

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



Esta é uma cópia digital de um livro que foi preservado por gerações em prateleiras de bibliotecas até ser cuidadosamente digitalizado pelo Google, como parte de um projeto que visa disponibilizar livros do mundo todo na Internet.

O livro sobreviveu tempo suficiente para que os direitos autorais expirassem e ele se tornasse então parte do domínio público. Um livro de domínio público é aquele que nunca esteve sujeito a direitos autorais ou cujos direitos autorais expiraram. A condição de domínio público de um livro pode variar de país para país. Os livros de domínio público são as nossas portas de acesso ao passado e representam uma grande riqueza histórica, cultural e de conhecimentos, normalmente difíceis de serem descobertos.

As marcas, observações e outras notas nas margens do volume original aparecerão neste arquivo um reflexo da longa jornada pela qual o livro passou: do editor à biblioteca, e finalmente até você.

#### Diretrizes de uso

O Google se orgulha de realizar parcerias com bibliotecas para digitalizar materiais de domínio público e torná-los amplamente acessíveis. Os livros de domínio público pertencem ao público, e nós meramente os preservamos. No entanto, esse trabalho é dispendioso; sendo assim, para continuar a oferecer este recurso, formulamos algumas etapas visando evitar o abuso por partes comerciais, incluíndo o estabelecimento de restrições técnicas nas consultas automatizadas.

#### Pedimos que você:

- Faça somente uso n\u00e3o comercial dos arquivos.
  - A Pesquisa de Livros do Google foi projetada para o uso individual, e nós solicitamos que você use estes arquivos para fins pessoais e não comerciais.
- Evite consultas automatizadas.
  - Não envie consultas automatizadas de qualquer espécie ao sistema do Google. Se você estiver realizando pesquisas sobre tradução automática, reconhecimento ótico de caracteres ou outras áreas para as quais o acesso a uma grande quantidade de texto for útil, entre em contato conosco. Incentivamos o uso de materiais de domínio público para esses fins e talvez possamos ajudar.
- Mantenha a atribuição.
  - A "marca dágua" que você vê em cada um dos arquivos é essencial para informar as pessoas sobre este projeto e ajudá-las a encontrar outros materiais através da Pesquisa de Livros do Google. Não a remova.
- Mantenha os padrões legais.
  - Independentemente do que você usar, tenha em mente que é responsável por garantir que o que está fazendo esteja dentro da lei. Não presuma que, só porque acreditamos que um livro é de domínio público para os usuários dos Estados Unidos, a obra será de domínio público para usuários de outros países. A condição dos direitos autorais de um livro varia de país para país, e nós não podemos oferecer orientação sobre a permissão ou não de determinado uso de um livro em específico. Lembramos que o fato de o livro aparecer na Pesquisa de Livros do Google não significa que ele pode ser usado de qualquer maneira em qualquer lugar do mundo. As conseqüências pela violação de direitos autorais podem ser graves.

#### Sobre a Pesquisa de Livros do Google

A missão do Google é organizar as informações de todo o mundo e torná-las úteis e acessíveis. A Pesquisa de Livros do Google ajuda os leitores a descobrir livros do mundo todo ao mesmo tempo em que ajuda os autores e editores a alcançar novos públicos. Você pode pesquisar o texto integral deste livro na web, em <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>





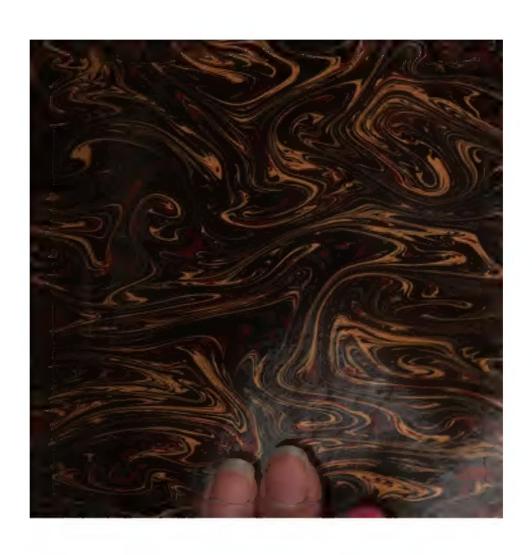









# ERRA CIVIL

ABELECIMENTO DE GOVERNO PARLABENTAR

### PORTUGAL

to territor disconstina militar e politica deste researched to the deste resea

## STWATE DAYS BY LEX SOULING

SEGDAMA EPOCHA GUERRA DA PUNINSPLA





# HISTORIA DA GUERRA CIVIL

E DO

## STABELECIMENTO DO GOVERNO PARLAMENTAR

EM

### PORTUGAL

| • |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|--|
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   | • |  |  |
|   |   |   | , |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
| • |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   | • |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   | • |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   | • |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   | • |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |
|   |   | - |   |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |  |

## HISTORIA DA GUERRA CIVIL

E DO

## ESTABELECIMENTO DO GOVERNO PARLAMENTAR

EM

#### **PORTUGAL**

DP646 L8 v.5

# HISTORIA

DA

# GUERRA CIVIL

E DO

#### ESTABELECIMENTO DO GOVERNO PARLAMENTAR

EM

### PORTUGAL

Comprehendendo a historia diplomatica, militar e politica deste reino desde 1777 até 1834

POR

#### SIMÃO JOSÉ DA LUZ SORIANO

Bacharel formado em medicina pela universifiade de Coimbra, socio correspondente do Instituto da referida cidade e benemerito do Gremio Litterario da cidade de Angra do Heroismo

Propter Sion non taceho, et propter Jerusalem non quiescam.

Isains, cap. 62.

SEGUNDA EPOCHA

GUERRA DA PENINSULA

TOMO II



LISBOA
IMPRENSA NACIONAL
1871

# PREVENÇÃO AO LEITOR

Tendo havido duvidas por parte da repartição do gabinete do ministerio da guerra sobre o fixar-se-me o praso de quatorze mezes, que lhe tinha proposto para a apresentação que lhe devia fazer do manuscripto de cada um dos volumes d'esta obra, depois de concluida a impressão dos tres que já estão publicados (cousa em que me parecia não poder haver duvida, tanto pelo acordo que de facto se tinha dado até então entre mim e o anterior pessoal do mesmo gabinete, sobre a promptificação do manuscripto dos referidos tres volumes, como por haver igualmente um outro escriptor a quem pelo referido ministerio se dá o praso de dois annos para o mesmo fim, tendo este alem d'isso a prestação mensal de 60\$000 réis e eu a de 405000 réis), foi todavia similhante negocio a consultar ao conselheiro procurador geral da corôa, o sr. ex-ministro d'estado João Baptista da Silva Ferrão de Carvalho Mártens, o qual, sem attenção alguma para com as disposições dos contratos que havia entre mim e o governo, tomou por expediente não resolver as duvidas que sobre elles havia, acrescentando-as ainda mais com o propor na conclusão final do seu parecer, que se fizesse commigo um novo contrato. À vista pois d'isto o mesmo gabinete dirigiu-me um officio, pedindo-me as bases para esse novo contrato, pedido a que respondi que, attentos os incessantes embaraços que encontrava para o regular andamento e conclusão da minha commissão litteraria, embaraços que se não tinham dado com algum outro escriptor subsidiado pelo governo, hesitava em mandar taes bases, emquanto de novo se me não pedissem. Requisitaram-se-me por um segundo officio, de que resultou envia-las eu, fundando-as sómente nas disposições dos meus ditos contratos, um com a data de 31 de outubro de 1861 e outro com a data de 16 de setembro de 1870, os quaes entendia não poderem ser derogados a bel-prazer do sr. conselheiro procurador geral da corôa, cujo parecer reputei em tal caso formulado, senão com vistas decididamente hostis a meu respeito, pelo menos não conformes ao que tenho por justo, a não ter havido n'isto superficialidade, facto que me parece contrastar singularmente com os creditos da integridade attribuida ao sr. Mártens Ferrão, reputado por muitos como estranho ao systematico espirito dos nefastos clubs e corrilhos das facções políticas do nosso tempo, pois a não se pertencer a elles, ninguem poderá conseguir dos governos e dos seus mais proximos delegados cousa alguma de importancia.

Seguiu-se a isto o passar eu depois pelo dissabor de se me remetterem as minhas ditas bases alteradas em todos os artigos, ou antes contrariadas por outras, destruidoras em tudo do que commigo se havia anteriormente estipulado. Tendo eu pois estas alterações como um arbitrario e flagrante quebrantamento dos referidos contratos, dos quaes vi não se fazer o mais pequeno caso, tratando-se sómente de se me cercearem as vantagens, que por elles se me tinham garantido, e de se me augmentarem por outro fado os encargos, a ponto de os não poder desempenhar, cousa que aliás me pareceu, não só repugnante, mas até indecorosa, tanto para a minha posição social, mediana como é, como para o meu caracter liso e verdadeiro, tendo eu rigorosamente cumprido com as obrigações da minha dita commissão, tomei a resolução de responder. em officio de 11 do mez de setembro proximo findo, que estava firmemente decidido a não subscrever a condições que tão desairosas para mim se me antolhavam, e portanto que fóra das que havia proposto só aceitaria as que para uma commissão igual à minha se contém no contrato feito com o sr. major José Maria Latino Coelho. E como o meu dito officio esteja até hoje sem decisão, póde bem ser que esta obra fique de novo interrompida, cousa de que a mim me não cabe a menor responsabilidade, se porventura alguma póde haver em similhante caso.

Lisboa, em 30 de novembro de 1871.

O AUGTOR.

#### CAPITULO I

No meio das difficuldades para centralisar a revolução da Hespanha, e das reciprocas rivalidades dos generaes bespanhoes (entre os quaes se contava o marquez de la Romana, depois que viera da Dinamarca), quatro grandes exercitos poz a mesma Hespanha em campo contra os francezes, circumstancia que obrigou Napoleão, depois da sua conferencia com o imperador Alexandre em Erfurth, a marchar para a peninsula com um poderoso exercito, á testa do qual os seus generaes derrotaram os hespanhoes em Espinosa, Gamonal e Tudela, entrando elle Napoleão em Madrid, depois de ter igualmente vencido a resistencia que achou na passagem de Somo-Sierra. Pondo-se em marcha contra o exercito inglez de sir John Moore, que de Portugal tinha entrado em Hespanha, foi até Astorga, d'onde repentinamente voltou para Valladolid, e depois para França, commettendo ao marechal Soult o cuidado de expulsar da peninsula os inglezes, os quaes foram effectivamente obrigados a embarcar-se na Corunha para o seu paiz, depois da batalha que n'aquella cidade tiveram de acceitar aos francezes, morrendo n'ella o proprio sir John Moore. Sobre os embaraços que os membros da regencia portugueza tinham para o cabal desempenho das suas funcções, contando-se entre taes embaraços a opposição, que lhes fazia o bispo do Porto, sobreveiu a noticia dos desastres do exercito inglez em Hespanha, noticia que então obrigou o governo britannico a querer tomar a seu soldo um exercito portuguez, destruida em parte a má opinião que em Inglaterra havia contra o caracter militar dos portuguezes, por eleito das informações dadas em contrario por sir Roberto Wilson, commandante da leal rião lusitana, que primitivamente se organisára na mesma Inglaterra, d'onde veiu para Portugal, prestando cá relevantes serviços. Emquanto pois os governadores do reino tralavam da melhor collocação das tropas portuguezas para defeza do paiz, não obstante o man estado em que ainda se achavam e o pouco cuidado que tinham tido em as organisar melhor, o general inglez sir John Cradock dispoz-se, não só a saír de Portugal para Inglalerra, fazendo mão haixa nos navios portuguezes que ainda estavam no Tejo, mas tambem a destruir tudo quanto podesse ser vantajoso aos francezes.

Como já vimos no fim do capitulo III do precedente volume, o rei José, desenganado da derrota experimentada pelo general Dupont em Baylen, havia-se retirado de Madrid sobre o Ebro, segundo o parecer que prevalecêra no conselho militar, por elle mandado reunir para se resolver o partido que no meio de taes occorrencias devia ser adoptado. Por conseguinte, desde que o mesmo rei José effeituou tal retirada e

lixou na primeira guinzena de agosto de 1808 a sua residencia nos limites da provincia de Burgos, ou em Vittoria, onde inutilmente consuma o tempo em expedir phantasticos decretos e em traçar marchas e expedições que se não realisavam, a insurreição popular da Hespanha, marchando até al anarchica e tumultuaria, acalmára-se até certo ponto, comecando desde então por diante a sentir-se geralmente a necessidade de uma guerra regular e methodica entre a mesma Hespanha e a Franca, de que resultou não poder ser decidida a contenda entre uma e outra nação senão pela sorte das armas, e por conseguinte por meio de exercitos regulares. Foi tambem desde então por diante que começaram as grandes difficuldades da restauração da Hespanha, pela complicação d'esta nobre e grande empreza com o imperio das pequenas e ridiculas paixões de alguns individuos, que hastante prejudicaram com ellas a causa publica. As transacções e arranjos que tiveram logar durante o memoravel periodo, comprehendido entre a famosa batalha de Baylen e a da Corunha. acham-se tão consideravelmente embrulhados, que a narra ção dos acontecimentos que durante elle tiveram logar, não pôde deixar de ser confusa, e effectivamente o é, como 📚 póde ver na *Historia* do conde de Toreno. A formação da ju**nta** central em Madrid, os capruchos dos generaes hespanhoes, ad suas interminaveis disputas, filhas de rivalidades reciprocas, as operações do exercito francez antes da chegada de Napoleão à Hespanha, e as do seu grande exercito, depois que ali chegou, e finalmente a campanha das tropas auxiliares inglezas do commando de sir John Moore, parece constituirem uma serie de acções distinctas, ligadas apenas pela grande catastrophe, experimentada pelas referidas tropas. Deixando pois o inextricavel dedalo das operações e movimentos parciaes das forças de cada uma das juntas e dos seus respectivos generaes, operações e movimentos constantemente desgracados e sem resultado algum proficuo, buscaremos dar a possivel unidade ao que por si não tem verdadeiro nexo, nem ligação conhecida.

Não se póde negar que a divisão da Hespanha em muitan

provincia separadas e como independentes umas das outras, tinha ao principio poderosamente favorecido a insurreicio popular contra os francezes, por isso que cada provincia, mada se lhe importando com a sorte das outras, nem mesmo com a da capital, sómente cuidava de si, preparando win e energicamente os meios da sua resistencia individual; us desde o momento em que uma guerra regular se tornou precisa para expellir os francezes da peninsula, communs nimigos para todas essas provincias, desde então, dizemos nis, esse principio de isolamento ou independencia reciproa, impedindo a communidade dos esforços que todas as dius provincias deviam fazer, pela recusa que todas ellas mostram em obedecer á junta suprema, tornou-se altamente bocivo a um systema regular de campanha, para que era necessario unirem-se todas, poisque separadas nada podiam fazer contra as aguerridas tropas da França. Isto tornou-se tanto mais necessario, quanto mais funesto se tornára tambem o mallogro da insurreição da Biscaya, que não sómente inutilisara os soccorros que para ella a Inglaterra fornecêra, mas até impossibilitara as futuras operações do exercito da Galliza, de que era general D. Joaquim Blake. Este exercito, depois da sua derrota em Rio-Secco a 14 de julho de 1808, ficira por algum tempo desorganisado; mas por fim conseguiu formar-se de novo em Manzanal e Astorga nos ultimos dias de 20sto, dirigindo-se na força de 30:000 homens, asturianos e gallegos, para a vertente meridional da cadeia de montamas, que das Asturias e Santander separa Leão e Burgos, não ousando passar ávante por falta de cavallaria. O general D. Gregorio de la Cuesta estava por então em Arevalo com 1:500 dragões. A junta de Castella e Leão, tendo-se refugiado en Ponteferrada, ordenou a Cuesta, que enviasse a sua cavallaria para o exercito de Blake; mas Cuesta, que era um velho teimoso, alem de ambicioso, como já notámos, achando-se desesperado pela sua derrota de Rio-Secco, d'onde resultára a sua viva indisposição com Blake, em logar de obedecer, retirou-se para Salamanca, reuniu a si 8:000 ou 10:000 paiza-166. armou-os, e á testa d'elles annullou todos os actos da



# HISTORIA DA GUERRA CIVIL

E DO

## STABELECIMENTO DO GOVERNO PARLAMENTAR

EM

### **PORTUGAL**

havia numerosas tropas inglezas. Uma outra circumstancia favoravel ao triumpho da causa hespanhola foi a volta para o seu paiz do general marquez de la Romana, que tanto a proposito appareceu para a defender. Este personagem illustre e de muita reputação entre os seus concidadãos, tendo por aquelle tempo a crença de ser um dos melhores generaes da Hespanha, havia com uma divisão saido da sua patria em março de 1807 e com ella dirigira-se para a Toscana, onde se lhe reuniram as forças hespanholas que já lá se achavam, formando ao todo uma divisão de 14:905 homens. Napoleão, querendo sem duvida afastar para longe da mesma Hespanha um tão illustre nome e de tamanho prestigio como o do marquez de la Romana, e juntamente com elle a divisão do seu commando, toda ella composta de gente escolhida, mandou esta força para o norte da Europa, onde, juntando-se ao exercito francez, ticou debaixo do commando supremo do marechal Bernadotte, quando operava contra a Pomerania.

Effeituada a paz de Tilsitt, la Romana e a sua divisão foram mandados para as ilhas dinamarquezas de Secland, Jutland e Fionie, ficando lá de quartel. Estava pois la Romana em Fionie, a pretexto de guardar o Baltico, mas na verdade para não saber o que se passava no seu paiz, quando Bernadotte lhe intimou da parte do mesmo Napoleão ordem de prestar juramento ao rei José, seu irmão, e de o fazer igualmente prestar ás tropas do seu commando, como praticou. Mas sendo pouco depois informado da revolução da Hespanha contra os francezes, por ella se declarou de prompto. Foi um padre catholico, chamado Roberto, e escocez de origem, quem disfarçadamente chegou a Frome e o poz em communicação com o contra-almirante Roberto Keats, que commandava a segunda esquadra ingleza n'aquellas paragens. Resolvido pois la Romana a voltar para a sua patria, escreveu uma circular às suas tropas, convidando-as a concentrarem-se todas immediatamente nas ilhas de Fionie e Langland, a fim de se disporem a embarcar. O segredo guardado sobre este movimento foi tal, que quasi todas as tropas chegaram no mesmo dia ao ponto de reunião, faltando sómente as estacionadas em

Secland, que haviam sido desarmadas e presas no arsenal de Copenhague, e dois esquadrões de cavallaria, que tiveram a mesma sorte em Juliand. Depois de ter occupado a praça de Nyborg em Frome e de haver concluido com o governador de Langland uma convenção, pela qual este se obrigava ao fornecimento das provisões proprias da ilha, la Romana embarcou as suas tropas, em numero de quasi 10:000 homens, a bordo dos navios de cabotagem dinamarquezes, que então se achavaar em Nyborg e Langland, e elle mesmo se lhes juntou com o seu estado maior em Gothembourg, deixando depois o commando d'ellas ao conde de San Roman, a fim de se dingir a Londres, para se entender com os ministros inglezes, ácerea dos subsidios indispensaveis para as suas futuras operações. De lá voltou por tim para a Hespanha muito depois do desembarque das suas ditas tropas, effeituado em Santander no dia 9 de outubro de 1808, d'onde marcharam depois a encorporar-se ao exercito de general Blake.

Era aqui o logar proprio de por o leitor ao alcance de todas as intrigas que se passaram em Hespanha até ao momento da instaltação da junta central em Aranjuez,no dia 25 de setembro do referido anno de 1808; mas sendo isto materia enfadonha e de pouco interesse historico, pelo menos com relação a Portugal, só diremos que por um decreto da referida junta todos os seus differentes exercitos se reduziram finalmente a quatro grandes corpos: 1.º Exercito da esquerda, que devia comprehender as tropas da Galliza, as de Leão, as das Asturias, a divisão de la Romana, e os homens que se podessem obter das montanhas de Santander e dos paizes que ellas atravessam: o commando d'este exercito, que podia elevar-se a 45:000 homens, foi dado ao general D. Joaquan Blake, que estendia a sua linha desde Burgos até Bilbau, dirigindo-se para Mondragon, nas vistas de fazer rosto aos francezes por traz de Vittoria, querendo-lhes disputar a capital da Biscaya, onde por fim conseguiu manter-se. 2.º Exercito do centro, composto das tropas da Catalunha e homens d esta mesma provincia, denominados somatenes, das pequenas divisões que debaixo do commando do general D. José

Galluzo tinham ido de Portugal e de Mayorca, e das que tambem enviaram Granada, Aragão e Valencia, cujo numero uns elevavam a 20:000 homens, outros o limitavam sómente a 12:000, commandados, tanto pelo dito Galluzo, como em segundo logar pelo marquez de Belveder, occupando Burgos. 3.º Exercito da direita, que devia ser formado pelas quatro divisões da Andaluzia, das de Castella e Extremadura e das de Valencia e Murcia: este exercito, que podía subir a 30:000 homens, tinha por commandante o capitão general, D. Francisco Xavier Castanhos, que com elle devia postar-se desde Calahorra até Logronho, bordando o Ebro e estabelecendo o seu quartel general em Soria. 4.º Exercito de Aragão, composto das tropas d'este reino e das que durante o cêrco de Saragoça se lhe tinham reunido de Valencia e outros mais: pontos: este exercito, que podia reputar-se em 18:000 homens, operava debaixo das ordens de D. José Palafox, que com elle occupava o paiz entre Saragoça e Sangueza, bordando o rio Aragão. Finalmente havia mais um pequeno exercito, donominado exercito de reserva, composto de uns 10:000 homens, que devia postar-se diante de Madrid, mas que nunca appareceu em linha. Por este modo os exercitos hespanhoes formavam uma especie de crescente de lua, cuja parte concava tinha na sua frente o exercito inimigo. A totalidade dos exercitos hespanhoes podia portanto subir a 105:000 homens, que deviam ser reforçados pelos 35:000 inglezes, commandados pelos generaes Baird e sir John Moore, este marchando das margens do Tejo para Valladolid e aquelle seguindo da Corunha para se ir unir a Moore, como já vimos no capitulo ultimo do anterior volume 4. Intrincheirado nas suas posições por trás do Ebro se achava o exercito francez do commando do rei José, em numero superior a 100:000 homens<sup>2</sup>, esperando ali, ao abrigo das fortalezas que occupava, que Napoleão lhe trouxesse os reforços que lhe per-

As forças inglezas que tinham vindo para a peninsula são as que constam do documento n.º 54-A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Estas forças são as que constam do mappa, que constitue o documento n.º 54-B.

mutussem tentar uma energica e colossal offensiva. Em simi-Ihantes circumstancias suppoz o governo britannico que o seu exercito, do commando de Moore, seria de um grande auxilio aos patriotas hespanhoes, sem que estes jamais se lembrassem da possibilidade de uma derrota, e muito menos de duas e tres successivamente, como de facto lhes aconteceu. Pela sua parte o governo de Hespanha, não mostrando nem temor, nem actividade, nem até mesmo previdencia alguma, contenlava-se só que o povo acreditasse nas falsidades que entre elle espalbayam contrarias ao inimigo. O poyo hespanhol igualmente presumpçoso, proverbial defeito do caracter nacional que the é inherente, parece que gostava de ser por smilhante modo enganado. Todos os symptomas da guerra imminente haviam-se constituido em funestos presagios de perdição para a causa nacional; todos os exercitos estavam quasi nus, abusando-se estupidamente da paciencia do soldado, reduzido ás mais crueis privações. Nas altas classes via-se a desunião, a cupidez e a incapacidade, e nas classes inferiores o ardor do patriotismo, remittindo progressivamente. Os dominadores do paiz mostravam-se ávidos, orgulhosos, e sem juizo algum prudencial; alem d'isto o inimigo era poderoso e do seu poder provinham os seus defeitos, ao passo que o povo hespaabol se mostrava insubordinado, vendo-se sem armas e até mesmo sem pão os respectivos soldados. Finalmente tanto no seu todo, como nas suas partes o governo de Hespanha estava muito abaixo das importantes funcções que tinha a desempenhar, de modo que, cheio de vaidosa ostentação e cercado de graves embaraços, o seu systema não era, segundo a participação do agente inglez, mr. Stuart, calculado nem para inspirar coragem, nem para augmentar o enthusiasmo.

Emquanto isto se passava em Hespanha, Napoleão Bonaperte, dando de mão, segundo o seu costume, a todas as hestações, de que era figadal inimigo, e buscando com avidez aproveitar o precioso tempo que então corria, deixou Erfurth a 11 de outubro, entrando em Saint-Cloud na manhã de 18. Certo da benevolencia do imperador Alexandre para comsigo, e reputando a Austria adstricta á conservação da paz, todo o seu empenho foi acudir rapidamente à peninsula, operando n'ella uma campanha, por que a submettesse inteiramente ao seu dominio, expulsando d'ella para todo o sempre os inglezes. Ao seu exercito deu então uma nova fórma; ao que até ali tinha o titulo de grande exercito, chamou-lhe exercito do Rheno, confiando o commando d'elle ao marechal Davoust. O corpo de Soult foi dissolvido, recebendo este marechal ordem de se dirigir para Hespanha. Por um decreto imperial dos primeiros dias de setembro determinou-se que todas as tropas existentes em Hespanha fossem encorporadas no grande exercito, vindo da Allemanha. Estas forças reunidas deviam formar oito grandes divisões, que se chamaram corpos do exercito, dos quaes elle Napoleão tomaria em pessoa o commando em chefe. O 1.º corpo do grande exercito, que de Berlim tinha vindo para Bayona, continuou a ter por commandante o marechal Victor, duque de Belluno, com o titulo de primeiro corpo do exercito da Hespanha. O 2.º corpo, que até ali era commandado por Bessieres, foi destinado ao marechal Soult, duque de Dalmacia. O titulo de 3.º corpo foi dado ao do marechal Moncey, duque de Conegliano. O 4.º corpo era formado pela divisão do general Sebastiani, reunida aos polacos e allemães, tendo por commandante o marechal Lefebvre, duque de Dantzick. O 5.º corpo era o do marechal Mortier, duque de Treviso, o qual partiu de Erfurth para o Rheno e d'aqui para os Pyrenéos para fazer parte do exercito da Hespanha. O 6.º corpo, recentemente vindo da Altemanha, teve por commandante o marechal Ney, duque de Elchingen: para este corpo se creou, debaixo das ordens do general Dessoles, uma bella divisão, que o devia tornar mais numeroso do que os outros corpos. O 7.º corpo, que teve por commandante o general Gouvion Saint-Cyr, era formado pelas tropas do general Duhesme (encerradas em Barcelona pela columna de Reille, que estava diante de Figueras), e por duas divisões que do Piemonte tinham vindo para o Roussillon. O 8.º corpo, chamado tambem exercito de Portugal, era formado pelas tropas de Junot, que os inglezes tinham mandado desembarcar na Rochella, depois de terem sido novamente armadas e providas de artilheria e cavallaria, continuando o mesmo Junot a ser o seu commandante. O marechal Bessieres foi posto á testa da cavallaria da reserva, composta de 14:000 dragões e 2:000 caçadores. Tudo isto formava uma força que contava para mais de 300:000 homens, entre as tropas existentes já em Hespanha e as veteranas, vindas da Allemanha e da Italia para os Pyrenéos até ao fim de agosto <sup>6</sup>. Constituam estas ultimas tropas o 1.º, 4.º, 6.º e 7.º corpos, a guarda e os dragões, comprehendendo mais de 200:000 homens; e eram estas as que, reunidas ás do rei José, superiores a 100:000 homens, e postadas junto do Ebro, formavam o total das forças que Napoleão vinha commandar em pessoa, para expulsar os inglezes da península e plantar de novo as invenciveis aguas da França nas fortalezas de Lisboa.

Organisado assim o exercito francez da Hespanha, Napoleão abriu em Paris as sessões do corpo legislativo no dia 25 de outubro, notando-se no seu discurso as seguintes expressões de orgulho: «E um particular beneficio da Providencia, que constantemente tem protegido as nossas armas, que as paixões tenham bastantemente cegado os conselhos inglezes, para que renunciem á protecção dos mares e apresentem finalmente um exercito no continente... Eu parto dentro em poucos dias para eu mesmo em pessoa me por á fiente do men exercito, e com a ajuda de Deus ir coroar em Madrid o rei de Hespanha e plantar as minhas aguías nas fortalezas de Lisboa». A esta linguagem corresponden servilinente o senado com os seus humildes votos em favor da guerra politica, justa e necessaria, que assim se la emprehender na pennsula. No dia 29 do referido mez de outubro deixou Napoleão a capital da França para se dirigir a Bayona, onde chegou a 3 de novembro: pela tarde de 4 atravessou a fronteira, indo ticar a Tolosa, e na noite de 5 chegou a Vittoria, onde se estabelecera o quartel general do rei José, seu irmão. Por aquelle mesmo tempo as operações dos francezes achavam-se

<sup>1</sup> O mappa total d'estas forças pode ver-se no documento n.º 54-C.

já em começo contra os hespanhoes, os quaes desde a sua victoria de Baylen em nada mais pensavam do que em envolver o exercito francez, systema de operações absurdo, que paralysou os esforços da junta central, taes ou quaes como os tinha empregado. Os marechaes Ney e Moncey foram os encarregados de retomarem a linha do Ebro e Aragão, d'onde resultou marchar Ney no dia 25 de outubro para Logronho, onde entron à bayoneta, levando adiante de si os castelhanos de Pignatelli, que se reuniram em Nalda, ao pé das montanhas que separam Logronho de Soria. Moncey pela sua parte mandou uma força contra Lerin, de cujo castello e villa se assenhoreou, aprisionando cousa de 1:000 hespanhoes, os quaes de prompto foram derrotados em toda a parte onde fizeram rosto aos francezes, a quem não podiam oppor séria resistencia, attenta a sua grande falta de disciplina, mal geral que se notava em todos os exercitos da Hespanha. Pela sua parte Blake tinha por aquelle tempo passado já as montanhas das Asturias em Espinosa, occupado Bilbau, e até mesmo marchado para Zornoza, sobre as alturas que fazem face a Durango, não tendo comsigo mais que 20:000 ou 22:000 homens, metade tropa de linha e metade paizanos e estudantes, por se lhe não ter ainda reunido a divisão de la Romana. Os hespanhoes achavam-se já adiante de Durango, occupando uma linha de alturas, cuja direita, menos fortemente apoiada, podia bem ser torneada. N'aquella posição os foi o marechal Lefebvre encontrar com uma força igual á hespanhola. No dia 34 de outubro ali foi esta atacada pela forca franceza, dispersando-se os hespanhoes, perdendo 4:500 a 4:800 homens, entre mortos e feridos, tendo os francezes apenas 200 homens fóra de combate. Lefebvre, proseguindo com a sua victoria por diante, foi no dia 4.º de novembro entrar em Bilbau, onde os hespanhoes the não tizeram resistencia. D'ali mandou occupar Balmaseda pela divisão Villate, que pertencia ao corpo do marechal Victor, e em Bilbau se aquartelou elle mesmo com o seu proprio corpo. No dia 3 de novembro Blake tinha reunido as suas forças em Nava, duas leguas áquem de Balmaseda, onde pouco depois se lhe encorporaram também as forças de la

Romana, e outras que se elevavam de 9:000 a 10:000 homens, com o que o seu exercito consideravelmente melhorou.

Tal era a situação reciproca dos exercitos belligerantes no momento da chegada de Napoleão a Vittoria. Pela sua parte o imperador não approvou as operações de Lefebvre; mas, como isto não tinha já remedio, passou a ordenar em tal caso o que ao seu plano entendeu por mais conforme. Eram as suas vistas cortar com arrojo a linha hespanhola pelo centro, dividir por este modo em duas partes os seus exercitos, e anenas conseguisse isto, derrota-los depois completamente por ordem de detalhe, antes de se dirigir a Madrid. Mais para conter do que para repellir as forças do general Blake, Napoleão deitou contra elle os marechaes Victor e Lefebyre. Providenciadas por este modo as cousas sobre a direita, mandou para a sua esquerda o marechal Moncey, com ordem de se limitar sómente a cobrir o Ebro desde Logronho até Calahorra, enviando-lhe de reforço uma das divisões do sexto corpo (o do marechal Ney). Feito isto, elle mesmo se destinou a acommetter o centro da linha hespanhola com os corpos dos marcchaes Soult e Ney (2.º e 6.º), com a guarda imperial e a maior parte dos dragões. Todas estas disposições se tomaram de 6 para 7 de novembro. Lefebyre teve ordem de continuar a perseguir Blake, e Victor a de marchar para Balmaseda por Ordunha e Amurrio: estes dois corpos reunidos faziam uma força de 50:000 homens. Conseguindo juntaremse em Balmaseda, Blake foi na tarde de 9 de novembro de Nava para Espinosa de los Monteros, onde se resolveu a receber o ataque dos francezes. Pela uma hora depois do meio dia de 10 de novembro viu-se chegar o corpo do marechal Victor, que em Nava se havia separado do corpo do marechal Lefebyre, tomando este a direcção de Villarcayo, emquanto que aquelle la pelo rasto de Blake, e ambos elles nas vistas de o envolverem. Acommettidos os hespanhoes nas suas posições de Espinosa, tiveram ainda assim a coragem de as conservar por todo o dia 10 com bastante sacrificio, perdendo o seu exercito dois dos seus melhores chefes, o conde San Roman e D. Francisco Riquelme, ambos elles mortalmente feridos. Faltos de viveres, a ponto dos seus mesmos chefes se verem obrigados a nutrirem-se de espigas de milho e de maus fructos, a miseria chegou ao maior auge possivel, pela má administração das finanças e cega confiança do general em chefe, que esperava que lhe fossem fornecidos pelos navios inglezes que velejavam na costa da Biscaya. Os feridos jaziam abandonados pelo campo, sem se lhes poder ministrar soccorro algum no meio dos seus soffrimentos, nada lhes podendo vir de Espinosa, cuja villa se achava deserta, pela fuga dos seus habitantes, amedrontados pelos successos da guerra.

Não admira pois que as deserções, que desde 31 de outubro se tinham já feito sentir no exercito hespanhol, começassem a apparecer em muito maior escala durante a obscuridade da noite de 10 para 11 de novembro. Na manhã d'este ultimo dia os francezes retomaram a offensiva. O ataque, que no dia 10 tinha sido feito contra a direita dos hespanhoes, foi na manhã de 11 dirigido contra a sua esquerda, por terem reconhecido os francezes que a altura pela mesma esquerda occupada era a chave da posição sustentada; contra ella dirigiram pois o seu ataque, que aliás durou pouco tempo, porque apenas os hespanhoes viram mortos e feridos alguns dos chefes que mais prézavam, viraram logo costas, abandonando o combate. Após este desastre Blake ordenou a retirada da sua direita e centro, designando para ponto de reunião das suas tropas a villa de Reinosa, onde se achava o parque geral da sua artilheria e o deposito dos aprovisionamentos. esperando refazer ali o seu exercito, o que aliás não pôde conseguir, porque a activa diligencia e perspicaz previsão dos generaes francezes não lhe deram treguas, nem repouso. A perda dos hespanhoes em Espinosa foi immensa, e a sua derrota quasi completa, victimas de uma terrivel confusão 1, fugindo em desordem em todas as direcções, accumulando-se uns sobre a ponte de Espinosa, buscando passar para alem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Assim o confessa o proprio conde de Toreno na sua Historia do levantamento, guerra e revolução da Hespanha.

do Tracha, e outros mesmo deitando-se ás aguas d'este rio, para o atravessarem a vau. Póde portanto dizer-se que em logr de retirada, não se viu mais que uma precipitada e espantosa fuga, filha da derrota de 30:000 homens, inteiramente aterrados, empurrando-se uns aos outros em similante fuga, buscando todos a salvação no delirio do seu term. Se sosse n'uma planicie, a cavallaria franceza os teria a was infallivelmente aprisionado ou acutilado. A perda dos bespanhoes em mortos e feridos Thiers a computou em 3:000 bonens, dizendo que a dos francezes fora, pouco mais ou meus, de 1:100. Tal foi o exito que teve em Espinosa o formimidavel exercito hespanhol das Asturias, de Leão e da Galka, denominado da esquerda, destinado a cortar a linha de operações do exercito francez. Toda esta victoria foi ganha unicamente pelo corpo do marechal Victor, que se podia reputar em 25:000 homens, porque o do marechal Lefebvre tinha, como já dissemos, tomado o caminho de Villarcayo, onde chegou pela tarde do dia 11.

Napoleão soube pela manhã do dia 9, que bastava o apparecimento das suas tropas para que as hespanholas fugissem logo desordenadamente, e se até ali tomára algumas precauções nos seus movimentos, desde então entendeu que podia asoutamente deixar de as tomar. Com esta persuasão ordenou na referida manhã do dia 9 aos marechaes Soult e Bessieres, que se dirigissem a Burgos. O marechal Moncey foi mandado observar de Lodosa o exercito de Castanhos e o de Aragão, deixando em Logronho os generaes Lagrange e Colbert do 6.º corpo, cuja principal força se devia dirigir sobre Aranda do Douro. Soult e Bessieres com a sua cavallaria, acompanhando ambos a Napoleão á testa da guarda real e da reserva, seguiram portanto a estrada real de Madrid na direcção de Burgos, como se lhes ordenára, por ser da intenção do mesmo Napoleão passar de lá ás planicies da Castella Veha, que se propunha correr a galope e perseguir os fugitivos bespanhoes, sendo esta a causa por que levára comsigo tamanho numero de dragões. Pelas quatro horas da manhã do is 10 o marechal Soult poz o seu corpo de exercito a cami-

nho de Monasterio para Burgos. As forças do exercito hespanhol do centro, que até ali occupavam aquella cidade, tinham saido d'ella para se dirigirem ao alto Ebro, com o fim de irem em Frias cobrir a direita do general Blake, em conformidade com as decisões do conselho de guerra, que os generaes hespanhoes tinham tido em Tudela: 6:000 homens d'este mesme corpo hespanhol do centro tinham ficado em Aranda, estrada de Madrid. Os 12:000 homens que iam para Burgos, compunham-se, como todos os mais exercitos da Hespanha, por aquelle tempo, de tropas de linha, voluntarios, paizanos e estudantes. Este exercito contava também nas suas fileiras alguns batalhões de guardas wallonas e hespanholas, que eram os melhores soldados da Hespanha. Acompanhava-o igualmente uma numerosa artilheria, bem arreada e servida de parelhas. Na ausencia do capitão general Galluzo, trazia por commandante o marquez de Belveder, mancebo sem experiencia, e que temerariamente avançára contra os francezes, arrastado pela mais louca presumpção.

Logoque as tropas do marechal Soult chegaram no dia 10 a Gamonal, que era o local onde os hespanhoes estavam postados, ordenou o general Lassalle o ataque como lhe pareceu conveniente. A resistencia foi curta, abandonando os hespanhoes o terreno dentro em pouco tempo, deixando em poder dos atacantes bandeiras e artilheria. A derrota foi por conseguinte completa, soffrendo os hespanhoes uma consideravel perda. Os francezes, entrando em Burgos, deram esta cidade ao saque, apprehendendo n'ella duas mil sacas de fina la, pertencentes a ricos proprietarios de rebanhos. No mesmo dia chegou a Lerma o marquez de Belveder com um bom numero de soldados debandados. Perseguido pelos francezes, d'ali se dirigiu para Aranda do Douro, e como ainda lá se não julgasse seguro, foi depois para Segovia, onde a junta central o substituiu no commando por D. José Heredia. Soult, tendo mandado uma columna sobre Lerma, para perseguir os hespanhoes, e uma outra para Palencia e Valladolid, no mesmo dia 11 de novembro marchou elle para Remosa, nas vistas de cortar a Blake a sua retirada. Este general la acompanhado de

um grande comboio de doentes e feridos, e socegadamente segma a sua marcha, quando lhe annunciaram a approximação dos francezes. A artifheria, precipitando a sua marcha, ainda se pode salvar d'este ataque sobre Reynosa, mas dos feridos muitos cairam nas mãos dos francezes, sendo victimas do seubrutal furor, entre os quaes se contou o general Acevedo, a favor do qual nada poderam conseguir as affectuosas supplicas do seu ajudante de campo, D. Raphael del Riego, o mesmo que mais tarde se tornou tão celebre durante a revolução liberal de 1820, sendo victima do seu liberalismo nas mãos dos absolutistas. Durante a noite de 13 de novembro, Blako partiu de Reynosa para o valle de Cabuernigo, onde a miseria o perseguiu no mais alto grau. No auge da sua grande tristeza e desanimação recebeu a noticia de ter de entregar o commando ao marquez de la Romana, de quem recebeu orciem de retirar para Liebana de Leão, onde devia fazer alto e esperar por elle sobre a margem direita do Elza. Pela sua parte os marechaes francezes, levando Blake adiante de si, seguiram diversas direcções. Lefebvre com o seu 4.º corpo, elepois de alguns dias de repouso, encaminhou-se para Carrion de los Condes, e de lá para Valladolid. O 1.º corpo, do commando do marechal Victor, reuniu-se a Napoleão em Burgos, onde elle estabeleceu o seu quartel general. Soult com o seu 2.º corpo dirigiu-se para Santander, onde deixou uma guarnição, indo de lá para as planicies de Campos, depois de ter batido e dispersado em caminho uma divisão de 4:000 homens, commandada por D. Nicolau de Llano Ponte.

Napoleão, impaciente de estabelecer o seu quartel general em Burgos e de fazer d'esta cidade a base das suas operações, tinha no dia 10 de novembro ido ficar a Cubo, entrando incognitamente em Burgos na noite de 11. Mandando queimar o estandarte, que tinha servido à proclamação da realeza de D. Fernando VII, recebeu depois o clero e as auctoridades com extrema severidade. Assumindo o caracter de um conquistador irritado, julgou-se, pelo direito da guerra, senhor de poder dispor de tudo a seu talante. No dia 12 decretou uma amnistia geral com as unicas excepções dos duques do

Infantado, de Ibjar, de Medina Cœli, e de Ossuna, do marquez de Santa Cenz del Viso, dos condes de Fernan Nunes, e de Altamira, do printige de Castelfranco, de Pedro Cevallos, e do bis<sub>tr</sub>o de Santander, por se terem declarado inimigos da França e da Hespatha, e tornado a ambas as coróas traidores. Adiando por emquanto a questão de ir bater os inglezes, por ver a paralysação dos seus movimentos, resolveu-se ao ataque dos exercitos hespanhoes da direita, antes de se dirigir a Madrid, depois de ter feito percorrer as planicies da Castella por 8:000 homens da sua cavallaria, tanto para intímidar os habitantes, como para conter em respeito os mesmos inglezes. Os exercitos hespanhoes da direita, nem pela sua composição, nem pela sua força se achavam em estado de medir-se com as numerosas e aguerridas tropas francezas. O seu general em chefe, D. Francisco Xavier Castanhos (mais tarde duque de Baylen), accusado de lentidão e demasiada prudencia, deu logar a que a junta central mandasse para junto d'elle alguns homens, que o fizessem operar, excitando a sua actividade. A escolha recaiu em D. Francisco Palafox, irmão do famoso capitão general de Aragão e membro da mesma junta central; deram-lhe largos poderes e por companheiros o marquez de Coupigny, e o conde de Montijo. Palafox era estimavel pessoa, mas incapaz de tal missão. Coupigny era pela sua parte um estrangeiro, e alem d'isso mal visto de Castanhos desde a batalha de Baylen; finalmente Montijo tinha mais tendencias para semcar a discordia do que para conciliar os espiritos. Aos 5 de novembro reuniu-se um conselho de generaes, em que, contra o parecer de Castanhos, se decidiu o ataque contra o munigo, resolução que todavia se adiou por causa dos desastres de Blake, de que se teve noticia. Entre incertezas e debates se foi pois passando o tempo até 19 do dito mez de novembro, em que Castanhos suspeitou achar-se em cratica pasição, á vista dos movimentos que descobria nos exercitos francezes,

Effectivamente Napoleão ordenára ao marechal Ney, que tinha chegado a Aranda do Douro, que no citado dia 49 partisse d'ali para Santo Estevam e depois para Almazan, onde

espreitaria attento Soria e Calatayud, vigiando se Castanhos retrogradava da sua posição de Calahorra, ou se tomava a estrada que de Pamplona vem para Madrid, dirigindo-se para esta cidade, porque n'este caso devia passar em Soria e n'aquelle seguir para Calatayud. O marechal Lannes, duque de Montebello, restabelecido da sua quéda de um cavallo abito, que em Vittoria o tinha demorado até então, devia commetter de flanco e frente os hespanhoes, quer n'uma ou n'outra de taes direcções, dirigindo-se para Tudela. Com esta vistas se pozeram pois debaixo do seu commando 30:000 bonens de infanteria, 5:000 de cavallaria e 60 peças de artiberia. Todas estas forças se reuniram em Lodosa e suas viinhanças desde 20 até 22. Em cumprimento das ordens recebidas, o marechal Ney tinha chegado a Soria no dia 21 com eseu corpo de 20:000 homens. Por este modo os francezes queriam não sómente impedir o exercito de Castanhos de se dirigir para Madrid, mas até toma-lo de flanco e envolve-lo. Pela sua parte Castanhos julgou prudente retrogradar, estabelecer uma linha desde Tarazona até Tudela, estendendo ao longo de Queilés as suas forças em numero de 40:000 homens, inclusos 3:700 de cavallaria, quando se lhe reunissem \* tropas do exercito de Aragão, ao passo que a sua direita en apoiada no Ebro. No dia 22 Palafox chegou effectivamente com o exercito de Aragão. Havendo na tarde d'esse mesmo dia um conselho, n'elle opinaram os dois irmãos Pablox, que a todo o transe se defendesse Aragão. Castanhos queria pela sua parte apoiar-se nas provincias maritimas e meridionaes, por serem mais fecundas em recursos de toda 1 natureza. Debatiam-se estas opiniões quando se recebeu a micia de que os francezes vinham pelo lado de Alfaro. Effedivamente Lannes marchava pela margem direita do Ebro dreito a Calahorra, e percebendo ali que os hespanhoes se retiravam sobre Alfaro e Tudela, fôra na citada tarde de 22 Alfaro. Na manhã de 23 o mesmo Lannes deu ordem Pa se marchar a Tudela, sendo n'esta mesma manhã que o carito de Aragão começára pela sua parte a passar o Ebro Para sua margem direita na ponte de Tudela. Esseituada

que foi esta passagem, Castanhos lá os arranjon em batalha como póde, aregonezes e andaluzes, postando-os nas alturas que estão a Fante de Tudela, e que d'ali vão até ás vizinhangas de Cascante, todas ellas cobertas de vastos obvedos, occupan lo assun o seu exercito uma frente de quatro leguas. Chega los que foram os francezes, a acção começou pelo ataque contra os áragonezes, que se achavam postados nas alturas que precedem Tudela, e formavam a esquerda da sua respectiva linha. Os atacados defenderam-se bem, sustentando as suas posições até ás tres horas da tarde, em que o general Morlot, tendo repellido os mesmos aragonezes pelo lado direito, e avançando ao longo do mo atê Tudela, obrigou os mais a retirarem-se. Desde então seguru-se uma geral derrota. fugindo os bespanhoes no meio da maior desordem, deixando no campo muitos mortos e feridos, um numero de prisioneiros muito mais consideravel do que era costume, toda a suaartilheria, assim como um immenso parque de munições s carros de bagagem. A noite poz termo a esta memoravel batalha, retirando-se os aragonezes para Saragoça com D. Josê Palafox, e os andaluzes para Borja, e depois para Calatayad com o general Castanhos. Os francezes apprehenderam 40 peças de artilher a, fazendo 3:000 prisioneiros, alem de 2:000 mortos ou moribundos, que estendidos ficaram jazendo no campo da batalha.

As de totas de Espinosa, Gamonal e Tudela, experimentadas pelos exercitos hespanhoes da esquerda, centro e direitada sua respectiva linha, fizeram mallograr as loucas esperanças de victoria, que todos elles tinham posto nas suas forças, guiados mais depressa pelos seus ardentes desejos de vencer do que por justos e plausiveis motivos que para isso tives sem. Não sabendo manobrar, e temendo até mesmo não poderem desenvolver as suas columnas em tempo competento de um modo adequado, estendiam-se em longas linhas sem profundidade nas planicies, onde a superioridade da tactica franceza e a da sua hoa e numerosa cavallaria davam ao inimigo consideravel vantagem para de prompto as derrotarema Similhante ordem de batalha para as tropas que tinham de

operar tirava ás dos hespanhoes os meios de reforçarem com rapidez os pontos atacados pelas columnas cerradas dos francezes, ou os de se concentrarem, para assim resistirem ás massas do inimigo. Quanto aos povos da Hespanha, tambem se não deve esquecer, que, a par do seu patriotismo, predomin'elles ainda mais que tudo por aquelle tempo o seu espirito religioso, crentes em que Deus os auxiliaria, não tendo pratica alguma da disciplina, nem das leis da guerra, que era squillo em que mais verdadeiramente se deviam fiar. Os que militavam abandonavam de prompto as suas fileiras, logoque omeçavam a experimentar revez. Também se não julgavam obrigados a guardarem a fé promettida aos seus inimigos, não tendo mais que um só interesse e um só desejo, tal como o de vingarem por todos os meios possiveis as desgraças que os francezes estavam occasionando ao seu paiz. Póde portanto dizer-se que, sendo o povo hespanhol um povo guerreiro, estiva na verdade longe de se poder por então considerar como un povo militar, e falto como se achava d'esta qualidade, não podia deixar de ser vencido pelos seus inimigos.

Batido como portanto tinha sido na esquerda da linha hespanhola em Espinosa o exercito de Leão, da Galliza e das Asturias, commandado por Blake, o que em Gamonal tinha igualmente succedido ao exercito do centro, commandado pelo marquez de Belveder, e finalmente batidos como pelo mesmo modo foram em Tudela os exercitos da direita e de Aragão, commandados pelos generaes Castanhos e Palafox, Napoleão julgou desde então poder sem perigo algum marchar direito a Madrid, e com tanta mais rasão, com quanta mais via os inglezes não lhe contrariarem as marchas e operações, nem se interporem entre elle e as fronteiras da Fran-🔁. Um ligeiro obstaculo se oppunha todavia aos seus desejos sobre este ponto. A junta central, depois da derrota de Burgos, tinha providenciado para que se defendesse Madrid, e as passagens das serranias Guadarrama, Fonfria, Navacerrada e Somo-Sierra. Este ultimo ponto fôra o de que mais particumente se tinha tratado, por ser o mais exposto, mandando-se para elle D. Bento San-Juan com os corpos que tinham ficado em Madrid da primeira e terceira divisão da Andaluzia e alguns outros novos, a que também se tinham reunido os restos do exercito da Extremadura, fazendo ao todo uns 10:000 homens com algumas peças de artifleria: fraco obstaculo era seguramente este para demorar a marcha triumphal do imperador dos francezes no meio das suas successivas victorias de Espinosa, Gamonal e Tudela, manobrando 🛦 frente dos seus numerosos exercitos. Apesar das suas grandes vantagens, tomou ainda assum todas as precauções para se assegurar da passagem de Somo-Sierra. No dia 28 partiu de Aranda do Douro, estabelecendo no dia 29 o seu quartel general em Bocequillas. Depois de alguma resistencia, a referida passagem foi franqueada no dia 30, por meio de uma brilhante carga dos lanceiros polacos e caçadores da guarda. commandados por Montbrun. Desde então Napoleão pôde a seu salvo dirigir-se ate Madrid, circumstancia que fez com que os membros da junta central resolvessem sair de Aranjuez, que até ali era o local da sua residencia, e fossem para Talavera de la Reina na noite de 1 para 2 de dezembro, Entretanto o povo de Madrid pedia armar-se, supplica que se lhe deferiu, começando-se também a tratar da defeza da cidade com o maior cuidado, o que todavia não passou de alguns fossos e cortadoras adiante das suas portas exteriores, construmdo-se igualmente algumas baterias sem parapeitos, guarnecendo-se de peças de pequeno calibre; descalgaram-se também algumas ruas, seteiraram-se os murus que cercam Madrid, fazendo-se outras obras similhantes no meio de um extremo e universal enthusiasmo. Estabeleceu-se uma junta de defeza, correu-se ás linhas, e buscou-se embaraçar o passo a Napoleão, que na manhã de 🙎 do dito mez de dezembro, auniversario da sua coroação 🛭 da sua famisa victoria de Austerlitz, tinha chegado com o grosso do seu exercito ás portas da capital da Hespanha. Resistindo os seus habitantes á intimação de se renderem, o marechal Victor começou a construir baterias contra certos pontos, e mais particularmente contra o Retiro, que na manhã do dia 3 foi tomado pelos francezes da divisão Villatte, a qualatravessando o Prado, tomou as barricadas da entrada das ruas, e apossou-se do immenso palacio do duque de Medina Cæli, uma das chaves de Madrid.

Chegadas as cousas a este estado, não admira que a desordem subisse ao seu maior cumulo dentro da cidade. O marquez de Castelar, aproveitando-se d'esta circumstancia, pôde retirar-se durante a noite á frente das tropas de linha. Abandocado por este modo o povo de Madrid, teve de depor as rnas e submetter-se á colera de Napoleão. Pelas seis horas da manhã do dia 4 foram encontrar-se com o imperador os lespanhoes, D. Fernando Lavera e o general Morla, commandante das forças de Madrid, offerecendo-lhe a posse da capiul da Hespanha. Morla foi por este facto accusado de traidor, co pareceu ser, pela fraqueza de acceitar depois o serviço dos fancezes. Allucinado por tão brilhantes e rapidos successos, Napoleão julgou terminada a guerra e firmada definitivamente u cabeça de el-rei José, seu irmão, a corôa de Carlos V. A prova d'isto foi a resposta que deu ao corregedor de Madrid, mando lhe disse: «Os Bourbons não podem reinar em Hespa-Ma... Os exercitos inglezes eu os expulsarei da peninsula. Saragoça, Valencia e Sevilha submetter-se-hão, ou pela persuasão, ou pela força dos meus exercitos: não ha obstaculo algum capaz de retardar a execução das minhas vontades!..» A entrada do imperador em Madrid foi precedida de uma capitulação, que elle generosamente lhe concedeu. A 6 desarmaram-se os habitantes, e pondo-se de parte a capitulação, que pelo artigo 6.º ordenava, que as leis, os usos, e os tribunaes seriam conservados na sua actual constituição, um decreto appareceu contra o conselho de Castella, em que dizia que havendo-se este corpo conduzido com tanta fraqueza, como má fé, todos os seus membros eram destituidos como cobardes e indignos de serem magistrados de uma nação brava e generosa. Alem d'isto sicavam também como prisioneiros na malidade de refens. A este decreto seguiram-se outros, pehs quaes se aboliu a inquisição, o numero dos conventos se reduziu a um terço, os direitos senhoreaes e os privilegios gulmente se aboliram e se estabeleceram alfandegas nas

fronteiras da França. A par d'estes decretos, excellentes quanto à sua natureza, outros appareceram crueis e igualmente contrarios à já citada capitulação. D. Arias Mon, decano do conselho, e muitos outros magistrados foram presos e enviados para França. O principe de Castelfranco, o marquez de Santa Cruz del Viso, e o conde de Altamira ou de Transtamara, comprehendidos no decreto da proscripção de Burgos, tiveram a mesma sorte, commutando-se-lhes a pena de morte em prisão perpetua, infringindo-se com isto os artigos 1.º, 2.º e 3.º da já citada capitulação. Assim devia ser igualmente tratado o duque de Sotomayor, que por um favor especial escapou da mesma pena, o que não succedeu ao marquez de S. Simão, emigrado francez ao serviço da Hespanha, que foi julgado por uma commissão militar e por ella condemnado à morte, por ter defendido contra os seus compatriotas uma das portas de Madrid (a de Fuencarral). De tão terrivel sorte foi livre pelas instantes supplicas de sua desolada filha, que lhe pôde obter a commutação da pena de morte na de detenção em França.

Mas deixando de parte a conducta política de Napoleão, para nos occuparmos só da militar, diremos que as disposições tomadas por elle n'este ramo, depois da sua entrada em Madrid, denotavam manifestamente um vasto plano de operações, destinadas a submetter inteiramente a peninsula. Essas disposições, tomadas com summa intelligencia e rapidez, indicavam bem que elle queria fazer invadir a Galliza, a Andaluzia e o reino de Valencia pelos seus logares-tenentes, e tomar elle mesmo a seu cargo dirigir as suas tropas contra Lisboa. Subiam ellas então á enorme somma de 330:000 homens, não comprehendidas as reservas <sup>1</sup>. Em execução dos seus planos, o 6.º corpo, a guarda, e a reserva foram no dia 20 de dezembro postos debaixo da sua immediata direcção. O 1.º corpo foi mandado estacionar em Toledo, devendo a

<sup>1 250 000</sup> homens de infanteria, 50:000 de cavallaria e artilheria, manejando esta 400 Lôcas de fogo, alem de 32 000 homens mais que estavam empregados em guarnições, ou occupados em proteger a retaguarda do exercito,

cavallaria ligeira d'este corpo limpar as estradas que se dirigem para a Andaluzia até ás fraldas da serra Morena. O 4.º corpo achava-se em Talavera, sobre a estrada da fronteira de Portugal. O 2.º corpo occupava a ribeira Carrion, prompto a avançar sobre a Galliza. As divisões que compunham o 8.º corpo tiveram ordem de se reunir ao 2.º, e Junot, que commandava aquelle, foi tomar o commando do 3.º corpo, subsituindo o marechal Moncey, que fôra chamado a Madrid para serviço particular, talvez o da expedição contra Valena. 0 5.º corpo, tendo chegado a Vittoria, foi mandado rebrçar o 3.°, que por então se achava empregado no cêrco & Saragoça. O 7.º corpo conservava-se sempre na Cataluma: o seu numero era de 35:000 homens com 5:000 cavallos. As forças do cêrco de Saragoça eram pouco mais ou nenos iguaes. Restavam portanto mais 180:000 homens de infanteria e 40:000 de cavallaria para a realisação dos planos que Napoleão ideára. Contra um tão formidavel exercito a Hespanha nada absolutamente podia, despidos os exercitos bespanhoes como effectivamente se achavam de disciplina, de generaes, e até mesmo de coragem. Parecia portanto evidente que a escravidão da peninsula estava no decurso d'aquelle tempo por um sio a ser-lhe decididamente imposta, sendo portanto devida a outras causas, e não ao patriotismo, coragem e constancia dos hespanhoes a liberdade de Portugal e da Hespanha. Quanto ao estado em que as tropas d'esta nação se achavam, para poderem resistir com alguma vantagem 20 inimigo, era o mais deploravel possivel. O duque do Inantado, tendo fugido de Madrid, quando Napoleão se approximava d'esta cidade, fôra refugiar-se entre alguns milheiros de soldados do exercito de Castanhos; mas não os commandava. Estes miseraveis, achando-se privados de tudo, tornaram-se sediciosos e sem coragem alguma. O exercito de Valencia não existia, porque o pertencente a esta provincia ti-Ma-se encerrado em Saragoça, o que dera logar ás dissensies que appareceram entre a junta local e Palafox. Os desfiladeiros da Serra Morena achavam-se occupados por 5:000 necrutas indisciplinadas, reunidas precipitadamente pela junta

de Sevilha, depois da derrota do general San-Joan. Galluzo, que tinha emprehendido a defeza do Tejo com 6:000 soldados, mal armados e nada aguerridos, achava-se então em fugida, depois de ter sido atacado e desfeito em Almaraz por um destacamento do 4.º corpo. La Romana estava junto de Leão á testa de uns 18:000 ou 20:000 homens fugitivos, que havia reunido a si depois da derrota de Espinosa; mas d'estes sómento 5:000 tinham armas, sem nenhum d'elles ser capaz de disciplina, nem subordinação, porque apenas os reprehendiam da sua má conducta desertavam logo.

Sobre um tão triste e miseravel quadro acrescia não haver exercito algum na Galliza, ao passo que nas Asturias a corrupção do governo local, a sua fulta de fé e a sua oppressão vexavam o povo, e reduziam o patriotismo a não ser mais que um nome vão 4. A punta central, passando de Aranjuez para Talavera, atemorisada com a approximação dos francezes, estabelecêra-se depois em Badajoz, e por fim em Sevilha, onde a continuação da sua inactividade contrastava singularmente com o melindre da situação existente e o pomposo entono das suas folhas officiaes. As suas promessas eram geralmente falsas, a sua incapacidade evidente, e os seus esforços ridiculos ou mullos; eis-aqui pois o fructo que a Ingiaterra finha tirado dos consideraveis auxilios em munições e dinheiro que fornecèra à Hespanha 3, cujo vigor se via geralmente abatido, não se mostrando por então o seu entlusiasmo senão n'um pequeno numero de cidades. Por conseguinte Napoleão

1 É o que diz Napier, fundado no relatorno da campanha de sir John Moore, nos papais d'este general, o mas cartas de Stuart e de mr. Fr. ce.

<sup>2</sup> Desde o começo da gerria a Gram-Bretant a tinha cuviado aos exercitos Lespo do s., 2.000 000 de libros est rlinos, 450 peras de artifleria de campenha, 42.000 cartachos para esta arma, 200 000 espingargardas, 61 000 sabres, 79.000 piques, 23 000 000 de cartuchos embalados, 6.000:000 de brito de chumbo, 45:000 barros de polvora, 72:000 fardar entos, 310:000 pares de sapatos, 37 000 pares de botas, 40 000 tendas, 250.000 jardas de panno, 356 000 equipamentos de guerra, 418 000 jardas de panno branco, 50 000 capotes, 50 000 cantos, 51 000 bornaes, com uma variedade infinita de outros mais objectos. (John Jones, tomo 1.2, pag. 447 da traducção franceza.)

achava-se em Hespanha perfeitamente senhor das suas operações, e a peninsula seria inteiramente subjugada por elle, a ficar reduzida sómente á defeza dos seus naturaes. Collocados os francezes no centro do paiz, occupando Madrid e is praças fortes da Hespanha, com grandes linhas de communicações entre as suas differentes provincias e a França, ada se podia oppor á realisação das vistas e planos do mesno Napoleão, com a unica excepção da heroica Saragoça e do fraco exercito inglez de sir John Moore. Com toda a rasão inha pois o imperador para si que aquella cidade ou mais urde ou mais cedo forçosamente havia de cair em seu poder, reduzido como este negocio se achava á ampulheta do tempo e ao emprego de mais ou menos balas de artilhena. Quanto ao exercito inglez, com toda a rasão suppunha char-se já em retirada para Portugal, no que muito se enganava, porque o seu 4.º corpo de exercito, postado em Talavera, estava já mais perto de Lisboa que o exercito inglez collocado em Salamanca, podendo o francez por uma marcha precipitada chegar antes d'elle a esta capital, não se tendo por então feito em Portugal preparativo algum de defeza para embaraçar o passo a 60:000 francezes, com que o mesmo imperador o podia mandar occupar. A tudo isto acrescia mais, que os restos dos exercitos hespanhoes, surprehendidos e desanimados pelos seus desastres, haviam-se conspirado contra os seus proprios generaes, assassinando alguns d'elles, e os que tinham escapado de tão desastrada sorte achavam-se sem confiança nos seus amotinados soldados. Póde portanto dizer-se que a submissão da Hespanha ao jugo do imperador · era, como já dissemos, cousa inevitavel, e atrás da da Hespanha a de Portugal, se os negocios do norte da Europa não livessem vindo transtornar os bem ideados planos de Bonaparte, o primeiro dos quaes era aniquilar inteiramente o exercito inglez de sir John Moore.

Quanto á rendição, ou entrega da heroica Saragoça, de que cima fallámos, o juizo de Napoleão era certo, e postoque a resistencia aos francezes fosse uma das cousas mais memoraveis, não só da guerra da peninsula, mas até mesmo dos an-

naes dos assedios das praças de guerra, o seu exito foi para aquella cidade o mais desgraçado possível. Palafox, recolhendo-se a ella, depois da funesta batalha de Tudela, deitou-se com todo o empenho à execução das differentes obras defensivas que lhe pareceram necessarias, e que feitas á pressa e executadas com mais zêlo que juizo, ajuntaram á força da praça mais apparencia que realidade de defeza. Entretanto Palafox pelos seus grandes esforços augmentou muito n'este segundo assedio, seguramente mais arriscado e difficil que o primeiro, a grande reputação que desde este tinha já adquirido. No segundo cêrco 36:000 homens se empregaram para conquistar a heroica Saragoca, e alem d'elles uma tal profusão de artilheria e munições, que o exito não podia ser duvidoso. Desde o dia que se seguiu ao desastre de Tudela, constantes escaramuças e incessantes tiroteios de postos avançados ali tiveram logar, até que os francezes se foram lá accumulando por meio de reforços sobre reforços. O assedio só verdadeiramente começou a 20 de dezembro de 1808, pelo assalto e tomada dos postos avançados do Torrero e Casa-Branca, e por uma tentativa que o inimigo fez para se alojar na margem esquerda do Ebro, d'onde depois de muitos dias de combate e de grande mortandade da parte dos hespanhoes, os francezes foram finalmente repellidos. Aos 10 de janeiro de 1809 comecou um violento bombardeamento, havendo muitas occasiões de se terem lançado 3:000 bombas em vinte e quatro horas dentro da cidade! A 26 do dito mez 55 peças de grossa artilheria batiam as obras novamente construidas no seu recinto, de que resultou formarem promptamente uma brecha praticavel. Os francezes vigorosamente a acommetteram no seguinte dia, e postoque chegassem a monta-la, não se poderam n'ella sustentar. O fogo dos intrincheiramentos interiores era continuado e a cada instante os sitiados se lancavam a fazer sortidas em que combatiam corpo a corpo com as tropas francezas de maior nome, commandadas pelo bravo marechal Lannes, e os trabalhadores empregados nas differentes obras do sitio. Durante estes combates era notavel e frequente verem-se mulheres e padres desenvolverem nas primeiras filas os maiores rasgos de valentia e coragem. Os sitiantes, perdendo a idéa de se baterem peito a peito com gente tão determinada. recorreram ao trabalho das minas, meio lento. mas certo, por meio do qual penetraram no dia 6 de fevereiro de 1809 na principal rua da cidade, chamada do Corso, onde os edificios são de maior solidez. O combate tomou-se então desesperado no mais alto grau; cada casa transformou-se de facto n'uma verdadeira cidadella, que necessario foi atacar separadamente. A ignorancia dos aragoneses era ali vencida pela habilidade dos seus antagonistas, mas não o seu valor e coragem, á vista dos maiores esforços que facram em sua defeza.

Entretanto os francezes sempre de um para outro dia iam azendo algum progresso, sendo por fim auxiliados pelos estragos de uma molestia, muito mais terrivel para os defensores do que era o fogo do proprio cêrco. O mesmo Palafox foi por ella atacado, tornando-se a defeza extremamente desesperada, postoque não quebrantada a coragem dos defensores. Um padre, chamado Ric, foi quem pelo seu exemplo pessoal, e pelo grande enthusiasmo que inspirou aos mesmos defensores, fez progredir a resistencia com a maior bravura possivel. Tres mil cidadãos tinham já perecido debaixo das ruinas das suas proprias casas, quando Ric levou o marechal Lannes, pela firmeza da sua conducta, a prometter no dia 20 de severeiro um bom tratamento áquelles dos saragoçanos que ainda sobreviviam. A guarnição, em numero de 15:000 homens, saiu então da cidade, depondo as armas, depois de um desesperado assedio de cincoenta e dois dias de brecha aberta, vinte e tres dos quaes foram da mais crua e desesperada guerra dentro das proprias casas. O interior da cidade offerecia o mais terrivel e deploravel espectaculo; quarteirões inteiros tinham sido demolidos pelas repetidas explosões, não apresentando mais que uma massa informe de ruinas, coberus de membros mutilados, e de cadaveres humanos. As poucas casas que o bombardeamento e as minas tinham pou-19do achavam-se crivadas de balas e estilhaços de bombas, lendo o seu interior cortado por travezes e communicações defensivas. As suas paredes encontravam-se seteiradas, e todas as suas portas e janellas barricadas, vendo-se tambem cortadas as ruas por um sem numero de outros que taes travezes. A immundicie, a corrupção e a miseria de que estava sendo victima uma multidão de mais de cem unl almas, n'uma cidade que ordinariamente não contava serão quarenta mil, e todas ellas atormentadas pelas inseparaveis fadigas de um tão longo e trabalhoso assedio, tinham produzido uma epidemia, ainda mais cruel que o ferro e o fogo da artilheria inimiga. No meio das ruinas e dos cadavares, de que as ruas estavam cheias, via-se por uma e outra parte um pequeno numero de habitantes pallidos, magros e abatidos, que pareciam demoraremse pouco a seguirem para a outra vida os seus camaradas que tinham já perecido, quando por mais algum tempo se prolongasse o cêrco. Segundo a numeração feita no come**co** e no fim de tão extraordinario, quanto terrivel assedio, affirmou-se que nos já citados cincoenta e dois dias da sua duração morreram 54:000 individuos, dois terços dos quaes eram militares, sendo o terco restante habitantes, ou refugiados, Faça-se portanto a devida honra a tão immortal e glorioso assedio, no qual os francezes empregaram 40 officiaes engenheiros, 24 dos quaes foram feridos, e d'estes morreram H, alem do seu commandante, o general la Coste. Desde o principio até ao fim da rendição da cidade foram empregados nada. menos que os marechaes Moncey, Mortier, Nev e Lannes, sendo este ultano quem d'ella se assenhoreou, depois de reduzida a um cemuterio. Entretanto não se enganou o imperador Napoleão, quando pensou que a entrega, ou a tomada de Saragoça era, como já acima se disse, apenas um negocio de tempo e de mais ou menos balas e hombas. Agora quanto ao exercito inglez de sir John Moore, que tanto cuidado lhe dera, passaremos a dizer o que com elle teve logar, e quaes as suas marchas e operações até ao seu definitivo embarque para Inglaterra.

Sir John Moore havia pela sua parte deixado Lishon no dia 26 de outubro de 1808 para se dirigir a Hespanha, como já vimos no capitulo ultimo do anterior volume. No dia 8 de

novembro chegara elle a praça de Almeida, d'onde resolveu marchar para Salamanca, segundo o que tambem já se disse no referido capitulo. A divisão de sir David Baird chegára no dia 13 de outubro à Corunha, onde ao principio a má fé des respectivas auctoridades a não deixaram desembarcar, allegando não terem para esse fim recebido ordem da junta central, ordem que depois lhes foi, effeituando-se por fim o desembarque. Demorada como ali esteve por algum tempo, ogeneral Moore a mandou posteriormente marchar de lá pra Astorga. O mesmo Moore tinha pela sua parte passado m dia 11 de novembro a fronteira de Hespanha, dirigindo-se pra a Cidade Rodrigo. Seguindo de lá para Salamanca, foi m dia 13 do referido mez que a testa das suas columnas entrira na referida cidade, onde só a 23 chegaram igualmente stropas da sua retaguarda; não se lhe juntando tambem seno dia 3 de dezembro (em que os francezes entravam em Madrid), a artilheria, cavallaria e infanteria, commandadas por sir John Hope, que seguindo por Badajoz a Mérida, Truxillo e Talavera de la Reyna, por bem pouco se não foi metter por entre os esquadrões de Lassalle, perigo de que se escapou por uma marcha habil, que pôde effeituar pelas montanhas. A estrada que seguira de Talavera foi a que atravessa a serra de Guadarrama, dirigindo-se por Espinosa a Salamanca, perigos que bem se lhe podiam ter evitado por este caminho, se sir John Moore tivesse feito reconhecer com antecipação o que vae da praça de Almeida á Cidade Rodrigo. Era por aquelle mesmo tempo que o imperador Napoleão, depois de se ter acampado em Vittoria com o prodigioso reforço dos seus 200:000 soldados, todos elles aguerridos e experimentados Ms suas precedentes campanhas do norte da Europa, marchara com elles e os 100:000 homens do rei José, seu irmão, contra os exercitos hespanhoes, de que resultou fugir o general Blake no dia 9 de novembro de Nava para Espinosa de los Monteros, ao ver-se perseguido por 50:000 francezes, e ser di batido por elles no dia 11, o que no dia anterior igual-Pente succedera em Gamonal ao exercito do centro, commadado pelo marquez de Belveder, e no dia 23 em Tudela aos exercitos da direita e de Aragão, commandados pelos generaes Castanhos e Palafox. Por conseguinte no mesmo dia em que Moore passava a fronteira da Hespanha para ir soccorrer os hespanhoes era Blake completamente derrotado em Espinosa, e n'aquelle em que a sua vanguarda entrava em Safamanca entravam ali também os fugitivos do exercito de Blake, desorganisado em Reynosa, deixando assim o 1.º, 2.º e 4.º corpo do grande exercito francez inteiramente livres de obrarem como e onde muito bem lhes parecesse, não devendo também omittir-se que no mesmo dia em que a retaguarda dos inglezes entrava igualmente em Salamanca eram inteiramente batidos em Tudela os generaes Castanhos e Palafox com os seus respectivos exercitos.

Succedeu pois que na mesma occasião em que sir John Moore reunira em Salamanca o seu exercito, n'essa mesma recebeu elle a noticia da destruição dos exercitos hespanhoes. e do cêrco de Madrid, feito pelos francezes. Mr. Frere, ministro inglez junto da junta central, e o coronel Graham haviam-lhe participado estes successos, pondo-o na alternativa, ou de se retirar precipitadamente para Lisboa, podendo por então faze-lo ainda, ou de continuar a campanha com muito risco seu, forçado em caso de desastre a mudar a linha da sua retirada, sendo esta a resolução que tomou, por ter sido levado, apesar de similhantes successos, a acreditar ainda assim no grande enthusiasmo da nação hespanhola, e a pensar que o seu patriotismo a determinaria a disputar palmo a palmo com firmeza de vontade o seu paiz aos invasores; e postoque depois descobrisse as exagerações dos agentes militares que se lhe mandaram, assim como a incapacidade dos generaes e do governo hespanhol, esperava todavia que a coragemdo povo supprisse aquella grande falta de habilidade. N'isto mesmo se enganou elle igualmente, espantando-se de que nenhuma sensação causasse no proprio povo a derrota do marquez de Belveder, que inteiramente abria as portas de Castella ás incursões dos francezes, e tão altamente compromettia a segurança dos inglezes. A sua admiração redobrou ainda mais de ponto, quando viu que as auctoridades se não tinham so-

bresaltado com tal successo, não tomando precaução alguma; que não tinham distribuido armas, postoque tivessem milhares d'ellas nos depositos das principaes cidades; e finalmente que não tinham excitado os habitantes por meio de proclamações e nem mesmo promovido o alistamento d'elles para a deleza do paiz. O proprio general Moore não soube do desastre do marquez de Belveder senão uma semana depois que elle tivera logar, e ainda assim por via das folhas officiaes! Sobre tantos e tão graves contratempos acresceu logo em eguida receber elle a noticia no dia 28 de novembro da perda da batalha de Tudela. Em consequencia d'isto ordenou sir David Baird, cujo corpo não tinha ainda passado de Asbrga, que retrogradasse para a Corunha e se embarcasse pra Portugal, o que elle pela sua parte igualmente faria, beoque se lhe tivesse unido o general Hope. Similhante retrada fez murmurar bastante as tropas inglezas, que a não podiam approvar, não obstante as ponderosas rasões que para isso havia, não tendo ainda visto a cara ao inimigo. Com data de 2 de dezembro recebeu elle novos despachos de Madrid, conjurando-o, em nome da junta suprema, para que quanto antes apparecesse n'aquella capital, assegurando-o de que todos os seus habitantes se achavam dispostos a sepultarem-se debaixo das suas ruinas antes do que a entregarem-se ao inimigo: com não menos efficacia lhe asseguravam igualmente uma ampla abundancia de viveres para poder manter o seu exercito. Mas sir John Moore, que já estava desconfiado das exagerações dos hespanhoes, duvidára da realidade de tão seductoras promessas, tendo-as a todos os respeitos por enganadoras, particularmente depois que a 9 de dezembro vagamente lhe constou haver-se entregado Madrid. Esta nova era tão humilhante e desastrosa, que os mesmos hespanhoes a não acreditaram, julgando ao contrario que a cidade continuava a resistir, não se tendo perdido mais que o Retiro. O proprio sir John Moore, não obstante os seus anteriores desenganos, trepidou tambem sobre <sup>a</sup> veracidade de tal noticia, e animado por novas cartas de Frère, decidiu-se a ir em auxilio dos madrilenses. Que-1000 H-2.4 RPINC.

rendo pois secunda-los, contramandou a ordem expedida para a retirada de sir David Baird, e tendo conseguido a juncção da artilheria, cavallaria e infanteria do commando de sir John Hope, resolveu pôr-se em marcha para Valladolid, no intento de ameaçar as communicações dos francezes da cidade de Madrid com a França, e fazer uma diversão em favor dos suppostos heroicos defensores da capital da Hespanha. A 13 de dezembro sir John Moore tinha portanto o seu quartel general em Alaejos, achando-se em Toro duas das suas brigadas com a cavallaria de lord Paget. Sir John Hope estava em Tordesillas, e a cavallaria do brigadeiro general sir Carlos Stewart em Rueda.

Na manha de 14 recebeu do mesmo Stewart um despacho interceptado, dirigido pelo principe de Neufchatel (Berthier) ao marechal Soult, pelo qual foi instruido de que Madrid se entregára definitivamente aos francezes. O que n'este despacho se continha era bastante importante para lhe fazer desde logo mudar a direcção da sua marcha e o projecto que concehêra. O 4.º corpo do exercito, dizia o citado despacho, está em Talavera para se dirigir a Badajoz. Este movimento, acrescentava mais, deve obrigar os inglezes a retirarem-se para Portugal, se, contra a crença do imperador, elles o não tiverem já feito, pois para lhes impedir tal retirada á pressa reumrá 50:000 homens e á testa d'elles se propõe atravessar os nevados cumes da serrania Guadarrama para lhes manobrar na retaguarda, separando-os de Portugal e dos portos da Galliza. O 5.º corpo está em marcha para Saragoça e o 8.º para Burgos. Este mesmo despacho ordenava ao marechal Soult, que de Saldanha avançasse com 16:000 homens do 2.º corpo para hater os hespanhoes da Galliza, occupar Leão, Benavente e Zamora, devendo igualmente manter as planicies n'uma inteira submissão, para o que eram sufficientes duas divisões de infanteria e as brigadas de cavallaria de Franceschi e Dehelle. É notavel que os inglezes não tivessem conhecimento da capitulação de Madrid senão por este documento, que só dez dias depois d'aquella transacção lhes caiu nas mãos! Á vista pois d'isto, sir John Moore julgou poder surprehender

e bater o 2.º corpo, do commando do marechal Soult, antes que por Napoleão podesse ser soccorrido. Com estas vistas dirigio de Alaejos as suas marchas sobre a sua esquerda, indo-se reunir a 20 do dito mez de dezembro em Mayorca com sir David Baird, onde com 60 peças de artilheria juntou 29:000 bayonetas e sabres debaixo das suas ordens, incluindo os 15:000 homens que o mesmo Baird lhe levára, desembarcadis na Corunha 1. Tendo-se concertado com o marquez de la Romana, para com as suas tropas, na força de 18:000 homes, fazer um movimento sobre a direita do inimigo, e havado atravessado a ribeira de Cea, acima de Saldanha, sir In Moore avançou a 23 com todas as suas forças. Já a cavalaria ingleza se tinha encontrado com a franceza, e o grosso do seu exercito marchava de Villada e Sahagun para Carrion, quando com certeza se recebeu a noticia de que Buonaparte andara inteiramente a disposição das suas forças; que o corpo mandado para Talavera estava em marcha para Salamanca; que 50:000 homens, que elle commandava em pessoa, se dirigiam a 22 do Escurial para Benavente, e que o corpo do marechal Soult, depois de ter sido reforçado, se dirigia para Astorga, através de Leão, o que bem indicava uma operação combinada para tornear e cercar inteiramente o exercito inglez. A vista pois de uma tão critica e ameaçadora posição para este exercito, sir John Moore, vendo-se cortado na sua retirada para Portugal, resolveu em tal caso dirigir-se para a Galliza. As suas divisões passaram o Elsa com muita ordem e regularidade, reunindo-se a 28 em Benavente. N'este mesmo dia Napoleão achava-se em Villalpando, tendo feito em sete dias 59 leguas de marcha por um tempo cruel e detestweis caminhos: tal era a vontade que tinha de derrotar com-Netamente os inglezes! De Tordesillas havia elle escripto ao Merchal Soult no dia 26, dizendo-lhe: «Se os inglezes conierram ainda hoje a sua posição, estão seguramente perdi-

Soult diz nas suas Campanhas de Galliza e Portugal em 1809, que in lein Moore reunira em Mayorca 37:000 homens. Mayorca está a 1714 legras NO. de Valladolid. Deve tambem advertir-se que os inglemas companhas de sabres.

dos; se pelo contrario vos atacam, retirae-vos para a distancia de um dia de marcha, porque quanto mais se obstinarem em avançar, tanto melhor será para vós».

Em vez porém de avançar sir John Moore retrogradára, dirigindo-se para Benavente, contente de haver obrigado Napoleão a sair para longe de Madrid. Foi já perto de Valderas que o mesmo Napoleão soube com a mais viva dor, que apesar da sua rapida marcha se achava ainda assim separado por doze horas dos inglezes. Se o imperador houvesse ladeado mais para a esquerda e marchado directamente sobre Benavente, teria assim prevenido sir John Moore, e ali o derrotaria completamente, e se isto não praticou, foi pela firme persuasão de que a retirada dos inglezes seria para Portugal, marcha em que a sua destruição era igualmente certa, quando porventura a effeituassem. Descansando um dia em Benavente, sir John Moore seguiu de la para Astorga, onde chegou no dia 29, destacando no dia 34 as brigadas ligerras do exercito sem artilheria sobre a estrada de Orense, d'onde deviam marchar para Vigo. Ao tempo de evacuar Benavente a cavallaria, ás ordens de lord Paget e do general Stewart, alcançou vantagem n'uma brilhante acção que teve com alguns esquadrões da guarda imperial, que tinham passado 😝 vau o Elsa, depois da destruição da ponte. Então se soube pelos prisioneiros, que o quartel general do corpo do exercito, partido do Escurial, tinha na precedente tarde chegado a uma aldeia, desviada sómente 5 leguas do exercito inglez. Para prevenir o perigo de um encontro, sir John Moore decidiu-se a fazer marchas rapidas para ganhar Villa-Franca, que lhe ficava a umas 47 leguas de distancia. Estas marchas executaram-se debaixo de um tempestuoso tempo, e com tal precipitação que o mesmo sir John Moore se viu obrigado a abandonar os seus doentes e a destruir uma grande quantidade de bagagens e munições; mas a retaguarda do exercito chegou sem maior perigo a Villa-Franca no dia 3 de janeiro. Já antes do começo da retirada as marchas e faltas de viveres, irregularmente fornecidos, tinham destruido bastante a disciplina das tropas; os soldados que ficavam dispersos

à retaguarda eram numerosos, tornando-se Villa-Franca o theatro de numerosas scenas de pilhagem e de embriaguez, males que d'ali por diante se tornaram ainda mais graves e geraes. Deu isto logar não sómente ás represalias da parte do povo hespanhol contra os soldados inglezes dispersos, mas até a que o mesmo povo lhes fechasse e trancasse as portes das casas, fugindo para as montanhas. Por este modo, para se obter um asylo era necessario o emprego da violencia, e desde então acabou-se de perder de todo o resto da subordecio e disciplina. Uma espantosa desordem se seguiu a simbante estado de cousas, espalhando-se com uma tal rapilez, que o exercito foi ameaçado de uma prompta dissolução. A reserva, que compunha a retaguarda, e cujos movimentos eram pessoalmente dirigidos pelo general em chefe, bi o corpo que mais regularmente marchou, andando umas 19 leguas em quarenta e oito horas desde Villa-Franca até Lago, onde chegou no dia 5 do referido mez de janeiro, nas vistas de ganhar a Corunha, abandonando a marcha para Vigo, por ser a distancia de Lugo a esta cidade o dobro do que era para a Corunha.

Grandes esforços de marcha se tinham portanto feito, sendo durante elles necessario abandonar uma parte da caixa militar e muitas munições preciosas, que não podiam avançar com tanta celeridade como o exercito tinha precisão de empregar, para se salvar do perigo que tão de perto o ameaçava. Mesmo com estes sacrificios reconheceu-se ser impossivel ir para dem de Lugo, sem ter ali algum descanso, em que se consuniu o dia 6, durante o qual se deu uma certa ordem e organi-📭 ao exercito, postando-se as tropas em face da cidade, para offerecerem batalha aos francezes que as perseguiam. Com medida tudo se animou e regularisou: o exercito, postado ma habilidade e juizo, tendo a sua direita apoiada no rio Mindo, apresentou um tão respeitavel aspecto, que os francezes se não atreveram a ataca-lo, circumstancia com que tambem se reuniu uma outra, de não menor fortuna para elle. Buonaparte, reconhecendo em Astorga, para onde finalmente se que não trazia comsigo uma força sufficiente para

inteiramente aniquilar os inglezes, e que estes se tinham escapado á sua perseguição, retrogradou com metade do seu exercito, dirigindo-se repentinamente para Valladolid, onde en trou pela tarde do dia 6 de janeiro de 1809, e de lá finalment se foi para Paris. Explica-se commummente este facto pelli crença geral de que similhante retirada proveiu da noticique o imperador teve em Astorga dos preparativos da Aus tria para entrar n'uma nova campanha contra a França, caus effectivamente esta que está mais em harmonia com o facsuccedido: entretanto outros ha que a não acceitam, dizend que nem essa campanha exigia similhante rapidez de medidi nem ella effectivamente a teve, porque a celebre campanie de Wagram só começou a realisar-se quatro mezes depole Buonaparte havia-se desvanecido com a idéa de tornear 📹 pidamente o exercito inglez, forçando pelo menos uma 🎩 suas alas a depor vergonhosamente as armas, segundo o 🐠 elle proprio annunciára a Fouché. Despeitado por não consti guir este intento, retrogradou, e esta é portanto a causa 🤄 que os segundos julgadores sobre este successo recorrepara explicarem de um modo mais conforme às suas idéas tão inopinada retirada de Buonaparte de Astorga para Valla dolid e depois para Paris, passo que para elle vein a ser di mais funestas consequencias, deixando de se assenhorear 🦛 peninsula, onde ficou subsistindo uma guerra, que bem pe déra ter então completado, para ao mesmo tempo o emprehender outra para o norte da Europa, que tão damnosa 🎼 foi, apesar dos triumphos que n'ella ganhou. Alem das du citadas opiniões houve ainda uma terceira, para explicar conducta de Napoleão, attribuindo-a ao receio de caír debais do mortifero ferro de algum hespanhol fanatico, por se dise que na Hespanha se tinha então formado uma associação 🐛 tyrannicidas: similhante explicação é a que menos provate nos parece, tendo o imperador por incapaz de receiar sin lhante cousa.

Para a continuação da guerra na peninsula, o marecte Ney foi por aquella occasião commissionado a ir ameaç Leão com 18:000 homens, ao passo que, dando-se ao mar

chal Sout 23:000 homens, a este se conflou a perseguição do exercito inglez na sua retirada para a beira-mar. O mesmo Souk, depois de uma ligeira escaramuça com os inglezes, na qual o valor natural d'estes nada perdeu da sua reputação. pareceu não fazer grande esforço para os atacar nas posições por elles tomadas no dia 6 de janeiro, das alturas de Lugo, pra onde se tinham dirigido, como ja vimos, e onde se deporaram até ao dia 8. N'este dia porém á entrada da noite general Moore, pensando que os francezes esperavam rebros, decidiu-se a continuar a sua retirada para a Corunha, es vistas de ganhar algumas horas de avanço sobre os seus inimigos, e assim o praticou pelas dez horas da dita noite, depois de ter feito accender os costumados fogos em todas as sus linhas, buscando com isto encobrir os seus designios. Pela tarde do dia 9 foram os inglezes entrar em Betanzos no mais deploravel estado de desordem e abatimento, commetendo nas povoações por onde passavam os seus anteriores roubos e violencias. O cansaço e a miseria eram taes e tão consideravel o numero dos soldados que ficava á retaguarda, pe o general Moore teve de se demorar ainda o dia 10 l'aquella cidade, retomando a sua marcha sómente no dia II, em que se descobriu a Corunha; mas com a desgraça de \* não verem n'ella os desejados transportes para o embarpre das tropas, porque tendo sido mandados a Vigo, não tiham podido vir de lá, em rasão dos ventos contrarios que he sopravam rijos. Foi na Corunha que o exercito inglez se rganison de novo no dito dia 11, notando-se chegar a 15:000 combatentes, o muito, pois outros o fixam em menor nunero. A divisão ligeira, destinada para Orense pelo general Moore, chegou a Vigo sem contratempo algum, por não ter sido perseguida pelo inimígo: por conseguinte a perda total des que tinham succumbido ás fadigas da retirada reputou-se m 6:000 para 7:000 homens 1. A cavallaria ficou completa-

Como adiante se verá, é grande a discrepancia de opiniões sobre a productivo numero do exercito de Moore com o das forças que d'elle em-

mente desmontada, tendo-se perdido 5:000 cavallos pouco mais ou menos. Igualmente se perderam os armazens e equipamentos de toda a especie, de modo que para recompor o exercito e habilita-lo para novos combates, era urgente que quanto antes voltasse para Inglaterra.

A Corunha, pela sua situação sobre um estreito promontorio, que se estende pelo Atlantico e que é defendida por uma forte cidadella, offerecia ao exercito inglez um ponto de seguro embarque, que de prompto poderia effettuar-se, sem ser seriamente incommodado pelo inimigo, embarque que não se realison desde logo, em rasão da ausencia dos transportes, como acima se viu. Em consequencia d'isto necessario foi ao general Moore preparar-se para um cérco, destinando em tal caso algumas companhias de sapadores para fortificarem a estreita frente, pela qual os francezes se podiam approximar da cidade. Todos os seus habitantes, moços e velhos, quer de um, quer de outro sexo, ajudarana n'esta obra os inglezes, sem que lhes diminuisse o seu zél o saberem que elles se haviam de embarcar, logoque lhe = chegassem os transportes. Com tal coragem e dedicaçã 🔿 prestaram officiosamente este serviço, que a cidade se ache \*\* dentro em pouco tempo em estado de se defender de forças s desprovidas de grossa artilheria. Foi no dia 12 que os fra 🖚 – cezes começaram a apparecer do outro lado da ponte de Burgo, que os inglezes tinham cortado. Os dois exercitos estiveram sem se atacar um ao outro até ao dia 44, no qual os francezes, julgando-se já sufficientemente reforçados, repararam a ponte e a passaram uns depois de outros. Foi pela tarde do referido dia que o vento virou ao sul, e os transportes vindos de Vigo poderam finalmente entrar na Corunha. Sir John Moore fez logo embarcar os doentes, os feridos e as praças da cavallaria desmontadas, bem como cincoenta e dois caixões, não deixando em terra mais que oito pecas de artilheria inglezas e quatro hespanholas, para o caso de ser

barcaram por fim na Corunha e em Vigo para Inglaterra, parece-nos não ser excessiva a perda acima indicada, sendo também a que sir John Jones apresenta na sua obra.

necessirio empenhar uma acção. Alguem houve no campo inglez que aconselhou o seu general a que capitulasse com os francezes, para mais livre e commodamente se poder effeitur o embarque, conselho que sir John Moore repelliu nobremente, desdenhando de tão deshonrosa proposição. Embarcado o material mais pesado e a parte não combatente de exercito, devia a combatente embarcar na noite de 16, a twor da sua obscuridade. O general inglez esperava com a maior impaciencia, como quem receiava uma imminente desgraça, que a hora desejada chegasse, quando pelas duas horas depois do meio dia um movimento geral da linha inimiga he veiu embaraçar o projectado embarque, dando logar a uma das mais encarniçadas e sanguinolentas lutas, que tanto superabundaram na guerra da peninsula. Dispondo-se a dar batalha, o marechal Soult tinha estabelecido, desde a precedente noite, sobre as alturas de Peñasquêdo uma bateria de onze peças, na qual se apoiava a sua ala esquerda, formada pela divisão do general Mermet; o centro e a ala direita eram formados pelas divisões dos generaes Merle e Delaborde, estendendo a d'este ultimo a sua linha até á aldeia de Pelavea de baixo. A cavallaria franceza deixava-se ver à esquerda de Peñasquedo. Para o lado de San-Christobal, e sobre o caminho de Bergantiños via-se o total das forças do marechal Soult, que se elevavam a perto de 20:000 homens. Os 15:000 inglezes tinham tomado posição sobre o monte Méro, desde a embocadura da ribeira do mesmo nome até á aldeia Elviña. As tropas de sir David Baird estendiam a sua linha por este lado da montanha e as de sir John Hope pelo lado opposto, que atravessa a estrada real de Betanzos. Duas brigadas, pertencentes a estas mesmas divisões, foram tomar posição por traz d'ellas na extremidade das suas respectivas linhas e sobre os pontos mais elevados da montanha. A reserva, commandada por lord Paget, achava-se na retaguarda do centro em Eyris, pequena aldeia d'onde se podia descobrir todo o valle, que ficava entre a ala direita dos inglezes e as alturas occupadas pela cavallaria franceza. Mais perto da Corunha e sobre o caminho de Bergantiños achava-se postada uma divisão do general Frazer, prompta a acudir a toda a parte onde necessario fosse.

Como acima se disse, a batalha começou ás duas horas depois do meio dia: os francezes atacaram com intrepidez, procurando com esforço desalojar a ala direita dos inglezes. Entretanto as tapadas que encobriam o terreno impediam os soldados dos dois exercitos de avançarem uns contra os outros, tanto quanto pretendiam. Ao principio os francezes chegaram a desalojar de Elviña as tropas dos seus adversarios; mas depois foram repellidos á custa de muito sangue. Seguiuse a isto um encarnicado combate sobre toda a linha. O general sir David Baird, que commandava uma divisão, foi gravemente ferido, perdendo um braço, e sir John Moore, que com particular attenção vigiava a posição de Elviña, onde o combate se tornára mais encarnicado, foi ferido na espadua esquerda por uma bala de artilheria, que logo o deitou no chão. Aindaque mortalmente ferido, quiz-se todavia sentar, e lançando socegadamente os olhos sobre o campo de hatalha, pareceu reanimar-se, vendo que as suas tropas iam ganhando terreno sobre as inimigas. Foi sómente então que ellepermittut que o levassem para logar mais seguro, oncie ainda viveu algumas horas, mostrando a serenidade propria de quem nobremente cumprira o seu dever: « Espero eu, disse elle, que o povo inglez ficará satisfeito, e que o meu paiz me fará justica». O seu corpo foi enterrado dentro dos muros da Corunha 4. Os francezes, não podendo romper de frente a ala direita dos inglezes, procuraram tornear-lh'a; mas lord Paget. acudindo com a sua reserva, fez recuar os dragões de la Houssave, obrigando-os a réprimir o impeto: e demorando por esta fórma os outros, chegou mesmo a approximar-se da altura em que estava levantada a bateria franceza das onze peças de artitheria. Ao mesmo tempo os inglezes avançavam

I Informado o marechal Souit do logar onde tinha sido ferido sir John Moore, mandou-lhe gravar n'um rochedo vizinho esta inscripção latima: Hic cecutit Johannes Moore, dur exercitus in puinam januari xvi 1809 contra gallos, a duce Dalmatice ductos. O governo inglez também pela sua parte lhe mandou depois levantar um mais altivo monumento.

sobre toda a linha, e se a noite não sobreviesse, talvez a posição do marechal Soult se tornasse critica, porque as munições lhe começavam já a faltar no campo. Os inglezes, porém, contentes do que tinham feito, retomaram a sua primeira posção, desejosos de se embarcarem ao favor da obscuridade da noite. A sua perda foi de 800 homens, a dos francezes soi de 150 mortos e 500 seridos; entre os primeiros contou-se o general Gaulois, e entre os segundos o general. Lesebvre, o coronel Corsin e 20 officiaes, entrando 5 do estado maior. O general Hoppe, nas mãos de quem veiu depois a caír o commando em chefe do exercito, julgou prudente effeituar o embarque de todas as suas tropas durante a noite, confiando aos generaes Hill e Beresford o cuidado de protegerem esta operação, como praticaram. Vendo pela manhã os francezes que o monte Méro se achava abandonado pelos inglezes, tendo estes deixado a terra para se recolherem ao mar, immediatamente avançaram, indo postar nas alturas de S. Diogo algumas peças de grosso calibre, que tinham achado nas das Angustias de Betanzos, e com ellas começaram a fazer fogo sobre os navios que estavam dentro da bahia. Alguns d'elles cortaram logo as amarras e se pozeram ao largo; mas outros foram queimados, pela muita precipitação que pozeram em fazer o mesmo, sem que o conseguissem.

Por este modo se effeituou pois a desastrada retirada do general Moore para Corunha e a do seu exercito para a Granbretanha, retirada que alguns dos seus compatriotas têem fortemente censurado, e outros têem muito louvado, sendo esta uma questão de critica militar em que nos não compete entrar, não só por alheios a esta profissão, mas tambem porque nada ha que não possa louvar-se ou aggredir-se, segundo o modo por que cada um vê as cousas, particularmente depois dos successos passarem, em que tão facil é então prevenir os desastres succedidos. Mais benigno para a memoria de sir John Moore foi seguramente o marechal Soult do que os proprios patricios do infeliz general, taes como Londonderry, Alison, Maxwell e Southey. Na carta que o referido marechal dirigiu ao coronel Napier em 15 de novembro de 1824, lhe

disse elle: «Sir John soube por toda a parte aproveitar-se das vantagens que o paiz lhe offerecia, para oppor uma activa e vigorosa resistencia, succumbindo por fim n'um combate, que deve para sempre honrar-lhe a sua memoria ». Todavia è innegavel que a retirada do exercito inglez foi dos mais funestos resultados, salvando-se apenas d'elle 18:000 homens, 6:000 embarcados em Vigo e 12:000 na Corunha, soffrendo portanto uma considerabilissima perda de gente, e por assim dizer inglorio-samente. Perderam mais 44 peças de campanha, 150 cai-

1 Justo e que o leitor saiba haver grande discrepancia na avaliação da perda soffrida pelos inglezes. Segundo os documentos publicados por Murray, o exercito de sir John Moore tinha a 19 de dezembro de 1808. o numero de 27,309 homens, e a 16 de janeiro de 1809 o de 23,276, havendo uma differença para menos de 4:033, dos quaes 800 tinham abandonado a columna em marcha, havendo-se dirigido para Portugal. Mr. Thiers eleva a 3,000 o numero dos cavallos mortos, e a 6,000 o dos homens mortos, feridos e pristoneiros. Este ultimo numero, indicado tambem por sir John Jones e outros mais escriptores, não e exacto, segundo o parecer de alguns: todavia quadra com a avaliação feita por Berthier n'uma carta por elle dirigida ao rei Jose em 17 de janeiro de 1809, onde eleva o numero dos prisioneiros a 4:000, o dos cavallos mortos a 3.000, e o das carretas de bagagens e munições abandonadas pelos inglezes a 7.000. As Victorias e Conquistas avaliani as perdas de Moore na exagerada somma de 8:000 a 9:000 homens e a 6:000 a dos cavallos. (Nota de mr. A. Brialmont, ferta a pag. 219 do 1.º volume da sua Historia do duque de Wellington.)

O historiador Napier computa o exercito de Moore, no ja citado dia 19 de dezembro de 1808, em 29.305 homens, excluindo 2 275 deixados em Portugal e os ficados entre Villa-Franca e Lugo. Antes de cheçar a esta cidade sir John Moore tinha perdido 1 397 homens, sendo 2.636 os que perdeu desde ella até ao seu embarque na Corunha, fazendo assim um total de 4:033 homens.

Soult diz a pag. 19 das suas Campanhas de Galliza e Portugal em 1809 o seguinte: «Segundo os documentos inglezes que apprehendeinos, a força do exercito inglez reunida eni Mayorca era de 37 000 homens, apresentando 30:000 a 32.000 hayonetas e sabres. foi pela mesma via que soubemos não se terem embarcado mais que 6:000 homens em Vigo e 12.000 na Corunha. Sem duvida os 19.000 homens de differença não foram tomados ou mortos pelos francezes; um grande numero dispersou-se na retirada, sendo estes fugitivos, ou recolhidos ou mortos pelos habitantes, segundo estes os tomavam por amigos ou inimigos ».

Nas suas Memorias sobre a guerra dos francezes em Hespanha, diz

xões, e 20:000 espingardas, caindo todas estas cousas na mão do inimigo: grande porção de bagagens lhes tomou este igualmente, não fallando nas destruidas ou lançadas aos precipios: 800:000 francos perderam igualmente no Cerezal, sendo obrigados a percorrer um espaço de 60 leguas francezas em dezeseis dias. Finalmente o exercito inglez retirando-se com a precipitação com que o fez, e tendo por fim de acceitar bataha, abandonando o seu campo, perdendo com a sua cavallaria e artilheria o seu proprio general em chefe, sendo o seu immediato posto fóra de combate, com muitos dos seus bravos soldados, successos que tiveram logar para retardar a marcha do exercito francez, é evidente que tudo isto são provas de que similhante retirada se effeituou com enormes sacrificios, e dos mais sensiveis que póde haver para um exercito em campanha. Foi por esta rasão que os francezes contaram esta retirada no numero das suas mais famosas victorias, e todavia os inglezes a olham tambem como victoria sua, dizendo que, sendo o fim do general Moore retirar-se para a Corunha com o seu exercito e n'aquelle porto embarcar-se para Inglaterra, o que effeituou por meio de uma batalha, é inquestionavel ter conseguido o tim que se propozera alcançar, aindaque com sacrificios de grande monta, não obstante os esforços empregados pelo inimigo para lhe mallograr os intentos. Encarada a questão por este modo, a cousa póde bem admittir-se, sendo tambem innegavel que a infanteria ingleza se bateu galhardamente bem, não desmerecendo em nada a sua boa reputação. As desordens que se notaram na sua retirada depois de Lugo foram filhas da inexperiencia dos officiaes e soldados,

mr. M. de Rocca que o general sir David Baird, tendo desembarcado na Corunha a 14 de outubro, seguira pela estrada de Lugo até Astorga, commandando 13:000 homens; que sir John Moore, tendo saído de Lisboa a 27 do dito mez, se dirigira para a Extremadura e para as Castellas pelas estradas de Almeida e Cidade Rodrigo, Alcantara e Mérida, commandando 21:000 homens. Por conseguinte o total dos dois exercitos inglezes era de 34:000 homens, segundo elle. Diz mais que depois da batalha da Corunha o exercito de Moore perdêra para cima de 10:000 homens, alem do seu thesouro, de muitas bagagens, e de quasi todos os cavallos da sua cavallaria.

tomo da extrema relaxação da sua disciplina, augmentado pelo excesso das fadigas, rigores da estação, mau estado los caminhos e até falta de viveres. Apesar de tão graves contratempos a coragem do exercito inglez não teve quebra, como se prova pelo combate de Lugo e batalha da Corunha. O que admira é que o exercito francez no meio das suas vantagens tivesse também muitos soldados dispersos, e que o marechal Soult fosse obrigado a esperar alguns dias n'aquellas duas cidades que o seu exercito se completasse. É portanto um facto que a retirada do exercito inglez para a Corunha e o seu embarque n'aquella cidade nenhum desaire trouxe para a honra militar da Gran-Bretanha; mas também è um facto, como diz uir. Thiers, que lhe acarretou muita desconsideração política na opinião dos hespanhoes, acreditando, pelo menos por algum tempo, que as tropas inglezas eram incapazes de salvar a peninsula, não sendo de menor monta o desalento que produziu, tanto em Inglaterra, como em Portugal.

Retirados pois da Corunha os inglezes no dia 47 de janeiro, Soult decidiu-se depois a sitiar aquella cidade, que então estava governada por D. Antonio Alceu, o qual julgou prudente capitular no dia 19, entrando n'ella triumphalmente os francezes no dia 20. Da Corunha passaram estes a dirigir as suas operações sobre o Ferrol, que igualmente capitulou no dia 26, ficando reconhecido n'uma e n'outra cidade como soberano da Hespanha o rei Josè Buonaparte. Aterrada como desde então ficou a Galliza pela perda d'estas duas principaes cidades, e sobretudo aterrada também pela retirada dos inglezes. póde dizer-se que esta provin<mark>cia se reputou interramente sub-</mark> jugada pelos francezes. Por toda a parte d'ella se espalhou o abatimento e a tristeza. Só o marquez de la Romana se achava com um punhado de soldados retirado n'um canto da mesma Galliza. Os francezes não o inquietaram ao principio; mas mais tarde o general Marchand dirigiu-se contra elle e o quiz atacar em Bibey, de que resultou retirar-se para Orense o referido marquez. Os francezes o continuaram ainda a perseguir, até o obrigarem a entrar em Portugal, dirigindo-se el-

les para S. Thiago de Compostella, onde a 3 de fevereiro o marchal Soult tinha já entrado sem disparar um só tiro, passando de la para Tuy. O mesmo Soult, sendo no governo da Galiza substituido pelo marechal Ney, teve por ulterior incombrocia penetrar em Portugal com o corpo do seu comando, dirigir-se para o Porto, e vir depois occupar Lisboa, a in de por este modo vingar o desastre do Vimeiro, pois como e ve das instrucções que Berthier lhe expediu em 21 de jamio de 1809, devia elle achar-se na dita cidade do Porto no **♣ 5 de fevereiro**, e na de Lisboa antes de 16 do dito mez. sendo este o encargo dado ao marechal Soult, o dos outros merechaes foi o da pacificação das provincias da Hespanha ji conquistadas, e o do acabamento da dispersão dos incoherentes restos do exercito hespanhol. Verificada que fosse a entrada dos francezes no Porto, ordenar-se-ia a Lapisse, no mesmo dia de tal entrada, que de Salamanca, onde estava cum a sua divisão, marchasse sobre a Cidade Rodrigo e Abrantes, campetindo ao marechal Victor saír de Madrid para a Extremadura hespanhola, chamar o mesmo Lapisse para Mérida, e tentar com os 30:000 homens que n'aquelle ponto reanisse, invadir o Alemtejo, logoque Soult estivesse perto de Lisboa, para que por meio das suas operações auxiliasse quanto possivel as do referido marechal, devendo até pôr em marcha contra a capital de Portugal uma forte columna, quando porventura se receiassem grandes obstaculos para a sua definitiva occupação pelo mesmo Soult. Effectuada que sta fosse, e realisado o embarque dos alliados para fóra da peninsula, o marechal Victor dirigir-se-ía depois sobre Sevila por Mérida, apoiado por uma fracção de exercito de Soult, sendo portanto o resultado de todo este plano a conquista de Portugal e a da Andaluzia, como previamente Berthier sez saber ao rei José nas instrucções que lhe enviou em 17 do já citado mez de janeiro de 1809. O que de tudo isto portanto \* collige é que a occupação de Lisboa era o principal alvo las operações dos dois marechaes, os quaes para este fim se pueram em marcha, a saber: Soult para a provincia do Midesde o principio de fevereiro do referido anno de 4809.

e Victor um pouco mais tarde, dirigindo-se effectivamente para a Extremadura hespanhola, como se lhe ordenára.

A noticia do definitivo desastre do exercito inglez na Hespanha só um mez depois d'elle ter tido logar è que foi sabidi em Lisboa com inteira certeza: mas já antes d'esse tempo tristes presentimentos, fundados em sinistros agouros, filhos das prodigiosas forças francezas, que com Napoleão á sur frente haviam entrado na península, e depois d'isso igualment fundados nas funestas derrotas dos exercitos hespanhoes em Espinosa, Gamonal e Tudela, tinham consideravelmente amargurado os governadores do reino e juntamente com elles to da a nação portugueza. Não obstante isto as suas providencias para a resistencia eram não sómente mesquinhas, ma até mesmo deploraveis, já porque pouco ou nenhum impulse se dera para levar o exercito ao seu estado effectivo, e j pela desgraçada medida, de que n'outra parte tratámos, de armamento geral da nação, que de facto nada mais era 🍱 que armar a plebe, ou auctorisar o seu armamento, para de pois poder mais a seu salvo commetter os actos de anarchia que muito bem lhe parecesse, sem nada lhe poder resistir como effectivamente succedeu, ao passo que contra o minigo nada mais era do que fazer desgraçadas victimas, sacrificando povoações e moradores, por nunca se poder esperar que com povo desordenado e anarchico, e a maior parte d'elle sem espingardas nem munições, fosse provavel conseguir vantagem alguma seria contra tropas aguerridas e disciplinadas, tendo habeis officiaes à sua frente. Alem d'isto combatidos, como pur outro lado se achavam os governadores do reino, pela facção do bispo do Porto, que persistia firme em o não querer deixe sair d'aquella cidade para a de Lisboa, a fim de tomar o legar que lhe competia entre os seus collegas, cousa em que muito do coração elle igualmente concordava pela sua parte, pois de facto era elle quem governava as provincias do nortedo reino, onde todos lhe obedeciam sem contrariedade nemopposição, não tendo os mesmos governadores por si maisque os povos das provincias do sul, e esses mesmos indoceise recalcitrantes aos seus mandados, era claro que em circumstacias taes o governo de Lisboa não podia ter a força e energia que lhe convinha para poder pôr o paiz em estado de regular defeza contra qualquer nova tentativa por parte dos fracezes. O mesmo governo era tambem o proprio que pela sua parte parecia mais propenso a favorecer os tumultos e amerchia do baixo povo, olhando-os como um verdadeiro respo de patriotismo e odio contra os francezes, do que a combi-los. não attendendo a que eram reconhecidos actos de insubordinação e desprezo da auctoridade, e portanto um incentivo para todas as desordens e assassinios que effectivamente se praticaram, aquellas em grande escala em Lisboa e ambas as duas cousas em ponto altamente assustador, tanto do Porto, como na cidade de Braga.

Por outro lado forçoso é tambem confessar que effectivamente havia em Portugal homens que por desgraça pareciam estar votados ao partido francez, assoprando imprudentemente discordias e promovendo zizanias, de que tão facilmente podia resultar a maior e mais funesta exaltação da plebe, a qual julgava atterrar os francezes e os seus partidistas, praticando quantos desatinos podiam lembrar a homens sem acordo de rasão, e que no meio da sua exaltação e furores chegaram alé a julgar que os francezes já por si não tinham meios de tomarem a invadir o paiz. Alem do exposto acrescia mais que os governadores do reino viam-se igualmente combatidos pelo ministro de Portugal em Londres, ao qual até certo ponto estavam sujeitos, porque, segundo as determinações de côrte do Rio de Janeiro, era sómente por via d'elle que deviam reclamar do governo inglez os soccorros de que pretisassem para a defeza do paiz, não fallando na sua grande alta de meios pecuniarios, e não menos a limitação que a referida corte lhes tinha posto á sua auctoridade, ainda mesmo com relação aos negocios internos. Era portanto um facto, á vista do que fica dito, que os governadores do reino, alem da sua pouca aptidão, tinham muitas difficuldades a vencer para convenientemente poderem desenvolver em tão critica conjunctura aquella energia e força de que se precisava para pirem o paiz em estado de regular defeza; alem d'isto a sua

popularidade era nulla, a resistencia aos seus actos manifesta, e o espirito publico, terrivelmente impressionado pelas más noticias que vinham da Hespanha, achava-se timido e irresoluto. No Porto as desordens da plebe tinham sido taes, em seguida á restauração do reino, que o mesmo general sir Harry Burrard, já antes da sua saída para Inglaterra, depois da batalha do Vimeiro, tivera de mandar para aquella cidade dois regimentos inglezes, commandados por sir William Carr Beresford, como já vimos, nas vistas de n'ella restabelecerem a ordem. O ambicioso bispo d'aquella diocese, D. Antonio José de Castro, era o proprio que ao tumultuario partido da plebe dava as largas de que esta precisava para quantas turbulencias queria praticar, d'onde resultava reputar a mesma plebe o dito bispo como o unico homem capaz de oppor uma efficaz resistencia aos exercitos francezes. Apoiado por esta maneira na populaça do Porto, elle bispo ousava tudo, chegando até a ingerir-se com o maior descaramento nas proprias operações militares da defeza da cidade, ao ponto de ser por varios escriptores nacionaes e estrangeiros, e até pela voz publica do paiz, indigitado como o verdadeiro governador militar d'aquella cidade, na critica e difficil conjunctura por que passou nos primeiros quatro mezes do anno de 1809. Foi cousa seguramente irrisoria ver até onde a vaidade e a louca sêde de governar pôde arrastar um mitrado frade, tão leviano e falto de vocações guerreiras como foi o citado bispo do Porto, a ponto de assumir o caracter de general, e ousar como tal disputar a primazia ao marechal Soult, sendo este aliás uma das maiores capacidades militares do exercito francez, prevalecendo-se para tal fim do seu cargo de governador do reino, quando fóra da reunião com os seus collegas nenhuma auctoridade tinha, e muito menos para como general delinear elle proprio as cousas da guerra, subordinando a si as auctoridades militares, a quem o governo havia com toda a rasão commettido a direcção de similhantes negocios.

Afóra as difficuldades mencionadas, que os mesmos governadores do reino tinham a vencer, acresciam tambem, como já se disse, os grandes apuros financeiros, objecto na

verdade de grande monta, porque privado o reino do seu commercio, e por conseguinte privado igualmente dos seus mais importantes e principaes rendimentos, taes como os da importação e exportação, e com os impostos internos considervelmente reduzidos, achando-se a nação exhausta pelas antribuições, roubos e destruição que soffreu durante a inusio de Junot, a receita publica estava por assim dizer anipilada, sem de modo algum poder custear as extraordinains despezas de um avultado exercito regular em tempo de para. Por outro lado o reino parecia achar-se abandonado per parte da Gran-Bretanha, depois da saída de sir John More para Hespanha, attentas as poucas tropas inglezas que l'elle tinham ficado. Uma das causas d'este abandono era sepramente, segundo a menção já feita, o desfavoravel conceito m que o governo britannico tinha os soldados portuguezes, conceito aliás fundado na opinião de muitos officiaes do seu tercito e de varios membros do parlamento, que julgavam chimerica toda a esperança que n'elles se podesse pôr para defender Portugal e n'este reino formar um exercito, que ef-. Icazmente auxiliasse o inglez, no que seguramente se fazia, alem de uma manifesta injustiça, comprovada pela nossa hisoria, uma grave injuria ao caracter portuguez, como o tempo depois exuberantemente comprovou, mostrando que os porluguezes são um poro eminentemente disposto aos combates, · que os soldados tirados das baixas classes são em geral robustos, pacientes e doceis, ao passo que os militares de educação conservam a lembrança dos gloriosos feitos dos seus enlepassados, prezando as emoções violentas que comsigo irez o orgulho das armas 1. Poderia em outro tempo não haver acordo em se julgar Portugal como sendo o paiz mais proprio do continente europeu para theatro das operações de

<sup>1</sup> São estas as honrosas expressões empregadas para com os portuguepor um voto tão competente como o do coronel de engenharia brilimica, mr. John Jones na sua Historia da guerra da Hespanha e Porlimica, tendo tratado com elles muito de perto. Membros do parlamento
lime que tambem n'elle se retractaram do que d'antes tinham dito conlimica seldados portuguezes, como adiante veremos.

um exercito inglez contra a França; mas depois de libertado, como de facto se viu, do dominio dos francezes em 1808; depois da sua capital e das suas praças fortes se acharem occupadas por tropas inglezas; depois do encarniçado odio que por toda a parte do reino os portuguezes manifestavam contra os mesmos francezes, dispostos a sacrificarem tudo para manterem illesa a independencia da patria; e finalmente de pois de sir John Moore ter feito de Portugal a sua praça de armas, onde por esta causa deixára ficar os seus hospitaes, as suas bagagens e os seus armazens, não podia mais contestar-se, no meio de taes circumstancias, a grande vantagem que seria para a Gran-Bretanha o defender este reino como se fosse o seu proprio territorio.

Em abono do que assim dizemos sobre este ponto, vem tambem o seguinte trecho, tirado da Historia da guerra de peninsula do coronel Napier. « As relações entre a Inglaterra e Portugal, diz elle, a grandeza do porto de Lisboa, e disposição bellicosa dos portuguezes, e por cima de tudo isto a circumstancia tão singularmente feliz de não haver uma côrte, nem um monarcha que balançasse a influencia ingleza, tendo a mesma nomeação da regencia sido obra de um general inglez, todas estas vantagens eram muito grandes e muito importantes para se poderem esperar n'outra parte. Foi uma miseravel politica aquella por que se desprezou similhante occasião, demorando sir Arthur Wellesley em Inglaterra, emquanto que Portugal, ao mesmo tempo fraco 🤄 turbulento, estava combatendo ás bordas de um precipicio». Finalmente o governo inglez, ainda não hem seguro subre o partido que a similhante respeito tomasse, mas forçado pela grave urgencia das circumstancias em que se via, resolveu-se por fim a mandar para Lisboa, no caracter de ministro plenipotenciario, a mr. João Carlos Villiers, não só para examinar pelos seus proprios olhos o estado de Portugal, e ver se seria ou não conveniente tomar ao serviço da Gran-Bretanha até 10:000 soldados portuguezes, mas tambem para levar os governadores do reino a que apressassem o seu alistamento, na intelligencia de que apenas esta força estivesse

em pé de guerra, sua magestade britannica reservava estender mais para diante os seus ajustes sobre este ponto 1. Alem de mr. Villiers, foi igualmente mandado para Lisboa o tenente general sir John Cradock, encarregado de tomar o commando des tropas inglezas que se achavam em Portugal, ordenando debito do ponto de vista militar tudo o que n'este ramo mais xertado entendesse. Da sua informação e parecer, de concarso com a informação e parecer do citado mr. Villiers, fiou igualmente dependente o alistamento por conta do goveno inglez dos já citados 10:000 homens portuguezes, para os quaes se mandaram depois os competentes armamentos. Sir John Cradock partiu de Inglaterra para a Corunha mo dia 5 de dezembro de 1808, trazendo comsigo 1.500:000 dollars em dinheiro, dos quaes 700:000 ficaram logo n'aquella cidade á ordem de sir John Moore, trazendo comsigo o resto. Indo depois tocar na cidade do Porto, ali deixou tambem 300:000, vindo finalmente com o remanescente para Lisboa, onde mr. Villers desembarcara a 17 do referido mez de dezembro, sendo no dia 20 recebido em audiencia official pelos governadores do reino.

Sir John Cradock, tocando na cidade do Porto, mandou de lá para Almeida os dois corpos inglezes que n'ella encontrou, sendo depois d'isto que partiu para Lisboa, para onde trouxe consigo um pequeno destacamento de tropas allemãs que tambem lá encontrou. Mas antes da sua partida aconselhou instantemente a sir Roberto Wilson, ainda por então no Porto, que mandasse para Villa Real aquelles dos seus legionarios que estivessem já sufficientemente organisados e disciplinados, por ser a dita villa o local indicado pela regencia para a reunião das forças do norte. Alem d'estas outras mais circumstancias exigiam que a legião lusitana saísse quanto antes da referida cidade do Porto. As suas praças não só tinham vencimentos maiores que as dos mais corpos do exercito portuguez, mas até mesmo uniformes diversos do citado exercito, o que portanto causava ciumes e rivalidades entre estas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Veja o documento n.º 55.

e aquellas praças. Por outra parte a legião mandada para o Porto, e ali conservada debaixo das ordens do bispo d'aquella diocese, cujas machinações os governadores do reino com tão justa rasão temiam, por se haver mostrado consideravelmente turbulento e ambicioso, infundia plausiveis receios aos mesmos governadores, tendo-a como uma força irregular, que apoiando o referido bispo, lhes embaraçava a execução das suas medidas, concorrendo muito para isto a sua organisação especial. Foi por similhantes motivos que o secretario da regencia na repartição dos negocios da guerra, D. Miguel Pereira Forjaz, requisitou ao commandante do exercito inglez, que fizesse sustar o progresso do complemento da legião, de que resultou queixar-se o bispo do Porto de similhante circumstancia para Londres ao ministro portuguez, D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho, na data de 22 de outubro de 1808. O brigadeiro Wilson foi por esta causa chamado do Porto a Coimbra, onde conferenciou com sir John Moore, antes da sua partida para Hespanha, sobre a marcha das operações, que elle Wilson teria a fazer com os seus legionarios, em apoio das operações do exercito inglez, depois de entrar n'aquelle reino. Coincidia com isto os já citados conselhos que sir John Cradock posteriormente deu ao mesmo Wilson para se retirar do Porto, onde elle se achava demorado, esperando pelas armas e fardamentos que de Inglaterra deviam ser remettidos para o 2.º e 3.º batalhão da legião do seu commando, armas e fardamentos que por engano haviam sido expedidos para Santander com outros mais armamentos e munições, destinados pelo governo inglez para os exercitos hespanhoes.

Impaciente por todas estas causas, sir Roberto Wilson deixou no Porto um dos officiaes que de Inglaterra o tinham acompanhado para Portugal, o barão d'Eben (fidalgo prussiano ao serviço inglez), para formar e commandar o 2.º batalhão da legião, logoque o armamento lhe chegasse, e depois de ordenar isto, poz-se effectivamente em marcha para Almeida, e não para Villa Real, com o 1.º batalhão da legião na força de 1:200 homens e duas ou tres companhias de cavallaria e ar-

tilhera, com destino a ir de la unir-se ao exercito de sir John Moore en Salamanca; mas apenas chegou ás fronteiras de Portugal recebeu aviso da marcha apressada e retrograda do exercito inglez, que se dirigia para Galliza, por effeito de Napeleão lhe ter mandado cortar a retirada para Portugal. Á vista pois d'isto, sir Roberto Wilson fez alto, e de acordo com a junta hespanhola da Cidade Rodrigo, que lhe deu alguas tropas das que tinha á sua disposição, formou elle um corpo de 2:000 a 3:000 homens, com os quaes começou una guerra de correrias sobre todos os destacamentos franceses e pontos por elles occupados, a muitos dos quaes surprehendeu desde Cidade Rodrigo até Salamanca para o norte, e sté Palencia para o meio dia. Foi isto tão bem ideado e com tanta pericia e valor executado, que elle Wilson se fez em pouco tempo senhor de todo aquelle espaço do paiz, retardando a marcha e as operações da divisão de Lapisse, a quem fez crer em Salamanca que o corpo do seu commando era muito mais numeroso do que na verdade era, duvidando da realidade das informações que a tal respeito lhe tinham dado, e que no proprio Monitor d'aquelle tempo se liam, isto é, de que em Portugal não havia outras tropas inglezas, fóra 3:000 ou 4:000 homens (eram cousa de 10:000, como já dissenos), que se achavam em Lisboa com o general Cradock. 0 certo é que os francezes de Salamanca julgaram que sir Roberto Wilson operava com um corpo avançado do exercito inglez, de que resultou absterem-se de emprehender tentativa aguma séria contra Portugal nos mezes de janeiro, fevereiro e março de 1809 pela parte da Beira, onde a minima invasão teria sido bastante para fazer embarcar à pressa o general Cradock, não se podendo duvidar que o resultado do abandono de Portugal n'aquella melindrosa epocha teria sido mestissimo para a causa dos alliados, poisque o reino se achava n'uma especie de anarchia, nem então havia cousa que velle merecesse o nome de exercito, apesar dos esforços que o haver fazia o ministro inglez em Lisboa, o já citado W. Villiers. Quanto ao mais, sem ser o unico, foi este um portante serviço feito a Portugal por sir Roberto Wilson,

cujas operações desde dezembro de 1808 até abril de 1809 foram contemporaneas da gloriosa resistencia, opposta pela general Silveira ao marechal Soult na provincia de Traz os Montes, de que mais ao diante fallaremos. Ambos elles, ganhando tempo, e retardando as marchas e operações dos francezes, prepararam o caminho para o futuro e glorioso triumpho da passagem do Douro, uma das mais bellas operações de sir Arthur Wellesley durante a guerra da pennisula.

Sir Roberto Wilson deixou depois o commando da leal legião lusitana ao seu digno successor, o bravo e intelligente coronel Mayne, que com ella obrou feitos dignos de memoria, como adiante igualmente veremos. Alem da grande vantagem alcançada pelo brigadeiro Wilson, no que respeita a embaraçar os movimentos da divisão de Lapisse contra Portugal, um outro effeito de grande alcance para a boa causa tiveram as suas operações, tal foi a de lhe fazer reconhecer pela pratica as excellentes qualidades dos soldados portuguezes, e o seu valor e coragem na presença do inimigo. Sir Wilson, dotado de uma imaginação viva e da mais ardente energia, escreveu para Inglaterra cheio de enthusiasmo pelo valor des militares portuguezes, cujos dotes pintou com as mais vivas cores em seu abono, de que resultou ganharem as suas informações grande credito em favor do exercito portuguez. as quaes, a par dos apuros em que a desgraçada retirada de sir John Moore poz a Inglaterra, fizeram ver ao governo inglez que Portugal era na verdade a unica tábua de salvação. que no continente da Europa lhe restava para a sua causa, seguindo-se a isto o augmento de muitos partidistas á opinião (singular pela duvida até então reinante a tal respeito), de se dever tratar quanto antes em Portugal da organisação de um exercito ao soldo inglez. N'este mesmo sentido tambem depois escreveu o barão d'Eben, o qual, tendo formado no Porto o 2.º batalhão da leal legião lusitana, foi com elle empregado posteriormente na defeza do norte do reino. Sendo por occasião da invasão do marechal Soult nomeado tumultuariamente pelos povos do Minho seu commandante em chefe, testemunhou tambem para Inglaterra o que viu, pintando os maravi-

lhosos raspos de intrepidez e valor marcial praticados pelos paizanos portuguezes, os quaes, desprovidos de armas, ou com algumas de diversos adarmes, sem cartuchos, nem cartucheras, e com a polvora e as balas nas algibeiras, íam com decisão correr ao encontro das regulares dos batalhões francezes, aos quaes não poterm embaraçar o passo; mas deram provas pelo seu bravo pocedimento de que a nação a que pertenciam era com effeito nação guerreira, que se faria temivel ao inimigo, logoes suas tropas recebessem a necessaria instrucção e disoplina. Era por estes meios e fortuitos accidentes que a opiiio publica se fortalecia e augmentava na Gran-Bretanha em tvor do heroico exercito portuguez, aplanando-se por este modo o caminho para os portentosos triumphos e immarcesavel gloria de que por fim se cobriu, ligado ao exercito modelo da mesma Gran-Bretanha na peninsula.

De acordo com a opinião de dois votos tão competentes, como os de sir Roberto Wilson e barão d'Eben, appareceu em seguida a do ministro inglez em Lisboa, mr. Villiers, que a este respeito merece tambem os mais justos elogios, por ter sido igualmente um dos mais ardentes defensores de que era util e de grande vantagem para a Gran-Bretanha o lomar ella a seu soldo uma parte do exercito portuguez, convenientemente organisado e disciplinado. Quasi que foi elle quem arrastou a si a opinião contraria, partilhada pelo ministerio britannico. Entre os papeis apresentados ao parlamento inglez ha um officio de mr. Canning, que auctorisa o citado mr. Villiers a despender até uma certa somma com as levas portuguezas, se elle verdadeiramente cre que possam servir de alguma utilidade. Mas o que, não obstante o exposto, mais arrastou o governo inglez a lançar mão do auxilio que os porluguezes lhe podiam dar, para poder continuar a sua guerra contra a França, foi o geral abandono em que se viu na Europa, depois do terrivel desastre de sir John Moore na Hespanha, e da pouca confiança que desde então começaram a ler na sua opinião os exercitos hespanhoes, pelas suas grandes e funestas derrotas em Espinosa, Gamonal e Tudela, e pela nenhuma resistencia seria que por toda a parte do seu paiz apresentavam aos francezes. A consternação de toda a nação ingleza foi grandissima e geral, quando viu desembarcar nos seus portos d'esse outr'ora tão bello e esperançoso exercito, posto debaixo do commando de sir John Moore, apenas uns poucos de milhares de homens descalços e esfarrapados, depois de terem perdido todo o seu material de campanha, cavallos, bagagens e caixa militar, restando-lhes apenas as espingardas com que se haviam escapado, e essa escassa gloria militar que tinham adquirido na batalha da Corunha com a sentida perda do seu general. Este grande desastre foi portanto uma das poderosas causas que levára o governo inglez á sua confiança, por assim dizer forçada nos portuguezes, voltando-se por necessidade, mais do que por algum outro motivo, em favor da sua franca ligação com Portugal. Mas o exercito portuguez de que então se tratava quasi que não existia, porque, sem embargo de se ter cuidado na sua reorganisação depois da insurreição do Porto em 1808, ainda assim pouco mais de nada se tinha feito. E postoque muitos dos corpos se tivessem já formado depois de tal insurreição, póde dizer-se que dos antigos não conservavam mais do que o nome com alguns dos seus officiaes e soldados, pois, como já está dito, todo o antigo exercito portuguez havia sido reduzido a 9:000 homens por Junot, que os mandou de presente a Napoleão, diante do qual sómente se apresentou poucomais de metade. Não contente ainda com isto o mesmo Junot. pozera em segurança todos os depositos de armas, pertencentes tanto à tropa de linha, como às milicias, de sorte que, levantando-se os portuguezes contra os francezes, o seu rasgo de patriotismo foi em tal caso uma verdadeira temeridade e arrojo, não tendo por si tropas, nem meios alguns para as poderem armar, d'onde veiu reputar sir Arthur Wellesley a insurreição de Portugal muito mais admiravel que a da Hespanha, porque, tendo os hespanhoes por si tropas e arsenaes, os portuguezes nada tinham no paiz a que se podesse dar taes nomes.

Alem d'estes, outros mais inconvenientes havia no cha-

made estrcito portuguez, tal como a inaptidão para a guerra de mitos d'esses antigos officiaes e soldados que não tinham ido para França, inaptidão filha em uns da sua muita idade, e en outros por que, afeitos ás antigas rotinas e habitos de ma guerra frouxa e indolente, não podiam já accommodarse á moderna disciplina, nem á rapidez das marchas e movimentos de uma guerra constantemente activa e vigorosa, tal omo aquella a que Napoleão tinha obrigado todos os exercito da Europa. A isto acrescia mais o estado de fermentação pubica, ou antes de verdadeira anarchia em que o povo portuguez por toda a parte se achava por aquelle tempo, desconsiando en tudo das auctoridades, a quem aliás amedrontava pelos seus excessos, estado que igualmente havia passado ao exercito, ou antes aos corpos recentemente creados, os quaes estavam inteiramente sem disciplina nem subordinação, de modo que os soldados não só desconfiavam dos seus officiaes, mas até abertamente resistiam aos seus mandados, nem elles se atreviam a fazer-lh'os executar, receiando os enxovalhos de ma soldadesca tumultuaria, que á sua vontade e caprichos não conhecia lei, nem á sua altivez superioridade em alguem, Mo sendo um exercito d'estes outra cousa mais que uma machina ingovernavel e inteiramente inutil ao fim para que se destinava. Apesar d'este tão miseravel estado do exercito portoguez e da geral desordem em que tudo por então se achava em Portugal, mr. Villiers descobria ainda assim nos soldados portuguezes certas qualidades, que o levavam a fazer d'elles ma favoravel conceito, de modo que ao mesmo tempo que cuidava em negociar com os governadores do reino o tomar a inglaterra a seu soldo 10:000 homens de tropas portuguezas, officiava também ao seu governo sobre os meios de effeituar o seu pagamento, fardamento e municiamento. Em similhanles circumstancias era da rigorosa obrigação dos mesmos goremadores do reino consignar n'um tratado ou convenção previa quaes as reciprocas obrigações e vantagens que a Inglaterra e Portugal deviam tirar da sua mutua alliança, ajustes em que a restituição de Olivença devia seguramente ter o princi-Mogar. Entretanto os governadores do reino nada mais fi-

**L** 

zeram do que entregar-se cega e estupidamente, sem previsconvenção ou tratado, nas mãos dos inglezes, submettendo-se a tudo quanto elles quizeram, não obstante o sacrificio de vidas e de fortunas, que similhante alliança ía tão pesadamente acarretar sobre os cidadãos portuguezes, sem compensação alguma, tanto para elles, como para o seu paíz. Similhante descuido só póde achar cabal desculpa na geral idéa que por então dominava todas as mais em Portugal, tal era a de se dever pôr este reino ao abrigo de novas incursões da parte dos francezes, cujo dominio, a realisar-se por mais outra verentre nós, se reputava superior a todos os males, não havendo para o afastar meios alguns de resistencia, faltando como então faltavam ao governo, armas, soldados, munições e dinheiro.

A côrte do Rio de Janeiro também pela sua parte caiu no mesmo gravissimo erro, porventura suppondo no governo inglez cavalheirosa generosidade, justa retribuição de conducta e fiel execução dos tratados existentes entre Portugal 🗗 a Gran-Bretanha, quando nada d'isto n'elle tinha até entat encontrado, nem era provavel que para o futuro encontrasse. pelo que já tinha visto, quando com a França negociára em 1802 o tratado de Amiens, cousa que posteriormente o tempo igualmente comprovou. O certo è que o exercito portugues foi tambem pela dita côrte posto á inteira disposição da Grand Bretanha, sem algum previo ajuste ou convenção, ainda mesmo para o caso de poder ser empregado na restauração da Hespanha, depois de se ter effeituado a de Portugal, limitando-se apenas a lembrar ao nosso ministro em Londres 🔊 restituição do territorio de Olivença, escrevendo-lhe nos seguintes termos sobre este ponto 1: «Igualmente Sua Alteza. Real the manda recommendar que, propondo-se, depois de restaurado Portugal, contribuir com um grande corpo de tropas para o serviço da Gran-Bretanha na Hespanha, para ajudar a salvar esta potencia e tira-la das mãos dos francezes, 6 para depois nos Pyrenéos abrir contra elles uma continuado

<sup>!</sup> Officio de 20 de outubro de 1808.

guerra zé à paz geral, espera Sua Alteza Real que Sua Magestade Britannica contribuirá igualmente para lhe fazer restituir o territorio de Olivença, que a côrte da Hespanha lhe usupou, auxiliada pela França em 1801, e que v. s.ª lembre a Sua Magestade Britannica de quão grande gloria e considenção será este primeiro passo para o ministerio britannico e para que toda a Europa renda justiça aos sentimentos da fiel ejusta alliança que Sua Magestade Britannica professa, e tanto mostrado a Sua Alteza Real e á sua real corôa». Todavia. ca vez de D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho exigir do governo inglez uma formal declaração, pelo menos quanto á restituição de Olivença, nada absolutamente fez sobre isto. pois na sua correspondencia official nada absolutamente se encontra por onde se prove ter elle feito por esta occasião a mais pequena diligencia para garantir á sua patria uma tão justa, quanto devida restituição. Triste e bem doloroso é para o historia dor portuguez ter de confessar não haver nos governadores do reino, na côrte do Rio de Janeiro, nem no ministro de Portugal em Londres o mais pequeno vislumbre de dignidade e patriotismo, não se vendo em todos elles mais do que um abjecto servilismo para com tudo quanto o governo inglez de todos elles se lembrou exigir, sem repararem que % auxilios que a Inglaterra tão generosamente mostrava querer prestar a Portugal não eram seguramente com as puras vistas de o libertar do jugo da França, mas por effeito de se libertar a si propria, e de manter fóra do seu paiz a encarniçada luta em que estava para com aquella potencia, luta que a tinha já levado a prestar auxilios ainda de muito maior vulto i Hollanda, Prussia, Allemanha, Suecia, Sardenha, Napoles e ultimamente á Hespanha. Todavia a nada d'isto se attendeu, tomando-se como dedicação a Portugal o que não era mais do que fazer d'este reino o governo inglez uma solida base de operações para o seu exercito, vir entre nós combater os francezes, seus figadaes inimigos, por meio das suas e be nossas bravas tropas em favor dos seus interesses, e fimalmente obrigar-nos a immensos sacrificios de vidas e de fortunas, que nos arruinaram quasi totalmente, sem nos dar compensação alguma, e nem mesmo a da desgraçada restituição do territorio e praça de Olivença, que por causa da nossa alliança com a Gran-Bretanha tinhamos perdido.

Entretanto mr. Villiers, buscando concluir os necessarios ajustes com os governadores do reino para a promptificação. dos primeiros 10:000 homens, que deviam ficar ao soldo da Gran-Bretanha, diligenciava, de concurso com o general sir John Cradock, fazer com que os mesmos governadores melhorassem quanto antes a situação militar do paiz, completando os corpos do exercito com o indispensavel numero de recrutas, sendo aliás uma pura illusão o elevar-se a 20:000 homens o numero das tropas nacionaes, quando em todo o reino o seu numero mal chegaria a metade em estado de servir, segundo a confissão do proprio secretario do governo na repartição da guerra, D. Miguel Pereira Forjaz 1. O decreto pelo qual se armára a populaça não promettia vantagem alguma real para a defeza do paiz, e todavia, descansada a regencia n'este illusorio meio, não tratava de recrutamento. A este respeito sir John Cradock escrevia a mr. Villiers, na data de 18 de dezembro de 1808, dizendo-lhe: «Estou certo que se enganam completamente em Inglaterra, quando ajuizam do estado do exercito portuguez, e n'elle se fiam para a defeza do paiz, juizo que não tem fundamento algum; os ministros portuguezes vo-lo confessarão depois de dez minutos de conversa. Para se fazer alguma cousa d'este exercito é preciso remontar aos primeiros principios da organisação militar, dar-lhe officiaes, armas, fardamento, equipamento, cavallos, etc. É escusado dizer que para tudo isto se precisa dinheiro. Os ministros têem declarado positivamente que o não têem, que por falta d'elle não podem reunir as tropas, nem ainda mesmo fazer movimento algum na fronteira, uma vez que se lhes não dê subsidio. Mr. Forjaz, secretario do governo, respondendo-me a uma questão decisiva que lhe fiz, disse-me que o exercito não tinha 10:000 homens em estado

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Correspondencia manuscripta de sir John Cradock, citada pelo coronel Napier.

de servir. A situação do norte e do sul do reino não era mais inojeira. Quanto á do norte, o mesmo sir John Cradock officiava a lord Castlereagh, dizendo-lhe: «A inactividade da regencia faz-se sentir no Porto de uma maneira ben deploravel, e aindaque tenho visto o general Bernardim Frire, não pude obter d'elle noção alguma, quanto ao numere e formação das tropas portuguezas, nem quanto aos pentos em que ellas se acham estacionadas, nem quanto aos ses commandantes. Pelo que me tem dito, receio que todos soficiaes generaes tenham a mesma auctoridade, e que a nema idade não obtenha entre elles a mesma influencia que Muralmente deve ter. A sua conversação terminou-a com a muinte expressão: que desde a evacuação de Portugal pelos fracezes a nação acreditava que a guerra tinha acabado». Agora quanto á do sul do reino, o coronel Kemmis escrevia de Ilvas a sir John Cradock em 30 de dezembro de 1808, dizendo-lhe: « Nada é capaz de pintar bem a apathia dos portugue-283. O general Leite (Francisco de Paula Leite) é um homem de theorias e como todos os seus compatriotas um indolente ». Quanto ao juizo que os inglezes faziam da regencia, não lhe era mais favoravel, porque, á excepção de D. Miguel Pereira Forjaz, que elles tinham na conta de ser o mais habil homem de Portugal, todos os mais membros d'ella eram sem capacide na sua opinião, não tendo estabelecido systema, nem principio algum fixo de administração, não se vendo mais que confusão, perigo e miseria.

Foi no meio d'este deploravel estado do paiz e d'esta grande apathia dos governadores do reino que se soube em Listoa que sir John Moore se via em grande apuro, obrigado a retirar-se para Portugal, perseguido como se achava pelo proprio Napoleão em pessoa, ao passo que um outro exercito francez ameaçava a capital do reino pelo lado do Tejo. Segundo suas instrucções, sir John Cradock tinha por primeira obrigação reforçar o exercito de sir John Moore, e no caso de que a marcha dos acontecimentos o trouxesse a Portugal, era o mesmo Moore quem sómente devia dirigir os negocios, competindo-lhe a elle Cradock conservar Elvas, Almeida e a ca-

pital. Para reforçar o exercito inglez da Hespanha escassos eram os recursos que o mesmo sir John Cradock tinha á sua disposição, porque, não podendo contar para cousa alguma com o exercito portuguez, à vista do que acima se disse, só lhe restavam para tal fim as tropas inglezas, as quaes em 6 de janeiro de 1809 não passavam de 10:787 homens, comprehendidos os doentes 1, compondo-se de 8 batalhões de infanteria ingleza, 4 de allemães, 4 esquadrões de dragões e 30 peças de artilheria, das quaes sómente seis tinham cavallos para poderem entrar em campanha. Alem d'esta força havia mais 1 batalhão do regimento n.º 60, formado principalmente de francezes, recrutados nos pontões de Inglaterra, batalhão que de Hespanha se mandou retirar para Portugal, por se receiar tê-lo em contacto com os seus compatriotas. Dos citados 13 batalhões dois estavam em Abrantes, um em Elvas, tres em Lamego sobre o Douro, um em Almeida, e seis em Lisboa. Tres dos citados batalhões, que se achavam para o norte de Portugal, tiveram ordem de se ir reunir a sir John Moore pela estrada de Salamanca, e dos que occupavam o sul, dois, acompanhados por uma meia brigada de artilheria, foram-lhe igualmente enviados de Abrantes pela-estrada de Castello Branco e Cidade Rodrigo. Providenciando assim quanto ao reforço que se devia prestar a sir John Moore, restava por outro lado attender-se ao damno que o 4.º corpo do exercito francez vinha fazer ao reino na sua marcha em direcção ao Tejo, sendo o mesmo exercito o que tinha passado na ponte de Almaraz, e o que depois de bater as tropas hespanholas de Galluzo, se propoz ameaçar a praça de Badajoz, que se achava sem armas, sem munições, sem viveres, e onde a populaça se havia sublevado, assassinando quem bem lhe pareceu.

Assim o diz o coronel Napier, postoque a regencia em officio, dirigido para o Rio de Janeiro em 24 de dezembro de 1808, diz que as tropas inglezas montavam então a 14:157 homens; mas acrescentando que alguns regimentos se achavam em marcha para Castella, póde ser que as que ficaram se reduzissem depois aos citados 10:787 homens, designados por Napier. Os mappas da força ingleza em Lisboa em 6 de janeiro e 6 de abril de 1809 são os que constituem o documento n.º 55-A.

Para este fim pode o mesmo sir John Cradock levar D. Miguel Pereira Forjaz a lhe prometter mandar para a ponte de Alcantara uma divisão portugueza de 6:000 homens, destinados a observarem a marcha do dito 4.º corpo de francezes, sendo para isto necessario que o mesmo sir John Cradock se promptificasse a lhe fornecer algum dinheiro, sem o qual a dita divisão não podia pôr-se em marcha. Alguns corpos chepram effectivamente a sair de Lisboa para o Alemtejo, começando a moverem-se nos primeiros dias de janeiro de 1809, taes foram os regimentos n.º 1 no dia 2, o regimento n.º 13 no dia 3, e o regimento n.º 16 no dia 4.

Para supprir a falta d'estes corpos, que assim desfalcavam a marnição de Lisboa, haviam os governadores do reino mantado rrear, por decreto de 28 de dezembro do ango anterior. os regimentos de cavallaria e infanteria do commercio, com o ululo de Voluntarios reaes do commercio da cidade de Lisboa. destrados a servirem para a guarnição policial e defeza da apital, quando as circumstancias assim o exigissem. Foram os mesmos negociantes da praça de Lisboa os que, depois de terem concorrido com tudo quanto estava ao seu alcance para a defeza do estado, pediram formar os ditos dois regimentos, em que só podiam ser admittidos os negociantes e mercadores das unco classes, devendo cada uma das suas praças fardar-se a sua custa. Foi n'esta occasião que o enthusiasmo patriotico se desenvolveu altamente em todo o paiz, concorrendo um sem numero de voluntarios a alistarem-se nos diversos corpos, lavendo dia em que n'elles se receberam 60, 80, e mesmo 100 recrutas, muitas das quaes se viram sem fardamento, no momento em que os corpos de Lisboa partiram para o Alemlejo. Muitas familias houve na capital que, partilhando o enlhus.asmo geral do paiz, largaram as suas habituaes occupaties para immediatamente acudirem á promptificação das alças e capotes necessarios para o fornecimento do exercito. Para a universidade de Combra mandára o governo expedir egunte carta regia. « Manuel Paes de Aragão Trigoso, do en conselho, desembargador honorario da mesa do desem-Dargo do paço, vice-reitor da universidade de Coimbra; ami-1000 H-2.9 EPGC

go, eu o Principe Regente vos envio muito saudar. Obrigando os esforços do inimigo commum a armar toda a nação para lhe resistir, e tendo mostrado o corpo academico o seu patriotismo, aptidão e valor na feliz restauração d'estes reinos: sou servido que façaes organisar sem perda de tempo o dito corpo, que deve compor-se dos lentes substitutos, oppositores e estudantes que forem capazes de pegar em armas, para que bem armado e disciplinado concorra para a defeza dos meus reinos, debaixo do vosso commando como chefe d'elle. Outrosim sou servido que commandeis igualmente os mais corpos armados d'essa cidade. E finalmente porque similhante serviço è incompativel com as lições e frequencia das aulas, mando que a universidade se feche no presente anno lectivo. O que me pareceu participar-vos, para que assim o tenhaes entendido e assim se execute. Escripta no palacio do governo, em 2 de janeiro de 1809. — Marquez das Minas — Francisco da Cunha e Menezes — D. Francisco Xavier de Noronha». Para o Rio de Janeiro diziam os governadores do reino: «Por toda a parte apparecem manifestas provas do amor da patria e fidelidade ao governo de Vossa Alteza Real. Por toda a parte se vêem preparos de armas para a defeza do reino, alistamentos voluntarios, sendo necessario toda a vigilancia da policia para embaraçar os excessos do povo contra os partidistas dos francezes, ou suspeitos a favor d'elles».

Entretanto chegava a Lisboa a noticia da tomada de Madrid por Napoleão e logo depois d'ella a da retirada para Galliza do exercito inglez e do hespanhol, sendo este commandado pelo marquez de la Romana. Estas noticias causaram a mais triste e dolorosa sensação, tanto nos habitantes do paiz, como nas proprias tropas inglezas. Em consequencia d'isto mandou-se suspender a marcha dos corpos que tinham ido para o Alemtejo, e reforçados estes com mais alguns outros, arranjou-se com todos elles uma divisão, cujo commando se deu ao tenente general Antonio José de Miranda Henriques. a quem se commetteu a defeza da Beira Baixa, indo estabelecer o seu quartel general em Thomar, ficando assim collocado entre o rio Tejo e o Mondego, e ao mesmo tempo vigiando a passa-

gem do Zezere. Ao general Manuel Pinto Bacellar commetteu-se a defeza da Beira Alta, vigiando as passagens da ponte da Murcella, tendo o seu quartel general na Guarda. Ambos estes generaes tinham ordem de se retirarem para a capital em caso de necessidade, e como tal retirada fosse um tanto difficil, por falta de forças que a apoiasse, o governo tinha mandado fortificar ligeiramente alguns pontos mais notaveis da Extremadura sobre as duas estradas de Leiria e bordad'agua, ordenando-se que nos referidos pontos se reunissem os povos das suas vizinhanças, e que n'elles se depositassem todos os viveres que os mesmos povos podessem dispensar, aascendo desde então a idéa de fortificar Lisboa, commissão que em particular se deu ao commandante do real corpo de engenheiros, o marechal de campo José de Moraes Antas Machado<sup>4</sup>, não fallando na que desde o mez de dezembro de 1808 gualmente se dera ao major do mesmo real corpo de enge-

Por dever de justiça convem dizer-se qué a idea de fortificar Lisboa. por meio de linhas defensivas não foi privativa de lord Wellington, pois antes d'elle os governadores do remo tinham ordenado similhante medida, postoque a escolha dos pontos a fortificar, a extensão da respectiva linha e o local onde se devia levantar, não fossem os mesmos que o dito lord depois escolheu, como não podia deixar de ser, poisque as forças e meios de que em 1810 elle dispunha eram muito differentes dos que os citados governadores tinham por si em 1809. Mas que estes haviam effectivamente ordenado ja uma linha defensiva da capital é um facto comprovado por um officio que D. Miguel Pereira Forjaz dirigiu ao marerbal Beresfond na data de 25 de março do referido anno de 1809, tranapple a fol 2 de livre 1.º da sua correspondencia com elle Beresford, "Sulente na secretaria da guerra. No referido officio the diz elle, que the remettus uma carta do commandante do real corpo de engenheiros, José Moraes Antas Machado, e lhe communicava a participação vocal do inlendrate das obras publicas. Duarte José Fava, por onde vería que se chienn no Terreiro do Paço 300 varas para as fortificações da capital, tem como estavam promptas mais de 1:000 fachinas, como lhe participin has antes o referido commandante. Mais lhe dizia que o sobredito otendente ordenara a remessa das estacas precisas, esperando que em Poscos dias tudo ficaria concluido. As fortificações de que aqui se tratava Morram portanto as linhas de Torres Vedras, mas sim uma linha defenera de Lisboa, delineada pelo citado commandante dos engenheiros, 4 qual mais para diante fallaremos.

nheiros, José Maria das Neves Costa, de continuar com os trabalhos da carta topographica do terreno comprehendido desde o cabo da Roca e Peniche até ao Tejo, trabalhos que já no tempo de Junot tinham sido confiados a elle Neves Costa e ao tenente coronel dos mesmos engenheiros, Carlos Frederico Bernardo de Caula, debaixo da direcção do coronel Vincent. Na provincia do Minho, onde quasi todas as milicias estavam desarmadas, e d'onde tambem se haviam feito retirar algumas tropas para a provincia da Beira, mandaram-se reunir n'ella todos os corpos disponiveis e os do partido do Porto, tudo debaixo das ordens do tenente general Bernardim Freire de Andrade, que por lá vigiava a defeza, como general d'aquella provincia, ao passo que a de Traz os Montes se confiára ao brigadeiro Francisco da Silveira Pinto da Fonseca.

Para animar os povos em tão critica conjunctura, tal como a da imminencia de uma nova invasão dos francezes no paiz, os governadores do reino lhes dirigiram, na data de 21 de janeiro de 1809, uma proclamação, em que lhes diziam: «Os governadores do reino não vos querem illudir. Elles são os mesmos que vos dizem que os exercitos combinados de Moore e de la Romana se têem retirado para o interior da Galliza, deixando assim descobertas as nossas fronteiras; que estas, pela sua grande extensão, nos expõem a uma invasão; que o imperador dos francezes costuma empregar a massa total das suas forças, quando ataca as nações; que as suas marchas rapidas não dão regularmente tempo à reunião dos corpos que se propõem à defensiva; que elle corre então sobre as capitaes, procurando surprehender os governos, para espalhar a anarchia e a desordem; e que este modo de fazer a guerra obriga algumas cidades e villas a soffrerem os estragos de uma invasão; porém estes estragos parciaes não são o mesmo que a ruina de todo o estado. No centro de Portugal os nossos antepassados rubricaram com o seu sangue a nossa independencia, e para o mesmo fim os governadores do reino dirigem as medidas de uma cautelosa prudencia. Pontos elevados, que a natureza formou para baluartes da nossa liberdade, e rios caudalosos, que não podem sem risco ser atravessados,

and serve une deposite seguro nas emparcações contra qualquer tentativa do inimigo. Mas em todo governadores do remo não desamparam o posto conflou o Principe Regente, nosso senhor; e fieis à los seus deveres, se mostrarão dignos da regia con-🔖 da nação, a cuja honra e independencia consagram ridados e vigilias. Portuguezes! Ajudae as medidas no. Sêde soldados para arrostar os satellites do tye, similhante ao feroz tigre, jamais satisfaz a séde 🗼 Sède surdos ás insinuações dos corruptos emissaprocuram enfraquecer a vossa energia, espalhando 🍃 descontianças perfidas. Valor e fidelidade são o a caracter dos portuguezes 1». Effectivamente haespedido as ordens para se irem encaixotando e emlos livros e papeis importantes do paço da Ajuda, rgo de Jojo Diogo de Barros, bem como o real ar-Torre do Tombo, precaução que sem nenhum disleava bem a pouca confiança que se tinha posto na 🌓 remo e da capital, apesar da energia com que em potrario o general Antonio José de Miranda Henrilamára aos seus soldados, com a noticia do exercito se approximar das fronteiras do reino 2.

o de tudo isto não eram só os portuguezes e o seu se que se achavam dominados de vivos receios pela ação dos francezes, porque de igual desanimação déra proprio general inglez, sir John Cradock, e

memente para Portugal, se per ventura sua o imperador Napeleão não houvesse repentinamente deixado a Hespanha para se dirigir a París, e por igual fortuna sir Roberto Wilson não houvesse com as operações da sua pequena divisão paralysado a marcha da divisão de Lapisse, como já acima vimos. Entretanto sir John Cradock, não tendo esperança alguma de uma proficua defeza para o paiz, nem tendo forças suas para a poder tentar, depois da retirada e embarque do exercito inglez na Corunha, fazendo-se de vela para Inglaterra, só cuidou em salvar tudo quanto lhe pertencia e à sua marinha. sem nada absolutamente lhe importar com as cousas portuguezas, não tendo prestado aos governadores do reino o mais pequeno auxilio, tanto em dinheiro, como em armamento, exceptuando apenas alguns chuços e 2:400 espingardas 1. Bem longe de ministrar qualquer soccorro, tomára a si a despotica resolução de fazer mão baixa nos navios de guerra portuguezes, que por incapazes de navegar tinham ficado no Tejo, depois da saida do Principe Regente para o Brazil, resolução que com a mais justa causa havia altamente indisposto o animo dos moradores de Lisboa. O almiranto Carlos Cotton tinha sido chamado a Inglaterra, e na falta de successor fazia de alnurante o capitão Halket, por ser o mais antigo official da estação naval ingleza no Tejo, sendo elle o que tomou conta das embarcações portuguezas e lhes procurou fazer os reparos que era possível, para o fim de serem transportadas a Inglaterra. Lisboa achava-se por então cheia de mulheres, de creanças, de bagagens, e de pessoas não combatentes, pertencentes ao exercito inglez que embarcára na Corunha, e n'este caso aproveitava-se tudo quanto para esta gente podia servir de meio de transporte. Sir John Cradock chegou até a fazer embarcar dois dos seus regimentos, mandando retirar de Almeida e de Castello Branco a pouca tropa sua que lá tinha, medida que lançou aquelles povos na mais acerba afflução, queixando-se de que a Inglaterra o= abandonava, depois de os ter compromettido no mais alt

<sup>1</sup> Citado documento n.º 56.

gree para com a França. O ministro Villiers pediu aos governadores do reino ordens iguaes ás que em 1807 se tinham espedido, para que todos os inglezes podessem embarcar as seu fazendas e effeitos, sem pagamento de direitos, prestado fiança a elles, ou adoptando-se qualquer outro meio que para tal fim se julgasse conveniente. Este triste estado de cousas continuou ainda por algum tempo, como filho dos de astres de sir John Moore, communicados para o Rio de laciro pelos governadores do reino <sup>1</sup>.

E portanto innegavel que o general inglez, sir John Cradock, em vez de nos defender, estava inteiramente resolvido alevar para o seu paiz, com a frota ingleza que se achava no Tejo, o que n'elle ainda havia da antiga esquadra portugueza, e alem d'isso a destruir tudo quanto não podesse levar comsigo, incluindo o desmantelamento das fortalezas do mesmo Tojo <sup>2</sup>. Não admira pois que, no meio de taes circumstancias em presença de similhantes medidas, o povo de Lisboa se achasse sobresaltado, vendo o seu paiz ameaçado pelos ingiezes de uma destruição muito mais funesta do que aquella que lhe occasionára a invasão franceza do general Junot, consideravelmente sensivel, como esta foi, mais pelos seus roubos e tyrannias, do que pelas suas formaes destruições. Queixa-se o coronel Napier d'este espirito hostil que em tal occasião o povo de Lisboa mostrára ter para com o general Cradock, e não menos se queixa de que os governadores do reino não tivessem feito marchar para Alcantara a divisão que da capital principiára a saír para o Alemtejo. Quanto ao primeiro caso perguntaremos, se as scenas que por então se passaram em Lisboa se tivessem passado em Londres, e n'esta capital se achasse um exercito portuguez, que pela sua força moral e physica a dominasse, e em tal caso se decidisse a praticar o mesmo que sir John Cradock queria executar em Lisboa, levaria qualquer inglez a bem similhante procedimento? Cremos firmemente que não. Pois o que seria do peior effeito

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o documento n.º 56-A, já atrás citado.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Assim o diz Napier no capitulo 1, livro 6.º da sua Historia da guerra de prainsula.

em Londres era-o tambem em Lisboa. Quanto às queixas contra os governadores do reino, é um facto que elles se mostravam indolentes, culpa de que igualmente os temos accusado; mas tambem é um facto, que os graves apuros financeiros com que lutavam os impossibilitavam de poder completar os corpos e convenientemente move-los, faltos, como elles governadores estavam, de tudo quanto para tal fim precisavam, ao passo que, havendo-lhes o general Cradock promettido outorgar algum auxilio pecuniario, nunca realisou a promessa, fornecendo-lhes apenas as 2:400 armas de que acima se fez menção. Felizmente d'estas novas calamidades, de que Lisboa estava tão seriamente ameaçada, a Providencia Divina a livrou por então, pelas rasões que já expozemos, isto é, pela repentina retirada que o imperador Napoleão effeituou de Hespanha para França, e pela paralysação das marchas e operações do 4.º corpo do exercito francez, commandado pelo marechal Victor, receioso das correrias e corajosa resistencia que em Leão e na Extremadura hespanhola lhe oppunha sir Roberto Wilson com a sua pequena divisão. A não ter pois Napoleão effeituado similhante retirada, Portugal e Hespanha teriam necessariamente succumbido ao peder da França, de quem tambem a Europa continuaria a ser escrava.

## CAPITULO 11

finale a cirte do Rio de Janeiro mandava que se pedisse ao governo britannico um general ingles para commandar em chefe o exercito portuguezy o referido governo, perdendo a confarça no anxilio das tropas hespanholas, depois das suas muitas derrotas e do desastre de sir John Moore, achava-se por então decidido a tomar a seu soldo 20:000 portuguezes, <sup>2</sup> dar o commando do exercito inglez na peninsula a sir Arthur Wellesley, e a offerecer a william Carr Beresford o commando em chefe do exercito portuguez. Entretanto o marechal Soult appareceu nas margens do río Minho para invadir Portugal pelo norte, e sado repellido n'esta sua tentativa, dirigiu-se depois para Orense, e d'aqui para Traz os Modes, code tomou Chaves, vindo por fim a Braga, depois de ter derrotado em Carvalho Este un grande numero de povo armado, o qual se manchára pela sua insubordinação com o feio crime de assassinar o seu proprio general, o infeliz Bernardim Freire de Antrate. De Braga marchon o mesmo Soult para o Porto, onde a populaça, apoiada no resperiro bispo, arvorado em general em chefe para a defeza da dita cidade, se achava igualmente insubordinada, a ponto de lá matar quantos individuos julgou addictos aos france-273: mas as tropas de Soult, penetrando nas respectivas linhas, de prompto afugentaram dellas os seus defensores, dos quaes uma grande parte foi encontrar a morte no rio Douro, pr se acharem abertos os alçapões da ponte de barcas, que n'elle então havia, quando Per ella corria em tropel, sendo innegavel que para o triumpho dos francezes muito conome a cohardia de alguns dos generaes portuguezes, um dos quaes se mandou depois responder a conscilho de guerra, dando a sua absolvição logar a importantes consideraobes. Fmalmente desculpam-se os portuguezes nas suas barbaridades contra os francezes, 4 pelo exemplo que para isto lhes forneciam os povos das nações mais civilisadas da Eumpa, e já pelo direito de represalia que os mesmos francezes lhes davam com a sua condecta, ou com as harbaridades que sem piedade alguma contra elles igualmente com-Brilliam.

uno de 1809 começára desastradamente e no meio do más terrivel aspecto para a encetada guerra da peninsula. Era a todos patente o desalento das nações que a emprehendram (Hespanha, Portugal e Gran-Bretanha), depois da sentida perda de sir John Moore na batalha da Corunha, sendo a das ditas nações a que mais efficazmente promovia e mais a dita guerra, pelos poderosos meios de que para

ella dispunha. A similhante resultado tinha Napoleão levado as cousas, quando no passado anno de 1808 havia esmagado a Hespanha debaixo do enorme peso dos seus 300:000 veteranos, dos quaes 200:000 haviam sido arrancados da Allemanha e da Italia para similhante empreza. Por conseguinte a feliz estrella de Buonaparte continuava ainda com todo o esplendor do seu antigo brilho, cousa para que muito poderosamente concorria a veneração que por elle mostrava ter o imperador Alexandre da Russia, que com elle permanecia em paz, pela sua fiel e submissa adstricção aos compromissos que em Tilsitt com elle tinha contrahido em 7 de julho de 1807. A Prussia também pela sua parte se conservava tranquilla, famentando silenciosamente com o seu reservado mau humor o estado de nullidade a que desde 14 de outubro de 1806 a reduzira a batalha de Iéna, vendo-se 14:000 prussianos obrigados no dia 46 do mesmo mez a deporem as armas em Erfurth, entrando no dia 25 o exercito francez victoriosamente em Berlim. A Austria, vencida como tinha sido em Wertingen, em Ulm, e sobretudo em Austerlitz no dia 2 de dezembro de 1805, havia por tal motivo sido obrigada a assignar em Presbourg a sua paz com a França a 26 do dito mez de dezembro, e postoque de novo rompesse as suas hostilidades com a mesma França, outros novos e não menos profundos desastres a iam em 1809 por mais outra vez constituir submissa ao pesado jugo do imperador Napoleão. Pela dita paz de Presbourg, diz Mignet na sua Historia da recolução francezo, perdeu a casa de Austria as suas possessões externas. Cedeu ella as provincias da Dalmacia e da Albania ao reino da Italia: o condado do Tyrol, a cidade de Augsbourg, o principado d'Eichstett, uma parte do territorio de Passau, e todas as possessões da Souabia; o Brisgau e Ortenau foram igualmente cedidos aos eleitorados da Baviera e do Wurtemberg, que se transformaram em reinos. A Hollanda, constituida tambem em reino, recebeu por seu monarcha Luiz Buonaparte, irmão do imperador. A Dalmacia, a Istria, o Frioul, Cadore, Belluno, Conégliano, Treviso, Feltro, Bassano, Vicence. Padua e Rovigo tiveram a categoria de ducados, como

grades feudes de imperio francez, nos quaes foram investides es individuos que a Napoleão muito bem aprouve. Destraindo a republica suissa, d'ella se declarou mediador, pado igualmente debaixo da sua dependencia o antigo corpo germanico. A 12 de julho de 1806, quatorze principes do mio-dia e da parte oeste da Allemanha reuniram-se debaixo istulo de confederação do Rheno, reconhecendo Napoleão per seu protector. No 1.º de agosto participaram elles á dieta é Ratisbonna a sua separação do corpo germanico, de que rentou extinguir-se o imperio da Allemanha, tendo o impendor Francisco II de abdicar o respectivo titulo n'uma sua reclamação. Por uma convenção, assignada em Vienna aos 15 de dezembro, a Prussia cedeu o paiz de Anspach, Clèves e Neuschâtel ao eleitorado de Hanovre. Por conseguinte Napoleão tinha desde 1806 todo o occidente debaixo do seu poder. Achava-se senhor da França e da Italia como imperador rei. Napoles e a Hollanda estavam-lhe sujeitas por meio dos seus dois irmãos; a Suissa por meio do acto de mediação; e a Allemanha por meio dos reis da Baviera e do Wurtemberg, tendo por sua a confederação do Rheno contra a Austria e a Prussia. A paz de Tilsitt proporcionára a Napoleão estender em 1807 ainda mais o seu dominio no continente, instituindo meio-dia da Allemanha os reinos da Baviera e Wurtemberg contra a Austria, e no norte os da Saxonia e Westphalia contra a Prussia. O da Saxonia (formado do eleitorado d'este nome e da Polonia prussiana, erigida no gran-ducado de Varsovia), foi dado ao rei da mesma Saxonia; o de Westphalia (comprehendendo os estados de Hesse-Cassel, de Brunswich, de Fulde, de Paderborn, com a maior parte do Hacovre), foi dado a Jeronymo Napoleão. O imperador Alexandre, subscrevendo a todos estes arranjos, evacuára pela parte a Moldavia e a Valachia, e postoque o seu imperio fosse no norte da Europa a unica potencia intacta, achava-se tedavia reduzido ao caracter de vencido.

La se vê pois que o imperador Napoleão havia tomado por seguir as mesmas pisadas do imperador Carlos Magno, seguir as tudo se lhe assimilhar, fizera-se até preceder, no

dia da sua sagração como imperador, da corba, da espada, e do sceptro do antigo monarcha franco. O papa Pio VII atravessara os Alpes para lhe ir sagrar no throno francez a sua dynastia, modelando assim Napoleão os seus estados pelos do vasto imperio d'aquelle celebre conquistador. Dominado por similhantes idéas, como elle havia de aspirar igualmente ao dominio da peninsula iberica, de que resultou assenhorear-se primeiramente de Portugal desde os fins de novembro de 1807, por meio do exercito de Junot, e posteriormente da Hespanha, por mejo de uma serie de traições, começadas a por por obra desde o mez de janeiro de 1808, conseguindo assim elevar a rei da mesma Hespanha seu irmão, José Buonaparte. Sublevada pois esta nação para recuperar a sua independencia, de novo a submetteu ao seu jugo no fim do dito anno de 1808, por meio dos seus 300:000 veteranos, com que ganhára pessoalmente as victorias de Espinosa, Gamonal e Tudela. Batidos como por elle foram os exercitos hespanhoes, póde dizer-se que o governo da Hespanha perdeu toda a sua energia, vendo-se até os povos amedrontados e frouxos por toda a parte no seu grito de resistencia aos francezes. Era portanto liquido que a causa da Hespanha, depois do desastre de sir John Moore na Corunha, e da entrada de Napoleão em Madrid, se achava como perdida no principio do anno de 1809, se com effeito se póde chamar causa ao que depende dos azares da guerra; e se tal perda se não verificou, é forçoso confessar que similhante fortuna se deveu, como n'outra parte notâmos, às novas hostilidades da Austria contra a França, sendo ellas as que no referido anno vieram de novo animar a energia dos hespanhoes e portuguezes contra Napoleão Buonaparte. Seu irmão José de novo se installara em Madrid como rei da Hespanha em 23 de janeiro de 1809, sendo escoltado por 5:000 a 6:000 homens de tropas francezas, sendo também por então que o imperador o nomeou seu logar-tenente, com que lhe deu a prerogativa de mover na Hespanha a seu arbitrio os exercitos francezes. Sem embargo d'isto os marechaes de França, que lhe ficaram sujeitos, desdenhavam obedecer-lhe, circumstancia de que proveiu a paralysação da conquista e o deixar de se tornar compacto o exercito francez, dividido como foi em corpos independentes, os quaes pela desunião e reciproca rivahdade dos seus commandantes se tornaram lentos nas suas operações e extremamente difficeis em se combinarem para um movimento commum, como o andar do tempo patenteou. Foi o proprio Napoleão quem dividíra o exercito nos referidos corpos, distribuidos pelo seguinte modo: o 1.º corpo tomou os seus quarteis na Mancha; o 2.º destinou-se a invasão de Portugal; o 3.º e o 5.º tiveram a seu cargo o cêrco de Saragoça; o 4.º ficou no valte do Tejo; o 6.º, exceptuando a sua terceira divisão, foi destinado à occupação da Galliza; e finalmente o 7.º continuou com as suas operações na Catalunha.

Alem do exposto deu-se também mais o seguinte: a guarda aperial, dirigida para Vittoria, contribuia a assegurar a grande communicação da Hespanha para França até á tomada de saragoça, achando-se de mais a mais prompta a marchar para onde se lhe ordenasse, logoque a nova guerra da Austria assim o exigisse. O general Dessolles tornara para Maand com a terceira divisão do 6.º corpo. O general Bonnet remaneceu nas montanhas de Santander com a quinta divisão do 2.º corpo. O general Lapisse mandou-se com a segunda divisão do 1.º corpo para Salamanca, onde se lhe remin a brigada de cavallaria de Maupetit, que para isto altavessára a serra de Bejar. A reserva da grossa cavallaria foi repartida em divisões pelo seguinte modo. Latour-Mauhoarg reuniu-se ao 1.º corpo. Lorge e Lahoussaye ao 2.º Lasalle mandou-se unir ao 4.º Reforcou-se o 6.º com duas brigadas. A divisão Milhaud ficou em Madrid, destinando-se a de Kellerman a guardar as linhas de communicação entre Judela, Burgos e Palencia. Por conseguinte Madrid contiauou a ser o centro das operações dos francezes, os quaes e achavam repartidos por maneira tal, que por um movimento concentrico podiam aniquilar toda a insurreição que se manifestasse na área das suas posições. As forças de maior momento occupavam os principaes caminhos que divergem

de Madrid, dirigindo-se para as extremidades da peninsula. interrompendo toda a communicação com as provincias. O 2.º corpo, lançado fóra da sua circumferencia, e destinado como o havia sido o 4.º, a limpar successivamente de inimigos diversos pontos, tinha por si a certeza de um apoio e uma boa linha de retirada em cada uma das estradas reaes, que de Madrid iam para as provincias ainda não submettidas. A communicação com a França estava ao mesmo tempo segura pelas fortalezas de Burgos, Pamplona, S. Sebastião, e pelas divisões postadas em Santander, Burgos, Bilbau, Vittoria, e pela reserva estabelecida em Bayonna. As provincias do norte achavam-se divididas em governos militares, cujos chefes, correspondendo-se entre si, podiam, por meio de columnas moveis, reprimir todas as pequenas insurreições. O 3.º e o 5.º corpo, tendo Pampiona por base, e por fim das suas operações Saragoça, cobriam por similhante modo a communicação com a França, não se achando expostos aos ataques de flanco, a não ser pelo lado de Cuenca, onde commandava o duque do Infantado, o qual todavia era observado pelo 1.º corpo. Tanto as linhas de França, como as dos differentes corpos, eram guardadas por postos fortificados, tendo uma guarnição mais ou menos numerosa, segundo a sua importancia. Entre Bayonna e Burgos havia onze postos militares: entre Burgos e Madrid, pelo caminho de Aranda e Somo-Sierra, eito; havia outros onze, que protegiam o caminho menos directo, que se dirigia para a capital por Valladolid, Segovia, e a Guadarama<sup>1</sup>. Quinze pontos intermediarios asseguravam a linha entre Valladolid e Saragoça. Oito postos se achavam estabelecidos desde Valladolid até Santander. Nove ligavam a primeira d'estas cidades com Villa-Franca del Bierzo. pela estrada de Benavente e Astorga, achando-se finalmente dois entre Benavente e Leão. Por aquelle tempo as forças do exercito invasor da Hespanha, não comprehendendo a guarda. franceza do rei José, elevavam-se a 324:411 homens, sendo de cavallaria 39:000, pouco mais ou menos. Nos hospitaes

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Napier, vol. 3.º de traducção francem, liv. 5.º, cap. 1, pag. 11.

existim 58:000 homens. Os depositos, os governos militares, as granições, os postos de correspondencia, os prisioneiros, e a latalhões em marcha, compostos dos soldados dispersos e estropiados, absorviam quasi 25:000 homens. Os mais advan-se debaixo de armas nos regimentos, não sendo por ameguinte o effectivo das tropas francezas em campanha infior a 240:000 homens. A grande linha de communicação a a França, que era a principal base do systema de Napolio, era protegida por 50:000 homens, cujas posições eram dendidas por tres fortalezas e sessenta e quatro postos de . a a companha de composições eram de companha de companha

Era portanto um facto que no principio do anno de 1809 o imperador Napoleão, não sómente se achava constituido em marcha absoluto do meio-dia da Europa, mas tambem em ditador altivo dos seus estados do norte, vendo-se igualmente debaixo do seu poder quasi toda a Hespanha, julgandese não lhe poder escapar à mesma sorte dentro em muito pouco tempo o pouco que ainda d'ella lhe faltava. Em nada Cisto podia haver duvida, e se alguma nação no continente da mesma Europa pensasse em lhe poder resistir, entrando em ida com elle e os seus exercitos, seguramente se expunha a uma total ruina, como cousa reputada da maior temeridade por aquelle tempo. E todavia Portugal, apesar de um tão terrivel aspecto, como por então lhe apresentava a sua guerra com a França, resoluto se mostrava em a levar por diante, não obstante a sua pequenez e a grande escassez dos seus meios em todos os sentidos, fiado, como estava, nos auxilios que para similhante fim lhe continuaria a prestar a Gran-Bretanha, tão capenhada, como todos a suppunham, em fazer expulsar da peninsula os exercitos francezes. Effectivamente logoque ao Rio de Janeiro chegaram as noticias da installação dos govermores do reino em Lisboa pensou aquella côrte em animar possivel o patriotismo dos portuguezes, incitando-os a desistirem jamais da heroica empreza da Hibertação da pa-Ma. No dia 2 de janeiro de 1809 lhes proclamon do Brazil o

<sup>10</sup> memo Napier, logar citado.

Principe Regente, convidando a nação, não só a progredir na sua resistencia aos francezes, mas até mesmo a que secundasse, quanto possível lhe fosse, os heroicos esforços da nação vizinha. Por esta mesma occasião bem dizia elle os generosos auxitios, que para similhante fim mandava à peninsula o seu antigo e fiet atliado, el-rei da Gran-Bretanha 1, na certeza de que o ter ido para o Brazil era para fortuna dos portuguezes, e nas vistas de lhes preparar um seguro asylo, que em breve se constituisse n'um vasto e rico imperio, para o

1 Em varias peças officiaes do governo do Brazil, e mais particularmente no tratado de alliança e amisade com a Gran-Bretanha, datado de 19 de fevereiro de 1812, faz-se dizer ao Principe Regente ter elle recebido de Sua Magestade Britannica o mais generoso e desinteressado soccorro e ajuda, tanto em Portugal, como nos seus dominios. Não ha cousa a que com menos verdade se possam applicar as expressões de generoso e desinteressado soccorro, nem as de fiel alhado, do que aos auxilios que recebemos d'aquella potencia durante a guerra da peninsula, nem 4 conducta que por então teve para comnosco el-rei da Gran-Bretanha, chamando-lhe fiel alliado: os factos ja mencionados n'esta historia, e os que ainda n'ella se mencionarão, exuberantemente assim o comprovam. Admira como entre nos houvesse ministros que em nome do imperante admittissem similhantes proposições, ou fizessem nas suas peças officiaes uma tai confissão, sem ao menos se lembrarem, sendo então cousa recente, que quando no parlamento inglez se ventilou a questão de se mandarem para Portugal tropas suas, foi essa questão resolvida pela affirmativa, com a allegação de se entender que a Inglaterra se devia defender na peninsula das Hespanhas, pois que a ser ella subjugada por Napoleão, mais facil lhe ficaria a conquista da propria Gran-Bretanha. Foi então que os mais prudentes e avisados de entre os inglezes, quer deutro, quer fora do parlamento, viram na approvação de similhante medida a sua propria salvação. Não acreditar portanto que esta fosse na verdade a rasão por que uma tal medida se levou a effeito era suppor que um governo tal como o britannico perdera inteiramente o juizo, vindo sacrificar na peninsula a uma causa estranha ao seu paiz, só por mera generosidade, desinteresse e dedicação por Portugal, enormes sommas de dinheiro, tanto em especie, como em valores, como effectivamente lhe consumiu a guerra da mesma peninsula, alem do muito sangue que as suas tropas n'ella derramaram durante seis annos. Tenha pois o leitor bem presente na memoria a materia d'esta nota, todas as vezes que no decurso d'esta obra encontrar as citadas expressões, applicadas aos chamados soccorros que da Inglaterra recebemos durante a citada guerra da peninsula-

qual os seus augustos predecessores haviam já lançado os alicerces. Em conformidade com esta sua proclamação pensara tambem em chamar um general inglez para organisar, disciplinar e commandar o exercito portuguez, e com estas vistas ordenou ao nosso ministro em Londres, D. Domingos Attonio de Sousa Coutinho, para que, de acordo com o mimiterio de sua magestade britannica, escolhesse e nomeasse etre os officiaes do seu exercito um, que cabalmente satisbese aquelles fins, lembrando para isto sir Arthur Wellesby em primeiro logar, e na sua falta ou recusa sir William Car Beresford 1, resolução que por carta regia de 9 do cibido mez de janeiro foi igualmente communicada aos govermodores do reino para inteira certeza da medida?. O desejo geral de todos os portuguezes era decididamente que o referido commando se désse a sir Arthur Wellesley, e foi sobre esta grande illustração militar da Gran-Bretanha (ainda por então muito longe da celebridade e importancia que posteriormente adquiriu), que primeiramente recaiu a escolha do ministro portuguez em Londres. Este grande general tinha em 1808 cito uma breve detença em Portugal, reduzindo-se apenas ao tempo que lhe foi necessario para vencer os francezes no combate da Roliça e d'elles sair igualmente vencedor na batalha do Vimeiro, em consequencia da qual se libertou Lisboa e elles francezes foram expulsos de Portugal. A rapidez e acerto das suas marchas, coroadas pela felicidade das suas operações, timan deixado no animo dos soldados portuguezes, e geralmente de toda a nação, a mais pronunciada sympathia e favoravel impressão por tão habil general, talvez que pela inspiração instinctiva, que a natureza infunde aos homens bravos e cora-10808, de adivinharem o heroe, sobresaindo apenas pelos seus primeiros feitos. O espectaculo de um grande atrevimento militar nunca passa despercebido aos olhos d'aquelles que naturalmente valorosos e o desejam imitar. Seja porém como for, a verdade é que todos os portuguezes pediam a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Assim consta do documento n.º 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Veja o documento n.º 58.

uma voz sir Arthur Wellesley para os commandar em chefe, esperando que com elle á sua frente renovariam contra a França os mesmos heroicos feitos que os seus antepassados, commandados pelo famoso Sertorio, que tinham chamado de Africa, praticaram contra as bravas legiões da altiva e soberba Roma. Diversas causas se combinaram felizmente para lhes favorecer em grande parte os desejos, sendo a mais principal de todas o lamentavel desastre do exercito inglez, entrado na Hespanha debaixo das ordens de sir John Moore, e a sentida morte que em consequencia d'isto experimentara o seu general, tambem de grande reputação na Gran-Bretanha.

Já atrás dissemos, e de novo agora o repetimos, que antes d'este acontecimento os portuguezes tinham contra si na Inglaterra muito desconceito militar, sendo todas as sympathias dos inglezes (arrastados sem duvida pela grandeza da nação hespanhola, e talvez que não menos pelas atrevidas arrogancias dos seus naturaes, bem proverbiaes na Europa), unicamente em favor dos patriotas da Hespanha, não obstante a constante má vontade, que estes mostravam ter desde o principio do seu levantamento em se ligarem de coração com elles, e receberem no seu paiz as tropas britannicas. Com isto reunia-se igualmente a alta importancia que o governo inglez ligava á occupação de Cadix, que decididamente preferia á occupação e defeza de Portugal. Todavia a batalha do Vimeiro fizera por algum tempo esquecer essas grandes tendencias em favor d'aquella cidade; mas passadas que foram as impressões da referida batalha, tornou o sobredito governo a fixar toda a sua attenção sobre a sua posse, mandando para lá sir George Smith, com o fim de alcançar dos seus moradores a annuencia de admittirem tima guarnição ingleza na sua cidade, para cujo fim fizera logo apromptar uma expedição na força de 5:000 homens, commandados pelo general Sherbrooke, que de Portsmouth devia embarcar para o seu destino, como effectivamente aconteceu. Entretanto sir George Smith, parecendo-lhe ter conseguido dos hespanhoes uma tal on qual annuencia ao desejado desembarque, escreveu para Lisboa a sir John Cradock, pediado-lhe algumas tropas, que este general lhe man-

(maix, de que resultou não se poder elle effeituar. Foi d'estas diligencias, feitas pelo governo inglez para a Tão de Cadix, que lhe chegaram as dolorosas noticias peto desastre de sir John Moore, e quando de tal denão pôde mais duvidar, a consternação foi geral em inglezes, como já dissemos. Desde então por diante se mostravam contrarios á continuação da guerra na 🚵 a uma voz clamavam acaloradamente para que se se de mão, não prophetisando mais que desgraças, teimosamente e contra toda a rasão se insistisse em por diante. Tinham elles para si como certo que a ha se achava irremediavelmente perdida para a causa idos, depois das successivas derrotas dos seus exercitos mosa, Gamonal e Tudela, derrotas que tiveram por cencia a desastrada retirada do exercito inglez de sir bore, cuta empreza qualificavam de absurda e teme-6 famoso ex-ministro lord Grenville aconselhava no into que antes se tivesse o exercito inglez a bordo das guerra, ameaçando successivamente todos os pontos a, desembarcando-o ora n'uma, ora n'outra parte d'ella, ligar as tropas francezas o mais possivel, sem o comher com ellas. Abalado como o ministerio britannico No se mostrou por estas e outras que taes declarações, itadas dentro e fóra do parlamento, chegou a tomar mente as medidas conducentes a fazer retirar para o tropas que tinha em Portugal, sentenciando assim

gum onde com segurança podesse manter um exercito, acbando-se, como de facto se achava, abandonada por todas as potencias, tendo-se-lhe também mallogrado a esperança que sem maior fundamento pozera na efficaz cooperação dos patriotas hespanhoes, os quaes, desdenhando aceitar o soccorro que lhes podiam prestar os exercitos inglezes, mostravam toda a repugnancia em os receberem no seu paiz, como recentemente se vira na sua recusa ao intentado desembarque das tropas inglezas em Cadix. Com similhante isolamento vieram por outro lado reunir-se o feliz agouro que ao ministerio britannico dava o começo da nova guerra da Austria com a França; as boas informações que em abono do caracter militar dos portuguezes mandaram para o seu governo sir Roberto Wilson, e mr. João Carlos Villiers; e finalmente o instante pedido que a côrte do Rio de Janeiro e os proprios governadores do reino lhe faziam de lhes enviar um general inglez para organisar, disciplinar e commandar em chefe o exercito portuguez. Em satisfação pois de um tal pedido e da particular affeição que toda a nação portugueza geralmente dedicava a sir Arthur Wellesley, pelas esperançosas vistas que n'elle tinha posto na sua luta contra os francezes, requestando-o e solicitando-o designadamente a elle, o mesmo ministerio britannico lhe offereceu o citado commando, que todavia recusou, provavelmente pelas vistas que já tinha em se lhe conferir o do proprio exercito inglez, que se mandasse para a pennsula. Diz-se que depois da recusa de sir Wellesley, sir John Doyle, sir John Murray (nas mãos do qual se mallogrou depois a empreza de Tarragona), sir William Carr Beresford, e o proprio marquez de Hastings, por então conde de Moira, pretenderam pela sua parte similhante commando. Este ultimo general, pelas suas boas maneiras e nascimento, pelo seualto posto, e pelos seus talentos militares e políticos era seguramente a pessoa que mais indicada pa ecia para tal logar; mas um partido forte se formou no parlamento em favor dogeneral Beresford, tanto por haver six o proposto por sir Arthur Wellesley, como por ter sido lembrado para o mesmo ilm pela còrte do Rio de Janeiro, de que resultou ser este o

definitivamente nomeado e offerecido pelo governo inglez ao portuguez, no meio do descontentamento de um grande numero de officiaes superiores e generaes do exercito britannico, que se reputavam offendidos, vendo á sua direita um individuo, que julgavam não ter direito algum para os commandar. Tudo isto communicou desde logo o governo inglez a sir John Cradock, expedendo igualmente ordem para se dirigir para Lisboa com as suas tropas ao general Sherbrooke, que para o porto de Cadix estava ja em viagem, ordem que elle recebeu quando do sobredito porto se achava já perto. Em consequencia d'istoa sua divisão e a do general Mackenzie voltaram ambas para o Tejo, onde chegaram no dia 12 de março. Postoque pela sua parte os governadores do remo não fossem contentes por se thes impor a aceitação do general Beresford, para commandante em chefe do exercito portuguez, em rasão d'elle ter sido o commandante da expedição ingleza que fôra tomar a uha da Madeira em fins de dezembro de 1807, e o que obrigára os seus respectivos habitantes a prestarem juramento de fidelitade a el-rei da Gran-Bretanha, em prejuizo dos direitos do seu legitimo soberano, todavia tiveram de se conformar com a nomeação que d'elle fizera o governo inglez para o dito comnando 4, dando-lhe, por decreto de 7 de março de 1809, a patente de marechal do exercito portuguez, encarregando-o omo tal do commando em chefe de todas as tropas portuguezas e com toda a jurisdicção que a similhante posto com-Pla, em conformidade das leis e regulamentos militares do reino. Por carta regia da mesma data de 7 de março foi igualmente auctorisado pelos governadores do reino a poder re-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Não foram so os governadores do reino os que não gostaram da nomeção de Beresford, porque n'este ponto partilhava com elles igual describe por igual motivo o immistro de Portugal em Londres, D. Domines Anlomo de Sousa Continho; mas como Cypriano Ribeiro Freire bousese nistado e re instado com o ministro inglez em Lisboa para que seu givern i nomense quanto antes um general que viesse commandar a chefe o exercito portuguez, e similante nomeação tivesse recaido o general Beresford, necessario foi tombem em tal caso que o mesmo b Domingos com ella se conformasse igualmente.

surreição. Severo e justiceiro no mais alto grau, jamais deixou de fazer aos officiaes portuguezes a justiça que lhes era devida, postoque se lhe não deixasse de notar, como era bem natural, certa predilecção para com os officiaes inglezes que mettêra no exercito, e cuja escolha por dever de justiça, e prova do seu talento em saber conhecer os homens, se deve dizer que foi em geral acertadissima, sendo quasi todos os ditos officiaes pessoas de reconhecido merito e comprovado valor, alem de muito instruidos na sua profissão. Inexoravel na punição dos crimes, e austero observador da disciplina militar, as suas ordens do dia foram sempre o meio de que se serviu, tanto para a publicação das sentenças da repressão d'aquelles, como para a rigida manutenção d'esta no exercito do seu commando, mostrando assim ao publico uma integridade que nunca vergou diante de poder algum, nem do prestigio das mais altas classes do paíz, cousa entre nós bem rara até então. Póde portanto dizer-se com verdade que o marechal Beresford era realmente um homem de consummada experiencia em todas as miudezas militares e detalhes do serviço, eminente nos conhecimentos da administração e organisação dos exercitos, sectario fidelissimamente adstricto à mais rigida disciplina, que constantemente fez manter no exercito portuguez, sem nenhuma attenção ás categorias dos seus subordinados, parecendo caprichar em se mostrar n'isto severo em todas as classes e jerarchias, e finalmente livre de prejuizos, reunindo com isto a vantagem de ser inteiramente estranho ás relações do paiz e aos corrilhos e intrigas das familias n'elle influentes. É um facto que alguns defeitos teve, devidos geralmente ao seu caracter duro; mas esses defeitos elle os compensou de sobejo pelas suas boas qualidades, entre as quaes se deve mencionar as do desinteresse e imparcialidade com que geralmente se houve no pontual desempenho do seu elevado cargo. Pelos importantes serviços que prestára a Portugal no commando do seu exercito durante a memoravel guerra da perinsula o governo portuguez lhe deu os títulos de conde de Trancoso e marquez de Campo Major, e por fim a patente de marechal general com uma pensão anmal de 16:0005000 réis em tres vidas, achando-se actualmente a segunda na pessoa de um seu enteado, por elle marchal Beresford ter fallecido no dia 8 de janeiro de 1854 modade de Londres. A Hespanha deu-lhe tambem a patente de capitão general, e o governo inglez a de tenente general do seu exercito, quando em 1809 passou a commandante em dese do exercito portuguez, elevando-o depois ao titulo de lord visconde Beresford, e ultimamente confiando-lhe a importante commissão de commandante geral de artilheria. Este gueral teria por certo sido o idolo dos portuguezes, se logo depois da guerra se houvesse retirado para o seu paiz e se não se tivesse por fim declarado por um dos mais figadaes nimigos do regimen liberal em Portugal, ou do estabelecimento do governo parlamentar n'este reino.

Dadas assim estas noções biographicas sobre este tão noavelgeneral, diremos que, tendo elle saido de Inglaterra para Portugal, depois do meiado de fevereiro de 1809, e chegando alisboa nos primeiros dias do mez seguinte, foi no de abril estabelecer o seu quartel general em Thomar <sup>1</sup>, onde por então se achava ainda postado quasi na totalidade o exercito portuguez, na força de uns 20:000 homens, commandado em chefe pelo tenente general Antonio José de Miranda Henriques, que collocado assim entre o Tejo e o Mondego, observando a passagem do Zezere, cuidadosamente espreitava o movimento dos francezes. Foi em Thomar que o mesmo Beresford tomou no dia 8 de abril o commando das tropas portuguezas, ás quaes dirigiu no dia 9 do referido mez uma allocução, annunciando-lhes ir commanda-las, e ter de lhes dar a disciplina de que tanto precisavam, para poderem marchar contra o inimigo, pois com magua notava já grandes actos de insubordina-

Poi no dia 7 d'este mez de abril que elle saiu de Lisboa para se divir a Thomar, sendo também d'este dia em diante, e por effeito do demoto do dia anterior, que se lhe começára a pagar, a titulo de soldo, a quanta mensal de 886,3666 réis, e alem d'esta mais uma outra de réis 60,500, igualmente mensaes, durante a guerra para as despezas da mesa, sendo-lhe ambas as sommas satisfeitas pela thesouraria geral da topas, para assim se lhe evitarem delongas no recebimento.

ção em alguns corpos, a ponto de terem por seu molu proprio abandonado os postos, cuja defeza se lhes tinha confiado 1. A vista pois d'isto foi o seu primeiro cuidado organisar, reformar e disciplinar o exercito portuguez, segundo o systema militar do exercito inglez. Muito finha a fazer o marechal na ardua e difficil empreza que lhe fôra confiada, pois, segundo se presume, nunca o exercito portuguez, desde a invenção das armas de fogo até ao tempo do commando do conde de Lippe em 1762, esteve a par dos das outras nações da Europa em disciplina e tactica, exceptuando apenas o breve espaço de tempo em que o conde de Schomberg lancou mão das raras qualidades dos soldados portuguezes para formar com elles aquelle brilhante exercito com o qual elle conde, durante os cinco annos de instrucção que lhe deu, aniquilou os exercitos da Hespanha. Mas esta epocha passou, por assim dizer, como um sonho, pondo-lhe termo a paz de 1668, em que as tropas de linha foram pela maior parte licenciadas, e as milicias, ou auxiliares d'aquelle tempo, mandadas para sua casa. A uma tão brilhante epocha succedeu-lhe um profundo somno de trinta e dois annos sobre as cousas militares entre nós, e de tal ordem foi elle, que no principio da guerra dos sete annos, ou na luta que originára a successão de Filippe V em Hespanha, quasi não havia um só official on soldado que tivesse visto a guerra. As Decadas de João de Barros e o livro do hispo Osorio levam-nos a crer que durante os heroicos tempos das nossas descobertas a multidão d'essa gente valorosa, que se alistava para a defeza das gioriosas quinas nas nossas expedições para a Africa e Asia, embarcava-se em Lisboa sem alguma organisação ou disciplina, sendo-lhe ambas estas cousas lá dadas e aprendidas, pois era no campo contra o inimigo que aquella heroica gente se instruia na tactica militar que então havia. Na guerra de 1762 o marquez de Pombal algum cuidado mostrou pelo exercito, mas logo que passou o perigo, ou por descuido seu, ou pela sua pouca affeição à classe militar, de tal modo abandonou o exercito, que quando saiu do minis-

<sup>1</sup> Documento n.º 59-B.

terio, pela morte de el-rei D. José em 1777, quasi todos os corpos se achavam sem officiaes. Não admira pois que, á vista do exposto, houvesse em Inglaterra nos annos de 1808 e 1809 mitos votos de peso sobre a nenhuma confiança que o governo britannico devia ter no exercito portuguez, chegando es proprios jornaes d'aquelle paiz a publicar nas suas compactas columnas quantas diatribes e improperios lhes lembraram contra as tropas portuguezas, devendo-se ao marechal desford o importante serviço de fazer cair por terra quantas calumnias se nos levantaram em Inglaterra sobre este assumpto, calumnias partilhadas igualmente por alguns membros do parlamento, que depois se retractaram.

Antes de publicar as suas novas instrucções começou Beresford a observar a execução que entre nós se dava aos antigos regulamentos do exercito, e em consequencia d'isto a reformar todos os officiaes insubordinados e insolentes, ou incapazes de servir por velhice, ou por algum outro defeito! A estes substituiu outros novos, fixando a idade dos que deviam occupar os graus inferiores, ou os que requerem maior vigor corporal da parte de quem os exerce. Tambem foi exactissimo em observar os progressos das novas instrucções e tudo mais que julgou necessario para transformar o antigo exercito portuguez n'um verdadeiro exercito, que á

'È um facto que a maior parte dos officiaes do exercito portuguez cram, por aquelle tempo, pessoas de bastante idade, doentes e cansados no serviço, e por conseguinte mais proprios para uma reforma, do que para entrarem nas fadigas de uma ardua e prolongada campanha, tal como \* que se tinha emprehendido contra a França. Por muitas vezes tinha o marechal Beresford proposto que o exercito fosse alliviado d'esta gente cansada, que mais o prejudicava do que o utilisava, poisque, achandoze falto de disciplina e sem officiaes que lhe infundissem confiança, forcosamente havia de ser arrastado a actos da mais reprehensivel insubordinação. Muitos eram os officiaes que estavam no caso de reforma, e muito ≈ aggravou o thesouro com esta medida; mas emfim forçoso foi leva-la à effeito, postoque muitos dos officiaes em questão fossem collocados em reamições de praças e até em varias povoações do reino. De 108 foi a Fineira relação que o marechal Beresford dirigiu ao governo, em officio de julho de 1809, entrando n'este numero 6 coroneis, 6 tenentes romeis, e 14 majores,

L

sua patria se tornasse altamente proficuo em tão critica occasião. Esta reforma, emprehendida por elle com o mais salutar rigor, fez com o tempo sair do cahos, em que até ali se achava mergulhado, um exercito obediente, bem disciplinado e bravissimo, diquo de ser contado entre os melhores da Europa, porque os portuguezes, postoque faceis em se perturbarem e arrastarem a excessos, são todavia de um caracter doce e moderado, mostrando-se sensireis às attenções e boa conducta dos seus officiaes 1. Mas esta reforma não foi obra de um momento, tendo aliás tido muitas difliculdades para a realisar, quer da parte do governo, quer da das altas classes do paiz, difliculdades que elle Beresford não venceria; a não ser dotado de bastante espirito, decisão e talento superior, dotes que o habilitaram a introduzir no exercito portuguez do seu commando, tão desconfiado e insubordinado como então se achava, aquella admiravel disciplina e arrojo que depois mostrou em todo o decurso da guerra da peninsula. Sobre este importante facto se exprimiu o marquez de Sá da Bandeira na sua Memoria sobre a fortificação de Lisboa, pelo seguinte modo. «O governo portuguez procedeu desde logo (isto é, depois da evacuação dos francezes para fóra de Portugal em 15 de setembro de 1808), à organisação do exercito, reunindo recrutas e voluntarios, e fazendo-os exercitar. E para o disciplinar foi nomeado o general Beresford, o qual, com o posto de marechal do exercito, tomou o commando em março de 1809. O marechal general conde de Lippe bavia feito adoptar para o nosso exercito os principios disciplinares da escola de Frederico II, e elles também se achavam em vigor no exercito inglez, e continuaram a ser mantidos entre nós. No trabalho da reorganisação o marechal receben todo o auxilio possivel de D. Miguel Pereira Forjaz, official general muito laborioso, que exercia as funcções de secretario dos negocios da guerra do governo do reino; havendo em ambos todo o empenho em que os novos regimen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> São estas as proprias expressões que para com o exercito portuguez emprega o coronel Napier na sua Historia da guerra da peninsula.

tos fossem postos em estado de entrar em campanha no mais curto espaço de tempo que fosse praticavel. Foi conservado o plano da organisação que o exercito tinha tido em 1806, havendo 24 regimentos de infanteria, 12 de cavallaria e 4 de atilheria. Quanto à legião de tropas ligeiras, que fazia parte do mesmo plano, foi ella substituida por batalhões de caçadores, cujo numero chegou mais tarde a ser de 12; emquanto que, por falta de cavallos, os regimentos de cavallaria foram an 1812 reduzidos ao numero de 6 montados. Os corpos de milicias e de ordenanças permaneceram com pouca alteração, endo muito difficil de realisar o projecto de formar e disciplinar o exercito de que se encarregára o marechal Beresford, porque os melhores soldados e o maior numero dos melhores officiaes haviam sido mandados para França, e dos que ficaram em Portugal poucos eram aquelles que nas campanhas da Catalunha e Roussillon haviam tido alguma pratica da guerra. Foi por isso que o governo, sobre proposta do marechal, admittiu no serviço com um posto de accesso um certo numero de officiaes britannicos, os quaes eram geralmente officiaes habeis. Elles concorreram efficazmente para oestabelecimento da disciplina nos corpos, por todos os quaes foram distribuidos, a fim de se obter uniformidade na instrucção; havendo de ordinario dois em cada um d'estes, e ficando 08 regimentos commandados, uns por officiaes portuguezes e outros por officiaes inglezes. A medida da admissão no exercito de officiaes estrangeiros em tão crescido numero foi na verdade um remedio amargo para os brios nacionaes; mas na occasião em que foi tomada era indispensavel para se poder disciplinar promptamente a força militar».

Apesar da nomeação do marechal Beresford para commandante em chefe do exercito portuguez e da parte activa que a Gran-Bretanha parecia haver tomado na defeza de Portugal, via-se todavia que o desalento produzido entre os inglezes pelo desastre de sir John Moore continuava ainda impressiona-los por tal modo, que aquelles mesmos, que anteriormente mais tinham sustentado a opinião da guerra contra a França, eram os proprios que pareciam estar conven-

cidos, depois de similhante desastre, e da attitude ameaçadora dos exercitos francezes contra Portugal pelo lado do norte, de que a impossibilidade de se poder no continente vantajosa«; mente combater os referidos exercitos era insuperavel. O resultado d'isto não podía deixar de ser a existencia de umajusta vacillação no ministerio britannico, amedrontado nelas muitas e fortes declarações que sobre isto se faziam dentro 💞 fóra do parlamento, circumstancia que o levava a propender para a idéa que tivera de mandar retirar de Portugal as tropas que n'elle tinha, abandonando assum definitivamente 🐔 guerra da peninsula. Uma tão funesta e extrema medida era realmente vergonhosa para similhante potencia, patenteando por ella a sua formal humilhação diante da omnipotencia da França. Por fortuna para Portugal e da causa dos alliados o referido ministerio resolveu-se a consultar, antes de executar tal medida, a valiosa opinião de sir Arthur Wellesley, o qual n'uma sua memoria, com data de 7 de março de 1809, se exprimiu a tal respeito pelo seguinte modo.

«Sempre fur de parecer que, qualquer que fosse o resultado da guerra da Hespanha, era preciso defender Portugal, e que as medidas tomadas para defeza d'este reino seriam também de uma grande utilidade para os hespanhoes na sua guerra contra os francezes. Quanto a mim, o estado militar de Portugal deve ser levado, como n'outro tempo, a 40:000 homens de milicias e 30:000 de tropas regulares, e alem d'estas forças, sua magestade britannica deve ter em Portugal 20:000 inglezes, comprehendendo n'este numero 4:000 homens de cavallaria, pouco mais ou menos. Penso que mesmo no caso de que a Hespanha seja conquistada, os francezes não poderão submetter Portugal com menos de 100:000 homens, e que durante o tempo por que a guerra durar em Hespanha, as forças portuguezas, a poderem-se pôr em actividade, serão minto uteis aos hespanhoes, e poderão talvez decidir a questão.

4 Entretanto é evidente que o estado militar de Portugal não poderá ser reorganisado sem um amplo soccorro de dinheno; e um apoio político por parte da Inglaterra. A unica maneira

Portugal sejam empregadas primeiro que tudo n'este Munido d'estes poderes e d'estas instrucções, o empr podera certamente syndicar todas as medidas do o portuguez, e poderemos então esperar ter em camum exercito portuguez em estado regular. Mas como spocha não tem sido possível seguir este systema, tenlattenção do governo dirigido para outros objectos, é el que o estado militar de Portugal tenha feito poucos ssos. Se se considera o numero de tropas inglezas que a defeza d'este paiz e as outras medidas a tomar, è neo attender por um lado ao pequeno numero de tropas nezas e á probabilidade de um ataque proximo por do mimigo, e por outro á continuação da guerra em aha, e a probabilidade de que os francezes poderão disi forças numerosas antes de pouco para atacarem Por-Recommendarei tambem a adopção das medidas poli-🕽 que mais acima fallei, para levantar o estado militar ringal. E provavel que a despeza para este objecto não a n'este anno a um milhão esterlino; mas se aproveitar perra continuar em Hespanha e em Portugal, a vantame se tirar do augmento do estado militar compensará mais as despezas que se tiverem feito.

exercito inglez em Portugal, segundo este plano, não poter menor de 30:000 homens, dos quaes 4:000 a 5:000 Tallana, com mais um numeroso corpo de artilheria. tudo, serão compostos de inglezes. A importancia d'esta administrações será proporcionada á força do exercito que deverá obrar em Portugal, ao numero dos postos destacado que será necessario occupar, e ás difficuldades que se poderão encontrar em achar e distribuir os viveres no paiz. Quant ás medidas secundarias, recommendo reforçar-se o mais brev possível o exercito inglez em Portugal com algumas compenhias de carabineiros inglezes, ou allemães; completar a artilheria d'este exercito até ao computo de 30 peças, sendo dua brigadas de 9; ter todas estas munidas de boas bestas; es viar para Portugal 20 peças de bronze de 12 sobre trens diviagem, para occupar certas posições no paiz; e juntar a exercito um corpo de engenheiros como para 60:000 homeno e um corpo de artilheiros para 60 peças de artilheira.

« Bem sei que o exercito inglez actualmente em Portugal ( de 20:000 homens, comprehendida a cavallaria <sup>1</sup>. Completar se-hão o mais breve possivel 20:000 homens de infanteria reunindo-se-lhes os carabineiros e outra boa infanteria, ber descansada já da guerra da Hespanha. Os reforços segunão 🌘 medida que as tropas forem repousando das suas fadigas. 🛦 primeira cousa a fazer e completar o exercito de Portugal es cavallaria e artilheria, servindo as pecas com boas bestas como deve ser. Immediatamente partirão logo o general ( officiaes de estado maior, porque póde contar-se que apenta os jornaes annunciarem a partida dos officiaes para Portugaos exercitos francezes em Hespanha receberão ordem de mar char para este reino, com as vistas de chegarem antes que possamos organisar a sua defeza. E-nos preciso pois ter tud sobre o terreno, ou pelo menos antes de haver algum desi pertamento em Inglaterra, quanto aos nossos projectos. Ales dos artigos acima enumerados, é preciso enviar quanto ante para Lishoa 30:000 armas, fardamentos e sapatos para o exec cito portuguez.»

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Segundo se le a pag. 185 do volume m da traducção franceza de historia de Napier, o exercito inglez em Portugal contava apenas 11.00 homens em março, mesmo depois de terem chegado a Lisboa as divides de Sherbrooke e Mackenzie, vindas de Cadix.

Foi a importancia d'este notavel documento a rasão que aqui nos levou a transcreve-lo; mas deve saber-se que já em 1808 tinha o seu auctor entendido que o auxilio da nação portagazza era absolutamente indispensavel á Gran-Bretanha, proposer triumphar no meio da terrivel luta que emprebadra contra a França. E com effeito escrevendo elle em fette do Tejo, na data de 26 de julho d'aquelle anno, ao maim general Spencer, ordenando-lhe que de Cadix se fizesse de vida para Portugal, e se lhe viesse reunir junto á foz do Indego, se lhe expressava pela seguinte maneira: «Os hespaloes adquirirão ao mesmo tempo força e experiencia; mas en observar que nos nada lhes podemos fazer de maior valagem que tomar posse de Portugal, e organisar n'este rano um bom exercito. Em todo o caso, quer a Hespanha reista, quer succumba, Portugal não deve ser desprezado, e a vesa presença aqui é muito necessaria». Na data de 1 de vosto do referido anno escrevia elle mais ao ministro da perra em Londres, o visconde de Castlereagh, dizendo-lhe tambem o seguinte: « Sou de opinião que a Inglaterra deve kvantar, organisar e pagar um exercito em Portugal. Compor-se-ha de 30:000 homens de tropas portuguezas, que podem ser recrutadas em pouco tempo, e de 20:000 inglezes, 4:000 ou 5:000 dos quaes serão de cavallaria. Este exercito operará nas fronteiras de Portugal na Extremadura hespambola, e servirá de ligação entre a Galliza e Andaluzia. Por este meio a Gran-Bretanha terá o primeiro logar na direcção de guerra da peninsula, e qualquer que seja o resultado dos esforços dos hespanhoes, ella salvará Portugal das garras dos francezes. Vós sabeis melhor do que eu se podeis ou não supportar esta despeza, ou em que proporção o governo portua querera ou podera supportar pela sua parte. Ado-Mando vós este projecto, tudo deve vir de Inglaterra, armas, mições, vestuario, equipamento, artilheria, farinha, aveia, Estes artigos deverão ser remettidos á fronteira, em parte navegação do Douro e do Tejo, e em parte por outras Tomando assento no parlamento britannico, como membro da casa dos communs, depois da batalha do Vi-1-2,4 HOC.

meiro, e de ter respondido á commissão de inquerito, destinada a examinar a conducta dos generaes que tinham tomado parte na convenção de Cintra, pela má impressão que em Inglaterra igualmente fizera similhante convenção, sustentou na referida camara a mesma opinião que na sua correspondencia havia já manifestado ao visconde de Castlereagh, quanto a dever-se defender Lisboa e o reino de Portugal, por meio de um exercito inglez e portuguez na força que acima se indica, sendo o segundo organisado conforme os regulamentos das tropas britannicas. De uma tal sensatez reputou mr. Thiers este plano que na sua Historia do consulado e do imperio se exprime a respeito d'elle pelo seguinte modo: «Sir Arthur Wellesley com a sua rara habilidade percebeu de prompto como é que os inglezes se deviam conduzir na peninsula, e não obstante o parecer d'aquelles a guem a expedição de Moore tinha profundamente amedrontado, affirmava se poderia sempre embarcar a tempo, sacrificando quando muito o material. Elle chegou mesmo a designar de uma maneira quasi prophetica uma posição na qual, apoiado sobre o mar e coberto por entrincheiramentos, se poderia manter por muitos annos contra os exercitos victoriosos do imperio. A confiança que inspirava este general pelo seu espirito recto e firme venceu. a repugnancia do seu governo em arriscar novos exercitos nointerior da peninsula e o dispoz a defender corajosamente os interesses da nação ingleza contra o voto da mesma nação...

Não é temeridade o dizer-se que as guerras de Viriato es Sertorio foram provavelmente as que de um modo analogo á tactica moderna suggeriram a sir Arthur Wellesley a sua firme idéa de poder defender Portugal, expellindo para fóra delle os francezes, seguindo assim o exemplo d'aquelles dois eminentes capitães, tendo-se ambos elles proposto igualmente a expulsar os romanos da peninsula, servindo-se para esse fim dos povos da mesma peninsula, e com o favor ou conventimento commum de todos elles. Sertorio, chamado da Mauritania pelos lusitanos para guerrear os romanos, acentou o convite, e com os poucos amigos que o seguiam, resto do destroçado partido de Mario, veiu para a Lusitania como um dos

paixes mais afastados do centro da republica, e d'esse mesmo paiz começou com as suas emprezas contra o partido de Sylla, como é bem sabido. Que com igual successo Viriato e Sertorio guerrearam os romanos é cousa igualmente sabida; pretores e consules foram por elles vencidos e derrotados. Os mesmos romanos, para se livrarem d'aquelles seus dois terriveis adversarios, recorreram por fim aos criminosos meios, que nos virtuosos tempos dos Cursios e Fabricios seriam altamente odiados por infames. O methodo adoptado, tanto por Viriato, como por Sertorio, foi o de primeiramente se fazerem fortes ma Lusitania, e d'ella partirem depois a fazerem as suas tentativas contra os romanos, retirando-se por occasião de qualquer revez outra vez para a mesma Lusitania, a fim de se recuperarem e refazerem, esperando posteriormente os momentos favoraveis de outra vez comecarem com os seus ataques. Assim continuaram na luta de modo que, quando por traição foram assassinados, estavam já quasi senhores de toda a peninsula. È de crer que d'estes exemplos se não esquecesse sir Arthur Wellesley para conceber os seus planos, sendo portanto as guerras de Viriato e Sertorio as que provavelmente o levaram á apresentação da proposta acima transcripta, quanto a defender Portugal das invasões dos francezes.

Agura quanto á defeza de Lísboa por meio de fortificações, a opinião dos portuguezes sobre a sua necessidade já estava formada desde muito antes; mas quando o não estivesse, o exemplo que a historia do paiz para ella fornecia era negocio de mais recente data que aquellas duas guerras, não passando alem dos tempos de D. Fernando I e D. João I. Foi este ultimo monarcha portuguez, gloria da sua dynastra, o que dentro dos muros de Lisboa, levantados pelo seu antecessor, oppoz uma heroica defeza aos ataques do exercito de el-rei de Castella, D. João I. assim igualmente chamado no seu paiz, ajudado tambem pelos francezes: vindo como legitimo pretendente á corôa de Portugal, tinha por si uma boa parte da nação portugueza, e muitos fidalgos houve, das mais illustres e antigas lunhagens, que seguiram a sua causa. A fome e as enfermidades arruinaram-lhe o exercito com que sitiava a capital do

reino, tendo por fim de lhe levantar o sitio, para no seguinte anno vir experimentar uma total derrota na momentosa batalha, que perdeu nos gloriosos campos de Aljubarrota. Não foi portanto materia nova, nem descoberta feita por sir Arthur Wellesley reconhecer a importancia militar d'aquelle espaço do paiz, que fica entre o mar e a margem direita do Tejo, sobre a qual a cidade de Lisboa se acha edificada: esta importancia era já entre nós reconhecida desde tempo antiquissimo, como se prova pelas particularidades que a este respeito se encontram nos auctores portuguezes, cousa que não podia escapar a um general de tanta capacidade como tinha sir Arthur Wellesley, ao qual bastava só lançar uma vista de olhos sobre a carta topographica d'este reino, mesmo fóra do caso referido pela nossa historia, para desde logo reconhecer as vantagens que lhe offerecia para uma guerra defensiva, particularmente estando senhor do mar, e reunindo com isto a mais decidida affeição por parte dos seus naturaes 1.

Seja porêm como for, certo è que pelo anno de 1809 a familia Wellesley gosava de uma reconhecida influencia na Gran-Bretanha, e julgando augmentar ainda mais a reputação politica que o primogenito d'esta illustre familia, o marquez de Wellesley, tinha por então adquirido, empenhava-se muito seriamente na approvação da memoria, apresentada por seu irmão ao ministro da guerra, como umco meio de juntar á sua dita influencia a preponderancia, que por aquelle tempo lhe podia dar a gloria militar do terceiro filho dos antigos condes de Mornington. Esta famosa personagem, apesar da grande reputação militar que já tinha, pelos heroicos feitos que á testa dos exercitos inglezes praticára na India, e que mais consolidára peta gloria da batalha do Vimeiro, achou todavia suas

<sup>1</sup> Não ventilâmos aqui a questão de saber se a iniciativa das linhas defensivas de Lisboa é, ou deixa de ser de origem portugueza; e mesmo no caso de o ser, se com isto podemos tirar a lord Wellington, ou toda, ou alguma parte da gloria que lhe cabe pelo levantamento de taes linhas, por termos de encetar este debate, quando no capitulo VI do presente volume houvermos de historiar a construcção das celebradas linhas de Torres Vedras.

difficuldades na realisação dos seus desejos de commandante en chefe do exercito inglez na peninsula, em rasão de ser um dos ultimos officiaes nomeados para o elevado posto de tenente general, e apenas contar por então quarenta annos de idade. No corte de Londres, como geralmente acontece em todas as mais côrtes da Europa, a respeitabilidade dos annos e a da fmilia, reunidas ao merito da antiguidade do serviço n'uma qualquer carreira publica, são grandes titulos e muita presumpção de capacidade em favor d'aquelles que na sua pesso reunem similhantes quesitos. Por conseguinte tanto no parlamento, como fóra delle, bastantes votos havia, d'entre os que approvavam mandar-se um exercito inglez para Portugal, que rejeitavam a proposta de se confiar o mando d'elle a um general tão novo, e de tão moderna data feito tenente general. Queriam elles que se escolhesse um dos mais antigos em similhante posto: entretanto prevaleceu felizmente a preponderancia do marquez de Wellesley em favor de seu irmão, sir Arthur Wellesley, a quem a opinião publica designava tamben como o unico general capaz de saír com honra de uma tal situação. Pela sua parte o ministerio inglez, ratificando ma tal nomeação, fez em 1809 para com a peninsula o mesmo importante serviço, que o directorio havia já feito em Paris a favor da revolução franceza, pondo em 1796 o joven Buonaparte à frente do seu exercito da Italia. Com esta circomstancia deu-se igualmente a do mesmo ministerio inglez haver já concluido no dia 9 de janeiro do mesmo anno de 1809 um tratado de paz e alliança com a Hespanha, e ao mesmo tempo começar com os seus vastos preparativos para que a Inglaterra assumisse na encarniçada luta que se ia travar um Pepel condigno á sua grande importancia politica. Este acto de energia e de coragem da parte do gabinete inglez, no meio do desalento geral da nação, e até do de muitos homens de estado, grandemente o honrou por certo, poisque o menor revez, que o exercito britannico experimentasse, sobre o resno gabinete faria caír uma grave responsabilidade, que O cobriria de um indelevel estigma. Acrescia alem d'isto que Probabilidade do exito de similhante empreza não lhe era

por então favoravel, poisque a Inglaterra não podia oppor mais que 60:000 homens aos 300:000 disponiveis que Napoleão tinha por si na Hespanha, sendo estes de mais a mais soldados velhos e experimentados, o que por si não tinham os soldados inglezes, geralmente sem pratica da guerra por aquelle tempo. Quanto ás tropas hespanholas, nada se podia esperar d'ellas pela sua falta de disciplina, e quanto ás portuguezas, forçoso era aguardar que se organisassem e disciplinassem, e a urgencia do tempo era tal, que não permitta sem risco similhante espera.

Resumindo pois o que fica dito, é um facto que a retirada. de sir John Moore para a Corunha e o embarque do seu exercito para Inglaterra tinham deixado Portugal inteiramente aberto á invasão dos exercitos francezes, sendo pelo perigod'aqui resultante, que os povos do norte do reino, que eram os mais descontentadiços e desconhados, sobretudo com relação á regencia que se installára em Lisboa, entendiam não dever ter logar a saída do bispo do Porto para a capital, sendo elle a pessoa da sua mais extrema confiança, e com tanta mais rasão insistiam n'isto, quanto maior era o empenho que viam em se levar a effeito uma similhante saida. Foi então que os governadores do reino começaram pela sua parte a fazer mais alguns esforços para salvarem o paiz, estimulados não só por mr. Villiers, depois que se lhes apresentára como ministro inglex, mas sobretudo pelo enthusiasmo geral do povos, que até mesmo no momento em que os inglezes 🕬 preparavam para evacuar Lisboa, permaneciam firmes e resolutos na sua resistencia contra os francezes. Concorrerantambem para augmentar o estado crítico das cousas por aquelle tempo as guerras e opposições partidarias que por então se manifestaram em Londres, e sobretudo no parismento britannico, de que resultou demorar-se, como effectivamente se demorou, desde o mez de janeiro até ao de março de 1809, a nomeação de um general para commandante em chefe do exercito inglez na peninsula, e o embarque de un maior numero de tropas para a completa formação de um exercito. Mas apesar d'isto e de uma tão critica situação, como

aquella em que por então se viu Portugal, o enthusiasmo dos seus babitantes não diminuiu na mais pequena cousa, tomando por toda a parte do reino a heroica resolução de se armarem, postoque de um modo irregular, pela grande falta de armas que então havia no paiz, decididos, como geralmente se viam. on a triumphar dos francezes, ou a succumbir na luta. Esta cicunstancia, reunida com a da nova ruptura da Austria com a frança, que levára Napoleão a saír repentinamente da Hespanha para Paris, decidiram, como já vimos, o governo inglez a persistir firme em acudir a Portugal, como unico meio que então tinha para salvação da causa britannica, causa para que ainda assim muito concorreram as instancias e propostas de sir Arthur Wellesley sobre este ponto, sendo sobre elle que por fortuna dos alliados recaiu por fim a escolha, que no 42 de abril o mesmo governo inglez fizera, de commandante en chefe do seu exercito na peninsula.

Com similhante nomeação satisfizera elle, no mais alto grau, não só o voto do povo inglez, mas igualmente o do portuguez, como o ministro de Portugal em Londres abertamente declaroa so governo britannico, nomeação que mais cedo se teria verificado, se a desgraçada discussão que teve logar no parlamento, a respeito do duque de York, não tivesse posto silencio a todos os negocios externos, ainda os mais graves e urgentes, como em taes casos acontece sempre n'aquelle paiz. Por mais outra nova fortuna fôra a nomeação de Wellesley precedida da do marechai Beresford para commandar o exercito portuguez, confiando-se-lhe a sua organisação e disciplina, commissão que elle pela sua parte poz logo em execução com o mais profeso resultado. Por outro lado a côrte do Rio de Janeiro queria tambem que a guerra se limitasse em primeiro logar á defensiva de Portugal, e que, em segundo logar, libertado que sosse este reino, se sizesse marchar em soccorro dos hespenhoes o exercito luso-britannico na maxima força que podesse ser, plano este que effectivamente veiu a realisar-se, por ser igualmente o de sir Arthur Wellesley. Em consequencia pois das ordens que n'este sentido recebeu o ministro de Portugal em Londres, queria este que o exercito portuguez

se elevasse a 50:000 homens, e o inglez a 30:000, pelo menos, por se ter já em 1809 desvanecido a maior força das accusações e calumnias que em Inglaterra se haviam até ali levantado contra as tropas portuguezas. O certo è que foi sómente desde então por diante que no governo inglez se manifestou melhor disposição de mais amplamente ministrar armas e soccorros aos portuguezes. Das primeiras 11:000 d'essas armas, que Wellesley disse ter-lhes fornecido, só 10:000 è que até ali so haviam recebido em Lisboa!. O nosso dito ministro, tendo 🎼 tido uma conferencia com o governo inglez, e até mesmo com o proprio sir Arthur Wellesley, assentava que o methor era nomear o principe regente um vice-rei para Portugal, alessa da nomeação dada ao mesmo sir Arthur para commandantes em chefe do exercito luso-britannico, cousa que depois ses transformou na alteração pessoal dos governadores do remo como adiante se verá.

Emquanto isto assim se passava, tanto fóra, como dentro do paiz, principiando n'elle a mudar-se sensivelmente para melhor o seu estado militar, gravissimos e lamentaveis successos tinham tido por aquelle tempo logar nas provincias do norte do reino. Já vimos que o marechal Soult, depois de se ter apoderado da Corunha e do Ferrol, voltára depois para o sul da Galliza, trazendo adiante de si, sem lhe aceitar combate, o marquez de la Romana. Desde então suppoz-se con muito bom fundamento, que o seu fim era entrar em Portugal, como effectivamente indicava a sua marcha para Tuy, oade deixára 36 bôcas de fogo com cousa de 2:000 homens, contentando-se em trazer comsigo 22 peças, bem servidas de parelhas e das precisas municões. A 28 de janeiro de 1809 tuba elle effectivamente recebido ordem de penetrar n'este reino pela fronteira da Galliza, de seguir pelo litoral até à cidade do Porto, e d'ella para a de Lisboa, administrando o pair, como o general Junot, debaixo do titulo de governador geral.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Emquanto para Portugal se tinham mandado sómente 10.000 aramate ao momento de chegar a Lisboa mr. Villiers, era voz constante qui por aquelle mesmo tempo tinha o governo inglez mandado já para a Hespanha 187:000.

que posteriormente assumiu, e de quanto antes levar os seus habitantes a insistirem no pedido, que a deputação portugueza tinha já feito ao imperador Napoleão, para dar a Portural um rei da sua escolha, por ter azcasa de Bragança perdido todos os seus direitos á corôa d'este reino, em conseque da sua fuga para o Brazil. O exercito que o marechal Soult commandava, destinado a tal expedição, elevava-se a 23:500 homens presentes, de todas as armas, em que entravam 4:000 de cavallaria, formando dez regimentos d'esta compondo duas divisões, cada uma das quaes tinha putro regimentos, sendo a primeira commandada pelo gemal Franceschi, e a segunda pelo general Lahoussaye: os dois restantes regimentos constituiam a brigada de Vialannes. Quanto à infanteria, duas divisões, a de Merle e de Mermet, cam pertencentes ao 2.º corpo, que em Hespanha tinha feito a campanha de 1808, sendo as restantes tropas pertencentes 20 8.º corpo, que no referido anno havia residido em Portugal debaixo das ordens de Junot. Pondo em marcha para o seu destino o exercito de que dispunha, o marechal Soult ordenou ao general Lahoussaye que com a sua divisão marchasse para Ribadavia e Salvatierra, situadas sobre a margem direita do rio Minho, devendo o general Franceschi dirigir-se para Tuy, cidade igualmente situada sobre o dito rio, que ali deveria atravessar para Portugal. A divisão Merle, partindo de Belanzos, teve ordem de marchar para Pontevedra, com o fim de apoiar as operações das duas divisões de cavallaria. O general Mermet devia com a sua divisão marchar para S. Thiago, logoque as forças do 6.º corpo, commandado pelo marechal Ney, ali se apresentassem para a substituir. Desde o dia 2 de fevereiro não tinha cessado de chover, caíndo das mivens torrentes de agua, que tinham feito engrossar e trasbordar o rio Minho, oppondo á passagem dos francezes uma grande difficuldade, poisque os portuguezes tinham retirado para a margem esquerda do dito rio, não só todos os seus barcos, mas até mesmo os hespanhoes. Á vista pois d'isto Soult resolveu atravessar o Minho junto á sua embocadura, Por ser ali menos sensivel a cheia do que n'outra parte. Partindo para este fim de S. Thiago no dia 8 do citado mez de fevereiro com o resto do seu exercito, chegou no dia 10 á Guardia, pequena povoação gallega, situada á borda do mar, ordenando ao general Merte que avançasse para Tuy.

Emquanto Soult assim ameacava a provincia do Minho, o general Lapisse ameaçaya tambem pela sua parte a cidade Rodrigo, tendo o grosso das suas tropas em Salamanca e Ledesma. ao passo que o marechal Victor havia concentrado as suas entre o Alberche e o Tietar. Por este modo Lapisse podia juntar-se ou a Soult ou a Victor, ao passo que este, auxiliando aquelle, podia também ou marchar por Plasencia contra a cidade Rodrigo, emquanto Soult passava o Minho para se dirigir ao Porto, ou juntar a si o general Lapisse, e penetrar depois em Portugal pela ponte de Alcantara, no que igualmente auxiliaria Soult na sua empreza. Podia tambem, passando o Tejo, atacar o exercito hespanhol de Cuesta, perseguindo-o até Sevilha, e depois de o ter batido, voltar-se repentinamente sobre a direita, e entrar no Alemtejo, marchando sobre Lisboa, que era a sua principal missão. Pela sua parte sir John Cradock, falto de forças para defender Portugal nas fronteiras, limitava as suas operações a defender Lisboa, e com estas vistas concentrára as tropas inglezas do seu commando no Lumiar e Sacavem, esperando, para poder operar, que o inimigomanifestasse melhor os seus planos, aproveitando-se entretanto da sua innacção para apromptar os meios necessarios= para poder entrar em campanha 4. Em Combra e Abrantestinha estabelecido armazens; e excitando ao mesmo tempo os governadores do reino a que fizessem algum esforço, procurava não só achar viveres para fornecimento do exercito, no que tinha difficuldade<sup>2</sup>, mas até haver tambem algum dinheiro. para mandar comprar machos à Barberia, com o fim de teros precisos transportes. O marechal Beresford pela sua parte-

As forças de que sir John Cradock dispunha em 6 de janeiro e 6 de abril de 1809 eram as constantes do já citado documento n.º 55-A do 1.º vol.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Documento n.º 39-C.

não confundo ainda sufficientemente nas tropas portuguezas, pela insubordinação em que por então se achavam i, e vendo que es francezes traziam seguramente em vista, na sua marcha contreste reino, a occupação de Lisboa e do Porto, sem que ele por outro lado tivesse tambem debaixo das suas ordens ima bastantes para defender ao mesmo tempo estas duas distes, entendeu que a sua primeira obrigação era cobrir a apital, conservando-se com cousa de 10:000 homens portuperes entre o Mondego e o Tejo. Tomando pois sobre si esta misso, e sendo fortemente instado pelos governadores do mino para soccorrer o Porto<sup>2</sup>, commetteu ao brigadeiro Videria, que na Beira commandava dois batalhões de linha, o stravessar com elles o Douro, e dirigir-se para aquella cidade, omo effectivamente praticou. Escrevendo sobre este mesmo asumpto a sir John Cradock, expoz-lhe não sómente as ordens que tinha dado ao brigadeiro Victoria, mas tambem que no Porto se achava igualmente um batalhão da leal legião lusitana, uma parte do regimento de Valença (infanteria n.º 21), e alguns regimentos de milicias; que quanto á parte da populeção armada que n'ella havia, se podia esta elevar a 8:000 ou 10:000 homens sem subordinação; e finalmente que 3:000 armas, enviadas de Inglaterra para o exercito do norte, tambem por aquelle tempo se deviam achar no Porto com munições em proporção. O mesmo Beresford, expondo mais sintenções dos francezes, segundo o seu modo de ver, de-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D'esta insubordinação se lamentou Beresford a sir John Cradock, como consta do documento n.º 59-D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Effectivamente D. Miguel Pereira Forjaz tinha-lhe remettido em officio de 29 de março uma representação que ao governo havia dirigido a camara do Porto, mostrando-lhe ao mesmo tempo com ella a necessidade que havia de soccorrer promptamente aquella cidade, tanto pela urgencia de a salvar do perigo a que estava exposta, como pela influencia notiva que a sua perda teria na defeza do resto do reino. Sobre isto diziable mais, ter esperanças de que o general em chefe das tropas britannicas a prestaria a auxilia-lo activamente n'aquella tão justa, como necessaria musicição, particularmente a não se poder mandar para lá aquelle numero de tropas portuguezas que se julgasse possível e necessario, e com a hevidade que as circumstancias exigiam.

clarava não poder destacar tropas portuguezas para o Porto, a não serem auxiliadas pelas inglezas, cousa em que o general Cradock não conveiu, allegando a obrigação que tambem tinha de perseverar na defeza de Lisboa e do Tejo 1.

À vista pois d'isto ficou a cidade do Porto sem poder se soccorrida validamente por tropas de linha portuguezas of inglezas, achando-se quasi a descoberto pelo lado do Minho onde pouco mais havia que milicias e ordenanças desarmada e em anarchia, com cousa de 2:000 homens de tropa regulas quasi no mesmo estado, ao passo que pelo lado da Beira 🐒 via postado o bravo coronel sir Roberto Wilson, que effecti vamente se achava sobre o Agueda com a sua pequena divi são, em que mais particularmente avultava um batalhão 🐗 leal legião lusitana, com o qual attentamente espreitava o postos avançados de Lapisse, depois de ter enviado um del tacamento para Bejar. Em Abrantes havia-se estabelecido un ponte de barcos, e posto pequenas guarnições, tanto n'esti praça, como na de Elvas, continuando no governo das arma do Alemtejo o general Francisco de Paula Leite. Manuel Piole Bacellar, com as poucas tropas de que dispunha, vigiava igual mente os movimentos de Lapisse, entre a cidade da Guarda a de Castello Branco. O general Victoria passára da Beira All ao Porto com os seus dois batalhões de linha, como já vimos. Por carta regia de 15 de fevereiro de 1809 foi o brigadeiro Francisco da Silveira Pinto da Fonseca nomeado governado das armas da provincia de Traz os Montes, logar de que tomo posse a 24 do dito mez, constando a força de que dispunha di dois regimentos de infanteria de linha, que então teriam 2:800 praças; de cinco regimentos de milicias, de que só se achavam armados 2:500 homens: de 50 cavallos, que dentro en

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Documentos n.º 59-E e 59-F.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> O brigadeiro Victoria não foi logo em direitura para o Porto. crasão de Bernardim Freire o mandar para Amarante, porque indo te ali uma das estradas, que de Chaves se dirige para aquella cidade, podendo ser esta a estrada que o munigo escolhesse para a sua march entendeu manda-la vigiar pelos dois batalhões de 6 e 18, commandado por Victoria.

poucos dias quasi se inhabilitaram pela actividade do serviço, e finalmente de alguma artilheria. Ao tenente general Bernardim Freire de Andrade, governador das armas do partido do Porto, tinha-se anteriormente ordenado, por aviso de 24 de janeiro, que passasse à provincia do Minho, para tomar o commando, não só das tropas destinadas á defeza da referida provincia, mas das que tambem houvesse em Traz os Montes, formando por este modo um só exercito de todas as

que se achavam ao norte do Douro.

Recebido como foi por Bernardim Freire de Andrade, na madrugada de 28 do citado mez de janeiro, o aviso de 24, chamou logo o brigadeiro Caetano José Vaz Parreiras, e lhe conflou, com o caracter de interino, o governo militar do Porto, de modo que a 31 do mesmo mez já elle se apresentava em Braga, providenciando sobre a defeza do Minho. O povo d'aquella cidade achava-se bastantemente anarchico e indisposto contra todos os que reputava partidistas dos francezes, aos quaes attribuia sem maior fundamento a marcha dos exercitos inimigos contra este reino, incluindo nas suas suspertas todas as auctoridades, quando porventura não obrassem segundo o que o seu desejo lhe phantasiava. Mas devese dizer por justica, que foram os naturaes de outras terras, e não os de Braga, os que assalariaram um sacerdote, que nas igrejas e do pulpito abaixo lançava palavras de sangue e de perseguição, não contra os francezes, mas contra os portuguezes que julgava seus partidistas, fazendo isto na occasião em que mais necessaria e precisa era a união de todos, para se poder rebater do melhor modo possivel a invasão imminente. Foi por este modo que a desconfiança se cimenton no mais alto gran, fazendo-se esquecer o perigo real e commum, para sómente se fallar dos imaginarios. Achandose um traidor em cada um dos individuos, que ao mesmo povo se tinham designado, em breve appareceram os chefes da sublevação para sacrificadores das victimas que se queriam exterminar. Cada expressão indiscreta, que assim se lançava do pulpido abaixo, era um tição acceso, que se punha nas mãos da populaça amotinada, para provocar a anarchia e atear cada

vez mais esta indomavel fogueira. Para maior desgraça a chamada junta de segurança publica, que o povo tinha eleito em Braga, em vez de corresponder ao fim para que se instituira, só apresentava ao publico papeis incendiarios, que em nome de Jesus Christo chamavam o mesmo povo á desordem e á revolução, e que adormecendo-o com uma seguridade fatal, a respeito do inimigo que se avizinhava, só lhe dispertavam o furor contra os seus proprios concidadãos. Esta junta que em vez de ser eleita pelo povo, como se dizia, só o tinh sido por agitadores e facciosos d'antemão comprados, em composta de membros, dos quaes um se não pejou de dize abertamente n'ella, que o povo era sabio; que se devia deixa obrar, e que castigar os seus excessos era tirar-lhe a energia Receiando que algumas queixas se fizessem contra elles part o Porto, estabeleceram espias pelas estradas para embaração rem, com o pretexto de evitar alguma surpreza da parte del francezes, as communicações com aquella cidade, e elles me mos passavam dias inteiros pas estradas, com o fim ostensivo de saberem novidades dos passageiros, mas de facto para in quirirem exactamente tudo, e abrirem as cartas que lbe caiam nas mãos, receiando as queixas que contra si proprie poderiam conter. O resultado de tudo isto foi transformarem Braga a acclamação do governo legitimo em arma de odici e de vinganças particulares, que com a mascara de patriolimo se viram satisfazer tão miseraveis paixões, sendo neces sario aos que por sua desgraça eram alvo d'essas intriguicomprarem com o seu dinheiro os bandos assalariados pelo seus mortaes inimigos. Por este meio se satisfizeram antigot resentimentos, e offensas talvez imaginarias. A occasião est das mais propicias para isto, e não a quizeram perder. 🏗 era o estado em que o povo d'aquella cidade se achava, quand o marechal Soult chegava às bordas do rio Minho, para co o seu exercito penetrar em Portugal, e o general Bernardia Freire de Andrade n'aquella provincia se apresentou para lli embaraçar o passo.

Da cidade de Braga seguiu este general no dia 5 de fevereiro marcha para Ponte de Lima, Vianna e Caminha, enco-

trando já per toda a parte a mais deploravel desordem, e toda a casta de estorvo á execução do decreto de 11 de dezembro de 1808, pelo qual os governadores do reino tinham mandado proceder ao armamento geral da nação e á fortificação das diferentes terras do reino, para resistirem aos francezes, pendo as pretendessem invadir. Já então era sabido pela tobidde do paiz, que sir John Moore tinha sido morto, o gemai marquez de la Romana derrotado, ou posto em fuga de des francezes, a Corunha tomada por estes, depois do mbarque effeituado ali pelas tropas inglezas no dia 17 de jamire, o Ferrol occupado igualmente pelo inimigo desde 28, tado tambem em seu poder Vigo, S. Thiago, Tuy e toda a regem direita do rio Minho. Em tão critica e difficil situação neio algum de resistencia profiqua se tinha preparado no paiz. Era beza de crer que as soberbas aguias do imperador Napoicio, afugentadas de Portugal pela saida do general Junot no anterior anno de 1808, altivas revoassem de novo com as suas mescadoras garras sobre as aguas do Tejo, não só para dominarem por mais outra vez este reino, expulsando d'elle os ingleses, mas tambem para realisarem o dominio do mar pelo de terre, favorito projecto do imperador dos francezes, a quem nunea se lhe varréra da cabeça, tendo-lhe posto o nome de systema continental. Mas n'esta volta dos exercitos francers centra Portugal é que os proprios membros da regencia lhes custava a crer, mesmo depois de saberem que com Napoleão á sua frente, grandes forças inimigas tinham passado. os Pyreneos, á vista da desordem e confusão em que tudo se achava, quando o marechal Soult se dispunha a invadir o reino com o seu exercito. Restituidos os ditos membros da regencia ás cadeiras do seu antigo solar do palacio da inquisição ao Rocio, restituição para que elles mesmos não empregaram directamente por si a mais pequena diligencia, nada mis fizeram que nomear serodiamente para as provincias do Morte os generaes Bernardim Freire e Silveira, os quaes, tendo por si forças insignificantissimas, e essas mesmas anarchicas e insubordinadas, não podiam, sem a mais absurda das temeridades, oppor-se face a face a um dos primeiros generaes do exercito francez, a quem obedeciam tropas muito superiores em tudo, e já muito avezadas ás fadigas da guerra, e aos seus assignalados triumphos por toda a parte da Entropa, que tinham subjugado.

Qual fosse o merito intellectual de Bernardim Freire de Ani drade e os subidos quilates da sua sciencia militar, é cous que não sabemos dizer ao certo, nem nos compete a nós decidi-lo, como estranhos á profissão das armas; mas pelo nossa parte julgâmos que, debaixo d'aquelles dois pontos di vista, os dotes que o ornavam eram seguramente inferiores critica situação em que se achava collocado, como nos parec demonstrado pela sua conducta sempre vacillante e receios quando com o pretexto de falta de mantimentos deixou es agosto de 1808 de se associar ao exercito inglez do command de sir Arthur Wellesley, sendo ao mesmo tempo causa de s não fazer caso d'elle Bernardim Freire, quando se negociara as bases da chamada convenção de Cintra. De reforço à opnião que emittimos, vem amda a desgraçada nomeação qui fez do brigadeiro Caetano José Vaz Parreiras para interino go vernador militar do Porto durante a sua ausencia, homes que sem ter outros dotes de militar, alem da sua respectiv farda, só a Bernardim Freire podia merecer conceito para 📽 milhante cargo em circumstancias taes. Finalmente á inercida sua conducta em 1808, acresceu depois a que tambem mos trou nas suas operações do Minho em 1809, de que lhe resu tou o injusto e calumnioso labéo de traidor á patria entre 🥌 homens do povo, que cegos nos seus juizos e arrebatados m suas resoluções, por effeito da ignorancia de que eram dola dos e da ardente paixão que os dominava, tomaram por tra ção, o que effectivamente não era mais do que irresolução inercia, quando no meio de tão graves circumstancias tant convinha providenciar com actividade e energia, porque 📹 film se a irresolução e inercia não são a mesma cousa que traição, casos ha em que se lhe assimilham, por terem 🦛 mesmos resultados. Entretanto forçoso é confessar que outre mais causas houve, que não pouco concorreram para lhe fa perder a confiança do povo, causas que em parte lhe eram

tranhas, taes foram a incerteza das noticias sobre os movimentos do inimigo, depois da sua mallograda tentativa de atravessar o rio Minho, incerteza motivada pela interceptação, leita pelos povos, das correspondencias para o quartel general, e a invencivel opposição que encontraram algumas des medidas que ordenára, como succedeu com a relativa á ponte de Ruivães, e á prisão e assassinato dos conductores ks suas ordens. Tal soi tambem a salta de comparecimento de uma brigada, que mandára ir de Traz os Montes para o Vinho, onde nunca chegou, a retardação de um parque que te he devia mandar do Porto, a demora que houve na marde alguns corpos, a do coronel de engenheiros Raposo, indaque involuntaria, official de quem Bernardim Freire timuita precisão, para o encarregar das importantes funccoes de quartel-mestre-general, em substituição ao tenente coronel Custodio Gomes Villas-Boas, cujo prestimo, inutilisado pela viva indisposição dos povos para com este official, he não permittia aproveitar por mais tempo, suspeito, como estava, de ter relações e correspondencias com o marechal Soult.

Todas estas foram seguramente outras tantas causas da salta de consiança em Bernardim Freire, senão por si, pelo menos pelo official que junto d'elle desempenhava o importante cargo de seu quartel-mestre-general, e por tal modo, **The o proprio Bernardim Freire entendeu que esse official** he não convinha, apesar do seu merecimento, pedindo para osubstituir o coronel de engenheiros Raposo. Villas-Boas ti--se tornado suspeito no mais alto grau por haver servido os francezes: estas suspeitas passaram d'elle para o ge-Peral, que reunindo comsigo uma certa frouxidão e inercia, **recosamente a sua conducta havia de ter contra si uma plebe** Murecida e exaltada até ao mais louco enthusiasmo, á qual chegaram a tornar suspeitas até mesmo as ordens do geral, a ponto de lh'as interceptarem e abrirem, para conheem o seu conteúdo, espreitando-lhe alem d'isso com todo midado e esmero os seus proprios procedimentos e medi-8. Avaliado Bernardim Freire como homem civil, é innegam −2.2 EPOC.

vel ter elle todo o direito a ser tido como cidadão sem nota, entrando o seu nome na lista dos poucos nobres, a cuja classe pertencia, que permanecendo no reino, nunca se curvaram ao jugo dos francezes, nem a patente de general, que lhe concedera o principe regente, jamais a prostituiu indigno, empregando-a no servico do inimigo, como outros praticaram. Emquanto uma boa parte da fidalguia portugueza, e com ella outra que tal do alto sacerdocio e da magistratura, desde o desembargo do paco até ao mais somenos juiz de fóra; emquanto o funccionalismo de todas as graduações e jerarchias, incluindo até mesmo os mais opulentos capitalistas, humilde:= se prostravam ante os pés do general Junot, promptos a fazerem sempre o que elle lhes mandasse, incensando-o constantemente e vendendo-lhe a patria, Bernardim Freire lamentava no seu desconhecido retiro de Coimbra as desgraça d'ella, espreitando o primeiro momento de lhe vingar as affrontas. Foram portanto injustas, e até mesmo injustissimas no mais alto grau, as suspeitas de traidor que lhe levantarammas apesar de injustas, não deixaram de existir, e a sua existencia na opinião de uma enraivecida e furiosa plebe, e alema d'isto n'um estado de completa anarchia, não podia deixa de collocar este infeliz general na critica e arriscada posição em que effectivamente se viu. Temos pois dito bastante a respeito de um homem que tão notavel for por aquelle tempo, @ de tantas esperanças fôra alvo, pelas muitas que n'elle se haviam posto.

Já se notou n'outra parte quanto insignificantes eram as forças que o general Bernardim Freire tinha á sua disposição, para com ellas se oppor vantajosamente a um exercito francez de quasi 24:000 homens com que o marechal Soult se dispunha a invadir este reino: agora diremos quaes ellas eram. O já citado aviso de 24 de janeiro de 4809 mandava apresentar ao referido general uma brigada, que em Traz os Montes se devia formar dos corpos que mencionava, e alem d'ella um batalhão de infanteria n.º 9, outro de n.º 21, destacados na Beira; a força da leal legião lusitana, que consistia no seu segundo batalhão, de cuja organisação sir Roberto

Wilson deixara no Porto encarregado o barão d'Eben; e um parque de artilheria, que na mesma cidade do Porto se lhe devia apromptar e remetter. Comtudo o brigadeiro Francisco d Silveira Pinto da Fonseca, general de Traz os Montes, reasando-se sem duvida a enfraquecer demasiado a força de que dispunha, nunca lhe enviou tal brigada; o batalhão 9 e o de legião lusitana foram em Coimbra detidos por inquietade do povo, até que nova ordem de Lisboa sez partir estas topas; mas da sua estulta detenção sempre resultou não pode a legião entrar em Braga antes do dia 23 de fevereiro. Octado parque de artilheria e o batalhão de 21 igualmente z demoraram por modo, que as verdadeiras forças de Bermdim Freire no começo do seu governo consistiam apenas cm 684 praças de infanteria n.º 21, 600 dos regimentos n.º 6 e 18, sem os seus officiaes superiores, 160 de artilheria n.º 4 con 8 peças de calibre 6, e 6 peças de calibre 3, 1 batalhão de infanteria n.º 9, e 8 regimentos de milicias, todos elles quasi inermes, à excepção do de Villa do Conde. Não tinha um so official de engenheiros, e se por qualquer incidente precisasse largar o commando, o seu immediato, a quem em tal caso caberia lutar com o marechal Soult, seria o mais antigo coronel de milicias! A tão escassos e tão inefficazes recursos faltava ainda acrescentar outro mal, ao qual, melhor classificado, antes deveremos chamar agora invencivel estorvo suas operações e medidas, mal que consistia n'uma turba multa de corpos de ordenanças, ou guerrilhas, que os governadores do reino tinham mandado pegar em armas, pelo seu já citado decreto de 11 de dezembro de 1808. Estes corpos informes e desordenados, postoque n'outra epocha de luta pela independencia nacional fossem de grande utilidade ao paiz, e ainda no principio da restauração contra os francezes tivessem offerecido algum auxilio util ás differentes juntas, todavia n'uma guerra contra tropas regulares, faltas como as suas Figas se viam de espingardas e munições, e por fim de tudo sem disciplina, nem subordinação, similhantes corpos eram atal caso mais prejudiciaes do que uteis.

A despeito de tão serias difficuldades Bernardim Freire

Notavel se tornou o valor com que se portaram os dois paizanos, João Alves Salgueiro e Manuel José Velho, que valorosamente correram contra os francezes, segurando algundo a quem obrigaram a depor as armas. O enthusiasmo era talque houve até mulheres, que com fouces roçadoras e forcados acudiram ao logar do conflicto. Todos estes esforços do inimigo eram destinados a surprehender as duas peças de artilheria acima mencionadas, querendo assim mascarar 🦸 seu verdadeiro ataque, dirigido contra Villa Nova da Cerveira como verificaram pelo meio dia. O governador portugues Gonçalo Coelho de Araujo, mandou fazer fogo de mosqueta ria contra os atacantes, ordenando tambem ao forte de Novello e á bateria da Motta, ultimamente estabelecida, que contra elles empregassem toda a sua artilheria. O povo 🖆 nha ali igualmente acudido, ajudando vigorosamente a resistencia contra os francezes, e como a artilheria do forte 🕍 Gaião respondesse à nossa, contra elle se dirigiram com rojo os conductores de alguns dos nossos barcos, que pel parte de cima o chegaram a abordar, pondo em fugada 🗨 francezes, que se achavam nas suas vizinhanças. Proseguado os nossos no seu ataque com meia duzia de barcos, foras lancar mão d'aquelles que o inimigo desamparou e es condu ziram para Villa Nova da Cerveira em numero de dezenovo O forte de Novelle fez fogo sobre uma casa em que estavi alojada alguma cavallaria franceza, a qual se dispersou logo e alguns dos nossos saltaram em terra, fazendo fogo sobre 🐠 fugitivos, emquanto que os outros desencalharam os barcos ( os conduziram para entre nós. No mesmo dia 16 tres rapaze da praça de Valença foram encravar um morteiro de doze pol legadas, que os francezes pretendiam assestar contra a dill praça, não querendo outra recompensa mais que serem ad mittidos na companhia fixa da artilheria d'aquella villa.

Mallograda como por este modo foi a expedição de Thomiers, quanto á passagem do Munho, de que desistiu, entendeu o marechal Soult não lhe ser possível seguir para a cidad do Porto pela estrada do litoral, como lhe fôra ordenado. A chuya tinha continuado a cair copiosamente até ao dia t

de levereiro. Tuy achava-se cercada de agua durante dois dias e sem communicação alguma com a Guardia, e o fornecinetto do exercito francez tornava-se impraticavel n'aquella paragens, emquanto não tivesse logar o escoamento das Fus. En consequencia d'isto sustou-se a marcha das divisies que se achavam no caminho da Guardia, e Soult dirigiua d'aqui para Tuy, onde chegou no dia 16, ordenando que m manhã do seguinte dia o exercito se pozesse em marcha pra Orense, onde existe uma antiquissima ponte de cantaria, pe ali atravessa o rio Minho. A marcha de Tuy para Ribadanão foi feita pelos francezes sem terem de se bater com adifferentes povos, que durante a sua marcha atravessaram, porque todos se achavam sublevados, o que obrigou o seu mercito a marchar sempre em força para limpar o terreno de inimigos. De Ribadavia continuou-se a marcha a 19 e 20 de severeiro, sempre pela margem direita do Minho até Birbantes, em cuja barca passaram os francezes o rio, por negligencia d'aquelles a quem Bernardim Freire recommendara a sua destruição. Desde então Soult assenhoreou-se do districto de Orense, e assegurando aqui a passagem da ponte, d'ali saiu para Alhariz no dia 4 de março, tendo deixado em Tuy, como já notámos, 36 bôcas de fogo com uma guarnição de 2:000 homens, contentando-se em trazer comsigo 22 peças bem servidas de parelhas e das precisas munições.

Optara o marechal entrar em Portugal por Monterey, caminho de Chaves, por ser este o mais apto para a artilheria, e saber que no castello de Chaves se não tinha feito reparação alguma desde a guerra de 4762. Apenas o general Bernardim Freire percebeu que os francezes dirigiam a sua marcha para Traz os Montes, visitou os postos da sua direita por Melgaço, Arcos e Barca, regressando a Bragança no dia 3 de março. D'ali tomou logo as novas medidas, em harmonia com a falta que tinha de reservas (falta que não sabemos bem se lhe deve ou não ser desculpada), não se esquecendo de enviar tambem para a Galliza algumas munições de guerra, e diversos officiaes, destinados a estimular o patriotismo dos gallegos, e a capitanear igualmente os povos do Minho, que não lhes sof-

frendo o seu animo resoluto limitarem-se sómente á defeza do seu proprio paiz, haviam muitos d'elles passado á Galliza, para ajudarem os habitantes d'aquelle reino na heroica empreza de o libertarem do jugo francez, poisque exasperado pelas crueldades que as suas tropas n'elle haviam commettido, e animados tambem pela boa disposição dos portuguezes em seu favor, e não menos pela presença dos corpos do marquez de la Romana, que se achavam na fronteira de Portugal, principiaram e levaram por diante a sua sublevação contra or francezes, atacando-os em toda a parte onde o seu numero lh'o permittia. Tambem por aquelle mesmo tempo as Asturias se achavam em estado de sublevação, tendo já passado a atacar os corpos inimigos que lhe ficavam mais proximos.

Alem do que fica dito sobre as providencias tomadas por Bernardim Freire, por occasião da approximação das tropas de Soult, deve também acrescentar-se ainda mais uma outratal foi a de nomear para commandante da divisão da raia 🌖 marechal de campo José Antonio Botelho de Sousa e Vasconcellos, que no dia 23 de fevereiro se lhe apresentara por or dem do governo. Pela sua parte o general de Traz os Montes. Francisco da Silveira Pinto da Fonseca, entrára em communicações com o general hespanhol, o já citado marquez de 🛭 Romana, que retirando-se dos francezes, havia penetrado en Portugal, e por aquelle tempo se achava postado com as sustropas (avaliadas em 16:000 homens, metade das quaes sómente tinham armas), na margem direita do Tamega, desde Monterey até à praça de Chaves: no dia 4 de março passou-se o dito marquez para a margem esquerda, postando a força de que dispunha desde Tamaguelos até Lamas de Arcos. Estes dois generaes, segundo as noticias que tiveram da marcha de inimigo contra Chaves, convencionaram espera-lo. Com estas vistas o exercito hespanhol, fazendo a direita da linha, guarneceu Monterey, postando-se o portuguez desde a ponte 🐠 Villaça até Villarelho. No dia 6 de março tinha o general Silveira a sua vanguarda sobre as montanhas que dominam 🛊 ponte de Villaça e o resto do seu exercito na Atalaia de Villarelho. O inimigo resolvêra entrar em Portugal pelo valle do

Tamega, rio que tem a sua origem nos montes de S. Mamede, no reino da Galliza, vindo passar em Verim, Chaves e Amarante, lançando-se por fim no rio Douro, seis leguas acima do Porto, em Entre Ambos os Rios. Na Galliza desde Verim, que esti na margem esquerda do Tamega, o paiz é aberto até á fronteira de Portugal; mas d'ahi por diante o valle aperta-se, sobretudo pela parte esquerda, na vizinhança de Chaves, correndo de então para cá entre as escarpadas montanhas de Iraz os Montes, sendo as do lado esquerdo a serra do Marão, es do lado direito a serra de Caprera, a qual, passados os limites do Minho para o Douro, toma então o nome de serra de Santa Catharina.

Pelas oito horas da manhã do dia 6 de março apresentouse o inimigo na frente da avançada da ponte de Villaça com 1:800 cavallos e 6:000 infantes com alguma artilheria: ao abrigo d'esta praça passou Monterey sem resistencia, por se ter retirado d'ali o exercito hespanhol na mesma manhã, para evitar o perigo de se bater com os francezes. A vista d'isto expediram estes immediatamente uma força de 800 cavallos para a margem esquerda do Tamega até abaixo de Tamaguelos, para reconhecimento d'aquelles pontos, ficando já a vanguarda do general Silveira (de que era commandante o tenente coronel do regimento n.º 12 de infanteria, Francisco Homen de Magalhães Pizarro), rodeada por maneira tal, que na ponte de Villaça se viu logo atacada por um corpo de infanteria inimiga. Principiou o ataque pelo meio dia e acabou pela noite, mas com pouco damno dos nossos, á excepção de una peça de pequeno calibre, que foi abandonada, soffrendo o inimigo bastante perda 1. Retrogradou pois a nossa dita van-

Diario oficial das suas operações militares; mas parece-nos exagerada, vicio que o seu auctor manifesta no referido Diario, em que só tem por fin exaltar-se, defeito que mostrou constantemente até ao fim da guerra da peninsula. Da publicação de similhante Diario, feita por Silveira sem ficença do marechal Beresford, se queixou este amargamente ao governo, leado-a como um manifesto acto de insubordinação e indisciplina, como expide ver no documento n.º 65-D.

guarda para o corpo do seu exercito, o qual ás oito horas da noite se retirou para Chaves por ordem do general Silveira, porque tendo a descoberto toda a sua direita, pela retirada do exercito hespanhol, como já vimos, não podia manter-se nas suas primeiras posições, pela sua grande falta de cavallaria, e muita superioridade que d'ella havia por parte do mimigo, particularmente sendo aquellas paragens tão vantajosas para as operações d'esta arma.

Na manhă do dia 7 de marco soube o general Silveira que o exercito hespanhol marchava já em retirada, achando-se sete leguas distante de Chaves, onde era governador João de Sousa Ribeiro da Silveira Magalhães. Vendo-se pois na impossibilidade de poder sustentar a veiga d'aquella praça, e ninda menos de defender Chaves, que pela sua total ruina não tinha defeza alguma, mandou-a evacuar, retirando-se o exercito (á excepção da vanguarda, que deixou em Villarelho para observar o mimigo), sobre as montanhas chamadas de Outeiro João e S. Pedro de Agostem. No dia 8 foi Silveira reconhecer o inimigo, cuja infanteria achou acampada entre Oimbra e Villarelho, na margem direita do Tamega. A cavallaria estava em Tamaguelos, na margem esquerda. N'este dia as avançadas francezas chegaram à vista de Chaves, onde o mesmo Silveira entrára, buscando convencer os que n'esta praça se achavam resolvidos a defende-la, da impossibilidade da defeza, passando pelo desgosto das suas observações não serem attendidas. No dia 40 tornou o general à praça, onds convocou um conselho militar de todos os officiaes superiores, no qual se decidiu não ser ella defensavel, não chegando os votos a ser escriptos por se tocar a rebate. Foi antes e depois d'este conselho que um tal José Maria, capitão de engenheiros, addedo ao estado maior, amotinou a tropa e povo, clamando-lhes que a praça era defensavel, e no meio do seu enthusiasmo foi por seu proprio arbitrio tirar as armas do arsenal, que distribuiu a quem de prompto se lhe apresentou para as receber. Tudo isto se praticou sem que Silveira e o governador da praça, presentes a estes attentados, ousassem colubi-tos, ou sequer desapprova-los, sem duvida pelo

receio da exaltação dos patriotas, que não poriam escrupulo algun em lhes levantar o labéu de traidores e assassina-los como taes. Uma companhia do regimento de infanteria n.º 12, entrado em Chaves sem ordem, recusou cumprir a que lhe moderam para saír d'ali, declarando que queria lá esperar vinimigo, e effectivamente lá ficou, assumindo o governo intrino da praça o já citado tenente coronel de infanteria n.º 12, Francisco Homem de Magalhães Pizarro. Pelas dez horas da and do mesmo dia 10 foi ella sitiada por tres lados pelos fracezes, que no seguinte dia intimaram a sua rendição ao m dito governador, o qual mandou perguntar a Silveira o me deveria fazer. Este, que se achava por então no campo & Santa Barbara, respondeu-lhe que fizesse o que entendess, vistoque a seu arbitrio tomára a defeza da praça. Na mama do dia 12 effeituou-se a rendição sem resistencia alguma, icando prisioneiros de guerra todos os que dentro d'ella se chavam<sup>4</sup>, compondo-se de 500 homens de tropa de linha, 2:000 de milicias e 1:200 de ordenanças que tinham pegado em armas<sup>2</sup>. O marechal Soult, julgando-se impossibilitado de poder guardar prisioneiros, mandou para suas casas as milicias e ordenanças, depois de terem jurado que jamais pegariam em armas contra os francezes. Quanto á tropa de linha, o mesmo Soult convidou as suas praças a fazerem parte do seu exercito, no que ellas geralmente convieram, não para hes fazerem serviço, mas para terem occasião de desertarhe, como praticaram.

Tomada que foi a praça de Chaves, o marechal Soult intentou sitiar o campo de Santa Barbara, fazendo para tal fim pôr

Silveira, vendo a deploravel conducta do tenente coronel Pizarro, mandou-o depois prender e responder a conselho de guerra, por entreprochaves ao inimigo sem a mais leve resistencia; mas o conselho o serviceu por sentença de 4 de outubro de 1809, confirmada pelo marechal Beresford, e publicada na sua ordem do dia de 16 de dezembro do mesmo anno. É d'ella que constam algumas das particularidades acima referidas.

Nio sabemos se este numero é exagerado; mas é aquelle que lhe do « Campanhas do marechal Soult na Galliza e Portugal.

em marcha uma grande porção da sua infanteria pela margem direita do Tamega até ao sitio do Polderado, para que, passando ali o dito rio, tomasse depois o caminho de Villa Pouca. vizinho ao povo do Redeal. Com estas vistas fingiu quasi à... noite um ataque nas montanhas de Nantes, que pretendeu subir, no intento de rodear Silveira pelas montanhas da direita... por S. Pedro de Agostem. Conhecedor como foi d'isto, o mesmo Silveira se retirou ás dez horas da noite para as montanhas de Oura e Reigaz. O inimigo verificou o seu projecto pela uma hora da noite; mas já debalde para o que pensára. adiantando as suas avançadas até Villa Verde. No dia 13 demarço retirou-se o general Silveira para Villa Pouca, onde cuidou em fortificar-se, esperando ali os francezes nos dias-14, 15 e 16 de março, cujas avançadas não passaram todavian de Villa Verde. No dia 17 os mesmos francezes fizeram una forte reconhecimento, mandando até Villa Pouca uma avançada de 200 cavallos e 300 a 400 infantes. No dia 18 uma avançada de portuguezes foi mandada reconhecer a avançada dos francezes, e com estas vistas marcharam os nossos até-Soutelinho, duas leguas distante de Villa Pouca; mas o inimigo não appareceu, por ter resolvido marchar para o Porto desde alguns dias antes. Sabido è que de Chaves ao Porto ha dois caminhos, um que vem a Villa Real e outro a Braga. O primeiro atravessa a serra do Marão e desce pelo valle do rio Corgo até Villa Real, d'onde vem ao Peso da Regua, junto do rio Douro, continuando de la para Amarante, onde então atravessa o Tamega, dirigindo-se por fim ao Porto por Penafiel e Baltar. O marechal Soult julgou este caminho cheio de difficuldades para a passagem da sua artilheria, por causa dos muitos montes e ribeiras que por elle se encontram, bem como pelos fracos recursos de subsistencia para o seu exercito: tambem não era menor difficuldade para o mesmo Soult o achar-se o brigadeiro Silveira com a sua tropa em Villa Pouca de Aguiar, cinco leguas distante de Chaves, posição forte pela natureza das suas montanhas, e que cobre a estrada de Chaves para Amarante. O caminho de Chaves para Braga foi portanto o que melhor lhe pareceu para os seus fins. Levanta-se elle sobre as alturas de Barroso, através da serra do Gerez, desce costeando as montanhas da esquerda do valle do Civado, passa em S. Gens, perto da Povoa de Lanhoso por um contraforte da serra de Santa Catharina, indo d'ali a larga, d'onde por fim vae ao Porto por um caminho cheio de collinas, só tendo por difficuldade a passagem do rio Ave em Santo Thyrso. A cidade de Braga, sendo uma das terras mais importantes de Portugal e a de maior vulto no Minho, atolhou-se a Soult como sendo a mais capaz de poder mantro exercito francez, o qual desde o dia 14 de março comequa dirigir a sua marcha para as alturas de Barroso, nas vistas de avançar até Ruivães, e de lá mandar reconhecer o passo de Salamonde.

Entretanto recebia Bernardim Freire de Andrade a noticia de que o exercito hespanhol do marquez de la Romana se havia retirado da posição que occupara em Portugal, que Soult invadira a provincia de Traz os Montes, e que os seus piquetes escaramuçavam na Portella de Avado e em Villarelho da Raia com as avançadas do general Silveira, commandadas pelo tenente coronel Francisco Homem de Magalhães Pizarro, noticia a que bem depressa se seguiu a da entrega da praça de Chaves. Julgando-se desde então obrigado a tomar as idoneas medidas para salvar o Porto, repartiu as suas poucas forças pelos pontos de Salamonde, Ruivães, Salto e Ponte de Cavez, conservando sempre guarnições nos logares da raia, que se podiam desamparar sem risco. Alem d'isto fez de prompto recolher o barão d'Eben, determinando tambem ao brigadeiro Antonio Marcellino da Victoria, que se achava estaciopado para alem do Douro, que promptamente corresse a occupar Amarante, a fim de que todos de mãos dadas trabahassem na difficil salvação do Porto. Tomadas pois estas providencias, visitou os postos entre Braga e Ruivães, e voltando dia 15, encontrou já a população de S. Gens bastantemente caltada, a ponto de já o insultar algum tanto. No dia 16, depois de encarregar o seu ajudante general, Ayres Pinto de Sousa, das resoluções que lhe pareceram não admittir demo-A dirigiu-se às alturas de Carvalho d'Este, onde tinha postada

alguma artilheria, as milicias de Braga e alguns outros contingentes, com animo de retardar o mais possivel o progresso da marcha do inimigo, que havia já passado Ruivães, até que da dita cidade de Braga saissem para o Porto as munições e o laboratorio. Pela noite do mesmo dia 15 já o immigo havia... tomado o passo de Salamonde, que quasi se não defendêra... por não haver ali mais que 30 homens de tropa de linha. Á vista pois d'isto julgou dever mandar retirar a caixa militar e a secretaria para Braga, para onde mandou marchar tam bem o barão d'Eben, que por então se achava em S. João de Campo, participando igualmente o estado em que as cousas se achavam aos generaes Botelho, Parreiras e Victoria, ordenando a este que marchasse para dentro do Porto. No dia 17 entendeu tambem recolher-se a Braga, o que fez, encontrando já por todo o seu transito as paixões populares ema medonha combustão, ameaçando quebrar todos os respeitos e vinculos sociaes. Effectivamente todo o povo do Minho se tinha alborotado com a approximação dos francezes: o de Braga saira da cidade para os ir esperar em Carvalho d'Este. e outros mais montes e povoações vizinhas. Para ali correu pois um sem numero de gente, mas sem comsigo levar uma só cabeça que a dirigisse. Havia algumas espingardas particulares, mas não se apuravam talvez dez ou doze arrateis de polvora em toda aquella multidão indomita! Os membros da junta de segurança publica, cuidando sómente em se segurarem a si, nunca cuidaram em fazer aprovisionar do necessario as poucas armas que havia para a segurança da cidade. Viam-se tambem alguns chuços e lavradores armados de instrumentos aratorios, que nenhum partido tinham contra as espingardas do inimigo. Havia finalmente grandes chusmás de povo, que com a sua vozeria poderiam quando muito assustar outras que taes chusmas, mas não intimidar no sen ataque tropas aguerridas e disciplinadas, taes como aquellas que o marechal Soult commandava.

Toda esta multidão, que informemente se juntou no referido monte de Carvalho d'Este, dando logar a que alguns individuos particulares, guiados pelo seu patriotismo, para ali

Researces pao poderam reagir contra esta flagrante o, pelo vivo receio do mal que lhes podiam fazer os 🏮 ügurayam, e pela facilidade que tambem tinham o povo contra elles, o povo que por taes individuos altamente fanatisado e constituido em instrumento todos os seus caprichos. Dos outros membros da bem não podia haver opposição, por se ter um d'elb em juiz de inconfidencia, outro em gastador dos publicos, e outro finalmente em thesoureiro, limiresto a achar rasão em tudo o que se fazia a torto Os dinheiros que a junta arrecadou foram dados no povo, que de bom grado se prestou a uma convoluntaria, com tanto maior ardor, com quanto se gue ella era necesssaria para o seu triumpho. 🏚 fez-se pelo respectivo parocho de cada freguezia, murchendidas n'esta contribuição todas as que conextenso arcebispado de Braga. Não houve um só inne não contribuisse, havendo um que deu 4805000 emma que assim se juntou subiu á avultada quantia 105000 réis, dos quaes se disseram subtrahidos réis 000. As criticas circumstancias d'aquelle tempo fizeque ninguem se eximisse da contribuição, para não ndo de inconfidencia, pois para lhe dar pasto até se formar uma lista de proscripção e deshonra para dadãos, lista que um dos membros da junta apren des sues sessões; mas que se não chegou a faque houvesse n'uma cidade tão mystica, como então era a de Braga, quem n'aquelle tempo ordenasse uma tal prohibição, por se terem prégado maximas tão moraes e sensatas. Queriam-se em vez d'ellas as que tinham por alvo diffamar o proximo e perturbar o socego publico, attentando contra a segurança dos cidadãos. Els-aqui mais um outro quadro da levitica e devota Braga, depois que n'ella teve logar a restauração contra os francezes, e mais particularmente por occasião da lastimosa catastrophe do infeliz Bernardim Freire de Andrade. Entretanto os francezes, vencendo sem difficuldade o combate de Salamonde, em 16 de março, e o da ponte da Senhora do Porto no seguinte dia, approximaram-se finalmente da capital do Minho.

Logoque o mesmo Bernardim Freire entrou n'aquella cidade no dia 17 de março, como já se disse, viu que nada podia fazer para a sua regular defeza, de que resultou mandatretirar os seus postos avançados e saír pela estrada do Porto, resolvido n'esta sua marcha a disputar ao inimigo o terreno palmo a palmo, emquanto o podesse fazer com vantagem -N'isto cumpria elle o seu dever como general, indo por estaforma enfraquecendo os contrarios, e dando aso á retirada das munições e de outros mais effeitos que convinha retirar-Todavia a populaça do Vimeiro ousou deter o general no logar da Carapóa, e a não ser Antonio Berardo da Silva, commandante de uma brigada de ordenancas, que obedecendo ás ordeus do general, chegava para conduzir esta gente contra os invasores, logo ali seria morto. Salvo por esta circumstancia de tão perigoso accidente, partin Bernardim Freiro para diante, acompanhado sómente por vinte homens de Berardo; mas o seu mau fado o levou onde estavam as ordenanças da Tabosa, que possuidas da mais satanica furia, o prenderam e conduziram a Braga, onde assim foi visto pelo barão d'Eben, que n'um seu officio, datado do Porto aos 26 de marco, descreveu este desgraçado encontro pela seguinte maneira: «Havendo recebido ordem do general Bernardim Freire para me retirar a Braga, cheguei a esta cidade aos 17 do corrente, e achei tudo na maior confusão; as casas estavam fecha-

das, o povo corria pelas ruas, armado de piques e espingardas, e logoque me reconheceram, me saudaram com muitos vins. Não podia eu saber a rasão d'isto; mas chegando á praça sui detido pela multidão da populaça, que pegou nas redes do meu cavallo, exclamando em altas vozes, que estavam promptos para fazer tudo o que fosse necessario para defendracidade, pedindo-me que os ajudasse e fallando no seu meral nos termos os mais ignominiosos. Eu prometti-lhe far todo que estivesse no meu poder, para ajudar o seu zêlo priotico; mas disse que primeiro devia fallar ao general: 1860 permittiram-me o ir adiante, acompanhado por 100 orknanças. Pouco tinha andado quando encontrei o general a ri, seguido de grande multidão armada, e não deixavam pasar ninguem, e querendo eu faze-lo, ameaçaram que me fariam fogo. Fui portanto obrigado a voltar o meu cavallo, o que o povo muito applaudiu. Dois homens seguravam o geperal pelos braços, tendo-lhe tirado a espada. Fui para a casa que tinha mandado preparar para a minha residencia e para ahi levaram o general, a quem eu saudei com acatamento, o que desgostou muito o povo. Fallando eu ao general, não me dava outra resposta senão salvae-me, e a multidão tudo era gritar mata-lo, mata-lo! Eu peguei d'elle e o quiz à força metter para casa, quando um homem o feriu levemente com a ponta da espada por baixo de um braço. O povo cercou-nos e forçou-nos a sair da porta. Eu para lhe fazer uma diversão mandei tocar a rebate e formei as ordenanças em linha; mas o povo continuou a fazer fogo sobre a minha casa, onde estava o general. Ultimamente, para o salvar, propuz que losse conduzido à prisão. Julguei que o tinha assim salvado; mas o povo pedia que o levassem contra o inimigo, que a esse tempo avançava rapidamente em numero de 2:000 homens).

Com effeito formei a gente e avancei com ella; mas pouco depois, ouvindo outra vez tiros, fui informado que haviam morto general com chuços e tiros. Fui agora de novo acclamado pereral, e dois homens me apresentaram as dragonas e papeis de general, que eu por consequencia não aceitei, ordenando

aos homens que os levassem ao Porto, e fizessem ao bispo uma relação verbal do que se tinha passado».

Effectivamente o infeliz Bernardım Freire de Andrade föra da casa do barão d Eben conduzido á prisão do Aljube; masabrasados os seus assassinos nos infernaes designios de concluirem o sanguinolento sacrificio no meio da bachanal que lhe tinham levantado, arrojaram-no pelas escadas e ás chuçadas o acabaram ali de matar no citado dia 17 de marco. Assim perdeu miseravelmente a vida este infeliz general, com apenas cincoenta annos de idade, por ter nascido aos 18 de fevereiro de 1759. Nem a honra e briosa conducta de Bernardim Freire, retirando-se do serviço, logoque os francezes entraram em Portugal em 1807, nem os esforços que tão nobremente acabava de empregar, impedindo ao marechal Soult a passagem do rio Minho, foram capazes de o livrarem do infamante labéu de traidor à patria e de ser por tal motivo tumultuariamente assassinado, labéu de que a sua memoria foi depois illibada por uma sentença que definitivamente assim o julgou 4. Entretanto avaliando este facto debaixo de ou-

<sup>1</sup> D. Izabel Freire de Andrade e o principal Freire, apenas souberam o desastrado fim de seu marido e irmão, o tenente general Bernardim Freire, requereram logo um conselho de guerra, que lhe syndicasse o procedimento, e que no caso de lh'o achar sem mancha, lhe desaffrontasse a memoria. Por esta causa se ordenou, por carta regia de 1 de abril de 1809 e ordem do dia de 9 de julho do mesmo anno, que em Vianna do Minho se formasse o referido conselho, como effectivamente se formou. A sentença foi proferida a 18 de novembro e publicada por Beresford na ordem do dia de 20 de dezembro. Borges Carneiro no primeiro additamento geral das leis, pag. 216, sob a data de 18 de novembro, tambem nos legou um resumo d'esta sentença, contendo a sua substancia. Ella, como era de rasão, purnicou a honra do malaventurado general de toda a mancha; porém a sua familia não se contentou com isso. Solicitou e obteve no Rio de Janeiro o decreto de 5 de setembro de 1813, que lhe permittia divulgar pela imprensa todo o processo que servira de base áquella decisão, e a regencia do remo participou essa licença ao desembargo do paço, por aviso de 16 de dezembro do mesmo anno (Gazeta de Luboa n.º 308): tantas eram então as difficuldades para dar publicidade a um processo que já todo pertencia ao publico! Se essa publicação chegou a effertuar-se ignorâmo-lo. É comtudo certissimo que a grande copia

tro pooto de vista, diremos que o assassinio de Bernardim Preire foi na verdade um atroz crime do povo, commettido por un acto de insubordinação e anarchia contra as auctoridades, e de mais a mais auctoridades militares em similhante circumstancias, taes como a de uma invasão de tropas esrageiras no paiz, cousa que dá ao dito crime um duplicado pu de gravidade. Todavia forçoso é confessar que a condude do morto tambem deu logar ao crime, em rasão da sua mia indolencia, por não dizer ignorancia. Quando por exemple o povo lhe gritou que o levassem a combater o inimigo, general não annuiu, bem pelo contrario mandou retirar todes os postos avançados que tinha, sem dar mostras algumas t querer brigar. Os defensores do general dirão a isto que, wez de censuras, elle merece louvor, attenta a falta de mições que havia para se poder effeituar a defeza. De cremos que seguramente merece louvor por evitar victimas, sem esperança alguma de vantagem; mas n'este caso por que não providenciou elle a tempo sobre este ponto? Porque não diligenciou haver anteriormente essas munições? Bem longe de imitar esta conducta, o barão d'Eben, tomando o commando, depois da morte de Freire, providenciou logo sobre este ponto, e não obstante as tristissimas circumstancias em que se via, contramandou as ordens do general assassinado, e com um valor que certamente honra a sua memoria, ordenou que todos os postos avançados se defendessem e demorassem o inimigo, emquanto elle preparava as ordemanças em Braga, e n'essa mesma noite mandou tirar o dembo das igrejas, para fundir balas em um só molde que ordenou.

Le peças officiaes juntas ao processo, ás quaes a sentença a cada momento de refere, derramaria muita luz sobre os successos da invasão de Soult. (Nota n.º 30 ao excellente artigo de João Antonio de Carvalho e Oliveira de marechal Soult no Porto em 1809. Esta obra, que é uma das fina de que nos servinos para a epocha que acima descrevemos, publica-se na Revista universal lisbonense, desde o n.º 36 até ao n.º 45; de 1851, vol. 10.º)

Que tinha pois feito Freire, por tanto tempo general em Braga, sem cuidar na acquisição de munições para o seu exercito em similhante conjunctura e n'uma tal exaltação da plebe? Pois se elle tinha a defender o paiz, porque não cuidou em tempo habil nos meios de realisar a defeza? Por conseguinte é innegavel, que no general houve muita indolencia, por não dizer ignorancia, e uma ou outra cousa que fosse em similhantes circumstancias, não admira que o povo a tivesse por um verdadeiro crime, em momentos de phrenetica exaltação pela sua independencia e amor da patria. Bem pelo contrario o barão d'Eben tratou logo do arranjo de munições, não obstante a grande confusão em que tudo por então se achava em Braga, de que lhe resultou um constante applauso do povo. Os francezes venceram, não podendo haver n'isto duvida; mas o seu triumpho mais honra do que deslustra a memoria do barão, que mostrou aquillo de que era capaz, se outras fossem as circumstancias em que se viu e os meios de que dispunha. Foi por isso que o povo poz n'elle muita mais confiança do que mostrou ter em Bernardim Freire; é esta a consequencia que da sua conducta tira quem obra bem, ainda quando se é mal succedido. Transigiria o barão d'Eben indevidamente com as loucas exigencias da plebe exaltada? Até certo ponto póde ser que assim fosse; mas casos ha em que não póde deixar de assim succeder, pelo maior mal que re---sulta do procedimento contrario, e todos sabem que escolher z o menor mal para evitar o maior, entre dois que estão immi- 🖷 🛋 inentes, è seguramente um bem. Fei isto o que fez o barãco d'Eben, e o que não soube fazer Bernardim Freire, de que mue resultou ser este condemnado e aquelle tornar-se alvo da es == == stima publica. Como quer que seja, o que o governo deviz 🖬 🗝 ia ter feito para cumprir o seu dever, depois das queixas que sur que contra este general fizera sir Arthur Wellesley em 1808, er= ra mette-lo em conselho de guerra, em vez de o empregar no 🖛 🛪 🤊 commando militar das provincias, que por então se achavan mais expostas aos ataques do inimigo, e de mais a mais onde os povos pela sua exaltação e estado de anarchia não podian 🖘 soffrer hesitações, reputadas decididamente por elles como

actos de traição, ou contemporisações com o inimigo, circumstancia com que tambem se dava a desaffeição em que ultimamente o mesmo Bernardim Freire tinha incorrido para com o bispo do Porto, que d'aquelles mesmos povos era por então o oraculo.

Epois evidente que, fanatisados aquelles povos como por então se achavam no mais alto grau contra os francezes, e aurdidos não menos pelas prédicas fradescas, e instigados ignalmente pelas intrigas dos que n'elles influiam, pintandohes como traidores á patria certos e determinados individuos, an quem aliás punhani a culpa dos francezes virem para este reino, e que davam como empenhados nos seus triumphos, forçosamente haviam de envolver no mesmo estygma todas sauctoridades que se lhes tornavam suspeitas, pela frouxidão da sua conducta no meio de taes e tão criticas circumstancias. Era na verdade um erro deploravel; mas era um erro que piotava bem a pureza dos seus sentimentos e o primor do seu grande patriotismo, que nada deixava a invejar ás gloriosas e memoraveis epochas de 1385, 1640, 1704 e 1762, em que ardentemente se pugnou pela independencia nacional. No seu coração puro e ardentemente portuguez, postoque sombrio e desconfiado, existiam os mais nobres sentimentos de lealdade Para com a sua patria e o seu soberano. Tendo visto a facilidade com que debaixo da dominação de Junot as classes supenores se tinham identificado com elle, e por vezes se constitoiram instrumentos doceis das suas prepotencias e tyrannias, com rasão os fazia temer a continuação de similhante prostituição, tornando-se-lhes ambigua a lealdade d'aquelles que pelos actos da sua vida publica se não mostravam activos e decididamente dedicados à defeza da patria. Era um fanatismo no seu genero; mas impossibilitada a multidão de discrimilar o verdadeiro do falso, arrojava-se phrenetica sobre quan-In infelizes a sua estupida cegueira lhe fazia parecer culpados de jacobinismo, de que resultava suppliciar sem differença no seq inflexivel tribunal de sangue amigos e inimigos 4. A his-

<sup>1</sup> Para bem se ver até que ponto chegava o furor da desconfiança do povo por aquelle tempo, a respeito dos reputados adherentes aos

toria antiga e moderna, seja de que nação for, ainda a mais civilisada, prova que o baixo povo em toda a parte é assim. Infelizmente não foi só Bernardim Freire a innocente victima barbaramente sacrificada no altar da patria pela anarchia de um povo fanatisado, porque quando esta furia infernal procura no auge da sua exaltação cegamente cevar-se em sangue humano, bebe-o sempre a torrentes. Por conseguinte, para lhe fartar os appetites, foram ainda no mesmo e nos subsequentes dias immolados desapiedadamente em Braga, Santo Thyrso e outras mais terras, o quartel mestre general de Bernardim Freire, Custodio Gomes Villas Boas; os officiaes d'estado

francezes, bastará dizer que até o proprio Jorge de Avillez, que tão activa parte tomou na revolta do paiz contra elles, e que apenas se installou em Portalegre no dia 17 de julho de 1808 uma junta provisoria, que n'aquella cidade dirigisse a marcha da revolução que n'ella tivera logar, cuidou logo em organisar, fardar e armar á sua custa um regimento de voluntarios, que depois se transformou no batalhão de caçadores n.º 1, esteve ainda assim para ser morto em Extremoz como espião dos mesmos francezes, segundo prova o seguinte documento.

Ē

(

**(**)

0

3

Antonio Gomes Henriques Gaio, juiz de fóra com predicamento de primeiro banco da villa de Extremoz, por sua alteza real, o principe regente nosso senhor, etc. Attesto que no dia 29 de julho do presente anno, e estando congregada a junta que se erigiu n'esta villa, foi presente Jorge de Avillez Juzarte de Sousa Tavares, da cidade de Portalegre, procurando noticias do inimigo commum, os francezes, dizendo trazer ordem da junta d'aquella cidade para conferir negocios do serviço de sua alteza real com o ill. e ex. e sr. Francisco de Paula Leite, tenente general, governador das armas da provincia, com quem passava a encontrar-se, e saíndo da junta, concorreu logo a elle uma grande parte do povo em tumulto. dizendo que devia ser examinado miudamente, poisque era espião dos francezes, e havia sido o causador de não ter marchado para esta praça o regimento de Castello de Vide, sendo mandado comparecer; apesar de querer justificar-se perante o mesmo povo, comtudo algumas pessoas insistiram que devia morrer logo como traidor, e continuaram no mesmo tumulto, e correria a sua vida todo o risco, se a mesma junta não pozesse da sua parte todos os meios de pacificação, e privativamente eu o não desviasse da presença do povo para um quarto interior, d'onde passadas horas saiu a salvamento, depois de se haver retirado o mesmo povo, o que tudo presenciei na qualidade de presidente da sobredita junta, e por me ser pedida, passei a presente, que assignei. Extremoz, 26 de novembro de 1808, -: Antonio Gomes Henriques Gaio.

maior, D. João Correia de Sá e Manuel Correia Sarmento, ben como Antonio Sarmento Pimentel, Pedro da Cunha Souto Maior, Antonio José de Macedo e Cunha, o corregedor de Maga, Bernardo José de Passos, e outros mais desgraçados. Alem d'isto quatorze pessoas notaveis eram na mesma exaño perseguidas, presas e insultadas pelo supposto crime de jacobinismo. Era este o resultado que se devia esperar de maioso decreto de 11 de dezembro de 1808, porque toda mesto foi obrigada a tomar armas. Foi esta e as outras mais proidencias dos governadores do reino as que metteram o pro entre dois fogos; de um lado via os francezes que o mesaçavam, e do outro via o governo de Lisboa, peior do que elles, vistoque, inhabil para reger o estado em tão melindos e impoliticos.

Do decreto de 11 de dezembro elle mesmo pareceu arrependido na sua proclamação de 4 de fevereiro seguinte, tão apta para acalmar a effervescencia popular, como o foi o tumultuario armamento, ordenado pelo referido decreto, para trustrar as invasões dos francezes. Mas as leis, quando absurde iniquas, trazem sempre comsigo o germen da sua quéda e instecução: por conseguinte aquelle decreto nunca se executou ma sua parte mais odiosa, as penalidades. E como se o citado decreto de 11 de dezembro ainda não bastasse para arratar o povo aos seus actos de anarchia, vieram de reforço a elle os tres famosos decretos de 20 de março de 1809, que Pela sua immoralidade e servilismo, a par da ignorancia que n'elles se descobre, merecem quantos epithetos ignominiosos encerra o vocabulario portuguez 4. Pelo primeiro d'elles se excitava o povo, já exaltado em demasia, fazendo-lhe ver que nos exercitos francezes vinham portuguezes degenerados atacar a sua patria 2, e que no reino outros havia, que com os

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o documento n.º 60-A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Não achámos em escriptor algum, quer nacional, quer estrangeiro, <sup>6</sup> mis pequeno indicio de que no exercito do marechal Soult viesse em 1800 um só portuguez, ligado a elle contra a sua patria, cousa que só teve loga em 1810, por occasião da invasão do marechal Massena. Pelo que

mesmos exercitos entretinham correspondencias, pondocom elles de acordo sobre a invasão do remo. Em conquencia pois d'isto mandou-se vigorar a disposição da ord nação, livro 5.º, titulo 6.º, e portanto que se não desse qui tel aos que em acção de guerra fossem apprehendidos co armas na mão entre os inimigos, podendo mata-los fora ( combate quem os encontrasse. Mais se ordenava que to os que contra o estado fossem achados com armas, immedia tamente se processassem, devendo o general do respectidistricto fazer executar logo a respectiva sentenca. Quanto mais pessoas, achadas em traição, ordenava-se que foss igualmente processadas e sentenciadas na commissão está lecida na casa da supplicação, por decreto de 7 de dezemb de 1808. Nos dois restantes decretos creava-se um insolisystema de infames delações. Por um d'elles todo o cidade era auctorisado a delatar as suspeitas que tivesse, e os faciverbaes ou reaes que soubesse de algum seu conterranco, s zendo a denuncia em segredo, por palayra ou por escripcom assignatura ou sem ella, e em todo o caso sem a miniresponsabilidade. Nos seguintes paragraphos, tão inintelliveis, quanto inconsequentes e absurdos, prohibia-se a todo pessoa arguir outra de traição e inconfidencia, mesmo 😋 versando entre amigos, prohibição extensiva, tanto aos pas culares, como a quaesquer auctoridades ecclesiasticas, ciou militares. Declaravam-se réus dos ditos crimes os que sim infamassem os outros, e ordenava-se que quem ouvi-

já se leu a pag. 69 do precedente volume, apenas consta que o março de Alorna fóra no mez de março de 1809 a l'aris, d'onde o manda para Hespanha, com o fim de se unir ao exercito de Soult, o que não em rasão do emprego que lhe deram no quartel general do rea I se naparte. Talvez que d'aqui viesse o presentimento que es governido do remo tiveram da vinda de portuguezes no referido exercito de resultou a promulgação do decreto de que acima se trata, agaricada mais a mais peta determinação que tomaram de mandarem pre idor dia 30 do citado mez de março de 1809 e recolher nos carceres da quisição os individuos que tiveram por suspeitos de macomiria, e o tales suspeitos igualmente de se corresponderem com os francezes da tumbem pá se leu a pag. 670 e seguintes do dito anterior volume

osinfamadores os denunciasse, para serem castigados com as pens decretadas contra os auctores dos libellos famosos, das assudas e resistencia á justiça, addicionando os juizes a estas persontras ad libitum, conforme as circumstancias. Finalmente pelo terceiro dos citados decretos os governadores roran-se humilissimamente diante dos inglezes e hespanhoes. lectrando delicto de inconfidencia todo o escripto, todo o acto m que algum portuguez por qualquer modo manchasse o ardito dos gabinetes inglez e hespanhol, assim como o dos wassallos; mandava-se ex-officio receber denuncias d'esses rines, devendo ser punidos como se fossem contra a real pessoa, ou contra a segurança publica. Nenhum governo se lanhou tanto, como o do antigo palacio do governo no Rocio de Lisboa, no baixo pelago da humilhação e da ignominia. mostrando-se terrivel sómente para com os seus compatriolas, e descomedidamente abjecto para com os estrangeiros!

Emquanto o governo assim procedia pela sua parte, cimentando cada vez mais com as suas imprudentes medidas a desunião dos seus governados, e tornando com ellas a multidão cada vez mais crente na existencia das correspondencias dos portuguezes com os francezes, estes progrediam nas suas marchas na direcção de Braga, atravessando seis leguas de montanhas por onde não passava artilheria, e onde em algumas partesera necessario levar os cavallos pela redea. Foi só depois d'esta marcha que em Braga se acreditou ser para ella o seu destino. O certo é que passada a ponte da Senhora do Porto no dia 17 de março, como já dissemos, os francezes foram tomar posição n'esse mesmo dia em frente de Carvalho d'Este<sup>1</sup>. Da parte dos nossos as providencias que se adoptaram são as que constam do resto do officio do barão d'Eben, já acima cilado, exprimindo-se sobre este ponto pelo seguinte modo: «O

l'Carvalho d'Este é uma aldeia duas leguas distante de Braga, assente lo pé de um rochedo collado a um monte, que então se achava occupado portuguezes, os quaes sómente ali tinham 995 homens de tropa de linha. Á direita das alturas que sáem de Braga para Carvalho d'Este lea a serra da Falperra, sobre a estrada de Guimarães, para diante da pel se acha o monte de Vallongo, que desce para o valle do Cávado, rio

general defunto tinha já dado ordem a todos os postos avançados que se retirassem para Braga. Eu communiquei instantaneamente ao official que commandava em Carvalho d'Este e aos commandantes da ponte do Porto e Falperra a minha resolução de defender os seus respectivos postos e dar-lhes todo o possivel soccorro. Como os sinos tocavam a rebate, o numero das ordenanças augmentava-se a todos os momentos. Havendo fugido o corregedor, eu nomeei dois sujeitos habeis para supprir o seu logar e lhes encarreguei particularmente o providenciarem sobre o mantimento para a multidão. Quando eu commandava em S. João de Campo, o general Bernardim mandou em meu auxilio 800 ordenanças; porém elles chegaram sem mantimentos e n'aquelle logar não se podiam obter. Eu lembrei isto ao general, e disse-lhe que o bem do serviço requeria que para o futuro cada homem estivesse provido de tres dias de mantimentos pelo menos; porém desattendeuse a minha exigencia, de que resultou achar eu a maior difficuldade em obter provimentos. Mandei que se me desse um · mappa do que tinha o arsenal: havia n'elle bastante polvora, mas não havia cartuchos de bala para as ordenanças, porque o calibre das suas armas é menor que o dos mosquetes. Deuse-me parte que o inimigo avançava pela ponte do Porto. Mandei um reforço, que o fez retirar. As tres horas descobriu o povo Custodio Gomes Villas Boas, do estado maior do defunto general, que se havia escondido em minha casa, e sem attender á sua situação lhe fizeram fogo, e depois o atacaram á espada e chuços, e o mataram igualmente. Ajuntaram-se mais de 6:000 pessoas, fazendo uma bulha e confusão tal, que se não podem descrever; mas sempre me trataram com respeito. O inimigo atacou o posto de Carvalho d'Este, e foi repellido no seu primeiro ataque. Os seus movimentos indi-

este que nasce na serra do Gerez, corre ao norte de Carvalho d'Este, e da cidade de Braga na distancia de uma legua, onde é atravessado pela ponte do Prado, e tendo antes d'esta banhado as fraldas do monte Adufe, vae lançar-se no mar por entre Fão e Espozende. Era nas alturas do citado monte Adufe e nas do de Vallongo que tambem se achavam postadas as tropas portuguezas.

cavan bem que elle esperava pouca resistencia; mas o povo estar com muito espirito e inclinado a fazer uma forte resistencia. Toda a força que eu agora commandava era de 12:000 a 14:000 homens, conservando eu sempre em Braga, centro in minhas operações, uma boa reserva. Mandei buscar a lepio a Salamonde, e chegou ás onze horas da noite parte della, com duas companhias do regimento de Vianna, que tita duas peças. A gente vinha extremamente cansada e sem canar; mas em consequencia dos esforços do novo corregedor, se lhes suppriu pão e vinho ao amanhecer. Eu assestei das peças da legião no caminho que vae para a ponte do la legião per esta de legião. Dividi a legião pelos differentes petos, por maneira tal, que mostrasse ao inimigo que eu tima tropas regulares.

«No dia 18 atacou novamente o inimigo Carvalho d'Este; mas soffreu outra vez grande perda e se retirou. No decurso da manha chegou o resto da legião com 150 homens do regimento de Vianna, trazendo comsigo duas peças de 3. Chetambem mais 6:000 ordenanças. Percebendo que o inimigo me queria voltear pelo flanco esquerdo, reforcei este lado, e n'essa noite todos os meus postos avançados foram alacados. Havia a maior difficuldade em ter balas para as ordenanças; mas achando um molde para as fazer no arsenal, liron-se o chumbo das igrejas, e n'aquella mesma noite se fundiram muitas balas. Os francezes me mandaram um trombela intimar que me rendesse; porém desapparecendo o offique o acompanhava, o conservei prisioneiro, e ordenei meus postos avançados que não admittissem parlamentanos. D'este e de outros prisioneiros mais soube que o ininigo empenhara 8:000 homens no ataque, inclusos quatro regimentos de cavallaria e quatro peças de artilheria de cavallo, e esperavam mais reforços. Na manhã de 19 foram os nens postos avançados de novo atacados, e ás quatro horas da tarde appareceu o inimigo com mais força do que nunca, Principalmente junto a Carvalho d'Este. Forçaram o posto da Pedralva e ahi perdi eu duas peças de 3. A noite me habilitou a enganar o mimigo, mandando 50 homens da legião 30 do regimento de Vianna, que se estenderam em uma lighmovendo-se por cima de outeiros, o que mostrava ao nomigrande frente, e assim o contive durante toda a noite. Aos 🖫 pela manhā os postos tiveram rebate, avançando o inimi rapidamente em tres columnas, uma na direcção de Guin rães e serra da Falperra, outra, que era a mais forte, na 🖣 Carvalho d'Este (centro da linha portugueza), e a terceira da ponte do Porto, ou monte Adufe, esquerda da nossa de linha. Fez-se geral o ataque, e às dez horas estava tudo di baratado. A maior parte das *ordenanças* entraram em co bate só com tres cargas para as espingardas, e parte da 🛍 lheria não tinha mais do que isto 4. Os fugitivos entraram 1 cidade, seguidos de perto pela cavallaria inimiga, e cu pert n'um estandarte, o que também fizeram os meus ajudar. Linston e Mendes. Tentámos tornar a forma-los para dela der a cidade; mas tudo foi em vão, porque o povo, vendo 💨 perto a cavallaria mimiga, perdeu a confiança, e a todas minhas persuasões para que parasse, respondia não tem munições, não ha munições. O meu estado maior e en mos perseguidos tão de perto por 60 hussards, que aperpodémos salvar tres bandeiras com a caixa militar, tendo cosigo 20 dragões. N'estes termos mander dar fogo a quinze bi ris de polvora que não podia salvar, e sinto dizer que 8 📗

Transcrevemos do Correio braziliense este interessante officio, que a singeleza e verdade da sua narração pintam bem o caracter h coso do povo portuguez, que em numero igual ao do exercito de so mas em que só 5.000 homens havia com espingardas, tendo só tres tas de cartuchos, pode esta massa informe, sem disciplina, nem mações, demorar por tres dias o inimigo, que a este encontro chanon libra de Lanhoso! O estado da nossa artifierra em Braga era o que con da inclusa parte, dada á noite de 49 de março de 4808. « y artificacha-se no segunate estado, falta bala e metralha para as peças de As de 6 não têem senão polvora, as de 3 tem muito pouca lah e tralha. Não ha espoletas, nem velas de mixto, nem pedermeiros. Ha tante polvora, mas não ha cartuchos de clavina, nem de pistola, que os que servem nas espingardas das ordenancus. (Assignado.) — Ibrogo numa de Ruxlebon, segundo tenente de artilheria.»

ness da valente legião pereceram na execução d'este serviço. Quando os francezes entraram na cidade os habitantes deram a morte aos presos, que eu desejava salvar e mandar para o Parto: tambem foram mortos o corregedor e outro homem de consequencia. Intentei primeiro defender nas ruas a entada da cidade, mas não havendo para onde o povo se retime, vi que sacrificava a minha honra demasiado, tentando detader uma cidade, que só resistiria por mais um dia. Toda afrça que eu commandava é a seguinte: regulares, 120 gramberos do regimento de Vianna, 150 da guarnição de Salamede, 1:000 das milicias de Braga, 700 da legião e 25 drafes: total, 1:995. Irregulares, 5:000 mal armadas com apingardas, 11:000 com piques, e outros só com paus, famedo assim um total de 23:000 homens 4.»

Tal é a singela descripção de um combate, que honrado com o nome de batalha nas Campanhas do marechal Soult na Galliza e Portugal, vem n'esta obra descripto com todo o apparato proprio de um tal nome, confessando os francezes a perda de 4 homens mortos e 160 feridos! A nossa foi calcalada em 1:200, e provavelmente não foi inferior a isto, entre mortos e feridos. Segundo a descripção dos francezes, os fugitivos retiraram-se das alturas que occupavam em tres differentes direcções, Guimarães, Porto e Ponte de Lima, destacando o marechal Soult forças n'estas mesmas tres direcções para 08 observar. «Depois de ter passado o ribeiro (diz o auctor das citadas Campanhas), que do lado de Chaves forma a se-· Paração dos dois reinos (Galliza e Portugal), notámos uma sensivel differença, de vantagem para Portugal. N'este paiz véem-se casas de campo isoladas: nas choupanas acha-se faiance ingleza, chicarasd e porcelana do Japão e chá verde. 🌬 casas dos particulares abastados um grande luxo de porcelanas, moveis de acaju, de ebano e das mais bellas madei-

l'ima poderosa causa da dispersão dos nossos foi o rebentar por uma peça de 12, occasionando a morte de muita gente, e a promispersão dos que ficaram com vida: com isto deu-se mais a circumicia da extrema falta de munições, tanto para as ordenanças, como
para artilheria.

ras do Brazil, sobretudo, cousa que raras vezes vimos enfe os hespanhoes, bibliothecas compostas das melhores obrifrancezas. Nos combates notou-se uma coragem pessoal 💣 traordinaria, que nos fez lembrar o caracter altivo e valoro. d'estes portuguezes, que debaixo do mando dos Gamas, 🄊 buquerques, Castros, Athaides e Sousas, chegaram a subme ter as grandes Indias, pelos rasgos de heroismo, que rivalisi com os mais celebres que a historia antiga nos tem conse vado». Continuando, diz mais o referido auctor: «Antes la nossa victoria de Lanhoso, Braga apresentava-se á nossa inginação abastecida de tudo quanto se precisava para o exe cito. Mas qual não foi a nossa dolorosa surpreza quando, 🕻 trando n'ella, a achámos deserta† Vinte mil pessoas tinh abandonado em tres dias uma cidade, que parecia encertodas as commodidades da vida! Que odio contra a domição estrangeira : E que funesto presagio para o desfecho d'a nossa expedição!»

Soult, tendo assim rompido a nossa linha em Carvalho d' te, e apossando-se de Braga, ou podía marchar sobre o Pot ou recuperar as suas communicações com Tuy, que a essete po se achava ainda sitiada por insurgentes gallegos e portugizes, capitaneados uns e outros por Antonio José Vianna e Je Baptista de Almeida, dois officiaes nossos, que muito se d tinguiram no Minho e na Galliza. Mas elle Soult dava pequa importancia á guerra de guerrilhas, as quaes, derramadas p montes e valles, nada mais faziam que capturar os estropi dos e desgarrados; mas ai dos que lhes caiam nas mãos, pe que o martyrio era para estes desgraçados infallivel. As ba d'este inimigo, as mais das vezes agachado atras de um f nedo, ou encoberto pelos paus dos pinheiros, ou de oute quaesquer arvores, e portanto invisivel, tambem não era r penetrarem até ao centro dos batalhões cerrados, o que toa via não era para os invasores o peior mal d'estes inimig Combatendo por esta fórma irregular, era frequente tomar os comboios aos invasores, subtrahirem-lhes os viveres. tarem-lhes as communicações, e apanharem-lhes as correspi dencias, inconvenientes todos elles bem graves e muito per

cara, e ja porque o Porto, segundo era informaava regularmente defendido, tendo uma guarnição n homens de todas as armas, capitaneada por varios glezes. Deixando portanto em Braga a divisão do gedelet, para lhe defender a retaguarda contra as ino general portuguez, José Antonio Botelho de Sousa ellos, que commandava as forças da divisão da raia, Fos Lima e Minho, dividiu o seu exercito em tres 🐧 a primeira marchou pela estrada de Guimarães a com ordem de forçar a passagem do Ave de cima e a campo do lado de Pombeiro; a segunda, commanproprio Soult em pessoa, marchou logo direita á Trofa; e a terceira, deixando Barcellos, para onde linha sido mandada, tomou a estrada da ponte do sagem d'este rio foi fortemente disputada pelos 😹, sendo a columna da esquerda obrigada a batermente em Guimarães, Pombeiro, Negrellos, e soreste ultimo ponto, onde lhe morreu o bravo genecuja falta muito sentida foi pela totalidade do mimigo. A marcha da columna do centro foi inter-🖿 Barca da Trofa, por se ter n'ella cortado a ponte Soult, vendo o grande cumulo das nossas forças a passagem em S. Justo, ganhando a margem opde então facil lhe foi á columna da direita fazer o cando assim vencida a passagem do Ave em todos partanto aberto intalcamente o caminho em di-

Para a dita cidade do Porto tinha affluido uma grande parte da população do Minho, julgando-a intomavel pelo inimigo. Este grande cumulo de individuos, a ella estranhos, tinha n'ella augmentado ainda mais a sua confusão e desordem, nada havendo que obrigasse o povo á obediencia das auctoridades, não respirando mais do que sangue e assassinios, no que pensava com mais calor do que na defeza da cidade. Ninguem, a não ser o bispo, D. Antonio José de Castro, se podia oppor com bom exitó á desordem de uma populaça anarchica, que só n'elle depositava a sua inteira confiança, porque tambem só n'elle achava apoio para tudo quanto queria praticar. Mas o bispo não estava disposto a usar da sua influencia para lhe cohibir os excessos, talvez que pelo receio de lhe desmerecer o conceito, não querendo distinguir, provavelmente por má fé, os rasgos de patriotismo do que só eram actos de manifesta anarchia. O seu delegado e amigo intimo, Raymundo José Pinheiro, outro dos caudilhos da plebe, fomentava com todos os mais do seu bando toda a ordem de intrigas, arrastado a tão baixo e indecente papel por miseraveis vinganças pessoaes. A noticia da derrota de Braga, quando chegou ao Porto no dia 22 de março, causara o maior alvoroço em to- — dos os seus moradores. Enfurecida a plebe por similhante

dos nós desconhecida, por occasião da passagem do Ave pelos francezes, ====8, dizendo-nos que, querendo os portuguezes vingar-se das victorias do 🖚 🖚 seus inimigos, estrangularam um dos seus generaes, o brigadeiro Vallonyo! Quem fosse similhante brigadeiro é cousa que se não sabe no paiz mas mr. Thiers lá o foi descobrir nos archivos do ministerio da guerra en París, que nos diz ter consultado. Já dissemos, ao descrever a posição de-Carvalho d'Este, onde houve o conflicto das ordenanças portuguezas, de 🕶 commando do barão d'Eben, com o exercito francez, que adiante da serrada Falperra se acha o monte de Vallongo. Foi este o que mr. Thiers houv por bem promover a brigadeiro, para depois o dar por estrangulado tumultuariamente pelo povo junto ao rio Ave! Eis-aqui o profundo exam que presidiu à obra de mr. Thiers! Faz rir a leveza com que elle assin escreve a historia. Se pois o mesmo mr. Thiers narrar com igual verdades o que se passou nos outros paizes, póde bem ufanar-se de ter escripto um romance, por não dizer disparates, em vez de historia. E todavia deu brado com a sua obra! Até n'isto se vê o que é o mundo, e a justiça com que de ordinario louva ou vitupera as cousas e os homens!

casa, dirigiu-se á prisão em que estava o infeliz brigadeiro Lui de Oliveira e mais quatorze pessoas de diversas jerardis, e arrancando-as para fóra d'ella, a todas cruelmente mission, arrastando depois pelas ruas os cadaveres dos asmindos, como prova do seu feroz triumpho 1. No sitio chamodo a porta do Olival, que hoje tem o nome de largo dos Interes da Patria, a mesma plebe se formou n'uma especie tribunal, onde se designavam as victimas que de prompto \* im buscar, e nas ruas se assassinavam, ainda antes de degrem a tão infernal congresso. O bispo via tudo isto immivelmente, reputando as victimas sacrificadas como outes tantos inimigos, que de menos tinha para a continuação ta sua omnipotencia. Da grande elevação a que subira por bindignos meios ninguem havia no reino capaz de o derru-**La.** A tomada de Chaves e a derrota de Braga foram as duas cousas que se lhe figuraram como annuncios da sua proxima retirada do Porto, á qual até então não o tinham podido resolver, nem os rogos do governo britannico, nem os do ministro portuguez em Londres, e nem finalmente 08 dos seus proprios collegas, os governadores do reino. O que portanto não tinham d'elle conseguido similhantes rogos, o marechal Soult se achava proximo a consegui-lo, por

<sup>1</sup> Por esta occasião diremos aqui novamente que mr. Thiers, contando populaça do Porto dominava inteiramente a cidade, antes de n'ella trado Soult, continua as suas phantasias, acrescentando que a mespopulaça tinha lançado nas prisões e martyrisado á sua vontade as francezas, cujas casas tinha roubado. Se mr. Thiers toma por francezas os individuos presos por suspeitos de jacobinos, ou dição aos francezes, como parece entender-se, individuos que a popu-🐆 matou, indo arranca-los ás ditas cadeias, engana-se seguramente, Propoe esses presos eram todos portuguezes, podendo mr. Thiers estar ento de que quando a nossa populaça encontrava por aquelle tempo alfrancez fóra de Lisboa, não usava com elle a ceremonia de o levar Pineiro ás cadeias para depois lhe dar passagem para a outra vida, por-🗫 📬 caridade era-lhe feita logo, pelo exemplo que para isto lhe dera • basso general Loison e outros collegas seus. Isto era por certo um mal; a illustração franceza, ou os francezes illustrados d'aquelle tempo, os que entre nos vieram estabelecer esta pratica.

L

meio das bayonetas do seu exercito, logoque penetrasse no Porto.

Apesar da reputação militar de Soult e da fama que por si tinham os exercitos francezes, o bispo do Porto julgava cousa difficil a tomada d'aquella cidade, à vista do estado respeitavel em que se achava, segundo a sua opinião, tendo uma guarnição de 24:000 homens, a maior parte dos quaes eram tropa irregular, com a qual, racionalmente fallando, se não podia contar em occasião de perigo. N'aquelle numero entravam unicamente 4:366 homens de tropa de linha, contando os que o brigadeiro Victoria para ali levára comsigo, o qual, tendo sido pelo marechal Beresford encarregado de ir auxiliar Silveira, fôra por Bernardim Freire de Andrade mandado para a ponte de Amarante, e d'aqui para o Porto, depois que teve logar a perda de Chaves e a marcha dos francezes para Carvalho d'Este. Alem da citada força numerica, o mesmo bispo do Porto tinha muita confiança nos intrincheiramentos **4**3 da cidade, que desde o castello do Queijo, situado na parte oeste d'ella, junto ao mar, lhe corriam em circuito até à quinta E do Freixo, na sua parte de leste, junto ao Douro, sendo de **S** legua e meia a distancia entre um e outro ponto. Em toda esta extensão levantaram-se 35 baterias sem parapeitos, em que se assestaram 200 peças de artilheria de calibre 12 e 3, \_\_ 3, e alguns obuzes de 18 e de 9 pollegadas. Sendo esta a forti---- ificação e a defeza do Porto, julgava-se poder ella resistir a 30:000 francezes, uma vez que entre os defensores houves----se 15:000 homens decididos de tropa de linha, tendo-se para se conseguir esta força, feito para Lisboa as precisas requisições aos governadores do reino, por intermedio do res pectivo bispo, da camara municipal da cidade, e até mesmo do seu juiz do povo. A similhantes requisições respondeu-seque se havia pedido ao marechal Beresford, que mandasse em auxilio do Porto o tenente general Antonio José de Miranda Henriques, alguma tropa ingleza da que de fresco tinha chegado ao Tejo, e a força que se achava na Guarda, debaixo das ordens do general Manuel Pinto Bacellar. Todavia nenhuma d'estas cousas se realisou, não apparecendo no Porto, nem

mis m só homem de reforço á guarnição acima mencionada! Sabido é que ao tempo em que Bernardim Freire dava m Braga as suas ordens para que as tropas marchassem faquella para a cidade do Porto, foi lá assassinado, ficando bio o seu exercito em anarchia, victima da maior confusão • desordem. Um official que do Porto se mandou com ordens meral Silveira, tambem foi assassinado em Vallongo<sup>2</sup>, de meira que os unicos soccorros de tropa de linha que a dita cide do Porto recebeu de novo em tão melindrosa crise ima os já citados 900 homens dos dois batalhões de 6 e 18 infanteria, que o brigadeiro Victoria lhe levou de Amamie, como já notámos. Havia ali mais um batalhão do remento n.º 21, commandado pelo tenente coronel José Joamin Champalimaud, e alem d'elle o segundo batalhão da legião lusitana, commandado pelo barão d'Eben. Estas firças, reunidas ás que primitivamente havia na cidade, pertencentes aos dois regimentos da sua guarnição, chegavam

<sup>1</sup> Dissemos que esta guarnição era de 24:000 homens, porque assim • diz, alem da Gazeta de Lisboa, a ordem do dia do marechal Beresford, 📤 2 de abril de 1809. As rasões por que os governadores do reino não maderan tropas para o Porto foram: 1.º, o achar-se o sul do reino mação de uma invasão pelo exercito do marechal Victor, invasão que permittia, nem a Beresford, nem a sir John Cradock, deixar a descalcato a capital do reino e as provincias adjacentes, cousa de muito mior importancia que a defeza do Porto; 2.º, serem as tropas destinadas de de la light de igo, ou pelo menos para o deterem por muito tempo, se a união, a Mordinação e a docilidade dos defensores da referida cidade não fossem wartidas pelas qualidades oppostas que n'elles predominavam; 3.º, fide porque não estava na esphera da possibilidade humana precae acautelar os acontecimentos que retardaram a marcha das tropas que acima se faz menção. Taes são as rasões que se acham expostas publico n'um opusculo d'aquelle tempo, intitulado Exame dos artigos listericos, etc., que se contém na collecção periodica, intitulada Correio resiliense, quarto volume.

Talvez seja este o brigadeiro Vallongo de que nos falla mr. Thiers, uno já notámos; em tal caso, senão promoveu a brigadeiro o monte de fallongo, que está perto de Braga, promoveu a povoação ou o monte lum mesmo nome, que está perto do Porto, o que não destróe o distrate do que sobre isto nos diz.

apenas aos já citados 4:366 homens de tropa de linha, podendo calcular-se em 2:000 para 3:000 o numero das milicias, a alguns dos quaes faltavam armas, sendo todos estatão praticos no manejo d'ellas, como as cinco brigadas de ordenanças que ali havia e que podiam subir a 15:000 ou 17:00 homens, dos quaes sómente 7:000 tinham armas, e estas memas de differentes qualidades, estando os mais d'elles arm dos de piques e roçadouras, que nenhum serviço fizeram nem podiam fazer contra as armas de fogo da tropa inimiga. Acresce mais que parte d'esta gente não estava na cidad por se haver empregado uma porção d'ella em defender linha da outra parte do Douro, a qual tinha uma meia legio de extensão 4.

No dia 19 de março tomou toda esta gente os seus respe ctivos postos na linha de defeza, onde se abarracou debaix do commando dos chefes que se lhe deram, e a quem n principio se mostrou obediente, tornando-se digna de admiração a disciplina que nos primeiros dias n'ella pareceu be ver. Os francezes tinham pela sua parte emissarios, que 🛍 tutamente espalhavam a zizania, para que os commandade desconfiassem dos commandantes e o povo das auctoridade tramas estas a que se deveram em parte os desgraçados aco tecimentos de Braga e os da cidade do Porto. Desde entieste grave elemento de desordem transtornou toda aque apparencia de subordinação, mal que incessantemente ia cres cendo, á proporção que o inimigo se approximava, e por me do tal, que tres brigadeiros que havia na cidade, e que antedo ataque de Soult tanto tinham trabalhado para a sua del za, expondo-se a todos os perigos, por muitas vezes estiveraa ponto de serem assassinados. Ao brigadeiro Antonio de 🕒 ma Barreto tinha-se dado no dia 26 de março o commando 🖣 lado esquerdo da linha, ao brigadeiro Caetano Jose Vaz Par reiras o do centro d'ella, e ao brigadeiro Antonio Marcellida Victoria o do seu lado direito, os quaes todos receberan-

<sup>1</sup> E o que se le n'uma carta do Porto, transcripta a pag. 512 e 51 do Correso braziliense, volume do primeiro semestre de 1809.

orders do bispo da diocese, D. Antonio José de Castro, arvorado por este modo em generalissimo d'esta famosa defe-2. Ao barão d'Eben tinha sido proposto o commando das merias da esquerda da linha, commando de que elle se não qui encarregar, limitando-se sómente ao do seu batalhão da karo, com quatro peças de artilheria ligeira, que haviam de avir como corpo movel. O dito bispo conveiu n'este plano; mogeneral Parreiras nunca o executou. No dia 27 apparem pela primeira vez o inimigo, abarracado uma legua distate das baterias da cidade, nos campos de S. Mamede da **Mesta.** A sua guarda avançada adiantou-se pelas duas horas à tarde, vindo até à distancia de um quarto de legua das récidas baterias, na força de 150 homens. Saíu a rechaça-la ma companhia de caçadores dos voluntarios da cidade, com na soldados da legião, os quaes, com os resolutos paizamos que se offereceram para este serviço, montavam ao mesmo numero dos inimigos, que n'este pequeno ataque soffreram alguma perda. O fogo continuou durante a noite de 27, repetindo-se em varios pontos na manhã de 28, e particularmente com mais vigor no sitio da Prelada e do Monte Pedral, para a esquerda da linha. O bispo fixára-se na bateria de S. Francisco, d'onde com as suas bençãos animava o povo, achando-se ali igualmente com elle o barão d'Eben, e alguns officiaes inglezes.

O logo do primeiro dia, aindaque foi frouxo, fez logo reconhecer o grande inconveniente de se terem construido as
baterias sem parapeitos, de que resultou perderem os artiheiros a confiança que n'ellas tinham posto, desde que viram
degar os atiradores tão perto, que os feriam pelas pernas.
Alem d'isto muitas casas e arvores se tinham deixado ficar
m pé na distancia de 3:000 varas da linha, sendo a consequencia d'isto servirem de abrigo aos francezes, que muito a
ten salvo d'ellas faziam um mortifero e bem dirigido fogo
tentra as baterias. O marechal Soult, vendo a fraqueza da
hetificação e a má qualidade da gente que a guarnecia, como

<sup>1</sup> Citada carta do Correio braziliense.

era naturalmente humano, e desejava poupar a cidade aos horrores de que seria victima, a continuar no intento de resistir, mandou a ella um emissario para a induzir a capitular. Este homem teria a mesma sorte que em Braga tiveram os prisioneiros, encarregados de uma igual missão, se não tivesse o ardil de dizer que vinha incumbido por Soult de propor a entrega do exercito francez debaixo de favoraveis condições, porque temia ser vencido, quando tentasse um ataque contra a cidade, tão fortemente defendida como se achava: foi este ardil o que seguramente lhe salvou a vida. O bispo ouviu as propostas e entabolou com Soult uma negociação que durou até à tarde, o que todavia não impediu que o fogo das baterias se tornasse incessante por todo o dia 28. Alem do citado parlamentario, o marechal Soult ainda mandou um outro mais auctorisado, pela representação da sua pessoa e credito que tinha o seu nome: tal era o general Foy, que pelo lado esquerdo da linha entrou no Porto, acompanhado por um seu ajudante de ordens; este foi logo morto pelo furor da populaça, por considerar um e outro como prisioneiros de guerra conducta que mesmo n'este caso não podia ter desculpa, por ser contraria ao direito das gentes, e condemnada altament pela humanidade. Foy foi tumultuariamente conduzido à pre-por se suppor que era Loison; mas elle, para a desenganar ergueu as mãos, e assim evitou a morte, que lhe estava imminente. A intimação que Foy trazia da parte do mareche era escripta na fórma do costume, e portanto cheia de off recimentos e de ameaças, e a ella se deu igualmente um resposta negativa, sendo necessario que o mesmo Foy e trasse n'uma prisão antes de sair do Porto, por causa de sair do Porto, porto de sair do Porto, porto de sair do Porto, porto de sair do Porto de sair do Porto, porto de sair do P furores do povo.

Ainda bem se não tinha elle recolhido ao seu campo, e já inimigo recomeçava o seu fogo, que continuou até ás onze horas da noite em toda a extensão da linha, atacando sempre em atiradores, e nunca em columna cerrada. Já pelas quatro horas da tarde do citado dia 28 tinha estado em grande perigo a bateria de Santo Antonio, collocada sobre a estrada de

Braga; mas sendo soccorrida a tempo por uma força da brigada de Gonçalo Christovão, pôde evitar-se que caisse desde los mas mãos dos francezes. Não obstante isto o ataque foi per estes renovado com bastante calor, depois das onze horas divite, assestando para este fim a sua artilheria de 12 e 3 m sitios que mais vantajosos lhes pareceram. Protegidos più logo d'esta arma, poderam elles fazer um activo fogo de mieria, que continuou assim até ás oito horas da manhã sepinte, 29 de março, não obstante a chuva e o mau tempo pe fazia. Foi por esta fórma que os francezes ganharam dumte a noite a bateria da Prelada, assenhoreando-se também pias seis horas da manha das de Santo Antonio, S. Francis-Monte Pedral, e ultimamente da da Agua-Ardente. Durate esta fatal noite o bispo generalissimo houve por bem mirar-se para a Serra do Pilar, levando comsigo a caixa miitar, vistoque mais apto se achava ali para a fuga, em caso de necessidade. A antiga ponte de barcos, que do lado do Porto ia na Ribeira terminar perto da rua de S. João, e que então era a unica communicação permanente que havia entre a cidade e Villa Nova de Gaia, achava-se defendida por cincoesta peças de artilheria, collocadas na Serra do Pilar, posição eminente, que não só domina o Porto, mas igualmente a baixa de Villa Nova. O bispo porém não se retirára para ali pas vistas de se fazer forte; o seu sim era evidentemente a no caso do triumpho dos francezes, como effectivamente praticou. Tão funesto triumpho não podia ser duvidoso, desde que os francezes se viram na manhã de 29 de março senhores **toda a esquerda da l**inha defensiva, da qual o general Melre e apoderára pela fórma já descripta. Ao general Mermet fóra confiado o ataque do centro, sendo do seu dever operar sobre elle, depois de conseguidas as vantagens dos ataques dos ancos.

Aos generaes Delaborde e Franceschi confiou-se o ataque da direita da linha, onde poderam tomar a bateria de 8. Barnabé: desde então a cavallaria franceza entrou a dois le fundo, correndo pelas ruas da cidade, e atacando pela relegiarda as baterias ainda não tomadas. As ordenanças desampararam immediatamente o seu posto, fugindo com precipitação para a ponte, onde a confusão e as desgraças se comecaram desde logo a fazer sentir. O brigadeiro Victoria ainda destacon para o exterior da linha a gente que tinha da legião lusitana e duas partidas mais de tropa de linha, tendo cada uma a força de 50 homens. Collocado na extrema direita dos postos defensivos, ou no Senhor do Bomfim, este mesmo brigadeiro com o seu immediato, o bravo tenente coronel Champalimaud, e o ajudante da praça de Valença, Antonio de Azevedo, animaram quanto poderam o povo que ali se achava. O fogo das duas baterias, que havia na direita do Senhor do Bomfim, fez com que o inimigo não podesse passar á rua d'este nome, nem podesse tambem realisar o ataque às baterias de Campanhã. Foi por este modo que o brigadeiro Victoria, que sustentava a linha desde aquelle até este ponto, protegeu a retirada de mais de 6:000 pessoas, que por aquelle lado saíram da cidade. Querendo-o obrigar a retirar-se, fex inteiramente o contrario, porque pondo-se a coberto de um. muro no outeiro do Senhor do Bomfim, fez continuar o fogodas suas baterias, cujos artitheiros e mais pessoas da sua guar nição mereceram todo o elogio pela sua briosa conducta, distinguindo-se novamente por esta occasião o citado tenentes coronel Champalimaud e ajudante Azevedo. Se no lado esquerdo da linha o brigadeiro Antonio de Lima Barreto se tivesse conduzido por maneira igual à do brigadeiro Victoria a entrada dos francezes no Porto havia de lhes custar urm pouco mais cara, e a jactancia do marechal Soult não subiri a tão alto como se viu; mas Lima Barreto desammou logo. aos primeiros ataques do inimigo, e quando na manhã de 💵 viu tomadas algumas das suas baterias, for elle o proprio que gritou aos seus: Senhores, encravem as pecas e retirem-seque estamos perdidos. A resposta que os seus subordinados deram a estas vozes de tamanho desalento e cobardia foi metterem-lhe de prompto duas balas no corpo, com que desde logo o prostraram morto por terra. O brigadeiro Cactano José Vaz Parreiras não se portou melhor, pondo-se tambem em fuga, sabendo-se depois que pelas sete horas da manha de

29 tinha já passado a ponte e se fora apresentar na Serra do Pilar ao bispo generalissimo, como digno imitador do seu general mitrado, empunhando o báculo em logar da espada, e deitando bençãos aos seus soldados, para d'elles fugir e abandona-los no campo, ainda antes do perigo.

Entre as sete e as oito horas da manhã do citado dia 29 a retirada era geral em toda a extensão da linha, e os fugitivos, recibendo-se á cidade, eram perseguidos de perto pelos facezes, que desapiedadamente os matavam, vindo corrende sobre elles pelo sitio da Senhora da Lapa. Muitos houve de nossos que fugiram para o lado da Foz; mas outros, sendestes talvez os de maior numero, dirigiram-se para a Ribeira, onde alguns d'elles, cheios de terror, se deitaram logo 20 Douro para o atravessarem a nado; outros o conseguiram passar mettidos nos pequenos barcos que a sua boa fortuna hes deparou, ao passo que o geral d'elles se dirigiu para a antiga ponte de barcos, que em breve se atulhou de uma immensa multidão, onde parte d'ella se estorvava e empura outra, esmagando-se reciprocamente, pelo extraordipario aperto em que se collocaram uns individuos contra os outros, velhos, creanças e mulheres. Immenso paizanismo de lodas as idades, classes e profissões, quasi tudo a pé; militæres em fuga, e tambem mulheres de todas as jerarchias e idades, assim como de todos os estados, tudo absolutamente se achava ali accumulado, ignorando que os primeiros que tinham passado a ponte lhes haviam levantado os alça-Pões, cuidando que por este modo embaraçariam aos france-28 o passarem-se para Villa Nova, onde tinham a louca es-Perança de se fazerem fortes, elles que já se não tinham Podido defender nas linhas e fortificações do Porto. Os vencedores, ganhando sem difficuldade as barricadas e cortadudas ruas, e vindo sempre correndo sobre os fugitivos, d'elles chegaram até à Ribeira, onde o espectaculo se bes apresentou terrivel. As ondas do povo, que successiva-Pente ali se tinham amontoado, vendo a demora dos que se wam na frente, e ignorando o fatal precipicio que os es-Para a todos para os abysmar, forcejavam por lhes accelerar a fuga, impellindo-os com a sua maxima força para diamid'onde resultava irem sendo inevitavelmente precipitados rio Douro todos os que a seu turno iam chegando ao tremen alçapão, por lhes ser impossível resistir ao impulso que trás lhes vinha, como resultado de muitas forças parciaes dinadas áquelle fim. Por este modo camadas e camadas de felizes assim se foram sepultando nas aguas d'aquelle rio como se isto ainda não bastasse, dizem que a gradaria later dos barcos da ponte, que toda era de madeira, arromban se, ou quebrando-se em partes, abrira outros novos abysmo que tambem lateralmente vomitaram innumera gente ás aguado rio.

A precedente causa de tantas mortes e desgraças acresi mais que apenas os das baterias do lado de Villa Nova viram francezes correndo pela descida da rua de S. João para a pre e cues da Ribeira, começaram logo a lhes lançar um sem 🗈 mero de balas e tiros de metralha, que pela maior parte se 🛍 empregar nos infelizes fugitivos, que debalde pediam missi cordia, pedido que ninguem ouvia, nem attendia, pelo apri do momento em que todos se achavam, causando dó aos m duros e impedernidos corações ver tão triste e lamentavel 🐗 dro! Uma outra calamidade sobreveiu ainda ás que já havi a nossa pouca cavallaria, que a toda a brida fugia do comba tambem se dirigiu para a ponte, e com a maior desbumanda se lançou sobre a multidão para abrir caminho, deixando 🛍 de si no seu transito muitos desgraçados envoltos em sang tanto por causa do atropellamento dos pés dos cavallos, 🗯 mo dos golpes das espadas, brandidas pelos respectivos 📬 valleiros. Allirmam alguns que a mortandade fóra tal, que cadaveres das pessoas, caidas ao rio por todas estas caus chegaram a fazer por si mesmo uma nova ponte. Cremos 🖚 a não ser por estimativa, nunca ninguem soube o numero 🎳 que perderam a vida em tão calamitosa catastrophe, nu**m**ê que uns fazem subir a 4.000 e até mesmo a 8:000, e outr não duvidam elevar a 20:000 individuos!. Tão medoaho

Segundo o que se le na Descripção topographica e historica de Nova de Gaia, e na nota de pag. 59 da edição de 1861, o numero en la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata

affictivo foi este espectaculo, que os proprios francezes que ali im chegando e o presencearam, esquecendo-se da resistencia que tinham encontrado, cuidadosamente buscaram valer aos que ainda podiam ser salvos, e lançando para este fim prachas aos vacuos da ponte, sobre ellas passaram para o outo lado, d'onde apressados correram sobre as baterias das de Villa Nova, e d'ellas desalojaram os nossos, fazenbasim acabar o fogo que contra a cidade do Porto estavam 🛎 🛎 sustentando. Para cumulo de todas estas desgraças a cide foi posta a saque, por castigo da sua resistencia, como m casos taes se costuma praticar, saque que começou pelas boras do dia, levando os vencedores a todas as casas de bitação, a par do terror que infundiam, o roubo, a violação es morte, excitados de mais a mais para isto por encontram, segundo alguns dizem, varios prisioneiros francezes sem ohos, com linguas cortadas, e os membros truncados ou rasgados. Desde então tudo quanto lhes caíu debaixo da mão foi desapiedadamente morto. O marechal Soult, justo é confessa-lo, por honra da sua memoria, fez quanto pôde para pôr termo a tão barbara carnificina, que só por fim acabou, quando o cansaço e o horror de tanto sangue derramado trouxeram após de si as idéas de moderação e humanidade. A perda dos portaguezes foi computada de 9:000 a 10:000 homens, postoque Soult a eleva a 48:000 mortos, não incluindo os afogados no Douro. Só no palacio do bispo se diz terem sido mortos 200 portuguezes ao fio da espada dos soldados francezes. Quanto ao espolio que do Porto e Villa Nova extrahiram os vencedores em numerario, joias, alfaias preciosas e em todo o genero de mercadorias, é incalculavel o seu valor;

computo demasiadamente pequeno, segundo as negras cores com que temas visto pintado este desgraçado quadro. Qualquer porém que esse numero tenha sido, certo é que a alludida submersão era todos os annos commemorada por meio de officios religiosos, celebrados na capella das Almas de S. José das Taipas, saíndo de tarde uma procissão funebre, que dirigia ao sitio onde estava o painel das almas na ponte, e ali se lies cantavam então os respectivos responsorios.

uns o fazem de vinte milhões de cruzados, outros de quare ta, e alguns de mais, sem fallar no que dilaceraram, destra ram ou incendiaram, como por exemplo porcelanas, move bibliothecas, etc.

Tal foi o desastrado facto da entrada do marechal Soult Porto no día 29 de março de 1809, facto que alguns dos 🌑 criptores francezes téem apresentado como uma das maios façanhas militares dos seus respectivos exercitos por aqué tempo na peninsula, mas que ficará reduzido a cousa de be pouca dimensão, logoque se apresente despido das hyperb licas exagerações, que são um dos vicios radicaes de todos 🖷 escriptores francezes, quando tratam de narrar as façante dos seus exercitos e a gioria que por causa d'ellas resulta-França, como se preciso fosse a taes escriptores deturpar verdade, para engrandecer um paiz, que seguramente 🗊 precisa de taes sacrificios para occupar entre as nações Europa o distincto logar que lhe compete, tanto pelo grando saber das suas classes illustradas, como pelo valor e bravo marcial dos seus exercitos. Pelas Campanhas do marech Soult na Galliza e Portugal vê-se que elle entrou n'este rei com 23:500 homens, affeitos todos elles á guerra e ás vicirias que n'ella alcancaram. Tendo deixado em Braga a divi-Heudelet, a força com que se apresentou no Porto não pod ser inferior a 20:000 homens, entre os quaes se contavam o regimentos de cavallaria na força de 3:200 cavallos, pelo mi nos, suppondo que deixasse dois em Braga, visto ter entra em Portugal com dez regimentos d'esta arma, na força 🧗 4:000 cavallos. Segundo a ordem do dia do marechal Bere ford de 2 de abril de 1809, o numero dos defensores do Por elevava-se, como já dissemos, a 24:000 homens, quanmuito4, dos quaes se devem tirar 10:000, por serem ord

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nem se creia que o marechal diminuisse a força portugueza, rebaixar a victoria dos seus adversarios, porque, como o seu fim era zer ua sua ordem do dia de 2 de abril o parallelo entre os aggresos e os aggredidos, isto é, entre a ordem, a disciplina, o valor e os viccontrarios a estas virtudes militares, que dominavam nos defensores. Porto, «e mentisse, seria exagerando os nossos recursos; e pela no

naças, armadas de chuços, varapaus e roçadouras, que neserviço absolutamente prestaram, nem era possivel que retassem, em competencia com as peças de artilheria e as epingardas do exercito francez. Por conseguinte o numero defensores uteis do Porto deve rigorosamente reduzir-se \*14:000 homens. D'este numero apenas 4:366 eram praças topa de linha, 3:000 eram de milicias, que nenhuma prata tinham do manejo das armas, e 7:000 de ordenanças, midas de differentes armas, em grande parte caçadeiras, Temes nenhum partido tinham com as armas regulares de mexercito, tal como o de Soult. Vê-se portanto que d'esses memos 14:000 homens 10:000 eram destituidos de armas regulares, faltos de disciplina, sem pratica alguma dos exerticos e manejos militares, e alem d'isso contagiados no mais and grau pelo espirito revolucionario, que dominava a plebe **do Porto contra as auctoridades.** Que admira pois que o marechal Soult vencesse com 20:000 homens de tropa regular ma força de tal natureza, e que pelas suas outras más circonstancias mais prejudicava do que podia ser util a um carcio regular, força de mais a mais tão mesquinha, como na verdade era, para devidamente guarnecer uma tão extensa linha como a que tinha a seu cargo.

Alem do exposto deve notar-se mais, que os defensores do Porto se achavam também desprovidos da arma de cavallaria, a respeito da qual em nenhuma parte achámos computado qual fosse o numero dos cavallos que por si tinham, nem qualidade: provavelmente não passavam de 50, se tanto. A fão disparatadas circumstancias tinha por outro lado acrescido o augmento das disposições anarchicas, que comsigo troutera para os citados defensores a noticia da desastrada morte de Bernardim Freire de Andrade em Braga, e a da quéda d'es-

interparece-nos que assim o fez, porque na carta transcripta no Correio incliense, de que já fizemos menção, o numero dos defensores do Porto, incliense, de que ella apresenta, era apenas de 20:000 homens, incliendo os de chuços e roçadouras, e 20:000 lhe marcou tambem o n.º 1 la Disrio do Porto, jornal que n'esta cidade se imprimiu, depois de n'ella les estrado o marechal Soult.

ta cidade, occasionando na do Porto outros que taes tumultos assassinatos, como já vimos. Tão grave estado de cousas for cosamente havia de quebrantar no mais alto grau a disciplina ... e subordinação da parte dos soldados para com os seus officiaes, e infundir justos receios no animo de quem os commandava, poisque a desconfiança não só era em grau extrem para com elles, mas até mesmo para com muitos individuo que não estavam n'este caso. Já se vê pois que a desorden e a confusão, tomando tão altas proporções, não podiam de xar de assaltar todos os espiritos, tanto dos que mandavan. como dos que obedeciam, succedendo isto n'um tempo e que mais do que nunca tão necessarias se tornavam a trama-nquillidade do espirito, a ordem, a confiança e a plena obdiencia. De tudo isto resultou que a coragem individual, dedicação e o patriotismo, não só se tornaram inuteis, m\_\_\_ as até mesmo funestos, nullificando-se inteiramente de facto----- a respectiva linha de defeza. A não ser isto, ou Soult falhameria na sua empreza da tomada do Porto, ou, a ser n'ella feliz, ria de sacrificar metade do seu exercito, pois ainda assi m, tendo contra si turbas de povo, umas inermes e desorga misadas, e outras mal dirigidas, experimentou todavia uma p erda quatro vezes maior do que a confessada por elle. Sobre a confusão e desordem que dominava a guarnição do Porto tambem não podia deixar de lhe ser funesta a má impres são e justo receio que lhe infundia o proximo ataque de um exercito, tal como o de Soult, coroado pela gloria das suas recentes victorias, ganhas em Hespanha desde as margens do Ebro até à cidade da Corunha, onde a morte de sir John Moore e o embarque do seu exercito para Inglaterra lhe davam todas as esperanças de uma igual fortuna nas suas campanhas contra Portugal.

Effectivamente o exercito de Soult não só era aguerrido e forte, fazendo-se justamente temer por estas qualidades; mas tinha tambem a crença da invencibilidade na sua luta com uma gente tão bisonha e anarchica como era a guarnição do Porto, a qual tinha de mais a mais contra si as seguintes des favoraveis circumstancias: 1.ª, a sua ignorancia no manejo da

ame, a faita de quem adequadamente dirigisse a arma de willoria das baterias, e a falta igualmente da arma de cavalmi; 2.º, serem as baterias despidas de parapeitos, o que não simba a artilheria a descoberto do fogo do inimigo, mas zementa as suas guarnições a serem feridas pelas pernas, and effectivamente aconteceu; 3.ª, acharem-se os terrenos **Atente** das baterias e da linha de defeza inteiramente obanidos por muros, casas de campo e arvoredos, que aos acentes ministravam seguro abrigo, para virem a coberto # cesas mesmas baterias e linha, sem soffrerem prejuizo 4.º, finalmente terem esses mesmos defensores por commandante em chefe o bispo do Porto, e por generaes, statternos a este generalissimo de mitra e baculo, dois homas tão timoratos e fracos como se mostraram na occasião **de staque os brigadeiros, Antonio de Lima Barreto e Caetano** Jeet Vaz Parreiras: o primeiro d'estes individuos foi por causa de taes qualidades morto logo pelos seus proprios subordinades, junto das mesmas linhas que lhe cumpria defender, e o segundo mettido posteriormente em conselho de guerra por codem do marechal Beresford. Será portanto de grande gloria para um exercito aguerrido de 20:000 soldados veteranos derrotar uma turba multa de 14:000 guerrilhas, commandadas por un bispo, que em vez de empunhar a espada, levantava a para deitar bençãos? Cremos bem que não. Mas se com 🗰 🏍 deu a circumstancia de ser verdadeira a escassa perda **\$0** mortos e 350 feridos, que o marechal Soult nos diz terecustado a tomada do Porto, é innegavel que a resistencia re n'isto encontrou foi insignificante, apesar do seu emphato nome de grande e memoravel batalha, na qual o abysmo re o funesto alçapão do Douro abriu aos vencidos teve muito mior quinhão do que as armas francezas. Eis-aqui pois redezida ás suas justas dimensões as heroicas façanhas do exerdo marechal Soult, ou as dos seus 17:000 infantes agueridos e disciplinados, reforçados por 3:200 de cavallaria, contra 14:000 guerrilhas, destituidos de disciplina, de artilheria, de cavallos, e até mesmo de generaes que devidamente os commandassem, tendo por seu generalissimo um bispo de nenhum valor, nem vocação militar, como foi D. Antonio José de Castro. Não é do nosso intento attenuar na mais pequena cousa a gloria do marechal Soult; mas o amor da verdade, que como historiador nos domina, e o desejo que tambem temos de que o passado sirva de lição para o futuro, nos levam a apresentar as cousas taes como as sentimos, sem querer privar do bom nome aquelle a quem justamente compete, nem ataviar com elle quem o não merece. Guiados por estas idéas, estamos convencidos que a tomada do Porto pelo marechal. Soult em 29 de março de 1809 lhe não daria reputação de general consummado na opinião dos homens da sua profissão, quando por outros feitos de armas a não tivesse já adquirido, e confirmado igualmente pelos que depois praticou—

Pelo que pertence ao governador militar do Porto, o brigadeiro Parreiras, diremos que, sendo elle olhado pela sua conducta, como uma das causas do desastre d'aquella cidade o marechal Beresford, tendo-o por incapaz ou negligente no pontual desempenho dos seus deveres em similhante cargo particularmente desde 23 até ao citado dia 29 de março de 1809, o mandou metter em conselho de guerra. Os princi paes capitulos da accusação que lhe fez eram estes: 1.º, não ter feito esforços sufficientes para reprimir a conducta tumul tuaria do povo; 2.º, ter feito má distribuição da tropa, não obstante as representações que lhe fizeram os officiaes que foram ali mandados pelo marechal¹; 3.º, não ter recebido como auctorisados os ditos officiaes em pontos de serviço quando tinham sido nomeados para communicarem com ell

6

Os capitulos apresentados em conselho de guerra contra Parreira constam da ordem do dia de 7 de março de 1810, d'onde textualment e para aqui os trasladamos. Os officiaes mandados por Beresford para o Porto, e que o governador Parreiras não quiz escutar, eram inglezes, e estes constituiram lá todo o exercito britannico que estava na cidade, e não arrojado de Braga, como diz Saint Preuve (o biographo de Soult), mas enviado de Lisboa. O exercito inglez que depois da partida de sir John Moore para a Hespanha ficara em Portugal era apenas o de sir John Cradock, na força de 10:800 homens, incluindo os doentes, como já atrás se viu, e do qual porção alguma se destacou para o Porto no mez de março, nem era possivel destacar-se.

ade respeito; 4.º, não ter publicado que sua alteza real hamaneado a elle marechal commandante em chefe do exermo portuguez, não obstante haverem-lhe pedido isto os so-· Irelitos officiaes; 5.º, não ter tomado medidas de segurança, Mando a postar guardas avançadas, a formar uma reserva ta mandar fazer parapeitos nas baterias que os precisavam, proittindo assim que o inimigo se approximasse sem resismaio, e facilitando por este meio a tomada da cidade; e C, finalmente ter abandonado o seu posto no dia 29 de marmates de haver completa necessidade, não fazendo esforço tem para animar a tropa e o povo, e não ter tomado me-Les para reumir os que fugiam. Só á vista do processo se poderia decidir com inteira justiça, se tão graves culpas n'elle e provaram, ou não, o que parece se não provou, uma vez me Parreiras foi absolvido. Entretanto cousas ha notaveis pe não podem passar sem exame n'este julgamento do bripdeiro Parreiras. Bem sabido é que Beresford costumava m seguimento á ordem do dia publicar na integra as sentenconselhos de guerra, quer absolvessem, quer condemassem os individuos a que elles respondiam. Esta regra fahou porém em Parreiras, o que com relação ao marechal, homen de tão severa conducta, independente e perseveranle, não póde deixar de ter significação. Isto é tanto mais para **Potar, quanto** que elle não concordou com os juizes do réu, manifestando bem pronunciadamente a sua opinião nos seguintermos, aliás tão expressivos, quanto energicos: «O conelho o deu (a elle brigadeiro Parreiras), por plenamente estificado, e não manda o sr. marechal publicar a sentença m toda a sua extensão, porque contém cousas estranhas; Porém observa o sr. marechal, que este conselho, como muioutros, se occupou mais em julgar as pessoas que depomam que o accusado, procedimento que o mesmo senhor pprova, e manda ajuntar a referida confirmação, dada á ença do conselho de guerra. Confirmação. Confirmo a mença do conselho de guerra, que absolveu o brigadeiro Celano José Vaz Parreiras; porém não approvo a sua condada militar no tempo do seu interino governo das armas 7000 H - 2.4 RPOC.

do partido do Porto, principalmente desde o dia 23 de março até 29 d'este mez, em que as tropas francezas invadiram esta cidade, sem comtudo deixar de reconhecer os seus bons serviços e intenções com que se houve no tempo do seu commando. Quartel general em Thomar, 23 de dezembro de 4810. (Assignado.) W. C. Beresford. A publicação d'esta sentença era altamente reclamada pelas conveniencias publicas. Por ella se podia adequadamente julgar da imparcialidade e rectidão dos juizes, bem como do acerto da censura, que tão pesada e forte o marechal fizera á face do exercito, tanto a um official general, a quem os seus legitimos juizes acabavam de declarar innocente, como a esses mesmos juizes. E portanto fóra de duvida que alguma cousa grave levou o marechal Beresford a fazer uma excepção para com a sentença de Parreiras, não a publicando nas ordens do dia, como era do seu costume. A allegação das cousas estranhas que na referida sentença se continham revela-nos um mysterio, que se julgou conveniente não descobrir, mysterio que trataremos de investigar.

Bem sabido é que apenas chegou ao Porto a noticia da nova invasão dos francezes em Portugal, o bispo d'aquella diocese, D. Antonio José de Castro, fez de prompto convocar a junta provisoria, que em 18 de junho do anno anterior se installara. Este governo, viciado na sua essencia pela malefica influencia que n'elle exercia aquelle ambicioso prelado, recorreu, como no anno anterior tinha feito, ao armamento da turba multa do povo, medida com que desde então a plebe ficou apta para toda a especie de crime, que a sua desvairada imaginação lhe phantasiasse, como medida de segurança e salvação publica. Por meio do armamento da plebe, que era o mais seguro apoio do bispo, pêde elle arrogar-se a suprema direcção de todos os ramos da publica administração, auctoridade que supposto illegitima, ninguem todavia se atrevia a contestarlhe, e muito menos o brigadeiro Parreiras, que com elle se não queria indispor, já pela sua omnipotencia no Porto, e já pelo caracter que tinha de ser em Lisboa um dos governadores do reino, logar em que tambem de futuro podia prejudi-

400

a dimente os que lhe contrariassem a sua ambição de gowww. Entre esta louca ambição figurava tambem a de assumir • como cabalmente provou em 1808, oppondo-se à definitiva installação da junta militar, que ¿per da provisoria se elegêra igualmente no Porto durante quele anno. Foi provavelmente por causa d'esta sua ambime Parreiras se não atreveu a dar o marechal Beresford commandante em chefe do exercito portuguez, ou a • reconhecer como tal, poisque só n'esta qualidade recobecia o bispo. Effectivamente diversos escriptores estranpires e mesmo nacionaes de olham este prelado como sendo • verdadeiro governador militar d'aquella cidade, e que como se collocou na bateria de S. Francisco até ao anoitecer de **3 de março.** e de ser á sua approvação que se submettiam differentes planos e ordens militares que se tinham a dar. Protanto de crer que o brigadeiro Parreiras no conselho a

1 los Liberato no Campeão portuguez em Londres, tomo 111, pag. 397, and en 1822 escrevia: «Não fallarei da celebre defeza do Porto, diripelo seu hispo..... A mania que este prelado tinha de se constituir semi ji desde junho de 1808 o perseguia terrivelmente, pelo que acimude José de Mello Pereira Correia Coelho disse por aquelle tempo proclamação aos cidadãos do Porto o seguinte: «Temos, fieis republicos meus, o excellentissimo santo pastor, o sr. D. Antonio José de Cata, que nos guia como bispo. Com a sacrosanta cruz em uma mão, smeral em chefe com a espada na outra nos manda: sigamo-lo.» Prime n'aquella data (29 ou 30 de junho de 1808) Bernardim Freire \* schava restituido ao seu cargo de governador das armas do partido · de Porte, aquellas palavras de José de Mello não exprimem só adulação, exprimem tambem uma verdade. Bernardim Freire só mais tarde chieve e effectivo mando em chefe do exercito sobre Lisboa; mas esta Provavelmente não destruiu o supremo commando em chefe bal sento pastor, o qual foi seguramente uma das causas por que o Bernardim Freire não marchou também com sir Arthur Wellesby para a Roliça e Vimeiro, nas vistas de defender Coimbra de Loison, egendo as insinuações que lhe foram do Porto, e foi, como é bem de 🗪, por causa do bispo se arrogar já por então a suprema direcção dos Agecios militares, que proveiu a desintelligencia em que por fim se was com o mesmo Bernardim Freire, podendo muito bem succeder Te este foese um dos motivos do desastrado fim que teve este general M capital do Minho.

que respondeu se desse por innocente dos crimes que lhe imputavam, allegando que a responsabilidade da defeza do Perto não devia recair sobre elle, mas sobre o bispo, D. Antonio José de Castro, a quem elle não podia deixar de obedecer como seu subordinado, presentes, como forçosamente havia de ter, os graves damnos por que no anno anterior tinham passado, por pouco obedientes ao referido bispo, o tenente coronel Luiz Candido Cordeiro Pinheiro Furtado, e o capitão João Manuel de Mariz, aliás condemnados á morte, de que por milagre escaparam. De rasão era pois que sobre aquelle prelado fizesse Parreiras recair a culpa dos seus proprios erros. Tambem é provavel que as testemunhas da accusação, temendo a ira do mesmo furibundo prelado, ou vendo as cousas como ellas militarmente deviam ser, o poupassem quanto podessem, e que os juizes tentassem achar contradicções nos depoimentos, para que, desconceituando-os, podessem a final absolver. Pode portanto crer-se que sosse este o irregular procedimento do conselho o que dera logar á censura do marechal, quando disse occupou-se mais em julgar as testemunhas do que o accusado. É igualmente de crer que Beresford, apesar de saber que D. Antonio José de Castro fôra um dos promotores da não resistencia do Porto, em rasão das suas medidas, receiasse comtudo desconceituar o governo na pessoa de um dos seus mais influentes membros, e a quem elle marechal servia, ou, mais exactamente fallando, a quem elle dominava; e finalmente é tambem de crer que o commandante em chese do exercito, ainda confirmando a sentença, talvez que para desde logo abafar este negocio, quizesse sustentar o seu caracter militar, estigmatisando altamente o indigno comportamento do ex-governador interino do Porto, que em vez de cumprir com os deveres do seu cargo e profissão, se limitára ao indecente papel de ajudante de ordens de um bispo, arvorado por arbitrio proprio em seu generalissimo. São effectivamente conjecturas o que temos dito sobre o mysterio que obrigou o marechal Beresford a não publicar a sentença do conselho de guerra a que respondeu o brigadeiro Parreiras; mas são conjecturas que, casando-se perfeitante bem com os factos occorridos, e o que pelos escripares coevos nos tem sido transmittido, tornam muito protaris as asserções que por meio d'ellas temos feito.

Ara confirmação do que fica dito iremos pois buscar á dra de um nosso contemporaneo o seguinte trecho 1: «Cidades do Porto, que presencearam o doloroso espectaculo da mada d'aquella cidade pelo marechal Soult, foram os propice que testemunharam que na noite de 28 para 29 de marpre trasladara D. Antonio do seu respectivo palacio para o unvento da Serra do Pilar, aonde por certo não dormiu no muinte dia. Este facto prova-nos que o reverendo prelado, wez de animar as turbas, exprobrar-lhes as violencias por des commettidas, os morticinios da vespera, e a cobardia me mostravam, quando á face do inimigo; em vez de as contair às trincheiras e lhes dar o exemplo, expondo-se elle mesmo, como o primaz D. Lourenço no dia de Aljubarrota, areceber o seu gilvaz em defeza da independencia nacional, mesmo para com o seu sangue lavar as nodoas do torpe servilismo com que sem necessidade ante o imperador dos franceres maculara as vestes episcopaes, depois de esterilisar a mesquinha capacidade militar de Parreiras, apressou-se a transpor o Douro, e esconder nas abobadas d'aquella casa conventual a sua pusillanimidade, inepcia e vaidade. Assim nos quiz elle provar que a sua valentia como soldado era igual à sua capacidade estrategica como general. Ninguem catranharia que o valor e outras qualidades indispensaveis per um militar faltassem n'um frade; mas quando esse frade, posta de lado a austeridade da sua profissão monastica, se entremettia tão acaloradamente nas cousas do mundo, e surgia d'entre os mortos, para com tanta ousadia dominar os vivos; quando esse frade, inchado pela presumpção de tão Egrante contradicção com a humildade da regra que professira em Laveiras, queria ostentar fumaças de capitão, tinha

A obra a que nos referimos é o já citado artigo de João Antonio de Cavalho e Oliveira, que tem por titulo: Um capitulo da historia contemPrenea, ou a entrada do marechal Soult no Porto em 1809.

o paiz todo o direito para lhe exigir que sobre o roquete episcopal vestisse a cota de armas e cingisse a espada para a desembainhar em occasião opportuna, imitando assim aquelle prelado de Braga e tantos outros venerandos sacerdotes, a quem a nação portugueza nas diversas partes do orbe deveu bom quinhão das suas passadas glorias. Comtudo se o bispo do Porto não fazia grande cabedal, nem da sua reputação, nem da do paiz em que nascera, al-demenos zelava os interesses materiaes, querendo ter parte activa na sua alta governança. A honra de general legou-a elle aos francezes; mas a caixa militar pôde leva-la comsigo. Do mal o menos, diz a regra». Quanto a Parreiras, deve saber-se que este apoucado general reunia á sua comprovada incapacidade uma deslocada presumpção, que o levava a rejeitar os conselhos das pessoas mais competentes do que elle e o seu director nas cousas de guerra. Não tendo estabelecido reserva alguma, ficou por este facto sem meios de acudir com promptidão aos pontos que corressem perigo na occasião do ataque. A julgar por tantos e tão crassos erros, como os commettidos por este general, poderà alguem suppor que elle nunca fosse militar. Para cumulo do seu grande descredito e em nada merecer louvores, nem ao menos deu provas de official brioso e ousado, cousas que de ordinario se encontram no ultimo dos soldados de fileira. Sem buscar conter o inimigo, nem lhe disputar um palmo de terreno, foi elle um dos primeiros que atravessaram o Douro do Porto para Villa Nova na occasião do perigo, ou quando este começava a despontar, como se prova pela citada ordem do dia de 7 de março, e provavelmente foi tambem elle o que em tão funestissima hora fez interromper as communicações do norte com o sul do rio, mandando, depois de o atravessar, erguer o funesto alcapão da ponte, com que tantas desgraças e mortes occasionou ao povo e mais defensores do Porto 1.

<sup>1</sup> De quem partisse ao certo a ordem para se levantar o alçapão da ponte não será hoje facil dize-lo; comtudo, emquanto se não mostrar o contrario, esta culpa deve pesar toda sobre o brigadeiro Parreiras, e sobre o bispo do Porto, D. Antonio José de Castro, e mais particularmente

Desis do que fica dito compete-nos examinar agora dois intelligente, o primeiro dos quaes é a crueldade que a . due baixa dos moradores do Porto, e geralmente de todo paiz, desenvolveu contra os francezes e os portuguezes suspilos de seus partidarios; o segundo é o grande terror de es portuguezes por toda a parte se mostraram possuidos, andonando casa e familia, para sómente se salvarem a si, ando impossibilitados de poderem tomar o passo aos exerties francezes, proximos a entrarem nas suas respectivas powectes. Quanto ao primeiro, diremos que já diversos escripares francezes têem com rasão censurado o encarniçado odio povo portuguez contra as suas tropas, odio que o levou á retração dos horrorosos assassinios que n'aquella epocha e calamitosa e triste recordação tiveram logar em Braga, no Porto e outras mais terras do reino. Mas as censuras, quando decomedidas, degeneram em injurias, e como por outro ado é moda entre os estrangeiros fallarem, sem exame da verdade, desfavoravelmente de Portugal, o qual debaixo d'este ponto de vista, em vez de censuras, tem recebido ultrajes, parece-nos acertado mostrar que no meio dos seus desvarios e criminosos excessos, o baixo povo portuguez foi ainda assim mais comedido que o d'aquellas nações, que mais pelo seu poder e grandeza, do que por outro algum motivo, se arogam o exclusivo de serem as primeiras civilisadas do ando. Por vezes temos lido em escriptores francezes, que

minimante ordem denota um egoismo feroz e estupido; feroz, se para minimante ordem denota um egoismo feroz e estupido; feroz, se para minimam as suas insignificantissimas pessoas os dois citados transfugas o duvidaram comprometter toda uma cidade, tão cheia de população e e adventicia; e estupida, por não reflectirem que similhante medida mente seria fatal aos portuguezes. O inimigo teria em breve tempo tabelecido as antigas communicações com Villa Nova, como aconte1, não obstante a artilheria que da Serra se disparava contra elle. Quem soi capaz de defender a cidade, como seria capaz de defender a ra? A prompta fuga que d'este ponto fizeram o referido bispo e Par1, não contraprova da sua cobardia, manifestada nas linhas do rto.

os portuguezes durante a guerra da peninsula se mostraram selvagens, pouco faltando para os darem como anthropophagos e cambaes. Mas de selvageria e barbaridade em muito maior grau se nos apresenta cheia a historia da França. Em primeiro logar diremos, quanto à morte de Bernardim Freire e à de Antonio de Lima Barreto, que é realmente para lamentar o fim que tiveram estes dois generaes, acabando tão miseravelmente ás mãos do povo. Mas desventuras maiores angustiaram por aquelle mesmo tempo os philanthropos hespanhoes, nossos vizinhos, com relação a muitos dos seus generaes e homens notaveis. Desde majo de 1808 que a Hespanha se viu aliysmada n'um cataclysmo de sangue e de horrores. O general Antonio Filangieri (irmão de Caetano Filangieri, o celebre publicista napolitano), sendo capitão general da Galliza e por fim presidente da junta insurreccional estabelecida na Corunha, foi degolado em Villa Franca. Em Sevilha o conde de Aguila, depois de amarrado a uma balaustrada, morreu arcabuzado. Em Cadix expirou crivado de feridas o general D. Francisco Maria Solano, marquez do Soccorro, o mesmo que no tempo de Junot commandára as tropas hespanholas que invadiram o Alemtejo. Em Badajoz experimentou igual infortunio o conde da Torre del Fresno. O marquez de Perales, corregedor de Madrid, findou miseravelmente os seus dias n'um tumulto popular. Em Velez (Malaga) o corregedor e o sabio economista Portillo (que por ordem de Godoy trabalhava por introduzir na Andaluzia a cultura do algodão. achando-se homisiados n'um mosteiro da Cartuxa, foram pelos seus moradores traiçoeiramente entregues à multidão embriagada, que barbaramente os degolou. Ao honrado e intrepido D. João Benito, por premio dos seus serviços, enforcaram-no em uma arvore de Talavera, divertindo-se depois em espicaçar-lhe o cadaver durante as horas em que esteve pendurado. Em Valencia padecen morte crua o barão de Albalat, um dos membros da junta; mas como o seu sangue ainda não fartasse o bando dos seus crueis assassinos, esse hando, instigado e dirigido pelo famigerado conego Calvo, assassinou mais de trezentos negociantes francezes, alem das mulheres

e ma de muitos d'elles. Finalmente a sociedade não tardou en ar vingada d'este horroroso crime, porque o indigno saendete, por esforço de outro ecclesiastico, o franciscano Rico, hipreso, julgado, e logo estrangulado. Para cumulo de atrociade o famoso sabio asturiano, D. Gaspar Melchior de Jovellas, que na adolescencia dos seus vinte e um annos era já mado em Hespanha como jurisconsulto, historiador e antiquario, merecendo como poeta lyrico entrar como socio na academia real de Madrid, tambem a seu turno foi morto n'um tumito popular, victimado pela falsa culpa de afrancezado. I portanto um facto que a populaça d'este malfadado paiz, penas foram por ella sabidos na ultima decada de maio de 1808 os acontecimentos de Bayonna, alvorotou-se em contimeti, tornando-se por toda a parte formidavel, não tanto conhos seus oppressores, como contra os seus mesmos compariotas, cujo sangue abundantemente verteu, quando mais **Le convinha poupa-lo. Dos capitães generaes e governadores** militares poucos lhe escaparam incolumes; mas alem d'esta, todas as mais classes e profissões sociaes contaram numerosos martyres.

Se depois dos actos crueis do povo hespanhol passarmos a examinar agora os do povo inglez, nem por isso o achâmos dotado de mais humanos sentimentos, postoque a nação ingleza se repute muito mais civilisada que a hespanhola e a portugueza. Para não irmos mais longe mendigar ao amago da revolução de Inglaterra os horrores que ella nos apresenta suas paginas de sangue, diremos que em 1780 a estupida e fanatica plebe de Londres, capitaneada pelo perverso lord Gordon, roubou, assassinou, soltou os criminosos, incendiou Newgate e outras mais cadeias, assim como um avultado numero de casas, pondo a capital da Gran-Bretanha no risco de perecer miseravelmente como Carthago. Em 1829 nos bairros de Londres em Spithfield, Manlesfield, Conventy, em todo o Yorkshire, e n'outras mais localidades a populaça destruiu multuariamente uma enorme massa de teares e machinas. Em 1831, por occasião do bill da reforma, a mesma populaça queimou ao duque de Newcastle o seu castello de Nottingham, e diversos outros torys viram igualmente as suas moradas incendiadas. O banco de Bristol foi assaltado e roubado com algumas casas mais. As vidraças do marquez de Bristol voaram aos ares, e as de lord Wellington duas vezes experimentaram a mesma sorte, não sendo este o unico, nem o peior insulto que n'aquella epocha soffreu o grande heroe da guerra da peninsula. N'aquelle mesmo anno foi numerosa a lista das pessoas contra as quaes se perpetraram escandalos, que o orgulho britannico não cessaria de lançar em rosto a outras nações, se por ellas fossem taes cousas praticadas. Mais actos iguaes a estes podiamos ainda acrescentar; mas o que fica dito é bastante para provar que a plebe ingleza não é mais civilisada que a hespanhola e a portugueza, nem dotada de mais humanos sentimentos, casos havendo de ter até mesmo apedrejado o seu proprio monarcha, com vistas de o assassinar, nada podendo comparar-se em brutalidade em qualquer outro paiz da Europa ao baixo povo inglez. Não entraremos nas causas que na Gran-Bretanha determinaram similhantes actos; mas diremos sómente que se elles não fazem culpa ao povo que os praticou, os que durante a guerra da peninsula se viram em Portugal muito menos a devem fazer ao povo portuguez, o qual no meio dos seus desvarios e crimes contra os francezes e os afrancezados era arrastado a estes actos contra homens, que dizendo-se civilisados, lhes roubaram os seus haveres, assassinaram seus paes, irmãos, maridos e filhos, deshonraram as suas familias, queimaram as suas habitações, exilaram para o Brazil a familia reinante, arruinaram o commercio e a agricultura do paiz, e exautorando o seu governo, erigiram um outro, geralmente composto de concussionarios e homens sem fortuna, nem moral. Eis-aqui pois as provas que da sua civilisação os francezes deixaram em Portugal, quando dos naturaes d'este reino não tinham ainda recebido a mais pequena offensa. Foram estes os rasgos de civilisação que d'elles recebemos durante as tres invasões dos seus exercitos, em paga de na primeira d'ellas os recebermos como amigos, de os vestirmos e calçarmos na sua nudez, de os nutrirmos e lhes pagarmos os soldos á custa dos cofres publicos.

Mese d'estas passarmos agora ás scenas por elles praticada dentro do seu proprio paiz, no periodo da sua memoravel revisção de 1789, abysma-se a imaginação de horror. Durate os annos decorridos de 1790 a 1795 a sua plebe (e nem sida), apresentou uma fereza, immoralidade e perpetração de crimes, que escureceu tudo quanto de mais barbaro e se encontra nos annaes da perversidade humana. Marat, Inton, Robespierre, Fouquier-Tainville, Collot-d'Herbois, Orrier e outros taes como estes serão sempre tidos como os mis famosos scelerados na historia de todos os povos do modo. A posteridade os ha de sempre amaldiçoar com hor-W, particularmente vendo alguns d'elles honrados com o titio de philosophos, e todos elles pertencentes às classes illustidas! Os povos e os homens que assim procedem e que assim chonram a especie humana, a philosophia e a illustração, spramente não têem direito algum de chamarem aos outros, pela penna dos seus escriptores, povos semi-selvagens, sem que pera elles reverta igualmente a injuria. E quando esses exciptores tal fazem, ou similhantes cousas escrevem, não os opprime o remorso de invectivarem os outros povos pela Perpetração de cousas muito menos graves que as praticadas pelos seus proprios concidadãos? Desviemos porém os olhos de similhante quadro, na certeza de que, quanto a nós, condeminos realmente os excessos do povo portuguez para com os soldados francezes que lhe cairam nas mãos; mas ceses seus excessos nada mais eram do que a represalia da conducta que esses mesmos soldados tinham tido anteriornente a seu respeito, e do pesado jugo estrangeiro que pela bra e tyrannia lhe pretendiam impor, jugo que a toda e qualper nação é sempre permittido sacudir. O que portanto d'aqui miniere è que o povo em toda a parte è povo, e que se o Portuguez se desvairou n'aquelle calamitoso tempo contra os seus oppressores e os que a elles julgava addictos; se nas cansas que para isto teve se lhe não dá desculpa, muito mese deve dar ao povo inglez e francez, que lhe forneceu o exemplo para taes excessos, sendo aliás povos pertencentes às nações que se arrogam o privilegio de serem as mais civilisadas do mundo, sendo por conseguinte innegavel q plebe em toda a parte é má, no meio das suas exalta partidarias e de tumulto, tendo-o sido em Portugal meno que na Inglaterra e na França.

Sabida assim a pessima conducta que os exercitos fro zes tinham para com os portuguezes, não é para admir terror que d'estes se apossava, levando-os a fugir das casas e familias, arrastados pelo desejo da propria salva quando viam propinqua a entrada de qualquer porção francezes nas suas respectivas povoações. Synonyma o essa entrada era do roubo e do incendio das suas proj casas e searas, da pilhagem dos templos e das habitações deshonra das suas familias, e de mistura com isto da mi de muitas pessoas, similhante entrada forçosamente havi ser temida, buscando todos evitar pela fuga o cumulo de tas desgraças: estes actos, que se tinham tornado freque durante a invasão de Junot, postoque em parte fossem mas vezes desculpaveis, como necessarios para a segui das suas tropas, nem por isso deixavam de se tornar in portaveis, temidos e detestados. De envolta com isto tambem o sentimento da nacionalidade offendida, que se cousa tão prezada para os filhos da peninsula iberica, ha os ataques contra ella dirigidos infinitamente exasperado animo dos portuguezes, tanto como as violencias recebi Não só è possível, mas até mesmo provavel que os ingl buscassem algumas vezes exacerbar ainda mais os odios todos aquelles actos haviam entre nós gerado contra os l cezes, fazendo espalhar por entre a população, já bastante tada, boatos exagerados, e talvez mesmo que calumniosos ; estes boatos de que os francezes algumas vezes se queixa e que rigorosamente fallando se não podem levar a mal, serem estratagemas de guerra, tão licitos como quaes outros em casos de hostilidades, nem por isso deixavan ser cridos, á vista dos precedentes que todos tinham see e apalpado. Achâmos portanto legitimos quantos male portuguezes faziam aos seus oppressores, fundados no f mo direito com que estes os opprimiam, e todos de boam

absolveriamos, a não virem de mistura com elles essas cruezas e barbaridades, que tanto deshonraram a illustração d'este seculo; mas para as quaes a França, que tudo nos ensina, era propria que aos peninsulares tinha dado o mais lamentavel exemplo, tanto pelo que a sua plebe, capitaneada por homens istinctos, havia praticado no seu proprio paiz, como pelo que seus soldados e generaes do seu exercito igualmente prativam na Hespanha e Portugal, em harmonia com as instruces que do proprio Napoleão tinham recebido, para que caso do apparecimento de alguma insurreição tratassem e outros povos com o ultimo rigor, ou pela mesma fórma que elle proprio tratára os do Cairo, Pavia e Verona. resultado d'isto era portanto ver-se constantemente luzir mão dos seus ditos generaes e soldados, os unicos ministros da sua palavra, o ferro exterminador, promptos constantemente a ferir os que indoceis e recalcitrantes se lhes mostran. Rasão pois tinham os povos de Portugal em fugirem es pavoridos dos seus lares com a approximação dos france-; mas n'essa sua fuga contra elles levavam, reconcentrado no intimo do peito, um entranliavel odio que só a morte lhes podia apagar, e que tão funesto foi para os mesmos francezes, como a guerra da peninsula exuberantemente o comprova.

|   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
| • | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
| _ |   |   |   |  |
| • |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

## CAPITULO III

para con os moradores d'aquella cidade, fazer um partido seu, destinado a pedi-lo a Napelelo para rei de Portugal, o marechal Beresford pensa pela sua parte em o expellir para fine della, no que não é apoiado por sir John Cradock, ao passo que o general Silveira, desis de se apoderar de Chaves, vem de lá para Amarante, onde por alguns dias impede aos franceses assenhorearem-se da respectiva ponte, o que por fim conseguiram. O coronel Trati pele tambem pela sua parte fazer com que os mesmos franceses se não adiantassem para aquem do Vouga, empreza que o coronel Wilson pela sua parte favoreceu, embara-sado ao general Lapisse a sua entrada em Portugal. Quando a Hespanha se ashava aterreia pela derrota de general Cuesta em Medelin, é quando sir Arthur Wellesley, nomeado comandante em chese do exercito inglez na peninsula, desembarca em Lisboa, e auxiliado pelo metebal Beresford, marcha sobre o Porto, d'onde não só expelle Soult, mas ate o cârqua fagir precápitadamente de Portugal.

Assenhoreára-se o marechal Soult e juntamente com elle o seu escrito da cidade do Porto, a segunda de Portugal pela sua riqueza, commercio e industria, isto depois de todas as degraças que no precedente capitulo ficam relatadas. Pela sua porte o bispo d'aquella diocese, D. Antonio José de Castro, ledo visto do alto da Serra do Pilar a entrada dos inimigos l'aquella cidade, e juntamente com similhante entrada a ruina los des seus projectos de ambição, tendentes a apropriar-se lo absoluto governo das provincias do norte, conseguiu embrar-se n'um hiate da villa da Figueira e fugir de lá para liboa, onde chegou no dia 6 de abril, congraçando-se entradores do reino, fazendo com elles parte da regencia, astando tambem o cargo de patriarcha, para que tinha sido claio pela corte do Rio de Janeiro, por morte do anterior par

triarcha, D. José Francisco Miguel Antonio de Mendoça, fai lecido a 12 de fevereiro de 1808. Por conseguinte batido ( afugentado do Porto como o dito bispo foi pelo marechi Soult, este general estabeleceu na referida cidade uma boa solida base de operações, que lhe proporcionava o começo 🧔 um systema regular de campanha. O fructo inunediato da su victoriosa marcha e occupação do Porto foi a tomada de 🐃 immenso armazem de polvora, e a posse de 196 peças ( artilberia, achadas nas differentes baterias do Porto. Trin navios inglezes (aos quaes o grande temporal, que houve no dias que precederam e se seguiram á tomada da referida 🕯 dade, não tinha permittido saírem para fóra do Douro, ope estavam carregados de vinho e de muitas riquezas que n les se tinham embarcado), igualmente lhe cairam nas mão proporcionando-lhe avultados meios de manter a guerra. 🎏 Galliza progredia então em larga escala a insurreição conte os francezes, e postoque a cidade de Tuy, occupada por tes, continuasse a resistir aos sitiantes, a de Vigo tinharendido aos gallegos, que n'esta operação fizeram 1:300 pt sioneiros. No dia 28 de março o marquez de la Romana achi va-se em Ponferrada, e havendo-se-lhe reunido as tropas de Asturias, pôde elle por esta causa conseguir alguns successi de pequena monta. Da parte da Beira Alta o corpo francez 🥌 Lapisse, que no reino de Leão vagueava pela fronteira 🦥 Hespanha sobre a de Portugal, e cuja força se suppunha 🐫 de 7:000 para 8:000 homens, não só ameaçava a Cidade Ri drigo, sem nada conseguir, mas até se approximava da raportugueza, seguramente nas vistas de abrir uma communicação com o marechal Soult, cuja situação parecia ignoraposteque soubesse as suas intenções, por serem de todos beconhecidas, até pelos proprios, boletins do seu exercito, on se dizia que a occupação do Porto pelo referido marechal de via ter logar no mez de fevereiro. O mesmo Lapisse, mal su cedido na sua tentativa sobre Cidade Rodrigo, dirigiu-se 🥌 pois para Sam Felices e Barba de Porco, retirando-se out vez para as partes de Salamanca. Pela sua parte o marechi Victor, que commandava o exercito francez sobre o Tejo, 🛍

soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal Soult, tendo reunido a si a maior soperações do marechal soperações do

Pelo que respeita ás primeiras operações de Soult, depois pessoalmente entrára no Porto na tarde de 29 de março, temos que n'essa mesma tarde ordenou elle ao general **Inceschi**, que, apenas se restabelecesse a ponte, marchasse ma sua divisão a reconhecer o paiz pela estrada de Coimla até às margens do Vouga. Ao general Mermet ordenou mimente que passasse à margem esquerda do Douro com • resto da sua divisão, indo-se estabelecer adiante de Villa Moa, para sustentar a cavallaria de Franceschi, que para quella parte havia sido destacada. O general Lahoussaye foi mandado com uma brigada de cavallaria para Penafiel com o fim de esclarecer o terreno comprehendido entre a ribeira de Sousa e o rio Tamega. O general Lorges foi para Villa do Conde, situada na embocadura do rio Ave, e ali se estabeleceu. O general Heudelet teve ordem de continuar a permanecer em Braga, tratando de abrir a sua communicação com Tuy. Uma segunda brigada do general Lahoussaye aquartelou-se na retaguarda do Porto, ficando dentro da cidade a divisão Merle e a brigada Arnaud, da divisão de Delaborde. O general Franceschi chegou sem obstaculo algum á villa da Peira, e d'ali passou a Oliveira de Azemeis, esclarecendo effe-Evamente o paiz até ao Vouga. O regimento n.º 31 foi então perto em escalão, para ligar a communicação da cavallaria liira com as forças de Villa Nova. Por toda a parte o inimigo as povoações desertas. Os habitantes, retirando-se para montes, d'elles desciam diariamente para perseguirem os **facezes.** Similhantes ataques não eram para estes de susto, provavam-lhes bem a crua guerra em que tinham de entom os portuguezes, que por este modo lhes fatigavam as trepas, e lhes matavam sempre alguma gente dispersa.

Com o tempo estes ajuntamentos tornaram-se cada vez maiores, mais bem ordenados, paralysando as operações de Franceschi, obrigando-o até mesmo a retrogradar, como adiante veremos. Mais feliz do que Franceschi foi o general Heudelet na provincia do Minho. Este general dirigiu-se de Braga para Barcellos, onde entrou no dia 5 de abril. No dia 6 fez a sua juncção com o general Lorges, com o qual marchou no dia 7 contra Ponte de Lima, andando por 2:000 homens a força de cada uma d'estas divisões. Os povos d'aquella villa e do seu termo, com duas unicas peças de campanha e sem soccorro algum de tropa, resolutos esperaram n'aquelle dia a força inimiga nos differentes pontos que tinham marcado fora da mesma villa, fazendo-lhe emboscadas, em que lhe mataram alguma gente, entretendo por este modo os francezes desde o meio día até quasi à noite. Finalmente cederam, entrando estes na villa ao tempo em que o marechal de campo, José Antonio Botelho de Sousa e Vasconcellos, chegava dos Arcos com 60 homens de infanteria e duas peças de artilheria.

Este general, não se julgando com bastante força para a peito descoberto se bater com o inimigo, determinou impedir-lhe a passagem da respectiva ponte, onde sustentou um aturado e renhido combate até ás duas horas da tarde do seguinte dia, tirando partido de tudo para fazer valer essa pouca força, que comsigo tinha. Aos seus soldados deu elle sempre um corajoso exemplo de decisão e valentia, arriscando-se aos perigos como qualquer d'elles. Caíndo-lhe uma bala perto, que o cobriu de terra, levantou-a de chão e a mostrou aos seus soldados, dizendo-lhes, para os animar, que era de calibre 2, que d'aquellas não deviam elles ter medo. Finalmente ás ditas duas horas da tarde mandou tocar á retirada, que effectivamente executou com todo o sangue frio e presença de espírito, havendo disposto as cousas por tal modo, que não só salvou a sua gente, mas igualmente mais de trinta carros, quarenta bestas de carga e tres peças de artilheria, cousas que todas foram depois servir no exercito do general Silveira: a sua retirada foi feita por Labruja, na intenção de defender a passagem da serra, on de perseguir o inmigo pela

renguarda, caso se dirigisse a Vianna. Um cabo, que depois percu a sargento de artilheria n.º 4, por nome Antonio José Lepes, ficara com uma peça na ponte, cobrindo com ella a retirala do general, auxiliado apenas por 25 fuzileiros; ali memorou até às quatro horas da tarde, disparando um the e continuado fogo, que aproveitou bem contra o inimip, retirando-se por fim, quando soube que este ia passar um we jento a Refoios, nas vistas de o metter entre dois fogos. Oterror porém não o perturbou: enterrou a sua peça e repros, de modo que o inimigo a não achou, e em menos de pinte dias estava esta em caminho de Amarante, onde foi pestar um excellente serviço na mão dos nossos artilheiros, maixo das ordens do brigadeiro Silveira, a quem por fim \*foram reunir as poucas forças que por si tinha o general Melho. Foi assim que os francezes se assenhorearam de Fonte de Lima, onde quasi nenhuma gente encontraram, e a peuca que la ficou foi barbara e cruamente por elles morta, compondo-se dos velhos, que não tinham podido fugir, e dos doctes do hospital, e por mais diligencias que fizeram nunca poderna conseguir ver uma se auctoridade ecclesiastica, militar oa civil. Ameaçaram estragar e incendiar tudo, se os povos se não recolhessem a suas casas, sujeitando-se às suas arbitrarias ordens.

Mo obstante as crueis ameaças do inimigo, os povos constantemente lhe corresponderam com o mais vivo fogo, quando a occasião lh'o permittia. Todas as proclamações dos frances foram desprezadas e rasgadas, e os seus emissarios expensados e presos. N'este deploravel estado se conservou permitia villa e os seus arredores até á restauração do Porto de toda a provincia, e só então é que os seus habitantes conteram a descer dos montes para as suas casas, a limpa-las muitas immundicies de que estavam cheias, a acabar de pultar os cadaveres dos seus concidadãos, assassinados dentem fora dos muros, e a fazer fogueiras de alcatrão e outras substancias odoriferas, com o fim de purificar o ar das res, corrompido pela podridão, tornando a villa habitavel. Adetam-se faltas cem pessoas, se bem que em combate ape-

nas morreram dez. A perda dos francezes reputou-se muiti avultada. O certo é que elles encontraram na villa de Pont de Lima uma memoravel resistencia, recebendo um estras como não esperavam, sendo os seus mesmos officiaes os qui por toda a parte assim o confessavam: fallando enraivecida da villa de Ponte de Lima, chamavam-lhe Villa Velha, tomi da a qual se reputaram senhores de todo o Minho. No dia 🛭 de abril a praça de Valença abriu-lhe as portas, entrand n'ella o general Heudelet por capitulação, não concorrend pouco para isto a indiscrição de se fazer passar para a ma gem direita do rio Minho a maior parte da guarnição da 🎳 praça com o fim de ir bloquear Tuy, onde tinha ficado alg ma tropa franceza. Despida pois da guarnição, como Valenficou por similhante circumstancia, claro está que a sua posfoi muito mais facil para os francezes, que por meio d'elganharam uma prompta e commoda communicação com 🖡 forças que tinham na Galliza, e portanto com o interior 🦣 Hespanha. No dia 13 do dito mez de abril o general Mara sin apoderou-se do forte da Insua, situado na embocadura 🕯 Minho, concordando a sua guarnição em abrir igualmente # portas aos francezes, attenta a impossibilidade de lhes pode rem resistir. Caminha, Villa Nova da Cerveira e Vianna sul metteram-se da mesma sorte, e por identidade de rasão. 📳 general Heudelet, que tinha o commando de todos aquella districtos. Desde então os corpos de paizanos, que havia entio Lima e o Cávado, nem por isso deixaram de se tornar cat vez mais hostis ao inimigo, auxiliando com os seus movimen tos as operações que o general Silveira começava a deline em Amarante contra os francezes, como adiante igualmen veremos.

Durante as operações militares, que assim íam tendo log por parte dos francezes, o marechal Soult esmerava-se reprimir no Porto as desordens e excessos que dentro d'el tinham occasionado a sua approximação e entrada n'esta ció de, o assalto que para isso lhe tinha dado, e finalmente o que que em consequencia d'estas cousas soffreu. Para conquir o seu tão louvavel e philanthropico intento de pacificação

empregou elle para com os portuenses a mais benevolente conducta, como já tinha praticado em Braga, esforçando-se m remediar, tanto quanto possivel lhe foi, não sómente os mies que a sua propria soldadesca causára, mas até mesmo sabordinando a plebe ás ordens da auctoridade, com que fez water os tumultos a que estava afeita. Por esta fórma se resibeleceu promptamente a tranquillidade, e tres ou quatro de depois da desgraçada quarta feira de trevas, 29 de março & 1809, o Porto gosava de um socego tal, como desde memates não desfructava, perturbada como esta cidade tinha stado desde junho do anno anterior, pelas insolencias de uma lebe indomita e desenfreada, que nos seus tresvarios era poiada pelo seu ambicioso bispo. Soult fez restituir a seus mos o que ainda se pôde encontrar dos objectos roubados, respeitar as pessoas e as propriedades d'aquelles que tinham sobrevivido às desgraças passadas, convidando os que tinham hgido a se recolherem novamente a suas casas. Em nome do imperador Napoleão nomeou para os empregos vagos as pessoas que para elles julgou capazes. Nenhuma contribuição nova impoz ao povo, e pela firmeza da sua conducta em domar a licença das suas mesmas tropas, bem como pelo emprego de uma administração economica e esclarecida, achou nos meios que pertenciam ao estado sufficientes recursos, não só para manter o seu exercito, mas até mesmo para soccorrer aquelles dos habitantes do Porto, que mais tinham experimentado os males da invasão. Por meio d'esta sabia politica Soult teve a habilidade de transformar em seu favor a opinião de muitos dos portuenses, que até ali lhe eram inteiramente contrarios. No Porto, assim como na provincia d'enre Douro e Minho, recebéra-se com muito maus olhos a noti**ia da fuga da fam**ilia real para o Brazil, e com tanta mais rasão om quanta os mais severos censores viam que por tal meio se a constituir Portugal em colonia da sua antiga colonia. Esta déa, degradante aliás para elles no mais alto grau, levou mitos dos portuenses a preferirem o jugo francez ao de um rincipe, que, cuidando sómente de si, os abandonára miseravelmente e à sua antiga patria, para a reduzir a depender

em tudo do Brazil: era esta a sua opimão, sem fazerem cas dos plausiveis motivos que justificavam similhante passo. Est foi pois a rasão por que no Porto e no Minho começou a apparecer um partido de opposição ao governo da casa de Bragança. Das doutrinas d'este partido se constituiu orgão un periodico com o título de Diario do Porto, em formato de quarto de folha ordinaria, como então era o da Gazeto, d'elle se impremiram cinco numeros e tres supplementos, e meçando em 5 de abril e acabando em 6 de maio.

Vendido como o referido periodico se mostrou desde lo aos interesses de Soult, eis-aqui como em supplemento seu n.º 2 o seu redactor se exprimia, com relação ao man chal, dispondo os animos para o pedirem a Napoleão com rei: «Este paiz tão bello, e tão favorecido pela natureza, dif elle, parecia no passado governo tocado da paralysia: insi graças aos cèus, que se lhe prepara um novo futuro, que 🕯 bons conhecedores já tinham de antemão entrevisto! Na terá o principe que dizer sobre a nossa fidelidade; nos la guardámos emquanto existiu entre nós: mas uma vez qui nos deixou, uma vez que desdenhou lançar mão das rede do governo, que largara quando as circumstancias th'o per mittiam, renunciou todos os seus direitos, e nada e já par os portuguezes, que deixou ao desamparo. Em uma palava a casa de Bragança já não existe; aprouve aos ceus que 🍑 nossos destinos passassem a outras mãos, e foi particula predilecção da Divina Providencia, que impera sobre o un verso, o ter-nos enviado um homem isento de parxões, e or sò tem a da verdadeira gloria; que se não quer servir da for ça, que o grande Napoleão lhe confiou, senão para nos pri teger e hyrar-nos do monstro da anarchia, que ameacaya 🕊 vorar-nos. As palavras que elle nos dirigiu, e as promese que nos fez!, desde que entrou n'esta cidade, tudo se les cumprido á risca, muito mais do que o poderiamos esperar e do que as circumstancias pareciam promette-lo: porqui

<sup>1</sup> Estas palavras e promessas são as contidas na proclamação de Sotil que constitue o documento n.º 60-B.

tartinos pois a congregar-nos ao redor d'elle, a proclama-lo nomo pae e nosso libertador? Porque tardâmos a exprimir o nomo desejo de o vermos á testa de uma nação, cujo affecto sobe tão rapidamente conquistar? O soberano da França prestará ouvidos aos nossos clamores, e se lisongeará de ver que desejamos para nosso rei um logar-tenente seu, e ao mesmo tempo um grande general, que a seu exemplo soube ventor e perdoar. Seja pois esta grande e interessante comarca, ji que tem experimentado os effeitos da sua clemencia, e a quem elle tem prodigalisado os seus beneficios, seja uma das princiras, que se glorifique de o reconhecer e de lhe offere- er os seus braços, os seus bens e o seu patrimonio todo.»

Não contente ainda com os grandes elogios, que assim prodalisavam a Soult os que a elle se achavam votados, chegaran até a lisongea-lo, manifestando-lhe que se dariam por teizes, se Napoleão lhes desse um principe francez para os governar, à vista do que lhe pediam o seu consentimento e protecção a favor de uma supplica, que n'este mesmo sentido the queriam dirigir. Eis-aqui como sobre este ponto se exprima o n.º 4 do citado Diario do Porto, dizendo: «Hontem (25 de abril) pelo meio dia chegou a esta cidade uma deputação de Braga, composta de trinta e seis membros das tres ordens, clero, nobreza e povo, e á sua testa o corregedor com os vereadores da camara e os deputados da relação ecclesiasd'aquelle arcebispado, e se apresentaram no palacio de s. ex. o sr. marechal, duque de Dalmacia, e governador d'esles reinos, em nome de sua magestade imperial e real, o grande Napoleão. Os ajudantes de campo de s. ex.ª a receberam conduziram perante elle, e ahi manifestou a deputação as intenções e desejos unanimes e livres de todos os povos da conarca de Braga, que ella tinha a honra de representar, e we se reduziam: 1.º, a que aquelles povos tinham o throno Por vago, e d'elle decaida a casa de Bragança; 2.º, que sup-Picavam por isso a sua magestade, o imperador e rei, se di-Masse nomear um principe da sua casa, ou qualquer outro da sua escolha para occupar aquelle throno, para reger os povos e reinar em Portugal, ao qual de antemão, e desde já,

promettiam e juravam respeito, fidelidade, obediencia e vassallagem». O marechal respondeu a esta supplica tão bemgnamente como bem se póde antever, e de um modo analogo ao que se lhe pedia, isto é, aceitando os votos de obediencia e vassallagem dos supplicantes, e que não tardaria a apresenta-los aos pés do throno de sua magestade. No dia 26 de abriltodas as auctoridades civis, o clero, os deputados de cada uma das religiões, a nobreza, cidadãos, corporações judiciaes e imlitares da cidade do Porto se apresentaram igualmente no palacio do duque de Dalmacia pela hora do meio dia, acompanhados de uma guarda de honra dos cacadores volantes do regimento n.º 4, sendo esta guarda precedida de uma band. de musica militar. Todos os individuos, que formavam est grande deputação, foram igualmente manifestar ao duque o unanime desejo dos seus concidadãos, em tudo absolutamente. 🛥 o mesmo, que a deputação da cidade de Braga tinha no de = antecedente expressado com tanta solemnidade, esperando-si a que este exemplo seria igualmente seguido pelas villas de Barcellos. Víanna, Villa do Conde, Guimarães. Figueira, e de todas as mais em que se estavam recolhendo por assignaturos votos dos seus habitantes, no mesmo sentido dos de Brag 🔁 e Porto.

Os officiaes do estado maior general tunham vindo a casdo conselho para acompanharem a grande deputação dos habitantes do Porto, a qual já era esperada pelos ajudantes dordens do marechal Soult no palacio da sua residencia, ondo foi introduzida por Quesnel, general de divisão arverado er governador militar do Porto e da provincia do Minho. Foi corregedor da comarca, quem em nome dos moradores da condade pronunciou um discurso, affirmando que toda a população do districto jurava fidelidade e obediencia ao marechal, duque de Dalmacia, que tantos títulos havia já adquirido ao amor, ao respeito e ao agradecimento da nação portugueza, que o promettia sustentar e auxiliar por todos os meios ao seu alcance, para completar a grande obra da regeneração do reino. Pronunciado este discurso, o mesmo corregedor apresentou ao marechal o auto em que se continha a decla-

ração dos moradores, que se dizia firmado com milhares de assignaturas. Ao aceita-lo, Soult disse o mesmo que tinha já dito á deputação de Braga, acrescentando-lhe as seductoras promessas das grandes fortunas, que elle, em nome de imperador seu amo, havia de trazer a Portugal. Contraria a similhantes tramas se mostrou dentro em poucos dias a mesmacidade do Porto, quando, dominada por sentimentos iguaes aos de toda a nação portugueza, não hesitou em com ella correr igualmente às armas para a expulsão dos francezes para fóra do paiz, sendo promptamente queimados todos esles autos de pronunciamento, a respeito dos quaes os governadores do reino mandaram depois devassar, dizendo por fimque muito poucas pessoas tinham n'isto sido compromettidas. Todavia è de crer que os promotores de similhantes supplicas arranjassem para ellas muitas assignaturas, pela vantagem que lhes dava o augmento dos compromettidos; mas antevè-se que a politica do governo foi em tal caso diminuir a importancia d'este negocio, cujo enredo se não pôde hoje seguramente sondar com hom exito até à clareza e verdade. For sobre isto que se fundon o boato geralmente acreditado, mesmo entre os officiaes de Soult, que elle aspirava á corôa de Portugal. Effectivamente estes actos infundem vehementes suspeitas de similhantes aspirações; mas a maneira por que Napoleão tratou este negocio não as confirma, fazendo conhecer ao seu logar-tenente que este boato lhe tinha chegado aos convidos, a respeito do qual lhe disse; mas eu não me lembro somo de Austerlitz!: o resultado de tudo isto foi dar ao duque de Dalmacia poderes ainda mais amplos do que d'antes tinha. O certo e que a boa politica do marechal Soult não só deu logar ao estabelecimento da melhor harmonia entre os olclados francezes e os paizanos portuguezes, mas ate mesno ao augmento da influencia do partido descontente, que era seguramente o que tinha por fim o estabelecimento do governo parlamentar em Portugal.

De reforco a esta opinião iremos buscar mais o apoio, que

Soult tinha-se distinguido muito n'esta batalha

para isto nos presta um curioso folheto, que tanto, ou mais expressivo que o Diario do Porto se imprimiu tambem n'aquella cidade durante o dominio de Soult, tendo por titulo Desengano proveitoso, que um amigo da patria se propõe dar aos seus concidadãos. Este folheto era igualmente destinado á apologia de Soult, e a desvanecer-lhe as pretensões que se lhe suppunham, de ser rei de Portugal. No referido folheto se acham tambem de mistura algumas investidas contra os inglezes, aos quaes se deviam attribuir, segundo a affirmativa do seu redactor, os infortunios que desde tanto tempo desolavam Portugal. «A Inglaterra, dizia elle, trabalhou sempre por nos tirar o oiro do Brazil, esforçando-se por persuadir o gabinete de Lisboa, que um povo que tem minas de oiro não deve cuidar em agricultura, nem em industria. Sua alteza, o principe do Brazil, illudido pelas suggestões do gabinete de S. James, chegou a intimidar-se, suppondo dirigidas contra a sua pessoa as armas da França, que só se dirigiam a manter a honra e a independencia do throno, pelo que teve a fraqueza de abandonar os seus vassallos, levando marinha, thesouros e todo o precioso que pôde, deixando-nos na cruel situação do mais deploravel desamparo. Que principe!... Que conselheiros!... Chegou o dia em que quatro soldados, ou quatro homens, que nada têem que perder, levantaram a voz, proclamando principe de Portugal um principe, que só o queria ser dos estados do Brazil, e o povo, sempre amigo de facções, sempre prompto a ter parte no que faz estrondo, encorporou-se aos insurgentes. Então se tratou de restaurar a côrte, pensando-se loucamente, que vencido Junot com o seu exercito, poderiamos julgar-nos seguros do poder da França 1. Alguns, a quem o exemplo de Napoles e

<sup>1</sup> Todos os homens judiciosos com quem fallei reprovaram a revolução dos portuguezes, porque anteviam as desgraças que depois vicram. Não basta, diziam elles, desfazer-nos do exercito, que agora occupa Portugal; é necessario podermos impedir que entrem novas tropas: ora s a Hespanha succumbe, como é provavel, quem nos defenderá? O prognostico verifica-se; mas o povo, que acreditára as prophecias do Badarra, não quer ouvir os conselhos da prudencia. (Nota do redactor folheto.)

da Suecia não ensinára, pozeram os olhos na Inglaterra, contando que seriamos sempre victoriosos das armas francezas, tendo em nosso soccorro as dos inglezes. Os factos demonstram que estava traçado no gabinete de S. James reduzir Portugal a uma colonia, se até então escrava, como tendes visto, ao depois tyrannisada pelo orgulho, que caracterisa os descendentes dos bretões. Com effeito as tropas inglezas eram nossas alliadas, e seus generaes tiveram o despejo de arrogar a si o commando supremo do exercito combinado, sem attenção alguma aos nossos generaes, e sem respeito ás ordens do governo que então havia. Vieram auxiliar-nos; vieram obrar de concerto com as nossas armas, e Wellesley dispoz por si só o plano do ataque, e até lhe recusou o pão, que sobejando no seu campo, faltava havia dois dias aos nossos soldados. Dada a batalha do Vimeiro, consultou-se acaso a hara e o decoro da nação auxiliada? Pediu-se o voto dos nossos generaes? Esperou-se a necessaria approvação do gove no? Estipularam-se artigos compativeis com os nossos inle resses? Famosa capitulação de Cintra, tu serás sempre o vi Leperio das armas inglezas, e a prova mais incontestavel da Peridia d'aquella nação ingrata !!...»

Tal é, ó portuguezes, em resumido quadro a conducta da la slaterra para com os seus alliados. É esta a nossa amiga, e a ella que devemos o restabelecimento d'aquelle cobarde e nepto governo, que, fraco em sua origem, offendeu depois altamente a nação inteira, roubando metade do solo aos defensores da patria, e decretando com escandalo universal a extincção de muita tropa, que se tinha organisado, d'aquelle

1:-

M.

Não nos consta que o governo inglez desse ainda a mais leve satislação pelo escandaloso e detestavel procedimento dos seus generaes na
campanha de Portugal. Ora, sendo certo que qui tacet consentire videtur,
julguem os meus leitores se sou encarecido no que tenho escripto, no tocante ao governo inglez. Quando os seus generaes mandaram arvorar a
handeira ingleza no castello de S. Jorge e outros sitios, o povo de Lishoa murmurou, queixou-se, e a bandeira foi arreada, dizendo-se que um
descuido a fizera içar. Que descuido em homens que se jactam de espertos? Risum teneatis, amici? (Nota do redactor do folheto.)

governo composto de fidalgos, que aprenderam a política en tre os divertimentos do jogo e da caça; d'aquelle governo qui sempre dormin sobre os assumptos mais sagrados da campublica: d'aquelle governo que nunca se occupou de manta a independencia da nação, e que tão graves crimes perpetro que mereceu o odio e a execração de todos os portugueza Ali! Eu sou testemunha das lagrunas que vertestes, quanem setembro proximo passado se vos disse que a regent fóra restaurada pelo orgulhoso despotismo dos inglezes. Qui rendo conquistar-nos, recorreram a estabelecer um govern de estupidos, sem energia, sem talentos e sem patriotismo em uma palavra uma collecção de automatos, que executasem mechanicos movimentos, á vontade das impressões [ glezas; era um governo de fidalgos !! Desenganemo-nos: nos havia em que no parlamento inglez fóra assentado move o principe regente a transportar-se aos seus estados do Brizil, para estabelecer a nova capital no Rio de Janeiro, e 📢 quando sua alteza real se recusasse a esta proposição, delle o governo inglez mandar ás costas do Brazil uma grande 📽 pedição, que atacasse em differentes pontos os dominios f tramarinos do seu alliado 2. Que homens!... Que lealdade!... Já o exercito de Junot não pisava o territorio portuguez, se não podia pretextar que Portugal era um paiz de conquiste

Os fidalgos são homens como os outros, mas de ordinario quanta sua nobreza tem origem de um tronco annoso, os fructos que prodezem são pêcos e mai sazonados. A nobreza é um premio o premio se poe talentos e serviços. Ora é uma verdade incontestavel, que a necesidade e o principio activo, que desenvolve os nossos talentos, e como fidalgos exprunem nun poucas necessidades, e por 1880 que os seus lentos costumam ser de uma esphera munto ordinaria. Os grandes da o generadora França não estão n'este caso, porque todos devem os sentudos e a sua grandeza a seus serviços relevantes. Gracas as luzas e imperador philosopho (Nota do redactor do folheto.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quem quizer capacitar-se da verdade da minha asserção leta discurso do celebre l'uti, que se traduziu em Lasboa, e corre em notalinguagem. Pelo não ter agora a mão e que não declaro por intenstitulo d'esta tão extraordinaria, como revoltante dissertação. (Nota do nactor do folheto.)

nounce, curas seo rousadas, e nenhumas reos seus donos, por ser tudo pouco para despezas sos e conservação de cousas que nunca se hão de

nos agora em relação a sua alteza: partindo do reino novembro de 1807, nunca deu provas de se lemseus antigos vassallos. São passados dezesete meaca se lembrou de mandar um brigue ás costas de que nos trouxesse novas da sua pessoa. No mez de 1808 partiu da barra do Porto um navio com di-Rio de Janeiro, para noticiar a sua alteza os succeselle tempo: mandava-se-lhe dizer que os seus vasavam expondo as suas vidas para lhe restaurar o ue se tinham pedido soccorros à Inglaterra, e que não devia esquecer-se de um povo que o amava, demente que nos mandasse quanto antes dinheiro e corque de tudo careciamos para o bom exito da emque sua alteza real era o mais interessado. E que (eiu a 1sto? Entrou algum comboio nos portos? Que reia um só navio, que nos trouxesse noticias do Rio ? Todavia ricas frotas navegam do Brazil para In-

lezes bem conheciam que os vassallos portuguezes não eram la entrada do exercito francez em Portugal, logo não tinham lar os nossos navios. Fazer o que fizeram foi quererem aleidestruir o commercio e a navegação portugueza, como vão la conseguido. E se um tal procedimento foi escanglaterra, levando para ali a riqueza e a abundancia, e passando defronte das nossas costas, não deitam em terra uma saca de arroz ou caixa de assucar. Oh! desamor! Oh! ingratidão de um principe! D'aqui é licito concluir que sua alteza renunciou espontaneamente o direito á corôa de Portugal. Existe logo em vagatura o throno portuguez, porque a regencia, que erigira o principe antes de partir, è um governo fanatico, illegal e nullo. As leis fundamentaes da monarchia não permittem que o principe traspasse a corôa a sujeito da sua amisade. Se o principe legitimo existe, governe elle; se não existe, a coróa cae de novo na mão dos povos, que sós a podem dar - zr trimonio particular dos principes, mas um deposito sagrado 500 que se lhes confiou para promoverem, e não para arruina rem a fortuna publica. È logo nullo por sua natureza o governo da regencia. Estamos por consequencia nas circumstancias de eleger um chefe que nos governe.

cOh! e com que pressurosa anciedade devemos occuparnos do complemento d'esta grande obra! Portugal precipitouse nos abysmos da anarchia. Trazei á memoria o que viste=
e ouvistes nos dias que precederam a chegada do marecha
duque de Dalmacia. Quem assassinou o general Bernardin
Freire¹? Quem assassinou os seus ajudantes de ordens
Quem tirou a vida a um capitão da leal legião lusitana²
Quem arrastou pelas praças publicas os cadaveres ensanguentados de João da Cunha e Luiz de Oliveira³? Quem fu

<sup>1</sup> O general Bernardim Freire foi fuzilado em Braga pela populaça por conhecer que não podia resistir ao exercito imperial, e os seus ajudantes tiveram a mesma sorte, só porque eram seus ajudantes. (Nota de redactor do folheto.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Este capitão ia em serviço publico com cartas do bispo. O seu crime foi ter bigode, porque muitos francezes tambem o têem, e a prova mais decisiva da sua traição consistiu nas cartas que levava, porque n'aquelle tempo quem fosse apanhado com uma carta no bolso era jacobino, traidor, etc. (Nota do redactor do folheto.)

João da Cunha foi assassinado por um bando de malvados, sendo commandante das baterias do Senhor do Bomfim. Mataram-o por não dar aos paizanos quanta polvora lhe pediam, por occasião de um rehate

de de desgraçados que estavam nas cadeias d'esta cidade de Quem arrombou as portas d'aquella prisão, soltando tedos os facinorosos que ali estavam<sup>2</sup>? Quem matou cruamente o desembargador Leal? Quem se atreveu a atacar as portas do aljube para assassinar o respeitavel magistrado, thanceller da relação; o abbade de Lobrigos, e suas irmãs<sup>3</sup>? Quem traspassou, oh! céus! com duas balas o honrado brigadeiro Antonio de.Lima Barreto<sup>4</sup>? Para que é augmentar o

tano que elle conhecia. Qual fosse o crime de Luiz de Oliveira ainda o imoro: os ministros que o sentencearam poderão dize-lo. Mas por grandes que tivessem sido as suas culpas, não competia ao povo o assassimble, e muito menos arrastar o seu cadaver até á praia de Villa Nova, dende o lançaram ao Douro, depois das mais inauditas barbaridades sobre o seu corpo. (O brigadeiro Luiz de Oliveira da Costa Almeida Osorio taba sido condemnado por sentença da relação do Porto de 17 de sembro de 1808, como traidor á patria, por partidario e sequaz dos frances; mas por sentença da relação de Lisboa de 28 de março de 1817 foi declarado innocente e livre de culpa, rehabilitada portanto a sua fama e memoria posthuma). (Nota do auctor d'esta obra.)

l'Estes miseraveis foram espingardeados as portas da cadeia sómente pur se dizer que eram jacobinos; os seus cadaveres tiveram a mesma sePolitica que os dois precedentes. (Nota do redactor do folheto.)

No se pode encarecer o extremo da insubordinação e anarchia a que cheção o povo, depois de se dizer que ousou franquear as portas da celeias da relação a todos os ladrões, salteadores e assassinos que ali se achavam. Que delirio!... Todo o homem de bem tremia em sua cas, temendo que um malvado gritasse á porta: morra, que é jacobino. (Nota do redactor do folheto.)

le chanceller da relação, e o abbade de Lobrigos, foram salvos mileromente pela guarda da policia, e pelo tocante discurso do padre mestre frei Ignacio, religioso de S. Francisco. É escusado perguntar-se que crimes tinham: o primeiro era jacobino porque, e só porque o povo que que elle o fosse; o segundo porque queria embarcar para o Bratil Talvez que os seus accusadores pensassem que o Rio de Janeiro ficara mais perto da França do que Lobrigos. (Nota do redactor do folheto.)

O brigadeiro Antonio de Lima Barreto esteve dirigindo o fogo das letries até ao tempo em que avistou algumas já tomadas pelo exercito lences. Então, conhecendo que seria baldado e mui perigoso todo o estamo que se continuasse a fazer, clamou: Senhores, encravem essas peças, entirem-se, que estamos perdidos. A resposta foram dois tiros que o por morto. (Nota do redactor do folheto.)

Parece-nos que se tivessem sido verdadeiras as crueldades que Thiers

numero de vossos crimes? Vós não conheceis, e não conhecieis auctoridade alguma que vos governasse. D'estes males nos veiu tirar o duque de Dalmacia e o seu exercito. Elle nos trouxe a paz. A paz é o maior bem que os céus nos podem conceder sobre a terra. A paz traz a abundancia, a alegria e os prazeres mais deleitosos. Porque nos não decidimos pelos dictames da prudencia e dos nossos bem calculados interesses? Falta-nos um pae, um amigo, que queira remediar a orphandade de tantos filhos, de tantos miseros escravos, até aqui zombaria de uma nação perjura, e expostos ás violencias e explosões da anarchia? E iremos longe para achar este pae, tão necessario e suspirado? Fallae por mim virtudes sobera nas, que constituis o augusto caracter do duque de Dalma cia... Sim, meus concidadãos, a benigna Providencia do Se nhor nos depara o mais justo e sabio principe que podiamos desejar. Os homens chegam á soberania por caminhos diffe rentes; uns são ali levados pelo sangue, outros pela intrigae outros emfim pelas virtudes. Mas a intriga não respeita 🗪 merecimento; o sangue é um mimo da fortuna, e quanto mais velho menos energia tem. As virtudes, as virtudes e os talentos foram e serão sempre no tribunal da rasão os verdadei ros titulos da soberania. Homens machinas não servem para reis. Os povos querem para seus chefes homens sublimes e bemfazejos; querem varões consummados na divina arte, que se diz politica; querem emfim heroes, que sustentando em uma mão igual a balança de Astréa, empunhem na outra a espada de Marte. Taes devem ser os reis, e tal é por nossa felicidade o duque de Dalmacia.»

Eis-aqui o modo por que se exprimia para com o marechal Soult o redactor do folheto de que acima demos o titulo. Não se póde negar que o marechal se houve, como já dissemos.

e alguns outros mais nos dizem terem sido praticadas pelos portuenses contra alguns francezes, por occasião da entrada de Soult no Porto, seguramente não deixariam de ser mencionadas no longo catalogo, que d'esta especialidade nos apresenta o folheto de que acima temos dado noticia, e é este um dos motivos por que não acreditâmos na existencia de taes crueldades. (Nota do auctor d'esta obra.)

com toda a moderação e bonhomia para com os portuenses. parados que foram os inevitaveis males da entrada do seu carito no Porto. Dizer que isto era causado pelo pensamento reservado, que já trazia, de se fazer rei de Portugal, ou \* se lembrar de o ser, é proposição temeraria e injusta, por cio da qual se iria pôr uma mancha seguramente immereda n'uma das maiores illustrações militares dos exercitos k Napoleão, e que em toda a guerra da peninsula deu sempre provas de ser homem humano e philanthropico. Mas ou que elle trazia essas idéas, sem subordinar a ellas a sua conducta, ou que ellas lhe foram suggeridas posteriormente » Porto pelos actos de reconhecimento que os moradores requella cidade lhe tributaram, penhorados pela benevolena, que para com elles usára, e por esta causa elle se subormon a ellas, é cousa que parece não ter duvida, pelo que ka dito, poisque se não póde julgar provavel que a iniciativa Ceste negocio, tão grave como era, partisse dos mesmos moradores espontaneamente, antes se lhes deve suppor suggerida por alguem, que privasse com o duque de Dalmacia. Seja porém como for, certo é que as idéas de o levarem a rei de Portugal elles lh'as manifestaram em publico por meio da impressa, e na sua presença lh'as annunciaram tambem de viva voz e por escripto, firmado este acto com a assignatura de milhares de individuos, e bem assim que elle Soult lh'as ouvin de bom grado, e benevolamente lhes respondeu às petições que sobre tal materia lhe apresentaram. O resultado de tudo isto foi tornarem-se os povos do Minho um tanto mais trataveis e humanos para com os francezes, chegando até o proprio clero a tornar-se-lhes menos hostil, vendo-se effectivamente que os soldados de Soult cessaram desde então de serem assassinados, quando, desgarrados, eram encontrados por aquelles povos, sendo estes aliás os que até ali se lhes inham mostrado mais encarniçadamente inimigos.

Entretanto esta benevolencia, se do coração existiu, não pasara para áquem do Douro, achando-se todo o paiz ao d'elle decididamente pronunciado contra os invasores. In prova d'esta asserção citaremos o desastrado fim que n-2.º 1906.

teve o tenente coronel francez de cavallaria Lameth. Ajudani de campo do marechal Soult, era particularmente conheción e estimado em todo o seu estado maior. Na campanha 🖥 Hespanha e Portugal servira no regimento n.º 22 de cam dores, tendo-se sempre distinguido em todas as acções 🛑 que se tinha achado. Bemquisto, como era de todos, 🐠 official fora mandado ao Porto como portador de despacida vanguarda do exercito, e voltando de lá para a meso vanguarda com um pequeno destacamento, em que també vinha o tenente Choiseul, ajudante de campo do genera Franceschi, ao passarem por um caminho excavado, per de S. João da Madeira, caíu sobre elles uma descarga con rada de um partido, destacado das forças portuguezas, @ debaixo das ordens do coronel Trant se achavam em Albe garia. Este partido havia-se ali emboscado para intercepti as communicações do inunigo. Aos primeiros tiros foram lo mortos o tenente coronel Lameth e dois dragões do respectidestacamento. O ajudante de campo Choiseul, apesar de 📬 prisioneiro e ser despojado do que levava, conseguiu ain assim escapar-se. Este acontecimento amargurou consuler velmente o marechal Soult, que tendo feito observar no si exercito a mais rigida disciplina, não podia deixar por outlado de garantir a segurança individual do mesmo exercit e com estas vistas castigar severamente todos os actos qui attentassem contra ella. Convencido pois da necessidade d' te recurso, commetteu ao general Thomiers o dirigir-se a 🛦 rifana com uma brigada para castigar os culpados. Thomis foi n'esta commissão acompanhado por um magistrado potuguez para proceder a uma devassa, em consequencia 🦪 qual foram fuzilados cinco ou seis individuos, indiciados terem commettido o crime, ao passo que o seu verdadei perpetrador, que era um major de milicias, se poz logo salvo do perigo, escapando-se para alem do Vouga, onde foi apresentar ao coronel Trant, que indignado pela sua coducta, o mandou apresentar ao marechal Beresford. 🕮 facto obrigou-nos de alguma maneira a antecipar a orde chronologica dos acontecimentos, unicamente com o fim e

portugueza estava como na primitiva, e como depois portugueza estava como na primitiva estava como na primitiva

A noticia que chegára a Lisboa da entrada do marechal wk no Porto fizera a mais terrivel impressão, tanto no gommo, como nos moradores da capital. Na sua ordem do dia **h 2 de abril o marechal Beresford a communicára sem re**uto nem reserva alguma ao exercito portuguez, dizendohe: • O inimigo, tendo-se apoderado de Braga, avançou com putela e de vagar contra a cidade do Porto, encontrando resistencia, poisque a insubordinação do povo tornou o seu proprio valor, e os esforços dos seus officiaes para Intardar e impedir a sua approximação. No dia 26 o inin chegou ás vizinhanças do Porto. A 27 tentou alguns rues vivos, que foram repellidos pela intrepidez da tropa. mesmo aconteceu no dia 28; mas a 29, pela desconfiança 🛮 🗱 introduziu entre o povo e a tropa, augmentando a rchia e a confusão, que são sempre o seu resultado, frusrem-se todas as tentativas dos officiaes, assim portugue-🔼 como inglezes, para dirigir as operações da grande força estava na cidade, onde o inimigo entrou com pouca per-A grande cidade do Porto, defendida por 24:000 homens, edos com trincheiras e reductos, nos quaes se encontraperto de 200 peças de artilheria, succumbiu facilmente inimigo de pouco mais de metade do numero da sua rnição, apesar do povo e dos seus defensores serem leaes

A força que ali existia era de 3 brigadeiros, 8 coroneis, 11 tenentes mais, 13 majores, 9 quarteis mestres, 6 capellaes, 4 cirurgiões móres, tenheiro, 1 espingardeiro, 17 ajudantes, 9 ajudantes de cirurgia, 19 handeiras, 8 tambores móres, 1 cabo de tambores, 34 musicos, capitaes, 81 tenentes, 93 alferes, 246 sargentos, 62 furrieis, 433 cabo teaquadra, 99 tambores e pifanos, 5:127 anspeçadas e soldados, ao todo 24:016 praças as defensoras do Porto. (Nota que se acha inseta de Lisboa.)

e valorosos. As riquezas d'esta cidade, a sua numerosa artilheria, e milhares de armas e munições, tudo absolutamente foi presa do inimigo. Tudo isto aconteceu por ter o mesmo inimigo conseguido, debaixo das apparencias de patriotismo, a desunião e insubordinação total, da qual sempre se segue uma ruina mais funesta para aquelles que tentam resistir ao inimigo. Pela mesma occasião os francezes se apoderaram da ponte do Douro e de Villa Nova. O tenente coronel Trant, que a regencia promoveu a coronel do exercito portuguez, por decreto de 3 de abril, immediatamente saíu de Coimbra para o Vouga em observação ao Porto com o regimento de milicias d'aquella cidade, e perto de duzentos academicos, que o quizeram acompanhar, levando quatro peças de artilheria. O brigadeiro Silveira, tendo noticia que os francezes mandavam marchar forças do Porto para a banda de Penafiel, dirigiu as suas tropas para Amarante, abandonando o seu anterior plano de se dirigir para Braga, onde é insignificante a força que o marechal Soult ali deixára, ficando libertas todas as mais terras do Minho».

No primeiro supplemento de 7 de abril, ao n.º 14 da Gazeta de Lisboa, se dizia tambem a similhante respeito: «Todas as noticias vindas do Porto confirmam que a grande desordem e continua desobediencia da populaça ás auctoridades militares e civis foram a verdadeira causa de se facilitar aos francezes a entrada n'aquella cidade. O barão d'Eben quiz. junto á Barca da Trofa, e em outras mais partes do caminho, que vae de Braga para o Porto, fazer disposições para obstar á marcha do inimigo; mas a populaça ora approvava, ora desapprovava as suas determinações, como se por si tivesse alguma intelligencia da sciencia militar! D'este estado de cousas resultou ver-se obrigado o barão d'Eben a abandonar seu projecto e a retirar-se para o Porto, sem nada poder ter > tar contra o inimigo. N'esta cidade em vez das ordenança-s conservarem o seu posto, embaraçaram constantemente 🕩 🗦 movimentos da tropa, e aindaque combatessem com valorcomtudo faziam-n'o tumultuariamente e não debaixo da vo de homens intelligentes, e esse mesmo valor se tornou inutil -

É certo que a massa geral do povo queria o bem publico, dominada por um ardente patriotismo, que lhe inflammava o coração; mas os meios de que lançou mão, bem longe de a conduzirem ao fim para que com tanto ardor trabalhava, precipitaram tudo na anarchia, tornando impossivel toda a resistencia. Se ainda, quando os francezes começaram a entrar no Porto, o povo e as ordenanças se retirassem para dentro das casas, e fortificados n'ellas fizessem um fogo matador sobre os atacantes, teriam certamente feito grande estrago, e talvez mesmo salvado a sua terra natal; porém para isso era necessario que tivessem consentido nas medidas antecedentes, para que tudo se conduzisse com regularidade e ordem.» Finalmente no mesmo sentido da ordem do dia de Beresford, ou invectivando tambem o espirito anarchico dos habitantes do Porto, appareceu uma proclamação dos governadores do reino, dirigida á nação portugueza, com o fim de exigir d'ella obediencia, como meio absolutamente indispensavel para a salvação do paiz 1.

Tendo por aquelle tempo o governo inglez decidido tomar a seu soldo 20:000 homens de tropas portuguezas, os governadores do reino convidaram, por decreto de 7 de abril, a assentarem praça nos corpos de linha todos os individuos de dezeseis até trinta annos de idade. Beresford partira, como jà dissemos, no mesmo dia 7 de abril de Lisboa para o seu quartel general em Thomar, onde chegou no dia 8. Reconhecendo ali a desorganisação e indocilidade em que o exercito portuguez por então se achava, convenceu-se da necessidade de tratar quanto antes de n'elle introduzir a subordinação e a disciplina, e de se limitar igualmente a occupar o paiz com as forças que ali tinha, postadas na defensiva entre o Tejo e o Mondego, observando cuidadosamente os movimentos do exercito do marechal Victor, que era o que por então mais cuidado lhe dava, na impossibilidade de poder operar contra Soult. Ao brigadeiro Manuel Pinto Bacellar mandára que se conservasse na Guarda, para quanto podesse embaraçar a

U

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o documento n.º 61.

communicação e juncção das forças do general Lapisse (que por aquelle tempo se achava para Sam Felices), com as do exercito de Soult. Ao general Silveira tinha expedido instrucções sobre a natureza da defeza, que lhe competia fazer na provincia que governava, recommendando-lhe que se apoderasse de todos os passos que conduziam do Minho e do Douro para Traz os Montes, dirigindo a sua particular attenção sobre o caminho do Porto para Lamego por Penafiel, Amarante e Peso da Regua: estas ordens tinham igualmente por sim fazer com que o mesmo Silveira embaraçasse tambem pela sua parte a communicação e juncção do marechal Soult com o general Lapisse. Com o tenente general sir John Cradock, ainda por então commandante das forças inglezas em Portugal, instára novamente o marechal Beresford, depois da tomada do Porto por Soult, para que com as suas tropas marchasse de prompto pela estrada de Coimbra direito ao Porto, e ali se fosse bater de frente com as francezas do mesmo Soult, que não podia deixar de vencer, e obrigar a sair d'aquella cidade, emquanto que elle Beresford marcharia pela sua parte por Vizeu a Lamego, e de lá ao Peso da Regua, onde as iria ameaçar de flanco, por lhe parecer pela inacção de Victor, que este não estava muito disposto a entrar em Portugal tão cedo. Batido por esta fórma o marechal Soult, como elle julgava que brevemente seria, ficavam depois as tropas inglezas e portuguezas habilitadas a fazer o mesmo ás do citado Victor, mallogrando-se assim esta nova invasão dos francezes em Portugal, tanto pelo norte, como pelo sul do reino. Sir John Cradock porém não concordára no plano, porque julgando-o baseado sómente em conjecturas, entendia ser cousa duvidosa bater Soult e libertar o Porto, ao passo que com certeza deixava Lisboa em perigo de ser tomada pelo marechal Victor, que, segundo era informado, andava em perseguição do general Cuesta, tendo já mandado avançadas para as vizinhanças de Badajoz. Por conseguinte parecia-lhe que por este lado não podia haver cousa que embaraçasse a marcha de Victor sobre a nossa provincia do Alemtejo, d'onde viria logo bater ás portas de Lisboa, poisque o governador militar d'aquella provinci, o tenente general Francisco de Paula Leite, poucas forças tim disponiveis, alem das que se achavam de guarnição em Mas. Á vista pois d'isto o marechal Beresford continuou na matiga posição entre o Tejo e o Mondego, Bacellar na que scupava na Guarda, e Silveira em Amarante, como brevemente veremos. Ao general Leite ordenára o marechal Berestord que combinasse as suas operações militares com as dos despanhoes, sem que todavia faltasse ao necessario para a defera de Elvas e da provincia que governava.

Pela sua parte os governadores do reino julgavam que para mais segurança de Lisboa era necessario defender a peninsala ao sul do Tejo, comprehendida entre este rio e o Sade, da qual se achava então commandante militar o tenente general Manuel de Almeida e Vasconcellos. A este respeito ciava Beresford para o governo, na data de 14 de abril, diendo: «Nas circumstancias actuaes convem limitar-nos micamente á defeza da capital, visto não poder a defeza da peninsula ao sul do Tejo ser feita por um exercito tal, como o que temos, pois similhante defeza exige um muito maior. En não imagino que a capital fique em perigo, aindaque o inimigo se apoderasse de Almada, d'onde todavia poderá · fazer algum damno a Lisboa; mas não posso persuadir-me que venha a este logar, tendo em vista tão insignificante objedo. Entretanto, querendo alliviar Lisboa de similhante inquie-Actio, escrevi ao sr. Cradock, que ordenasse ao commandante engenheiros inglezes, que fizesse um plano para cobrir La capital por aquelle lado. Emquanto ao que fazem os engemeiros portuguezes da parte de Almada, só posso dizer que Idinheiro e tempo perdido, e ainda será peior se ali metterem artilheria e munições, para cairem nas mãos do inimip, o que não poderá deixar de acontecer, menos que não **lemba a bondade de se apresentar diante das bôcas de fogo,** se lhe fazer necessario <sup>1</sup>. Eu asseguro a v. ex. <sup>2</sup> que não

<sup>1</sup> Este mau juizo, seito pelo marechal Beressord a respeito das sortitações da margem do sul do Tejo, delineadas pelos engenheiros portuseres, corrobora de alguma sorte o que lord Wellington igualmente sez,

me admiro que os povos, vendo similhantes preparativos, e taes meios de defeza, desconfiem dos motivos, e calculem como traição o que só é ignorancia nas suas profissões, causada pela falta de experiencia. Emquanto á peninsula, limitome a dizer que tudo quanto n'ella vejo defensavel é o forte de Palmella, no qual se deve cuidar o mais possivel; e em logar de pormos todo o nosso desvelo n'uma defeza exterior, e que finalmente se não póde sustentar, empreguemos todos os meios para esta parte, fortificando aquella interessante for taleza, que poderá sempre inquietar o inimigo, e servir-no de apoio, no caso de que se apresentasse occasião favorave em que o quizessemos atacar. E eu pretenderia que esta pracse fizesse com capacidade para conter ao menos 1:000 homen A esta fortaleza devemos juntar o forte de S. Filippe de See tubal, que postoque incapaz de longa defeza, é interessan a guardar pelo tempo que for possivel. E pelo que respeita villa de Setubal, ella deve-se encarregar aos seus habitantes as ordenanças do paiz, que ali se concentrarão; mas julgo que esta villa lhes não offerecerá uma longa protecção». Ao cita 🗗 🖚 tenente general, Manuel de Almeida e Vasconcellos, dizia tarm bem Beresford a este mesmo respeito, na data de 13 de abral «Não posso conceber como na actual situação de Portugav. ex. a pretenda 8:000 homens para defender Setubal, 40000 para Palmella, 6:000 para Almada, e 800 para o forte da Atalaia, junto a Aldeia Gallega, o que tudo monta a uma forçade 15:200 homens. Para se defender assim Portugal não bastariam 600:000 homens. Portanto vou ordenar em detalhe o que v. ex.ª deverá fazer. Guarneça v. ex.ª de artilheria, de gente, munições de bôca e guerra, o forte de S. Filippe, para fazer a mais prolongada defeza, que lhe for possivel, e encarregue e disponha as ordenanças circumvizinhas, e os habitantes de Setubal para a defeza da villa do melhor modo que esta for compativel com os seus recursos. Pela mesma maneira guar-

com relação aos trabalhos do major da referida arma, José Maria das Neves Costa, quanto aos terrenos ao norte de Lisboa e linhas de Torres Vedras, como adiante veremos no capitulo y d'este volume.

eque cobre Setubal. A defeza de Almada dependerá das forisações de campanha, que se lhe construirem, e será fornecida de Lisboa. Emquanto á Aldeia Gallega, admira-me vê-la
tetada como praça de guerra, sendo um logar aberto e indetea, e que se não póde sustentar sem grandes recursos. O regianto de milicias, que for de Lisboa, servirá para guarnecer
s. Filippe e Palmella, e sobrando alguns homens, se applicatio à defeza da villa. Desde logo mande v. ex.ª exercitar as
relacaças no exercicio da artilheria, para poder tirar d'ellas
este serviço na occasião. Faça v. ex.ª as possiveis diligencias
para conseguir as parelhas de que precisa, e quando as não
posa alcançar dos particulares, deve v. ex.ª remetter para
lisboa a artilheria restante, para que não seja inutilmente
ariscada..»

Por este modo se íam já dispondo as cousas para uma séria resistencia contra os francezes do Porto. Logoque o marechal Soult deixou Traz os Montes, para se dirigir ao Minho, o brigadeiro Silveira, que anteriormente se tinha retirado de Chaves para a formidavel posição da serra de Santa Barbara, resolven-se a avançar d'esta serra sobre aquella praça, logoque via o inimigo em distancia de lhe não poder valer. Ao approximar-se de Chaves, ordenou que esta se tomasse por assato, desde o Cavalleiro da Amoreira até á Brecha dos Açougues, o que se verificou com muito pouca perda nossa, sendo a do inimigo para mais de 300 mortos e 200 prisioneiros, segundo o computo do mesmo Silveira<sup>2</sup>. Entraram em Chaves os regimentos n.ºº 12 e 24 de infanteria, alguns corpos de milicias e caçadores do monte: os francezes que esca-

Como a defeza da peninsula ao sul do Tejo tinha por aquelle tempo em seu favor votos de muito peso, entre os quaes se contava o de D. Misel Pereira Forjaz, e julgo que alguns annos antes o de Gomes Freire de Andrade, entendemos util, com relação ao futuro, apresentar nos extractos acima a valiosa opinião de um militar tão eminente como foi o marechal Bereaford.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lá dissemos que pelas exagerações d'este general acreditamos pouco n'estes seus calculos.

param recolheram-se ao forte de S. Francisco, resolvidos a resistir. Desde o dia 21 até 24 de março fez-se um vivo fogo de parte a parte, com a vantagem de terem os mesmos francezes por si doze peças de artilheria montadas, entrando algumas de grande calibre, não tendo os nossos por si uma só, por lhes não terem chegado os parques de artilheria. O dia 25 do dito mez foi pelo general Silveira designado para se tomar o forte à escalada. Ao regimento de infanteria n.º 12 destinouse o ataque pelo picadeiro do regimento de cavallaria n.º 6, a que aquella villa servia de quartel; ao de infanteria n.º 24 o que tinha a fazer-se pelas portas, e finalmente às milicias de Moncorvo e de Miranda o que se destinava para a Senhora da Lapa. Estando tudo prompto, fez-se uma intimação ao commandante do forte, o qual pediu a concessão de uma hora para responder. Suspendeu-se o fogo, e tendo passado o praso, novamente se intimou ao commandante, que dentro em cinco minutos se rendesse á discrição, a não querer que se verificasse o ataque. Depois de alguma hesitação entregou-se finalmente á discrição, aprisionando-se por este modo 1:270 soldados, 25 officiaes, 23 empregados civis e cirurgiões. Acharam-se no forte muitas munições, 12 peças de artilheria e mais de 1:000 armas em bom estado, alem de muitas quebradas, e arruinadas, 80 cavallos e trinta e tantas bestas de transporte.

No dia 26 fez o general Silveira marchar para as alturas os regimentos de milicias de Lamego e de Bragança, bem como para Salamonde o batalhão de caçadores do monte de Montalegre. No dia 27 mandou para a ponte de Cavez os regimentos de milicias de Villa Real e Miranda; no dia 29 tiveram o mesmo destino os regimentos de infanteria n.ºs 12 e 24, sendo do intento do mesmo Silveira operar um golpe de mão sobre Braga, onde sabia que os francezes tinham deixado bastantes bagagens, e uma guarnição de 2:000 a 3:000 homens. Estava destinado o dia 2 de abril para esta surpreza, quando no dia 30 de março chegou ao mesmo Silveira a noticia de que o Porto se tinha rendido, entrando n'ella os francezes. Recebendo depois d'esta noticia a ordem e instrucções do marechal Beresford, para particularmente attender ao cami-

to que do Porto se dirige para Lamego por Penafiel, Amarate e Peso da Regua, fez então marchar as suas tropas, não san grande repugnancia, na direcção de Villa Real. No dia 3 tabril soube o general Silveira que as avançadas francezas inham apparecido á vista de Canavezes, intentando passar a Traz os Montes por aquelle ponto, ou por Entre Ambos os Rios. À vista d'isto mandou marchar para Canavezes os regimentos de milicias de Chaves e de Villa Real, e para Entre Ambos os Rios o de Miranda, indo o resto do exercito para Amarante. No dia 7 de abril estavam estes pontos guarnecidos, tendo sido por duas vezes atacado o de Canavezes, sempre com vantem dos nossos e perda do inimigo, que retrocedeu para Penafiel, d'onde tinha avançado. No dia 9 marchou o proprio Silveira para Amarante, resolvido a embaraçar ali igualmente o passo aos inimigos, se porventura pretendessem, ou quizessem passar o Tamega.

Foi a dita villa de Amarante a que teve a gloria de fazer suspender a marcha ao general Loison, quando em junho de 1808 se dirigia de Almeida para a cidade do Porto, e a de la igualmente em abril de 1809 salvado as duas provincias te înz os Montes e Beira dos estragos e mortes de que as meçava a invasão das tropas francezas no referido anno. Os amarantinos, resolvidos a defender-se até à ultima extremidade, tinham em fins de março do dito anno de 1809 mandado certificar-se da marcha dos francezes, e pedir ao general Francisco da Silveira Pinto da Fonseca para que os apoiasse com algum soccorro de gente n'aquella difficil conjunctura. Pela sua parte o povo n'aquelles logares que lhe designaram Passou a abrir fossos, a levantar trincheiras e a construir baterias, trabalho em que se entreteve desde 25 até 31 de março, on que se soube da chegada de uma columna a Villa Meã, distante d'ali duas leguas. Foi isto um incentivo para se correr às armas, e esperar os francezes a pé firme em posições vantajosas. Vendo que não vinham, os amarantinos os foram voluntariamente esperar 1. Já antes de 9 de abril, em que che-

Is em junho de 1808 marchavam 500 amarantinos, pouco mais ou senos, pela estrada da Rovoreda, a encontrarem-se, e baterem-se com os

gára a Amarante o general Silveira, tinha este mandado para ali algumas ordenanças transmontanas, e o tenente coronel Antonio de Lacerda para as commandar, e sobretudo o coronel Agostinho Luiz da Fonseca com o seu regimento de Chaves. Alem d'esta forca havia mais cousa de 400 soldados do regimento do Porto, 60 homens da legião, alguma cavallaria, e varios regimentos de milicias; mas na defeza de Amarante e dos vaus, abaixo e acima d'esta villa, sómente estiveram as citadas tropas pagas com alguns milicianos de Guimarães e Basto, sendo todos os mais paizanos de espingarda. Silveira fez de Amarante o centro das suas operações militares. Passando á margem direita do Tamega, atreveu-se a ir até Penafiel, onde entrou no dia 13, depois de um aturado choque, que ali teve com os francezes, os quaes tiveram de se reforçar com a brigada do general Foy, que saíu do Porto com duas peças de artilheria. Esta brigada, junta á do general Caulaincourt, que em 31 de março fora mandada para Penafiel, formaram uma divisão, cujo commando se deu ao general Loison. Á vista de uma tão consideravel força, commandada por tão habeis generaes, o mesmo Silveira julgou dever retirar-se para Villa Meã e Pildre. Como se isto ainda não bastasse, o marechal Soult mandou sair do Porto no dia 14 de abril o general Delaborde com o resto da sua divisão, e dez peças de artilheria, pondo tambem debaixo das suas ordens a divisão provisoria do general Loison, e a que o general Lahoussaye conduzia por Guimarães a Amarante.

No dia 15 o general Delaborde passou a ribeira de Sousa, indo tomar posição em Penafiel, resolvido a assegurar-se das passagens do Tamega em Canavezes e Amarante, provavelmente nas vistas de ter uma retirada segura para o seu exercito, quando necessario lhe fosse effeitua-la. No dia 18 o mesmo Delaborde decidiu-se a atacar os nossos, que se achavam emboscados em Pildre, Manhufe e Villa Meã, d'onde os obrigou

1:200 soldados da divisão de Loison, distinguindo-se entre a gente das mais terras, que ali fôra para o mesmo fim; em 1809 appareceram sempre nas escaramuças e correrias, que diariamente havia nas avançadas entre os nossos e os francezes.

12 retirarem precipitadamente, depois de uma sensivel perd, em que entrou uma peça de artilheria. D'ali avançou conmarante, aonde os dragões francezes entraram de envolta com a retaguarda dos portuguezes, que iam em tão precipiida foga, que abandonaram a villa, passando-se para a margem esquerda do Tamega, resolvidos a irem-se refugiar nas montanhas proximas. Foi n'esta critica occasião que o tenente coronel do regimento de Chaves, o bravo e valente tenente coronel Patrick, um dos officiaes inglezes que já estavam ao serviço de Portugal, julgando vergonhosa similhante retirada, pode reanimar os soldados do seu corpo, e levando-os a voltarem-se contra o inimigo, de espada na mão passou da margen esquerda para a direita do Tamega, acompanhado d'aquelles que o quizeram seguir, isto quando o mesmo inimigo se chava já senhor da villa. Fazendo com a sua gente duas mamiscas emboscadas, uma no principio, outra no meio da villa, leve o arrojo de suspender por espaço de duas horas a marcha dos francezes, obrigando-os até a recuarem, de que resultou salvar-se por causa d'esta demora muita da nossa gente e dos nossos paizanos, moradores da villa, alem de mulheres e creanças, que tudo teria sido victima da barbaridade france-24, a não ter tido logar esta heroica acção de Patrick. Durante a sua gloriosa empreza teve elle a desgraça de receber graves feridas, que lhe roubaram a vida, ao passo que os seus companheiros, depois de andarem a braços com os francezes, vendo que contra si iam estes crescendo em demasiado numero, e The ja lhes não era possivel retirarem-se a salvo, ousados abriram caminho por entre as balas e as bayonetas dos contrarios, conseguindo por esta fórma ganharem a margem esquerda do Tamega, repassando assim a ponte. «Eu vi este official, dizia <sup>o</sup> marechal de campo Silveira ao marechal Beresford, cobrir com o seu regimento a retirada que se fez de Manhufe: chegon a passar a ponte, e seguiu os seus quasi acima de Amarante, onde foi ferido; veiu até à ponte, onde principiou a desfallecer; foi retirado do combate, e logo soccorrido. Foi para o convento de Mesão Frio, e ali bem assistido, e depois conduzido por um medico e um cirurgião para Lamego». Pela sua parte o marechal Beresford dizia para os governadores do reino: «Morreu o bravo tenente coronel Patrick, expirando das feridas que recebeu, havendo valorosamente desempenhado os seus deveres na frente do regimento de infanteria n.º 12. A Inglaterra perdeu um vassallo benemerito e Portugal um bom defensor».

Foi a heroica acção de Patrick quem animou Silveira a imita-lo quanto possivel, voltando-se igualmente decidido a defender bravamente a dita ponte, onde por então fez tão celebre o seu nome, adquirindo para elle um titulo de gloriosa recordação . Com aquelle proposito Silveira distribuiu a sua gente pelas baterias, sustentando corajosamente a cabeça da ponte, por onde o inimigo pretendia passar para o outro lado do rio. A força do combate durou até ás nove horas da noite, afrouxando, mas não cessando durante toda ella, quer de uma, quer de outra parte. No dia 19 ao amanhecer renovou-se o ataque, acabando tambem com a noite, sem que o inimigo podesse forçar a ponte, não obstante ter recebido o reforço da divisão de Lahoussaye, composta esta da brigada de dragões de Marisy, e da de infanteria de Sarrut. Se os francezes cui-

<sup>1</sup> Este titulo foi o de conde de Amarante com que o governo do Rio de Janeiro o agraciou. A este general portuguez dedicou por aquella occasião o seguinte soneto um poeta d'aquelle tempo:

Uma nuvem de fumo o ar povôa, E do Tamega enluta as margens frias, O portuguez canhão quatorze dias, Sem descanço algum ter, fuzila e trôa.

De um lado a outro lado a morte vôa Por entre essas crueis artilherias, E perdendo as antigas ousadias, Curva o duro francez a altiva prôa.

Amigos hespanhoes, nação brilhante! Eis como cá seguimos vossa esteira, Eis nossa Saragoça, eis Amarante.

Os olhos ponha em nós a Europa inteira. E veja, em amplo quadro flamejante, O Tamega, Ebro, Palafox, Silveira.

dans seriamente no ataque, os nossos esmeravam-se tamcom todo o empenho na defeza da ponte e vaus do Tamega, levantando baterias e assestando peças uma legua de Amarante, onde eram os ditos vaus. Media 20 buscaram os francezes atravessa-los, sem desistirem de passagem da ponte; quatorze horas durou a acção, sem ada conseguirem, tendo n'ella experimentado uma perda consideravel, como confessaram n'uma carta que se lhes interceptou e em que pediam reforços. Desde o dia 20 até 29 bouve sempre um vivo e continuado fogo de parte a parte; me tendo chegado aos francezes mais 2:000 homens da divinde se achava em Braga, commandada pelo general Heudet, com mais algumas peças de grande calibre, protestaram des no dia 29 passar o Tamega. As aguas d'este rio correm per entre rochedos, sendo em Amarante que ellas vão mais profundas, e como encaixilhadas por entre os ditos rochedos. A villa está situada na sua margem direita sobre o cabeço de · monte, descendo as casas da povoação desde lá até á margem do rio. A ponte, que lhe liga as duas margens, é de cantaria e solidamente construida, compondo-se de quatro arcos; a sua entrada achava-se mascarada em parte pela igreja de un convento de frades dominicos que ali havia, sendo uma porção principal d'este edificio a que estava em face da ponte, **de modo que se não podia chegar a ella senão pelo lado di**reito. Na margem esquerda acha-se a pequena aldeia de Villa **Beal, atravessada** pela estrada, que ladeia para a esquerda, poto à raiz de um outro monte, que está a leste do rio, monte aliás escarpado, e que só pelos lados póde ser tomab. A ponte da parte dos francezes achava-se minada, e tres rdens de palissadas lhe obstruiam a passagem, que era de mais a mais dominada por uma bateria nossa de dez peças de rtilberia. O monte da margem esquerda do rio era occupado elos nossos, que d'elle descobriam à vontade tudo quanto e passava na ponte, podendo reforçar commodamente a sua mguarda, que se achava postada em Villa Real, cujas casas nham as portas barricadas, e as janellas em fórma de ameias, onde partia um vivo e continuado fogo contra o inimigo.

Pelo meio dia de 29 de abril principiou portanto a jogar con tra a posição portugueza o fogo de quatorze peças immigas, 📂 forçadas pelo de dois obuzes. Das duas para as tres horas d tarde formaram os francezes tres ataques, um sobre a pone os outros sobre os vaus do rio, ataques que acabaram pel nove horas da noite com grande perda sua, pois muitas vez se varreram as columnas que se dirigiam á ponte, e igumente as do largo de S. Gonçalo. No dia 30 de abril hor menos fogo; mas no 1.º de maio novos reforços chegaram inimigo, e com elles o proprio duque de Dalmacia em pesso Ao amanhecer do dia 2 de maio appareceu sobre o Tame uma nevoa mais grossa e espessa do que è costume. Aprove tando-se d'ella, poderam os francezes chegar à nossa prime trincheira, que estava na cabeça da ponte, e pondo n'ella 🕻 guns barris de polvora, lhes deitaram o fogo, atirando co algumas bombas para o sitio das nossas guardas. Foi a'e occasião que um pequeno numero de francezes, guiados p alguns traidores portuguezes, poderam penetrar nas nos fortificações, e surprehender pela retaguarda as baterias ponte. A espessura da nevoa não deixava ver nada aos sole dos portuguezes, os quaes, vendo-se atacados pela retaguida, desanimaram logo, de que resultou fugirem precipital mente pelo caminho de Mesão Frio e Campeã. Silveira acuaaos postos que havia para baixo da ponte, e d'elles se retis em fórma com os regimentos que os guarneciam, que era milicias de Chaves, Villa Real e Miranda, com quatro peças artilheria sobre Entre Ambos os Rios. Para este mau resultaconcorreu não sómente a circumstancia da nevoa acima não rida, mas tambem a perda de varios artilheiros nossos, en os quaes se contou a de um tenente coronel e a de Bento 🔎 de Sá, que em poucos dias passára de tenente a major, n sua intrepidez, valor e habilidade; fazia pontarias tão cerque desmantelava todas as peças inimigas. A sua superid dade sobre os artilheiros francezes era reconhecida; mas mo passasse de afouto a temerario, foi victima d'esta sua que lidade no dia 29 de abril com geral sentimento de todos seus compatriotas.

In quatorze dias defendeu Silveira corajosamente a marmesquerda do Tamega, retardando assim as emprezas de por aquelle lado, o que muito importante foi para as mequentes operações do exercito luso-britannico. A defeza ponte de Amarante foi tal, que os mesmos papeis francezes 100mmemoraram, segundo allegou Silveira, como cousa notrel no seu genero, seguramente para mais honrarem as suas Apesar d'isto forçoso nos é confessar, e com sentimento de portuguez o fazemos, dizendo que tanto esta, como mais allegações feitas pelo mesmo Silveira para justificar retirada de Amarante, posição que tanto convinha conwar para as ulteriores operações do exercito, parece não arem verdadeiras, poisque o marechal Beresford, bem lonp de lhe approvar a sua conducta, lh'a condemnou desabridemente, como por officio seu fez saber, com data de 5 de mio, a D. Miguel Pereira Forjaz, dizendo-lhe: «As tropas do rigadeiro Silveira foram inteiramente dispersas sem terem fito a menor resistencia, aindaque alguns dias antes, sendo madas por alguns officiaes valorosos, ellas tivessem mostrado um animo e resolução que lhes fazia honra. Pela carta do brigadeiro Silveira vê-se claramente que esta desgraça bi occasionada antes pela ignorancia e negligencia, ou por **me conducta ainda mais culpa**vel da parte dos officiaes, do pe pela superioridade do numero das tropas inimigas, vistoa posição do brigadeiro suppria a inferioridade do numero **sua tropa. Perderam-se todas as peças, munições, etc.** arto ámanhã para Vizeu, e hei de estabelecer o meu quartel meral em Lamego o mais breve que me for possivel, onde rarei as mais exactas informações sobre os motivos, ou para bellior dizer sobre a conducta das pessoas que foram a causa leste tão desgraçado acontecimento, que dentro em pouco mpo espero será recuperado». Este expressivo officio do

Assim se diz no Diario das operações de Silveira; mas nós duvidada inteira verdade das suas asserções, sempre destinadas ao seu endecimento pessoal.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Duas são as cartas, ou officios do brigadeiro Silveira, as quaes o bitor achará no documento n.º 61-A.

marechal Beresford deve seguramente diminuir hoje muito na opinião publica o excessivo brilhantismo da conducta do brigadeiro Silveira, a quem aliás a fama tanto engrandecêra por aquelle tempo, tendo-o como um grande vulto militar, em rasão da defeza de Amarante, por elle dirigida e sustentada, defeza que se tinha por um dos maiores feitos do exercito portuguez, e que como tal não póde hoje ser olhada, á vista do modo por que o mesmo Silveira attenuou por fim merecimento do que já anteriormente havia praticado 4.

Apesar do que acima se diz, é forçoso confessar que o brigadeir

Francisco da Silveira Pinto da Fonseca foi um dos mais notaveis officiaces
generaes do exercito portuguez durante a guerra da peninsula, parecerado-nos por tal motivo justo apresentar aqui ao leitor a sua biographio que para o diante igualmente faremos a respeito de alguns outros generaes portuguezes tambem n'ella distinctos, poisque se assim procedem para com lord Wellington e marechal Beresford, sendo estrangeiros, rasso é que por igual teor nos conduzamos para com os nacionaes.

Francisco da Silveira Pinto da Fonseca, gran-cruz da Torre Espacia, de Christo e de S. Fernando na Hespanha, commendador das mesmas ordens, nono senhor das honras de S. Cypriano e de Nogueira do Dou tenente general dos reaes exercitos, etc., nasceu em 1762 na extincta villa de Canellas, concelho encorporado na freguezia de S. Miguel de Poiares, termo de Villa Real, tendo sido seus paes Manuel da Silveira Pinto da Fonseca e D. Antonia Silveira, da mesma Villa Real. Contava-se entre os seus maiores como mais distincto o famoso Antonio da Silveira, un dos heroes portuguezes que por seus illustres feitos immortalisaram o seus nome na India. Com rasão pois se tinham já por nobres os seus antepassados, muito antes de se lhes conceder o senhorio das honras de S. Cypriano e Nogueira, de que o citado tenente general foi nono possuido como acima se disse.

Indo assentar praça no regimento de cavallaria de Almeida aos 25 dabril de 1780, foi promovido a alferes do mesmo regimento a 27 de fe vereiro de 1790, e depois a tenente do regimento de cavallaria n.º (então chamado dos ligeiros de Chaves), a 17 de dezembro de 1792, e positim a capitão e ajudante de ordens do marechal de campo e governado das armas da provincia da Beira, João Brun da Silveira, aos 17 de dezembro de 1799. Por occasião da guerra que em 1801 tivemos de sustentar contra a França e Hespanha, Silveira, acordando-se com alguns nobres da sua provincia, levantou um corpo de voluntarios, de que foi sargento mór, corpo que apenas figurou na desgraçada empreza de Monte Rei, ordenada por Gomes Freire de Andrade, da qual já fallámos a pag. 377

Silveira porém, continuando com as suas operações depois d'aquella retirada, deixou no dia 3 de maio uma guarnição Entre Ambos os Rios, para defeza d'aquella importante passagem, dirigindo-se de lá para a de Pala, a fim de reunir a outra gente que para ali se tinha retirado; e a que fôra para Villa Real e Mesão Frio a mandou elle reunir na Regua, sobre a margem esquerda do Douro. No dia 4 já todos os pontos d'este rio estavam guarnecidos, ao mesmo tempo que as avançadas inimigas appareciam abaixo de Mesão Frio. No dia 5 che-

riços que em tal occasião prestou foi promovido á effectividade de sarsento mór para o seu dito regimento de cavallaria n.º 6, e posteriormente tenente coronel em 14 de março de 1803, corpo que commandava quando com os mais do exercito portuguez se mandaram marchar nos fins de 1807 das fronteiras do reino para o litoral.

Na cidade de Aveiro se achava elle, quando para Coimbra foi chamado com o seu regimento, para testemunhar em dezembro do mesmo anno →le 1807 a aniquilação dos regimentos de cavallaria n.º 6, 9, 11 e 12, Teituada n'aquella cidade por ordem do general Junot. Tendo conseguido do governo francez a sua demissão do serviço, Silveira partiu depois para a cidade do Porto, nas vistas de se evadir para bordo da esquadra ingleza, d'onde tencionava passar para o Brazil, o que não conseguiu, de que resultou dirigir-se por fim para Villa Real, onde posteriormente foi um dos principaes fautores da acclamação do governo legitimo em Traz os Montes em 1808, cujos serviços a junta do supremo governo do Porto lhe galardoou em 21 de julho d'aquelle mesmo anno com a patente ele coronel do seu antigo regimento de cavallaria n.º 6. Vindo como commandante da vanguarda no exercito de Bernardim Freire, quando no dito anno de 1808 marchou do Porto sobre a capital, entenderam os govermadores do reino promove-lo ao posto de brigadeiro, para depois lhe confiarem o governo militar da provincia de Traz os Montes, como con-Faram por carta regia de 15 de fevereiro de 1809. Falto de uma adequada força para impedir ao marechal Soult a invasão que effeituou na **veferida provincia, da praça de Chaves se retirou Silveira para Villa** Pouca de Aguiar, d'onde não tardou a voltar outra vez para a dita praça, apenas soube que o referido marechal se dirigia para Salamonde e Car-Valho d'Este.

Á sua façanha da tomada de Chaves em breve se seguiu a da sua defeza da ponte de Amarante contra as tropas francezas do general Loison. A muito alto elevaram alguns similhante defeza, allegando não chegarem as forças de Silveira a 3:000 homens, sendo a maior parte d'ellas sem

E.

Douro na Regua, e sabendo que os francezes se adiantam pelo caminho de Campeã sobre Villa Real, e que o general Bacellar se achava já em Lamego com a sua divisão, fez passar 1:200 homens para guarnecer Villa Real. No dia 7 approximava-se d'esta mesma villa uma divisão franceza de 4:000 homens; mas como visse que pelas montanhas de Alvações do Tanha para ali marchava igualmente a nossa tropa, a dita divisão retirou de prompto, dirigindo-se para as altu-

disciplina, e apesar d'isso poder fazer face com ellas a 10:000 francezes de tropa regular: outros ha que o condemnam, fundados nos officios do marechal Beresford sobre este assumpto, pelos quaes se vê ter-se o general Silveira deixado miseravelmente surprehender. A isto se seguiram depois as queixas que o mesmo Beresford officialmente levantou contra elle, dando-o como culpado do marechal Soult se ter podido escapar para Galliza, o que todavia lhe não embaraçou a sua promoção a marechal de campo, sendo como tal declarado na ordem do dia de 21 de maio de 1809, em contemplação, segundo o que n'ella se diz, ao zélo e patriotismo com que se havia conduzido. Na defeza da provincia de Traz os Montes (da qual continuou a ser governador das armas), se empregou por mais de um anno, até que no dia 4 de agosto de 1810 foi travar um combate com os francezes nas vizinhanças de Puebla de Senabria, do qual saíu triumphante a cavallaria portugueza, valorosamente commandada pelo capitão Francisco Teixeira Loho. Após aquelle, um outro combate se seguiu no dia 10 do citado mez de agosto, em que Silveira, de mãos dadas com o general hespanhol, D. Francisco Taboada Gil, conseguiu aprisionar um batalhão suisso na força de 400 homens, que guarneciam o castello de Senabria.

Quando o marechal Massena se dispoz a invadir Portugal, foi o general Silveira um dos incumbidos de lhe observar a retaguarda, de que resultou dirigir-se com o seu pequeno exercito para as vizinhanças de Almeida, de cujo cerco desistiu, em rasão das forças francezas do general Gardanne, que sobre elle vieram no dia 43 de novembro de 4810. No seguinte dia teve logar a acção de Valverde, na qual seis esquadrões francezes e tres de lanceiros (que tornavam a cavallaria inimiga tres vezes superior á nossa), e um numero consideravel de infantes, foram rotos e postos em fuga pelo pequeno exercito do general Silveira, que, apesar de não ser favorecido pelo terreno que pisava, denodadamente venceu todas as difficuldades que contra si tinha, causando ao inimigo a consideravel perda de 300 mortos no campo, alem de muitos prisioneiros.

Entretanto a divisão Claparede, que o general Drouet, conde de Er-

ras do Marão. No dia 9 Silveira adiantou as suas avançadas até Campeã, chegando no dia 10 á Casa da Neve, d'onde o inimigo fugiu para as alturas da Ovelha. Foi n'este mesmo dia que um piquete nosso de 15 cavallos se bateu com uma partida inimiga de 50 homens, fazendo-o tão valorosamente, que o seu commandante mereceu que o marechal Beresford lhe desse um posto de accesso. Ainda no mesmo dia, intentando os francezes passar de Mesão Frio á Regua, estando ainda guarnecido o ponto da Barca do Carvalho pelo regi-

lon, tinha deixado ficar de guarnição em Trancoso e Pinhel, marchou depois contra Silveira, a quem atacou e bateu no dia 31 de dezembro na ponte de Abbade do lado de Trancoso, indo novamente ataca-lo na villa da Ponte no dia 11 de janeiro de 1811, de que resultou retirar-se para Lamego, e atravessar o Douro no dia 13 com bastante perda de gente, a que se seguiu ir o mesmo Claparede entrar depois na dita cidade de Lamego e ameaçar o Porto. Ainda assim, tendo chegado ao Rio de Janeiro a fama dos serviços de Silveira, o governo do principe regente lh'os galardoou no dia dos seus annos, em 13 de maio de 1811, com o titulo de conde de Amarante, a que se seguiu ser depois promovido a tenente general em 5 de fevereiro de 1812 e ordem do dia de 23 do referido mez e anno, contando a antiguidade d'este posto desde o 1.º de janeiro anterior.

A segunda divisão do exercito luso-britannico andou sempre annexa uma divisão portugueza, formada pela segunda e quarta brigadas, composta aquella dos regimentos de infanteria n.ºº 2 e 14, e esta dos regimentos n.ºº 4 e 10 com caçadores n.º 10. A referida divisão teve por commandante o tenente general sir John Hamilton, na ausencia do qual lhe succedia no referido commando o tenente general conde de Amarante, o qual dignamente o substituiu com vantagem da patria e gloria do seu nome, sobretudo na guerra junto dos Pyrenéus até ao momento da sua terminação, depois da qual passou a desempenhar o seu antigo logar de general das armas da provincia de Traz os Montes.

Tendo rebentado no Porto a famosa revolução liberal de 24 de agosto de 1820, e cuidando a junta provisoria, que por effeito d'ella se installou, em chamar ao seu partido o conde de Amarante, enviou-lhe com estas vistas para Traz os Montes o arcediago da sé do Porto, Luiz Teixeira Homem de Brederode, levando-lhe cartas de seu irmão e vice-presidente da referida junta, Antonio da Silveira Pinto da Fonseca, bem conhecido depois de 1823 pelo titulo de visconde de Canellas com que el-rei D. João VI o galardoou pelos seus serviços absolutistas, abandonando o partido liberal. Ás cartas não deu o conde de Amarante resposta alguma, sendo

mento de milicias de Bragança, pertencente à divisão do general Silveira, não o poderam fazer, pela viva opposição que acharam no citado regimento. No dia 11 o mesmo Silveira reforçou com mais tropa a sua vanguarda da Casa da Neve, principiando o fogo na manhã do dia seguinte entre as partidas avançadas no sitio da Ovelha: pelas onze horas travava-se ali um combate. A força do exercito inimigo era de 4:000 para 5:000 homens, com bastante cavallaria; e seis peças de artilheria, estando tudo collocado em posições vantajosas, as

o seu portador por elle mandado prender, tendo por criminosa a citada revolução. Com esta convicção reuniu pois em Chaves as tropas da provincia para a combater; mas seu cunhado, Gaspar Teixeira de Magalhães e Lacerda, as chamou ao seu partido, como fautor e partidista que então foi da citada junta do Porto, postoque tambem depois em 1823 abraçou o partido absoluto, de quem recebeu o titulo de visconde do Peso da Regua. Vendo-se portanto sem meios alguns de marchar contra os revoltosos do Porto, o conde de Amarante dirigiu-se de Chaves para Ponte de Lima, retirando-se por fim para Villa Real, onde cheio de amargura, pelo triumpho da causa liberal, foi perder a vida, victima de uma molestia de peito, no dia 29 de maio de 1821, contando apenas de cincoenta e oito para cincoenta e nove annos de idade. Seu corpo foi conduzido da freguezia de S. Dionysio da referida villa para a extincta villa de Canellas, sendo lá sepultado no jazigo que a sua familia tinha na capella mór da ermida da invocação do Divino Espirito Santo, no dia 31 do citado mez e anno. Fez testamento, deixando por seu herdeiro e testamenteiro seu filho primogenito, Manuel da Silveira Pinto da Fonseca, que foi o segundo conde de Amarante e primeiro marquez de Chaves, titulo que se lhe deu em 1823 pelos seus serviços liberticidas.

O conde de Amarante, Francisco da Silveira Pinto da Fonseca, teve do seu casamento com D. Maria Emilia Teixeira de Magalhães e Lacerda, irmã do citado Gaspar Teixeira, tres filhos: o referido marquez de Chaves, que foi casado com uma filha do marquez de Alegrete, de quem não teve successão; Miguel da Silveira, que morreu assassinado no antigo collegio dos nobres; e D. Marianna da Silveira, que casando com Bernardo da Silveira Pinto, depois visconde da Varzea, teve d'elle quatro filhos, dos quaes os primeiros dois foram, João da Silveira Pinto da Fonseca, que foi segundo visconde da Varzea, e Francisco da Silveira, que ficou representando a casa dos Silveiras, e foi casado com uma filha natural de seu tio, o citado marquez de Chaves, nascendo d'este casamento Manuel da Silveira Pinto da Fonseca, que casou com uma filha do barão de Paulos, e vivem actualmente em Villa Real.

ques todavia o inimigo foi obrigado a deixar. O terreno foi orgiosamente disputado; os generaes misturavam-se com os soldados, animando-os, e dando-lhes o exemplo; mas por fim Loison, que ali commandava os francezes, retirára-se durante ecuro da noite para Gateães, deixando a victoria a Silvein, que na manhã do dia 13 o perseguiu por tal fórma, que Le apanhou tres peças de artilheria, bagagens, muitos bois, t bestas de transporte. O mesmo Silveira marchou então a postar as suas avançadas em Manhufe, sobre o caminho de Penafiel, e em S. Gens, sobre o caminho de Guimarães. No mesmo dia 13 entrou em Penafiel, por ordem do general Silreia, o coronel Manuel Antonio de Carvalho com 600 homens, vo tempo que o inimigo d'ali se retirava com bagagens que anduzia, abandonando o Porto. A guarda que as escoltava hgiu, logoque soube da approximação das nossas tropas, deixando ficar em poder d'ellas cento e dezenove carros, doze peças de maior calibre e dois obuzes; mas a maior parte dos carros manchegos foram pela dita guarda destruidos, assim omo muitas munições que queimára. De Amarante tinham os francezes retirado no mesmo dia, em consequencia da approximação do marechal Beresford, como adiante veremos, roubando n'aquella villa tudo quanto n'ella acharam de preciono, queimando todas as casas, e tirando a vida a quantos portuguezes encontraram, sem que a ninguem respeitassem por sua idade ou sexo. O cruel Loison quiz mostrar por esta sua conducta que ainda se não tinha esquecido de ser a villa de Amarante a causa principal do desaire de não ter entrado Porto em junho de 1808. Que a perda experimentada junto dita villa foi grande, assim o testificaram os habitantes do Porto, vendo quasi diariamente chegar áquella cidade carros de seridos, não fallando nos mortos que se acharam nos entilhos das casas queimadas e destruidas.

Se a sorte das armas pelo lado de leste do Porto se não tinha mostrado prospera á causa do marechal Soult, depois dos seus primeiros successos, pelo lado do sul do Douro também lhe não era muito favoravel. As tropas que destacára para a margem esquerda d'aquelle rio haviam estabelecido

em Grijó o seu quartel general, mandando para a villa 👊 Feira 1:500 homens, e para a villa de Ovar 1:200. Em Arci fana de Santa Maria tinham-se postado 400 de cavallaria. em Oliveira de Azemeis 280 como guarda avançada, este dendo-se até ao Pinheiro da Bemposta, para esclarecer o par até ao Vouga. No principio de abril corria entre os alhado que os francezes da villa da Feira íam ser reforçados com m 2:000 homens, sendo constante que por toda a parte iam se queando os povos por onde passavam e onde residiam. Foi 💣 Coimbra onde se começou a estabelecer contra os invasors um foco de salutar resistencia, senão como convinha, ao mi nos como era possível. Logoque n'esta cidade se soube 🍵 entrada das tropas de Soult no Porto, o coronel Trant, que marechal Beresford mandára para ali como governador militar, buscou logo sair contra o inimigo, enthusiasmando par o acompanharem, não sómente os habitantes da cidade, ma igualmente os academicos ou estudantes da universidad que á porfia correram ás armas, pedindo acaloradamente con exaltado patriotismo aos seus commandantes marchar iguamente contra o Porto, a par da tropa de linha e milicias. O 🕬 ronel do corpo academico, Tristão Alvares da Costa Silvein que fazia as vezes de commandante e chefe do mesmo corpno impedimento do vice-reitor da universidade, Manuel Par de Aragão Trigoso, fez com effeito juntar os academicos prod'elles escolher cento e cincoenta, que o coronel Trant requisitára. Entretanto quasi todos os que no anno anterio tinham formado o dito corpo se offereceram para irem con o mesmo Trant contra o inimigo. Tendo recebido cartuxa no largo do Museu, d'ali marcharam para o seu destino pa meia hora depois do meio dia de 34 de março, encontranjá pela estrada grande numero de soldados, alem de muit outras pessoas de ambos os sexos que do Porto e outras mi terras vinham fugidas. No referido dia 31 de marco form ficar a Fornos, para onde igualmente marchou o regimento de milicias de Coimbra, e 200 soldados das de Vianna. 👊 tambem acompanharam os academicos. Trant não julgou pri dente passar d'ali para diante, pela diminuta força de que 🕮



pula, indo de Fornos frequentemente a Coimbra, para cuidrans meios da sua fortificação, cujas obras o mesmo Trant
cultura a José Bonifacio de Andrada e Silva, que alem de
inte de metallurgia da universidade, era tambem major do
tro academico. Dentro em quatro dias levantou-se na ponte
e inua de Agua de Maias uma bateria e fosso, que no fim
faquelle tempo se julgaram em estado de resistir aos primiros repellões das forças do inimigo. No dia 6 de abril os
tademicos marcharam de Fornos para as Vendas Novas,
tampanhados por algumas companhias de caçadores e gramiros de milicias de Coimbra, bem como pelos referidos
taldados do regimento de Vianna.

Pela estrada do Porto seguiu o resto das ditas milicias, religido pur um batalhão de infanteria n.º 1, na força de 420 Facas, bem como pelos granadeiros do mesmo corpo, e por moutro batalhão do 13.º de infanteria, na força de 557 hoens: dois esquadrões de cavallaria do principe, ou cavallam o.º 4, na força de 200 cavallos, acompanhavam também toda esta tropa, cuja infanteria de linha era no total composta de \$77 homens. Chegados às Vendas Novas, d'ali saíram no dia 7 de abril, seguindo a estrada de Aveiro. Foi então que entre 05 nossos correram as mais aterradoras noticias, dizendo-se 🗪 😘 francezes tinham já passado o Vouga, levando todas \* poroações a ferro e a fogo. Isto deu logar a que os academios, chegados á altura da Palhaça, tres leguas alem das Vendes Novas, se mettessem em linha de batalha com a mais tropa, occupando elles a ala direita. Os morrões accesos da atilberia academica, que ía nos flancos, as armas já carregades, os amiudados tiros que ao longe se ouviam, e finalmente m rebate geral que corria por todas aquellas povoações, tudo ananciava a proximidade de um combate serio com o inimigo. Iodavia Trant julgou mais prudente retirar, em attenção á diminia gente de que dispunha, para com ella se poder oppor tima divisão de 6:000 homens, que ousados marchavam do Porto, em rasão da recente victoria que ali tinham ganho, victoin que franqueára a Soult a entrada da cidade. Na Palhoça se remiram tambem as ordenanças de todos aquelles districtos,

apresentando-se cada um dos individuos d'esta terceira linha armado como as suas circumstancias lh'o permittiam. Da Palhoça voltou novamente o corpò academico para as Vendas Novas, d'onde pela manhã tinha saido, marchando no seguinte dia para Avelãs de Caminho, d'onde passou para o Sardão, indo-se aquartelar em Agueda. No dia 10 de abril todos os corpos armados, que n'esta povoação se achavam acantonados, tiveram ordem pelas dez horas da noite para d'ali por diante se acharem pela manhã em armas, o que logo na seguinte de 11 e d'ahi por diante se começou a executar, conservando-se assim todos os corpos até ás oito horas do dia durante a descoberta, segundo é pratica entre os inglezes.

Foi no mesmo dia 11 que os corpos da divisão de Trant, a que no Sardão se tinham já reunido as companhias graduadas do Porto, começaram a desfilar das suas antigas posições e quarteis para a larga e espaçosa Gandra da Mourisca. O corpo dos academicos ia na vanguarda de todo o exercito, sendo este composto dos corpos já acima mencionados, tendo-se o esquadrão de cavallaria do principe dividido em piquetes pelas margens do Vouga. Não decorreu muito tempo que não apparecesse o coronel Trant, cuja guarda foi sempre feita pelo corpo academico, e passando ali revista a toda a sua força, achou que se elevava a quasi 4:600 homens de todas as armas. Pelas onze horas do dia 12 de abril pozeram-se os corpos em armas e marcharam para alem do Agueda meia legua, onde fizeram alto, mettendo-se em linha na mesma Gandra da Mourisca, onde já tinham sido revistados. Ali correu a noticia de que os francezes pretendiam passar o Vouga na ponte de Allumiar, ponte do Vouga, e Talhadas. o que foi causa de todo o exercito se pôr logo em movimento, examinando Trant o seu numero e a sua ordem com a maior intrepidez e sangue frio. Todavia em vez de avançarem, os francezes retiraram para Albergaria a Nova, tres leguas para alem do Agueda, o que deu logar a que o nosso exercito fosse até Serem, onde ficou, bem como no Vouga, vigiando, por meio de avançadas, a estrada d'entre ambas as Albergarias. Foi por aquella occasião que o visconde de Barbacena offereceu aos academicos de cavallaria, da parte

de meral, algumas patentes no seu esquadrão, offerta que de he agradeceram, supplicando todavia a graça de contimem no serviço militar como soldados. No dia 43 ordenou lanta aos commandantes dos differentes corpos que os fizesmentam chamar ás armas e os mandassem marchar para a banda do Vouga, ficando os academicos em Agueda, por terem de dar guardas ao quartel general, e fazerem a guarnição e policia do logar.

Poi por aquella occasião que Trant, avançando com uns porcos de paizanos armados, caíu sobre uma partida de inimigos, que afugentou, matando-lhe cinco homens. Pelas cinco lors da tarde do dia 17 de abril os academicos sairam de Agueda para a villa da Trofa, para onde se mudou também • quartel general, postando-se os demais corpos na Mourisca, Vorga e Serem, tornando depois para Agueda, em rasão da micia de que os francezes vinham em força contra a nossa ente. Os academicos passaram da Trofa para a villa de Seadaens, procurando o Vouga. Esta posição era muito importame por estar aquella villa proxima à ponte do Allumiar ou da Rata, tantas vezes ameaçada pelo inimigo, achando-se fronteira á povoação de Alcherubim, onde elle tinha já commettido inauditas hostilidades. As margens do Vouga foram então vigiadas muito attentamente pelos academicos, patru**la designation de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra della co** do Eixo, serviço que cessou no dia 22, por ter o coronel Trant de marchar no dia immediato com a sua gente para o compo da Mourisca, onde a formou e lhe passou revista, man**dando occupar** depois as posições que mais importantes lhe preceram. Pela sua parte os academicos foram postados no declive do outeiro que domina a ponte, e o pantano ou lagôa do Marnel, tomando pela meia noite uma posição mais proda dita ponte, por onde o inimigo teria de passar, no que avançasse. Na tarde de 30 de abril foi que os frances avançaram com bandeira parlamentar para áquem de Albergaria. O parlamentario era o general de cavallaria Dude, o qual, depois de feitas as ceremonias do estylo, conferenciou com Trant, desenganando-o este de que, nem elle,

nem a sua gente abandonariam jamais as suas bandeiras para seguirem as da França, sem nada lhes embaraçar com os funestos resultados que elle Dubel lhes prognosticava, no caso de resistencia aos seus convites.

No dia 1 de maio chegou á divisão portugueza do coronel Trant a noticia de que algumas tropas inglezas tinham já entrado em Coimbra, para onde marchavam igualmente outras em maior numero. Todavia foi sómente no dia 7 que a guarda avançada e a cavallaria dos alliados se pozeram em marcha d'aquella cidade para a do Porto, fazendo alto no dia 8, para darem logar a que o marechal Beresford chegasse com as forças do seu commando ao alto Douro. As que ficavam debaixo das immediatas ordens de sir Arthur Wellesley dividiram-se em tres corpos, um dos quaes era commandado pelo tenentegeneral Paget, e o outro pelo tenente general Sherbrooke= ambos elles marcharam direitos a Albergaria a Nova, em quanto que o terceiro, commandado pelo general Hill, la deando em Mogofores sobre a sua esquerda, tomou a direcção de Aveiro, onde entrou no dia 9 do citado mez de maio -Foi n'este mesmo dia que os corpos de Paget e Sherbrooke chegaram às margens do Vouga com toda a sua força, principiando a marchar de la para a sua frente pela meia noite do dia 10, tomando a direita á divisão de Trant, indo-se estender até à Gandra da citada Albergaria a Nova, inteiramente decididos a expulsarem de lá para fóra os francezes, que n'ella porventura encontrassem.

Pela sua parte a divisão de Trant desfilou da villa de Serem pelas duas horas da noite do mesmo dia 10, fazendo marchas forçadas para ganhar a dita Gandra, onde chegou, quando as vedetas inglezas se estavam já batendo com as francezas. O inimigo achava-se emboscado em um pinhal ao nascente da referida Gandra. A divisão de Trant formou-se em linha de batalha com toda a mais tropa, que já n'esta attitude se achava ali igualmente postada. Uma parte dos academicos destacou-se em caçadores, juntamente com os demais corpos. Por aquelle mesmo tempo já a nossa cavallaria tinha corrido ao ataque. Os tambores da nossa columna tambem pela sua

put davam signal para elle; desenrolaram-se as bandeiras des corpos, acto a que se seguiu marcharem todos para a Inte a passo dobrado com o maior enthusiasmo. A artilhemacademica, e a de linha de Vianna, com as suas quatro pees de calibre 3, tendo tomado posição na ala direita, receberam ordem para se adiantarem, como ambas ellas praticam. O inimigo porém poz-se em retirada, desamparando precipitada e vergonhosamente a emboscada, em que se tinha postado, mettendo-se em linha de batalha. N'esta retirada os fracezes deixaram no sitio da emboscada muitas cavalgadurs, mochillas cheias dos roubos que tinham feito, grandes loiadas e armas. A fuga era tão precipitada, que a cada passo \* encontravam barretinas, fardas, capotes, botas, e finalmente tudo o que fazia embaraço para se andar ligeiro. A columna em que ía o corpo academico avançou até ao riacho de Ul, que lhe não foi dado passar, o que igualmente succedeu a toda a divisão de Trant, em consequencia da ordem que para esse fim recebeu 4.

Similhante ataque, principiado ás quatro horas e meia da manhã, e concluido ás dez, deixou um franco e livre caminho cercito luso-britannico por todo o mencionado dia 10, degando a Oliveira de Azemeis pelas quatro horas da tarde. Foi ali que o corpo academico teve ordem de ladear para a esquerda, e tomar a estrada de Madail, em cujos pinhaes acampou, ficando junto da sua artilheria e da de Vianna. Por este modo os francezes, que desde um mez antes se tinham adiantado do Douro até ao Vouga, se começaram a retirar precipitademente para o Porto. A divisão de Trant, continuando a avançar com o mais exercito, chegou á villa da Feira pelas onze horas e meia da manhã do dia 11 de maio. Já por aquelle tempo se achava ali a columna de infanteria ingleza, que até então formava a esquerda do exercito, e que vinha de Ovar, onde

A força portugueza entrada no combate da Albergaria no dia 10 de maio compoz-se dos regimentos de cavallaria n.º 4, 7 e 10, e dos corpos de infanteria n.º 1, 13 e 16, com artilheria n.º 4, fazendo ao todo 1:801 homens, tendo de perda tres soldados feridos.

inteiramento destroçára os francezes que estavam a villa. O corpo academico, avançando em marcha dobre xou á retaguarda a dita columna, que depois tomou do centro, indo até às Cruzes das Vergadas, onde d para as dez horas da manhã começou um encarnicado que no mesmo dia 11 teve logar, finalisando pelas ras da tarde, no cabeço de um monte, que fica á di logar das Vendas de Grijó. A divisão de Trant, em t corpo academico, chegando ás ditas Cruzes, metter linha de batalha, já começada por grande parte da ca portugueza. Immediatamente entrou na columna e l esquerda, volteando uma montanha que havia aban Por esta forma seguiu a divisão de Trant a estrada de sempre beira mar; e chegando áquelle sitio, quand sel posto, acampou fóra da povoação n'um pinhal qu junto d'ella, dando ao mesmo Trant uma guarda de c academicos, commandada por um capitão e dois int Na acção do dia 11 teve grande gloria o regimento pon.º 16, perdendo um subalterno e alguns soldados; n visão de Trant não entrou n'ella, porque, apesar da ve' das suas marchas, já não apanhou os francezest.

À vista do exposto è um facto que em toda a camp Vouga, que durára por quarenta dias, o coronel Tra tado sempre a uma guerra defensiva, por causa da desproporção de forças entre as suas e as inimigas, temente mostrou, como seu general, a par da sua actividade e decisão, muita intelligencia e grande ser de espirito, electrisando os seus subordinados, tar seu exemplo, como pela sua conducta. Foi elle quer já dissemos, enthusiasmára em Coimbra, e levára a p armas a mocidade academica, que com jubiloso pate e notavel dedicação lhe seguiu os passos e tomou o e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A força portugueza entrada no combate de Grijó no día 4 compoz-se dos citados corpos de cavallaria n.º 4, 7 e 10, e dos teria n.º 4, 13 e 16, fazendo um total de 1:884 homens, tendo um official morto e tres soldados, sendo feridos um official e um

tento mais um corpo de soldados vencedores, que de tento se davam os parabens pelos seus proximos triums, do que mancebos arrancados a uma vida tranquilla e tentaria, expondo-se aos incommodos da guerra e a um teo de morte, que a todos parecia imminente 1. Do Porto

<sup>1</sup> No Telegrapho de 1809 se publicaram por aquelle tempo os dois mintes sonetos; um aos estudantes de Coimbra, pelos seus heroicos es contra os francezes em abril e maio d'aquelle anno, outro contra peleso.

## SONETO AOS ESTUDANTES

Vivei, filhos da deusa, que é só dona Das sciencias, que o sabio em si conserva, Vivei para terror d'essa proterva Nação, que o roubo, que a crueza abona.

Mostrae até na mais remota zona, Vingando a patria d'essa vil caterva, Que em Lusitania os filhos de Minerva São juntamente os filhos de Bellona.

Que peito costumado á branda avena, Quando o clarim da guerra sóa e brada, Com gloria o segue, gloria não pequena!

Veja a escrava nação, por vós prostrada, Menear a mão na paz a douta penna, Brandir na guerra a vingadora espada.

Por F.

## SONETO CONTRA NAPOLEÃO

Caiu Memphis soberba, e Tiro altiva, Babylonia caiu, caiu Carthago, Troia em chammas ardeu, provou o estrago Do ataque pertinaz da mão argiva.

Macedonia expirou, soffreu captiva Thebas, a de cem portas, mortal trago, Roma o nome perdeu no Stigio Lago, Submersas todas são, nenhuma é viva.

Sesostris, Alexandre, Alcides fero, Jazem todos no pó, Danao ufano, E o filho de Pelêo, o heroe de Homero.

Passou do throno ao reino do Sumano Julio Cesar feroz, sumiu-se Nero, Resta cair Paris e o seu tyranno.

Por A. R. Q.

havia saído, como já dissemos, pela tarde do mesmo dia em que Soult entrára n'aquella cidade, a cavallaria commandada pelo general Franceschi, composta de seis regimentos d'esta arma, que logo foram reforçados pela infanteria do general Thomiers. Em Grijó tinham elles estabelecido o seu quartel general, destacando d'ali forças de bastante monta para as villas da Feira e Ovar, alem de outras de menor monta para as de Arrifana e Oliveira de Azemeis, casos havendo em que as suasavançadas vieram até à ponte do Marnel. A divisão de Trant, que por então se elevaria quando muito a 2:000 homens, en tre tropa de linha e milicias, sendo tudo mais ordenanças irregularmente armadas, sem disciplina, nem conhecimento algum dos exercicios e manejos militares, pôde ella só pela su parte, debaixo das ordens e direcção de tão bravo e activ commandante, como era o dito coronel, embaraçar a march dos francezes para áquem do Vouga por espaço dos ditos qua renta dias, no fim dos quaes chegara aquellas paragens exercito luso-britannico, destinado á restauração do Porto — Foi por conseguinte o coronel Nicolau Trant o que com a === forças da sua pequena divisão impediu ao marechal Soult sua marcha do Porto para Coimbra e Lisboa, não lhe permi ttindo communicar-se, nem receber auxilio algum das força S do general Lapisse, nem das do marechal Victor, demorados tambem pela sua parte, aquelle pelo coronel sir Roberto Wilson, e este pelo general Cuesta.

O boletim francez n.º 33 dava o marechal Soult como entrado no Porto a 15 de fevereiro, fixando a sua chegada a Lisboa desde 20 até 29 do mesmo mez, praso que os diarios de França espaçaram depois para 10 de março, sendo para então que davam como certa a entrada das suas tropas na mesma cidade de Lisboa. Tudo isto falhou no plano ideado pelo imperador Napoleão, porque nem Soult pôde ser auxiliado por Lapisse e Victor, como imaginára, nem estes dois generaes o foram tambem a seu turno por aquelle. Examinado esse plano, ordenado contra Portugal pelo mesmo Napoleão, votos de algum peso o olharam vicioso para que podesse aproveitar. Alem das difficuldades naturaes, que o terreno

l'este reino apresenta para uma invasão de inimigos, os tres xercitos de Soult, Lapisse e Victor tinham de operar em ponos muito distantes, para que reciprocamente se podessem ommunicar e apoiar, emquanto se não approximassem no eu ataque contra Lisboa, o que por conseguinte só alcançaiam fazer, depois da total conquista do paiz. Imprevistos obtaculos podiam por outro lado desarranjar as combinações os tres citados exercitos, e retardar, quando inteiramente ão impedissem, o concerto das operações respectivas. Acresia mais que cada um dos tres ditos generaes tinha debaixo las suas ordens uma força muito fraca para o completo desempenho da importante commissão que se lhes confiára. Já rimos os embaraços que Soult teve pela sua parte, não só marchar sobre Coimbra e Lisboa, mas até para se pôr communicação com Lapisse, de quem não recebeu notiias, mettidas como as forças portuguezas se achavam de rmeio entre estes dois generaes pelo lado de leste de Porugal. Lapisse, depois de ter tomado Zamora no mez de jareiro de 1809, passou a occupar Ledesma e Salamanca, onde 3e lhe juntou a brigada de cavallaria do general Maupetit. Da divisão de Lapisse assim reforçada, e que não podia ter menos de 8:000 homens, comprehendendo uma boa artilheria, tiveram os hespanhoes grande receio, por verem que só tinham na sua frente o primeiro batalhão da leal legião lusitana, de sir Roberto Wilson, e as fracas guarnições da Cidade Rodrigo e Almeida; mas quando viram que elle se conservou inactivo desde janeiro até março, e que o mesmo sir Roberto Wilson com algumas centenas de portuguezes lhe perseguia sem descanso algum os seus postos avançados, interceptava 08 seus comboios, impedia o passo ás suas patrulhas, e chegava mesmo a inquietar a sua infanteria nos seus proprios Marteis, desde então o seu espirito de resistencia tomou muita mais energia, olhando para os francezes com certo ar de desprezo.

Animados portanto os hespanhoes por similhante motivo, D. Carlos de Hespanha foi desde então posto com a sua pequena força debaixo das ordens de sir Roberto Wilson. Este

destacou dois batalhões para occuparem os desfiladeiros de Baños, o que impediu a Lapisse a sua communicação com Victor, posição em que aquelle general ficou até aos primeiros dias de abril, sem tentar esforço algum, quer para desembaraçar a sua frente, communicando-se com Victor, quer para ter novas da marcha do exercito de Soult contra a cidade do Porto, e logoque se adiantou para Bejar, achando occupados os desfiladeiros que tinha de atravessar, voltou-se repentinamente para a sua direita, afugentando os postos que sir Roberto Wilson tinha collocado sobre o Esla, e obrigando a leal legião lusitana, que então estava commandada pelo coronel Mayne, a se refugiar debaixo da artilheria da Cidade Rodrigo. A 6 do citado mez de abril lhe intimára elle a sua rendição, e depois de uma ligeira escaramuça perto dos seus muros, foi tomar posição entre o Agueda e Ledesma. A consequencia d'estes acontecimentos foi uma insurreição, que desde a Cidade Rodrigo se estendeu até Alcantara, e desde Tamames até Bejar, porque aindaque Lapisse tivesse recebido ordem do rei José para executar as instrucções que lhe dera Napoleão, de se dirigir para Abrantes, em logar de obedecer a isto, deixou as suas posições sobre o Agueda, e sem nada lhe importar a ligação que devia ter com o segundo corpo, do commando do marechal Soult, abandonou Leão, e por uma marcha rapida, através dos desfiladeiros de Perales, dirigiu-se para Alcantara, perseguido de perto por sir Roberto Wilson, por D. Carlos de Hespanha, com os seus dois batalhões de Bejar, e por uma informe multidão de paizanos portuguezes e hespanhoes. O mesmo Lapisse, entrando pela sua parte em Alcantara, depois de ter batido uma partida de insurgentes hespanhoes, que lhe impediam a passagem do Tejo, roubou aquella cidade, que logo em seguida abandonou, para no dia 19 se ir juntar em Mérida com o primeiro corpo, a que pertencia.

Quanto ao marechal Victor, commandante do dito primeiro corpo, as suas operações tambem não foram mais felizes, nem melhor dirigidas. Tendo feito uma vã tentativa para surprehender o marquez de Palacios, successor do duque do Infan-

tado, havia pela sua parte avançado até Cidade Real com uns 14:000 homens. O general Cuesta, depois de ter reunido os restos do debandado exercito de Galuzzo, algumas levas de Granada, e as tropas que lhe foram de Sevilha, fixára o seu quartel general em Deleytosa, destruindo a ponte de Almaraz, e guardando a linha do Tejo com 14:000 homens de infanteria e 2:500 de cavallaria. Quanto ao quarto corpo, do commando do marechal Lefebvre, esse continuava a estar em Talavera, e a manter segura pela sua parte a ponte do Arcebispo. A respeito da força do exercito francez na Hespanha, depois da saida de Napoleão para França, deve saber-se que similhante força, distribuida por todos os seus differentes corpos, mão excedia a 165:000 homens de infanteria e 35:000 de cavallaria, ou 200:000 homens ao todo. Por conseguinte o imperador havia tirado da peninsula em 1809 pelo menos 100:000 homens, com alguns dos seus generaes, para fazer a sua nova guerra da Allemanha, e reputando-se em 20:000 a perda que tinha soffrido o seu exercito, durante os ultimos quatro ou cinco mezes, era portanto de 120:000 homens a quebra que elle tinha soffrido na peninsula, com relação ao numero de 300:000 de que se tinha composto em 10 de outubro de 1808. A citada perda dos 20:000 homens é seguramente bastante consideravel, mas não é inverosimil, attendendo a que durante os citados quatro ou cinco mezes houve dois cercos, deram-se duas batalhas campaes de grande monta, e haviam-se travado alem d'isso bastantes combates. N'este estado se achavam as cousas quando o duque de Belluno (marechal Victor) recebeu ordem de auxiliar o duque de Dalmacia (marechal Soult) na sua invasão contra Portugal. Com isto mudou algum tanto a posição do exercito de Victor, destinando-se o general Sebastiani contra Cartojal, e o marechal Victor contra o general Cuesta: pela sua parte Sebastiani fixára o seu quartel general em Toledo, e Victor collocára o seu em Talavera de la Reyna. Madrid era o ponto de reunião dos francezes, sendo as suas parallelas de defeza o Tejo, o Alberche e o Guadarama.

Quanto aos hespanhoes, Cartojal tomára por base das suas eperações a serra Morena; Cuesta tinha por sua primeira li-

nha defensiva o Tejo, e por segunda o Guadiana, d'onde se podia retirar, ou para Badajoz, por uma marcha de flanco, ou directamente sobre a serra Morena, pelos desfiladeiros de Monasterio. Os dois exercitos hespanhoes reunidos poderiam contar 26:000 homens de infanteria e 5:000 de cavallaria. sem terem reserva alguma. Os dois corpos do exercito francez, de Victor e Sebastiani, contavam mais de 45:000 combatentes, reputando-se em 30:000 o de Victor, contando a divisão de Lapisse, e em 15:000 o de Sebastiani, não comprehendida na somma acima a reserva que estava debaixo das ordens do rei José. Por conseguinte os francezes tinham. por si a vantagem do numero, a da posição e a da disciplina. Segundo as ordens de Napoleão, Victor devia achar-se em Mérida antes do dia 15 de fevereiro, afugentando Cuesta para a serra Morena, e tendo obedientes, por meio dos seus dore regimentos de cavallaria, todos os valles desde aquella cidade até Badajoz. Esta mesma praça também não tinha meios de resistir: por conseguinte as ordens de Napoleão podiam muito bem cumprir-se por parte do marechal Victor. Todavia ficon. tambem inactivo, d'onde resultou attribuirem os hespanhoes a fraqueza similhante procedimento; querer o general Cuesta tomar por tal motivo a offensiva contra Victor; e o duque de Albuquerque projectar atacar Toledo pelo lado da Mancha, projecto que a junta central ordenou a Cartojal que seguisse, devendo o mesmo duque juntar-se a Cuesta com os seus 4:000 ou 5:000 homens. Em consequencia d'estas ordeas, Cartojal marchou sobre Toledo com cousa de 12:000 homens e 20 peças de artilheria. O general Schastiani veiu no dia 27 de março ao seu encontro com o seu exercito; os hespanhoes foram repellidos sobre a Cidade Real, onde se formaram. Iomando posição sobre a ribeira, adiante da cidade: mas os francezes, forçando a passagem, bateram completamente Carl tojal, que, alem de perder toda a sua artillieria, teve u homens mortos e um grande numero de prisioneiros. Os vercidos fuguram d'ali para Almagro, sendo perseguidos pela cavallaria franceza até ao pè da serra Morena. Tal foi o combate de 27 de março, chamado da Cidade Real, de grande vantagen para os vencedores. Sebastiani fez recolher os despojos, enviou os prisioneiros para a retaguarda, e concentrando as mas tropas sobre o Guadiana, esperou o resultado das opemões de Victor, permittindo assim aos fugitivos reunirem-se m Carolina, onde foram reforçados pelas levas que se lhes mandaram de Granada e Cordova.

Enquanto isto se passava na Mancha, a Extremadura hespanhola era tambem invadida pelo inimigo. O rei José, recebendo uma participação de Soult, dizendo-lhe que no dia 15 de março contava estar no Porto, ordenára a Lapisse que se **Eigisse para Abrantes**, e ao marechal Victor que passasse o To, e repellisse Cuesta para alem do Guadiana. Victor pona, quaesquer que fossem os motivos que tivesse, não se : **mestrava muito disposto a secundar as operações do segundo** expo, do commando do marechal Soult; mas instado para min o executar, dispoz-se no dia 14 de março para passar • Tejo. Os hespanhoes tinham então sobre este rio cousa de 16:000 homens, e Cuesta, pelos destacamentos e tropas irregalares que tinha na retaguarda, poderia contar mais uns **8:000 homens.** Por conseguinte o numero de 30:000 que lhe do duque de Belluno é exagerado. Como já vimos, os franceses estavam senhores das pontes de Talavera e Arcebispo, tado os seus postos avançados no valle do Tejo até á Barca de Bazagona. A posição de Cuesta estendia-se desde Garbin, perto da ponte do Arcebispo, até à de Almaraz: o seu centro **achava-se na Mesa de Ibor, ponto de uma grande força natural,** per estar em angulo recto com o Tejo e a serra de Guadalupe. O seu quartel general e a reserva estavam em Deleytosa: um aminho excavado pelas tropas estabelecia uma communicaentre este logar e a Mesa de Ibor. Os movimentos de trope, ordenados pelo duque de Belluno a 15 e a 16 do citado de março, com relação ás pontes do Arcebispo e Almafizeram com que Cuesta se dirigisse para Mirabete, e mandasse defender a ponte de Almaraz por 8:000 homens, commandados pelo general Henestrosa, reforçando também and ala direita, postada por trás do Ibor, pequena ribeira, aguas manam da serra do Guadalupe para o Tejo, e que

por então se achavam engrossadas pelas chuvas. A 17 os postos avançados hespanhoes foram repellidos com perda para alem do lhor, retirando-se para o seu campo da Mesa d'esta denominação, posição que só de frente podia ser atacada Emvez dos hespanhoes deseñvolverem ali todo o seu valor, quando se viram acommettidos pelos francezes, bem longe d'isso, dispersaram-se e fugiram logo para Campillo, deixando atrás de si as suas bagagens, os seus armazens, 7 peças de artilheria e 1:000 prisioneiros, alem de 800 mortos e feridos. Os francezes tiveram apenas 70 homens mortos e 500 feridos.

À vista do exposto Cuesta retirou-se da Mesa de Ihor para Truxillo, e d'aqui para Santa Cruz, deixando ao general Henestrosa, que se havia retirado da ponte de Almaraz, o cuidado de lhe proteger a retirada. A 20 todo o exercito frances. depois de uma ligeira escaramuça com Henestrosa, tomon o expediente de passar para alem do Mazarna, seguindo a estrada de Mérida. A 21 um partido de cavallaria hespanhola soffred um grave revez em Miajadas, onde a estrada se divide 🕮 dois ramos, um que vae para Mérida, outro para Medellin 🥟 foi para este ultimo ponto que Cuesta se retirou. Demorade por alguns dias em Truxillo, como o marechal Victor se vio em rasão de alguns preparativos que n'aquella cidade se julgou obrigado a fazer, foi só a 27 de março que elle marcho em pessoa sobre Medellin, onde Cuesta, depois de se lhe te reunido o duque de Albuquerque, contava uma força 🚛 25:000 infantes, 4:000 cavallos e 18 a 20 pecas de artilheris Atacado ali pelo marechal Victor no dia 28, o general bespar nhol foi completamente derrotado, e em seguida repellido 🕬 Almendralejo, d'onde passon a refugiar-se na serra Morenzi a carnagem foi horrivel n'esta batalha de Medellin, em que tres quartas partes do exercito hespanhol n'ella pereceration miseravelmente. Cuesta perdeu seis peças de artilheria, muitos milhares de prisioneiros, sendo a sua derrota (## completa, que alguns dias se passaram sem que podesse re nir um só batalhão de infanteria, não devendo a sua cavalle. ria a sua salvação senão á velocidade das pernas dos seus 🚄 vallos. Os vencedores ficaram no dia 28 no campo da batalbal

indo no dia seguinte o duque de Belluno fixar em Mérida o seu quartel general. Esta grande derrota de Medellin, experimentada por Cuesta, e a da Cidade Real na Mancha, experimentada por Cartojal, lançaram por toda a Hespanha um geral terror, de que a mesma cidade de Sevilha não ficou isenta , tornando-se por conseguinte livre para os francezes o caminho para se dirigirem a Lisboa. Sir John Cradock julgou pela sua parte tomar algumas medidas de precaução, e com estas vistas mandou postar em Abrantes um corpo de 7:000 inglezes, para observar a marcha de Victor sobre o Alemtejo, reunindo igualmente em Leiria uma boa parte das suas tropas, para observar a que Soult podesse tambem fazer sobre Coimbra. A maior força do exercito portuguez continuava ainda em Thomar, debaixo das immediatas ordens do marechal Beresford, como acima já notámos.

Apesar da sua tão assignalada victoria de Medellin, o marechal Victor continuou tão inactivo em Mérida, quanto o marechal Soult igualmente se achava no Porto, occupando-se sómente em n'esta cidade promover partidistas á sua pessoa, imaginando que por tal meio poderia ser rei de Portugal. Pela sua parte o rei José instava com o duque de Belluno para que entrasse em Portugal, e com o general Lapisse para que se dirigisse a Abrantes; mas Victor demonstrava que, segundo a natureza do paiz, não lhe era possivel fazer similhante movimento, nem defender as suas communicações com Almaraz, emquanto que a divisão Lapisse se lhe não fosse juntar pela estrada de Alcantara, o que este general assim fez, indo-selhe effectivamente reunir em Mérida no dia 19 de abril, como já vimos. Sem embargo d'isto a inactividade de Victor continuou em Mérida, assim como a de Soult no Porto, estando,

1

<sup>1</sup> Por este modo os hespanhoes, quando mais presumpção tinham de se medirem com os francezes em batalha campal, era quando mais experimentavam derrotas sobre derrotas, sem que esta cruel experiencia os podesse devidamente esclarecer, nem fazer-lhes adoptar combinações mais discretas, e menos arriscadas tentativas. Constantemente se viram cair em faltas sobre faltas, imitando n'isto as differentes potencias da Europa na sua prolongada luta contra a França.

como effectivamente estavam, os movimentos d'estes dois gen neraes dependentes uns dos outros, para se assenhorearea de Lisboa, e expulsarem os inglezes interramente da penia sula, sua principal missão. A collocação das tropas ingleza em Abrantes e Leiria reanimou o ardor dos hespanhoes e do portuguezes. A insurreição, não estando já reprimida pela presença do corpo intermediario de Lapisse, retirado para Me rida, corpo que aliás prendia as operações de Soult com Vi ctor, rebentou com grande energia desde Alcantara sobre 🖲 Tejo até Amarante sobre o Tamega. Cuesta, vendo a inacção dos dois marechaes francezes, tratou de reunir como pode um outro exercito na serra Morena, porque, aindaque as der rotas simultaneas dos exercitos da Mancha e Extremadura 🗱 vessem produzido uma grande consternação na Andaluzia os hespanhoes, vendo que os francezes nenhum partido tira vam das victorias da Cidade Real e Medellin, concluiram qui elles se achavam fracos para levarem ávante a conquista 🕯 paiz, ou que a guerra da Austria obrigava Bonaparte a renunciar à da peninsula. Esta idéa tornou-se geral, e foi el a que sustentou o espirito de hostilidade dos hespanhoes co tra os francezes, e sobretudo a hostilidade e auctoridade di junta central, que depois de tantas loucuras e desastres, não a poderia manter por certo, a não se dar similhante circum stancia. A má fortuna dos dois generaes hespanhoes era igualmas não tendo Cartojal popularidade alguma, foi exonerado dando-se a Cuesta o commando dos dois exercitos; e a junta estimulada pelo perigo que corria, chamou para a Andaluz todas as suas tropas e levas de recrutas. O general Cuesta querendo cobrir Sevilha, tomou posição nos desfitadeiros 🍎 Monasterio, onde se lhe juntaram 800 cavallos e 2:300 h mens de infanteria, tirados da guarnição de Sevilha. Tamber the foram de Cadix 1:300 homens de tropas veteranas, 3:50 das novas levas de Granada, e 2:500 cavallos, destacados de exercito da Mancha. No fim do mez de abril Cuesta tinha po tanto um novo exercito, composto de 25:000 homens de 🚾 fanteria e quasi 6:000 de cavallaria. O general Venegas, tendi sido chamado de Valencia, apresentou-se na Carolina, ondi-

tratou tambem de organisar um outro exercito da Mancha. Tal era a situação das cousas militares da peninsula, durante o mez de abril de 1809, quando novas combinações e novas ordens do governo inglez lhes vieram dar um favoravel impulso ou direcção bem diversa da que até ali tinham tido.

Emquanto pois o marechal Soult consumiu no Porto em deleitoso ocio todo o mez de abril, ou fosse com as vistas de gosar do seu importante triumpho n'aquella bella cidade, ou com as de promover partido, para por meio d'elle conseguir o ser rei de Portugal, debaixo do nome de Nicolau I; e emquanto igualmente o marechal Victor se entretinha também em bater o general Cuesta na Extremadura hespanhola, e inactivo se conservava depois em Mérida por todo o citado mez de abril, tornando-se assim para Portugal esta demora dos ci ois marechaes uma verdadeira tábua de salvação, que o preservou de uma nova occupação franceza na sua totalidade, destinos da Providencia preparavam as cousas para a com-Lisboa um homem de tão extraordinario talento e consumado saber militar, como foi sir Arthur Wellesley, a quem sempre a victoria acompanhou por espaço de cinco annos constantemente durante elles quantas balhas deu aos francezes, phenomeno aliás raro nos annaes litares, e que seguramente honra, tanto a capacidade milido general, quanto o valor e coragem do exercito que commandou. Trazendo de novo á memoria n'um resumido adro os passados successos, diremos que, depois da batalha o mesmo sir Arthur Wellesley ganhara no Vimeiro em 21 de agosto de 1808, foi elle chamado a Londres com todos os mais generaes, para responder á commissão de inquerito, que O governo inglez nomeára por causa da má impressão que igualmente lá produzira a convenção de Cintra. Vimos depois  $\omega$ d'isto que, saíndo não sómente puro, mas até com subidos qo. louvores dos exames e inquirições que se lhe fizeram, foi de-Pois d'elles tomar assento na casa dos communs, de que era · inmembro, onde apresentou uma proposta para defender Lis-:nde boa e o reino de Portugal de qualquer invasão dos francezes, ınde

1-

W

uma vez que o governo britannico lhe desse o mando de 30:000 inglezes para se unirem às tropas portuguezas, organisadas e disciplinadas na conformidade dos regulamentos do exercito britannico, como já se viu na memoria ou informação que dera ao seu governo sobre este assumpto. Esta proposta, patrocinada como foi efficazmente pela familia Wellesley, por aquelle tempo de muita influencia na marcha e decisão dos negocios publicos em Inglaterra, pôde por fim vencer-se 8 approvar-se, como também já vimos, sendo com effeito sir Arthur Wellesley o escolhido para commandar em chefe a nova expedição de tropas que se destinava para Portugal, não obstante a difficuldade que para isso havia, filha de ser o mesmo sir Arthur Wellesley um dos tenentes generaes mais modernos que por então se achavam no exercito britannico. Entretanto a resolução d'este negocio levou seu tempo, porque, se tinha por si altos protectores, também tinha contra si altos adversarios, filhos talvez do merito de Wellesley, pois rarasvezes esta qualidade deixa de lutar com mesquinhas rivatidades de maior ou menor monta, que a inveja de apoucadas intelligencias nunca deixa de acaloradamente promover. O certo é que d'aqui resultou uma luta de partidos que demorou a expedição, e fez perder a Wellesley um tempo precioso, circumstancia que lhe infundiu certos receios de que podesse chega # já tarde a Portugal, a terem-se acabado já as hesitações dos marechaes Soult e Victor. Felizmente isto não teve logar, provindo d'aqui preparar-lhe a fortuna uma nova e não interrompida serie de triumphos, que immortalisaram o seu nomeconstituindo-o n'um digno e verdadeiro rival do grande capitão do seculo xix.

Por aquelle mesmo tempo a força do exercito portugue podia já reputar-se em respeitavel estado; os seus vinte quatro regimentos de infanteria com quatro de artilheria e o seis batalhões de caçadores, que primeiramente se organisaram entre nós, andavam quasi por 44:000 homens, e como força determinada para os doze regimentos de cavallaria escedia a 7:000 homens, vinha o exercito portuguez de primeiralinha a ser de 48:000 homens no anno de 1809. Os quarent

e oito regimentos de milicias, que ainda por então havia, excediam a 52:000 homens, elevando-se portanto a 100:000 homens as forças de primeira e segunda linha, que se pozera debaixo das ordens do marechal Beresford 1. Foi para harmonisar a sua organisação e disciplina com a organisação e disciplina do exercito inglez, que ao referido marechal se deu o commando em chefe do exercito portuguez, commando que elle começou a exercer, nomeando para seu quartel mestre general o coronel D'Urban e para seu ajudante general o coronel, que então era do regimento de infanteria n.º 22, Manuel de Brito Mousinho. Foi Beresford o que, auxiliado por estes dois habeis officiaes, fez do exercito portuguez um dos mais aguerridos e disciplinados exercitos que por aquelle tempo figuraram na momentosa guerra da Europa contra a França, como já notámos. Sempre inexoravel na fiel observancia da disciplina militar, a sua austeridade em punir os que faltavam a este salutar preceito o tornou desde logo celebre, tendo-se ma conta de excellente a escolha que d'elle se fez. Denunciando ao exercito, por meio das suas ordens do dia, ou a cobardia, ou a má conducta dos officiaes que aviltavam a sua paente, fez com que taes vicios se tornassem raros nas nossas tropas.

Um dos primeiros actos de vigor apresentado pelo ma**exchal Beresford** para introduzir e manter a disciplina no exercito do seu commando, e até mesmo infundir respeito na Classe civil, cuja plebe se achava por então em manifesta insurreição contra as auctoridades, foi a severidade que usou para com o juiz do povo de Coimbra, o qual se atreveu a ir Procurar o coronel Trant, da parte do povo d'aquella cidade, Para lhe dictar as operações militares que tinha a desempe-Thar, exigindo-lhe tambem ser informado de tudo o que hou-Yesse sobre tal assumpto. O mesmo Trant, participando simi-Ihante circumstancia ao marechal, levou este a expedir imme-

<sup>1</sup> Officio n.º 8 dos governadores do reino para o Rio de Janeiro, de 14 de agosto de 1809, existente no livro 1 da correspondencia do ministerio da guerra para aquella côrte.

diatamente uma carta ao dito juiz do povo, em que não só lhe estranhava um tal procedimento, mas até lhe ordenava que sem perda alguma de tempo fosse á sua presença, tanto para o informar do estado da cidade, como para responder pelo seu procedimento, por se ter atrevido a dictar aos officiaes militares cousas do seu especial serviço e responsabilidade, e inteiramente alheias ás funcções d'elle juiz do povo 4. O seu segundo acto de vigor foi o que tambem manifestou com o tenente general, Antonio José de Miranda Henriques, por occasião d'este lhe dirigir uma carta, datada de 22 de maio de 1809, que tambem publicára nos jornaes, lamentando o seu auctor não ter sido nomeado para fazer parte do exercito que marchava contra as tropas de Soult<sup>2</sup>. A similhante carta respondeu o marechal na sua ordem do dia de 18 de junho d'aquelle anno, fazendo sentir ao exercito a irregularidade de uma similhante conducta, poisque nenhum official tinha direito a publicar cousa alguma, que elle marechal lhe escrevesse, ou elles lhe escrevessem, sem para isso serem auctorisados<sup>3</sup>.

- <sup>1</sup> Veja o documento n.º 61-B.
- <sup>2</sup> Esta carta é a que vae no documento n.º 61-C.
- 3 Documento n.º 61-D. É portanto um facto que os serviços prestados pelo marechal Beresford a Portugal pela energia e severidade con a que desde que assumiu o commando do exercito buscou reprimir a suainsubordinação e refrear a anarchia do povo, embaraçando que os morticinios de Braga e do Porto passassem para o sul do Douro, foram na verdade importantes, e a elles se refere o seguinte trecho de um impresso d'aquelle tempo, com relação a este assumpto. «Era o tempo em que o marechal Soult, entrando na Galliza com um exercito de 25:000 homens e approximando-se á fronteira de Traz os Montes pelo lado de Chaves. dava indicios de se dirigir ao Porto. O receio da nova invasão electrisou o povo d'aquella cidade a ponto de se julgar inaccessivel ás armas francezas, e confiando inexperto a si proprio a sua propria defeza, ousou prescindir da disciplina militar, e da subordinação aos chefes e auctoridades constituidas. Os homens perversos e mal intencionados, dominados pela ambição e pelo espirito de rapina, acharam um especioso pretexto de a exercer, invocando o patriotismo. O acolhimento que achou logo 2 effervescencia dos seus transportes fez proselytos da sedição e cumplices da insubordinação, não só aos que já eram da iniquidade dos mais pai -

Omais notavel de todos estes casos, e que ao mesmo tempo mostra a grande severidade e a cordura do marechal Beresford, ti o succedido com o major de infanteria n.º 13, Francisco de Mello, apesar de ser chefe de uma familia illustre, e apparentado alem d'isso com outras de igual ou superior jerardia, e mais particularmente com o marquez das Minas, sendo então um dos proprios governadores do reino. Francisco de Mello, que mais tarde teve o titulo de conde de Ficalho, sendo de uma saude precaria, succedeu demorar-se em Lisboa por doente, mas sem licença que previamente devêra ter requerido. Ou porque só por isto o marechal se desse por offendido, ou porque em particular tivesse tambem havido entre os dois algumas palavras de desagradavel azedume, é certo

anda a innumeraveis pessoas de todas as classes, que por falta de intelligencia ou de reflexão se uniram, ou desculparam a populaça, The marchando sempre ao abrigo da soberana egide do patriotismo, foi Papetrar impunemente todo o genero de maleficios, roubos, ultrajes e mainios. As pessoas de representação formaram a medida ás suas es-Peraças, e em Braga finalmente se levantou a mascara pelo cruel assasdo desgraçado general Bernardim Freire de Andrade, e de uma porsen estado maior. As auctoridades civis e militares pareceram logo indianeamente atacadas de um estupor moral. Em logar de enfraquesem demora o espirito sedicioso, applicando com energia a severide des leis e da policia á immediata extincção do fermento anarchico, rapidez começava já a diffundir-se pelas provincias do norte, receiaram exacerbar os anarchistas, prevenindo-lhes os attentados. Pei por isso que os começados em Braga se repetiram logo no Porto, Visina, Barcellos, e já queriam responder com o exemplo de Vizeu na Garda e em Coimbra, se a esta cidade não chegasse felizmente a tempo a corajosa e fulminante animadversão do marechal Beresford, commanen chese do exercito portuguez, o qual, bem como o temeroso espido do trovão, e o impulso irresistivel do raio que o acompanha, momento aniquilou todos os actos recalcitrantes, que até ali audaqueriam tomar conhecimento das proprias operações do governo em Pontos militares, com a mais monstruosa ingerencia em assumptos tão \*\*Periores ao seu alcance. N'esta terrivel epocha desastrosa, n'este inla lei viram-se as auctoridades inteiramente ludibriade, os direitos sem garantia, as forças sem equilibrio, os movimentos reconhecer direcção no impulso recebido, e finalmente a zizania esprimo-se triumphante, sem receio de alguem que a cohibisse.»

que Beresford se aggravou de tal modo, que não só obrigou o governo a mandar Francisco de Mello preso para a torre de Belem, mas até levou este a pedir a sua demissão, a qual lhe foi dada, publicando-se na ordem do dia de 19 de janeiro de 1810 o aviso em que se participava ao marechal a concessão da dita demissão, a respeito da qual elle dizia: «Que a perda para o exercito de uma pessoa que desejava deixar o serviço, quando todo o reino era chamado a elle para se oppor ao inimigo, como fazia o ill. mo e ex. mo sr. Francisco de Mello, não seria lamentada pelos officiaes e soldados portuguezes, assim como o não era por fórma alguma por elle marechal, que antes desejava tirar do exercito pessoas que em um tempo tal, podendo passear e frequentar os theatros, se achavam sómente incapazes para fazer face ao inimigo do seu principe e da sua patria. E porque o marquez das Minas levou a mal este procedimento de Beresford para com um seu parente e amigo, e deixou por similhante causa de ir ás sessões do governo, lord Strangford apresentou na côrte do Rio de Janeiro uma memoria, em que o marechal narrava a sua conducta para com Francisco de Mello, e se queixava da que o marquez das 🔅 Minas tivera para com elle. Por nota de 13 de abril de 1810 se respondeu a lord Strangford, dizendo-lhe que o principo regente não podia deixar de approvar a conducta do marechalcomo tão necessaria para manter a disciplina do exercito. acrescentando que, quanto ao marquez das Minas, o seu procedimento provinha do seu mau estado de saude, circumstancia que muito tempo antes o tinha já levado a pedir a sua demissão de membro do governo, porque se isto assim não fosse, em tal caso não só sua alteza real desapprovaria us tal procedimento, mas ainda mostraria quanto lhe era por extremo desagradavel. O desgosto que d'isto proveiu ao marquez foi tal, que nunca mais voltou definitivamente às sessues do governo, e Francisco de Mello, passando a servir no exercito como voluntario, levado a isto por um brioso capricho do honra, teve de então por diante uma conducta tal, que Beresford se retractou satisfeito na sua ordem do dia de 6 de junho de 1811 de tudo quanto tinha dito d'este fidalgo, encarregan

do-se até de solicitar a sua reintegração no serviço no mesmo posto e antiguidade que tinha, como se não tivesse saído d'elle. Justa era a reparação que assim se fazia ao credito d'este bravo official, cuja conducta foi de tal ordem na frente do inimigo, que tendo sido ferido na batalha de Albuera, foi depois valentemente morrer na de Salamanca, sendo tenente coronel de infanteria n.º 18.

Se depois da conducta do marechal Beresford, debaixo do ponto de vista disciplinar para com os individuos, passarmos a examinar agora a que tambem teve para com a corporação da officialidade dos differentes corpos do exercito, ver-se-ha que elle manteve para com ella uma severidade igual, quando se lhe antolhavam delinquentes, como infractores da disciplina militar. Como exemplo notavel dos d'esta especie é o seguinte caso. A officialidade do regimento de infanteria n.º 19, allegando os insultos injustamente recebidos pelo seu coronel, Luiz Ignacio Xavier Palmeirim, e a prisão a que o condemnou o commandante da brigada de 7 e 19, o brigadeiro Blunt, que até o chegou a suspender do seu posto, pediu, ou que o dito coronel fosse reintegrado, ou que o governo desse aos supplicantes o destino que por melhor entendesse. Contra simi-Mante procedimento representou logo o marechal Beresford ao governo, expondo-lhe a necessidade de fazer um exemplo no promotor de similhante pedido, o major D. Manuel Xavier Botelho, e de aggregar os mais officiaes representantes a outros regimentos, até que os commandantes dos corpos em que servissem informassem da sua boa conducta. O marechal Beresford chamava a isto uma conspiração, e como tal queria que fosse punida, sendo os n'ella envolvidos mettidos em conselho de guerra. N'esta conformidade foram effectivamente presos e responderam a conselho, servindo-lhes de corpo de delicto a supplica que tinham feito. Figuraram como accusações para serem julgados pelo respectivo conselho: 1.º, a quebra das regras da disciplina militar, pelo facto de se reunirem em corpo, sem conhecimento do commandante do regimento; 2.º, a quebra das regras militares, fazendo falsas accusações contra os seus superiores; 3.º, a quebra das regras da disciplina, por se fazerem juizes entre os seus superiores, elogiando Palmeirim è condemnando Blunt; 4.°, por se atreverem a dictar ao governo o que entendiam dever-se fazer, procurando que o coronel tornasse ao exercicio do seu posto; 5.°, finalmente pelo terrivel exemplo que isto dava á disciplina e subordinação, escolhendo entre os seus superiores quem os devia commandar, elegendo para este fim Palmeirim, que lhes dava menos trabalho que o brigadeiro Blunt 4. Foi por esta sua conducta que o marechal Beresford introduziu no exercito portuguez a mais severa e exemplar disciplina desde o simples soldado até ao elevado posto de tenente general, sem contemplação alguma para com individuos, classes, corporações e jerarchias.

Um outro meio de que o mesmo marechal se serviu para similhante fim foi o de afastar do exercito todos aquelles officiaes que por sua idade, molestias, ou genio pouco proprio para a actividade e duros trabalhos da guerra lhe não davam esperanças do fiel cumprimento dos seus deveres, como já n'outra parte notámos. Para os substituir no mesmo exercito, disciplinar este de prompto, e torna-lo quanto antes sabedor dos exercicios e evoluções militares, introduziu n'elle, como tambem já dissemos, um grande numero de officiaes inglezes, não só para os postos superiores, mas até mesmo para os subal ternos. Concordámos, e de muito bom grado, que este numero foi alem do que a necessidade exigia; mas a não se empregar este meio, tambem duvidâmos muito que se podesseum conseguir os importantes fins que se tinham em vista, pelmenos com a brevidade que as circumstancias tão imperiosamente exigiam. Verdade é que por esta forma se privaram en grande parte da gloria da sua brilhante conducta os officiaes portuguezes, ao passo que por outro lado se lhes prejudicaram tambem os seus accessos. Sobre estes inconvenientes acresceu mais tornar-se esta medida desarrosa até mesmo para a nação; mas isto, como também já dissemos, era até certo

¹ Officio do marechal Beresford para D. Miguel Pereira Furjaz, datado de Coimbra aos 11 de fevereiro de 1810.

ponto desculpavel: 1.º, porque a indisposição contra o dominio francez era tão geral e tão forte em todo o paiz, que não havia condição por mais onerosa que a Inglaterra nos propozesse, que por nos não fosse logo acceita com a melhor vontade, uma vez que viesse acompanhada da crença de nos subtrahirem ao jugo da França; 2.º, porque a não ser similhante medida, a disciplina do nosso exercito não seria tão prompta e efficaz como na verdade foi; 3.º, finalmente, porque tendo a Inglaterra tomado a seu soldo, n'este anno de 1809, 20:000 homens de tropas portuguezas, justo era até certo ponto que nomeasse officiaes seus, que vigiassem a organisação e disciplina dos respectivos corpos, e a applicação dos dinheiros que para elles dava, particularmente tendo visto e experimentado que até áquella epocha tinham sempre sido baldados todos os sacrificios em armas, munições e dinheiro, que havia fornecido aos exercitos de varias outras potencias; e como por outro lado o governo portuguez assentou que não devia haver differença entre os ditos 20:000 homens do soldo inglez e aquelles a quem o thesouro de Portugal pagava e vestia por sua propria conta, constituindo uns e outros um só e unico exercito, resultou d'aqui serem os officiaes inglezes introduzidos em todos os corpos portuguezes, quaesquer que fossem as suas armas, os quaes, com elles á sua frente e debaixo da sua direcção, fizeram toda a guerra da peninsula com admiravel bravura, disciplina e distincção. E tão prompta foi logo a transformação disciplinar que o marechal Beresford fez em todo o nosso exercito, que já na data de 18 de abril officiava elle para o governo, dizendo: «Com o maior prazer tenho a communicar a v. ex.a as minhas seguras rasões para acreditar que todo o espirito de insubordinação e motim, que ha pouco se mostrava no exercito de sua alteza real, desappareceu, manifestando elle em pouco tempo um tom e uma firmeza que lhe fará honra e á patria. Hoje recebo do coronel Trant a noticia de que, havendo lido as minhas ordens ao batalhão de granadeiros do Porto, o regimento unanimemente e no mesmo instante obedeceu, e voltou com toda a ordem imaginavel para Coimbra. O marechal de campo Bacellar me dá também

parte de que o batalhão n.º 9 paron similhantemente e ficon com elle, e eu não posso deixar de louvar a boa disposição que encontro geralmente nas tropas, e havendo-as presentemente visto quasi todas, as considero tão subordinadas como o podem ser outras quaesquer tropas. Também me communicou o brigadeiro Silveira que os officiaes e gente do seu commando se comportaram com perfeita obediencia, e a set rogo dispensei alguns officiaes superiores, que lhe havia ordenado me mandasse presos, por causa da sua má conducta por occasião da perda de Chaves. Exceptuei comtudo o tenente coronel Francisco Homem de Magalhães Pizarro, que deve aqui chegar preso pela sua insubordinação e suas consequencias. A outro coronel ordenei que ficasse no exercito do brigadeiro como voluntario, até que pela sua boa conducta na presença do inimigo se mostrasse digno de commandar um regimento portuguez. Espero pois que, manifestando igualmente os povos as melhores disposições, guardaremos a tranquillidade do paiz; mas estou muito seguro da obediencia da tropas».

Quanto ao exercito inglez, que em força la novamente apparecer em Portugal, diremos que desde o dia 12 de março de 1809 tinham começado a desembarcar em Lisboa, e o 🕞 zeram por differentes vezes, as tropas que por fim o haviant de completar, vindo-se juntar ás de sir John Cradock, e por modo tal que, montando estas apenas a 10:787 homens em 6 de janeiro d'aquelle anno, em 6 de abril haviam já subide a 16:886, achando-se a 22 do referido mez elevadas a 21:597, e em 1 de maio a 24:2274. Passados que foram no parlamente inglez os debates sobre o duque de York e a proposta de 🕬 Arthur Wellesley, bem como os que entre os proprios membros do ministerio inglez tiveram logar sobre a sua nomeação para commandante em chefe das forças inglezas na penínsule saiu elle definitivamente de Londres no dia 8 de abril par Portsmouth, onde embarcou a 16, ainda com alguma par da respectiva expedição, destinada para Portugal. No dia 2

<sup>1</sup> Documento n.º 61-E.

de dito mez entrou finalmente no Tejo a bordo de uma fraan ingleza que o conduzia. A inesperada chegada a Lisboa de um general, tido não só como o mais habil, mas até mespecomo e mais feliz de todos os seus collegas em Inglaterm, general que tambem por outro lado era já entre nós bem mbecido pelas suas victorias, e que em toda a nação portaguera tinha provocado as mais decididas sympathias em favor à sua pessoa, desenvolveu em todos os moradores da capitil um phrenetico e vivo enthusiasmo, inconcussa prova da cutruma confiança que já tinham na sua alta capacidade para observato da luta, que tão séria e pertinazmente se achava Technica contra a França. Toda a cidade de Lisboa espontermente appareceu illuminada na noite de 23 de abril, para silmaisar tão auspicioso acontecimento. A alegria brilhava presto de todos os portuguezes; os vivas e os applausos do pre as verem pelas ruas o recemchegado eram incessantes, made por conseguinte os portuguezes os primeiros que pelas ens efficiosas saudações e enthusiasmo em favor de sir Ar-Wellesley, reconheceram n'elle, antes dos seus brilhanles filos, um dos maiores vultos militares que tem visto a **julerra, de que resultou ca**ptivar-se elle muito de tão brimie recepção 1.

No dia 24 foi com grande ceremonial apresentado pelo mi-

Num impresso d'aquelle tempo, intitulado Elogio que a gratidio per conserve de grande Wellington, se relata a recepção que elle por então mespital pelo seguinte modo: «Descrever condignamente o enthume que causou nos moradores de Lisboa o verem desembarcar per mada vez o grande general sir Arthur Wellesley parecerá incrivel, tema foi a sympathia que os portuguezes por elle tiveram desde que 1808 hatéra os francezes nas acções da Roliça e Vimeiro. O certo é a ma chegada a Lisboa em abril de 1809 foi saudada com os mais limbos vivas e acclamações, que retumbaram por todas as praças e a Foi um eutro Pompeu, quando depois da conquista da Asia, entreu phante na capital do imperio romano. Estes applausos, precursores a confiança que todas as classes de portuguezes tinham posto nos tate e alta capacidade do general que desde a sua primeira visita a Portiveram na conta de um verdadeiro heroe».

nistro inglez em Lisboa aos governadores do reino. Um immenso concurso de povo correu a vê-lo e a sauda-lo de novo na praça do Rocio, manifestando nos vivas que lhe dirigia, e nas demonstrações de alegria que lhe patenteava, os puros sentimentos da sua extrema sympathia e gratidão para com elle, a confiança que no seu saber depositava, e as bem fundadas esperanças que n'elle punha. Ainda na noite de 25 a cidade de Lisboa se tornou a illuminar de novo, sendo mais bastas e geraes as luminarias do que na noite anterior. O dir 25 de abril era o anniversario natalicio da princeza D. Carlota Joaquina; á noite foi ao theatro da rua dos Condes o general Wellesley, sendo ali recebido com as mais phreneticas acciamações, que da parte dos concorrentes foram seguramente outras novas provas da sua grande confiança para com elle-Ali chegou tambem um pouco mais tarde o marechal Beres ford, sendo igualmente recebido com não menos demonstrações de confiança e dedicação por elle, em testemunho de reconhecimento pelos seus relevantes serviços, prestados # na organisação e disciplina do exercito portuguez. Beresfort tinha vindo de Thomar a Lisboa, a requisição de Wellesley. não só para conferenciar com elle ácerca do plano de operções a seguir, mas tambem para se acordar com o govern sobre a categoria que devia ter no exercito portuguez o 🗺 mo Wellesley. Em virtude do acordo entre si feito, os good nadores do reino expediram a este general, na data de 🖘 🎉 abril, uma carta regia, assignada pelo bispo do Porto e per D. Francisco Xavier de Noronha, publicada na ordem do do de 4 de maio, pela qual o nomeavam marechal general de exercitos portuguezes, para n'esta qualidade dirigir as 🖛 rações dos mesmos exercitos, quando houvessem de se 🕬 binar e manobrar com os britannicos, ficando sempre ao 🖼 rechal Beresford o seu commando especial<sup>1</sup>. Quasi pelo me tempo em que em Lisboa se lhe dava esta nomeação, 🐠 não só igual, mas até superior, recebia elle também de de Janeiro, por carta regia de 6 de julho do mesmo am qual não confirmava, nem mesmo se referia á de 29 de al

<sup>1</sup> Veja o documento n.º 62.

Quanto a sir John Cradock, diremos que elle foi igualmente convidado por carta de sir Arthur Wellesley, datada de 23 de abril 4, a que comparecesse em Lisboa para tambem conferenciar com elle, a fim de se remover a difficuldade que havia, sobre a impossibilidade d'elle Cradock continuar a servir em Portugal debaixo das ordens d'elle Wellesley, por ser este um tenente general mais moderno do que era aquelle. O resultado da referida conferencia foi partir sir John Cradock para Gibraltar na qualidade de governador d'aquella praça, para onde effectivamente partiu no dia 29 de abril, depois de ter entregado ao seu successor no dia 27 o commando do exercito inglez, o qual n'aquelle mesmo dia recebeu ordem de reunir e se pôr em marcha para Coimbra. Foi no dia 24 do citado mez de abril que sir Wellesley fez conhecer a lord Castlereagh, que achando-se a situação dos negocios da penimsula tal qual a tinha imaginado para tomar o commando do exercito inglez, elle o havia effectivamente assumido, em comformidade das intenções dos ministros da corôa, o que Prova que a defeza de Portugal era ainda para o governo britampico um negocio hypothetico e secundario, em que tinha por ca confiança, e que a demora das operações de Soult e Victor contra Lisboa foi com effeito a causa de Wellesley tomar aquella resolução, de que immediatamente dependeu a sal vação de Portugal, e posteriormente a libertação da peninsula. Alem d'esta feliz circumstancia, outras mais se davam do mesmo teor para a empreza de Wellesley: Chaves tinha já caido em poder de Silveira, como atrás se viu; a resistencia que o mesmo Silveira tinha opposto por alguns dias á passagem dos francezes em Amarante, e as felizes operações de sir Roberto Wilson no reino de Leão e Extremadura, junto á raia de Portugal, tinham feito rebentar na mais larga escala a insurreição dos povos da Beira e Traz os Montes contra os francezes. As forças do coronel Trant, postoque algum tanto irregulares em grande parte, achavam-se no Vouga, onde, apesar

DY.

D

tra

Ri

**J,** i

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o documento n.º 62-A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Documento n.º 63.

d'isso e do seu pouco numero, tinham embaraçado a passagem dos francezes para o sul d'este rio; e finalmente Beresford. havendo já conseguido restabelecer no exercito portugues muita subordinação e disciplina, offerecia com o mesmo exercito um poderoso apoio ás operações que se intentassem. Por outro lado via-se que o poder do marechal Soult se achavainteiramente gasto ou esgotado, bloqueado, como de facto estava sendo no Minho, não podendo fixar-se com segurance fóra d'esta provincia, e muito menos marchar contra Lisboa. por ter de atravessar um paiz cortado de montanhas, desfiladeiros e rios, trasbordando ainda com as suas aguas do inverno findo. Soult não podia portanto emprehender cousa alguma séria com os seus 23:500 homens, tendo de se bater com uma população em armas, sustentada por um exercito auxiliar de grande reputação, e tão numeroso como já então se via o inglez, tendo de mais a mais contra si grande numero de descontentes no seu proprio campo.

Se Soult estava fraco para emprehender operações activas não o estava Victor, o qual podia bem, á testa dos seus 30:00 homens, marchar direito a Lisboa, através de um paiz aberto que não tinha outro obstaculo mais do que o mo Tejo, vada vel quasi sempre em muitas partes desde Abrantes ate à sur l' origem por aquelle tempo. A dar-se a marcha de Victor. marechal Soult podia então vir ao Mondego, e ligar, por med da knha do Zezere, as suas operações com aquelle outro ma rechal, e ambos elles avançarem depois sobre a capital. Wei lesley tinha por si a coragem e extrema confiança das sur tropas, que no dia 1 de maio se elevavam no todo a 26 usa homens inglezes e allemães, incluindo 3:700 cavallos e mus res<sup>4</sup>, alem de uns 25:000 homens de tropas portuguezas, 🎏 organisadas e armadas, não fallando nas milicias e ordenam ças; por terra tinha alem d'isso as praças de Almeida, Cidade Rodrigo, Elvas, Abrantes, Peniche e Badajoz; e pelo lado d mar se achava elle senhor da communicação com a esquada

<sup>1</sup> No exercito inglez quando se falla do numero de homens no campo é sómente com relação aos officiaes inferiores e soldados.

ingleza e embarcações portuguezas, tendo tambem a vantagem da livre navegação das costas e dos rios, que lhe permittiam o transporte facil do que lhe fosse necessario conduzir para onde mais conta lhe fizesse. Reunia por fim com tudo isto o importante apoio do exercito hespanhol de D. Gregorio de la Cuesta com os seus 30:000 infantes e 6:000 cavalles. segundo o que atrás já vimos. D'esta força 25:000 homens estavam por então adiante do desfiladeiro de Monasterio, muito perto dos postos do marechal Victor, não sendo de menor monta o prestigio que tambem lhe dava a sua grande popularidade, a energia de um povo vivamente excitado pela sua independencia e amor da patria, e por estas duas nobres causas enthusiasmado o mais possivel contra o inimigo, dando-se finalmente com tudo isto a opportunidade da occasião. realçada por um certo presentimento da proxima victoria. Parecia pois que o melhor plano era cair sobre o marechal Victor, por ser mais perigosa para Portugal a sua vizinhança, e ser tambem a sua derrota muito mais sensivel e prejudicial aos francezes e de muita vantagem para os hespanhoes. Todavia occupando Soult uma rica provincia e juntamente com ella a segunda cidade do reino, ambas as quaes lhe offereciam amplos e abundantes recursos, e sendo muito dos desejos do marechal Beresford, dos governadores do reino e do povo portuguez, que o mesmo Soult soffresse quanto antes o castigo da temeraria ousadia com que invadira o norte do reino, que todos suspiravam por ver quanto antes libertado da presença dos francezes, por esta operação se decidiu finalmente sir Arthur Wellesley.

No meio dos seus planos este general contava que o brigadeiro Silveira podesse manter os seus postos sobre a linha do Tamega até que fosse reforçado, em cujo caso se haveria cortado a retirada a Soult, excepto quando este se resolvesse a atravessar o rio Minho, onde o mesmo Wellesley pensava em o apertar tanto, que a passagem lhe fosse impraticavel. Perdendo-se todavia a posição de Amarante, falhou uma das mais importantes combinações, o que não obstante nada alterou o primitivo plano na mente do seu auctor. Provendo á segurança de Lisboa<sup>1</sup>, ameaçada pelo exercito de Victor, e entendendo-se com Beresford sobre a execução do seu plano, ordenou que uma força da leal legião lusitana, em numero de 800 homens, que se achava perto de Castello Branco, quando Lapisse passou o Tejo, fosse posta debaixo do commando do coronel Mayne, que mandou postar na ponte de Alcantara, levando tambem comsigo o regimento das milicias da Idanha, na força de 1:017 praças, 50 dragões de cavallaria de Almeida, ou cavallaria n.º 11, quatro peças de calibre 4 e dois obuzes, sendo portanto o total d'estas forças 1:817 homens, excluindo a cavallaria. Para Abrantes e d'ali até Villa Velha mandaram-se postar, debaixo das ordens do coronel Carlos Frederico Lecor, caçadores n.º 1 com 576 praças, caçadores n.º 2 com 405, caçadores n.º 5 com 296, milicias de Santarem com 815, milicias de Thomar com 980, milicias da Covilhã com 993, dois esquadrões de cavallaria com 220 cavallos, e oito peças de artilheria de calibre 3, sendo o total d'esta força 4:065 homens. Em Thomar e Torres Novas postaram-se os regimentos de infanteria n.º 3 com 740 praças, n.º 13 com 825, n.º 15 com 672, e os restos do regimento do Porto com 360, sendo o total d'esta força 2:597 homens. Na Gollega postou-se o batalhão de caçadores n.º 1 com 417 praças, e dois esquadrões de cavallaria na força de 250 cavallos. Em Santarem postaram-se o regimento de infanteria n.º 4 com 1:430 praças, e as milicias de Soure e da Louzã, aquellas com 486 praças e estas com 481, sendo o total d'esta força 2:757 homens O total de todas estas forças em escalão sobre o Tejo, cujo commando em chefe se deu ao tenente general Antonio José de Miranda Henriques, montava a 11:653 homens portuguezes, que foram reforçados por dois batalhões inglezes, que acabavam de desembarcar dos transportes, que de Inglaterra tinham vindo successivamente chegando ás aguas do Tejo, depois de sir Wellesley, e por mais tres batalhões, tirados do exercito inglez que se achava em Leiria: o total da força in-

<sup>1</sup> O estado de segurança em que ficava Lisboa foi participado pelo marechal Beresford a D. Miguel Pereira Forjaz por officio que se pide ver no documento n.º 63-A.

gleza ficou debaixo das ordens do general Mackenzie, com quem o general Miranda Henriques se deveria entender para o que lhe fosse necessario. No Alemtejo, governado pelo tenente general Francisco de Paula Leite, conservou-se a mesma força que até ali existia n'aquella provincia. Com o marechal Beresford dirigiram-se para Coimbra os seguintes corpos portuguezes: os regimentos de infanteria n.º 2 com 1:039 praças, n.º 14 com 1:189, n.º 10 com 1:383, n.º 16 com 1:364, granadeiros do Porto com 577, caçadores n.º 4 com 580, duas companhias de caçadores do monte com 151, tres esquadrões de cavallaria na força de 457 cavallos, uma brigada de artilheria de calibre 9, uma de calibre 6 e duas de calibre 3. Foram estas as forças portuguezas com que o marechal Beresford caminhou para o norte do reino, sommando ao todo 6:283 homens, sendo 5:650 de primeira linha os que com Silveira defendiam o Tamega.

Wellesley e Beresford partiram de Lisboa para Coimbra no dia 28 de abril, chegando Wellesley a esta cidade no dia 2 de maio e Beresford no dia seguinte, sendo aquelle lá recebido com repiques de sinos e luminarias á noite, com todas as mais demonstrações de publico regosijo. O exercito luso-britannico que ali se elevava a 25:000 homens, sendo 13:000 inglezes, 3:000 allemães e 9:000 portuguezes, incluindo a divisão de Trant, n'aquella mesma cidade se concentrou no dia 5. Foi logo em Coimbra que por aquella occasião se começou a intercallar o exercito portuguez com o inglez, principiando esta operação pelos regimentos de infanteria n.º 10 e 16, e granadeiros de 6 e 18 com artilheria n.º 4. Um batalhão de cada um dos referidos regimentos se annexou á brigada do general B. Stewart, logoque no dia 4 de maio chegaram a Coimbra. Alem dos citados corpos portuguezes, que assim se encorporaram nas tropas inglezas, tambem fizeram parte das forças de Wellesley sobre o Porto aquelles outros corpos que anteriormente formavam a divisão de Trant, sendo o total da força que os compunha 2:530 homens. Esta medida da intercallação das tropas portuguezas com as inglezas produziu com o tempo os melhores resultados, não só por ser este o modo de

supprir a falta de experiencia em que as portuguezas ainda por então se achavam, como por se introduzir assim uma louvavel e proveitosa emulação entre umas e outras tropas, como depois se viu. Na frente do exercito que se havia reunido em Coimbra achava-se, como atrás se disse, o citado coronel Trant, operando sobre o Vouga com as suas avançadas na margem direita d'este rio, sendo então a força de primeira linha, que estava debaixo das suas ordens, composta dos corpos já mencionados, na força de 977 homens de infanteria com dois esquadrões de cavallaria, na força de 200 cavallos, pertencentes aos regimentos n.º 4, 7 e 10 d'esta arma. Dois caminhos tinha sir Wellesley a seguir para se dirigir ao Porto; um é o que vae por Vizeu e Lamego, por meio do qual teria torneado a ala esquerda dos francezes no fim de quatro ou cinco dias de marcha, separando-os assim da Beira e Traz os Montes; o outro é o que de Coimbra se dirige directamente para aquella cidade, dando-lhe a vantagem de no fim de dois dias se ir encontrar de frente a frente com a ala direita do inimigo, que poderia bem surprehender, dispondo de forças superiores ás d'elle, as quaes lhe não seria difficil esmaga entre o Vouga e o Douro.

Foi por aquelle mesmo tempo que o marechal Beresfor soube que os francezes se tinham apoderado no dia 2 de mai • da ponte de Amarante, allegando Silveira a inferioridade da 🗲 suas forças para cohonestar este desastre, e o não ter sid 🕶 soccorrido a tempo. Postoque isto fosse verdade, tamber igualmente o era que a superioridade da sua posição suppriæ bem a superioridade do numero dos francezes. Aterradas as tropas do general Silveira pelos meios que o inimigo empregou para conseguir os seus fins, vergonhosamente se dispersaram, sem terem feito a menor resistencia, e nem mesmo tentaram defender o terreno, que ficava entre Amarante e Mesão Frio, e que tão favoravel é a um pequeno corpo, que decidido n'elle se pretendesse defender contra um outro superior, e ao qual em similhante local a sua cavallaria seria 🚱 pouco proveito. «A conducta pessoal de v. s.a, dizia o marechal Beresford ao general Silveira, tem sido desde o principio

de patriotica, honrada e digna de louvor, que não duvido fime da sua parte todos os esforços para remediar a desgraça,
masionada pela negligencia e cobardia de alguns dos seus
diciaes, e para reunir e formar os fugidos, tirando proveito da
ma reserva, para se oppor á rapida passagem do inimigo pelo
terreno difficil que deviam atravessar de Amarante para Mesão
frio; mas conheço muito bem a difficuldade de reunir tropas
mustadas por um terror panico, e que não estando no mehor estado de disciplina, tomaram dos seus officiaes o exemplo para fugirem, para me não admirar de v. s.º não ter sido
hen succedido. Ás tropas de Traz os Montes se deverá indicer um ou mais pontos de reunião, de modo que o inimigo
mão possa impedir».

Apesar d'este contratempo, sir Wellesley em nada alterou o seu plano de ataque contra Soult, e decidido a persegui-lo por ambos os caminhos acima referidos, tomou elle a seu cargo seguir direito pela estrada real de Coimbra ao Porto contra a ala direita dos francezes, commettendo ao marechal Beresford o dirigir-se contra a sua ala esquerda por Vizeu a Lanego com a divisão de que dispunha, reforçada por alguns corpos inglezes, que Wellesley lhe cedeu, em troca dos porbevezes com que ficou, podendo fazer ao todo 6:000 ho-Para cobrir esta marcha a Vizeu, o mesmo Beresford mandou postar em frente da dita cidade o coronel Wilson, om o fim de segurar a passagem do Douro em Ambos os Rios, sendo a força de que dispunha composta de caçadores 2.43, 4 e 6, com duas companhias do regimento britannico 1.º 60, formando uma brigada ligeira. Depois da chegada a Lisboa de sir Arthur Wellesley, o mesmo Wilson tivera orde de se retirar da Hespanha para Portugal, o que execuvindo entrar em S. Pedro do Sul, d'onde marchou para Amarante, encorporando-se lá na divisão de Silveira as tropas de que até ali dispunha. Ao marechal de campo Bacellar foi ordem para que tambem marchasse sobre Lamego com a sa divisão, que se compunha de um batalhão de infanteria 2.º 9 com 566 praças, e do regimento de infanteria n.º 11 1:442, de dois esquadrões de cavallaria na força de 290 cavallos, com duas peças de calibre 6, otto de calibre 3 e dois obuzes: Bacellar tinha por incumbencia, quando alguma desgraça succedesse a Silveira, avançar com a sua divisão, ou para se apoderar da passagem do Douro no Peso da Regua, ponto muito importante para as operações de Beresford, ou para se apoderar de Lamego, que tambem se não tinha por menos importante. Por esta fórma vinha o coronel Wilson, cujas avançadas se foram postar em Farropa, duas leguas distante de Arouca, e outras tantas de Oliveira de Azemeis, a communicar pela sua direita com Bacellar, e pela sua esquerda com o coronel Trant, observando particularmente os caminhos por aquella parte. Ao general Silveira foi ordenado que empregasse todos os meios de reunir a sua força dispersa, indo-se encontrar com Beresford em Vizeu ou Lamego, o que fez, comparecendo n'esta ultima cidade.

A 7 de maio, junto à noite, chegara o marechal a Vizeu. sabendo ali que os francezes avançavam sobre Mesão Frio, tendo abandonado Villa Real, onde se haviam postado, depoisde terem passado o Tamega no dia 2, ordenou que o mare chal de campo Bacellar passasse immediatamente o Douro, 🖙 que elle pontualmente executou à vista do inimigo, que desdeso rompimento da ponte de Amarante se achava acampado na 🚍 alturas de Fontellas. Bacellar, desembarcando no Calhau date Regua no dia 9 ao sol posto, lançou logo as suas avançada pela estrada de Mesão Frio, d'onde escreveu a Beresford ា dia 10, participando-lhe a resolução em que estava de perseguir o inimigo pela estrada de Amarante: Beresford porenta ordenou-lhe que cortasse a serra do Marão, e seguisse a 📂 trada de Mondim de Basto e Peroalves, direito a Chaves, o que elle fielmente cumpriu. A Silveira tinha-se dado ordem, que com a gente dispersa que reuniu, reforçada por mais 800 homens, se dirigisse para Villa Real, como executou. A 8 Beresford chegou a Lamego. A 9 tinha o inimigo avançado para 🚾 são Frio, estendendo os seus postos ao longo do Douro, atéà passagem da Barca de Molledo, e a 10 pela manhà encamnhou-se às alturas fronteiras, direito à posição dos nossos no Peso da Regua, tendo a sua esquerda em Morenho, o centro

can Fontales, e a direita em Sergude; os francezes, em numero de 5:000 infantes e 700 cavallos, eram ali commandados pelo general Loison. Foi então que o general Bacellar, com quatro peças de calibre 3, que Beresford em pessoa foi ver collocar, passou corajosamente o Douro á vista do inimigo, recebendo a mesma ordem a brigada de n.ºº 2 e 14 de infanteria, commandada pelo marechal de campo José Lopes de Sousa, que da ponte da Murcella se tinha igualmente dirigido com cavallaria n.º 6 e 9 para Lamego, cidade que por aquella occasião se tornou o ponto de reunião para todas as forças portuguezas, destinadas a perseguir a ala esquerda dos francezes; esta brigada porém não pôde passar o Douro por imprevistas circumstancias. Loison, vendo a passagem d'este rio eleituada assim pelas nossas tropas, e vendo igualmente o reforço dado a Silveira, desfilando este em direitura para Villa Real, temeu, não só que lhe cortassem as suas communicações com Amarante, mas até que fosse atacado de frente pelos nossos, de que resultou principiar a retirar-se das alturas en que estava, passando na noite de 10 a Mesão Frio, e na manha de 11 a Amarante. D'aqui mesmo se retirou depois sobre Guimarães, mandando queimar todas as povoações por onde passou, quer lhe resistissem, quer não, tendo anteriormente commettido n'ellas toda a especie de crueldades. Pela sua parte Silveira entrou logo em Amarante, depois da sua evacuação por Loison, e após elle o grosso do nosso exercito no dia 13 de maio, posteriormente ao combate que no dia 12 tivera em Gatiaens, combate em que a divisão de Silveira perden dois soldados mortos e tres feridos.

Enquanto isto se passava pelo lado de leste do Porto, sir Arthur Wellesley preparava-se para activamente executar as suas operações pelo lado do Vouga e sul d'aquella cidade, de acordo com o plano que o marechal Beresford já anteriormente tinha ajustado com sir John Cradock, e que elle Wellesley portanto adoptára pela sua parte. Era o exercito de que immediatamente dispunha composto de uma divisão de cavallaria e tres de infanteria. A primeira d'estas, commandada pelo tenente general Paget, como já anteriormente vi-

mes, constava de duas brigadas com dons peças de artilheria; a segundo, commandada pelo tenente general Sherbrooke, era formada de tres brigadas com seis peças de artilheria; a terceira, commandada pelo major general sir Rowland Hill, compunha-se de duas brigadas com seis peçus de artilheria. A cavallaria era commandada pelo tenente general Payne. A totalidade de todas estas tropas elevava-se pouco mais eu menos a 45:000 homens de infanterio e 4:500 de cavallario com vinte e quatro peças de artilheria, seis das quaes eram de calibre 3. A 7 a cavallaria ligeira, e a divisão Paget marcharam, como tambem atrás já notámos, pela estrada do Porto até ao Vouga, fazendo altó no dia 8, para darem tempo a que Beresford gambasse o alto Donro, antes que tivesse logar o ataque contra a ala direita dos francezes. A 9 continuaram a sua marcha para a ponte do Vouga, ao passo que a divisão Hill se dirigia para Aveiro. Pela tarde do citado dia 9 a divisão Paget chegára ás vizinhanças do Veuga, não o passando já senão de noite, para que as sentinellas inimigas o não presentissem, por ser da intenção de Wellesley surprehender es francezes na manhã do dia 10. O general Franceschi achava-se por então em Albergaria a Nova com a sua cavallaria, duas a tres leguas distante da ponte do Vouga; um regimento da divisão Mermet, com seis peças de artilheria, ali se achava igualmente, estando o resto da infanteria do mesmo Mermet em Grijó, uma marcha distante para a retaguarda, sobre a estrada real do Porto. Foi no mesmo dia 9 que o general Franceschi informara o marechal Soult de que as forças alliadas se reuniam sobre o Mondego, chegando os postos de Trant até ao Vouga; mas ainda assim estava longe de suppor que o exercito inglez se achava na sua totalidade sobre este rio, e disposto a cair-lhe em peso, atacando-o com toda a decisão.

Pela tarde do mesmo dia 9 de maio foi que o general Wellesley saiu de Coimbra e chegou ao Vouga, passando logo este rio, indo-se depois da sua chegada acampar a cavallaria ingleza e a portugueza com a divisão de Trant nos pinhaes de Serem. Á meia noite entraram em Agueda, e na Mourisca entraram igualmente as brigadas Murray e Stewart, da divisão

Paget, a que se seguiu passarem tambem o Vouga, e irem depois unir-se á divisão Trant, a qual, reforçada pelos regimentos de cavallaria n.ºs 4 e 10 portuguezes, formava a ala esquerda do exercito alliado. A brigada Stewart, em que entrava o regimento de infanteria portugueza p.º 16, formava a direita, e a cavallaria ingleza, commandada pelo general Cotton, ia no centro: toda a mais tropa, á excepção de uma brigada da divisão Hill, mandada para Aveiro, marchava de reserva. Sabendo o general Wellesley que a ria de Ovar não estava guardada pelos francezes, decidiu-se a tomar-lhes a direita a favor d'esta ria, para cujo fim destinou a citada brigada da divisão Hill, indo-se embarcar em Aveiro na tarde do mesmo dia 9, para de la seguir para Ovar na manhã do dia 10, 20 romper do sol, fazendo-se o desembarque immediatamente. Pelas seis horas da manhã d'este mesmo dia chegavam tambem ás planicies entre as duas Albergarias as divisões Paget e Trant pela fórma acima descripta. A cavallaria franceza, na ferça de 1:000 homens, e outros tantos de infanteria, achavam-se postados para áquem de Albergaria a Nova, no sitio da Guarda, d'onde a cavallaria franceza avançou sobre a ingle-primor de decisão e galhardia militar; os inglezes porém espicaram-se com valor, caindo logo sobre os seus adversamios com tal impeto, que em menos de meia hora os francezes Foram derrotados, retirando-se para os pinhaes. Ali mesmo torram a ser novamente atacados no mesmo dia 10 pelos caçacores inglezes de Stewart, e os portuguezes de Trant. A infan-Cria franceza pretendeu fazer alguma resistencia, mas teve de Féirar-se para Albergaria a Nova, onde se não pôde demorar,

Devemos aqui advertir que já anteriormente descrevemos os combates de Albergaria e Grijó, dados nos dias 10 e 11 de maio, por nos precer acertado completar por então as operações da pequena divisão do coronel Trant, da qual fazia parte o corpo academico de Coimbra, combates de que tambem agora passâmos outra vez a fallar, em rasão do exercito inglez haver entrado n'elles, e serem já dirigidos pelo tenente general sir Arthur Wellesley, de cujas operações igualmente aqui nos occupámos.

por se achar quasi cercada pela cavallaria ingleza. N'este com bate, que durou tres horas, tiveram os portuguezes a perde tres soldados feridos e quatro extraviados, tendo sido e algum vulto o estrago que soffreram os francezes, principal mente na retirada, em que fizeram muito bom serviço du peças de artilheria portuguezas, commandadas pelo primeir tenente Gutierres, que n'esta occasião se distinguio bastant Em Albergaría foram os francezes por mais outra vez atam dos, e d'ali lançados fóra, sendo os primeiros que entrar n'aquella villa os caçadores portuguezes, que de toda a troingleza mereceram grandes elogios pela sua bravura e sangi frio. Acoçados logo os francezes pela cavallaria ingleza, fu ram d'aquelle ponto para perto do Pinheiro, onde pretend ram novamente formar-se, ameaçando a divisão de Trant : 📠 o general Cotton, á testa d'aquella sua cavallaria, ajudado par artilheria montada, poz o inimigo em vergonhosa fuga, seni sempre perseguido até Oliveira de Azemeis, onde ficou quartel general do exercito alliado na noite de 10 para 📳 A perda do inimigo não foi de muito vulto, tanto em morto como em feridos e prisioneiros; mas figurou n'essa sua peruma peça de artilheria, muito gado, alem de dezenove cava los e eguas. Pela nossa parte houve um soldado inglez mor dois feridos e um caçador portuguez.

Era igualmente pelo mesmo dia 10 de maio, como já mos, que o marechal Beresford tinha feito atravessar o Douro na Regua pelas suas tropas, repellindo Loison paramate; por conseguinte o flanco esquerdo dos frances estava n'aquelle dia torneado pelo marechal Beresford, o reito pela brigada do general Hill, que da sua frente os tin repellido em Ovar, bem como aos que da villa da Feira para li tinham ido de reforço; o centro achava-se da mesma meira repellido, e posto em retirada pelas divisões Tranla Paget, no que tomára parte a cavallaria do general Cotto Estas divisões com toda a mais força do exercito alhado hiviam pernoitado n'um pinhal, distante do inimigo meia lega. Pelas sete boras da manhã do dia 14 continuou o exercito suas operações, fazendo marchas forçadas, durante as qual-

os francezes perderam sempre terreno até Grijó, pois apenas os postos avançados francezes descobriram os do exercito al-·liado ao chegar á Venda Nova, entre Souto Redondo e Grijó, promptamente se retiraram. Por esta fórma ía o dito exercito marchando sobre o Porto, para onde igualmente marchava o general Hill pelo caminho parallelo, que de Ovar se dirige tambem para aquella cidade. Pouco depois notou-se que os francezes, na força de 4:200 infantes e 1:000 de cavallaria, se achavam collocados n'uma forte posição nas alturas que dominam Grijó, tendo a sua frente coberta por bosques, e por um terreno desigual: a sua artilheria a tinham elles postada no cabeço do Picoto. Á vista d'isto Wellesley mandou tornear o flanco esquerdo do inimigo, manobra que foi bem executada pela brigada do major general Murray. Por este mesmo tempo o regimento portuguez de infanteria n.º 16, que fazia parte da brigada do general Stewart, atacou tambema a direita, ao passo que outros corpos da mesma brigada ata caram igualmente os francezes nos bosques e na villa, onde se achavam, ataques que os obrigaram a se retirar para o Porto, sendo perseguidos por dois esquadrões de cavallaria ing leza, ás ordens do major Blake. Chegados á altura dos Carvalhos, voltaram-se contra os seus perseguidores; mas a infa enteria ingleza, chegando ao passo de carga, os constrangeu a proseguir na retirada, o que fizeram em boa ordem e desendendo-se sempre como poderam. Os inglezes pararam durante a noite, ao passo que os francezes, continuando a retirar-se, passaram o Douro e entraram no Porto. N'este comhate de Grijó perdeu o regimento portuguez n.º 16 o alferes Joaquim José de Quevedo e Vasconcellos, e tres soldados mortos; um official e um soldado feridos, como atrás notámos.

A tropa franceza, que retirava da margem do sul do Douro, na já citada força de 5:200 homens, incluindo 4:000 de cavallaria, reunida á que se achava dentro do Porto, em numero de 4:500 infantes, fazia um total de 9:700 homens. Parece que o marechal Soult buscava retirar-se para Leão e Castella Velha por Lamego e Beira Alta, o que se prova, quer pelo grande em-

TONO 11-3. 2 EPOC.

Ľ

1.

1

1.

Ė

S

penho que teve em se apossar da ponte de Amarante, quer pela marcha que levava Loison, em direitura a Lamego com a sua divisão, forte de 5:700 homens, e quer finalmente por ter mandado do Porto para Amarante a sua artilheria e bagagens. Para conservar a sua communicação entre Amarante e a mesma cidade do Porto tinha elle postado n'um ponto intermediario, entre aquelles dois, uma força de 2:050 homens. A divisão Lorges, que se achava para o norte do Minho, na força de 1:400 homens, recebeu ordem de se dirigir tambem para Amarante, pela estrada de Guimarães, devendo previamente reunir toda a sua força dispersa. Soult suppunha que só a 14 ou 15 de maio elle Lorges se podesse achar no Tamega. Por conseguinte ao mesmo Soult era muito necessaria a occupação do Porto, pelo menos até áquelles dias, para cobrir a retirada de Lorges. A divisão de Mermet, retirando-se de Grijó para o Porto, foi logo mandada para Vallongo e Baltar, com ordem de se assegurar de todos os barcos do Douro para que não seguissem para o Porto, onde podiam vir fornecer meios de transporte ao exercito alliado. No dia 11 (quinta feira da Ascensão), do meio dia por diante começaram no Porto a ver-se passar do sul para o norte do Douro tropas, muitos cavallos sem cavalleiros, e muita gente sem armas, e tudo isto em marcha precipitada durante todo o resto do dia, continuando tambem por toda a noite até às duas horas e meia da manhã do dia 12, sexta feira, em que quatorze barris de polvora arderam ao mesmo tempo dentro das barcas da antiga ponte do Douro, de que resultou ir uma parte d'ella pelos ares e arder a outra. Tal foi o annuncio da definitiva retirada dos francezes da margem esquerda d'aquelle rio, que abandonaram, incluindo as baterias que tinham na Serra do Pilar, onde tudo despedaçaram, queimando, ou deitando ao rio toda a polvora que ali tinham, e encravando as peças de artilberia. No Porto fez tambem o marechal Soult pôr em segurança todas as embarcações, que os seus soldados poderam apanhar, e estabelecer postos em todos os logares, que mais vantajosos lhe pareceram, dispondo-se a ficar no Porto afé ao citado dia 14 ou 15 de maio, como acima se disse, para dar

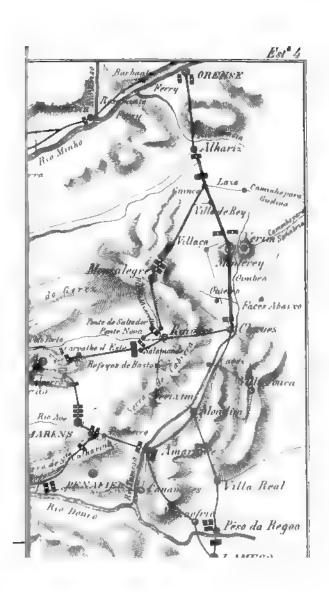

`

tempo aos dragões de Lorges, e aos diversos destacamentos do seu exercito a concentrarem-se em Amarante.

Soult tinha mais particularmente dirigido a sua attenção para aquella parte do rio, que fica para baixo da Ribeira, e d'aqui vae até S. João da Foz. As informações, que a sua cavallaria lhe tinha dado, fizeram-lhe acreditar que a divisão Hill, desembarcada em Ovar, iria tentar a passagem do Douro o mais perto possivel da sua foz, ao abrigo do fogo dos seus navios de guerra, circumstancia que o levou a ter n'uma especie de abandono aquella porção da cidade, que desde o sitio da Ribeira vae até á quinta do Freixo. Com isto coincidiu tambem pensar que o general Loison se conservava firme com a sua força em Mesão Frio e Peso da Regua, quando se achava já em retirada para Guimarães. Tendo pois o regimento de infanteria n.º 86 e a brigada de dragões do general Caulaincourt occupado os já citados postos intermediarios entre Amarante e o Porto, pensou ter segura a sua retirada para Amarante. Para mais se aggravar a sua já tão critica posição, foi por aquelle mesmo tempo, ou na noite de 8 para 9 de maio, que um official general declarou ao marechal Soult, que o ajudante major d'Argenton, que n'outro tempo fôra seu ajudante de campo, o tinha vindo visitar, e lhe fallara n'uma vasta conspiração de acordo com os generaes inglezes, tendo por fim apparente desthronar Napoleão, e pacificar a Europa, começando pelo prender a elle, duque de Dalmacia, entregando-o depois aos postos avançados do exercito inglez. Preso d'Argenton, Soult prometteu-lhe o seu perdão, se nomeasse os conspiradores e desse conta do que tinha visto, quanto á força do exercito inglez e portuguez. D'Argenton confessou sem rebuço, que tinha vindo fallar com os generaes Wellesley e Beresford a Lisboa e a Coimbra; pintou-lhe a força do exercito luso-britannico como se lhe tinha figurado (poisque Wellesley lh'a não deixou ver com exactidão); mas quanto aos conspiradores nada lhe disse, limitando-se só a exagerar a importancia ¿la conspiração, a desafiar o poder do marechal, e a aconsehar-lhe, como o meio mais seguro para elle, o abraçar os sentimentos dos conspiradores. Soult, mostrando n'esta occa-

sião toda a firmeza propria do seu caracter, querendo verificar a extensão do perigo, retardou a execução d'Argenton, que no decurso da campanha se pôde escapar, salvando-se a si e aos seus consocios pela sua fuga para os inglezes 1. Conseguintemente Soult desde 9 de maio, em que d'Argenton foi preso, viu bem todo o abysmo dos perigos de que se achava rodeado, postoque se não intimidasse com elles. Chamando ao seu quartel general todos os generaes de divisão que se achavam no Porto, todos elles lhe protestaram a sua fidelidade e a dos seus subordinados; mas a desconfiança não podia deixar de existir pela sua parte, pelo menos emquanto não descobrisse a fundo a conspiração. O certo é que elle sevia pela sua frente com um inimigo poderoso, e pela sua retaguarda com os insurgentes portuguezes, que se tinham reanimado, á vista das circumstancias occorrentes, ao passo que as tropas francezas, batidas desde o Vouga até ao Douro, desde este rio até ao Tamega e ao Lima, se achavam commandadas por officiaes, cuja fidelidade, a respeito de muitos\_ lhe não podia deixar de ser suspeita, d'onde resultava darem se-lhe falsas informações, e serem as suas ordens despreza das, ou não serem pontualmente cumpridas pelos seus subordinados.

Pelas nove horas da manhã do dia 12 de maio appareceu a guarda avançada do exercito alliado no alto de Santo Ovidio, onde varias pessoas do Porto lhe foram dar a noticia do abandono da Serra do Pilar por parte dos francezes: passando uma porção do exercito a occupar aquelle ponto, d'elle desceu alguma gente para a margem do Douro, reunindo-se em Villa Nova ás mais forças, que para ali marchavam. Na mesma manhã do dia 12 o corpo academico de Coimbra, com a divisão Trant, depois de algum tempo de marcha, fez alto para dar logar a avançar mais para a frente a columna portugueza de caçadores, que no dia 11 tinha ficado á retaguarda. Do mesmo corpo academico saíram cem homens para guarda

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Passado tempo cain nas mãos dos sens, por quem foi depois julgado e fuzilado.

avançada, commandada pelo tenente coronel do referido corpo, José Bonifacio de Andrada e Silva, destacando-se tambem um batalhão de caçadores para defender os flancos da sobredita guarda. Depois de algum tempo de marcha fez-se alto, recebendo por essa occasião os caçadores academicos a honra do general Paget os pedir para fazerem parte da sua divisão. Continuou-se a marcha para Villa Nova, onde o exercito chegou pelas nove horas do dia 12. A columna ingleza, que occupava a Serra do Pilar, foi postar-se junto ao muro da cerca do respectivo convento, sobre o rio Douro, com a conveniente artilheria, que ali se assestou para proteger a passagem do rio, que era o unico obstaculo que por então separava os dois exercitos. Soult, pouco ou nada tendo soffrido pelas operações antecedentes, podia dentro em dois dias retirar-se sobre o rio Tamega, e bater ali o marechal Beresford, cujas tropas, fracas em numero, não bem organisadas, e geralmente bisonhas, podiam não fazer grande resistencia; conseguido isto, era-lhe então facil dirigir-se para Salamanca por Lamego e Beira Alta, como pareciam ser as suas vistas, indo lá ser muito mais prejudicial aos alliados do que o era na propria cidade do Porto. Por conseguinte era da maior urgencia que quanto antes se atravessasse o Douro, não só para livrar Beresford do perigo, que lhe podia estar imminente, mas até mesmo para o auxiliar a embaraçar a passagem de Soult para a Beira, quando porventura a pretendesse effeituar. A Serra do Pilar, junto da qual o Douro faz uma volta, formando um angulo agudo, impede que da cidade se veja cousa alguma para a parte de cima do rio.

O duque de Dalmacia, descuidado sobre este ponto, occupava o palacio chamado dos Carrancas, para o lado oeste da cidade, d'onde só descobria toda a parte inferior do rio, que desde Villa Nova corre até à Foz, emquanto que Wellesley via muito a seu commodo do alto da mesma Serra, onde se fixára, toda a cidade, todo o rio Douro, e até mesmo todo o paiz circumvizinho. Este general via alem d'isto os cavallos e as bagagens do inimigo moverem-se sobre a estrada de Vallongo, uma grande nuvem de poeira, indicando a retirada das

suas columnas, e finalmente não haver junto do rio corpo algum consideravel que o vigiasse, mas sómente alguns pequenos postos militares, e esses mesmos separados uns dos outros, e sem serviço de patrulhas. O que mais para seus fins chamou a attenção de sir Arthur Wellesley na margem direita do Douro foi o edificio do seminario: cercado, com o se acha, por uma muralha, que por cada um dos seus dois lados desce até à margem do rio, o recinto por ella comprehendido. chamado quinta do Prado do Bispo, offerecia-lhe capacidade sufficiente para conter dois batalhões dos seus. Com esta circumstancia davam-se também outras, taes como a de ter uma só saída, e essa mesma fechada por uma grade de ferro, que deita para o caminho de Vallongo; dominar toda a vizinhança, excepto uma pequena elevação ao alcance de artilheria. mas que não offerece capacidade para n'ella se assestar ; não haver perto d'ali posto algum dos francezes; e finalmente poder-se pelo lado direito do convento da Serra descer commodamente até ao antigo hospicio do Senhor d'Alem, junto 🏕 aguas do rio, sem que da cidade se descobrisse esta operação À vista pois de similhantes circumstancias julgou sir Wellester que, a ter um só barco ás suas ordens, poderia effeituar a passagem do rio, mesmo em presença de um exercito tão aguerrido como o de Soult no Porto, commandado por um des mais habeis e acreditados marechaes de França. Bem depresso lhe deparou a fortuna o desejado barco, tal foi o que durato a noite havia transportado um pobre barbeiro do Porto, 🗠 capado ás patrulhas francezas. Um dos seus officiaes d'estalo major, o coronel Waters, homem audaz e emprehendedo. tendo conhecimento do facto, de prompto atravessou o n com o barbeiro e o prior de Amarante, que corajosamente the offereceu o seu soccorro. Hora e meia depois voltaran elles com tres grandes barcos, com a fortuna de não serv percebidos pelos francezes. Durante este tempo assestaran se no convento da Serra dezoito ou vinte peças de artillera-

As mesmas circumstancias que portanto se deram no Porto em outubro de 4580 entre as forças portuguezas do partido d D. Antonio, prior do Crato, e as hespanholas que o perseguianmin o Prado do Bispo, á testa de um numeroso corpo de callaria, infanteria e artilheria. A fuzilaria tornou-se tanto mis forte e intensa, quanto maior numero de tropas se ia acumulando n'aquelle ponto. De reforço aos corpos do seminario, em que tambem entravam alguns academicos de Combra, acudiram os regimentos n.ºs 48 e 66 da brigada de lill, bem como o batalhão de infanteria n.º 16, que novamente qui se distinguiu, como já o tinha feito no combate de Grijó, sendo commandado pelo seu bravo coronel Machado 4.

Os francezes atacaram com impetuosidade e constancia; o se fogo era superior ao dos inglezes, e a sua artilheria colecava já a bater o seminario; mas a artilheria da Serra, que dominava tudo á volta, tambem se não descuidava de varejar bem com as suas balas os francezes, para que não atacassem os alliados pelo lado da grade de ferro. O momento era critico, e sir Arthur Wellesley passaria em pessoa para a margem direita, se não fossem os muitos rogos que os seus officiaes he dirigiram para o não fazer, e a muita confiança que elle mesmo tinha no general Hill. No meio d'estas circumstancias os habitantes do Porto trouxeram para Villa Nova mais alguns barcos grandes, por meio dos quaes começaram em força a passar para o Porto as tropas do general Sherbrooke. Ao mesmo tempo ouviram-se grandes gritos de alegria, e em todas as janellas da cidade se viram os portuenses agitar len-

As tropas portuguezas de primeira linha, que entraram na tomada do Porto, foram: artilheria n.º 4, na força de 85 praças, commandadas pelo primeiro tenente Diogo Antonio Guterres; cavallaria n.º 4, 105 praças, commandadas pelo tenente Joaquim Antonio Sanches de Baena; cavallaria n.º 7, 105 praças, commandadas pelo capitão Antonio Joaquim Bandeira: cavallaria n.º 10, 105 praças, commandadas pelo capitão Guiheme dos Guimarães Moreira; infanteria n.º 1, 775 praças, commandadas pelo major Manuel Mourão Garcez Palha; infanteria n.º 10, 592 praças, commandadas pelo tenente coronel, D. Luiz Innocencio Benedicto de Castro, terceiro conde de Rezende; infanteria n.º 13, 304 praças, commandadas pelo major Francisco de Salles de Carvalho; infanteria n.º 16, 168 praças, commandadas pelo coronel Luiz Machado de Mendonça. O total de todas estas forças era portanto de 2:539 homens, tendo de Perta 1 soldado morto e 1 official ferido.

cos brancos: eram o feliz annuncio de que os francezes tinham abandonado a baixa da cidade. Foi n'esta occasião que chegaram de Avintes, ameaçando o flanco esquerdo do inimigo, as tropas do general Murray, depois de terem lá effeituado sem risco algum a sua passagem do Douro. Desde então Soult deu ordem ao seu exercito para começar uma prompta retirada sobre Amarante, retirada que foi feita na maior precipitação e desordem, como era bem de esperar, estando já os inglezes senhores de toda a cidade do Porto, de que resultou não ter elle tempo para mais do que para montar a cavallo, e dirigir-se effectivamente para aquella villa pela estrada de Penafiel, abandonando os seus doentes, cincoenta peças de artilheria e as suas equipagens. A noite veiu pôr termo ao combate e á perseguição dos fugidos. Os inglezes ficaram no terreno que tinham conquistado, tendo perdido apenas 20 homens mortos e 95 feridos, em que entrava um general; o batalhão portuguez de n.º 16 teve um soldado morto e um official ferido, como já se disse, tendo igualmente o coronel Machado, seu commandante, sido publicamente elogiado pela sua bravura nas ordens do dia de Wellesley, que d'elle e do seu batalhão tambem fez menção honrosa na sua parte official por similhante motivo. Os francezes tiveram a perda de 500 homens mortos e feridos, alem de muitos prisioneiros, não fallando nas já citadas peças de artilheria, e nos doentes e feridos que em numero de 700 ficaram no hospital. O coronel Trant foi depois da victoria nomeado governador militar do Porto, e como n'esta cidade se houvessem commettido alguns excessos contra os feridos e prisioneiros francezes, sir Arthur Wellesley proclamou no dia 13 de maio aos seus moradores, declarando que taes prisioneiros estavam debaixo da sua protecção, e que olharia como culpado de desobediencia às suas ordens todo aquelle que os offendesse ou maltratasse 1. A ponte de barcas reparou-se com a possivel brevidade, a ponto de que no dia 13 já offerecia uma commoda passagem, tanto para a tropa, como para o publico<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Documento n.º 63-B.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Se fossemos a enumerar todas as phantasias de mr. Thiers na sua

## CEM DO RIO DOURO

K

POR ESLEY CONTRA O MARECHAL SOULT de maio de 1809.

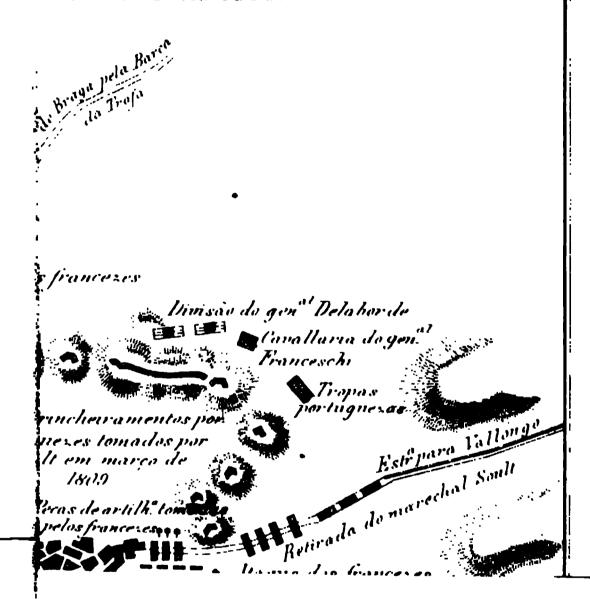



Anarante pela estrada de Vallongo, Balthar e Penafiel. Só quando chegou a este ultimo ponto é que soube ao certo que e general Loison (para quem a sua segunda approximação do harão em 1809 foi tanto ou mais funesta de que a primeira no anno anterior), se havia retirado do Tamega na manhã do mesmo dia 13, para seguir a estrada de Guimarães a Braga, a qual elle duque mandou tambem seguir á tropa que do Porto e acompanhava, ordenando que se destruisse parte da artilheria que ainda comsigo levava, e que os carros de parque e algunas bagagens se queimassem, como se executou perto de Penafiel. Alliviado por este modo o exercito de tudo o que maiormente lhe podia embaraçar a rapidez da sua marcha, Soult tomou effectivamente n'aquella mesma manhã de 13 o

Mistoria, verdadeira teia de Penelope, com relação a Portugal, seria um aunca acabar. Mr. Thiers improvisando, como lhe pareceu, os acontecimentos da campanha do marechal Soult em Portugal, sem querer ter o tabalbo de indagar como elles na verdade se passaram, seguramente por be ser mais commodo escreve-los phantastica e superficialmente do que examinar a fundo como as cousas correram, diz-nos que na manha do 🛍 🕄 de maio sir John Murray fôra mandado para Avintes (o que é radade), e que tendo lá recolhido um sufficiente numero de barcos, os mendara depois para o Porto (o que não é exacto), e que sir Arthur Wellesley d'elles se serviu para fazer passar para o outro lado do Douro de la divisão Paget (novo estropeamento de factos por parte de mr. Thiers). O leitor acaba de ver como as cousas se passaram na rea-Edde; mas se mr. Thiers se tivesse dado ao trabalho de ler a Historia de guerra da peninsula, pelo coronel Napier, por certo não metteria na en obra tamanha serie de inexactidoes, filhas aliás de não querer ter babalho de maior vulto na sua composição. Um tomar terra de improno, que elle nos conta do general Paget, passando o Douro no maior wyredo, tendo logar o facto das onze horas para o meio dia é cousa que seus ares de romantico da parte d'este afamado escriptor! A maneira por que relata a passagem do Douro por Wellesley, e a retirada do maechal Soult para a Galliza (livro xxxvi da sua Historia do Imperio) é m constante estropeamento dos factos; mas estropeamento que não tem esculpa, por ser filho de mr. Thiers se querer forrar ao trabalho de ler nas bras contemporaneas, mesmo nas do seu paiz, a maneira por que elles se mesaram, pois nos não é licito attribuir á má fé n'um escriptor de tanto me e reputação o que nos diz na sua obra, com relação a Portugal.

estreito caminho, que junto ao valle da ribeira de Sousa 📆 pela parte superior da serra de Santa Catharina para Guini rães, na mente de effeituar a sua retirada por Braga, seguin o referido caminho, fundado nas informações que por forta sua lhe deu um capador hespanhol, pratico d'aquelles sitte e que por acaso encontrou para o tirar do aperto em que. via. Sir Wellesley, ignorando pela sua parte o que se passientre Beresford e Loison, bem como a retirada que este a neral fizera da ponte de Amarante, sabendo sómente 🍿 Soult se destinava a tomar o caminho de Braga, destacon general Murray com a legião hanoveriana e alguma cavaliaem sua perseguição, ordenando-lhe mais que, se Loison achasse em Amarante, tratasse de abrir communicação 😋 Beresford, emquanto que elle Wellesley ficava no dia 13 Porto. Ao mesmo Beresford mandou igualmente que, remê tando o Tamega, fosse impedir em Chaves a passagem que francezes ali pretendessem effeituar.

O exercito alliado saiu portanto do Porto em duas co mnas sómente na manhã do dia 14, indo uma pela estrada Barca da Trofa para Braga, e a outra pela ponte do Avi Barcellos. Os francezes que vinham fugidos, chegando i mesmo dia 14 perto de Braga, e vendo que os inglezes pt ali se encaminhavam, não buscaram entrar n'aquella cidat tencionando em tal caso ir atravessar o Minho em Valens por ter o marechal Soult tomado o partido de se dirigir pa Carvalho d'Este e Salamonde, através das montanhas, pti ganhar Chaves, destruindo o restante da sua artilheria, com adiante veremos. Presentindo porém que Beresford lhe ia 📗 mar o passo na dita villa de Chaves, o mesmo Soult viu obrigado a deixar igualmente esta estrada, para seguir a Ruivães a Montalegre, indo passar o Cávado na Ponte No. sendo muito feliz em a não achar destruida pelos paizant por falta de tempo que para isso tiveram. No dia 15 su Wi lesley achava-se em Braga, e sir Murray em Guimarães. 🖪 sua parte o marechal Beresford também ignorava que Sose retirára do Porto, cousa de que só teve rumores vagos dia 13, e informações seguras no dia 14. Tendo-se pois

tancezes adiantado um dia de marcha ao mesmo Beresford. resolven este general dirigir-se para Traz os Montes, a fim thes ir embaraçar a passagem em Chaves, como já notános, antecipando-se assim ás ordens de Wellesley; e como Siveira devesse ser mais pratico que nenhum outro general dos caminhos e terrenos d'aquella provincia, a elle lhe ordemu que de prompto corresse a apoderar-se de todas as commnicações, que por Salamonde vão para Traz os Montes, ou mies para Mondim, Chaves e Montalegre. Silveira, porém, sen ordem do seu general, nem aviso algum previo, que le fizesse, tinha mandado a sua brigada para Chaves pelo caninho de Villa Real, o que muito justamente irritou Beresm, vendo a falta de disciplina n'um seu general subalterno, deineando operações a seu alvedrio, e dispondo a seu arbitrio de tropas, sem licença ou conhecimento algum do seu commandante em chefe, a quem elle infundiu por este facto, e por outros subsequentes, um desfavoravel conceito, repulando-o desde então por diante de pouco saber militar, desconhecendo os seus deveres. Após esta, outras novas faltas commetteu Silveira, as quaes ainda mais concorreram para o seu descredito, sendo assim causa proxima de Soult se escapar para Galliza na citada ponte do Saltador, que Silveira podia ter occupado, antes do mesmo Soult ali passar<sup>4</sup>.

Pela sua parte o marechal Beresford partiu de Amarante no dia 15, tendo já a maior parte das suas tropas avançado no dia anterior, na esperança de as poder reunir em Chaves

Novamente advertimos por esta occasião que mr. Thiers falta ainda por mais outra vez á verdade, dizendo que o marechal Soult se retirara para Amarante, sem estar certo de uma maneira positiva da posse d'aquella vila. Parece incrivel que mr. Thiers nem ao menos consultasse as Campanas do marechal Soult em Galliza e Portugal, porque, se as tivesse lido, acharia n'ellas que o marechal estava certo de que Amarante lhe finha caído nas mãos no dia 2 de maio; mas o que elle não sabia era que o general Loison se tinha d'ella retirado, sem lhe fazer participação de um passo tão importante. Por conseguinte a culpa não foi de Soult, mas sim de Loison, por não ter cumprido com os seus deveres, ou por caprichosa insubordinação sua, ou porque talvez fosse tambem um dos membros da conspiração tramada contra o marechal.

no dia 16; mas o pessimo tempo que então fez, e os maus caminhos, tornados ainda peiores em rasão das continuadas chuvas que tinham caido, impediram a chegada das mesmas tropas áquella villa até ao dia 17 á noite, não podendo o ma rechal de campo Bacellar tambem ali chegar senão no dia 18: As ordens dadas ao brigadeiro Silveira para ir occupar as passagens do Minho para Traz os Montes não poderam ser cumpridas por elle, por não as poder defender antes do inimigose ter d'ellas apoderado, em rasão d'elle Silveira ter mandado marchar a sua brigada por um caminho opposto ao que deviseguir, à excepção do batalhão de caçadores n.º 4, ao qual Beresford tinha ordenado tomar o caminho de Mondim. Reconhecendo o marechal que os francezes se dirigiam para Montalegre, novas ordens deu ao brigadeiro Silverra para que juntasse o seu corpo em Ardões, que fica entre Montalegre 🐧 Chaves, com recommendação expressa de se não mostrar ao immigo pelo caminho que seguisse, a fim de lhe não dar a conhecer que os nossos se achavam sobre o seu flanco, havendo ainda a esperança de se lhe cortar a marcha, passando de Chaves para Guinço, por onde elle de necessidade devia dentro em pouco tempo passar. Dadas estas providencias, Beresford saiu de Chaves a 18 com toda a força que lhe tinha chegado, tomando o caminho mais curto de S. Maillion, deixando Morterei à sua direita; mas vendo que Soult se escapára ao brigadeiro Silveira, de novo lhe ordenou que n'aquella mesmanoite se lhe fosse por fim reunir no referido logar de S. Mallion. Silveira, porém, por uma nova prova da sua arbitrana conducta em tal occasião, transgrediu todas as ordens recebidas, dirigindo-se por seu bel-prazer para Montalegre, não obstante ter o inimigo passado já este ponto, sendo a constquencia d'isto ficar Beresford privado do apoio da sua brigada, e do que tambem lbe podía dar o batalhão de caçado res n.º 4, e como a brigada de Bacellar igualmente lhe não tivesse ainda chegado, ficou elle reduzido a ter comsigo pouco mais de metade da sua força, e portanto em estado de não poder perseguir o inimigo, que provavelmente lhe não era possivel alcançar, de que resultou limitar-se a parar em Guinço.



onde chegou no dia 19, mandando apenas a sua cavallaria até pouco alem de Alhariz em perseguição dos fugidos.

Sir Arthur Wellesley, que no dia 15 tinha chegado a Braga, como já dissemos, partiu pelas quatro horas do dia 16 para Salamonde ao encontro da retaguarda de Soult, o qual, tendo franqueado no dia 13 a serra de Santa Catharina, junto á ribeira de Sousa, caminho que tambem se achava em pessimo estado, em rasão da chuva que tinha caído a torrentes, foi em Guimarães juntar-se a Loison, reunindo-se-lhe igualmente pouco depois a divisão Lorges, que tinha vindo de Braga: por este modo conseguiu elle reunir a si todas as forças dispersas do seu exercito, desenvolvendo uma grande sagacidade, a par de uma admiravel firmeza de resolução, dotes que ainda mais sobresaíram n'elle, quando, como já dissemos, destruindo o restapte da sua artilheria, a maior parte das bagagens e das munições das divisões Loison e Lorges, deixou á esquerda o caminho de Braga para tomar o que d'esta cidade vae para Carvalho d'Este, onde elle Soult chegou pela tarde do mesmo dia 14, adiantando-se assim mais um dia de marcha, para por este modo evitar um combate com o exercito alliado, que lhe não convinha acceitar. Pela manhã do dia 15 Soult, tomando em pessoa o commando da retaguarda do seu exercito, e dando o da vanguarda ao general Loison, dirigiu-se de Carvalho d'Este para S. João de Rei, Salamonde e Ruivães, d'onde partem dois caminhos, um The vae d'esta ultima povoação para Chaves, que não pôde seguir pela opposição de Beresford, outro mais curto, mas menos praticavel, que é o que da mesma povoação, ou um Pouco adiante d'ella, se dirige para a Ponte Nova e Ponte do Saltador, ou da Misarella, já na estrada para Montalegre. Mas 08 seus exploradores vieram-lhe dizer que a ponte de Ruivães % achava cortada, e defendida por 1:200 paizanos portugue-3, os quaes, sendo durante a noite afugentados pelo bravo ajor Dulong, a quem Soult commettêra esta empreza, pôde passar com o seu exercito na manhã de 16 a Ponte Nova, tinha conseguido fazer reparar durante a noite. Seguia-se vis a ponte do Saltador, que atravessa a torrente ou ribeira da Misarella: por fortuna para os francezes esta por não estava cortada, e por isso a poderam passar a salvo, de pois do já citado major Dulong ter tambem d'ali afugentados paizanos portuguezes, que dos rochedos vizinhos lhes e tavam fazendo um vivo fogo, ficando elle major Dulong gavemente ferido.

No dia 17 os francezes ganharam Montalegre, escapando-🌲 a Silveira, como já superiormente notámos; no dia 18 passe ram a Alhariz, e no dia 19 entraram em Orense, depois 🦣 seis dias de uma marcha difficil e trabalhosa, durante a qui Soult perdeu todo o seu material de guerra, quasi todas 🛎 suas bagagens, e um grande numero de homens, que exte nuados pelo cansaço e fome o não poderam seguir, salvando a sua infanteria apenas as suas bayonetas, por effeito da pe seguição dos alliados na sua retaguarda. Ali chegaram pocheios de miseria e de fadiga, sem artilheria, provisões, me nições, cavallos, caixa militar, e muitos d'elles até sem espir garda. O ferro do inimigo, as doenças e os assassinatos f nham feito perder a Soult 6:000 soldados, dos quaes ma de 3:000 haviam sido encontrados nos hospitaes: 1:000 🖣 nham sido mortos pelos portuguezes, ou haviam morrido 🖣 doença antes da retirada. Trazendo comsigo cincoenta e 🎳 peças de artilheria para Portugal, não levára para Galhza 🕮 só: e todavia a sua reputação de soldado valente, e de lab general não tinha sido abalada, por se ver a coragem 🥨 que cortou por todas as difficuldades na propinquidade uma capitulação, quando vacillasse.

Tal foi o modo por que se effeituou a expulsão d'este moso general e do seu exercito para fóra de Portugal e maio de 1809, deixando um e outro de serem persegudo de Montalegre para diante por sir Arthur Weilesley, que che gára ali no dia 18, tendo passado o dia 17 em Ruivães, e o o serem tambem de Guinço, na Galliza, pelo marechal Bere ford. De todos os passos difficeis em que o dato exercito la cez se viu n'esta retirada o mais critico para elle foi certimente o da sua passagem na ponte do Saltador, na ribeir de Misarella, a qual as impetuosas chuvas dos dias antec

**èntes haviam transformado em caudaloso rio. A ponte, que** imito alta, muito estreita, e não tinha parapeitos, não dava miciente espaço ao transito das tropas, de que resultou lanrem-se muitos soldados á agua, onde bastantes foram achar \*morte, pensando salvar a vida. A cavallaria arminára-se, torrendo por tão fragosas montanhas; mas Soult, para evitar 🗫 os cavallos caíssem nas mãos dos alliados, mandou matodos os que mancavam ou se desferravam, cortando-se imios d'elles os curvilhões ou tendões das curvas das per-M. As margens do rio Cávado e do rio Caldo achavam-se coertas de cadaveres humanos e de cavallos. Nas estradas contravam-se tambem a cada passo soldados doentes e esrepeados, espingardas sem dono, mochilas, malas, e até alpos cavallos vivos, escapados á geral sentença de morte. 🗪 preceder uma batalha campal, poucos casos se acham 108 annaes militares de um tamanho destroço. Tudo isto foj plos governadores do reino communicado á côrte do Rio de meiro nos officios, que sobre este ponto lhe dirigiram , e o participou igualmente sir Arthur Wellesley, tanto ao seu governo, como ao portuguez2.

É um facto que sir Arthur Wellesley não foi pela sua parte convenientemente secundado por aiguns dos seus generaes subalternos. Parece liquido que faltas graves se commetteram pela columna da direita, depois que se apoderára de Amarante, ou taes faltas proviessem do marechal Beresford, por não ter com a devida clareza expedido as ordens para a execução do plano geral das operações, posteriores à tomada das linhas inimigas em Amarante, ou ellas proviessem do general Silveira não ter posto nos seus movimentos o acerto e celeridade necessaria para se aproveitarem os favores da fortuna. O certo é que a retirada de Soult para a Galliza com o seu exercito, apesar do modo por que lá chegou, causou um geral sentimento, quer por parte dos governadores do reino, quer pela dos proprios generaes inglezes. O resultado d'isto

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja os documentos n. <sup>1</sup> 65 e 65-A.

<sup>\*</sup> Veja os documentos n.\*\* 65-B e 65-C. 7000 n-2.\* moc.

foi o apparecimento de acres e vehementes censuras contra os ditos generaes, e dos reciprocos queixumes de uns d'estes contra os outros, isto é, das queixas de Wellesley contra Beresford, e d'este contra Silveira. Estamos convencidos que as accusações feitas contra este ultimo general pelo marechal Beresford foram justas e bem merecidas, á vista dos officios por elle dirigidos ao governo sobre este objecto . Entretanto não podemos deixar de dizer que um exercito, que como o francez, assim foge precipitadamente, decidido a se escapar por toda a fórma e maneira, sem lhe importar sacrificar para isso as suas proprias bagagens, a sua artilheria e munições, deve necessariamente ser muito mais ligeiro do que aquelle que o persegue, e que indo em attitude offensiva, não póde, nem deve prescindir d'aquelles dois artigos, para elle indispensaveis nas suas circumstancias. Alem d'isto ninguem se lembrava que Soult tomasse pela estrada que tomou, seguramente a mais impropria para a marcha de um exercito regular, não sendo essa estrada mais que veredas por alto de serras e através de precipicios. Este facto é prova de que quando um exercito não trata senão de fugir, não ha caminho, por mais difficil que seja, que possa embaraçar-lhe a marcha, sobretudo se leva-algumas leguas de distancia ao seu adversario, e está resolvido a entulhar-lhe os caminhos, para lhe impedir o transito á cavallaria, a varrer as subsistencias que encontra, e até mesmo a sacrificar algumas porções da sua gente para salvar o resto. Soult, adoptando todos estes expedientes n'esta sua tão ardua retirada, tinha vantagens incalculaveis sobre as tropas alliadas. É um facto que estas estiveram muito perto do inimigo, quando já se achavam no territorio da Galliza, e talvez dessem cabo d'elle, se d'isso não fossem desviadas por outras poderosas circumstancias, taes como as operações do marechal Victor na Extremadura hespanhola, ameaçando com ellas invadir Portugal pelo Alemtejo, o que obrigou sir Wellesley e o marechal Beresford a correrem apressadamente um e outro com o seu respectivo exercito para o sul do reino, parti-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Um é o já citado documento n.º 64, e o outro o documento n.º 65-D.

mente vendo-se o primeiro d'estes dois generaes instanmete rogado pela junta central da Hespanha, residente em mante, para que lhe viesse quanto antes valer com o seu rcito, e a tirasse do perigo de que estava ameaçada pelo marechal Victor.

Por conseguinte sendo até certo ponto fundadas as censu-, que por aquelle tempo se fizeram aos generaes, por te-I deixado escapar o marechal Soult para Hespanha, é por ro lado innegavel que circumstancias attenuantes os abrem da falta que a tal respeito commetteram, e que se ala descuido houve da parte d'elles, esse deve unicamente r sobre a conducta do general Silveira, cuja fama, tendo algum tempo subido a grandes alturas, pela sua defeza na te de Amarante, não obstante o desaire do seu final abano, caiu depois por maneira tal na opinião do publico, que ca mais se tornou a fallar n'elle como genio militar. Mas or aquelle tempo foram prodigos de censuras os generaes praças e dos cafés de Lisboa contra os que á frente do rcito faziam a guerra no campo, tambem não deveram ttir os louvores que a estes competiam, pela grande imtancia do serviço feito na expulsão do marechal Soult para de Portugal. A prompta e inesperada tomada do Porto sir Arthur Wellesley é uma das mais brilhantes operações tares que se viram na guerra da peninsula, parecendo ruelle tempo uma cousa mysteriosa a rapidez e fortuna de ihante expulsão. A passagem dos primeiros tres barcos, sportando a tropa alliada para a margem direita do Douro, ce á primeira vista uma temeridade; mas não o foi, deque se fizer o conveniente exame sobre este ponto, porque do sir Wellesley disse pois bem, passem as tropas que po-🗪 ir, já tinha a certeza de que sir Murray havia passado em les com a sua gente, e que vindo em breve apoiar os desircados pelo seu flanco direito, pelo esquerdo elle os apoiam a artilheria da Serra: eis-aqui pois o ponto admiravel oncepções de Wellesley na surpreza do Porto contra Soult, stindo na simultaneidade das duas citadas passagens, e a escolha da posição tomada na cerca do seminario.

mbaraçar a retirada do exercito francez por Amarant en la Beira Alta, porque a effeitua-la por este lado. Soulta la o seu exercito regularmente em ordem para a Cidade Modrigo, onde, alem de se por em communicação com o marechal Victor, occuparia em operações inefficazes o exercito luso-britannico pelo lado do norte, proporcionando ao referido marechal Victor a liberdade de poder operar como quizesse, tanto contra Sevilha, como contra Lisboa, em cujo caso o general Wellesley pouco ou nada podia fazer; mas obrigando a se retirar para Galliza, e pelo modo por que o fez o exercito de Soult, ficou este em estado de nada poder emprehenter, e o de Wellesley habilitado a vir desde logo embaraçar a

tor a sua entrada em Portugal, como praticou. Entretanto mnegavel que se sir Wellesley tivesse logo perseguido Souls a sua retirada para Amarante, tê-lo-ía destruido, provavelente junto ao valle da ribeira de Sousa. Verdade è que Welasley não sabia dos desastres de Loison; mas sabia que as foras de Beresford não podiam ainda merecer confiança para um encontro serio com tropas aguerridas, alem de serem em menor numero que as de Soult e Loison, circumstancias que o deviam obrigar a marchar logo no dia 13 sobre a retaguarda le Soult, em vez de ficar inactivo no Porto durante aquelle Jia: se o tivesse feito, alem de cumprir um dever, teria provavelmente destruido o exercito francez, e particularmente o de Soult, contra a já citada ribeira de Sousa e a serra de Santa Catharina, e quando pela sua ignorancia dos desastres de Loison suppozesse que Soult inoffensivamente se retirava a salvo pela estrada de Amarante a Chaves, teria em tal caso salvado Beresford do perigo de um ataque, e feito a sua juncção com elle, e assim se poria tambem em estado de melhor e mais seguramente poder operar 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Napier acha ainda assim rasão para justificar a demora que sir Weltesley teve no dia 13 no Porto; mas essa rasão para nós não nos convenceu. Todavia em abono da nossa opinião póde ver-se o documento n.º 65-E.

Agora quanto á surpreza por que Soult passou no Porto, éinnegavel que não póde deixar de lhe fazer culpa: verdade eque, tendo elle apprehendido todos os barcos, como pensava, e não podendo o Douro passar-se a vau em frente do Porto, elle podia descansar até certo ponto n'esta grande barreira e fosso natural; mas não devia descansar em tamanho grau como o fez. Em primeiro logar não tinha a certeza de que todos os barcos estavam em seu poder, e de que se a passagem se não effeituava em frente do Porto, se não podesse esse ituar tambem mais acima; em segundo logar havendo tres que no seu exercito se tinha descoberto uma grave conspiração, e não tendo podido alcançar o fundo d'ella, era isto um poderoso motivo para desconfiar de tudo, e não deixar em tamanho abandono a margem direita do Douro, sendo alias o mais provavel lado por onde podia ser atacado; e finalmente, em terceiro logar, porque logo pelas seis horas da manha um commandante de regimento lhe foi dizer que os inglezes estavam passando o rio, e postoque áquella hora isto não fosse exacto, como se verificou depois pelas informações, que pela negativa lhe trouxera o general Quesnel, a quem mandára examinar o caso, era isto um novo aviso para se lembrar da possibilidade da passagem, e de que alguma providencia devia adoptar para a evitar. Mas não ter por ali patrulhas, nem postos de observação ao Douro, não haver um só official d'estado maior a quem commettesse andar reconhecendo o rio, não estabelecer signaes, nem finalmente ter tomado uma só precaução das mais usadas no meio de taes circumstancias, são faltas que não têem desculpa, mas faltas que elle depois reparou, salvando o pessoal do seu exercito de uma segura perdição na sua retirada para a Galliza. Quanto ao general Loison, a sua retirada de Amarante no dia 13 de maio, depois que deixou as alturas do Peso da Regua e Mesão Frio, e tudo isto sem o emprego de um combate serio, que salvasse a honra da força que commandava, e a sua mesma, são factos que lhe tiram todo o direito à sua reputação de general, e com mais propriedade o repõem novamente na antiga clausura monastica d'onde anteriormente saira para a vida militar. Ainda

por aquella occasião Loison se mostrou tão cruel e vingativo no Minho, quanto no anno anterior o tinha já sido em diversas partes de Portugal. A este respeito disse o marechal Beresford, em officio seu para o governo: «Não é possível pintar a cruel e infame conducta do inimigo. A sua marcha póde ser facilmente traçada pelos lamentos dos infelizes paizanos, das mulheres e das creanças, bem como pelo funo das villas, aldeias e casas incendiadas: elle nada perdóa. Amarante estiinteiramente destruida, e Mesão Frio o está igualmente, nam proporção do tempo que n'ella se demorou. Rasão tinha poiss o governo portuguez em festejar mui cordealmente a feliz expulsão dos francezes para fóra do reino. Apenas se soube entra Lisboa a certeza da restauração do Porto, pela parte officiade sir Arthur Wellesley, uma salva de vinte o um tiros, dad. = do castello de S. Jorge, annunciou no dia 17 de maio aos mesradores da capital tão prespero acontecimento, correspondidendo igualmente áquella salva a dos navios de guerra ingleszes surtos no Tejo. Lançou-se também um bando para tres dias de luminarias, que effectivamente foram na capital 🥏 mais geraes possível, postoque já na noite anterior se tivesse espontaneamente illuminado, por se ter espalhado a noticia de tão feliz successo. No terceiro dia, que caira n'uma sexta feira, 19 de maio, mandou o governo cantar um solemne Te Deum na Basilica de Santa Maria Maior, em acção de graças no Todo Poderoso por tão prompta e venturosa restauração.

## CAPITULO IV

Arthur Wellesley, voltando do norte de Portugal para as margens do Tejo, depois de ter obrigado Soult a entrar fugido em Galliza, dispoz-se a embaraçar ao marechal Victor a sua entrada n'este reino pelo Alemtejo. Com estas vistas penetrou em Hespanha com o sen exercito, e de combinação com o general Cuesta projectou dirigir-se a Madrid: não podendo passar de Talavera de la Reyna, ali teve de dar batalha aos francezes, depois da qual se retirou com o exercito do sen commando para Badajoz e mais terras junto ao Guadiana, por se ver abandonado a todos os respeitos pelos hespanhoes. Esta retirada fez com que o marechal Beresford entrasse tambem em Hespanha com o exercito portuguez para proteger Wellesley, o qual o mandou por fim retirar para Castello Branco, acabando assim a campanha de 1809 para o exercito luso-britannico, mas não para os bespanhoes, que emprehendendo continuar só por si a luta contra os francezes, são por estes derrotados nas batalhas de Almonacid, Ocaña e Alba de Tormes, desastres que desde então os obrigaram a desistir pela sua parte da guerra offensiva.

Já vimos nos precedentes capitulos que a opinião de sir Arthur Wellesley era que a Inglaterra defendesse a todo o custo o reino de Portugal do dominio francez, qualquer que fosse o resultado da guerra da Hespanha, á qual em todo o caso se devia prestar todo o possivel apoio, com o fim de levar os hespanhoes a fazerem novas tentativas e esforços para a total expulsão do exercito invasor. Para se conseguir isto queria elle e o nosso embaixador em Londres, que o exercito portuguez se elevasse a 50:000 homens, dos quaes 20:000 deviam ser sustentados pela Gran-Bretanha; queria mais que as milicias portuguezas se elevassem tambem a 40:000 homens, e que a este exercito, assim reunido, se juntassem 30:000 inglezes, comprehendendo n'este numero 5:000 homens de cavallaria, com 20 peças de artilheria, um corpo de engenheria como para 60:000 homens, e um numero de ar-

tilheiros como para 60 peças. Entendia elle que com esta força, aindaque a Hespanha fosse conquistada. Portugal não o podia ser com menos de 100:000 homens, sacrificio que reunido ao que a França tinha a fazer para conscivar a Hespanha, tornava similhante estado de cousas impossível de duração, ao passo que, havendo guerra em Hespanha, as forças, portuguezas, postas em actividade, seriam utilissimas aos hespanhoes, e podiam bem decidir a sorte da peninsula, e indirectamente a da Europa. Já se vê pois que por este modo Portugal era sacrificado pelos generaes inglezes aos interesses es fins politicos da Gran-Bretanha, sem compensação alguma para Portugal, constituindo-se tambem os portuguezes em gratuitos instrumentos da libertação da Hespanha e da encarniçada luta da Inglaterra contra a França. Por este modo se destinou o territorio portuguez para base primordial das grandes operações militares que n'elle iam ter logar, e quastel de milhares de soldados estrangeiros, que lhe iam arrunar os campos, devastar as searas, opprimir e ralear nina população tão pequena, como é a sua, e finalmente chamar sobre? si todos os males de uma tão prolongada, quanto devastadora guerra, sem ao menos se fazer uma convenção com Inglaterra, para se saber por ella quaes as vantagens e encargos que de seu apoio resultariam para Portugal. Mas nem a sir Wellesley, nem ao seu governo importavam cousa alguma os enormes 💠 crificios, que por similhante forma se iam impor a este remo, e como entre nós achassem um governo, debaixo d'este ponto de vista, indigno de similhante nome, quer em Portugal, quer no Brazil, governo que submissa e resignadamente annuia a tudo quanto os inglezes pretendiam, sir Wellesley vein sem difficuldade abrir entre nós a scena d'este momentoso drama da guerra da península, e forçoso é confessar que o segundo acto d'elle, a expulsão do marechal Soult do Porto, se tinha desempenhado mais admiravelmente que o primeiro, quando teve logar a batalha do Vimeiro.

Em seguida áquelle acto vieram depois as operações contra o marechal Victor. Tempo havia que este general se conservava em inacção em frente do general Guesta, o qual tam-

**la n'isto** o imitava, não obstante o exercito que tinha podido mir, depois da sua derrota de Medellin. O mesmo Victor bia-se reforçado com a divisão do general Lapisse, que **andonando a provincia de Salamanca**, onde por algum tempameaçara a Cidade Rodrigo, e a nossa fronteira da Beira in, se lhe fora depois reunir em Mérida, como anteriormente inimos. Continuando Victor a conservar-se em inacção, não distante este reforço, deixou de repente no principio de maio suas posições d'alem e d'aquem do Guadiana, para se aproximar de Alcantara por Caceres, Arroio del Puerco e locas, conservando apenas em Mérida e Truxillo algumas Perenas forças intermediarias. Estes movimentos de Victor timbam infundido serios temores na junta central da Hespah, estabelecida em Sevilha, a qual dirigíra a sir Wellesley repetidas instancias, para que com o seu exercito viesse quanto ates em seu soccorro para se oppor a Victor, como já dissenos. Wellesley, que para seus fins politicos teve sempre por norma cortejar attenciosamente as auctoridades da Hespanha, indaque com sacrificios de Portugal, a quem pouco considerava pela sua submissão e docilidade, de prompto se lhe prestou ao pedido, abandonando abruptamente em Montalegre a perseguição do marechal Soult, e por conseguinte morendo de prompto o seu exercito das provincias do norte para to sul de Portugal, cousa que bastante desgostou o governo cortuguez, que não se conformando com similhante retirada, pesar das rasões que para ella se deram, só pensava em ver prisionado ou completamente batido o exercito francez, que **avadira o Minho.** 

Como quer que seja, certo é que Wellesley mandou immediatamente retroceder o seu exercito de Montalegre e Salamonde para a cidade do Porto, d'onde veiu a Coimbra, Thomar, Constancia, e ultimamente Abrantes, a cuja villa chegou a 17 de inho, acampando-se sobre a margem direita do Tejo. Este moinento retrogrado do exercito inglez forçosamente havia de recer comsigo o do exercito portuguez, como effectivamente rouxe. Beresford, deixando em Traz os Montes debaixo das recens do marechal de campo Silveira a brigada do Algarve

de n.º 2 e 14 de infanteria, bem como infanteria n.º 11 e o talhão de caçadores n.º 6, com 4:000 a 5:000 homens de licias, veiu tambem sobre o Tejo e vizinhanças de Cast Branco com a mais tropa, que tinha debaixo do seu comm do, a fim de cooperar com sir Wellesley contra o exercite marechal Victor, que por então se achava sobre o Guadia A principal parte das tropas de linha portuguezas, que ante: empreza do Porto tinham sido deixadas sobre o Tejo, uni ás tropas inglezas, debaixo da direcção do maior general 🖹 Lenzie, haviam sido mandadas para as montanhas, que 🚾 por trás de Castello Branco, durante a approxunação decantara por parte do exercito do marechal Victor. Com a d gada de Beresford e Wellesley a Abrantes a major parte ( tropas portuguezas marcharam para aquella cidade, em 🛭 sequencia de um plano de ataque que se ideára contra Vid emquanto elle se achava nas vizinhanças do Guadiana. Um ( principaes pontos do referido plano era cortar-lhe a retigi pelas pontes de Almaraz e Arcebispo. Para este fim o 🕬 cito inglez devia sair de Abrantes, logoque estivesse promi Tudo isto era o effeito de sir Wellesley ter accedido aos ( seros do general hespanhol, D. Gregorio de la Cuesta, q para este fim se lhe devia unir perto de Badajoz ou Mêric a fim de que o projectado ataque fosse combinado e apoia por meio de umas e outras forças contra o inimigo. Beresto pela sua parte devia marchar ao mesmo tempo com as trop portuguezas e uma brigada ingleza, ao todo uns 12:000 h mens, direito a Almaraz para Coria e Plasencia, fazendo ! das as possiveis diligencias para impedir a retirada ao inimi para o norte do Tejo, emquanto elle era atacado pelo fim e frente pelos dois grandes exercitos inglez e hespanhol-

Quando apenas o exercito portuguez da restauração (
1808 se achava organisado, e por assim dizer no estado (
simples recruta, foi brilhante ver como logo n'aquelle mesimano marchou denodado a encontrar-se com o inimigo, o mando tambem uma activa parte com o exercito inglez o combate da Roliça e batalha do Vimeiro: o seu ar alegio patriotico parece que antevia com segurança a vistoria. De la companio del companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio d

mio de 1809 não foi menos notavel a parte que igualmente tmou, não só no ataque de frente contra o marechal Soult, mando occupava o Porto, mas tambem no ataque de flanco entra Loison em Gatiaens e Amarante, impedindo-lhe a pasagem do Douro no Peso da Régua, obrigando-o a se retirar para o norte, direito á Galliza, como acabámos de ver. De lá, voltando á margem direita do Tejo, com a mesma afouteza e boa vontade marchou a encontrar-se com o inimigo da sua patria, contra o qual muito afouto desejava combater. Era por então que o marechal Victor, occupando a Extremadura hespamola, deixara as posições do Guadiana para vir sobre a margem esquerda do Tejo com os seus 30:000 homens. A praça de Alcantara achava-se defendida sómente por dois corpos portuguezes; a saber: o da leal legião lusitana, na força de quasi 1:000 homens, e o regimento das milicias da Idanha, que andava por 1:017 homens; havia ali mais 50 cavallos do regimento de cavallaria n.º 11, duas peças de calibre 4 e dois obuzes, sendo tudo commandado pelo coronel Guilherme Mayne, que sir Wellesley para ali mandára, para tomar o commando da mesma leal legião lusitana, tendo por seu immediato o major Grant. Esta valorosa gente já no dia 12 de maio havia com arrojo disputado ao inimigo o terreno na villa de Brozas, onde se achavam as suas avançadas. D'ali vieram depois os francezes sobre Alcantara, onde os nossos conseguiram embaraçar-llies a passagem da ponte por mais de seis boras, no fim das quaes os portuguezes se retiraram, em presença dos atacantes, para o Rosmaninhal, aindaque com alguma perda, trazendo toda a sua artilheria, á excepção de uma só peça, apesar da grande superioridade dos francezes em numero de infanteria e cavallaria. O ataque á citada ponte comecara pelas oito horas da manhã do dia 14, sendo a força dos atacantes calculada em 10:000 homens de infanteria e 1:500 de cavallaria, acompanhados de doze peças de artilheria, algumas de calibre 8 e outras de calibre 12. O ataque foi seito em tres columnas, e por tres differentes pontos com a sua artilheria e cavallaria, avançando pela estrada de Brozas, d'onde es nossas avançadas se tinham retirado.

ronel Mayne, certo da approximação do inimigo, retida cidade, e passára-se para a margem direita do Tejo, mou posição, fazendo precisamente na ponte as obras rias para lhe embaraçar a passagem. Dentro da cidade ou elle vinte cavallos, resto dos cincoenta dos dragões de die Alt a, que primitivamente tivera, havendo perecido trinta nas m rehas e operações que fizera. Alem dos citados vinte , ficaram mais cincoenta infantes ás ordens do major cava Grat abido de vigia ancezes, os quaes vieram pela fórma a a dita na manha de 14 sob as immediatas ordens do marechal Victor. A vista tão desproporcionada força, Grant retirou-se para a posição de Mayne, destruindo as passagens de um e outro lado da ponte, que tinham sido feitas de modo que fossem obstruidas, logoque a nossa cavallaria as tivesse atravessado. Desde as nove horas da manhã a anilheria de uns e outros contendores, postada de parte a parte convenientemente, fez sempre o seu officio, tornando-se # seu fogo o mais terrivel possivel, fogo que continuou até ao meio dia, que foi quando o regimento de milicias de Idanha a Nova, vendo cair mortos ou feridos alguns dos seus officiac e soldados, fugiu, deixando ficar só no combate a leal legão lusitana. Em similhante conjunctura o coronel Mayne mandou então deitar fogo ás minas da ponte, tendo a expulsão effeto sómente para um lado. Ao major Grant confiou o mesmo Mayne o commando das baterias, para com ellas proteger quanto podesse a retirada da nossa pouca gente, retirada que effectivamente se fez pelas tres horas da tarde, depois de &gotadas todas as munições, e quando já se não podia prolongar mais a resistencia. O intrepido major Grant, que já no combate de Brozas tinha sido ferido, nunca virando costas 20 inimigo, deu com o seu costumado valor todo o auxilio 20 activissimo coronel Mayne, a quem habilitou a fazer a retirada mais regular que se póde imaginar, salvando toda a sua artilheria. Durante o resto da tarde a cavallaria franceza pereguiu vivamente toda a pequena divisão portugueza; 🗗 as obstante a judiciosa disposição dos seus commandantes. o pode ella embaraçar a retirada dos nossos, como tanto

desejava, nem mesmo impedir que se acautelassem os feridos, e juntassem os dispersos. Grant, tendo passado o Elga, que por um bom espaço de terreno orla e separa ali as duas fronteiras, foi reunir-se ao seu corpo no campo ao pé de Ladoeiro. É impossivel dar uma adequada idéa dos elogios que mereceram os officiaes e soldados da brava leal legião lusitana pela sua intrepidez e conducta sem igual: desde o primeiro até ao ultimo soldado d'este corpo pelejaram todos como benemeritos da patria. Este brioso feito de Alcantara, que não tem que in vejar em gloria militar ás mais brilhantes batalhas que se deramo durante a guerra da peninsula, custou á pequena divisão portugueza a perda de 89 individuos; a saber: mortos, 1 official e 23 soldados; feridos, 4 officiaes e 65 soldados. O numero dos extraviados andou ao principio por 200, a maior parte dos quaes se foi depois successivamente unindo á divisão, ficando por fim o seu numero reduzido sómente a 5 officiaes e 89 soldados 1.

Em junho de 1809 a força da brava leal legião lusitana passou em Alcantara de Hespanha pelo dissabor de lhe tirarem o seu commandante, valente coronel William Mayne, que n'este corpo mantivera uma austera disciplina, combinada com uma grande benevolencia e espirito de Justiça. Em reconhecimento d'isto todos os officiaes da referida legião lhe offereceram uma espada de honra, sendo a relação d'esses officiaes a seguinte:

Diocleciano Leão Cabreira, major commandante da artilheria. Filippe José Velloso Horta, capitão mandante. José Pinto de Saavedra e Nivele, capitão. Francisco de Paula Rosado, capitão. José Pinto da Cunha Saavedra, capitão. José Pinto da Cunha Saavedra, capitão ajudante. José Estanislau de Almeida Rolien, capitão quartel mestre. Francisco Joaquim Pereira Valente, capitão. Thomás Joaquim Pereira Valente, capitão. Pedro Celestino de Barros, capitão. Carlos José Francozi, tenente. Joaquim Pinto de Sousa, tenente. Frederico Cesar de Freitas, tenente. Jorge da Fonseca, tenente. André Camacho Jorge Barbosa, tenente.

citado campo de Ladoeiro se conservaram pois os nosgvos da legião até 10 de junho, sustendo só por si todo do consideravel exercito de Victor, e cobrindo a proda Beixa Baixa, emquanto do norte do reino não cheo marechal general Wellesley e o marechal Beresford com os seus respectivos exercitos, tendo apenas saído a marchas forçadas do interior do reino em apoio d'aquella nossa gente alguns corpos do exercito portuguez, indo uns até as reducto das Talhadas, e outros até Villa Velha, onde acamparam, conseguindo-se, por um novo combate que n'aquelle dis ali teve logar (e em que alem da citada legião lusitana tomaran) tambem parte 414 homens de infanteria n.º 6, 404 de infanteria n.º 48, e 303 de caçadores n.º 5), fazer com que o merechal Victor não entrasse definitivamente em Portugal. So este general veiu do Guadiana sobre Alcantara nas vistas 🐠 fazer uma diversão favoravel ao marechal Soult, como parece provavel, forçoso è confessar que, aindaque tarde, conseguint em parte o seu fim, pois, a não ser isto, o mesmo Soult continuaria a ser perseguido na Galliza pelo exercito luso-britannico até que fosse completamente derrotado. Victor, porémi tendo provavelmente recebido informações da vinda do refe-

José Bernardino de Sousa Castro, tenente. José Cazimiro Pereira da Rocha, alferes. José Ribeiro Pinto de Moura, alferes. João José Gomes da Silva, capitão. Antonio Carlos Pereira da Silva, tenente.

## BRIGADA DE ARTILHERIA

Manuel Jose Ribeiro, primeiro tenente. Bento Marques, segundo tenente. Thomé Madeira, segundo tenente. João Manuel de Almeida.

A esta hsonjeira offerta respondeu o coronel Mayne, dizendo: «Nada pode ser tão hsonjeiro aos sentimentos de um soldado como a approvação dos homens bravos nos combates, e o signal tão distincto que arabe de receber da vossa, me e tão suave, como a satisfação de ter servido comvosco, e com os meus soldados da leal legião lusitana, estas disse campanhas».

rido exercito do norte para o sul de Portugal e da sua reunião, tomou o partido de se retirar e repassar o Tejo, antes de poder ter logar a execução do plano de sir Arthur Wellesley, de que acima se fez menção. O certo é que Victor, depois de estar senhor da pequena cidade de Alcantara, mandou avançar algumas das suas partidas para o territorio portuguez, as quaes effectivamente entraram em varias povoações da Beira Baixa; mas depois retirou-se para Malpartida, Torre de Velviz, Moinhos do Rio Cassilhas, etc., abandonando novamente aquella. cidade, que outra vez foi occupada pelos nossos, movimento com que Victor quiz cobrir Madrid, e conservar segura a passagem da ponte de Almaraz. Aqui passou elle o Tejo a 19 de . Junho, sem ser inquietado por Cuesta, indo finalmente tomar Posição em Plasencia. Pelo lado do norte do reino os marechaes Soult e Ney approximavam-se do Minho, parecendo merer invadir esta provincia. Quando Soult marchou para Portugal em março de 1809, Ney ficou na Galliza senhor da Corunha, Ferrol, Ribadeu, Vigo, Sant'Iago e Lugo, tendo em VILLA Franca um corpo para segurar as suas communicações corre Leão. O mesmo systema de saque e de rapina, que por salta de caixa militar, de armazens, etc., os exercitos francezes tin ham por costume praticarem por toda a parte por onde transita vam, a par de toda a mais casta de violencia, havia exasperado os povos da Galliza contra o marechal Ney. Da parte dos ditos povos rompêra uma insurreição geral, que os levára a destruir todos os seus pequenos corpos nas terras em que os Poderam assaltar e perseguir, fazendo o mesmo ás partidas **que** íam forragear. Entre as suas proezas conta-se como uma das mais distinctas o tomarem a guarnição franceza de Vigo, e destruirem depois a de Sant'Iago.

Para bem se avaliarem as operações militares da Galliza Por aquelle tempo, justo é saber-se que o marquez de la Romana, tendo sido derrotado em Monterrey no dia 6 de março de 1809 pelo marechal Soult, quando este se dirigia sobre o Porto, pôde em Puebla de Sanabria reunir a si os fugidos, e reforçando-se depois com algumas levas que conseguiu, habilitou-se assim a entrar em novas operações, podendo ir

aprisionar em Villa Franca del Bierzo dois batalhões de francezes. O marechal Ney, sabendo d'este desastre, avançou para Lugo, de que resultou dirigir-se o marquez de la Romana para as Asturias, onde entrou pela passagem de Cienfuegos, costeando a fronteira da Galliza até alcançar Navia de Suarana, onde deixou o general D. Nicolau Mahy de observação ao mesmo Ney, indo elle la Romana finalmente para Oviedo. Á vista pois d'isto Ney decidiu-se a marchar contra as Asturias, commettendo ao general Marchand o governo da Galliza durante a sua ausencia, deixando tambem as cidades de Sant'-Iago, Corunha, Ferrol e Lugo convenientemente guarnecidas. Com as tropas de que pôde dispor seguiu para aquelle principado, indo penetrar por Concejo de Ibas, caminho mais curto, mas mais difficil ao partir de Lugo. Para seu apoio destinou-lhe o rei José as tropas do general Kellerman, que por então se achava em Astorga, competindo a este general penetrar no sul das Asturias pelo desfiladeiro de Pajares, emquanto que ao general Bonnet, que se achava em Santander, se deu ordem para avançar pelo caminho da beiramar para Oviedo. O principado das Asturias estivera em quietação durante os primeiros tres mezes do anno de 1809, não acordando do seu lethargo senão quando appareceu no seu seio o marquez de la Romana, o qual, condemnando a inactividade da respectiva junta, a reformou a seu arbitrio, mandando que se adoptassem medidas activas, o que lhe acarretou grandes indisposições, occasionando-lhe por fim a destituição que a junta central lhe veiu a dar do seu respectivo commando.

Informado Ney de que o exercito hespanhol de Mahy se achava nas fronteiras das Asturias que tocam na Galliza, projectou destruir-lhe, não sómente as suas tropas e as de la Romana, mas igualmente as asturianas, que na força de 15:000 homens, commandados por Ballesteros e Worster, occupavam por então Infesta, que se acha entre Oviedo e Castropol, sobre a costa. Com a approximação de Ney o general Mahy abandonou de prompto a sua posição de Navia de Suarana, e dirigindo-se sobre a sua esquerda, sem dar aviso algum a la Romana, foi entrar na Galliza pelo valle do Sil. Pela sua parte Ney,

deixando de o perseguir, continuou a sua marcha pelo valle do Nareca, fazendo-a com tanta rapidez, que la Romana só soube da sua approximação, quando elle se achava já em Cornellana e Grado, uma só marcha distante de Oviedo, ao passo que Kellerman, partindo de Valladolid, penetrava tambem nas Asturias com as tropas do seu commando. Surprehendido la Romana por similhante fórma, tomou o expediente de se dirigir a toda a pressa para Gijon, onde se embarcou com a sua tropa a bordo de uma chalupa ingleza, indo tomar terra em Ribadeu. Ballesteros, avançando pela sua parte para Santander, pôde tomar esta cidade, onde aprisionou 1:100 francezes; mas Bonnet, perseguindo-o depois seriamente no dia 11 de junho, pôde inteiramente derrota-lo, salvando-se elle a bordo de uma embarcação ingleza.

Emquanto isto se passava nas Asturias os patriotas hespanhoes, vendo-se livres dos marechaes Ney e Soult, durante a marcha d'este para Portugal e a d'aquelle para as Asturias, decicliram-se, depois da tomada de Vigo, a ir contra a cidade de Lugo, guarnecida por tres batalhões de francezes e um regimento de cavallaria, commandados pelo general Fournier, ten do os mesmos patriotas por commandante o general Mahy, escapo, como já se viu, das Asturias. Cuidadoso portanto o marechal Ney pela sorte das tropas que deixára na Galliza, depois que viu a sublevação dos paizanos da provincia de Tuy e soube dos desastres experimentados pelo marechal Soult em Portugal, novamente se dirigiu para a Galliza pelo caminho da beiramar através de Castropol, ganhando a Corunha, ao passo que Kellerman tomou para Valladolid. O general Maucune que tambem se achava em Sant'Iago com tres batalhões de francezes, ali se viu derrotado pelo general D. Martin de la Carrera, que para aquella cidade viera de Puebla de Sanabria e Orense. Era por então que Soult, expulso de Portugal, fôra tambem entrar em Orense no dia 20 de maio, e desejando acudir a Lugo, poz em marcha no seguinte dia as suas tropas para esta cidade, seguindo pela estrada de Monforte com aquella promptidão que as suas circumstancias lhe permittiam. No dia 22 entrou em Gutin, e reconhecendo Mahy a ap-TOMO II - 2.ª EPOC.

proximação das tropas de Soult, de prompto levantou o on po, dirigindo-se para Mondoñedo. No dia 23 Soult entros Lugo, onde no dia 30 se lhe renniu o marechal Ney. O 📺 quez de la Romana fòra de Ribadeu unir-se tambem ao em ral Mahy em Mondoñedo, d'onde ambos marcharam em recção a Lugo, seguindo pela fronteira das Asturias atá origens do Neyra, e atravessando depois a estrada real 4 pouco acima d'aquella cidade, foram para o valle do Sil, i trando em Orense no dia 6 de junho. No meio d'estas occirencias os marechaes Soult e Ney combinaram em Lugo suas futuras operações, e tendo colhido para este tim tod as nocões que sobre o estado do paiz lhes foi possivel obti resolveram entre si o seguinte: 1.º, que pela sua parte o rechal Ney obraria contra os generaes Llerano, Morillo e 🕼 rera, e que depois de os ter batido, e se ter assenhoreado Vigo, enviaria uma columna para Orense; 2.º, que pela a parte o marechal Soult se dirigiria contra o marquez de Romana no valle do Sil, a quem buscaria dispersar, e dest de o ter conseguido, se dirigiria para Puebla de Sanahi observando as saídas ou estradas de Portugal, que ameaça de uma invasão, pondo-se em communicação com o se corpo por Orense, e com o primeiro corpo por Zamora e 3 lamanca, estando este no valle do Tejo.

Esta approximação dos marechaes Ney e Soult das frontes do Minho infundiram serios receios no governo portugade que elles se dispunham a invadir novamente aquella pevincia: esta circumstancia (reunida com a de julgar sir Arbi Wellesley que, depois de Victor ter repassado o Tejo, o execito portuguez não era de grande serviço no sul do reintendo por este lado em sua defeza o exercito inglez, e os apanhoes da Extremadura e da Mancha), deu logar a que marechal Beresford pozesse então em marcha as suas tropade Castello Branco para o norte do reino, dirigindo-as duas columnas, uma por Coimbra e outra pela Guarda, a de as encaminhar, ou ao Minho, ou a Traz os Montes, seguifosse mais verosimilmente atacada esta ou aquella provincia Entretanto as tropas de Ney, reforçadas no dia 6 de junho per companyo de seguidos de se

m destacamento do corpo de Soult, tentaram effectivamente menhorear-se de Vigo, segundo o ajuste feito, empreza que io conseguiram, pelo desastre que experimentaram na ponte **Sampaio**, por parte dos hespanhoes do commando de D. Pa-Morillo. Soult tambem pela sua parte foi mal succedido nos corcos que fez para attrahir a um conflicto o marquez de la lomana, resultando de tudo isto cuidarem então os francezes m se retirar da Galliza, evacuando effectivamente a Corunha, lago, Sant'Iago e Ferrol. Soult tomou pela sua parte a estrada de Villa Franca, retirando-se para Zamora, onde entrou no dia 2 de julho, e Ney tomou pela estrada de Lugo, retirando-se prim para Astorga, onde chegou no dia 30 de junho. Em consequencia pois da retirada dos dois referidos marechaes pra tão longe das fronteiras de Portugal, o marechal Beresird fez alto com as suas tropas nas suas primeiras posições de Coimbra e vizinhanças da Guarda, tendo expressamente digido duas brigadas, uma para esta ultima cidade, debaixo mando do brigadeiro Campbell, e outra para a de Pinhel, debaixo do mando do coronel Lecor. Beresford teve ordem • Wellesley para se preparar a entrar na Castella Velha, devendo para este sim ir tomar uma posição espectante em qualquer parte que mais vantajosa lhe parecesse, ou sobre o Agueda, ou na vizinhança da Cidade Rodrigo. Tendo-o assim comprido, o mesmo Beresford veiu depois a Lisboa para trados arranjos necessarios ao desempenho da commissão po se tinha posto a seu cargo, voltando depois á posição que mara sobre o rio Agueda.

Enquanto pois as tropas portuguezas se reuniam por tal notivo em volta de Almeida, debaixo do commando do manchal Beresford, as hespanholas do duque del Parque, e as marquez de la Romana se reuniam em volta da Cidade Rojo, accumulando-se assim n'aquellas paragens 35:000 homas, entre hespanhoes e portuguezes, podendo-se uns e ros recolher ás suas respectivas praças em caso de neceside. A evacuação da Galliza pelos francezes, e esta respeidremião de tropas ao norte de Portugal, apresentavam esta parte da peninsula um bello e apparatoso aspecto

em favor dos alliados, sendo menos lisonjeiro nas provincias do sul da Hespanha, como se vae ver. No Aragão o general Blake reunira debaixo do seu commando um exercito para mais de 20:000 homens, e com elle se propoz retomar Saragoça. Suchet achava-se por então perto d'esta cidade, caída em poder dos francezes desde 20 de fevereiro de 1809, tendo um forte destacamento em Longares e Villa Muel. Blake, esperando cortar este destacamento, marchou através da Cariñena, enviando o general Areyzaga com uma columna para Bottorita, onde a 14 de junho os postos avançados de uma e outra parte se empenharam em fogo. Blake, querendo cercar o inimigo, mandou um destacamento para a aldeia de Santa Maria, na planicie de Saragoça. A 15 o mesmo Blake formou lenta e desastradamente o seu exercito em ordem de batalha perto da referida aldeia e perpendicular ao Huerba, de cujas margens estava senhor. Suchet, que acabava de ser reforçado, contra elle se dirigiu e o derrotou, perdendo Blake vinte e cinco peças de artilheria e muitas bandeiras, havendo poucos prisioneiros, em rasão dos hespanhoes se poderem escapar ao abrigo da obscuridade, determinada por uma violenta tempestade, que sobreveiu durante a batalha. Apesar d'isto Blake ainda no dia 18 de junho reuniu em Belchite uma força de 14:000 homens; mas elle tinha perdido a maior parte da sua artilheria, e as suas tropas achavam-se desmoralisadas pela sua derrota na aldeia de Santa Maria. Todavia tomou nova posição em Belchite, onde Suchet o derrotou por mais outra vez no citado dia 18 de junho, fazendo-lhe 4:000 prisioneiros, tomando-lhe o resto da artilheria e bagagens, e assenhoreando-se de todo o Aragão por meio d'estas suas duas victorias.

Quanto á Catalunha, póde dizer-se que nada mais havia n'este principado do que a coragem dos seus habitantes, para se opporem ás tropas do general Saint-Cyr, cujas operações se limitavam sómente ao cerco de Gerona, onde os seus defensores, privados de todo o soccorro, pela derrota do exercito de Valencia, como acabâmos de ver, continuavam a resistir com uma teimosia, proporcionada aos instantes esforços

dos francezes, os quaes, vendo o pouco successo que até ali tinham tido contra esta praça, redobravam de energia nos seus ataques. Já se vé pois que aniquilado assim o exercito de Valencia, do commando de Blake, o quinto corpo, commandado por Mortier, que por aquelle tempo estava em Valladolid, ficou disponivel para entrar em operações offensivas. Acresce mais que no 1.º de junho havia de tropas francezas no reino de Leão (á excepção das divisões de Kellerman e Bonnet), tres corpos de exercito completos, comprehendendo quasi 6:000 homens de cavallaria e 50:000 de infanteria, reunidos entre Astorga, Zamora e Valladolid. Verdade é que a invasão de Portugal tinha completamente falhado, a Galliza tinha-se restaurado; mas o famoso systema de Napoleão para a conquista da Hespanha estava ainda intacto. Antes porém de entrarmos no amago da relação da grande luta que se travou na peninsula, depois da partida de Napoleão para París, parecenos conveniente fazer aqui ver ao leitor o estado dos exercitos belligerantes, para que mais adequadamente avalie os resultados que tiveram. O exercito francez, tendo recebido alguns reforços de recrutas, elevava-se no começo do mez de julho de 1809, comprehendidas as guardas do rei, a cousa de **275:000** homens; a saber:

| No hospital                                     | 64:000 |        |        |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Estropiados e prisioneiros, reputados em estado |        | 68:000 | homens |
| de serviço                                      | 7:000  |        |        |

Abatido este numero do antecedente, achavam-se em armas 207:000 homens com 36:000 cavallos.

| Deste numero havia empregados nos        | governos | militares | s, linhas | de cor-  |
|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| respondencia, guarnições e destaca-      |          |           |           |          |
| mentos                                   | 32:000   | homens    | 3:000     | cavallos |
| Na fileira, nos diversos corpos do exer- |          |           |           |          |
| cilo                                     | 175:000  | <b>39</b> | 33:000    | <b>»</b> |

A força de cada corpo do exercito e a sua situação eram pelo seguinte modo.

## Debaixo das ordens do rei José, cobrindo Madrid.

| 1               | 4.º corpo, no valle do Tejo<br>4.º corpo, na Mancha | 20:881 | bomens | 4:200 cavall | 05 |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------------|----|
|                 | 4.º corpo, na Mancha                                | 17:490 | •      | 3:200 >      |    |
| Infanterie, ar- | Divisto de Dessolles em<br>Madrid                   |        |        |              |    |
| tilheria e ca-  | Madrid                                              | 6:864  | •      |              |    |
| vallaria        | Guardes francezas do rei,                           |        |        |              |    |
|                 | Guardes francezas do rei,<br>em Madrid e suas vizi- |        |        |              |    |
|                 | nhanças                                             | 4:000  | •      | 4:500        |    |
|                 |                                                     | 49:235 | •      | 8:900        |    |
|                 |                                                     |        |        |              |    |

No reino de Leso, debaixo das ordens do marechal Soult.

| 2.º corpo, em Zamora, Toro e Salamanca | 17:707 | homens | 2:883 cavallo  |  |
|----------------------------------------|--------|--------|----------------|--|
| 5.º corpo, em Valladolid               | 16:042 | •      | 874            |  |
| 6.º corpo, em Astorga                  |        |        | 1:446          |  |
|                                        | 48:662 | •      | <u>5:203</u> • |  |

Em Aragão, debaixo das ordens de Suchet.

Na Catalunha, com o marechal Augereau.

Infanteria, artilheria e cavallaria, 7.º corpo, em Vich, Gerona e Barcelona ... 30:593 homens 2:500 cavallos

À força que se acaba de ver devem-se ainda juntar 1:200 homens pertencentes ao trem de artilheria, 4:000 de infanteria, que estavam em Santander, commandados por Bonnet, e 2:200 cavallos, que em Valladolid se achavam debaixo do mando de Kellerman.

As fortalezas e praças, que estavam em poder dos francezes, eram, pelo lado do norte, S. Sebastião, Pamplona, Bilbau, Santona, Santander, Burgos, Leão e Astorga. No centro, Jacca, Saragoça, Guadalaxara, Toledo, Segovia e Zamora. Ao sueste, Figueras, Rosas e Barcelona. Á vista pois d'isto e do numeroso exercito que acima fica descripto, póde bem fazer-se idéa do immenso poder que Napoleão tinha adquirido na peninsula, durante as seis semanas da sua presença no exercito. De-

pis da sua ida para França este seu exercito comprimia ainda trivelmente a Hespanha, conservando-se inabalavel no meio is seus esforços convulsivos. Verdade é que a situação Aquelle reino tinha melhorado alguma cousa, depois da parin d'elle Napoleão para França; os seus meios de resistencia **Inham-se reunido**; e a esperança, ou antes a confiança no bom aito da luta, tinha-se reanimado, a ponto dos hespanhoes ziulgarem invenciveis, apesar das constantes derrotas que por outro lado haviam experimentado, e da omnipotencia em que os francezes ainda por então se achavam. Só porque estes inham paralysado algum tanto as suas operações offensivas, previndo isto do ciume de alguns dos seus generaes, e da fouxidão do rei José, tomaram para si que a situação dos invisores era má, e que em breve teriam de se retirar: tendo-os visto expulsos de Portugal, e que não tomavam Sevilha, entenderam que estava tudo acabado, sendo aquellas duas ciramstancias uma prova incontestavel da sua fraqueza. A sua presumpção e jactancia excederam todos os limites, nada mais tendo por si de decisivo do que a batalha de Baylen. Segundo elles, a força do exercito francez não passava de 115:000 a 120:000 homens, dos quaes suppunham que 5:000 estavam sobre a margem esquerda do Ebro, não esperando todos elles mais que o primeiro pretexto para se retirarem da peninsula.

Como cousa do seu costume, a força dos seus exercitos, denominados da direita, centro e esquerda, era elevada a um prodigioso numero. O exercito da direita, denominado tambem de Valencia, era commandado por Blake, comprehendendo, como todos os mais, bastantes tropas regulares, mas todas ellas sem disciplina, nem apropriação ás exigencias do momento, nem mesmo aos recursos do paiz. A séde d'este exercito era nas provincias do sueste, dando-se-lhe a força, exercito era nas provincias do sueste, dando-se-lhe a força, exes do combate de Belchite, de 12:000 homens de cavalla-ria e a de 120:000 de infanteria, sem contar os numerosos bandos de paizanos armados, que só podiam ser empregados exertas operações defensivas. Depois d'aquelle combate o mero de tropas regulares, promptas a entrar em campanha, exeediam a 20:000 homens, dos quaes 10:000 estavam

debaixo do mando do general Coupigny, vigiando Barcelona, ou ás ordens do mesmo Blake: o resto estava em Valencia commandado pelo general Caro, irmão do marquez de la Romana. O exercito do centro, occupando as provincias do no roeste, contava pouco mais ou menos 25:000 homens, do quaes 45:000 estavam em Galliza, e o resto, ou nas Asturias debaixo das ordens de Worster e Ballesteros, ou nas vizinhan ças da Cidade Rodrigo, para onde fóra mandado o duque de Parque, a fim de organisar um novo exercito. As tropas de exercito da esquerda elevavam-nas a 70:000 homens, que of estavam na Andaluzia, ou destinadas a cobrirem esta provincia. D'este numero 23:000 bayonetas com 2:500 cavallos es tavam reunidos na serra Morena, perto de Santa Helena e 🕼 rolina, debaixo do commando do general Venegas: e 38:000 comprehendidos 7:000 de cavallaria, estavam na Extremadu ra, commandados pelo general Cuesta, que nominalmente en o commandante em chefe dos dois exercitos. As fortalezas 📹 poder dos hespanhoes eram Gerona, Hostalrich, Lerida, Me quinenza, Tarragona, Tortosa, Valencia, Carthagena e Alicante quanto ao exercito da direita; Cadix e Badajoz, quanto 📹 exercito do centro: Cidade Rodrigo, Corunha e Ferrol, quant ao exercito da esquerda.

Pelas rasões acima ditas é bem facil de ver que os serviçe prestados por estas tropas à causa da peninsula estivera muito longe do numero que se lhes dava: todas ellas era de galuchos, e todos estes sem instrucção alguma. Os sea generaes, tão presumpçosos, quanto faltos de conhecimente nada tinham aprendido com a prolongação da guerra, circum stancia que se tornava ainda mais grave pelas rivalidades quentre si entretinham. Cuesta, o mais reputado entre elles, nã só tinha pela sua parte a opinião publica dos hespanhoes, ma gosava igualmente da plena confiança do seu exercito, circum stancia d'onde talvez proviesse uma certa má vontade que suprema junta lhe manifestava, e o reciproco mau humor cor que elle lhe retribuia a fineza. A junta provavelmente tenuamas sem fundamento plausivel, pois Cuesta não tinha aintiganho um só combate, havendo aliás perdido os que tinha

do. Mesmo n'esta occasião, attenta a numerosa força do seu cercito, se a sua capacidade militar correspondesse á sua reputação, e se o estado disciplinar das suas tropas fosse igual aoque se dizia e mostrava em apparencia, é indubitavel que só elle por si podia muito bem derrotar o marechal Victor, sem nenhum auxilio do exercito inglez. É portanto um facto que por aquelle tempo os hespanhoes se mostravam ainda inteiramente incapazes de disciplina, e os seus generaes, postoque orgulhosos no mais alto grau para com os estrangeiros, e particularmente para com sir Arthur Wellesley, eram realmente de uma capacidade talvez menos que mediocre para poderem triumphar dos seus adversarios, e salvar o seu paiz da melindrosa crise em que por então se achava. Attenta pois a citada má vontade da junta suprema para com Cuesta, Venegas fôra Por ella posto à testa do exercito da Carolina, só para lhe servir de contrapeso. O marquez de la Romana não era mais bem-Tuisto da junta, e por identidade de rasão este general lhe pagava na mesma moeda. Nas provincias de Valencia e Murcia, os generaes e as juntas pareciam igualmente indifferentes a toda a idéa de bem publico, importando-lhes sómente que a guerra lhes não fizesse mal. Quanto á Catalunha, não havia acordo algum. A Blake, que tinha abandonado o marquez de Romana na Galliza, e que estava indisposto com Cuesta, tia-se-lhe por estas mesmas causas dado um poder illimitado Valencia, Aragão e Catalunha. Os officiaes dos exercitos Cuesta e Venegas tambem se não entendiam entre si. O due de Albuquerque tinha grande ambição de commandar em ese, e em seu savor intrigava sortemente o ministro inglez, Frere. Eis-aqui pois as circumstancias de um paiz a favor qual a Inglaterra tinha já feito os maiores sacrificios, e ía ntinuar a faze-los, sacrificios aliás de muito vulto, pelos nsideraveis soccorros que lhe tinha já fornecido em dinheiro, armamento, artilheria, munições, calçado e fardamento, e tudo isto durante os doze mezes decorridos desde o prin-Cipio da sua revolução contra os francezes em maio de 1808 1.

3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A enumeração d'estes soccorros fica já mencionada na nota de pag. 26 do capitulo 1 d'este volume.

Illudido não obstante sir Arthur Wellesley pelas apparencias, prestou-se a irrecoperar com os hespanhoes contra as forças do marechal Victor, como tanto se lhe pedia.

O exercito inglez continuara no seu acampamento de Abrantes até aos ultimos dias do mez de junho, e postoque sir Arthur Wellesley também pela sua parte desejasse ardentemente entrar em Hespanha, muitas difficuldades o embaraçavam na realisação dos seus desejos, sendo uma d'ellas a necessidade que tinha de refazer o seu exercito, em seguida á longa e rapida marcha que com elle effeituára para conseguir a tão desejada expulsão do marechal Soult!. Depois da sua importante victoria do Douro recebéra elle um valioso reforco de 5:000 homens. As suas precedentes operações não lhe tinham custado mais que 300 homens, entre mortos e feridos; mas as doenças è que lhe tinham feito perder muita gente. 4:000 homens nos hospitaes e 1:500 empregados nas escoitas e nas guardas dos depositos, reduziram o seu dito exercito a poucemais de 20:000 homens presentes no campo. Este mesmo na mero podía ser diminuido de um para outro momento, por ter o governo inglez auctorisado mr. Frere a contratar com junta central da Hespanha o admittir em Cadix alguma tropaingleza, que do exercito de Portugal lhe seria em tal caso fornecida por sir Arthur Wellesley. Com isto se reuniam igualmente graves apuros financeiros, filhos dos excessivos socrorros fornecidos aos hespanhoes, e dos importantes subsidos ministrados para a guerra da Austria, circumstancias que linham obrigado o governo inglez a uma consideravel emissão de bonda, que contra si tinham grande rebate na praça. Ecomo esta guerra não apresentava sómente o caracter de uma luta gloriosa entre a Inglaterra e a França, mas também o de um extremo debate entre o credito publico e a força mlitar das duas potencias contendoras, é evidente que a prepria victoria havia de ser fatat ao credito d'aquella mesma em poder da qual ella caisse. Por conseguinte sobre a difficuldade acima exposta acresciam também as molestias, a falta de

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup> Assim o prova o documento n.º 65-E.

dinheiro<sup>1</sup>, um caracter intratavel como era o do velho general Cuesta, e uma multidão de outras difficuldades menores, que retiveram o exercito inglez inactivo até ao fim de junho, não podendo antes d'isso deferir sir Wellesley as instantes supplicas que a suprema junta da Hespanha lhe fazia, não tanto para se dirigir a Madrid e expulsar d'ali os francezes, como então alguns cuidavam, como para que cooperasse com os generaes Cuesta e Venegas, nas vistas de obrigar Victor a recuar quanto possivel para o norte do Tejo, protegendo-se assim as provincias meridionaes da Hespanha, as quaes tão importante era conservar livres do dominio francez, para mais facilmente se manter a luta contra elle, em presença dos grandes recursos que para ella offereciam.

Por aquelle mesmo tempo tinha-se o corpo do marechal Victor retirado para Torre Mocha, entre Mérida, Caceres e Truxillo, e havendo-se adiantado o general Cuesta, achava-se removido um dos principaes obstaculos que tambem se oppunham às operações offensivas de sir Wellesley. E como por outro lado este general estava certo de que um reforço de mais de 8:000 homens para o seu exercito se achava já na altura de Lisboa, resolveu-se finalmente a entrar na Hespanha, se-Suindo a margem direita do Tejo, para se reunir a Cuesta sobre o Tietar, e concertar ali com elle, se lhe fosse possivel, plano de operações contra Madrid. O mesmo sir Wellesley tambem por outro lado se via fortemente instado pelos Seneraes hespanhoes para quanto antes começar com as suas Operações offensivas, como já se disse, fazendo-se-lhe para este sim as mais seductoras e lisonjeiras promessas. Elle pela Sua parte tambem assim o desejava, entendendo que, se o marechal Victor não fosse promptamente derrotado, o exercito Inglez, ameaçado sobre os seus flancos, seria obrigado, como no tempo de Cradock, a manter-se na defensiva junto a Lisboa, tornando-se assim um objecto de desprezo aos olhos do inimigo, e de suspeita e odio, tanto para os hespanhoes, como para os portuguezes. As tropas francezas que cobriam Madrid

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Citado documento n.º 65-E.

avaliavam-se em 50:000 homens. Os officiaes encarregados de missões secretas junto dos generaes Cuesta e Venegas diziam que a força do primeiro era de 38:000 homens, e a do segundo de 35:000, todos elles bem armados e equipados, sendo as tropas de Venegas seguramente as melhores que a Hespanha por então tinha em campo. Das inglezas achavam-se por então em Portugal 28:000 homens, excluindo os doentes, dos quaes 20:000 estavam na fronteira, e 8:000 em Lisboa. Por conseguinte, sendo isto assim, os exercitos hespanhoes com o inglez formavam um todo para mais de 90:000 homens de tropa regular, que se podia levar sobre o ponto onde os francezes não tinham mais que 50:000. Alem d'isto havia tambem a leal legião lusitana de sir Roberto Wilson, na força de 1:000 homens, com a qual novamente operava nas fronteiras, sem fallar nas guerrilhas hespanholas do Guadalupe e da serra de Bejar.

Como a cadeia de montanhas que separa o valle do Tejo das provincias da Castella e de Leão é impraticavel para a artilheria, a não ser nos desfiladeiros de Baños e de Peralez, suppoz Wellesley que os 20:000 homens de Beresford e as forças do duque del Parque seriam bastantes para interceptar por ali a marcha ao inimigo; que o marquez de la Romana poderia tambem juntar-se ao mesmo duque del Parque por Traz os Montes, e que por este modo se tinham mais 30:000 homens, apoiados nas duas fortalezas de Almeida e Cidade Rodrigo, protegendo de flanco o exercito inglez na sua marcha de Plasencia para Madrid, por ser esta a linha que Wellesley se propoz seguir, isto é, a de marchar de Abrantes a Plasencia e Almaraz, effeituar por lá a sua juncção com Cuesta, e avançar depois sobre aquella capital, ao passo que Venegas obraria no mesmo sentido, operando para o mesmo fim pela linha da Mancha, sendo o resultado d'isto afastar os francezes da Andaluzia, como se desejava. Como muitas vezes succede, os calculos de sir Arthur Wellesley, postoque bem feitos em theoria, falharam pela maior parte na pratica, em rasão das bases falsas em que se fundavam, já porque o marquez de la Romana permaneceu sempre na sua orgulhosa inactividade

à Corunha; já pelo lisonjeiro conceito que o mesmo Wellesmainda por então fazia contra a verdade, a respeito da bonde das tropas hespanholas, pela falta de experiencia que tha d'ellas, ou do conhecimento do que ellas eram na realidede, e não menos do pouco que valiam, tanto as promessas d suprema junta, como as dos seus generaes; e já finalmente porque tambem julgava errado, no que dizia respeito á força e posição dos seus adversarios. Elle não sabia que o sexto orpo, ou o do marechal Ney, tinha chegado a Astorga, nem e o quinto, ou o do marechal Mortier, se achava em Valladoid. A força do segundo corpo e a actividade do marechal Souk, seu commandante, tambem não eram por Wellesley apreciados, porque em logar de 18:000 a 20:000 homens, que lhe suppunha, de tropas estafadas e sem artilhein, como quando saíra de Portugal, tinha já mais de 50:000 combatentes, pela reunião do segundo, quinto e sexto corpo um só.

Seja porém como for, o certo é que a 27 de junho o exercito inglez levantou o seu campo adiante de Abrantes, pondomento marcha para Hespanha, organisado pelo seguinte modo:

Artilheria — 6 brigadas, 30 peças, commandadas pelo major general Howorth.

Cavaliaria — 3 brigadas, 3:047 sabres, commandadas pelo coente general Payne.

Infanteria — 1.ª divisão: 4 brigadas, 6:023 bayonetas, commodadas pelo tenente general Sherbroke. 2.ª divisão: 2 briadas, 3:947 bayonetas, commandadas pelo major general III. 3.ª divisão: 2 brigadas, 3:736 bayonetas, commandadas clo major general Mackenzie. 4.ª divisão: 2 brigadas, 2:957 yonetas, commandadas pelo major general Campbell.

Com a cavallaria eram portanto 5 divisões e 13 brigadas, mando 19:710 sabres e bayonetas, com 1:287 homens de fanteria, artilheria e tropas de trem, sendo o total da força 1:297 homens e 30 peças de artilheria. Alem d'esta força, regimento n.º 40, retido por longo tempo em Sevilha por Frere, tinha chegado de fresco a Lisboa, e as tropas que sta cidade se tinham posto em marcha para se irem unir

ao exercito subiam quasi a 8:000 homens de infanteria, organisados em tres brigadas, commandadas pelo major general Lightfoot, e pelos brigadeiros generaes Robert e Catlin Crawfurt. A marcha do exercito, quando saíu de Abrantes, foi pelas duas margens do Tejo, indo uma columna por Sobreira Formosa, e outra por Villa Velha, onde se estabeleceu uma ponte de barcos. No 1.º de julho o quartel general fixou-se em Castello Branco, d'onde as tropas continuaram a marchar n'uma só columna por Moralejo a Coria. A 8 o quartel general estava em Plasencia, onde o exercito chegou no dia 10. Por este mesmo tempo Cuesta achava-se em Almaraz, e Victor em Talavera de la Reyna, em desempenho das ordens que para este fim recebera do rei José. Sebastiani annunciara que Venegas tinha sido reforçado, e se preparava a entrar na Mancha. Esta circumstancia e juntamente com ella a da marcha de Cuesta, \_ 1, e o movimento de Blake sobre Saragoça, cujo infeliz resultado rei José ordenasse a Saint-Cyr que avançasse para Aragão, — , dirigindo-se elle mesmo para Toledo com as suas guardas e a sua reserva. Depois d'isto, chamando a si a cavallaria li— 🚾 i-marechal a retroceder para Talavera, e a Mortier a dirigir-sesse com o seu quinto corpo de Valladolid para Villa Castin, pert - 10 de Avila, não obstante as ordens que de Napoleão tinha recebido este mesmo corpo para marchar para Salamanca. Na es ====perança de encontrar Venegas, o rei José penetrou na Manch == =a até ao Jabalon; mas tendo-se o general hespanhol refugiado o na serra Morena, o rei, deixando em Toledo os postos que ti rára do quarto corpo, e reenviando a Victor a sua cavallari= a ligeira, tornou para Madrid com as suas guardas e a sua reserva.

Durante este tempo da ausencia da referida cavallaria, Vactor não se considerou em estado de cair sobre o general Cuesta, o qual, seguindo-o na retirada, depois que deixo Torre Mocha, pôde a seu salvo passar o Tejo em Almaraz 23 de junho, destacando a sua vanguarda para Oropeza, e postoque comsigo tivesse os já citados 38:000 homens, dei-

muse ficar inactivo, sem acommetter o exercito de Victor, nduzido, como este estava, sómente a 14:000 homens, que penas se achavam distantes de Cuesta cousa de duas leguas tmeia: a negligencia d'este general, e as suas disposições foram sempre as mais inhabeis possivel. Ainda mais: a 28 de junho Victor tinha removido os seus depositos e hospitaes da aldeia do Arzobispo, e tomado posição por detrás do Alberche, conservando sempre em Talavera tres batalhões e a un cavallaria, e em Calera e Gamonal os seus postos avançados. Um pequeno destacamento vigiava tambem o curso do no Tejo, desde a embocadura do Alberche até á do Guadar-Para Escalona tinha enviado uma columna movel, destiada a observar a Vera de Plasencia, e os caminhos que vão pra Avila. O mesmo Victor, querendo habilitar-se a qualquer movimento retrogrado que de novo precisasse fazer, queimon, por falta de meios de transporte, quinze barcos, que astentavam uma ponte sobre o Tietar, e pela mesma rasão impou ao rio uma grande quantidade de munições. O estado critico da sua posição era portanto evidente; por espaço de quatro dias as suas tropas não receberam mais que um quarto de ração; as molestias e a fome lh'as destruiam; e o Tejo era radeavel em muitas partes. E todavia Cuesta, ausentes como ainda estavam os inglezes, não se soube, ou não quiz aprovei--se d'esta boa occasião para uma victoria, emquanto o rei Jesé não vinha da Mancha. Tal era a situação dos differentes mercitos quando o general Wellesley chegou de Plasencia, ende soube que o segundo corpo se achava em Zamora, e printo em Valladolid. Vendo pois estes dois corpos do lado h la das montanhas, e que ambos elles lhe estavam sobre o 🗪 flanco esquerdo, ameaçando-o seriamente por este lado, lemeu o perigo, e renovou a Beresford a ordem que já lhe inha dado, de vigiar cuidadosamente a defeza de Puerto Pedez, e como no desfiladeiro de Baños não houvessse guarda guma, officiou sobre este ponto ao general Cuesta, o qual enas destacou para uma das extremidades do desfiladeiro s batalhões de 300 homens, munidos apenas de cinco ti-, devendo ir para a outra extremidade dois batalhões de

t

Bejar: similhante força estava seguramente muito longe d poder ali embaraçar devidamente o passo ao corpo do mare chal Soult, quando d'elle se approximasse.

A 10 de julho sir Arthur Wellesley foi conferenciar com general Cuesta a Almaraz, perto do collo de Mirabete, sobr as operações ulteriores. 14:000 homens dos hespanhoes s achavam por então destacados na ponte do Arzobispo, estan do o resto acampado para baixo da ponte do Mirabete. Pas sada a discussão, que houve entre o general hespanhol e inglez, e que durou por espaço de dois dias, assentou-se, con approvação da suprema junta, que os exercitos de sir Arthu e Cuesta começariam no dia 18 os seus movimentos contr Victor; que Venegas avançaria ao mesmo tempo através d Mancha, deixaria Toledo e Aranjuez á sua esquerda, e se di rigiria para Fuente Dueñas e Villa Manrique, sobre o alto Tejo para chamar sobre si o general Sebastiani. Se com este movi mento o general francez, que então commandava o quart corpo, com elle avançasse por aquelle lado, Venegas o devi embaraçar na sua marcha, entretendo-o até que os exercito alliados tivessem derrotado Victor. Mas se Sebastiani não fi zesse caso do movimento de Venegas, este general devia en tão passar o Tejo, e marchar sobre Madrid pelo sueste, em quanto que sir Roberto Wilson, reforçado como tinha sido po dois batalhões hespanhoes, atacaria aquella cidade pelo lad opposto. Wilson, com os dois batalhões da leal legião lusita na, e o batalhão de caçadores n.º 5, tudo na força de 4:00 homens, a que tambem effectivamente se aggregaram algumas tropas hespanholas, tinha pela sua parte subido pela mai gem direita do Tietar, e tomado posição nos desfiladeiros d Arenas, que conduziam para Avila, assim como para o d S. Pedro Bernardo, que se dirige a Madrid. Por esta fórm cobria elle a Vera de Plasencia, e ameaçava as communica ções de Victor com a capital. Similhante circumstancia, ret nida aos receios que este marechal tambem concebeu da marchas que podia fazer Wellesley para o mesmo fim, torna ram-no bastante inquieto. Com a cavallaria, que o rei José lh restituiu, lhe mandou elle tambem um reforço de 10:000 he

mens, tirados do exercito de Sebastiani, o que elevava as forças de Victor a 25:000 homens.

Pela sua parte sir Wellesley julgou muito perigosa para a causa dos alliados a existencia d'esta força tão perto da dos hespanhoes, de que resultou tomar a resolução de passar o Tietar em Venta de Bazagona, e marchar por Miajadas para Oropesa. Tendo conseguido lançar uma ponte sobre o Tietar, o seu exercito passou este rio no dia 18, e tomando o caminho de Miajadas, chegou a Talaguela. A 19 fizeram as suas tropas alto em Centinello e em Casa de Somas, indo os postos avancados até à Venta de San-Julian. A 20 as mesmas tropas chegaram a Oropesa; mas tendo feito longas marchas através de m paiz difficil, ali se demoraram o dia 21, durante o qual Calesta, que vinha de Almaraz por Naval Moral e Arzobispo, passou tambem a Oropesa, reunindo todas as suas forças em Vellada, excepto um pequeno destacamento, que seguiu pela argem meridional do Tejo, para ameaçar os francezes pela ponte de Talavera. Informado d'isto, o duque de Belluno andou sustentar os seus postos de Talavera por uma divisão infanteria em escalão na retaguarda da cidade. A sua situao parecia critica, porque os alliados, cobertos pelo Alberche, P odiam ainda ganhar uma marcha, alcançar Escalona antes d'ele de lá dirigir-se para Madrid pelo collo de Brunete, ou toando o posto de Maqueda, cortar-lhe o caminho da capital; s elle Victor, que estava bem informado do que se passava tre os seus, contentou-se apenas em enviar um regimento hussards a Cazar de Escalona, para vigiar o alto Alberche, Sustentar a columna movel, opposta a sir Roberto Wilson.

Ao general Venegas se tinha expedido ordem para partir Madrilejos a 18 ou 19, devendo marchar por Trembleque Caña para Puente-Dueñas, sobre o Tejo, onde este rio se Passa em um vau, e d'ali para Arganda, onde deveria chegar aos 22 ou 23. Aos 21, quando os alliados se achavam em Oro-Pesa e Vellada, Victor chamou a si todos os seus forrageadores, mudou a sua linha de retirada sobre Madrid para a estrada de Toledo, mandou o seu parque para Santa Olalla, e concentrou duas divisões de infanteria por trás do Alberche.

1 ps

DA

Aos 22 os inglezes e hespanhoes marcharam de Oropesa 🌑 duas columnas, atacando a guarda avançada dos inglezes postos exteriores do inimigo em Talavera. A sua direita 🖠 flanqueada pelo 1.º dos hussards, e pelo 23.º de dragões geiros, bem como pela divisão de infanteria, commanda pelo major general Mackenzie. A guarda avançada besp**ani** la, commandada pelo general Jargas e duque de Albuqui que, repelhu o inimigo com vantagem. Os inglezes perder por esta occasião enze cavallos, por causa do fogo da artilla ria da posição dos francezes, dirigida sobre o Alberche; hespanhoes tiveram também alguns homens feridos. O get ral Cuesta foi quem chegou primeiro à retaguarda do munifi perto da villa de Gamonal, em rasão da sua marcha ser pe estrada real. Mas tal ignorancia mostrou e tamanha timide que desde logo se conheceu a rasão das suas anteriores dera tas. Foi o general francez Latour-Maubourg o que com 2:0 dragões avançou ousadamente sobre a chapada, ou plate de Gamonal, onde se sustentou contra o fogo da artifle hespanhola, demorando-lhe a testa da sua columna, circu stancia que obrigou o general Zayas a desenvolver toda a 🐛 linha, que consistia em 45:000 homens de infanteria e 3:00de cavallaria. Os dragões francezes portaram-se com firm até que viram os uniformes vermelhos, que os ameaçava pela sua direita, obrigando-os a se retirarem, como pratici ram, para detrás do Alberche e sem nenhuma perda, aper das muitas baterias, e dos 6:000 cavallos hespanhoes que lhe ficavam pela retaguarda, os quaes se recusaram a dar un carga sobre os francezes, tendo aliás para isto tão opportui quanto vantajosa occasião.

Pelas duas horas da tarde todo o exercito francez de ctor, por então inferior ao dos alliados, por não ter mais que 25:000 homens, concentrou-se na sua posição. Uma das so divisões, postada na esquerda, tocava no Tejo, protegendo ponte sobre o Alberche, que estava defendida por um remento de infanteria e quatorze peças de artilheria. As do sões Villatte e Lapisse, em escalão sobre o terreno etevado que dominava todo o paiz circumvizinho, formavam a difference de contrata de contrat

t: o grosso da cavallaria estava n'uma segunda linha, perto a ponte. Victor passou assim o resto do dia 22 e o dia 23. N'este ultimo dia formaram novamente os francezes as suas columnas de ataque; mas sir Wellesley, por condescender om os loucos desejos do general Cuesta, em vez de os atacar, transferiu pela sua parte o ataque para o dia 25, tendo isto logar quando os differentes corpos se punham já para elle em movimento. D'esta circumstancia se aproveitou Vidor, que pela uma hora da noite de 23 para 24 se retirou para Santa Olalla, e depois para Torrijos, com direcção a Toledo, nas vistas de se encorporar ás tropas do general Sebastiani. Foi esta retirada de grande vantagem para o inimigo, omo em breve se verá. Wellesley declarou para o seu goveno não poder seguir os francezes, nem poder passar de Talavera por causa da grande falta de viveres e meios de ransporte, que elle experimentava na Hespanha, tendo já representado sobre este objecto ao major general O'Doneghue, ajudante general do exercito hespanhol. Sobre este mesmo assumpto o general Cuesta instára com a junta central per que se adoptassem medidas vigorosas, a fim de se remediarem os males, que por esta causa soffria o exercito britannico, o qual emquanto não fosse supprido não podia continuar as suas operações. O mesmo Wellesley esperava depois d'isto ser fornecido pela Andaluzia e pela Mancha dos meios que requerêra, reservando para então recomeçar com actividade e vigor as suas operações, que assim fôra compellido a espaçar.

A retirada do marechal Victor transtornou a primeira combinação dos alliados, em volta dos quaes se foram depois accumulando as tropas do inimigo. Venegas, que deveria apparecer em Fuente-Dueñas, sobre o Tejo, não tinha ainda passado de Damyel, e ao passo que o rei José se dispunha a reunir todas as suas tropas entre Toledo e Talavera, Soult buscava a toda a pressa marchar de Zamora para o logar do conflicto. A estes males para o exercito inglez acrescia mais não se terem tomado em consideração as requisições de sir Wellesley, acharem-se os soldados reduzidos já a meia ração por falta de

viveres, não poderem effcituar uma só marcha por carecerem de transportes, e ter a junta central, para mais aggravar esta sua má fé, ou quebrantamento de palavra para com Wellesley, secretamente ordenado ao general Venegas, que não tomasse parte alguma nas operações concordadas, para evitar a eventualidade de uma derrota, e ter ella, pelo apoio d'este exercito, meios de se manter no seu poder: tal foi a causa do mesmo Venegas não apparecer no Tejo com o exercito da Mancha, como se havia combinado. Eis-aqui pois no que vieram a parar todas as grandes promessas, feitas a sir Wellesley pelos hespanhoes, homens perfeitamente amestrados em dizerem tudo quanto querem, no meio das suas emphaticas expressões, e em pouco ou nada fazerem do muito que costumam dizer; e eis finalmente como os mesmos hespanhoes e o seu governo pagavam á Gran-Bretanha os vastos e dispendiosos auxilios que lhes havia prestado, expondo á morte, por meio de uma derrota quasi inevitavel, tantos milhares de inglezes, e ao mallogro da sua expectativa os pesados sacrificios que fizera para pôr na peninsula um exercito de mais de 30:000 homens, que posto tivesse especialmente em vista os interesses do seu paiz, nem por isso deixava de vir secundariamente defender tambem os da Hespanha e Portugal. Todos estes males tornavam-se ainda mais graves pela louca presumpção do general Cuesta, que julgando sem fundamento que os francezes se retiravam de Escalona para não combater, se propoz a ir ataca-los. Arrastado pela sua arrogante vaidade, tomou pois a resolução de passar o Alberche na manhã de 24, conduzindo o exercito até Santa Olalla, fazendo marchar no dia 25 a sua vanguarda até Torrijos. Por effeito de valer a Cuesta, no meio de uma tamanha imprudencia, e tambem nas vistas de conservar as suas communicações com elle e com sir Roberto Wilson, postado então em Escalona, sir Wellesley mandou no dia 26 para Cazalegas, do outro lado do Alberche, o general Sherbrooke com duas divisões de infanteria e toda a cavallaria: por esta fórma se achava sir Wellesley collocado em posição central, com relação a Talavera, Santa Olalla e Escalona, podendo assim sustentar os hespanhoes, e manter ao

mesmo tempo as suas communicações com elles e com sir Roberto Wilson.

Entretanto o marechal Soult vinha de Zamora para o logar do conflicto, tendo recebido do imperador Napoleão o commando supremo do segundo, quinto e sexto corpo, com ordem de os concentrar, e obrar de uma maneira decisiva contros inglezes. Depois de varias combinações e marchas, filhas das varias informações, que os francezes tinham a respeito do exercito inglez, o rei José ordenou pela sua parte a Soult, que marchasse immediatamente para Plasencia, pondo-se elle mesmem movimento com 6:000 ou 7:000 homens das suas guardes e da sua reserva para Mostoles, com o fim de se reunir a Victor, pela estrada de Talavera, reunião que no dia 25 com elle effeituára por Vargas e margem esquerda do rio Guadarrama, depois de ter deixado em Madrid uma pequena guar-Mição. Pela sua parte o general Sebastiani tratava de fazer outro tanto, por effeito das ordens que do mesmo rei José recebéra para se dirigir ao Tejo. Este general, tendo na Mancha e vizinhanças de Damyel espreitado Venegas, voltou de repente sobre Toledo a marchas forçadas, sem lhe importar que elle fosse ou não passar o mesmo Tejo em Aranjuez, cuidando só em se ir igualmente reunir ao rei José com a maior parte do seu quarto corpo. O resultado pois de tudo isto foi que não tendo anteriormente os francezes em Talavera para **Le ali opporem** aos alliados mais que os 25:000 homens do marechal Victor, na manhã de 26 de julho contavam para mais de 50:000 homens, pertencentes ao corpo do referido marechal, ao de Sebastiani e ás guardas e reserva do rei José, com noventa peças de artilheria, concentrados todos por trás do citado rio Guadarrama, distantes apenas algumas milhas da vanguarda do general Cuesta. Os hespanhoes tinham o grosso das suas tropas em Santa Olalla; em Cazalegas estava o gene-Al Sherbrooke com duas divisões de infanteria e uma brigada de cavallaria, achando-se postada em Talavera a maior parte do exercito inglez. Por conseguinte, ao passo que os francezes e haviam concentrado e posto em marcha para o ataque, os alliados tinham-se separado e desunido entre si, com a cir-

cumstancia de se acharem tres quartos das suas forças 🦣 cerradas entre o Alberche e o Tejo. Emquanto isto succepor este lado, por outro o marechal Soult tinha reunido Salamanca, tanto do seu segundo corpo, como do do quide Mortier, e do do sexto de Ney, não menos de 50:000 mens. Salamanca dista de Plasencia apenas quatro dias marcha, e como as ordens do rei José para que Soult me chasse para esta ultima cidade deviam ser recebidas no dia esperava sir Arthur Wellesley que o mesmo Soult estaria valle do Tejo dentro em quatro dias. Cuesta não conheces grande perigo em que estava mettido senão no dia 25. A deu ordem para a retirada; mas os francezes, passando 🌬 bitamente o Guadarrama, expulsaram para fóra de Torria cavallaria hespanhola, perseguindo-a seriamente até Ale bon. O general Zayas, que tinha ali 4:000 homens de infa ria e 2:000 de cavallaria com oito peças de artilheria, offici ceu-lhe o combate. Mas apenas os hespanhoes sentiram a tilheria franceza, e a viram dirigida contra a testa da sua fanteria, romperam immediatamente as fileiras, fugindo 🦣 desordem para Santa Olalla, perseguidos ao grande galopela cavallaria inimiga. Então Cuesta, para evitar a comple destruição do seu exercito, retirou-se para a margem esque do Alberche, onde os inglezes o soccorreram, aliás todas suas tropas debandariam promptamente. A vista pois d' retirada os francezes apossaram-se então de Santa Olalla, 🥷 resultado do seu combate, tido com os hespanhoes em Albon no citado dia 26.

Desde aquelle momento tornou-se evidente para sir Ari-Wellesley que os francezes se dispunham a tentar decidide sorte de uma batalha geral, e para ella se preparou, escolhen nas vizinhanças de Talavera a posição que mais vantajosa lho preceu. Occupava ella uma extensão para mais de duas millo a esquerda, onde o exercito inglez se achava postado, officia uma planicie, dominada por uma altura, chamada de dellin, sobre a qual se estendeu em escalão, como em a gunda linha, uma divisão de infanteria, debaixo das orde do major general, sir Rowland Hill. Entre esta altura e

adeia de montanhas, um pouco mais adiante, tambem pelo ido esquerdo, corria um valle, que não foi mandado occupr, por ser dominado pela referida altura, ao passo que a adeia de montanhas pareceu estar muito afastada para que podesse ter influencia na luta que ali se ía travar. Depois de vencida a louca obstinação do general Cuesta, concordou elle por fim na manhã de 27 em vir tomar logar com o seu exercito na citada posição: este logar foi na direita, estendendo-se immediatamente em face de Talavera. A posição fôra bem escom relação ás tropas que a deviam occupar. O terreno, que se estendia adiante do exercito inglez, não tinha obstaculos; mas o que estava em face do exercito hespanhol m coberto de arvoredos e atravessado por caminhos e fos-108. Mandado retirar de Cazalegas o general Sherbrooke, e dixando ficar o general Mackenzie com uma divisão de ininteria e uma brigada de cavallaria como guarda avançada I'un bosque que estava na direita do Alberche, e cobria o **lanco esquerdo** do seu exercito, sir Arthur Wellesley ordemou depois as suas tropas como lhe pareceu mais conveniente, collocando-as em duas linhas. A força ingleza e allemã, e debaixo das suas ordens se achava em armas no campo, prompta no dia 27 de julho a entrar em luta com o inimigo, era de pouco mais de 19:000 homens, entre infanteria e cavallaria, tendo 30 peças de artilheria. Os hespanhoes, antes combate de Alcabon, contavam por si de 33:000 a 34:000 bomens, com 70 peças de artilheria. Por conseguinte o exercito combinado formava um todo de 53:000 homens, dos quaes 10:000 eram de cavallaria, com 100 peças de artilheria. Os francezes tinham para mais de 50:000 homens, como i notamos, dos quaes 7:000 eram de cavallaria, com 80 pecas de artilheria; mas todos elles eram tropas regulares e veteranas, ao passo que sir Wellesley só podia contar com os seus 19:000 soldados de similhante especie.

Ao romper do citado dia 27 de julho o rei José fez partir de Santa Olalla as suas columnas, que uma hora depois se achavam nas alturas da Casa de Salinas, onde se havia postado o general Mackenzie, que d'ali se retirou com bastante

perda. Os olivaes e outras mais arvores que ali povoam o pi não deixavam ver bem aos francezes os movimentos dos ali dos. Era o mesmo rei José o que em pessoa ali commandi o ataque, sendo n'isto dirigido pelos marechaes Jourdan. ctor e Mortier. O primeiro passo que para elle se deu foi reconhecimento, annunciado por uma forte canhonada. 🧔 gida particularmente sobre a direita, occupada pelos he nhoes, seguramente para verem quem a defendia. Contra e posição mandára-se o general Sebastiani, á testa do sen que corpo, bem como das guardas e reservas do rei José, res tando d'este ataque debandarem-se os hespanhoes, fugiri muitos d'elles para Oropesa, levados a isto por um ter panico que d'elles se apossou. Felizmente a desordem 🗊 passou d'aqui. Presumiu-se depois d'isto que o mais decis ataque se dirigiria contra a esquerda, occupada pelos in zes, alı commandados pelo general Hill, commettendo-se marechal Victor a sua execução, feita com tal decisão e en gia, que os atacantes chegaram a subir ao cume da respect. altura, e já n'ella cuidavam em se formar, quando o mes Hill, não obstante o muito risco de cair prisioneiro, d'ella fez expellir à bayoneta com a maior bravura e sangue 🛍 As divisões dos generaes Ruffin e Villatte foram as empre das n'este ataque, que durou até à approximação da no sem que os francezes d'elle desistissem, a ponto do gene Lapisse se ir ainda estender para a esquerda contra uma 🐖 tra divisão ingleza, sem que do seu acommettumento tira resultado algum. Pelas seis horas da manha de 28 os fran zes renovaram as suas tentativas, que recomeçaram por m forte canhonada, disparada contra toda a linha ingleza, anni cio certo da continuação da batalha. A divisão do general B fin atacou de frente a altura de Medellin, onde estava o ge ral Hill, dirigindo-se uma outra divisão pelo valte que ficava à esquerda. A contenda tornou-se muito pertuaz 🚳 ataques repetidos, tanto em força compacta, como por pri tões, soffrendo una e outros contendores consideraveis 📬 das, sendo ferido o proprio general Hill. Finalmente os fr cezes desistiram da empreza, voltando à sua primeira posi-

Succedeu-se ao precedente ataque uma grande indecisão parte dos francezes sobre se deviam ou não continuar a htalha, sendo o marechal Victor pela negativa, e o marechal Jurdan pela affirmativa. Emquanto isto se discutia, recebeu orci José um despacho do marechal Soult, dizendo-lhe não poder chegar a Plasencia antes de 3 para 5 de agosto. Coincidiu com isto o saber-se também que estava já perto de Tobdo un destacamento do exercito de Venegas, cuja vanguarda \* approximava igualmente de Aranjuez, ameaçando Madrid. Oreceio de perder esta capital inquietava sobre modo o rei los, por ter n'ella todas as provisões, a reserva da artilheria, o hospital geral dos diversos corpos d'esta arma, sendo tampor outro lado os tributos que ás portas d'ella se pagavan o seu unico recurso pecuniario. O resultado de tudo isto foi o preferir elle a qualquer outra idéa a da conservação de Madrid, dando de mão á da espera que lhe propunha o mare-Soult, decidindo-se por conseguinte pela da continuação da hataha, não obstante ter a certeza de que os alliados se achapreparados para a receber. Desde as nove horas da maté ao meio dia de 28 nenhuma apparencia de hostilidade se notava de parte a parte. O calor era excessivo e os soldados dos dois exercitos desciam sem receio uns dos outros ás bordas do Portiña, para matarem a ardente sêde que os per-Seguiu-se a isto o tomarem-se no campo inimigo alsunas disposições para a continuação da batalha. E com effeito pelas duas horas da tarde do citado dia 28 renovou-se effectivamente, começando por uma nuvem de balas, dis-Pradas pelas oitenta peças de artilheria francezas, postadas diante das tropas ligeiras do corpo do marechal Victor, mardando após ellas em magestosa ordem as respectivas columas de infanteria, destinadas a um assalto geral contra a linha ingleza, vendo-se igualmente por trás d'ellas uma numerosa avallaria, no intento de completar a victoria por meio de uma arga, dada contra o ponto que mais vantajoso lhe parecesse. lima hora depois de tudo isto estavam as tropas em decidido povimento. Nada é mais admiravel do que o sangue frio e a Penetração que n'esta critica occasião desenvolveu sir Arthur

Wellesley: sentado sobre a altura de Medellin, de que já fizemos menção, se achava elle, quando o coronel Doukin lhe veiu dizer que o duque de Albuquerque o mandava avisar, por um official do seu estado maior, de que o general Cuesta o atraiçoava, aviso a que elle respondeu friamente: Pois bem, podeis voltar para a vossa brigada, depois do que continuou a observar attentamente os francezes. Effectivamente durante todo este dia a conducta do commandante em chefe do exercito foi tal, qual devia ser a de um homem, a cuja firmeza vigilancia se tinha confiado a vida de mais de 60:000 homens inglezes e portuguezes, e juntamente com elles os furturos destinos dos seus respectivos paizes.

Convencido o general francez da inefficacia dos seus precedentes ataques sobre a altura da esquerda dos alliados, contreserva ella dirigiu então em força as suas columnas de infanteria e cavallaria, que marcharam ao longo do valle, flanqueadas por numerosas tropas ligeiras, postas sobre as collinas que estavamente para alem do mesmo valle. Estas columnas foram logo carre egadas pelo primeiro regimento dos hussards allemães, e o viz vigesimo terceiro de dragões ligeiros, commandados pelo brigas zadeiro general Anson, debaixo da direcção do tenente generas al Payne. Aindaque o vigesimo terceiro de dragões perdeu muit gente n'esta carga, teve todavia a gloria de obrigar a faze = zer alto ás columnas inimigas. Para secundar o ataque que 💳 se tras columnas sobre a direita da linha ingleza. Ali a brigad 🖚 da do brigadeiro general Alexandre Campbell e dois batalhõe — es hespanhoes repelliram também o inimigo e o perseguiram m, mesmo depois de o terem posto em desordem. Um outro at. 📁 taque se dirigiu igualmente n'este mesmo momento contra divisão do tenente general Sherbrooke, que se achava r no centro da primeira linha do exercito inglez. Este ataque for solo valentemente repellido por uma carga de bayoneta, feita por toda a divisão; mas a brigada das guardas, tendo avançads para um pouco mais longe, expoz o seu flanco esquerdo 🐔 baterias inimigas e ao das suas columnas da retirada, de queresultou ser a divisão obrigada a retomar a sua primitiva po-

ião, protegida pela segunda linha da brigada de cavallaria breneral Cotton, que do centro tinha sido mandado avançar contra o inimigo, e pelo primeiro batalhão do regimento n.º 48. Depois que assim fôra repellido este ataque geral, em que parece haverem tomado parte todas as tropas francezas, o inimigo começou a retirar-se, atravessando o Alberche; elle execatou esta marcha retrograda com a maior ordem possivel, e a dituou durante a noite, deixando em poder dos alliados vinte peas de artilheria, munições, caixões, e alguns prisioneiros. Os inglezes perderam nos combates de 26 e 27, chamados de Alcabon, e batalha de 28 de julho, 6:268 homens; do citado numero foram mortos 31 officiaes, 762 officiaes inferiorese soldados, alem de 2 generaes, Mackenzie e Langworth: tridos contavam-se 3 generaes, 192 officiaes e 3:718 officiaes meriores e soldados. Os extraviados foram 9 officiaes e 643 officiaes inferiores e soldados. A perda do dia 28 foi só por si **6** 5:422 homens. Os francezes ainda perderam mais gente, tendo tido 2 generaes e 944 homens mortos, sendo o numero dos feridos 6:294 homens; a dos prisioneiros foi de 156. To-12 7:396 officiaes e soldados, dos quaes 4:000 foram do primeiro corpo 4. Os hespanhoes allegaram pela sua parte terem perdido 1:200 homens, entre mortos e feridos; mas duvidou-se muito da exactidão e verdade de similhante perda?.

No dia 29 ao romper do dia o exercito francez repassou o Alberche, dirigindo-se para as alturas da Casa de Salinas. O rei losé foi depois com o quarto corpo, as guardas e a reserva para Santa Olalla, indo-se estabelecer em Illescas e Valdemoro no dia 31, depois de ter previamente destacado uma divisão para Toledo, ameaçada como estava esta cidade pelas tropas de Venegas. O marechal Victor, temendo o movimento que sir Roberto Wilson podia operar sobre o seu flanco, por lhe suppor lorças superiores ás que tinha, também se retirou no 1.º de lagosto para o lado de Maqueda e Santa Cruz del Ritamar,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mr. M. de Rocca dá de perda aos francezes nas suas Memorias 10:000 homens e 20 peças de artilheria, e aos alliados 6:616 homens.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Estes successos foram communicados para o Rio de Janeiro em officio dos governadores do reino de 9 de janeiro de 1809. (Documento n.º 66.)

desacordado com o marechal Jourdan. Os hespanhoes e Arthur Wellesley permaneceram em Talavera, sendo duran este tempo que chegou ao campo inglez o general sir Robe Crawfurd com os regimentos n.º 43 e 52, e um de caçador que era o n.º 93: foi a este general que Wellesley encarre logo os postos avançados. O exercito inglez achava-se por então fraco, e tinha soffrido tanto, que sir Wellesley empreos dias 29 e 30 em estabelecer hospitaes em Talavera e procurar, postoque debalde, por todos os meios possive os viveres e os mais soccorros necessarios para impedimorte dos feridos. Nem o general Cuesta, nem os habitan de Talavera, postoque podessem amplamente remediar to as faltas que havia, se quizeram prestar a isso, e nem mes a ajudar a enterrar os mortos! O trigo, que tinham escoad em Talavera, era bastante para sustentar o exercito dura um mez; mas preferiu-se a isto deixar-se antes morrer fome um exercito amigo, do que ministrar-lhe o indispervel sustento. O escandalo de similhante conducta redobi ainda mais de ponto, quando se soube que os mesmos sobdos hespanhoes chegaram até a privar do pouco trigo que diligencias suas e despezas proprias haviam alcançado algosoldados da divisão ingleza de sir Rowland Hill<sup>1</sup>. Não adm pois que desde aquelle tempo até ao fim da guerra os solda inglezes conservassem sempre a pungente lembrança d' escandaloso facto, mostrando constantemente a mais viva pugnancia e desprezo para com os hespanhoes, que alema timidos, reputavam deshumanos. O certo è que, por causanenhum apoio que achou no exercito do general Cuesta, Arthur Wellesley viu-se obrigado a ficar inactivo no logar acção, impossibilitado de progredir com as suas operaçõe

Entretanto o marechal Soult, que até ali se achava co esquecido para as partes de Salamanca, começou a appacer em scena. Sir Roberto Wilson, que com as suas 924 g ças da leal legião lusitana chegára a 25 de julho a Naval O neiro, onde se poz em communicação com Madrid, te

Assim o prova o documento n.º 66-A.



muramente entrado n'esta cidade, a não ser a batalha de Taivera: por aviso de sir Wellesley veiu de Naval Carneiro pra Escalona, onde chegou no dia 28, achando-se por este modo na retaguarda do inimigo. Foi sir Roberto Wilson quem communicou ao mesmo Wellesley que os francezes tinham já apparecido perto de Nombella. Baldados todos os pedidos, feitos ao general Cuesta, para que mandasse uma adequada bra que em Puerto de Baños embaraçasse a marcha dos fracezes, nada se pôde conseguir d'elle: O certo é que aos 2 de agosto houve a certeza de que as tropas de Soult tinham entrado em Plasencia em duas columnas, havendo retrado de Puerto de Baños o marquez del Reino com os seus quitro batalhões, sem terem disparado um só tiro. Á vista pois d'isto propoz o general Cuesta a sir Wellesley, que melade do exercito marchasse para a retaguarda para se oppor nimigo, cumprindo á outra metade manter o posto de Talavera, proposta a que sir Wellesley annuiu, promptificando-se quer para retrogradar, quer para ficar em Talavera, contantoque sosse com todo o exercito britannico, pois o não Podia dividir. Foi o mesmo sir Wellesley o que tomou sobre ai ir ao encontro do inimigo, dirigindo-se para este fim na manha de 3 de agosto para Oropesa, ficando portanto o general Cuesta em Talavera, encarregado de guardar a linha do Tejo, e proteger o transporte dos feridos. Como já vimos, Orei José, unido ao general Sebastiani, tinha ido para Illescas eValdemoro, para se interpor entre Venegas e Madrid: Victor, omo tambem ja vimos, estava por então em Maqueda, Cuesta an Talavera, sir Arthur Wellesley em Oropesa, com apenas 17:000 homens, para com elles se oppor aos 50:000 que Soult inha sobre o Tietar. Por este modo os dois exercitos allialos achavam-se no centro, e distantes um do outro sómente m dia de marcha, não passando as suas forças de 47:000 hoens; os francezes tinham pela sua parte 90:000, dos quaes 9:000 estavam debaixo do commando do marechal Soult, ndo-lhes necessarios tres dias de marcha para todos elles concentrarem.

Pelas cinco horas da tarde do dia 3 Wellesley foi informado

de que os francezes tinham marchado de Plasencia para Nava Moral, de que resultava ver-se collocado entre Soult e a pont do Arzobispo, e os francezes entre elle e a ponte de Almara Uma hora depois lhe participou o general O'Doneghue on Cuesta se la retirar de Talavera e reunir ao exercito ingle em rasão dos francezes se moverem em força sobre os se flancos, segundo allegava. Este movimento o executou di effectivamente n'essa mesma noite de 3 para 4 de agos deixando ao desamparo 1.500 inglezes feridos na cidade, ta nando por este modo singularmente critica a situação dos do exercitos, ameaçados de um ataque de frente e retaguarda i mesmo tempo: o certo é que, effeituando a sua retirada, 💖 apparecer em Oropesa ao amanhecer do dia 4. Desde então situação dos exercitos inglez e hespanhol tornou-se summi mente critica. E realmente, logoque os corpos de Soult, Ney Mortier e Kellerman, deixaram Leão, Zamora e Salamano para a marchas rapidas se dirigirem para Plasencia, na pela guarda dos alliados, ficaram estes expostos a serem atacado ao mesmo tempo por dois lados e sem communicações seguras na sua retaguarda sobre o Tejo pela ponte de Almaraz, 📴 que resultou tomarem Cuesta e Wellesley a resolução de la 🛸 narem a passar para a margem esquerda d'este rio, retirate do-se Wellesley, não por aquella ponte, mas pela do Arzobe po, como praticou, cruzando o mesmo Tejo no citado dia l para ganhar depois a estrada da Extremadura, tendo de de cer pelos caminhos quasi impraticaveis que ha na dita marganiesquerda até Almaraz, cuja ponte ainda em tal caso pretende defender na dita margem esquerda, estabelecendo o seu quar tel general em Deleytosa, entre Saraicejo e Casas del Puerto Cuesta cruzou tambem aquelle rio na noite de 5, depois de un combate que na ponte do Arzobispo algumas das suas tropaali sustentaram com as do mimigo. Com a chegada do esc cito inglez a Delevtosa nos dias 7, 8 e 9 de agosto, o mesua Cuesta demittiu-se no dia 12 do seu commando, que estre gou ao general Eguia. Cuesta, quando em idade menos ava rada, tinha dado provas de talento, bravura e ousado. ... no fim de cincoenta o cinco annos de honrosos sarviços 🗀

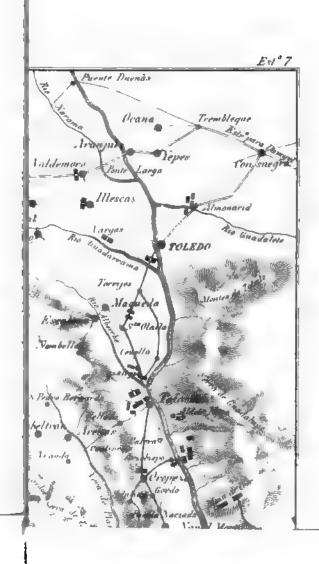

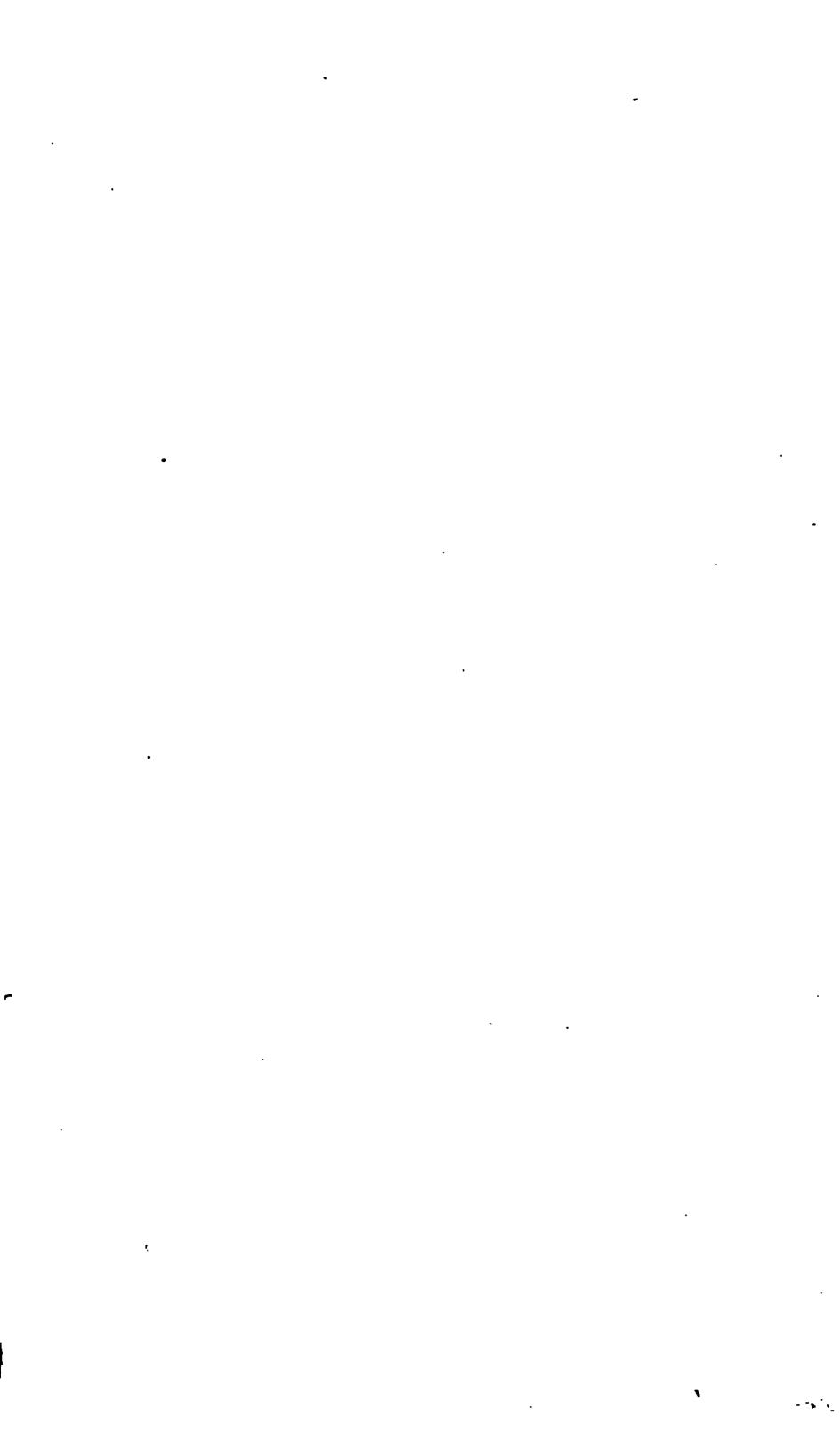



vise tornado incapaz d'esta actividade physica e mental, que esige o commando de um grande exercito em tão criticas circumstancias. Sir Arthur Weliesley propunha-se a ficar em Deleytosa, para defender Almaraz, como já dissemos, e a parte inferior do Tejo; mas como as suas requisições continuassem a ser desattendidas, tornando-se até mesmo alvo de recriminações injustas, retrogradou de lá para Merida, e depois para Badajoz, onde por fim estabeleceu o seu quartel general no dia 3 de setembro, depois de ter a certeza de que os francezes não invadiam Portugal.

Resta fallar agora da retirada de sir Roberto Wilson, seguramente um dos mais bravos officiaes do exercito inglez. Logoque elle soube da retirada de sir Arthur Wellesley de Talavera de la Reyna no dia 3 de agosto, poz-se em communicação com o general Cuesta, e vendo que os hespanhoes se tinham retirado tambem de Talavera na citada noite de 3 para 4, foi-se de Escalona para Vellada com a sua infanteria, sendo este logar situado algumas milhas ao norte de Talavera. Ali estava elle a vinte e quatro milhas de distancia da ponte do Arzobispo, e como Cuesta não deixou Oropesa sea 5, podia elle Wilson ter effeituado a sua juncção com 🕸 Arthur Wellesley, se soubesse d'esta circumstancia; mas como a não soube, atravessou o Tietar, para se dirigir ás nontanhas, fiado na sua actividade, e no conhecimento que unha das localidades para se escapar ao inimigo. A divisão fanceza de Villatte o perseguiu no dia 5 em Nombella. Um destacamento o espiava attento nos desfiladeiros de Arenas Monbeltran, e o general Foy o esperava igualmente na Vera de Plasencia. Wilson porém illudiu todas estas precauções; Passon no meio do circulo formado pelo inimigo, atravessou tadeia de Gredos no ponto chamado Serra de Lanes, e enrado no valle de Tormes, chegou a Bejar. D'este logar julon elle possivel poder recuperar as suas communicações 👊 e exercito, o que o levou a marchar para Plasencia pelo desfladeiro de Baños, tendo a infelicidade de se ir então encontrar de frente com o marechal Ney no dia 12 de agosto, Mando voltava com o seu corpo e o de Soult para Salamanca.

Este desastrado encontro foi causa de ser ali derrecpersando-lhe completamente a sua força, o mesmo timou depois a sua marcha, e tendo retomado as a riores linhas do Tormes, entregou em seguida o co do sexto corpo ao general Marchand, e deixou a para se retirar para França.

Sobre a campanha de Talavera iremos apresentar o juizo emittido por um nosso official general, pesso competente pela sua profissão, conhecimento da m illustração. O que elle diz sobre o assumpto é portai guinte 1: «O que não padece duvida è que depois 🐠 sol de Austerlitz começou a empallidecer, e nenhu**m 📬** do imperio tornou a jactar-se de ter vencido o exerci portuguez. Mas creio que desde então tudo correriad se sir Arthur Wellesley tivesse exacto conheciments eram os portuguezes, quando disciplinados, ou é l cumstancias que estão fóra do meu alcance o les commetter um erro quasi igual ao do general Moore nhando-se na Hespanha desacompanhado dos porta Parece-me que deveria dar por finda a campanha 🎚 com a expulsão do exercito francez de Soult, que o o Porto, e conservar-se na fronteira portugueza (o nhola, vistoque a causa era a mesma), para aclimatar cito inglez, e dar tempo a que a tropa portugueza for em pé de guerra, e disciplinada pelo marechal Be inclumdo as milicias (genumas e naturaes guardas no e desastroso foi extingm-las!) com que term para a 📬 de 1810 só de portuguezes 100:000 homens discipi promptos, e via-se habilitado a esperar, sem tava 🍏 dade, a visita do marechal Massena, para o derrotar-Côa em segura batalha, muito mais apropriada pare o titulo de lord Wellington, do que a de Talavera 🎳 na, que esteve em termos de perder, valendo-lhe a 🖮 firmeza do exercito inglez, e a cooperação de um

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja Rectificações historicas do marechal de campo refetendo de Oliva e Sousa Sequeira.

de portuguezes, a leal legião lusitana, com a proximidade de brigada portugueza de n.º 11 e 23, que foi proteger-lhe a retirada para Portugal; o que todavia não deixou de ser ma retirada, da qual, se não resultou desastre similhante 20 da Corunha, teve a perda de milhares de soldados, com s febres, causadas pelo sol ardente da Hespanha, a que não estavam acostumados, e com que vieram encher os hospitaes e os cemiterios a Portugal; enfraquecendo-se d'este modo o exercito inglez consideravelmente (não contando com as perdas da batalha, que foram grandes), e diminuindo no restigio que deu aos francezes para a campanha de 1810! Quando n'esta bastaria o só estado ostentoso em que deveria permanecer o exercito anglo-portuguez do centro, e 30:000 homens da melhor tropa do mundo (os inglezes pelo seu fleugma, e os portuguezes pela sua docilidade, que facilita a disciplina), para que Massena não viesse tão audaz, pensando e dizendo, que ia expulsar os inglezes por Lisboa, como Soult tinha feito a Moore pela Corunha: tal era a opinião que a retirada de Talavera com as suas consequencias fizera crear aos francezes!...

Mas se não fosse sufficiente a só ostentação, estava habilitado para dar uma decisiva batalha entre o Côa e o Tormes, com que se evitaria a quéda da Cidade Rodrigo e Almeida, a batalha do Bussaco, a destruição immensa e horrivel das duas provincias, Beira e Extremadura, as quédas de Olivença, Badajoz e Campo Maior, e não ficaria arreigada a opinião de que a salvação de Portugal estava nas linhas de Torres Vedras, quando não é tanto assim! Aquellas linhas dispendiosissimas serviram para salvar o terreno que pisava o exercito anglo-luso e a capital do reino, porém relativamente aos inglezes, que tinham o senhorio dos mares, e n'elles os seus recursos; mas não serviria n'outro caso á salvação de Portugal, porque devastadas e despovoadas as provincias, perdidos estavam os meios de alimentar e sustentar a guerra. A deseza de Portugal está no seu bom regimen economico, que enriqueça e felicite os habitantes, para haver patriotismo e dinheiro no thesouro com que se construam judiciosamente

as praças fronteiras, e haja um exercito disciplinado e corajoso, que nunca deixe ver as costas a quem o atacar nas mesmas fronteiras. Uma casa pequena defende-se à porta da rua. não se deixa invadir! O exemplo da Russia com Carlos XII não era applicavel a Portugal; nem era com tamanhos sacriticios que se evitava um desastre parecido com o da Corunha. Houve pois, na minha opinião, um erro cardinal em 1809, que não era de esperar em quem vinha emendar erros anteriores. A fortuna porém, o genio, o valor, a cooperação portugueza, e o oiro, souberam tuar a desforra, mas não foi sem que a lição custasse tres arduas campanhas; pois só em 1812 com a reconquista de Badajoz, e das outras quatro praças é que o exercito anglo-portuguez se viu desembaraçado dos effeitos do que chamo erro cardinal, porquanto se lhe seguiram embaraços que não teriam existido, e que porventura nos privaram de alcançar a ultima victoria, ainda antes da jornada de Napoleão I a Moscow... on de estarmos mais fortes quando elle ali não fosset» Apesar dos desastres de Talavera e dos erros com que esta operação se emprehendeu, ainda assimnão deixou ella de trazer comsigo algumas vantageis, taes foram a salvação do meio dia da Hespanha por aquelle ana). fornecer a Portugat o tempo necessario para acabar de organisar e disciplinar o seu exercito; e finalmente dar também tempo a fortificar convenientemente as suas posições militares.

Durante a memoravel campanha de Talavera, effectaada pelo exercito inglez e hespanhol, o portuguez tambem pela sua parte cooperou como auxiliar, apesar do estado bisonho em que ainda por então se achava, fazendo aquelles matementos e marchas, que lhe era possivel fazer nas suas or cumstancias, attenta a sua extrema falta de cavallaria, que impossibilitava de entrar em operações activas, sobretido nas planicies, sendo aliás os exercitos francezes tão fortes como eram, em similhante arma. Os corpos do exercito por tuguez, nascente como este por então se achava, passaram como já vimos, da Beira Baixa para as margens do Houro, i alguns d'elles para as fronteiras do remo, em consequencia di se approximarem ás fronteiras do Minho os corpos de Soults.

Mey. Vimos mais que o marechal Beresford, desejoso de entar em Hespanha, para cooperar quanto podesse em favor de sir Wellesley, viera a Lisboa nas vistas de ajustar os meios necessarios para effeituar similhante entrada, e que da referida cidade passára depois em meiados de julho a estabelecer o seu quartel general em Almeida, e tomára por trás do Agueda a posição que mais vantajosa lhe pareceu, attenta a já citada falta de cavallaria, que por então ainda havia no exercito portuguez. Evacuada como depois viu a Galliza pelos corpos de Soult e Ney, retirados para o reino de Leão, Beresford uniu a si a cavallaria que deixára em Traz os Montes, reduzida apenas a cinco esquadrões, na força de 600 cavallos, commandados pelo conde de Sampaio. De Almeida escreveu omarechal Beresford ao duque del Parque, capitão general da Castella Velha, e que com elle instava para entrar em Hespanha, com o fim de saber que cooperação e auxilios lhe prestava para similhante fim. Esperançado n'algum augmento de forças, que o duque lhe prestasse, propunha-se elle a ir tomar com o seu exercito uma posição n'alguma parte adiante da Cidade Rodrigo, e proximo a Martin del Rio; mas d'este intento se despersuadiu bem depressa, pelo desengano que <sup>o</sup>mesmo duque del Parque lhe dera, de que os seus meios he não permittiam poder-lhe ministrar auxilio algum. Com <sup>0</sup> marquez de la Romana tambem elle entrou em negociação Para que, deixando a Corunha, viesse tomar posição nas vizi-Phanças de Carvajales, onde não só cobria a Galliza, mas igual-Pente Traz os Montes, ameaçando ao mesmo tempo Benavente • Astorga. O marquez conveiu n'isto; mas infelizmente a sua marcha foi-se retardando, nada se podendo esperar tambem Por este lado. Restava por fim consultar igualmente sobre este ponto o marechal general, sir Arthur Wellesley, com quem por tal motivo teve uma conferencia na Cidade Rodrigo. Apertando com elle para saber precisamente qual o milio que lhe forneceria, a ponto de o habilitar a entrar tambem em operações activas, a resposta não lhe foi mais lisongeira, confessando-lhe a final que nenhum auxilio lhe Podia prestar, quer de infanteria, quer de cavallaria.

Tal foi a rasão por que o marechal Beresford se limitou a ficar por algum tempo reduzido á inactividade na posição que tomára sobre o Agueda, com o fim, não só de chamar pará ella todas as forças disponiveis do exercito portuguez, quando as circumstancias a isso o obrigassem, e por esta causa houvesse de operar activamente, tendo a par d'isto a vantagem de proporcionar occasião aos differentes corpos de se disciplinarem o melhor possivel, mas tambem de poder mais facilmente receber de Portugal todos os fornecimentos precisos, cousa com que não podia contar em Hespanha, pela denegação, ou recusa formal, que encontrava para as suas requisições sobre este ponto. Alem d'isto as suas instrucções o obrigavam a vigiar o desfiladeiro de Peralez, e ao mesmo tempo a manter-se em posição de defender a fronteira do reino, novos motivos que tambem o levavam a conservar-se inactivo na sua posição do Agueda. Mas d'esta inactividade cuidou elle em se retirar promptamente, logoque viu a consideravel força franceza de Soult, Ney e Mortier, que se reunia em Salamanca, e que, pensando ao principio que quizesse passar por Avila para as vizinhanças de Madrid, por suppor que os exercitos de Victor e Sebastiani teriam pedido soccorros a Soult, reconheceu que elles marchavam para Plasencia por Baños, tendo afugentado d'este ponto as poucas forças hespanholas que ali se achavam. Desde então Beresford fez marchar para as margens do Côa todas as tropas disponiveis que estavam no interior do reino. Da cidade do Porto sairam a 27 de julho as que ali havia: no dia 28 passaram ellas em Penafiel, e no dia 30 atravessaram o Tamega. Esta parte do paiz é muito vestida de viçosos arvoredos e vegetação vigorosa. Os estragos da villa de Amarante, feitos pelos generaes Delaborde e Loison, cram então recentes, e impressionaram vivamente os nossos jovens soldados contra um inimigo, que tão cruel se mostrára em Portugal como os francezes. Continuaram as marchas pela margem direita do mesmo Tamega, que atravessaram no dia 31, indo-se acantonar em Lamego os respectivos corpos. Ali se lhes deu um dia de descanço, no tim do qual marcharam para Tarouca, indo-se aquartelar em Trancoso no dia 4 de agosto. Foi ali que um postilhão entregou ao general a parte official da batalha de Talavera, em que tanto brilhara o saber, o sangue frio e a coragem de sir Arthur Wellesley. As tropas portuguezas formaram-se então em quadrado, e o general no centro d'ellas lhes annunciou com sentimento a retirada do exercito inglez, affirmando que o exercito portuguez iria vingar os seus companheiros de armas, auxiliando-os com toda a dedicação e energia. A isto se succederam os vivas, dados ao principe regente de Portugal, e as exaltações do mais puro patriotismo, que então guiava os nossos jovens soldados á gloria dos combates, cousa que tamanho nome lhes deu, grangeando-lhes eterna fama pelos seus honrosos brios e distincta conducta nas batalhas.

Continuaram as marchas por Pinhel no dia 7 de agosto, e passando o Côa no dia 8, acamparam os corpos, que íam do Porto, nas explanadas da praça de Almeida. Entretanto Beresford, apesar da sua falta de cavallaria, e das poucas forças que comsigo tinha na sua posição do Agueda, havia já entrado em Hespanha no dia 31 de julho. A divisão que então se achava debaixo das ordens do coronel Carlos Frederico Lecor, dirigindo-se para S. Felices, devia formar a esquerda da posição que Beresford se propunha occupar. A sua direita devia ser em Villa Cierva, acampando o seu principal corpo em bivouac sobre a margem esquerda do Agueda. Ali se lhe foram pois reunindo a brigada do brigadeiro Archibaldo Campbell, que Lambem tomou posição sobre o Agueda, e depois d'esta a do brigadeiro Blunt. Igualmente se lhe foram ali reunir o regimento de infanteria n.º 11, que estava na Torre de Moncorvo, • n.º 13, que se achava na praça de Almeida, e finalmente os 1.05 2, 4 e 14, com o batalhão de caçadores n.º 6, e o corpo dos academicos de Coimbra, que para este fim fora mandado abonar militarmente, para como tal poder ser empregado, e operar como qualquer outro corpo do exercito. Do Porto foram-lhe os regimentos n.º 6, 9 e 18, partindo um pouco mais tarde, como já vimos, em rasão de não estarem convenientemente equipados. Os corpos, que portanto constituiram o exercito de Beresford na sua posição do Agueda, foram infanteria n. 6 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19 e 23. caçadores n.º 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cuico esquadrões de cavallaria, o corpo dos voluntarios academicos de Loimbra, e um batalhão da leal legião lusitana, com quatro brigadas de artilheria de calibre 9, 6 e 3, sendo portanto a sua força de 18:000 homens na sua totalidade. Reunidos que foram todos estes corpos, e informado Beresford de que as tropas de Soult, Ney e Mortier finham passado todas á Extremadura hespanhola por Bejar e Puerto de Baños, indo depois a Plasencia, postando-se assim na retaguarda de sir Wellesley, para lhe cortarem a sua retirada para Portugal pela margem direita do Tejo em Almaraz, poz immediatamente em marcha o seu exercito, apesar de estar pouco em circumstancias de fazer tentativas fortes contra o inimigo, para quanto possivel auxiliar o marechall general a tirar-se da critica posição em que se achava, attrahindo a si a attenção do marechal Soult. Com este intento dirigiu a sua marcha parallelamente ao referido marechal, atravessando a serra da Gata para ir ao Porto de Peralez, nas vistas de se não arriscar a ser cortado, ou separado de Portegal por alguma força inimiga, nem impossibilitado da deferd'este reim, a que aliás se achava obrigado. D'ali seguir a marcha em direcção a Moraleja, assentando-se os arraiaes na faldas da já citada serra da Gata, desde 14 até 16 de agosta

De Moraleja se mandaram para Villas Buenas, duas legma para a esquerda sobre as alturas, os batalhões de caçadors n.ºº 2 e 3, e 300 homens da leal legião lusitana. Para Cort foi um esquadrão de cavallaria, que d'alt obrigou a retist um destacamento francez de 180 homens. O resto da cava e ria ficou em Moraleja, commandada pelo conde de Sampae, dando as avançadas nocessarias para cobrac a frente do exicito sobre os caminhos de Plasencia, entre Coria e Villas Buenas. A brigada do Algarve, formada pelos n.ºº 2 e 14 de infrateria, do commando do coronel Lecor, com uma brigada peças de calibre 3, forman lada de Celleiros para Venta de Vidas se achavam de 4:000 a 5:000 mglezes, commandados major general Laghtburn e brigadeiro Crawford. Para alim

dra tambem o mesmo Beresford retirar as suas quatro brigades de artilheria e bagagens pesadas, julgadas como embaraço para as marchas do exercito, quer houvesse de avançar, quer de retirar, segundo as circumstancias, e como Venta de Valle de Cavallo é um ponto onde todos os caminhos para Portugal se vão reunir, julgou Beresford dever-se assegurar d'elle para o que podesse succeder. Por este modo se collocou o exercito portuguez em attitude ameaçadora para com os francezes, tanto com relação ao seu flanco, como á sua retaguarda, quando porventura marchassem em perseguição de sir Artar Wellesley (já por então elevado pelo governo inglez ao talo de lord Wellington, em galardão dos importantes serviços que acabava de prestar ao seu paiz na batalha de Talavera de la Reyna), seguindo-o pela ponte do Arzobispo, por onde se retirava. E como a deserção dos nossos differentes corpos se fizesse mais particularmente sentir, depois que passtram a fronteira do reino, foi nos acampamentos de Moraleja que teve logar o primeiro fuzilamento de um soldado portuquez pelo seu crime de deserção em tempo de guerra. O marechal Beresford aproveitou aquella occásião para expor aos olhos de todo o exercito um exemplo de tal natureza. Feita Pois a execução, desfilou toda a tropa, passando proximo o mais possivel do cadaver do soldado fuzilado. Foi por este modo que o nosso exercito se começou a disciplinar. O silendo, o respeito e a circumspecção com que todo elle assistiu a similhante acto, feito com todo o apparato militar e com todo o rigor da lei marcial, abriram o primeiro passo para a acquisição de todas as maravilhas por elle executadas durante a guerra da peninsula.

Entretanto lord Wellington, deixando de ser perseguido, como já vimos, ordenou ao marechal Beresford que marchasse para Castello Branco, e tomasse posição por trás do Ilga, para se achar prompto a defender as passagens da formidavel serra das Talhadas e a estrada de Abrantes, quando Porventura os francezes pretendessem entrar em Portugal Pela Beira Baixa. No meado de agosto começou pois o exercito portuguez a sua retirada para Zarza, vindo entrar no seu

paiz por Salvaterra do Extremo. No dia 20 chegara a Castello Branco, d'onde os differentes corpos passaram a occupar os quarters seguintes: infanteria n.ºs 6, 9 e 18, Coimbra; n.º 3 e 45, Lamego; n.º 4, 40, 13, 7 e 19. Thomai; n.º 11 e 23, Leiria; n.º 2 e 14, Torres Novas; caçadores n.º 1, 2 e 3, Tancos; n.º 4 e 6, Punhete; e n.º 5, Salvaterra. Quatro esquadrões de cavallaria ficaram de quartel na Idanha a Nova e Idanha a Velha; a leal legião lusitana, e um outro esquadrão de cavallaria, em Castello Branco; e finalmente as brigadas de artilheria em Thomar. Foi n'estes acantonamentos que osdifferentes corpos do exercito portuguez começaram desdeentão a disciplinar-se rigorosamente com toda a umformidade; e perfeição, tal como depois se apresentaram na campanha do seguinte anno, ao ponto dos generaes francezes os julgarem corpos inglezes, vestidos com o uniforme portuguez, como em tempo competente veremos. Beresford, enviando ao governo portuguez o relatorio da dita campanha de 1809. dizia, quanto ao exercito do seu commando: «Eu tive grande, rasão de estar satisfeito n'esta occasião das tropas que tinha ás minhas ordens, e estou persuadido que se ali tivessemos tido occasião, ellas teriain bem feito a sua obrigação contra o immigo. Ellas mostraram a melhor vontade e desejo, e ac cavallaria, que esteve por espaço de alguns dias à vista de minago, tinha ainda mellior occasião de se mostrar do que a infanteria, e aindaque algumas vezes estivesse na frente de numeros muito superiores, nunca jamais deixon os seus potos, e sempre se conservou firme, e o mimigo, vendo esta fimeza, se retirou cautelosamente. Eu estava muito satisfido e não duvido que na primeira occasião, que se apresentar as tropas d'esta nação se mostrarão dignas da reputação dos seus antepassados». Foi a batalha de Talavera a que, 112 desamente fallando, poz fim á campanha de 1809, da qual l 🗥 Wellington fez um interessante relatorio, que remetteu ao seu governo<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> È o ja citado documento n.º 65.

<sup>2</sup> Este relatorio é o que constitue o documento n.º 60-B.

Aretirada de Talavera, a primeira das tres, que lord Welinton effeituára durante a guerra da peninsula, uns a têem ollado como uma das façanhas militares d'este grande general, e outros, nada dizendo d'ella, parece não lhe darem importancia alguma, como operação militar. Na vida de lord Wellington vem citada a passagem de um discurso, que na camara dos lords recitára seu irmão primogenito, o marquez de Wellesley, cabeça d'esta illustre familia, homem que como governador geral, que foi das Indias orientaes britannicas, como embaixador extraordinario, que tambem foi á suprema junta de Sevilha, e finalmente como secretario d'estado, que igualmente foi na repartição dos negocios estrangeiros em Lordres, adquiriu entre os inglezes, pelo exercicio de tão minentes cargos, grande reputação e nomeada de homem l'estado. O marquez disse portanto, com relação a seu irmão, lord Wellington: «Se eu tivesse, mylords, que proferir minha opinião imparcial sobre o merito do vosso general, confesso diante de Deus, que não teria escolhido as suas vicorias, brilhantes como são, mas sim as suas retiradas. N'esas eu buscarei as mais evidentes provas, e por certo as mais coriosas da sua grande habilidade: quando as difficuldades opprimiam, quando não tinha mais que a escolha dos exremos, quando via cair-lhe em cima uma grande força supe-Pior, era quando mais sobresaía o grande merito do seu ge-Depois de uma tão pomposa descripção, como a que se Caba de ler, feita aliás por um politico de tamanha reputaa o na Gran-Bretanha, parece temeridade abalançarmo-nos, Estranhos á vida militar, como somos, a fazer reflexões contal opinião; mas como nenhum homem nos tempos de boje póde aspirar a que todos creiam nas suas palavras, tendo como infalliveis as suas opiniões, diremos que justo era saber-se debaixo de que ponto de vista louvou o marquez de Wellesley as retiradas de seu irmão, lord Wellington, a ponto de as preferir ás suas mais brilhantes victorias, tal como a da Passagem do Douro, que já vimos, e as outras de que ainda evemos de dar relação. Será porventura o plano, ou a exetação de taes retiradas, que attrahiu a admiração do mar-

quez? Examinando attentamente isto, com relação á de Talavera, a primeira na ordem chronologica das tres que o mesmo Wellington fizera, vê-se que ella foi feita a tempo, e antes que algum dos corpos francezes o perseguisse. Por conseguinte a retirada de Talavera, executada como inteiramente foi á vontade d'este general, sem haver cousa alguma que o coagisse... nada nos offerece para admirar, nem quanto ao seu plano \_\_\_ nem quanto á sua execução. E poisque lord Wellington de -· xou ficar atrás os seus feridos, caíndo nas mãos do inimigo e poisque a superioridade dos exercitos francezes era bea sabida de todos, e a falta de disciplina dos exercitos hespananhoes sabida era igualmente, parece-nos cousa estranha q haja aqui que louvar, e muito menos que admirar, quanche em lord Wellington parece recair toda a culpa de se ter empetranhado em Hespanha com só 25:000 inglezes, estando ain tão fresca na memoria de todos a desgraça de sir John Moone. e a nenhuma efficacia dos exercitos hespanhoes. O peso 🕰 🚁 difficuldades, a escolha dos extremos, e a força eminentemente superior do inimigo buscaram-se, não sendo isto que determinára a operação intentada.

Escriptores ha que effectivamente julgaram a entrada de sir Arthur Wellesley na Extremadura hespanhola no mesmo caso da que sir John Moore effeituára no antecedente anno contra o exercito do marechal Soult em Saldanha. Foi pois a referida entrada a verdadeira causa dos francezes chamarem em soccorro do seu exercito do centro os tres corpos destinados a guarnecerem e observarem as provincias do norte da Hespanha, e a tornarem-se fortissimos por effeito da sua concentração. Similhante reunião ameaçava de uma total ruima os exercitos inglez e hespanhol, que seguramente teriam caído nas mãos dos mesmos francezes, se os corpos dos marechaes Soult, Ney e Mortier houvessem chegado um só dia mais cedo do que chegaram á Extremadura, circumstancia que proveiu do rei José se não ter abalançado a dispor d'estes corpos sem prévia auctorisação do imperador seu irmão tem sou irmão de corpos sem prévia auctorisação do imperador seu irmão tem sou irmão de corpos sem prévia auctorisação do imperador seu irmão tem sou irmão de corpos sem prévia auctorisação do imperador seu irmão de corpos des corpos sem prévia auctorisação do imperador seu irmão de corpos de corpos sem prévia auctorisação do imperador seu irmão de corpos de

Z J

4]

100

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Assim o diz mr. M. de Rocca nas suas Memorias sobre a guerra dos francezes em Hespanha.

dia 22 de julho que o mesmo rei José expediu orpult para os concentrar em Salamanca e com elles contra o exercito inglez, ordem que só foi recebida ' do dito mez. Foi a 28 que Soult se poz em marcha, das diligencias que fez para a apressar, só no dia 3 pôde chegar a Plasencia, sendo a sua dita marcha a áquella cidade a causa da retirada dos alliados. lington confessa que tinha os exercitos hespanhoes de verdadeiros exercitos; que não pensava que os exercito francez ao norte da Hespanha estivessem nte desoccupados; que o de Soult se podesse esquianeira que o fez em Zamora; e finalmente que todos rpos do exercito, commandados por tres marechaes i; se podessem reunir em Salamanca, sem que d'isto go informados o governador da Cidade Rodrigo e a Castella; nem igualmente pensava que estes corpos 1 deixar a Galliza, as Asturias e a Biscaya, sem que rseguidos pelos exercitos hespanhoes. Tudo isto poassim, e acreditâmos que o fosse; mas de certo não ouvor o general que diz eu não cuidei. Este caso tanto que os mesmos grandes mestres da guerra se e que rasão tinha Turenne, quando disse: Fallaei general, que nunca tenha errado na guerra, e eu mderei, que similhante general raras vezes a tem

a marcha das operações de lord Wellington no camavera, tambem não foi a mais feliz, ou a que mais suru a Europa, entre os grandes feitos militares d'este eneral. N'esta batalha brilhou elle pela grande firseu caracter, e notavel sangue frio do seu impassino meio dos graves perigos de que ali se viu ameas reduzidas as cousas ao seu justo valor, é um facto ercito francez foi repellido em todos os ataques que sição dos alliados; mas tambem é um facto que esderrotaram, e nem mesmo o perseguiram, ao reticampo da batalha. Lord Wellington, seguramente e habil, reconhecendo bem que lhe não era dado

aventurar-se fóra da posição que tomára, reputou-se muito feliz em contar por sua a victoria, só pelo facto de não ter sido expulso de similhante posição pelo inimigo, particularmente tendo por auxiliar um general como Cuesta, que sobre os seus poucos conhecimentos militares, reunia um caracter duro e teimoso ao que já n'elle havia de mau, caracter inteiramente opposto aos desejos e planos do general inglez, cuja paciencia em o soffrer foi realmente admiravel. Isto porém não destroe o facto de que em Talavera lord Wellington não fez mais que escolher uma forte e boa posição, manter-se n'ella a todo o custo, e repellir com denodo os assaltantes, \_\_\_\_ o que por certo é muito, attendendo a que a repulsa era feita contra tropas aguerridas, acostumadas á victoria, e commandadas por alguns dos mais habeis generaes do imperador Napoleão. Mas não tendo havido manobras de maior monta, nen grandes movimentos de tropas, se temos a louvar a tactica n defeza de Talavera, nada temos que admirar n'ella, com rela ção á estrategia, a não ser o valor natural dos soldados ingles. zes, e a firmeza e sangue frio do seu commandante em chef

Agora quanto a deixar de proseguir nas operações com. çadas no interior da Hespanha, parece-nos que elle andou bem em as abandonar, sabido, como é, que a causa da sua retirada para Badajoz, em attitude de defender a entrada de Portugal pelo Alemtejo, foi a absoluta falta de viveres para a sustentação do seu exercito, e a pouca ou nenhuma esperança que tinha de os haver no paiz vizinho. Effectivamente as calamidades por que passou o exercito inglez, particularmente desde 12 até 18 de agosto de 1809, foram de tal ordem, que a fome o perseguiu terrivelmente, sem que nada tivesse para comer. Nem a suprema junta central em Sevilha, nem os generaes hespanhoes que conheciam as precisões do referido exercito lhes importaram cousa alguma com similhante estado de cousas, não obstante as instantes requisições feitas por lord Wellington para o supprimento das suas tropas. Perdidas pois as esperanças de obter soccorro algum de viveres, teve de retirar-se, como já vimos no dia 18. marquez de Wellesley, que por aquelle tempo se achava ainda

No.

Ma

Tall

1443

1 as

Trill1112

in hin

Ulent.

· Italice

Jos L

Ju ill 1

Lingly: IL

E. Dalli

439,1

Jil.

, 415

ì

a no caracter de embaixador extraordinario de Inm substituição a mr. Frere, a fim de que o dito participasse á suprema junta a sua firme determideixar a Hespanha. A noticia d'este acontecimento, lo a definitiva retirada do exercito inglez para Porluziram uma terrivel sensação em todo aquelle paiz, ultou tentar-se o desvairar a opinião publica, dizennão eram as faltas de aprovisionamento, ou de , as verdadeiras causas da tal retirada; mas certas ões politicas, inconsistentes com a segurança e a Hespanha, e a boa fé da Gran-Bretanha. Não póde or calumnia.

por aquelle tempo souberam o primordial plano de ngton, depois da batalha de Talavera, poisque todos e viram por então, e o viram igualmente os proprios iespanhoes, com muita dor pela sua parte, retirarcito inglez do seu territorio, em consequencia da le se viu reduzido por effeito da má fé dos mesmos s, limitando-se por tal motivo unicamente à defeza al, sendo tal a escassez do sustento e forragens, que ngton chegou a perder por similhante causa a enora de 1:800 cavallos, segundo então correu. Mas a assoprou similhante calumnia contra a reputação de ngton, é por si só bastante prova, quando outras houvesse, de que os hespanhoes nada com bom am emprehender só por si contra um exercito que, ancez, tinha já pisado triumphalmente cento e sesias no territorio hespanhol; tomado, ou por indusou por cercos em fórma, as mais fortes praças da ; arrancado ás suas tropas a maior parte das suas antimentos e munições; apprehendido cousa de 200 , feito 80:000 prisioneiros, e apossado-se de centos le artilheria em numerosas batalhas campaes, sendo idas fortalezas ganhas em Hespanha que os mesmos faziam uma terrivel guerra ao exercito luso-britansão pois por que lord Wellington se retirou da mesma , e se recusou a lá voltar em 1809, depois da batalha

de Talavera, foi por ver que os hespanhoes, em vez de o auxiliarem, abertamente o compromettiam, abandonando-o na occasião mais critica; foi pela grande offensa que recebeu do general Cuesta, que cobardemente o desamparou, entregando aos inimigos os doentes do seu exercito, tendo-lhe sido confiados ao seu cuidado, depois do mesmo Cuesta haver escolhido ficar em Talavera na alternativa, ou de abraçar este partido, ou de marchar ao encontro de Soult, que com as suas tropas vinha contra o exercito anglo-hespanhol. Depois de tamanha quebra das mais solemnes promessas, e das funestas conseguencias que d'ella resultaram, não se podia esperar que lord Wellington entrasse por outra vez em Hespanha, sem primeiro obter do governo hespanhol seguranças bastantes que o abrigassem dos perigos em que elle por então se viu mettido, havendo a mesma junta central interrompido até por ordens suas o curso das operações militares, conforme o plano ajustado entre ella e lord Wellington'.

Seja porém como for, é um facto que foi por então que se levantaram rumores entre os hespanhoes de se haver pedido em nome de sua magestade britannica a cessão de Cadix, de Havana, e até mesmo de toda a ilha de Cuba, e juntamente com isto importantes mudanças na fórma do governo, como condições preliminares para as ulteriores operações das tropas britannicas na Hespanha. Espalhou-se mais que por haver a suprema junta rejeitado estas condições é que o exercito inglez se retirára. Tudo isto deu logar a que o dito marquez de Wellesley formulasse algumas notas sobre este objecto, propondo á citada junta suprema um plano de melhor aprovisionamento e meios de transporte, durante as operações do exercito inglez na Hespanha. Isto era absolutamente indispensavel para o fim de se libertar aquelle reino, poisque sem o auxilio do exercito luso-britannico não era possível que taj libertação tivesse logar<sup>2</sup>, e o dito exercito não podia voltar

<sup>1</sup> Voja Observations on the system of war of the allies in the Spanish peninsula.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Officio do marquez de Wellesley para o seu governo, datado de Sevilha aos 24 de agosto de 1809.

ao territorio hespanhol sem a garantia da sua subsistencia, depois do que lhe succedêra em Talavera. Parece que lord Wellington desejou bem pela sua parte differir pelo maior espaço de tempo, que lhe fosse possivel, a sua retirada para Portugal, de que resultou demorar-se na sua posição sobre o Tejo, tanto quanto o pôde fazer. Quando o exercito inglez se juntou com o hespanhol, uma das condições da sua cooperação foi que para continuarem unidos, necessario era que o hespanhol se não comportasse tão mal, militarmente fallando, que obrigasse o inglez a se retirar, caso que effectivamente se deu ao atravessar a ponte do Arzobispo, em que Cuesta só tratou de se salvar, sem nada mais lhe importar. Perdida a confiança n'este general, os outros tambem nenhuma mereciam a lord Wellington; Venegas tinha traiçoeiramente faltado ao que ajustára; Blake havia perdido o seu exercito em Belchite; o marquez de la Romana estava por então na Galliza, e não podia aventurar-se a deixar as montanhas, attenta a sua falta de artilheria e cavallaria; e finalmente o duque del Parque tinha muito poucas tropas, e nem elle mesmo gostava de arriscar, a muita distancia da Cidade Rodrigo, essas que tinha a sua disposição. Ouçamos porém lord Wellington: «Mas Passo agora a um outro assumpto, diz elle, que é de uma consideração seria, e tem consideravel peso no meu juizo sobre este objecto, e é o frequente, e devo dize-lo, constante, vergonhoso e mau comportamento das tropas hespanholas diante do inimigo. Nós em Inglaterra nunca ouvimos fallar das suas derrotas e fugidas; mas eu tenho ouvido contar a Officiaes hespanhoes de dezenove e vinte acções da descripção da da ponte do Arzobispo, da qual creio que nunca se publi-Cou relação alguma. Na batalha de Talavera, em que o exer-Cito hespanhol com poucas excepções não entrou em acção, Corpos inteiros houve que largaram as armas, fugindo na mi-Dha presença, não sendo elles atacados, nem ameaçados de ataque, mas assustados, creio eu, pelo mesmo fogo. Para Prova d'isto refiro a v. ex.ª as ordens do general Cuesta, nas quaes, depois de exaltar a galhardia do seu exercito em geral, declara por fim a sua intenção de dizimar os fugitivos,

intenção que ao depois elle poz em execução. Quando estes cobardes soldados fogem, roubam tudo quanto encontram; e na fugida de Talavera roubaram a bagagem do exercito britannico, que n'aquelle momento estava valorosamente combatendo pela causa d'elles. Por indagações e por experiencia propria tenho achado que os exemplos de mau comportamento das tropas hespanholas são tão numerosos, e os do seu bom comportamento tão poucos, que devo concluir que não são tropas em que por fórma alguma eu me possa confiar<sup>1</sup>».

Para se fazer uma idéa do estado dos exercitos francezes e hespanhoes na peninsula, depois da batalha de Talavera, ouçamos ainda o que a este respeito o mesmo lord Wellington escrevia de Mérida ao marquez de Wellesley, seu irmão, na data de 1 de setembro: «Eu avalio que a força franceza na Hespanha, de que se póde dispor para o serviço da campanha, monta a 125:000 homens, todos bem providos de artilheria e cavallaria: não incluo n'este numero as guarnições de Pamplona, Barcelona, etc., incluo porém os corpos, commandados por Saint-Cyr e Suchet, que calculo subirem a 32:000 homens, os quaes estão empregados em Aragão e Catalunha; 🌭 resto, que são 90:000 homens, estão na Castella e na Extremadura. D'este numero 70:000 homens estão actualmente em campo nos corpos de Victor, Soult, Ney, Sebastiani e Mortier<sup>2</sup>, o resto está empregado em guarnições, como Madrid, Escurial, Avila, Valladolid, etc., e em conservar a communicação com estes logares, d'onde se póde trazer para o campo até o ultimo homem, se a occasião o exigir. N'estes nume 108

¹ Officio de lord Wellington para o marquez de Wellesley de 24 de agosto de 1809.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Parece-nos que n'este calculo houve deficiencia, porque antes da batalha de Talavera os corpos de Victor e Sebastiani, com as guardas e reservas do rei José, eram para mais de 50:000 homens; os de Soult, Ney e Mortier, andavam por outros 50:000. Tirando á primeira addição os 10:000 que lord Wellington dá de perda aos francezes na referida batalha, vem aquelle numero, que elle diz ser de 70:000 homens, a elevar-se a 90:000, a incluirem-se também as tropas do rei José.

incluo os doentes e feridos; mas fundamento os meus alcalos no numero, que eu sei que tinham os francezes antes da batalha de Talavera, diminuindo uma perda de 10:000 homens, que n'ella tiveram. Sete corpos francezes ha na Hespanha, e creio que originariamente havia oito, porque o corpo de Suchet é o oitavo, e cada corpo de per si compunha um esercito de 30:000 a 40:000 homens. Contra esta força tem ogoverno hespanhol cousa de 50:000 homens nos exercitos de Eguia e Venegas. Blake poderá ter ajuntado outra vez 6000 homens, e o marquez de la Romana tem 13:000 homens: d'este numero 1:500 não têem armas. O duque del Prique tem 9:000 homens na guarnição da Cidade Rodrigo; sa não deseja destaca-los. Alem d'este numero, póde contra esta força de 20:000 a 25:000 homens».

«En sei que ha em Hespanha tropas, alem das que tenho enumerado; mas ellas de nenhuma maneira são, nem podem ser consideradas disponiveis para o campo. O plano das operações só portanto se póde fundar nos numeros acima mencionados. Mas alem de considerar o numero, é necessario attender à sua composição, e ao estado de efficacia d'estes deferentes corpos. Cada corpo francez é um exercito completo, tendo provavelmente maior porção de cavallaria, e tertamente de artilheria, do que deviam ter para o numero existente da sua infanteria, e são tropas excellentes e bem disciplinadas. Os corpos hespanhoes de Venegas e Eguia têem provavelmente entre ambos 40:000 cavallos, o que é mais do me a sua proporção, e estão bem providenciados com artiheria: mas o corpo de la Romana não tem nem cavallaria, iem artilheria, e por falta d'estas armas não póde elle deixar is montanhas da Galliza. O duque del Parque está impossibiitado, aindaque quizesse, para o soccorrer com o que elle necessita. O corpo de Blake consistia apenas em infanteria. Panto a cavallaria, como a infanteria são comparativamente indisciplinadas. A cavallaria está toleravelmente bem vestida, tem armada, apetrechada e montada; porém a infanteria não ztá vestida, nem apetrechada como deve ser, não obstante

os grandes supprimentos de vestuario e petrechos, que se lhe mandaram de Inglaterra.»

«Com estes numeros relativos, e attendendo ao estado d disciplina e efficacia dos differentes exercitos, parecia impos sivel emprehender operação alguma offensiva com algum esperança de bom exito, particularmente attendendo ás diffe culdades locaes, contra que os alliados teriam de combateix e as vantagens do inimigo. O inimigo póde facilmente juntar, quando lhe convenha, todas as suas tropas na Castella e 🐚 tremadura, em qualquer ponto ao norte do Tejo, e póde dia por de qualquer parte d'ellas, na frente ou na retaguarda de exercitos alliados, como julgar mais proprio. Os alliados de vem pelo menos mover-se em dois corpos distinctos sobre inimigo; não póde haver communicação militar entre os co pos, juntos n'esta parte da Extremadura, e o que avançaria Carolina por la Mancha, por causa da cadeia de montes que l por toda a margem esquerda do Tejo, desde a ponte de l rabete até à ponte de Toledo: a unica communicação que tes dois corpos podem ter é pela margem direita do rio A maraz, e pela ponte de Toledo, e é obvio que se deve pelej uma batalha com um dos dois corpos, antes que se possa 📢 tabelecer a communicação. A conducta da junta central par com as tropas portuguezas ainda era peior que a que tinh tido para com as tropas britannicas: sem ter communicação alguma com o governo portuguez, atreveu-se a dispor d'ella como se fossem suas. Isto reunido com o mau tratamento, que receberam das auctoridades hespanholas, deu em resultado deixarem a Hespanha. Uma circumstancia notavel se dec entre o corpo do marechal Beresford e o cabildo da Cid**ado** Rodrigo, que deixou de lhe dar 30:000 libras de biscouto, das 400:000 que ali se achavam, pertencentes ao exe**r**cito i**m** glez, e que lá se tinham preparado para o caso em que o dile exercito se dirigisse para aquella parte, e que o commisse riado britannico tinha já pago. No referido biscouto fez o mesmo cabildo apprehensão, com o fundamento da necessidade de se pagarem as dividas, que o exercito de sir John Moore tinha contrahido, postoque um dos objectos de se manda

mento d'aquellas contas, e o pagamento das dividas contrahidas. E comtudo era este mesmo cabildo o que dentro em pouco não escrupulisaria em pedir auxilio, logoque percebesse que o inimigo o tencionava atacar, havendo ao mesmo tempo apprehendido, e provavelmente conservado a posse dos meios, que fossem dispostos, como se ordenára, nos armazens de Almeida, destinados a habilitar-me a providenciar efficazmente em soccorro d'aquelle mesmo cabildo.»

ے بر بر

шi-

€

Pele officio de lord Wellington, que se acaba de ler, vê-se quão fracos eram os esteios, que os exercitos hespanhoes offereciam á liberdade e independencia da peninsula, tanto pelo pouco numero e má qualidade das suas tropas, como rela desunião e falta de capacidade dos seus generaes, e muito mais fracos ficariam similhantes esteios, depois das derrotas que os sobreditos exercitos ainda experimentaram no resto da campanha de 1809, que para elles não acabára, como aca-Dou para o exercito luso-britannico, com a batalha de Talara, derrotas que inteiramente os impossibilitaram de poderem emprehender qualquer seria operação militar, podendo dizer-se com a mais inteira verdade, que a peninsula se devia reputar inteiramente vencida pelos francezes, quando porventura lhe não valesse para a sua libertação o mesmo exercito luso-britannico, que foi a sua verdadeira tábua de salvação. O rei José retirára-se, como anteriormente já vimos, dos cam-Pos de Talavera para Salinas no dia 29 de julho, sendo acom-Panhado pelo quarto corpo. No 1.º de agosto foi elle só para Illescas, posição central onde podia interpor-se entre Venegas e a capital, e de Illescas para Valdemoro, onde novamente se he uniu o citado quarto corpo. D'aqui marcharam contra Venegas, que, segundo as ordens secretas da junta central, tinha no dia 27 de julho vindo a Damyel e Trembleque. A 29 Venegas foi a Ocaña, tendo os seus postos avançados em Aranjuez, a sua retaguarda em Yepes, e uma divisão, debaixo das ordens do general Lacy, em face de Toledo. A 30 ouviu elle ali fallar da batalha de Talavera, ao mesmo tempo que o general Lacy lhe veiu trazer a noticia de que se approximava a testa das columnas inimigas pela estrada d'alem de Toledo. A 3 dagosto mandou a sua vanguarda para Ponte Larga, e decean 600 homens de infanterra e um pequeno corpo de cavallar perto de Toledo, concentrou o seu exercito entre Arange e Ocaña, ficando n'esta posição até ao dia 5, em que a se vanguarda fai repellida da Ponte Larga, sendo obrigada a atressar o Tejo, passando-o pela sua parte os francezes em Toledo. O exercito de Venegas, incluindo 2:000 homens de avallaria, montava a mais de 25:000 combatentes, com 40 peg de artificia; era esta a força mais real que a Hespanha tola apresentado em campo. Este exercito era composto dos o lhores regimentos hespanhoes, achando-se todo bem arma e hem vestido; os seus generaes de divisão eram anda a vos, e não faltos de experiencia, tendo já feito a preceder campanha.

A villa de Almonacid, que deu o nome à batalha que n' se travou com Venegas, formava o centro da posição hes nhola, sendo occupado, assim como algumas das chapadas frente, por duas divisões de infanteria, commandadas pelo 🗐 neral Castejon. A ala esquerda, commandada pelo general 📔 cy, apoiava-se sobre uma montanha, que cobria a estrada r de Consuegra. A ala direita, commandada pelo general Vi det, estava postada sobre uma altura que protegia a estra para Trembleque. Uma reserva, debaixo do mando do gene Giron, e a maior parte da artilheria estavam postadas por do centro, sobre uma montanha, coroada por um antigo 🧖 tello. A cavallaria achava-se na extremidade de cada uma 🦥 alas. O general Sebastiani, tendo notado as disposições de 🦫 negas, dispoz-se a ataca-lo com o seu quarto corpo. A divipoloneza marchou immediatamente sobre a frente da posihespanhola: os allemães de Laval tomaram a montanha 🧸 que estava a ala esquerda do commando de Lacy; duas l gadas francezas foram dirigidas contra o centro. Depois um rude combate, a esquerda hespanhola foi posta em f da; mas Venegas, acudindo com a sua cavallaria, carregot vencedores, pondo-os em desordem. Era então que cheg a testa da columna do general Dessolles, commandante da

ava franceza, e com o seu apoio Sebastiani restabeleceu o ior do combate, que muito mais vigoroso se tornou, depois e o rei José chegou com a sua reserva. Os polonezes e os de novo sobre o flanco esquerdo dos hespuboes: nove batalhões de tropas frescas cairam sobre o seu centro, e uma columna de seis batalhões forçou a direita. A montanha com o seu respectivo castello foram levados de repente no primeiro assalto. Desde então tudo foi derrota: os hespanhoes, deitando fóra as armas, dispersaram-se e fugiam; mas a cavallaria franceza os perseguiu e acutilou durate muitas horas. Segundo a relação dos francezes, os vencidos tiveram 3:000 homens mortos e 4:000 prisioneiros. Toda a artilheria, bagagens, munições e carros cobertos caíram nas mãos dos vencedores, cuja perda não excedeu a 1:500 homens. Os destroçados restos do exercito hespanhol refugiaram-se na serra Morena. O quarto corpo dos francezes estabeleceu o seu quartel general em Aranjuez; o primeiro corpo o fixou em Toledo; e o rei José entrou triumphalmente m capital da Hespanha, qual outro Pompeu em Roma, depois das suas victorias da Asia. Tal foi pois o resultado da desgracada batalha de Almonacid.

Durante este tempo a junta central de Sevilha, ora gelada de medo, ora blasonando de orgulho, não fallava senão na partida dos inimigos para França, dando-os como em vesperas de fazerem caminho para os Pyrenéus. Arrogando-se o direito de dispor do exercito portuguez, como dispunha do bespanhol, não cessava de intrigar para que as tropas das tres nações combinassem no mesmo instante uma operação offensiva para accelerar a retirada dos francezes: ao general Eguia ordenava ella que deixasse Deleytosa para se postar por trás do Guadiana. A 31 de agosto este general achava-se em Villa Nova de la Serena, e Venegas, que tinha reunido os seus soldados fugidos na serra Morena, sendo reforçado pelos depositos de Andaluzia, conseguira formar um novo exercito, que reunindo-se por fim ao de Eguia, vieram a fazer ambos 60:000 homens, dos quaes 8:000 a 10:000 eram de cavallaria. Os partidos e as paixões populares tinham-se por aquelle tempo

desenvolvido consideravelmente contra a junta central: o marquez de la Romana, e juntamente com elle os generaes Cuesta Castanhos e duque de Albuquerque, e de concurso com esta todos os mais individuos a quem a mesma junta central havimaltratado, eram igualmente contra elta, ao passo que a junt local da Extremadura insistia para que o citado duque de Albuquerque tivesse o commando da provincia. Combatida por todos estes lados, a junta suprema, considerando D. Francisco. Venegas como um homem interramente sujerto às suas vontades, resolvêra augmentar-lhe o prestigio quanto possivela para cujo fim lhe havia dado, com o commando de exercito que foi perder em Almonacid, a nomeação de capitão general da Castella Nova, na supposição de que iria entrar em Madrid. o que se não realisou, como já se viu, pelos maus resultidos da batalha de Talavera. Ao duque de Albuquerque conferm ella effectivamente o commando geral da Extremadura, 📶 substituição ao general Bassecourt, mas não lhe poz mais que 12:000 homens debaixo do seu commando, e fazendo a mesmo tempo um ultimo esforço para attrahir lord Welings ton aos seus interesses, offereceu-lhe pôr o mesmo du podebaixo das suas ordens, comtantoque elle Wellington trmasse a offensiva. Por estes meios fortaleceu ella por mas algum tempo o seu poder abalado; mas sendo fundado os baixas intrigas politicas, os seus planos não podiam por maneira alguma influir na resolução tomada por lord Welnige ton. Rejertando este os offerecimentos da junta, estabeleceno seu quartel general em Badajoz, como já dissemos, no de 3 de setembro.

Era por então que o marquez de la Romana entregava o sterino commando do seu exercito ao seu immediato, o genera D. Gabriel de Mendizabal, e se dirigia para Sevilha. Veneza segina para a serra Morena, buscando n ella refugio para de destroçados restos do seu exercito, depois da já citada batala de Almonacid, ao passo que as tropas inglezas se repartam por Badajoz, Elvas, Campo Maior, e outros mais logares aobra as duas margens do Guadiana. As brigadas, que se achavam pem Portugal, ali se foram juntar ao exercito: os armazeas

depositos de Lisboa, de Abrantes e de Santarem forneceramlhes os meios de reparar as perdas de equipamento e munições. Beresford, tendo deixado na fronteira algumas tropas ligeiras e milicias, foi estabelecer o seu quartel general em Thomar. Tal foi para o exercito luso-britannico o desfecho da memoravel campanha de 1809, tão fecunda em acontecimentos diversos durante os tres ou quatro mezes que teve de duração, e nos quaes se não viu ainda um perfeito systema de amalgama, ou de combinação intima do exercito portuguez com o inglez, o que já teve logar na seguinte campanha. O exercito inglez tinha perdido mais de 3:500 homens, entre mortos, doentes e prisioneiros: 1:500 cavallos tinham morrido por falta de nutrição, sem contar os que se haviam perdido no campo da batalha. A moral dos soldados achava-se abalada, sendo extrema a sua indisposição para com os hespanhoes. Para cumulo de desgraça vieram as febres pestilenciaes do Guadiana atacar os corpos já dispostos para as doenças, pelo seu cansaço e má nutrição, e por fim a dysenteria dos exercitos, esta peste morbifica, que tão fortemente os apoquenta, de que resultou a morte de mais de 500 homens no hospital.

Depois da batalha de Talavera a junta suprema empregou os mezes de setembro e outubro em ordenar novas levas de recrutas na Extremadura e Andaluzia, formando com ellas e os restos do antigo exercito de Cuesta um novo exercito de 60:000 homens, 10:000 dos quaes eram de cavallaria, como já notámos, dando-se o effectivo commando d'este exercito ao general Eguia, que no mez de outubro com elle se adianlou algum tanto para a Mancha. Os francezes, que não queriam perder os recursos que esta fertil provincia lhes fornecia, fizeram um movimento contra elle, que no dia 16 d'aquelle mez teve de retrogradar para a serra Morena, tomando posição, ao principio em Santa Helena, e depois na Carolina. O primeiro e quarto corpo occuparam então toda a provincia da Mancha, indo os seus postos avançados até ás abas da serra. O segundo e quinto corpo achavam-se estabelecidos no valle do Tejo e em Toledo, estando a reserva em Madrid.

Durante estes movimentos o general Bassecourt, que ainda commandava na Extremadura, destacou 800 cavallos para reforçar o duque del Parque, collocando o resto da sua força por trás do Guadiana. Por conseguinte no mez de outubro 60:000 homens, commandados pelo general Eguia, cobriam a cidade de Sevilha pela linha da Mancha; 10:000 homens, commandados pelo general Bassecourt, estavam sobre a linha da Extremadura, e perto de 6:000 achavam-se empregados na guarda da junta, e no serviço dos depositos da parte de lá da serra Morena. Pelo lado do norte, o exercito hespanhol da esquerda achava-se concentrado perto da Cidade Rodrigo, tendo por commandante o duque del Parque, nomeado como tinha sido em substituição effectiva ao marquez de la Romana. Logoque o duque se viu reforçado pelos 800 homens de cavallaria que lhe mandou Bassecourt, e pelas divisões gallegas de Mendizabal e D. Martin de la Carrera, que se elevavam a perto de 13:000 homens, equipados com as armas, que no mez de julho os inglezes tinham desembarcado na Corunha, principiou a mover-se offensivamente, indo com os seus batedores até ao porto de Baños. Impaciente o mesmo duque del Parque de operar por sua propria conta contra o sexto corpo, que tinha tomado quarteis de inverno entre o Tormes e o Esla, fez requisitar por Perez de Castro, enviado hespanhol em Lisboa, que o exercito portuguez se fosse reunir ao seu. Submettendo-se a decisão d'este negocio a lord Wellington, foi resolvido pela negativa, á vista das fortes rasões que o mesmo lord para isto expoz, allegando que as operações da guerra se deviam por então limitar á defensiva, aproveitando-se o periodo do descanso que o inimigo desse, para não só Portugal, mas até mesmo a Hespanha, organisarem, disciplinarem e equiparem os seus respectivos exercitos!

Todavia Perez de Castro perguntou depois quando é que o exercito portuguez estaria em estado de operar na Hespanha com o exercito hespanhol, e a resposta foi: «quando houver um exercito hespanhol com o qual o portuguez possa

<sup>1</sup> Documento n.º 66-C.

trar, segundo um assentado plano, e que ambos elles teman os meios de o fazer executar, compromettendo-se, tanto quanto possa ser, a executar uma operação militar; quando e tiverem fixado os meios de subsistencia para as tropas portaguezas, durante o tempo por que estiverem no territorio bespanhol, a ponto de não morrerem de fome, e se verem obrigadas a retirar, como já aconteceu; e finalmente quando w tiver respondido de uma maneira satisfactoria sobre todos estes pontos 1». Tal foi a resposta, dada por lord Wellington a D. Miguel Pereira Forjaz, resposta que terminou a negociação, e levou o duque del Parque a começar só por si com as suas operações. O seu primeiro movimento foi para Ledesma, para favorecer a sua juncção com D. Francisco Ballesteros. Este general, tendo reunido nas Asturias uns 8:000 homens, i testa d'elles viera para Astorga, passou o Esla e tentou assenhorear-se da Zamora. Não o conseguindo, entrou em Portugal por Miranda, d'onde buscou ir juntar-se ao duque del Parque, contra o qual se dirigia o general Marchand, havendo para este fim partido de Salamanca com 11:000 homens e 14 peças de artilheria, pertencentes ao sexto corpo, por elle commandado, depois que Ney se retirára para França. Del Parque porém retrocedeu para Tamames, sem ter effeituado aquella juncção, tomou posição no reverso de uma montanha, cuja escarpa a tornava muito forte: n'ella esperou o inimigo com 1:000 cavallos e 20:000 homens de infanteria; mas d'este grande numero apenas os gallegos eram os unicos que se podiam chamar soldados. Marchand, desejando combater antes que Ballesteros chegasse, obrigou as suas tropas a marchas forçadas, e chegou mesmo á raiz da montanha a 18 de outubro pela manhã, e desde logo caiu sobre o duque del Parque. A cavallaria hespanhola cedeu de prompto e fugiu. A cavallaria franceza carregou então sobre a infanteria hespanhola; mas Carrera, Mendizabal e o duque, reunindo as suas tropas na parte alta da montanha, desceram com impetuosidade, pondo em desordem os francezes. O ataque que estes fize-

<sup>1</sup> Documento n.º 66-D.

ram no centro e na direita tambem não foi feliz, e Marchand, temendo que Ballesteros viesse tornar mais critica a sua posição, retirou-se para Salamanca, tendo com effeito perdido a batalha de Tamanes. Del Parque, juntando-se então com Ballesteros, e depois de fazer algumas marchas, dirigiu-se finalmente pelo caminho de Alba de Tormes a Bejar (onde chegou a 8 de novembro), por temer o encontro da divisão Dessolles, que por ordem de Madrid se mandou de reforço ao sexto corpo, para combater as forças do duque, devendo Kellerman deixar Valladolid, para ir tomar o commando de todas as tropas reunidas.

Emquanto estes acontecimentos se passavam na Castella, a junta suprema tratava de executar pelo lado da Mancha um dos seus mais temerarios e desastrados projectos, tal como o de mandar contra Madrid o exercito da Carolina, cujo commando dera ao general D. João Carlos de Areyzaga, successor n'este cargo do general D. Francisco de Eguia, que a mesma junta destituira, não o tendo na conta de bastante habil para o pontual desempenho dos seus planos, que antes quiz confiar ao mesmo Areyzaga. Vivo e impaciente, como era este general, e de tão louca confiança como a mesma suprema junta, não hesitou na ideada empreza de expulsar os francezes para fóra de Madrid. O duque de Albuquerque, que no governo da Extremadura tinha succedido a Bassecourt, recebeu instrucções para operar uma diversão, marchando sobre a ponte do Arzobispo e Talavera de la Reyna. O duque del Parque devia-se juntar a elle pelo desfiladeiro de Baños. Assim perto de 90:000 hespanhoes iam marchar contra Madrid, plano altamente condemnado por lord Wellington, que por então estava em Sevilha para conferenciar com a respectiva junta. Areyzaga deixou a Carolina no dia 3 de novembro com 60 peças de artilheria e os seus já citados 60:000 homens, em que entravam 8:000 a 10:000 de cavallaria. Este general, longe de pensar em desgraça alguma que lhe succedesse, só dava largas ao seu genio jovial e folgasão, com a superficialidade que lhe era inherente. O seu exercito seguia o caminho de Manzanares e Damyel, sem que o commissariado tivesse

feito preparativos alguns para a sua subsistencia. Saindo da serra Morena, como uma torrente de lava, o exercito hespanhol penetrou na Mancha com uma tal rapidez, que a noticia da sua marcha mal o podia preceder. Postoque geralmente util similhante promptidão na guerra, no caso em questão era uma verdadeira extravagancia, por se marchar á tôa, sem conhecimento algum da posição, nem do numero do inimigo, e até mesmo sem plano algum de operações previamente feito e estudado. Areyzaga passou na villa de Dós-Barrios desde 10 até 13 de novembro, d'onde informou a junta da seria resistencia, que por meio de um combate o general Sebastiani, ganhando Ocaña, lhe tinha opposto á sua retirada d'esta para aquella villa. Foi então que a junta seriamente pensou no grande perigo a que havia exposto aquelle seu exercito, mas já era tarde para o livrar d'elle, poisque os francezes, tendo-se aproveitado da inacção do general hespanhol durante a sua estada em Dós-Barrios, haviam-se reforçado em todos os pontos onde podiam ser vulnerados, tomando até disposições para obrigar Areyzaga a lhes acceitar o combate, em que iam tomar parte o primeiro, segundo, quarto e quinto corpo.

No dia 13 o mesmo Areyzaga dirigiu-se para Santa Cruz de la Zarza, onde ficou até ao dia 18. Sabedor de que adiante de si tinha em Arganda um corpo inimigo, que se dispunha a passar o Tejo sobre a sua direita em Fuente-Dueñas, e que outro corpo de 24:000 homens e 5:000 cavallos, commandado pelo duque de Treviso, commissionado para este firm por Soult, se achava em Aranjuez e Ocaña, tornou para Des-Barrios, onde fez as suas disposições para atacar o corpo francez, que tinha adiante de si. Percebendo todavia na manhã de 19 que os francezes se preparavam para lhe receberem o ataque, determinou-se a postar o seu exercito por trás de Ocaña. Os francezes ali o atacaram com os seus ditos 24:000 infantes e 5:000 cavallos, e completamente o bateram, dispersando-lhe o exercito, empregando sómente a cavallaria, que mandaram correr contra um dos flancos dos hespanhoes. Esta batalha de Ocaña, a mais funesta de todas as que os mesmos hespanhoes tinham até então experimentado, começára pelas

onze horas do dia, e tres horas depois tinham caido em poder dos francezes 30 peças de artilheria, 120 carros cobertos, 26 bandeiras, 3 generaes, 600 officiaes de fileira e 18:000 homens, quando a perseguição contra os vencidos não tinha ainda acabado! 7:000 a 8:000 homens do exercito hespanhol conseguiram escapar-se para a montanha de Tarancon, outros seguiram os diversos caminhos, que da Mancha se dirigem para a serra Morena, havendo alguns que se salvaram em Valencia e Murcia<sup>1</sup>. Os francezes perderam apenas 1:700 homens, entre mortos e feridos; os hespanhoes 5:000, e antes da noite todas as suas bagagens e equipagens, 3:000 cavallos, 45 peças de artilheria, 30:000 espingardas, e 26:000 prisioneiros se achavam nas mãos dos vencedores. Areyzaga, ganhando Trembleque durante a noite, chegou à Carolina tres dias depois. A 24 do citado mez de novembro apenas se tinham podido reunir em Manzanares 400 homens de cavallaria, pertencentes a todos os regimentos, e ainda menos do que isto na Carolina.

Por aquella mesma epocha o duque de Albuquerque, que tinha já tomado o commando do exercito da Extremadura no principio do mez de novembro, marchou sobre a ponte do Arzobispo, ao mesmo tempo que os francezes reuniam as suas tropas sobre o Tejo superior, para se opporem a Areyzaga. Com o mesmo fim tinham igualmente os francezes chamado da Castella Velha nos dias 13 e 14 de novembro uma parte

<sup>1</sup> Para se fazer uma idéa da precipitação e terror com que o exercito de Areyzaga debandou, por occasião da referida batalha de Ocaña, citaremos o seguinte facto. Um official superior de infanteria achava-se por acaso apeado, quando teve logar a debandada. Querendo por esta causa montar a cavallo, o animal era manhoso, e não lhe dava logar a isso, pondo-se a andar á roda, quando o sentia metter o pé no estribo. Atrapalhado por este motivo, e por não achar um só soldado dos que passavam, que annuisse a lhe segurar no cavallo, não obstante as rogativas que para isto lhes fazia, tomou a final a resolução de metter a mão no bolso, e tirar umas poucas de onças, que para aquelle fim offereceu a um soldado; mas este, em vez de acceitar a offerta, a resposta que lhe deu foi: Póde você afouto guardar o seu dinheiro, porque n'esta occasião vale mais um passo meu que todas as suas onças.

das tropas, que para ella tinham enviado contra o duque del Parque. Este, vendo que o inimigo se tinha enfraquecido na Castella Velha, partiu de Bejar no dia 17 do dito mez de novembro, chegando a 21 a Alba de Tormes, tendo no dia 22 a sua vanguarda em Carpio. Ali foi elle atacado a 23 por um corpo de francezes, vindo de Valladolid; mas os atacantes foram repellidos com alguma perda. Del Parque dirigiu-se então para diante de del Fresno; mas retirou-se de novo a 26, em consequencia das ordens que para esse fim recebeu da junta suprema. Por aquelle tempo os francezes tinham já reforçado o seu corpo da Castella Velha, e o duque foi de novo atacado na sua retirada, quando a sua cavallaria e infanteria pretendiam passar a ponte de Alba de Tormes, onde então se travou a formal batalha d'este nome. Travada que foi, a cavallaria hespanhola repassou a ponte a galope, fugindo sem desembainhar a espada, ao passo que a infanteria era pela sua parte rota e acutilada pela cavallaria franceza. Depois de ter ali soffrido consideravelmente, o duque continuou a sua retirada para a Cidade Rodrigo; mas a duas leguas distante de Tamames as suas tropas apoderaram-se no dia 29 de um tal terror, com a apparição de uns trinta dragões francezes pela sua retaguarda, que de prompto debandaram. Os inimigos, não se aproveitando d'estas circumstancias, deram logar a que o duque podesse dentro de dez ou doze dias reunir o seu exercito, perdendo a sua artilheria, e as armas pela maior parte, em resultado da sua derrota na citada ponte de Alba de Tormes. A isto seguiu-se uma fome tal, que muitos soldados morreram por similhante causa, passando pelos mais duros soffrimentos os que d'este mal poderam escapar.

Emquanto isto succedia na Castella Velha, a junta ordenava para a Extremadura ao duque de Albuquerque, que recuasse com o seu corpo sobre o Guadiana, abandonando assim o porto de Mirabete sobre o Tejo e as Mesas de Ibor, não obstante ser esta posição muito importante, não só quanto á Extremadura hespanhola, mas até mesmo quanto ao meio dia de Portugal. Senhor como Albuquerque se achava de similhante posição, podia elle embaraçar aos francezes a passagem do Tejo

entre a ponte de Toledo e Villa Velha, quando pretendessem emprehender alguma cousa de importancia contra Portugal. Esta posição podia não se ter perdido, se os hespanhoes tivessem destruido a ponte do Arzobispo, como lord Wellington lhes aconselhou. Uma tão insensata conducta levou o mesmo Wellington a pôr o exercito inglez em movimento do sul para o norte de Portugal. A similhante movimento e mudança de posição foi levado, já porque o paiz pestilencial do Guadiana lhe victimava continuamente os soldados, e já porque, achando-se em perigo a Cidade Rodrigo, depois da derrota do duque del Parque em Alba de Tormes, entendeu necessario vir de reforço áquella praça. Quanto ás cidades de Sevilha e Badajoz, que elle até ali parecia defender, postado n'esta segunda praça e suas vizinhanças, julgou não lhes ser já necessaria a sua presença, por saber que 20:000 homens de infanteria hespanhola e 6:000 de cavallaria, se iam reunir na Carolina, alem dos 8:000, escapados da batalha de Ocaña pela estrada de Tarancon, que se achavam em Cuenca, debaixo do commando do general Echavarria.

Foram as desastradas batalhas de Almonacid, de Ocaña, e de Alba de Tormes as que pozeram termo ás operações offensivas, que a guerra de Austria e a chegada de um novo exercito inglez a Lisboa permittiram emprehender aos alliados, durante a memoravel campanha de 1809, terminada por aquelles tres grandes desastres, com relação aos hespanhoes. Depois da batalha de Talavera, que foi o termo da do exercito luso-britannico, tentaram os mesmos hespanhoes a continuação da sua luta contra os francezes, sem o auxilio do referido exercito; mas a citada batalha de Ocaña os aniquilou inteiramente, vendo-se pela sua parte obrigados a desistir da guerra offensiva. Mas se infelizes foram debaixo d'este ponto de vista, a sorte não lhes foi tambem mais favoravel na guerra defensiva, a que se limitaram durante a campanha do seguinte anno de 1810, campanha aberta para a continuação da tão famosa guerra da peninsula, que ainda por cinco annos nos irá sem interrupção alguma occupar.

## CAPITULO V

44440 do anno de 1810 o poder colossal de Napoleão só tinha contra ai no continente wopen a Hespanha e Portugal; mas a Hespanha a elle se achava quasi submettida, já Meços o apparecimento das guerrilhas, depois de tantas derrotas dos exercitos hespaalos, não podia embaraçar as operações dos exercitos francezes, e já porque o rei José • marechal Soult, tendo-se dirigido contra a Andaluzia, haviam obrigado a junta ceniral a se retirar de Savilha para Cadix. O estado político da Hespanha não estava com milor aspecto: dois partidos havia na referida junta, um dos quaes trabalhava para a instaliação de uma regencia, com o fim de manter as instituições da velha monarchia, o outro instava pela convocação das côrtes, sendo o resultado d'isto o odio geral contra a ma junta, e a pecessidade em que se viu de nomear em Cadix uma regencia que a ubelituisse, baldando-se os esforços do ministro portuguez, para que a nomeação recaisso na princessa do Brazil, D. Carlota Joaquina, a favor da qual conseguiu todavia o Monhecimento dos seus direitos eventuaes á corôa da Hespanha, mallogrando-se por Anala occasião um projecto de tratado com esta potencia, em que se consignava a resliniçie de Olivença a Portugal, mallogro filho da opposição que lhe fez o embaixador 🖏 e da propria côrte do Rio de Janeiro. Quanto a Portugal, conținuava da parte do Fremo do Brazil o seu abjecto servilismo para com a Inglaterra, não obstante as offensas Tela havia, e a ruina que occasionára á nossa navegação e commercio, já pelo apresemento dos navios portuguezes, effeituado pelo bloqueio que pozera ao Tejo, desde nowho de 1807, e já pelos tratados de commercio e alliança que nos extorquíra em 1810. Pa a mesma Inglaterra a que solicitou e obteye da côrte do Rio de Janeiro duas succestias mudanças nos governadores do reino, na primeira das quaes foi introduzido lord Wellington, e na segunda o ministro inglez em Lisboa em membros da regencia. Como con**remeia de tantos desvarios e prepotencias d**a familia Linhares, appareceu em Londres 🗭 espesição a ella o Correio braziliense, e outros mais jornaes, e no Rio de Janeiro Anlesio de Araujo, por effeito de uma representação, que entregou ao principe regente, sen-Þ 🛮 resultado d'isto o incitamento geral dos portuguezes para o estabelecimento do goparlamentar, incitamento provocado também em alto grau por aquelles mesmos Mare

Começára o anno de 1810 debaixo dos mais terriveis auspiles para a independencia geral da Europa, e mais particularles da Hespanha e Portugal, que Napoleão Buonaparte formente queria sujeitar ao seu arbitrario dominio, e por este lo ultimar o seu famoso bloqueio continental. A Europa, á excepção da peninsula e da Gran-Bretanha, achava-se toda submettida, desde o fim do anno anterior, á inteira discrição de Napoleão I. O citado bloqueio continental, que elle tinha imaginado, como meio de aniquilar inteiramente a Gran-Bretanha, attenta a impossibilidade em que estava de dirigir contra ella directamente os seus exercitos, achava-se portanto quasi ultimado desde aquelle tempo. Roi por isso que a mesma Gran-Bretanha se empenhou com todas as suas forças e recursos em suscitar quantas difficuldades pôde ao desejado dominio do imperador dos francezes, e ao seu preconisado systema continental. A luta da Inglaterra contra a França, tendo pois chegado ao mais critico momento no fim do anno de 1809, ia assumir em 1810 o caracter de vida ou de morte, para as duas potencias contendoras. Não admira pois que, revolucionada a Hespanha contra a França desde 1808, offendida, como estava, no seu orgulho nacional, pela imposição de um rei estrangeiro, e igualmente offendida nos seus usos e crenças, pela suppressão dos conventos, da inquisição e da alta nobreza, a Inglaterra a buscasse logo auxiliar com todas as suas forças na gloriosa empreza da sua libertação, offerecendo-lhe, com os seus thesouros, todos seus os meios de guerra. Alem da Hespanha, Roma achava-se tambem descontente desde o anno de 1805, pelo desapontamento das cousas que concebera, e de reforço a Roma vinha, não sómente a Hollanda, pelo muito damno que lhe causava o referido bloqueio continental, mas igualmente a Austria, impaciente, como estava, pelas consideraveis perdas de territorio que tinha soffrido, e humilhação degradante a que estava reduzida, pelo revoltante despotismo do colossal poder do imperador dos francezes. Todas estas circumstancias o governo inglez tinha cuidadosamente espreitado, e d'ellas buscava tirar todo o possivel partido, particularmente desde o anno de 1808, provocando a sua quinta coallisão contra a França, coallisão a que o papa se prestára, por ver sem retribuição a sua complacencia pontificia em ir pessoalmente a París effeituar a sagração de Napoleão, complacencia que não foi bastante para d'elle conseguir a restituição ao dominio ecclesiastico das provincias que o

irectorio anteriormente reuníra á republica cisalpina. Desde 1807 a 1808 os estados romanos eram assiduamente frequentados pelos emissarios inglezes, nas vistas de explorarem em seu proveito os sentimentos de indisposição em que a santa se por então se achava para com a França. O certo é que depois das representações um pouco fortes, que houve entre uma e outra côrte, Napoleão deu ordem ao general Miollis para occupar Roma. O papa pela sua parte ameaçou de excommunhão o imperador, de que resultou tirar-lhe este as legações de Ancona, de Urbino, Macerata e Camerino, que passaram a encorporar-se no reino da Italia. Pela sua parte o delegado do papa deixou París aos 3 de abril de 1808, tendo depois logar a luta religiosa, empenhada pelos interesses temporaes da sé de Roma entre Napoleão e o chefe da igreja catolica.

Já largamente vimos os extraordinarios acontecimentos de Portugal e Hespanha contra a França nos annos de 1808 e 1809, durante os quaes os inglezes metteram na peninsula os seus exercitos, dando com elles começo á terrivel guerra que n'ella teve logar, circumstancia que obrigou o proprio Mpoleão a vir pessoalmente á Hespanha, para d'ella expular, como tambem já vimos, esses mesmos exercitos. Foi en-50 que a Austria, querendo aproveitar-se da ausencia do mesmo Napoleão, e das consideraveis forças que comsigo rouxera, com todo o empenho se armou, entrando em campenha na primavera de 1809. Foi por aquelle tempo que o Iyrol se sublevou, e o rei Jeronymo se viu expulso da sua apital pelos westphalianos: a Italia tornou-se vacillante, e a russia esperava attenta o primeiro revez de Napoleão para retomar armas contra elle. Taes foram as circumstancias que chrigaram, como igualmente se crê, o mesmo Napoleão a corter logo da Hespanha a Paris, para entrar na sua nova guerra contra a Austria. Tendo mandado avisar os membros da conderação do Rheno para terem promptos os seus contingenes, deixou elle París aos 12 de abril, passou aquelle rio, e en**lanhando-se pela Allemanha, ganhou as victorias de Eckmühl** e Essling, occupou Vienna por segunda vez aos 13 de maio, 2000 H-2 a EPOC.

e por meio da hatalha de Wagram aniquilou finalmente a citada quinta coallisão, fazendo tudo isto apenas durante o espaço de quatro mezes de campanha! Emquanto elle assim proseguia e derrotava os exercitos austriacos, os inglezes preparavam duas expedições, uma contra Napoles, ás ordens de sir John Stuart, e outra contra o Escalda e ilha de Walkeren, commandada por lord Chatam. Circumstancias, que nos não compete aqui mencionar, fizeram com que a primeira d'estas expedições não conseguisse o seu sim. A segunda, aliás formidavel, e uma das maiores que saíram dos portos de Inglaterra, compoz-se de 40:000 homens, todos elles bellos soldados, e de outros tantos individuos, quanto ás forças de mar. O governo inglez tinha principalmente em vista a destruição do grande arsenal, que Napoleão tinha feito construir em Anvers. Para esta expedição o gabinete de S. James não consultou nenhum dos seus alliados. O imperador da Austria opinava para que o desembarque se sizesse ao norte da Allemanha, ao passo que a junta central da Hespanha queria que se effeituasse nas costas da Cantabria, e viesse dar as mãos ao exercito de lord Wellington.

Nem às representações, ou exigencias da Austria, nem às da Hespanha annuiu o governo inglez, sacrificando assim as grandes vantagens da luta dos alliados com a França á que immediatamente esperava tirar da destruição do arsenal de Anvers, vantagem por certo bem mesquinha, em compensação das outras. O certo é que emquanto a expedição de Stuart ficava sem resultado, a de lord Chatam falhava miseravelmente, e sem gloria alguma, victima do flagello das molestias que os pantanos da ilha de Walkeren, à entrada do Escalda, fizeram apparecer. Alem d'isto os inglezes não encontraram n'aquellas paragens dedicação alguma nos respectivos habitantes, o que seguramente lhes devia fazer conhecer, que apesar do valor das suas tropas, era-lhes absolutamente indispensavel ter por amigos os povos de qualquer paiz onde fossem operar, e que essa amisade a não achavam elles mais firme, nem mais sincera do que nos portuguezes: todavia cremos que nenhuma d'estas considerações fez o governo britannico,

ente a ultima, pela dura ingratidão com que sempre ortuguezes. Como quer que seja, certo é que ao de-Valkeren se seguiu a paz de Vienna, assignada aos ıbro de 1809, tendo por principaes artigos: 1.º, o nento de José Buonaparte como rei da Hespanha; ão de Salzbourg, e de varios outros districtos da ia para os principes da confederação do Rheno; são da Carniola, da Istria, da Croacia, e de todo o Adriatico à França; 4.º, a cessão de toda a Gallizia à Saxonia; 5.º, finalmente a cessão de um territo-0:000 habitantes na Gallizia occidental à Russia. n as principaes condições do referido tratado. Con-· este modo a guerra da Austria, o poder de Napoou por aquelle tempo na Europa ao seu maior auge decimento e prestigio, começando desde então a ter como era bem natural, a reacção geral da mesma relo estado de oppressão e violencia em que se via, ssignalada pela alliança das differentes dynastias conem como dos disferentes povos, do sacerdocio e do o, offendidos e lesados, como todos por elle se Desde a ruptura da paz de Amiens Napoleão abriu na carreira, cujo termo forçosamente havia de ser ica posse da Europa, ou a mais systematica e pertia de toda ella contra si.

da paz de Vienna a Suecia experimentára uma reiterna, de que resultou a abdicação forçada de Guspho IV, e o entrar igualmente no systema contineni João Bernadotte, general de Napoleão com o titulo
de de Ponte-Corvo, foi eleito pelos estados geraes
ereditario da Suecia, e o rei Carlos XIII o adoptou
O bloqueio continental foi portanto observado por
ações da Europa, exceptuando apenas a hespanhola
ueza, achando-se o imperio francez augmentado dos
imanos, das provincias illyricas, do Valois, da Holis cidades anseaticas, estendendo-se portanto desde
g e Dantzick até Trieste e Corfú. Tendo chegado a
tado de grandeza, Napoleão quiz aristocratisar-se,

sar dos seus assignalados triumphos não tinham ainda podido acabar com a insurreição de dois povos, aliás despreziveis aos seus olhos, elles que tinham vencido e domado todas as mais nações da Europa, exceptuando apenas a ingleza.

ł

Os recursos de que Buonaparte por então dispunha eram na verdade immensos, e difficeis de balançar pelos dois governos reunidos, portuguez e hespanhol. Destruidos, como successivamente tinham sido, os exercitos da Hespanha, uma nova tropa se tinha levantado contra os francezes, que não sendo capaz de com elles se bater regularmente em campo, todavia os perseguia cruamente pelas montanhas que atravessavam, e pelas estradas que seguiam, interceptando-lhes as suas communicações, e surprehendendo-lhes os seus comboios, alguns dos quaes foram de bastante vulto. Esta tropa. bem conhecida pela denominação de guerrilhas, não se organisou em consequencia de plano algum regular e systematico por parte do governo hespanhol; mas nasceu dos desejos dos povos da Hespanha evitarem as atrocidades dos francezes, e o augmento d'estes desejos foi portanto o que deu logar ao augmento de similhante tropa. Logoque os francezes, depois dos seus primeiros successos, se separaram e espalharam pelo paiz em pequenos corpos, a fim de subsistirem e poderem ter obedientes os differentes povos, a oppressão e a injustiça fizeram-se por toda a Hespanha sentir. Algumas lutas individuaes começaram a apparecer contra estes actos, e os que n'ellas mais se distinguiram, ou que tinham morto algum soldado francez, temendo as conse juencias do seu procedimento, tomaram o expediente de fugirem das povoações para as montanhas. Obrigados lá, como estes proscriptos se viram, ou pela fome, ou por outras circumstancias, por muitas vezes se acharam constrangidos a virem de fugida a suas casas, ou ás dos seus amigos, e n'estas rapidas incursões, encontrando-se com partidas francezas, com ellas se batiam corajosamente. se as reputavam mais fracas, e depois de vencidas, cada um dos seus soldados era espolia lo de tudo quanto tinha, tirando-lhes inclusivamente a vi-la, como frequentemente succedeu. Se, porém, os francezes eram mais fortes, os hespanhoes

hgiam, e se algum d'estes lhes ficava em seu poder, tambem duapiedadamente era logo morto. Foi assim que successivanente se formaram por graus bandos de homens determinados, dando o exemplo de uma pertinaz resistencia, provocada por uma continua serie de execuções e de oppressão da parte dos invasores, os quaes pela sua conducta deram logar á formação de um systema geral de opposição da mesma natureza por parte dos hespanhoes. Foi assim que certos mancebos corajosos de cada districto se começaram a reunir por bandos, que serviam sem paga e debaixo das ordens de cliefes que entre si mesmo escolhiam. Tendo um perfeito conhecimento do paiz, não usando de uniforme algum por onde se distinguissem do mais povo, reunindo-se e dispersando-se a seu belprazer, a guerra feita por este modo aos francezes, posto os não aniquilasse, era-lhes todavia muito incommoda, tomandolhes, como já dissemos, os comboios, e interceptando-lhes as communicações. As guerrilhas levantaram-se mais particularmente no Aragão, depois da perda de Saragoça e do desastre de Belchite, que n'aquella provincia poz termo á guerra methodica e regular entre os francezes e os hespanhoes. Em volta dos chefes, que n'esta pequena guerra adquiriram reputação, se foram pois reunindo os soldados fugidos das differentes derrotas, os quaes, alem do esquecimento que assim julgavam pôr á vergonha dos seus revezes, íam adquirir a vantagem de viverem mais solta e desregradamente.

O certo é que desde os fins do anno de 1809 cada uma das montanhas que rodeia Saragoça era quartel de uma guerrilha, tornando-se desde então o seu numero bastantemente crescido. Do Aragão passaram as guerrilhas para a Catalunha, vendo-se á esquerda do Ebro os coroneis catalães Baget, Perena, Pedrosa, e o chefe Theobaldo conduzirem os seus terriveis miqueletes á serra de Guara, que está como suspensa sobre Huesca e Barbastro. Á direita do Ebro as tropas, levantadas no districto de Molina, reuniram-se ás tropas de Gayan, que se assenhoreou das montanhas de Montalvão, do valle de Xiloca, etc. Desde então levantou-se uma multidão de chefes,

cujas façanhas tornaram seus nomes mais ou menos celebres, segundo o estrondo e importancia d'ellas, taes foram o Pastor em Guipuscoa, Campillo em Santander, Porher nas Asturias. Longa no Aragão e Castella, Merino perto de Burgos, o Caspuchinho e o Cura Taipa nas planicies da Castella Velha, o Amor em Rioja, Duran nas montanhas de Soria, D. Camillo Gomes nos suburbios de Avila, D. Juhão Sanches (a quem os francezes tinham morto pae, mão e uma irmã), desforrava-se sobre os que the caiam nas mãos das desgraças da sua familia nas vizinhanças de Salamanca e Cidade Rodrigo, e finalmente o joven D. Francisco Xavier Mina, e seu tio, o famoso Espoz y Mina, faziam o mesmo na Navarra, onde seriamente inquietavam todo o paiz entre Tudela e Pamplona. Estes chefes, on correndo as montanhas a pé, ou as planicies a cavallo, tornaram-se temiveis nas suas excursões, sendo difficil apanha-los, porque tão facilmente se reuniam, como se dispersavam. Independentemente dos francezos doentes e feridos, que o acasalhes deparava e desapiedadamente matavam, surprehendiam também as correspondencias dos generaes munigos, que passavam logo ás mãos dos inglezes, que assim eram instruidos dos planos d'aquelles generaes. Assaltando os comboios, « roubando tudo quanto n'elles encontravam, e mintas vezes mesmo sominas importantes, occasionavam por esta fórmacaos francezes continuas inquietações; também era frequente unpedirem os aprovisionamentos, capturando cavallos, machos e conductores. Finalmente casos houve de embaraçarem atéo recrutamento, obrigando os batalhões, on esquadrões un migos, que de França marchavam para os differentes exercitos, a demorarem-se pelo norte da Hespanha, esgotando flos as forças, e fornando-os estereis, antes de poderem chegarao seu destino. Esta guerra de guerralhas foi sendo tant e mais grave, e tomando tanto maior importancia, quanto maior fil sendo o progresso das operações do exercito hiso-ligitar mod-

As guerralhas tornaram-se, como já dissemos, bastantemente incommodas para os francezes; mas ellas estavam so por si muito longe de lhes podetem embaraç ir o seu effectivo dominio, ao qual mais tarde ou mais cedo haviam de submetter-se,

and terem por si o citado exercito luso-britannico. O marechal Suchet, tendo destruido Blake, mantinha segura a sua actoridade em todo o Aragão, não perdendo as idéas de o pacificar de todo, e se assenhorear de todas aquellas terras, que os insurgentes occupavam ainda sobre o Ebro, e sobre o Segre. Na Catalunha o general Saint-Cyr, e depois d'elle o marechal Augereau, tinham igualmente dominado todos os hespanhoes d'aquella provincia, particularmente depois da quéda de Gerona, cuja defeza, memoravel por espaço de sete mezes continuos, se tornára tanto ou mais celebre em 1809, debaixo das ordens do seu governador, D. Marianno Alvarez de Castro, quanto a de Saragoça o tinha já sido debaixo das de Palafox. A conducta heroica de Gerona, e do seu bravo e infeliz governador, é digna de se mencionar, pelo grande nome que então teve. A antiquissima cidade de Gerona, que segundo Miñano era de 14:000 habitantes, levantava-se n'outro tempo na vertente de uma montanha, vindo mais tarde a prolongar os seus muros pelas duas margens do rio Oña, dando-se o nome de Mercadal á parte situada na sua margem esquerda, ao passo que a outra parte se acha na sua margem direita, indo até ao local em que o mesmo Oña se lança no Ter: uma ponte de pedra liga ambas as ditas partes, as quaes fram cercadas outr'ora por muralhas, flanqueadas por grosstorres. Estas defezas melhoraram-se posteriormente com a construcção de sete bastiões, cinco dos quaes se erigiram Mercadal e os dois restantes na outra parte. Só do lado **de porta de França é que se lhe abriram uns fossos, tendo** qualmente um caminho coberto. Dominada por differentes ituras como pela sua direita era a praça de Gerona, levantaram-se em diversos tempos no cimo das montanhas que a ercam alguns fortes para a defender. Na mais septentrional, 👊 n'aquella que olha para o caminho de França, cuja altura erà de quinhentas e cincoenta varas, construiu-se o castello Monjuic com quatro obras avançadas, vendo-se nas outras montanhas os reductos do Calvario, do Condestavel, da raiha Anna, dos Capuchinhos, do Cabido e da Cidade. Gerona dava antigamente o seu nome aos primogenitos dos reis de

Aragão: tendo sustentado com pertinacia differentifoi um dos notaveis o que no seculo xm lhe por França, Filippe o Atrecido. No anno de 1636 foi to ins francezes. Na guerra da successão, depois de 1 fidelidade a Filippe V, entregou-se em 1703 ao ac Carlos, até que em 1711 foi novamente tomada pel zes. Em 1809 tinha Gerona por governador interitado D. Marianno Alvarez de Castro, que na defeza mortalisou justamente o seu nome: o seu tenento D. Julião Bohvar, que se distinguiu nos primeiros ques dos francezes, sendo o commandante da artilhe dro da Mata, e o chefe dos engenheiros D. Guilherm

Pelo que se vé as fortificações de Gerona eram insufficientissimas para poderem sustentar um cerci Dominada como era esta praça pelos differentes foi cercam, sendo o de Monjuic o mais elevado, é um se podia ter como uma cidade aberta, ou quasi co attenta a multiplicidade dos citados fortes e a extens recinto, só 10:000 a 12:000 homens a poderiam rega defender, empreza para que apenas havia 5:673 de armas. Os habitantes, querendo auxiliar os esforços nição, formaram entre si um corpo com o nome de composto de oito companhias, sendo D. Henrique ( o que lhe deu a instrucção. Todos os habitantes se na cruzada, sem distincção de classe, nem jerarchia, o proprio clero secular e regular. As mesmas mu alistaram tambem n'um outro corpo, com o nome c nhia de Santa Barbara, dividido em quatro esquadi por fim levar cartuchame e viveres aos combatent como recolher e soccorrer os feridos. Os francezes i no dia 6 de maio de 1809 á vista da praça, fazendo da ermida dos Anjos os postos avançados sómente principio de junho a praça foi investida, empregandral Verdier n'este ataque o numero de 48:000 hor cluindo as tropas que de Vich lhe tinha mandado o

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conde de Toreno, livro 10.º da traducção francesa.

Saint-Cyr, o qual preferia bloquea-la estreitamente a formarhe um sitio; mas como no campo francez se sabia estar este general mal visto pelo seu governo e que em breve seria rendido pelo marechal Augèreau, Verdier continuou no seu antigo proposito de atacar Gerona. No dia 8 de junho tinha elle reunido o material de cerco, a que se seguiu a empreza de formar dois ataques, um fraco sobre o corpo da praça e outro forte e vigoroso contra Monjuic e os seus reductos destacados. Tendo no dia 12 mandado sem nenhum resultado um parlamentario ao governador Alvarez, e havendo já começado no citado dia 8 a formar uma parallela sobre a altura de Tramon, e estabelecido por fim duas baterias, uma de oito peças de calibre 24 e dois obuzes de nove pollegadas, e outra de morteiros, deu principio ao bombardeamento de 13 para 14 do citado mez de junho, sendo na manhã de 14 que os sitiantes atacaram os reductos de S. Luiz e S. Narciso, dos quaes se apoderaram no dia 19, e no dia 21 do de S. Daniel.

N'este estado se achavam as cousas quando o general Saint-Cyr appareceu em Gerona, trazendo comsigo um reforço que elevou o numero dos sitiantes a 30:000 homens. Todavia passou-se o mez de junho sem que os francezes podessem conseguir mais que a tomada dos fortes acima mencionados. Desde então por diante a sua principal empreza foi tomarem Monjuic, contra o qual começaram no dia 3 de julho a dirigir o fogo das suas baterias, dando-lhe pelas dez e meia horas da noite de 4 um furioso ataque, que sicou sem nenhum effeito, tentando novamente outro na manhã de 8 do citado mez de julho, em que por tres vezes o acommetteram, sendo por outras tantas repellidos, até que pela quarta vez se retiraram, em rasão de verem ferido o coronel Muff, que os conduzia. N'este assalto perderam os francezes perto de 2:000 homens, entre os quaes se contaram 11 officiaes mortos e 70 feridos. Em todo o tempo do assalto os francezes tiveram constantemente no ar sete bombas e muitos outros projecteis Parabolicos, dirigidos contra o ponto do ataque. Mallograda como assim foi a empreza, continuaram os sitiantes com os trabalhos do cerço, taes como os da sapa e da mina, em que

se esgotou o citado mez de julho, sem que a valente guarnição da praça e os seus moradores deixassem jamais de ter seriamente a peito a sua heroica defeza. Na noite de 3 para 4 de agosto quizeram-se os francezes assenhorear do revelum que estava na frente do ataque, do qual effectivamente se apoderaram na manhã de 4. De 800 homens que o defendiam 50 foram mortos, inclusivamente o seu valente chefe, D. Francisco de Paula Grijols. Decidindo-se finalmente no dia 12 de agosto n'um conselho militar que Monjuic se não podia por mais tempo sustentar, foi pelas seis horas da tarde d'esse mesmo dia evacuado, encravando-se a sua artilheria, e destruindo-se as munições. Conseguintemente só no fim de dois mezes de sitio pôde o forte de Monjuic ser entrado pelos francezes, depois de haverem contra elle dirigido o fogo de dezenove baterias, aberto muitas brechas nos seus muros e perdido 3:000 homens. De 900 combatentes que constituiam a guarnição hespanhola morreram na defeza do citado forte 18 officiaes e 511 soldados, sem haver um só individuo que não ficasse ferido.

Senhores de Monjuic, os francezes propozeram-se em seguida à tomada da cidade, contra a qual começaram a construir baterias e a dirigir contra ella o seu fogo. O numero dos seus defensores diminuia consideravelmente, fazendo-se a par d'isto sentir a extrema falta de viveres. Apesar de tão consideraveis apuros o animo intrepido de D. Marianno Alvarez não soffria quebra, nem deixava tão pouco de meonimodar o mimigo: perguntado por um official, encarregado de uma sortida, onde se refugiaria no caso de retirada, a tesposta que com modo severo lhe deu foi o dizer-lhe: no comterio. Entretanto a necessidade de soccorrer os situados era extrema, e D. Joaquim Blake, que do Aragão tinha voido para a Catalunha, provincia igualmente posta debaixo do selgoverno, tendo ouvido as instantes reclamações que de M3 voz lhe for fazer D. Henrique O'Donnell da parte do citado governador Alvarez, decediu-se ao soccorro da praça, para cujo fim partiu de Tarragona no mez de julho, chegand 14 Tortosa no fim d'este mez. Estabelecendo em Vich o seu quar-

tel general nos ultimos dias de agosto, dirigiu-se com as tropas que pôde reunir contra as do ataque da cidade, chamando a attenção dos sitiantes sobre pontos diversos d'aquelle por onde os soccorros haviam de entrar na praça, no que foi tão bem succedido, que n'ella poderam elles felizmente introduzir-se pela margem direita do Ter no 1.º de setembro, compondo-se de 2:000 bestas de carga, protegidas por 4:000 infantes e 2:000 cavallos, reforçando-se a guarnição com mais 3:287 homens, os quaes, posto augmentassem a coragem dos sitiados, foram todavia causa do pouco que lhes aproveitou a introducção dos viveres, pelo grande augmento do consumo que d'elles lhes occasionaram. A 6 de setembro recomeçou com redobrado vigor o fogo contra a praça, nada aproveitando uma sortida que os sitiados fizeram no dia 15 contra os sitiantes, para lhes retardar os trabalhos que tinham entre mãos. Pelas quatro horas da tarde de 19 do referido mez de setembro os francezes assaltaram a cidade com quatro columnas de 2:000 homens cada uma, dirigidas contra as brechas que nos seus muros tinham feito, sendo em todas as partes repellidos, depois de tres horas de combate, ficando as citadas brechas juncadas de mortos e despojos dos assaltantes. No meio d'estas lutas se foi prolongando o sitio até que no dia 12 de outubro chegou ao campo inimigo o marechal Augereau, o qual pelos novos reforços que comsigo trouxe pôde estreitar o bloqueio da praça. Para a continuação do sitio estabeleceram-se mais baterias, vindo sobre este mal para os sitiados a progressiva falta de viveres, que por então chegou ao maior auge, tendo-se frustrado varias tentativas, que se sizeram para o seu abastecimento. Por este modo se foi passando o resto do mez de outubro, e se passou igualmente o de novembro, sem que 08 sitiantes se atrevessem a fazer novos ataques, que tiveram Por inuteis e perigosos, contentando-se só com intimações de que nenhum caso se fez.

A todos os antigos males vieram por fim juntar-se as doenças, como era bem natural, tendo a fome chegado a ponto de se lançar mão da carne de cavallo, de jumento e macho, animaes que tambem a seu turno soffreram uma fome tal, que uns aos outros se roiam reciprocamente as crinas. Faltando por sim este melo de nutrição, recorreu-se aos animaes immundos, chegando a dar-se 5 reaes por um rato e 20 por um gato! Os hospitaes estavam desprovidos de medicamentos e de toda a especie de viveres, sendo verdadeiros cemiterios, onde se viam espectros em logar de homens. O resultado d'isto foi o tornarem-se mortaes todas as feridas, complicando-se com febres contagiosas de que os habitantes se achavam atacados, terminando-se pelos terriveis estragos do escorbuto e das dysenterias. No mez de novembro haviam morrido 1:378 soldados, tendo perdido o seu chefe quasi todas as familias. Já se não viam mulheres pejadas, e casos houve das proprias creanças de peito morrerem á mingua nos braços das suas mães. No dia 8 de dezembro Gerona achava-se já sem verdadeira defeza, tendo perdido quasi todos os fortes que exteriormente a protegiam, chegando até mesmo a interromperem-se as communicações com os tres que ainda lhe restavam. Sete brechas havia nos seus muros, com duração de mais de seis semanas, achando-se a força esfectiva da sua guarnição reduzida apenas a 1:100 homens, todos elles convalescentes, ou tendo a debater-se com a fome, o contagio e as incessantes fadigas da defeza. O proprio governador, D. Marianno Alvarez, tendo sido primeiramente atacado por uma febre terçã, foi no dia 4 de dezembro victima de uma febre nervosa, a que no dia 9 sobreveiu o delirio, e aproveitando-se de um dos intervallos lucidos que teve, demittiu-se do governo da praça que exercia, sendo substituido n'este cargo pelo tenente rei, D. Julião Bolivar. Este, vendo o lamentavel estado a que as cousas tinham já chegado, convocou a junta corregimental, e uma outra militar. Todos hesitaram sobre o partido que se deveria tomar, mas vendo a impossibilidade de poderem ser soccorridos a tempo, tiveram de ceder á sua má fortuna, enviando ao campo inimigo, para n'elle tratar, o brigadeiro D. Braz Furnas, a quem o marechal Augereau fez bom acolhimento, concedendo aos bravos defensores de Gerona no dia 10 do citado mez de dezembro uma honrosa capitulação, digna do seu heroico procedimento.

Carnot diz que, se consultarmos a historia dos sítios modernos, veremos que a defeza das melhores praças apenas se póde prolongar alem de quarenta dias, e todavia a praça de Gerona, não obstante a fraqueza das suas defezas, durou por sete mezes inteiros! Os ataques contra ella foram feitos por consideraveis forças francezas, dirigindo os atacantes contra os seus muros quarenta baterias, d'onde lançaram mais de 60:000 balas de artilheria, 20:000 bombas e granadas, prevalecendo-se de todos os meios que ensina a arte da guerra. O certo é que de tudo isto resultou terem morrido dentro da praça cousa de 9:000 a 10:000 pessoas, entre as quaes se contaram 4:000 habitantes. Quanto ao bravo e infeliz governador de Gerona, D. Marianno Alvarez, diremos que posto haver chegado a um grave estado morbido, ainda tornou a si, sendo a 23 de dezembro conduzido para França, d'onde em breve voltaram com elle para Hespanha, indo sepulta-lo n'uma masmorra do castello de Figueiras, depois de separado de toda a sua comitiva. No seguinte dia (24) correu a noticia de que estava morto na prisão, o que se verificou, expondo os francezes o seu cadaver n'uma especie de esquise ás vistas do publico. O rosto do defunto parecia inchado e coberto por uma cor de violeta, propria de quem tinha sido afogado ou estrangulado. Isto fez suppor que a morte fôra violenta, e segundo os relatorios confidenciaes que o governo hespanhol recebeu, presentimentos houve sobre a inteira verdade da supposição. Uma acção tão iniqua não poderia crer-se, se o gabinete francez d'aquelle tempo não tivesse manchado os annaes da sua historia com factos similhantes a este¹. Depois da quéda de Gerona igualmente se renderam aos francezes as muralhas de Hostalrich, cujo cerco começou a 20 de janeiro de 1810 e acabou a 12 de maio seguinte. Depois da sua guarnição haver tambem esgotado todos os viveres, resolveu-se a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Extracto do conde de Toreno no livro 10.º já atras citado. Os francezes pagaram bem caras estas e as mais atrocidades que praticaram em Portugal e Hespanha na terrivel guerra, que tiveram com a Prussia desde setembro de 1870 até março de 1871, justa recompensa da sua barbara e anterior conducta na peninsula e n'outros mais paizes da Europa.

fazer uma sortida desesperada para abrir caminho através do corpo que a bloqueava. Uma grande parte succumbiu nobremente na sua tentativa, desgraça que succedeu entre outros ao seu bravo governador, D. João Estrada. Por conseguinte pode com verdade dizer-se que desde o fim do anno de 1809 os francezes achavam-se inteiramente senhores, não só do reino do Aragão, depois da desgraçada campanha do general D. Joaquim Blake, mas igualmente da Catalunha, depois da tomad de Gerona; que os corpos de guerrilhas, que desde então começaram a figurar na luta, eram um excellente meio de ir commodar e perseguir os francezes; mas nada podendo influ por si na libertação da peninsula, forçosamente haviam 🚐 acabar dentro em pouco tempo, a não ter o exercito luso-b tannico chamado contra si a maior e melhor parte das trop francezas, dando assim logar a que fossem desguarnecid muitas terras da Hespanha.

Alem da má situação dos negocios da guerra n'aquelle pa == =, succedia que o marechal Victor, aindaque retirado com apr --> arencias de vencido da batalha de Talavera, nem por isso d xava de infundir serios receios de que viesse ainda con za a Portugal com as forças de que dispunha. O general Bon = <= t occupava os pontos e cumeadas mais essenciaes das mon 🎏 🚁 nhas das Asturias. O caminho de Bayonna para Madrid, a 🕶 🗢 sar das guerrilhas, reputava-se sufficientemente seguro e protegido. Entretanto de todos os generaes francezes, que por aquelle tempo se achavam na peninsula, era o marechal Sous 1 o que mais temido se fazia, por ser elle quem então dirigia a seu arbitrio os movimentos do exercito francez na Hespanha. As suas operações bastantemente indicavam que numerosos reforços lhe tinham vindo de França, por não ser provavel que sem esta circumstancia elle se atrevesse no dia 20 de janeiro de 1810 a reconcentrar, como fez, 55:000 homens nas faldas da serra Morena, ameaçando seriamente com elles invadir a Andaluzia, e por conseguinte deixando desguarnecidas as mais provincias, que até ali se achavam occupadas pelas suas forças. José Buonaparte estava já por então em Almagro, na Mancha, com um numeroso sequito de ministros,

de secretarias, etc. Como era bem natural, a approximação que Soult fizera da Andaluzia incutira bastante terror, não só na cidade de Sevilha, mas até mesmo nos proprios membros da junta central, porque emfim de justiça é confessar que os meios de resistencia que ali havia não eram proporcionados ao perigo que ameaçava a todos. A Andaluzia é sem contradicção alguma a melhor provincia da Hespanha, ou quella em que a natureza dotou o seu solo com maior grau de fertilidade e riqueza agricola. Ha nas Castellas, e até mesna Mancha, um proverbio que diz que só a agua do Gua-**Elquivir** engorda mais os cavallos que a cevada dos outros paizes. O pão da Andaluzia passa por ser o mais branco e equisito de todo o mundo, e as mesmas oliveiras são lá de ma corpulencia sobrenatural. O céu da Andaluzia é tão sereno e tão puro, que quasi em todo o tempo do anno se póde dormir ao ar livre. Não admira pois que o marechal Soult tivesse por necessaria a prompta occupação de uma tão rica provincia. Até meado de janeiro contentára-se elle em enviar partidas soltas para reconhecer as differentes passagens da serra Morena, n'uma das quaes, em Villa Manrique, tinha ultimamente havido uma escaramuça em que os hespanhoes receberam o inimigo com bastante valor; mas logo depois d'isto, contando-se 21 do dito mez de janeiro, um expresso foi levar o terror a Sevilha, indicando que os francezes se não contentavam só com ameaçar, mas que buscavam seriamente atacar a Andaluzia. A noticia era que já no dia 20 tinham elles forçado a passagem de Puerto del Rey, dirigindo-se pelo caminho de Almaden, havendo toda a probabilidade de que immediatamente marchariam sobre Cordova, d'onde portanto se achavam já pouco distantes, e d'ali sobre Sevilha, onde se suppunha que encontrariam pouca ou penhuma resistencia.

Estas marchas dos francezes tinham enthusiasmado sobrelaneira os seus partidistas, que se diziam numerosos, tanto la Valencia, como na Andaluzia. Os exercitos hespanhoes, que por então existiam, eram os seguintes: o do duque de Alluquerque, que na força de uns 15:000 homens marchava da

Extremadura para as margens do Guadiana; mas o duque apenas soube que os francezes se dirigiam sobre Almaden, para se opporem aos seus progressos, desistiu da empreza de lhesresistir, e na realidade as forças de que dispunha não eram para o poder fazer. Seguia-se depois o do general Arevzaga, na força de 25:000 a 30:000 homens, que por então occupava todas as posições da serra Morena até á Carolina, por orde os mesmos francezes não intentaram passar, julgando que poderiam marchar ou sobre o seu flanco ou sobre a sua retaguarda. O exercito do duque del Parque era também da mesma forca de 25:000 a 30:000 homens; mas este general, depois que o exercito luso-britannico se reconcentrára para o norte do Tejo, teve ordem de descer sobre a Extremadura, o que effeituou, ameaçando assim a retaguarda dos francezes. Echavarria estava por então em Hellin com 8:000 homens, e 5:000 ou 6:000 achavam-se na Andaluzia. Já se vé pois que estas forças eram mais que sufficientes para destruirem os projectos do inimigo, se se podesse realmente contar com ellas como tropa regularmente boa; mas depois das multiplicadas dispersões dos exercitos hespanhoes o seu desalento em todos era de tal ordem, tamanha a sua indisciplina, e tão pon a a confiança que os soldados tinham nos seus generaes e mass officiaes, que similhantes exercitos só serviam de vergonba e opprobrio à nação a que pertenciam, não se contando com: elles para cousa alguma, nem d'elles os francezes unham o mais pequeno receio, convencidos pela pratica de que pul am bem derrotar taes exercitos, ainda mesmo em força dez vezes maior do que a sua. A indignação contra a conducta d estes exercitos chegou a ser tal, mesmo entre o povo hespanhol, que quando o primeiro corpo francez atravessou a Mancha, os paizanos, indiguados pela fuga dos soldados, eram os proprios que conduziam os francezes aos escondergos para enése tinham ido abrigar, cousa que desde o principio da lununca tinha acontecido.

Apesar de que os desastres da guerra, e as constantes de rotas dos exercitos hespanhoes tinham de alguma maneira e friado o enthusiasmo das provincias, todavia não seria diffic

rem ima-lo, se a junta central se não tivessedesacreditado ao porto de se constituir alvo do descontentamento geral da nação. As partidas soltas, ou corpos de guerrilhas, continuavan a incommodar bastantemente os francezes em toda a Hespanha; mas, qualquer que fosse a influencia que podessom ter na guerra, não era por maneira tal, que as suas operações embaraçassem as do inimigo, pois incommodos não são desastres. Era portanto palpavel a todos que a guerra tinha todas as probabilidades de se prolongar ainda por muito tempo, constituindo-se a peninsula em sepultura de avultade combatentes, quer da parte dos france-🗪, quer da dos seus naturaes. Se algumas esperanças havia ra a liberdade da peninsula, e até mesmo para a liberdade Europa, similhantes esperanças estavam postas unicamente Portugal, n'este tão pequeno canto do mundo, diante do 🖿 hoje tão pouca figura faz, e a quem tão ingratamente responderam todas essas nações colossaes, a quem tão resideravelmente aproveitaram os pesados sacrificios, que portuguezes tinham já feito, e tiveram depois de fazer, as auxiliar na sua independencia. Os preparativos milires, feitos pela junta central de Sevilha, pouco promettiam rsi. Buscando com todo o empenho enfraquecer os seus merosos adversarios, offerecêra ao marquez de la Romana commando do exercito da Mancha: o padre Gil fôra por ella ndado em missão á Sicilia, e o conde de Montijo e D. Franto Palafox tiveram ordem de prisão. O marquez de Lazan, tusado de conspiração com seu irmão, foi retido em Penis-📭 e o conde de Tilly, convencido de ter querido fazer mão ia sobre o thesouro publico, para fugir para a America, garam-no n'uma masmorra, onde terminou a sua infame itencia. Pela sua parte o marquez de la Romana recusou vir. O general Blake foi chamado da Catalunha, e nomeado mandante do corpo que se ia formar na Carolina, ao passo a maior parte dos outros generaes buscavam ter-se em wio. O conde de Noronha resignára o commando que tinha Galliza, e publicara um manifesto contra a junta. O povo eva-se cada vez mais irritado, e os partidistas de Palafox

e de Montijo, certos de que ambos estes caudilhos estavam hostis contra o governo, esperavam a primeira occasião favoravel de praticarem os actos de violencia que premeditavam.

Por conseguinte toda a Andaluzia, e particularmente Sevilha, achava-se n'um verdadeiro estado de fermentação anarchica, quando o rei José chegou diante da serra Morena com o seu numeroso e bem organisado exercito, para combater o qual a junta central decretou um recrutamento de 100:000 homens, fazendo alem d'isto distribuir 100:000 punhaes, isto no momento em que o referido exercito se via já proximo da sede do governo, como se o assassinato por meio de armana curtas fosse o melhor meio por que uma grande nação se devesse defender, invadida pelos exercitos de uma outra. Para coroar mais os disparates da referida junta central, era ella quem tinha arrogado a si dispor das tropas regulares, expedindo ordens contradictorias, datadas do mesmo dia, ordens que embaraçavam os generaes de poderem adoptar um plamo regular de operações, quando fossem capazes de o idearem. Enfraquecida pois como a junta central se achava pelas intrigas, pela nullidade dos seus membros, pela inesticacia das suas medidas, e finalmente pelo tumultuoso choque das paixões politicas e odientas, que nella havia e nos seus subordinados, não admira que a Andaluzia, apesar de encerrar no seu seio todos os elementos de força e de poder, estivesse em vesperas de miseravelmente succumbir. Composta de quatro reinos, o de Jaen e Cordova ao norte, o de Granada e Sevilha ao sul, este vasto paiz é de mais a mais protegido a leste pelo reino de Murcia, e ao oeste pelo de Portugal. A fronteira septentrional era a unica accessivel aos francezes, e por ella a podiam vir atacar pela Mancha, ou pela Extremadura; mas entre estas duas provincias ha as duas montanhas de Guadalupe e de Toledo, que não offereciam por então communicação alguma militar; é só perto da serra Morena que os seus alcantilados rochedos se deprimem e deixam algum espaço, através do qual as tropas podiam dirigir-se de uma para outra das mesmas provincias n'uma direcção parallela à fronteira da Andaluzia. Mas para o lado da Mancha a serra

Irena é tão aspera, que não havia senão a estrada real de **Sollia por onde a artilheria podia transitar. Esta estrada po**mentrava nas montanhas um pouco antes de Santa Cruz Ludela, pelo famoso desfiladeiro de Despenha-Perros, de pe já fallámos, e que d'ali se dirigia a Andujar pela Carolina Mylen. Sobre o lado direito havia uma outra estrada, que pessava por Puerto del Rey; mas ia entroncar-se na outra em Livas de Tolosa, um pouco adiante de Despenha-Perros. Tois os mais desfiladeiros vinham ter a esta grande estrada, mes que se podesse chegar á Carolina. Por conseguinte a **respersario de Santa Cruz de M**udela ameaçava as principaes saída Mancha na serra Morena. Já se vê pois que se os exerios hespanhoes não estivessem no miseravel estado em que pachavam, e tão desmoralisados como se viam pelas suas entinuas derrotas, facil lhes seria, auxiliados pelas difficulndes do terreno, que o paiz offerecia aos invasores, embacar inteiramente a estes a marcha que traziam para a Aninzia.

Se a situação militar da Hespanha era por aquelle tempo so desagradavel, depois das batalhas que perdêra em Almoraid, Ocaña e Alba de Tormes, o seu estado politico e interar não o eram menos i. Desde a batalha de Talavera a junta stral, ou fosse pelo errado das suas medidas, ou porque povo hespanhol achasse effectivamente rasão nas queixas, is lord Wellington contra ella levantou, como já notámos, meçou a ter contra si a mais viva indisposição. O marquez i Wellesley, irmão mais velho do dito lord, nomeado emixador inglez junto ao governo da Hespanha, chegára a dix no dia 2 de agosto de 1809, sendo ali recebido com das as demonstrações do mais vivo enthusiasmo, por ser usas e mesmo dia que lá chegára tambem a noticia da victo de Talavera, que muito a proposito foi ganha para sustenentre os hespanhoes a popularidade dos inglezes, por isso

D que debaixo do ponto de vista politico vamos dizer da Hespanha mais é que um extracto da correspondencia do ministro de Portuem Sevilha e Cadix, D. Pedro de Sousa Holstein.

CLASSIC ACCULATION OF THE POST OF THE THEOREM PARTY. 😘 😘 in the contract of the contract of the contract 🖈 graves in the end of the first of the gain significant and the large and the second and the Principal Park Conference of the Conference Conference granital of the first and the first of the measure and By the state of th ALTER CARTE TOUT OF A PARTY OF THE LET TO DESCRIBE NAMED IN THE RESIDENCE OF THE SECOND da extrema faite de l'alla a especie de man. Tes e vier 10. 1 (det 12) ( Protest al la experiment et la la estada 180 pe subsistment en Hegannag i mais tenti i de milist transference as Algera volume per a ser transfer grade est avam t todas as prosidentias para se remediciem na faturo gadas faltas. Mem dusto dizism mais que, se o exercise tivesse quendo demorar sobre o Guadiana, facil ! tirar a sua subsistencia da Andaluzia, ao passo que, para Portugal, nada mais fizera que desanimar aqu

Representational of the contract of the contra

des teogrations tear is a la la filteration of the later

Market Title -tjermmentel . - timp minute sempe 14

vincia, e juntamente com ella todas as mais da Hespa Conseguintemente as queixas eram reciprocas. e d sultava o augmento da mutua desconfiança dos hes com os inglezes, sendo estes accusados por aquelles e

fallar em tal. Se Portugal, seguindo este exemplo, conduzido com a mesma coragem, fingindo recukiliar a luta contra os francezes, a não se lhe restiza, parece-nos moralmente impossivel que esta se isse, porque nem a Hespanha, nem a Inglaterra, ciumes que aquella tinha d'esta, e que tão fortepunham á sincera união de uma com outra poteni, independentemente do exercito portuguez, suseninsula, separadas uma da outra, a grande luta em n mettidas contra a França. Sobre estas occorrenteve logar a conclusão da guerra entre a mesma Austria, de que já fallámos, ao passo que o goverol, vendo-se no deploravel estado superiormente eve de se mostrar um pouco mais moderado, soli-3 lord Wellington entrasse em Hespanha com o o-britannico. As suas solicitações tornaram-se enendidas por este general, que se limitou apenas a se lhe confiasse o commando supremo do exercito ou que se providenciasse por modo tal, que elle effectivamente as operações do referido exercito nico. Entretanto nada pôde levar a junta central a sobre o primeiro ponto, que foi vigorosamente omo offensivo ao caracter nacional. Se o marquez y nada conseguiu sobre este ponto, tambem não z, quanto ás suas exigencias, para que no systema Hespanha se operasse alguma mudança vantajosa, sse confiança aos alliados. Os hespanhoes queriam s das tropas luso-britannicas; mas queriam-nas ares, e até com a condição de que seriam subors seus planos, sempre loucos e mal succedidos, aos seus generaes, o que á vista dos seus desuma verdadeira demencia. Os inglezes pela sua endo confiança alguma, nem no governo, nem nos espanhoes, não queriam operar em Hespanha secter de superiores, devendo por conseguinte darellington o commando em chefe dos exercitos hesnforme a sua exigencia, no que a junta central não

que um forte partido, victima das idéas exaltadas de um mal entendido patriotismo, procurava fomentar o orgulho hespanhol, excitando uma fatal desunião entre uma e outra nação. Chegado a Sevilha, começou o dito marquez a ter com o secretario d'estado da junta longas e repetidas conferencias, apresentando-lhe as mais vivas queixas contra as auctoridades hespanholas, pela falta dos fornecimentos, que o exercito inglez tinha experimentado, e continuára sempre a experimentar, emquanto se conservou em Hespanha. Para satisfação das ditas queixas a junta deputou o marquez de Villel, que era um dos seus proprios membros, para expedir todas as providencias necessarias, a fim de se acabarem similhantes faltas. Pela sua parte o governo hespanhol tambem amargamente se queixava do transtorno, que causava a todas as operações dos seus respectivos exercitos a marcha retrograda dos exercitos portuguez e inglez, e da terrivel impressão que similhante marcha causára em toda a nação hespanhola. O embaixador inglez assegurava pela sua parte ser este o resultado da extrema falta de toda a especie de munições e viveres, que os referidos exercitos experimentaram, e lhes não permittia ... subsistirem em Hespanha por mais tempo. Os ministros hespanhoes asseguravam pelo contrario, que estavam tomando todas as providencias para se remediarem no futuro as alle gadas faltas. Alem d'isto diziam mais que, se o exercito ingle= se tivesse querido demorar sobre o Guadiana, facil lhe seri tirar a sua subsistencia da Andaluzia, ao passo que, retirad para Portugal, nada mais fizera que desanimar aquella provincia, e juntamente com ella todas as mais da Hespanha.

Conseguintemente as queixas eram reciprocas, e d'ellas resultava o augmento da mutua desconfiança dos hespanhoes com os inglezes, sendo estes accusados por aquelles de terem pretensões secretas a que se lhes confiasse a defeza de Cadixou de algum outro porto importante. Verdade é que a Gran-Bretanha assim o tinha effectivamente requerido, offerecendo com essa condição a entrada de um novo exercito inglez, em substituição ao de sir John Moore; mas tambem é verdade que tendo-se-lhe recusado a proposta, os inglezes não torna-

ram mais a fallar em tal. Se Portugal, seguindo este exemplo, se tivesse conduzido com a mesma coragem, fingindo recusar-se a auxiliar a luta contra os francezes, a não se lhe restituir Olivença, parece-nos moralmente impossivel que esta se não effeituasse, porque nem a Hespanha, nem a Inglaterra, attentos os ciumes que aquella tinha d'esta, e que tão fortemente se oppunham á sincera união de uma com outra potencia, podiam, independentemente do exercito portuguez, sustentar na peninsula, separadas uma da outra, a grande luta em que estavam mettidas contra a França. Sobre estas occorrencias foi que teve logar a conclusão da guerra entre a mesma França e a Austria, de que já fallámos, ao passo que o governo hespanhol, vendo-se no deploravel estado superiormente descripto, teve de se mostrar um pouco mais moderado, solicitando que lord Wellington entrasse em Hespanha com o exercito luso-britannico. As suas solicitações tornaram-se então mais attendidas por este general, que se limitou apenas a exigir, que se lhe confiasse o commando supremo do exercito hespanhol, ou que se providenciasse por modo tal, que elle auxiliasse effectivamente as operações do referido exercito luso-britannico. Entretanto nada pôde levar a junta central a concordar sobre o primeiro ponto, que foi vigorosamente repellido, como offensivo ao caracter nacional. Se o marquez de Wellesley nada conseguiu sobre este ponto, tambem não foi mais feliz, quanto ás suas exigencias, para que no systema militar da Hespanha se operasse alguma mudança vantajosa, que inspirasse confiança aos alliados. Os hespanhoes queriam os soccorros das tropas luso-britannicas; mas queriam-nas como auxiliares, e até com a condição de que seriam subordinadas aos seus planos, sempre loucos e mal succedidos, bem como aos seus generaes, o que á vista dos seus desacertos era uma verdadeira demencia. Os inglezes pela sua parte, não tendo confiança alguma, nem no governo, nem nos generaes hespanhoes, não queriam operar em Hespanha senão no caracter de superiores, devendo por conseguinte darse a lord Wellington o commando em chefe dos exercitos hespanhoes, conforme a sua exigencia, no que a junta central não

conveiu, talvez que dominada por alguns do partido francez, o qual mesmo n'aquelle tempo não deixou de ter alguma influencia nas deliberações secretas da referida junta.

A revolução da Hespanha, que em 1808 começára por uma simples explosão de realismo, sendo o seu grito unanime, resistencia à oppressão, e guerra crua aos francezes, em 1800 tinha-se já voltado para as ideas liberaes, agitando-se por então sem nenhum rebuço no seu desenvolvimento todas at questões politicas, que em França se haviam já agitado na assembléa constituinte. No seio do proprio governo alguns individuos havia, que debaixo do pretexto de reforma de abusos acobertavam idéas de liberdade, advogadas aliás francamente por um periodico, que em Sevilha se publicava com o titulo de Seminario patriotico, o qual gosava lá de grande reputação, e d'elle era collaborador principal o bem conhecido litterato D. Manuel Quintana, que era ao mesmo tempo um dos secretarios mais influentes da junta central. Tinha-se como consequencia do liberalismo na junta não querer ella reconhecer officialmente os poderes amplos de que o nuncio monsenhor Gravina, dizia achar-se munido, para supprir a interrupção das communicações com Roma, não querento igualmente reconhece-lo como ministerialmente acreditado pelo papa. Verdade è que o dito nuncio, por falta de comme nicações com Roma, achava-se effectivamente despido da suas credenciaes, para como tal ser recebido, seguado al formulas diplomaticas: mas todos olhavam isto como un mero pretexto, poisque Gravina tinha cartas confidencias de Sua Santidade, que podiam bem supprir aquella falta, 🖋 no governo houvesse mais vontade de o receber no seu verdadeiro caracter. O que se tinha por certo era que a junt obrava por similhante maneira para assim ir estendendo a purisdicção episcopal, e cerceando a pontificia, e ao mesme tempo embaraçar a saida do numerario, que por esta via cerria em grande somma para Roma; era assim que ella la poparando para o futuro a reforma, que sobre taes pomos 🕺 premeditava. Alem do exposto, observava-se-lhe mais on particular cuidado em afastar quanto podia dos negocios p

damente liberal, publicou-se finalmente a 22 de maio um outro, pelo qual a junta se limitava a annunciar o restabeleamento da representação legal do reino pelas antigas cortes, aja primeira reunião deveria ter logar no seguinte anno, owantes, se as circumstancias o permittissem. Aindaque vago e indefinido, é este decreto de 22 de maio de 1809 o primeiro monumento publico e legal do estabelecimento do governo parlamentar na Hespanha, sendo tambem elle o que indirestamente o é igualmente para Portugal, pela grande influentia que depois teve entre nos o desenvolvimento das idéas meraes no paiz vizinho. Todavia o decreto não fixava o dia da convocação; mas n'um dos seus artigos dizia-se que uma commissão de cinco membros, tirados da junta, se occuparia de rever e preparar os trabalhos necessarios sobre o modo da convocação das côrtes, e da sua primeira constituição, commissão que effectivamente se nomeou, e da qual este negocio ficou inteiramente dependente.

Entretanto a alta nobreza, não se reputando já bemquista da junta central, não via esta com bons olhos, e maior inimisade lhe votou, desde que a viu decidida á convocação das cortes e ao fomento das idéas liberaes na Hespanha, receiando-as com bastante rasão, á vista do que havia succedido em França. Levadas as cousas a este estado, o duque de Ossuna, o do Infantado, o conde do Montijo, D. Francisco Palafox, e outros da alta nobreza, projectaram loucamente em Aranjuez uma especie de conspiração, destinada a tirar o leme do governo das mãos da junta central, dissolve-la, assenhorearemse do poder, e governarem o paiz monarchicamente, e sem reformas. Para este fim tinham-se elles querido reforçar com o apoio dos inglezes, e entendendo-se com o marquez de Wellesley, este avisou os principaes membros da junta das tramas que contra ella se urdiam, de que resultou serem presos alguns dos conspiradores, e outros exilados. Ficou portanto mallograda a conspiração, de que resultou tornar-se a nobreza ainda mais mal vista da junta, sem que todavia cessassem as tramas, que contra esta se urdiam. O supremo conselho de Castella, não obstante a sua docilidade para com

Murat e o rei José Buonaparte, tinha sido installado pela junta central, que nas suas mãos concentrou o poder de todos os outros conselhos, cujos membros forçosamente se haviam de tornar inimigos da junta, que assim os espoliava das suas attribuições. Devendo ser isto um motivo para que o citado supremo conselho se mostrasse dedicado á junta, todavia não o foi, como devia ser, declarando-se pelo contrario seu inimigo, como inimigo que tambem era de todas as idéas de reforma, que ella favorecia e promettia levar a effeito, por meio da convocação das côrtes. N'este estado estavam as cousas, quando na sessão de 21 de agosto D. Francisco Palafox, membro da junta, leu no meio d'ella um discurso em que amargamente lamentava os males da patria, e carregando o quadro com as mais negras côres, propunha, para os remediar, a concentração do poder nas mãos de um só regente, indicando para este cargo o cardeal de Bourbon.

No seguinte dia, 22, appareceu uma consulta do supremo conselho de Castella, provavelmente arrastado pelo duque do Infantado, seu presidente, na qual não só se examinava a conducta da junta central, pondo em relevo os inconvenientes de continuar a direcção dos negocios publicos nas mãos de uma corporação tão numerosa, mas até se atacava a legitimidade da sua origem, e a das proprias juntas provinciaes, suas concommitantes, concluindo por pedir a abolição d'ellas, o restabelecimento da antiga ordem de cousas, e a escolha de uma regencia, conforme a disposição da lei das partidas. O pedido, offendendo a junta central, e as mais de todas as provincias, não podia deixar de se voltar contra os supplicantes, de que resultou ser extincto o supremo conselho de Castella, o da guerra, o da fazenda, e todos os mais que existiam. No dia 3 de setembro a fermentação dos espiritos, proveniente d'estas divisões, chegára ao maior auge possivel, tanto em Sevilha, como na maior parte das provincias, e a junta central forçosamente tinha de a acalmar por meio de alguma extraordinaria medida. Para a regencia proposta, cuja questão se agitava muito seriamente na junta, alguem se tinha lembrado dos principes de Napoles; mas o seu partido era nullo, e a nomear-se alguma regencia, esta não podia deixar de se conferir a pessoa do sangue real, por então reinante em Hespanha, limitando-se portanto a contenda ao cardeal de Bourbon, e á princeza do Brazil, e infanta de Hespanha, D. Carlota Joaquina, como filha de D. Carlos IV, e portanto irmã de D. Fernando VII. O cardeal de Bourbon tinha pela sua parte um partido de ambiciosos, que aspiravam a reinar debaixo do seu nome, sendo aliás reconhecida a sua inepcia, de que lhe resultava ser muito pouco respeitado por toda a nação hespanhola, cousa para que tambem muito influia o casamento de sua irmã com o principe da Paz. O sentimento quasi unanime de todas as provincias da Hespanha, os fataes desastres da campanha de 1809 (cousa que por si só bastava para desacreditar um governo, muito mais bem organisado do que a junta central era), as intrigas intestinas que devoravam esta mesma junta, e finalmente a opinião do marquez de Wellesley, que se pronunciara decidido pela concentração do poder executivo nas mãos de um pequeno numero de individuos, tornaram-se em poderosas causas de uma proxima mudança no governo.

Já em novembro de 1808 tinham os governadores do reino mandado para Madrid, na qualidade de encarregado dos negocios de Portugal, a Lazaro José de Brito, por se ter apresentado em Lisboa no mesmo caracter D. Pascoal Tenorio de Moscoso, nomeado pela junta suprema da Hespanha, o qual mais tarde foi substituido por D. Evaristo Peres de Castro. Todavia a côrte do Rio de Janeiro nomeára em 9 de janeiro de 1809 a D. Pedro de Sousa Holstein, morgado de Calhariz (o mesmo que depois foi primeiro conde, marquez e duque de Palmella), no caracter de enviado extraordinario e ministro plenipotenciario de Portugal junto do governo central da Hespanha, postoque só em 5 de outubro de 1810 teve logar a expedição da sua respectiva carta credencial, acreditando-o como tal junto à regencia d'aquelle paiz. Foi este nosso ministro o que, em conformidade das instrucções que se lhe deram¹, lembrou ao governo hespanhol, não só os direitos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o documento n.º 68.

que a citada princeza D. Carlota Joaquina tinha á presidencia da regencia, como parenta mais proxima do monarcha reinante, mas até mesmo os que pelo mesmo motivo lhe assistiam á successão eventual á corôa da Hespanha, formulando para este sim uma nota, em que expunha as rasões em que se fundava, tanto para uma, como para outra cousa 1. D. Martin de Garay, ministro dos negocios estrangeiros, e em cujas mãos se concentrava por então a resolução de quasi todos os negocios mais importantes do estado, francamente disse a D. Pedro de Sousa Holstein, que pela sua parte estava decidido a apoiar a materia da sua nota com o mesmo vigor com que elle ministro portuguez o podia fazer. O ministro da graça e justiça, D. Benito Ermida, homem muito respeitado pelos seus talentos e probidade, chegou mesmo a ler ao proprio D. Pedro de Sousa Holstein o parecer, que a suprema junta lhe pedira por escripto sobre esta importante materia, parecer que era inteiramente a favor da referida princeza. Todavia communicando o nosso dito ministro ao embaixador inglez, o marquez de Wellesley, a negociação em que se achava empenhado, não recebeu d'elle o apoio, que com tanta rasão d'elle se deveria esperar, em harmonia com os estreitos e antigos vinculos que ligavam á corôa de Portugal a da Gran-Bretanha, desvanecendo-se por este modo a idéa de que esta potencia se interessaria pela prosperidade e engrandecimento da familia real portugueza. A verdade foi que a opposição da Inglaterra se tornou desde então patente á negociação intentada sobre tal assumpto pelo nosso ministro em Sevilha junto do governo central. A escandalosa conducta do embaixador inglez para com Portugal não se limitou só a isto. D. Pedro de Sousa Holstein negociava com D. Martin de Garay a restituição de Olivença, allegando para este fim todas as rasões contidas nas suas respectivas instrucções. Este assumpto foi tratado officialmente por escripto, porque sendo mais de trinta pessoas as que se tinham de consultar sobre elle, de pouco valeria o voto separado de um secretario d'estado,

<sup>1</sup> Veja o documento n.º 69.

e ainda mesmo o de alguns dos membros da junta, sendo isto una cousa que dependia do voto collectivo de todos elles. A occasião era por então a mais propicia possivel, para Portugal pedir um sacrificio á Hespanha, no meio dos muitos que estava por então fazendo e continuaria a fazer para a sua libertação e independencia, dando-se-lhe para este fim em compensação de similhante sacrificio o poderoso auxilio do exercito portuguez, que tão efficazmente ía soccorrer aquelle peix contra a oppressão dos francezes. Os membros do governo, a quem n'isto se fallou, todos á uma achavam a restitição conforme á rasão e á justiça; mas como, segundo as leis, pareceu a alguns, que lhes não era licito alienarem por ma deliberação a mais pequena parte dos dominios da Hespanha, entendiam que o negocio se devia submetter ás futura cortes, logoque reunidas fossem.

Era na agitação d'estas questões que chegára por aquelle memo tempo a Sevilha o citado embaixador inglez, marque de Wellesley, que quasi se constituiu por então arbitro **Esperava** 🔑 Pedro de Sousa Holstein, pelas rasões já ditas, que as suas **reclamações da restituição de Olivença fossem poderosamente** viliadas pelo valioso apoio do dito embaixador; mas se a 🛏 a reclamação se não oppoz, como tinha feito á das preten-🏍 da regencia por parte da princeza D. Carlota Joaquina, **Tabem nenhuma parte quiz n'ella tomar, apesar das vivas** Policitações e instancias que o nosso dito ministro para este m lhe fizera. Por outro lado a côrte do Rio de Janeiro, seuzida pela espectativa e lisonjeira idéa de annexar ao Brazil 🗷 colonias hespanholas da America meridional, particularnente as da margem oriental do rio da Prata, concebendo até **cano a esperança de fazer succeder na corôa da Hespanha a** real de Bragança, não se empenhou com a precisa seriede em mandar reclamar a citada restituição, demonstrando n terminantes rasões a justiça que para isso lhe assistia, e dividas que em caso de negativa teria de poder continuar neamente no apoio da causa commum dos alliados, cousa of que talvez resultasse algum desacordo por parte da junta

.4

2



da antiga monarchia, tomaram por norma, para ... este lim, sejeitarem-se também de bom grado pressões que lhes impozera o Brazil, a Gran-Bra mesmo a propria Hespanha, de que resultou não i igualmente com a devida energia uma tão justa perdendo-se assim a mais propicia occasião de 🗯 O certo è que o ministro portuguez se queixavi governo da falta de apoio no embaixador ingles: do-se a este respeito nos seguintes termos: «Ni dizer a v. ex.\*, que nenhum passo importante dado, sem ter com o embaixador de Inglaterra que por muitos motivos lhe devia, e que sempre perfeitamente commigo sobre as respostas que l a este governo; porém devo dizer que se póde falta de cooperação, que eu lhe pedi mais de um? cialmente por escripto, o não se ter conseguido de Olivença, em que o principe regente nosso será larmente se interessa. E o mesmo talvez quanto princeza nossa senhora à regencia, poisque o d'elle, que podia ter feito pender a balança a 🌆 alteza real, foi empregado mais depressa em junta á convocação das côrtes, e formação de uma executiva, dois pontos que elle officialmente 🐲 mesmo pediu n'uma nota, que entregou nos prim

Prevaleceu pois a opinião do embaixador inc

des, ou vivos e acalorados debates, que duraram por todo o mez de setembro. D. Benito Ermida propoz para a regencia da Hespanha a princeza do Brazil, D. Carlota Joaquina, na sua qualidade de infanta da mesma Hespanha. O visconde de Quintanilla, um dos vogaes da junta central, opinou pela formação de uma commissão executiva, tirada dos membros da junta. D. Francisco Palafox, que pela sua proposta abrira a discussão sobre este ponto, insistia na formação da regencia, conferindo-se este cargo ao cardeal de Bourbon: era n'esta conformidade que a consulta do supremo conselho de Castella tinha sido redigida, propondo tambem uma regencia, presidida pelo dito cardeal. Pela creação da regencia se declarou igualmente o marquez de la Romana, a cujo logar aspirava. As intrigas dos corrilhos eram por então incessantes. A junta provisional de Valencia havia dirigido á central duas representações summamente atrevidas, uma relativa ás financas da sua mesma provincia, e outra á conservação das juntas provinciaes, que o supremo conselho de Castella atacára na sua consulta, e por consequencia a central, como emanação «d'aquellas. Era sobre esta ultima representação da junta de Valencia, e sobre as de outras mais juntas, que a central se Tundava para insistir na sua conservação, e afastar a idéa da regencia. Quasi todos os que entraram no debate fallaram ao mesmo tempo na necessidade de convocar as côrtes com a maior promptidão possivel. D. Martin de Garay, secretario da junta central, e ministro d'estado na ausencia de D. Pedro Cevallos, querendo evitar a responsabilidade, que em grande parte lhe tocaria das deliberações da junta que o publico reprovava, pediu a sua demissão de ambos os empregos, no primeiro dos quaes foi substituido por D. Pedro Ribero, que era um dos membros da secção d'estado na junta central, e no segundo por D. Francisco Saavedra.

Em resultado pois d'estes debates, filhos do descontentamento quasi geral da nação hespanhola contra a junta central, da insubordinação das juntas provinciaes contra ella, e finalmente das instancias do embaixador de Inglaterra, foi o decidir-se no dia 23 de outubro a formação de uma secção, ou

commissão executiva, que se installára no 1.º de novembro, compondo-se de seis membros e um presidente, sendo este o mesmo da junta central, á qual podia assistir, bem como á secção executiva, tendo n'uma e n'outra voto de qualidade. Os seis vogaes, eleitos cada um á plurahdade absoluta, por votação secreta, deviam renovar-se por metade em cada dois mezes, sorteando-se os que haviam de sair, os quaes não podiam ser reeleitos senão passado um bimestre. O primeiro presidente da secção executiva foi o arcebispo de Laodicea, coadjutor do arcebispo de Sevilha, tendo por vice-presidente o conde de Altamira, e por vogaes D. Francisco Xavier Caro, o marquez de la Romana, o marquez de Villel, D. José Garcia de la Torre, D. Rodrigo Riquelme e D. Sebastião Jocano. No dia 28 de outubro adoptára a junta central um decreto, ou manifesto, que publicou em 4 de nevembro, pelo qual annunciava á nação hespanhola a convocação das côrtes para o 1.º de janeiro de 1810, e a sua reunião para o 1.º de março do mesmo anno. Era voz constante que o marquez de Wellesley fomentára muito estas resoluções, ou por julgar que na nova ordem de cousas teria ainda mais influencia que a que já tinha, ou pela certeza que adquirira da incapacidade da junta, e da necessidade de similhantes medidas para salvar a Hespapha, postoque não fosse da sua satisfação a escolha dos membros da commissão executiva, querendo antes Garay, Jovellanos e Valdez. Deliberações houve na junta central, que foram tão tempestuosas na discussão como as da propria convenção nacional em 1793, não havendo casta de injuria que alguns dos vogaes, e principalmente Garay, Riquelme, Jovellanos, e os que se suppunham mais ambiciosos, não ouvissem da parte dos seus adversarios.

Já se vê pois que no meio d'estes elementos discordes o estado político e interno da Hespanha não podia deixar de continuar a estar confuso e desinquieto, pela multiplicidade de intrigas, que a junta central tinha contra si, quer fomentadas pela divisão dos seus proprios membros, quer pelas pessoas e corporações estranhas á mesma junta. O decreto, ou manifesto de que já acima se fallou, ostentava uma eloquen-

cia bombastica, motivo por que talvez não agradou muito à maioria da nação, bem como por não especificar até que ponto, nem com que restricções se concentrava o poder executivo na respectiva secção, e por fixar uma epocha para a convocação das côrtes, que pareceu muito mais afastada do que a nação desejava e as circumstancias pediam. Esta questão agitava-se igualmente no seio da propria junta central por aquelles dos seus membros, tidos por mais ambiciosos, e que, acobertando a sua paixão do poder com a necessidade da representação nacional, reclamavam com a mais viva instancia 🗻 convocação das côrtes para menor espaço de tempo. D. Lourenço Calvo de Rosas, um dos mais decididos enthusiastas por milhante convocação, foi tambem o que mais advogou a necessidade de se encurtar o dito espaço de tempo; mas nada conseguiu com isto, recommendando-se apenas á commissão cortes toda a brevidade possivel na conclusão dos trabae que lhe tinham sido confiados, e que particularmente wersavam sobre o modo da eleição e constituição das mesmas cortes. O embaixador inglez queixou-se amargamente de umas parases do ja citado decreto, ou manifesto, que pareciam claramente dizer-lhe respeito, taes foram: hemos salvado el hoy la independencia nacional en las negociaciones diploweaticas las mas complicadas y espinosas. Portugal também tinha a sua dóse de censura, por se antolharem a elle referidas, ou antes as aspirações da princeza D. Carlota Joaquina, as allegadas pertenciones ambiciosas de dentro y suera del reyno, e sobre isto teria o nosso ministro formulado a sua reclama-🥰o, se lhe não parecesse conveniente ao bem do serviço restringir-se aos limites da maior prudencia para com a respectiva junta, sempre que o não julgasse incompativel com o decoro da nação.

A escolha dos membros da secção executiva reputava-se Por aquelle tempo a melhor que se podia fazer, porque á excepção de Riquelme, que tinha bastantes inimigos, todos os mais gosavam da melhor fama, emquanto á sua probidade e boas intenções. Figurava entre elles o marquez de la Romana, a cujos talentos e patriotismo todos faziam a mais inteira jus-

tiça: o mesmo arcebispo de Laodicea, de quem até ali se não formava grande idéa, começou a desenvolver no exercicio da sua presidencia uma intelligencia e actividade, que absolutamente se não esperavam d'elle. Jovellanos, Valdez, Garay, e todos os mais membros da junta central, que mais se haviam distinguido e figurado nas cousas do tempo, foram excluidos do poder executivo, pelo numeroso partido que na mesma junta se formára contra elles, ou antes contra a sua ambição. D. Francisco Saavedra, que substituíra a D. Martin de Garar no logar de ministro d'estado, era o homem que por então mais tinha merecido em Hespanha o bom conceito de todas as classes da nação, não se podendo duvidar, nem dos seus talentos, nem do seu patriotismo, receiando-se sómente que na avançada idade em que se achava não podesse já desenvolver aquella energia e actividade a que se deveu em grande parte o feliz exito da revolução contra os francezes, e a grande reputação que a junta provincial de Sevilha adquirira. A mpartição da guerra era seguramente a mais importante nas circumstancias de então. D. Antonio Coronel, que a testa d'ella se achava como ministro d'estado, reputava-se incapor de exercer tão alto cargo em tão difficeis e melindrosos tempos; mas como a direcção dos exercitos, e de tudo mais que pertencia ao ramo militar, estava confiada á secção executiva, a que pertencia o marquez de la Romana, com rasão se julgava que os defeitos de D. Antonio Coronel seriam amplemente compensados pelos talentos, pratica e grande influebcia do referido marquez. Sem embargo do que tica dato, a mudança política, que se acaba de descrever, não deixou de ter logo contra si grandes e poderosos adversarios. Effectivamente contra a junta central appareceu uma nova conspiração, a que provavelmente se ligavam as tramas do supremo conselho de Castella. O conde do Montijo, bem conhecpelo seu caracter turbulento, e que já por motivos da sede que excitára contra a junta havia sido desterrado para t dajoz, appareceu clandestinamente em Sevilha por occas d'esta mudança política: mas foi immediatamente descobet e preso, e em consequencia das suas deposições, como a

julgou, igualmente foi preso D. Francisco Palafox, vogal da junta suprema, e irmão do general do mesmo appellido, o illustre defensor de Saragoça. Alem d'estas, varias outras prisões se fizeram mais, por causa d'esta mesma conspiração, cujo fim era levar o cardeal de Bourbon à regencia com tres ou quatro adjuntos.

O marquez de la Romana, que fôra a primaria causa da prisão do conde de Montijo e do proprio D. Francisco Palafox, para assim se acabar com o germen da conspiração, que se projectava contra a junta central, tambem pela sua parte não duvidou perturbar, por meio da sua conducta, a paz e boa harmonia no seio do supremo governo, secundado a sua ambição por seu irmão, D. José Caro, que nada meos tinha em vista, que elevar a sua familia a governar a Hesanha. Foi por estes motivos que elles e os seus partidistas retenderam chamar em seu apoio a provincia de Valencia, nfiada ao commando do marquez, buscando desvairar os spiritos quanto possivel, e por este meio provocar a nomeacato da preconisada regencia, para a qual o mesmo D. José Caro indigitava seu irmão, expedindo para este fim uma circ lar ás differentes juntas, em que lhes louvava e engrandecia os seus talentos, virtudes e serviços. Contra estas pretensões expediu a junta central uma outra circular, enviada ás citadas juntas, em que não só repellia de uma maneira grave e victoriosa os ataques que contra ella se dirigiam, mas até convidava a todos a esperarem tranquillos pela proxima reunião das côrtes. Esta circular produziu effeito, apoiando todos o Parecer da junta central. Todavia é justo confessar que, no meio d'estas miseraveis querelas, os males da Hespanha forcosamente augmentavam. A junta central, no seio da qual não tinham ao principio havido outras divisões senão as que provinham da diversidade das opiniões dos seus membros, viu-se depois combatida pela ambição e phreneticas paixões de Palasox e la Romana. Reduzida a este estado, tornou-se um manifesto foco de corrilhos, de paixões pequenas, e de intrigas indignas de um governo, de que resultou, a par do seu descredito, a sua final ruina. No meio de taes circumstancias não

admira poisque a reunião das côrtes se tornasse o alvo do desejo geral dos hespanhoes. A fermentação e o desgosto de uma nação, que por espaço de dois annos se via sem rei, e entregue umcamente à direcção de uma quantidade de individuos com vistas, interesses e talentos differentes, deviam necessariamente suscitar a idéa da reunião das côrtes, para que estas, principiando por installar um governo mais bem organisado do que era a suprema junta central, assentassa depois as bases de uma nova constituição, poisque as da antiga monarchia se achavam interamente subvertidas, tanto pelos abusos que o decurso dos annos n'ella havia introduzido, como pelas idéas novas, que a mesma revolução contra os francezes havia occasionalmente diffundido no paiz.

Tambem não havia duvida que, a serem bem compostas ascôrtes, poderiam ellas servir de muito para reanimar o enthusiasmo da nação hespanhola, que aliás se achava consideravelmente abatido pelas successivas desgraças da guerra, e debilidade de um governo tal como a junta central. Apesar do exposto, forçoso é confessar que muita gente sensata havia na Hespanha, que tinha para si como cousa liquida tioser aquelle o momento de mais convenientemente as cortese convocarem; se a reunião tivesse tido logar, diziam encosete ou oito mezes antes, quando Buonaparte se achava a braços com a guerra da Allemanha, deixando respirar a naçio hespanhola, a quem nenhum perigo imminente por entid ameacava, ter-se-ía podido fazer com o necessario socego i eleição dos deputados, e ter-se-iam talvez conseguido a grande parte as vantagens que acima se enumerani; mas jutar as côrtes quando a França acabava de fazer uma nova 🕬 com a Allemanha; quando metade ou tres quartos da Hespnha se achavam conquistados pelas armas da França, e o retante proximamente ameaçado de uma invasão; quando não se podia esperar que chegassem a tempo os representante das provuetas da America, que por então amda constituan uma parte integrante da monarchia hespanhola, era sem die vida alguma expor-se a todos os perigos de uma assemble? turnultuaria, que facilmente podra ser de um para outre da

afugentada pelo inimigo, ou mesmo facilitar a Buonaparte ganhar n'ella partidistas, e pelas intrigas d'estes augmentar o descontentamento da nação contra o governo. Estas rasões não deixavam de ter fundamento, podendo com justo motivo receiarem-se os males apontados, e que aliás podiam ter logar n'um tempo em que os hespanhoes se achavam sem um centro forte de união, e quando as suas mesmas desgraças os haviam posto em confusão manifesta sobre os seus verdadeiros interesses.

Um partido republicano, que certamente não era numeroso, mas que por ser composto de litteratos, e de alguma outra gente de instrucção, postoque sem nenhuma experiencia dos negocios publicos, escrevia, fallava, e fazia mais bulha e todo o resto da nação, da qual se dizia representante, sem documento algum que todavia lhe comprovasse este seu caracter, era o que mais ardentemente parecia desejar a reunião das côrtes, e para a levar a effeito mais ardentemente traba-11 ava. Á testa d'este partido achava-se D. Gaspar Melchior de Jo vellanos, que pela sua grande reputação e abalisados talentos de orador julgava brilhar mais do que todos os outros n'essa esperançosa assembléa, que olhada como obra sua e sujeita seus dictames, forçosamente havia de ser appetecida por elle, a quem por estas seductoras causas não podiam deixar cegar os perigos que comsigo trazia. Por conseguinte Jo-Vellanos não podia supportar a idéa de que taes côrtes se não Penissem. Vinha depois d'elle D. Manuel Quintana, poeta bem conhecido, e como tal muitos annos depois laureado Pela rainha lzabel, sendo por então secretario da junta central: seguiam-se tambem a este, a quem aliás se achavam Rgregados, varios gazeteiros e litteratos do seu partido, ad-Vogando todos em unisono côro a convocação das côrtes, sus-Lentada esta por alguns periodicos, taes como o Semanario Patriotico, de que já fallámos, e o Voto da nação, alem de Uma multiplicidade de impressos, poderosos echos de collaboração d'aquellas mesmas idéas e doutrinas, fielmente copiadas pela maior parte da revolução franceza. Entretanto o praso marcado para a convocação das côrtes approximava-se.

e a commissão, encarregada da fórma da sua convocação. quasi que tinha os seus trabalhos concluidos. A commissão adoptara por princípio da eligibilidade a igualdade da representação por todas as provincias da Hespanha, e quanto 🛊 constituição das côrtes, entendeu que estas se dividissem em dois corpos collegislativos, um dos quaes electivo, e outro privilegiado, sendo este composto do alto clero e da nobreza. As cartas convocatorias não foram dirigidas por aquelle temposenão aos individuos que deviam compor a camara electiva. reservando-se a expedição das destinadas aos membros privilegiados para tempo mais afastado, seguramente por manejos do partido republicano, em virtude dos quaes resultou não virem ás côrtes senão os membros eleitos pelo povo, ficando de facto sem nenhum effeito a formação de uma segunda camara, como a commissão propunha. A representação das colonias da America ainda se não sabia em que proporção sena com a do continente europeu: a mesma duvida militava iguimente com relação ás provincias occupadas pelos franceas, e todavia levou-se por diante a medida. Tamanho era o sofrego desejo de se verem reunidas as côrtes!

No meio d'estas circumstancias o rei José, escutando e francezes, estabelecidos em Sevilha, que lhe pintavam a Ardaluzia como fatigada do governo da junta, e prompta a « render fagueira à nova realeza, julgon dever emprehender i conquista d'esta bella provincia, solicitando para este fin e permissão de seu irmão, o imperador Napoleão, permissão que facil lhe foi obter. Esta empreza, menos difficil que a sevasão de Portugal, promettia aos invasores não só boas vantagens pecuniarias, mas até mesmo grande augmento de consideração para o proprio rei José, o qual effectivamente deitea mãos á obra, dirigindo-se para a serra Morena com um uvmeroso e bem organisado exercito, na força de 55:000 be mens, por elle commandados nominalmente em pessoa, tend por major general o marechal Soult, que era o sen mais di recto e verdadeiro commandante. Para não ser de improvis surprehendida em Sevilha, como já o fóra em Aranjuet, i junta central, annunciou esta aos 13 de janeiro, por meio di

um decreto, que no 1.º de fevereiro se deveria reunir na ilha de Leão, para regular a abertura das côrtes, fixada para o 1.º de março, o que não embaraçou que um certo numero de membros da referida junta continuasse a permanecer na dita cidade de Sevilha, para lá se empregar na expedição dos mais urgentes negocios. Se o decreto em questão tivesse sido publicado n'uma epocha em que não houvesse apparencias de perigo, a medida pareceria em tal caso prudente, e até mesmo necessaria; mas publicada, como foi, na occasião em que o inimigo se achava á vista, todos a reputaram filha do medo, e por conseguinte causa de chamar sobre a junta decretante attenção publica, e portanto origem das muitas contrariedades e amarguras, que os seus membros padeceram por occasião da quéda da sobredita junta.

Já vimos que Soult começára as suas operações a 20 de aneiro de 1810, approximando-se da serra Morena, d'onde, enetrando na Andaluzia por Puerto del Rey e Almaden, sem wasi achar resistencia, o que muito admirou a todos, passou epois a Andujar e Cordova. A funesta passagem d'aquelles dois importantes pontos da serra Morena fôra pela junta central annunciada ao publico n'uma especie de manifesto, em que dizia que os exercitos dos duques del Parque e Albuquerque se iam em breve reunir, tornando-se então a sua força superior á dos francezes: n'elle dizia mais que a tropa franceza que franqueára o passo de Almaden se retirára, o que não era exacto, e que a junta ia pela sua parte dar todas as providencias para embaraçar a marcha ao inimigo; mas o The praticou em vez d'isto foi cuidar na sua prompta retirada Para a ilha de Leão, cousa que inteiramente acabou de a indispor no animo de toda a gente, e sobretudo do baixo povo. Entretanto apparecia o marechal Soult com o seu exercito diante de Sevilha no dia 29 de janeiro. Depois de dois dias de negociação foram-lhe abertas as portas d'esta cidade, sob a promessa de que por elle seria bem tratada. De Sevilha os francezes dirigiram-se para Cadix, de que por certo se assephorariam, se o duque de Albuquerque, logoque teve a noticia da sua entrada em Sevilha, não tivesse corrido promptamente com a sua divisão de 10:000 ou 12:000 homens de Pedrosa da Serra para a margem direita do Guadalquivir, andando assim em nove dias de sessenta a setenta leguas para salvar Cadix, onde entrou no dia 4 de fevereiro a tempo de poder com effeito fechar as portas da cidade ao inimigo, que na manhà seguinte se mostrava já diante d'ella. O duque, por uma conducta firme e judiciosa, chegou mesmo a oppor-se de entrada dos francezes na ilha de Leão, n'uma extremidade da qual se levanta a propria cidade de Cadix, de que resultou segurar esta importante praça, prevenindo todo o perigo de um prompto bombardeamento contra ella, exceptuando apenas o que se lhe podia fazer de um unico ponto fóra da ilha, situado ao lado oriental do porto, onde está o forte de Mata Gorda.

Por este feliz successo pôde o mesmo duque de Albuquerque segurar o importante refugio da ilha de Leão e Cadix aos membros da junta central, a qual no momento da sua sarda de Sevilha fôra obrigada a conceder a cada uma das pintas provinciaes poderes consideravelmente largos para a defendas suas respectivas provincias e localidades, dando-lhes para esse fim amplas faculdades, incluindo não só as de recrubrem e darem ordens aos exercitos, mas até mesmo as de daporem dos fundos pecuniarios, que para isso lhes fossem becessarios. Estas concessões eram já o resultado do unaname grito de toda a nação hespanhola, que abertamente accusaa junta central de indolencia, de incapacidade, e até mestro de traição, na opinião de alguns, postoque n'esta parte 👓 a mais grave injustiça. Depois da partida da junta central part Cadix, e antes da entrada dos francezes em Sevilha, havia 🛩 n'esta cidade installado revolucionariamente uma junta povincial, sendo D. Francisco de Saavedra, seu presidente, 💸 gado a reassumir a auctoridade. D. Francisco Palafox e o coost de Montijo não só foram soltos da sua prisão, mas ate nesse. levados pelo povo como em triumpho ao centro da o fendijunta, declarando-os membros d'ella, unicamente pela 🖘 qualidade de reconhecidos inimigos da junta central. Outros houve que foram buscar o marquez de la Romana, unico 1

dividuo do governo por quem o mesmo povo tinha uma reconhecida predilecção; mas este general, para se livrar de commandar n'uma cidade aberta, sem fortificações, sem tropas, e de mais a mais dominada pela effervescencia de um povo desenfreado e anarchico, pediu e obteve que o mandassem antes reassumir o commando do exercito do duque del Parque, que elle já em Galliza tinha commandado, promettendo traze-lo com a possivel celeridade em soccorro da Andaluzia. Todas estas resoluções, tomadas alías tumultuariamente em Sevilha, não deixaram de ter uma grande influencia sobre todos os povos circumvizinhos. Seria longo, e talvez mesmo enfadonho, entrar agora em todos os miudos detalhes dos factos, que por aquelle tempo se passaram em Hespanha: materia era vasta, e aos que d'ella se quizerem mais particalarmente informar, remettemos para a Historia do conde de Toreno, porque pela nossa parte não faremos mais que dizer o bastante para cabalmente se fazer uma justa idéa dos negocios da guerra da peninsula, e para melhor e mais justarmente se avaliar a historia do nosso paiz por aquelle tempo, enn que os esforços de Portugal foram realmente incriveis para sacudir de si o pesado jugo francez, e libertar a nação Vizinha, sendo por esta causa que dos successos d'ella temos fallado talvez mais do que era justo.

O odio contra a junta central tinha prodigiosamente crescido em toda a Andaluzia, particularmente depois da sua fuga Para Cadix e da entrada dos francezes n'aquella provincia: Como os acontecimentos de Sevilha haviam tido logar justamente nos mesmos dias em que a dita junta central se não chava reunida em parte alguma, por não ter tomado para isso medidas acertadas, e por terem os seus membros precipitadamente saído como fugitivos da referida cidade de Sevilha, principiaram os juizos a vacillar entre elles mesmos; passando a opinião geral a pender extraordinariamente a favor da junta provincial que em Sevilha a substituíra. Em Xerez de la Frontera chegaram até mesmo a prender o presidente da central, o arcebispo de Laodicea e mais dois deputados, na sua passagem por aquella cidade, quando fugiam para Cadix,

e teriam talvez sido mortos pelo povo, se o general Castanhos, que se achava na ilha de Leão, não tivesse tido a fortuna de os poder libertar de um convento, onde haviam sido presos, recolhendo-os depois em Cadix. Foi a mesma cidade de Cadix a que recusou reconhecer a junta central, já quando a major parte dos seus membros se achavam reunidos na ilha de Leão, e como os seus moradores tambem se vissem ameacados de uma proxima invasão dos francezes, tratou o general Venegas, commandante militar da dita cidade, de formar n'ella uma junta, composta dos individuos que para ella obtivessem o maior numero de votos, cada um nas suas respectivas parochias. Desde então esta junta, denominada junto de Cadix, passou a occupar-se com zélo, acerto e actividade de todos os differentes objectos que as circumstancias exigiam. Odiada por toda a nação, como a junta central se via, abandonada como de facto se achava por todos, victima da perplexidade, sem meios de expedir ordens, nem esperanças de serobedecida, e por outro lado temendo a reunião das côrtes, que ella mesma tinha convocado, resolveu-se finalmente a tomar o unico partido acertado que lhe restava, tal como o de voluntariamente renunciar o poder, elegendo um conselho de regencia que a substituisse, como effectivamente praticou. Desde 🎾 🎎 a sua chegada a Cadix o embaixador inglez, que já em Sevilha tinha grande influencia na decisão dos negocios publicos... 🥌 muito maior a passou a ter em Cadix. Por influencia d'elle 🚐 🚄 e com a sua approvação, a regencia eleita foi logo reconhecida pela junta de Cadix, installando-se aquella e prestandose-lhe juramento no dia 31 de janeiro de 1810. Os cinco membros de que se compoz foram D. Francisco Xavier Castanhos, presidente; D. Francisco Saavedra; o bispo de Orense (D. Pedro de Quevedo y Quintano); D. Antonio Escaño e D. Estevão Fernandes de Leão, como representante da America; 💳 mas verificando-se que este não tinha lá nascido, postoque pertencesse a uma illustre familia, estabelecida em Caracas, teve de sair da regencia, sendo substituido por D. Miguel Lardizabal e Uribe, natural da Nova Hespanha.

A eleição de Castanhos foi devida á reputação que adqui-

rira na Andaluzia, depois da batalha de Baylen, não obstante o escasso quinhão que n'ella tivera, e igualmente devido á circumstancia fortuita de se achar por aquelle tempo na ilha de Leão, e a ter tomado um grande ascendente sobre os povos por aquelle mesmo tempo; mas mais que tudo ainda devido à sua reconhecida adhesão aos interesses e causa de Inglaterra. A escolha de Saavedra teve por motivo, alem da sua reconhecida honradez e capacidade, o achar-se por então collocado em presidente da junta de Sevilha, cuja benevolencia para com a nova regencia se buscava captar e segurar, pelo ascendente que tinha sobre as outras juntas, e para evitar igualmente uma perigosa scissão no estado. Por meio do bispo de Orense, prelado aliás respeitavel pelas suas virtudes, julgou-se conciliar a adhesão do novo governo da Galliza, que então era o mais importante da Hespanha, por se achar livre dos francezes. Não houvemos noticia das circumstancias que determinaram a eleição de Escaño, a não ser o credito de ter iá exercido com capacidade o cargo de ministro da marinha. Finalmente quanto a Lardizabal a sua eleição foi devida a ter já sido nomeado pelo reino do Mexico para seu representante . na junta central, á sua amisade com o marquez de la Romana, e ao seu parentesco com alguns membros mais influentes do supremo conselho de Castella. O ministro inglez foi prompto em reconhecer a nova regencia, como sendo o governo legitimo da Hespanha. A junta de Cadix, que fôra a que mais poderosamente concorreu para esta mudança no governo, não foi menos prompta em tambem reconhecer a regencia, e as-Sim o manifestou á nação, por meio de uma proclamação que Publicou, exemplo que depois foram seguindo as mais juntas Provinciaes. O reconhecimento da junta de Cadix era n'aquelle **Lempo** da maior importancia, já pela riqueza dos individuos Que a compunham, já pelas suas grandes ligações com a America, e já finalmente por se acharem como encerrados n'aquella Cidade todos os recursos da monarchia hespanhola.

Summamente difficeis eram seguramente as circumstancias de então, para se poder julgar com acerto da capacidade e metito da regencia eleita: todos os que a compunham eram pu-



tida a seriedade um rigoroso cerco contra aquella cidade, interpretando-se então a sua approximação como unicamente distinada a embaraçar a communicação d'ella com o resto da provincia, como effectivamente praticaram, dando assim logar a que os seus defensores começassem a construir activamente as baterias, reductos e mais obras de fortificação, interessarias para se porem em estado de resistirem com vantagem a quaesquer ataques do inimigo. Por varias vezes tentou este incommodar os trabalhadores, empregados nas referidas obras; mas nenhum ataque serio emprehendeu até infim de fevereiro.

Pela sua parte o rei José mandou varios parlamentarios á Mencia de Cadix, buscando com rasões submette-la ao seu imperio; mas a ultima carta, que para tal fim lhe mandou, bi publicamente queimada pelo algoz, fazendo-se-lhe saber, te d'ali por diante se procederia igualmente contra todo o parlamentario, que com taes cartas houvesse de lhe enviar. 9 certo é que o susto, que em Cadix se tinha por então dos fancezes, era tão pouco, que o governo permanecia na ilha Leão, ou no ponto mais avançado da defeza, e portanto primeiro que devia ser atacado. As fortificações íam-se de 🖿 para outro dia melhorando e acrescentando. A guarnição **Mensora, composta primitivamente da divisão do duque de** Muquerque, fora reforçada com alguns outros corpos, que Atla se foram juntar de varios pontos da costa, elevando-se 145:000 homens a força hespanhola no dia 13 de fevereiro. reste mesmo dia tinham ali chegado 2:000 para 3:000 in**ezes, commandados** pelo general Stuart, idos de Lisboa, perando-se mais dois ou tres regimentos da guarnição de Coraltar. No dia 16 do citado mez de fevereiro ali foram qualmente desembarcar duas companhias de artilheria porquezas e o regimento de infanteria n.º 20, da mesma nação, qual foi para tão arduo, quanto arriscado serviço, patriotimente offerecido ao marechal Beresford pelos governado-• do reino, como adiante veremos: de todos estes reforços cionaes e estrangeiros, reunidos em Cadix até aos princios de março, resultou elevar-se a sua guarnição acima de

20:000 homens. Era portanto um facto que o duque de Albuquerque salvára a Hespanha, segurando Cadix, por ser então esta cidade o unico ponto d'aquelle reino onde mais seriamente se resistia aos francezes, a cujo dominio todas as mais provincias da Hespanha se podiam reputar sujeitas. O duque fora pela regencia nomeado capitão general da Andaluzia, sendo dentro em pouco tempo mandado por ella como em degredo político para Londres, com o faustoso titulo de embajxador extraordinario junto aquella corte, onde chejo de desgostos, por ver a dura ingratidão com que os seus concidãos lhe galardoaram os seus importantes serviços, acabou a existencia ainda no vigor da idade, havendo tido lo-gar o seu fallecimento no dia 17 de janeiro de 1811. Tinha 🛌 elle feito um manifesto, defendendo-se das accusações que 🕿 🔒 junta de Cadix lhe dirigira. A réplica com que a mesma junt 🕿 🔟 the retorquiu tal magua the determinou no animo, que es quecendo-se amargurado da justiça que as côrtes, reunida na mesma cidade de Cadix, lhe manifestaram nas suas reseas. pectivas sessões, só se occupou em formular uma nova defeza, cousa que de tal modo lhe tomou o espirito, que la e determinou por fim uma effervescencia cerebral, a que se se guiu uma completa demencia phrenetica, e por fim a mort——e.

Com a instaliação do conselho de regencia em Cadix a priceza do Brazil, D. Carlota Joaquina, ganhou dois zelosos de fensores para as suas pretensões nas pessoas de D. Migu Lardizabal y Uribe e D. Francisco Saavedra. Foi este o proprio que mandou chamar o ministro portuguez, D. Pede de Sousa Holstein, e o convidou a que lhe escrevesse un ota ostensiva, reclamando-lhe que a regencia ordenasse pelos meios, que lhe parecessem mais authenticos, solemnes elegaes, que se supprisse a perda, occasionada pelas circumstancias, do documento original das côrtes de 1789, que derogaram a lei salica em Hespanha, onde fôra introduzida pelas côrtes de 1725, recorrendo-se para similhante fim, ou ao depoimento das testemunhas que ainda se podessem achar, sabedoras d'aquella resolução, ou a quaesquer outros meios que mais adequados parecessem. A regencia annuiu prom-

pamente à requisição do ministro portuguez, e não só assim h'o fez communicar por nota de D. Francisco, mas até este he participou por uma outra nota, que o resultado da indagação a que se procedêra, relativamente ás côrtes de 1789, era que com effeito n'ellas se tinha abolido a lei salica, e que ficando este facto provado, sua magestade, ou a regencia em seu nome, reconhecia os direitos eventuaes das senhoras infantas á successão da corôa da Hespanha, segundo a ordem natural. O mesmo D. Pedro de Sousa Holstein requisitou mais um transumpto authentico das actas do supremo conseho da regencia sobre este assumpto, pedindo alem d'isso que se fizesse notorio a toda a nação a revogação da lei sa-La. Mas a consulta do supremo conselho, alem de declarar indubitaveis os direitos de que se tratava, insistia positivamente em que a regencia da Hespanha se conferisse à princeza D. Carlota Joaquina. Em consequencia das instrucções que o ministro portuguez tinha recebido com a sua nomeação, julgou-se obrigado a communicar aquellas suas resoluções ao ministro de sua magestade britannica em Cadix, que lhe respondeu não estar no seu arbitrio poder-lhe emittir opinião alguma official sobre a materia; mas que como simples particular, se por um lado lhe dizia que a verificação dos direitos da princeza D. Carlota à successão eventual da corôa da Hespanha lhe parecia fundada, tambem ao mesmo tempo lhe conessava que diria a D. Francisco Saavedra, que quanto á mudança de governo, e á sua substituição por uma nova regencia, parecia-lhe inconveniente, sobrestando-se em simimante passo, a não haver intervenção de consulta com a Inmlaterra. «Este obstaculo, dizia o nosso dito ministro para Rio de Janeiro, que eu sempre tinha receiado, impediu, como v. ex. bem póde julgar, até agora, e impedirá provarelmente para o futuro, que se verifiquem, quanto á regencia, os desejos verdadeiros da maior parte dos membros da iunta».

Não obstante o exposto, o ministro portuguez em Cadix,

<sup>1</sup> Officio de 22 de janeiro de 1810.

a quem o governo do Rio de Janeiro galardoára os serviços diplomaticos, que por aquella occasião lhe prestára em Hespanha, com o titulo de conde de Palmella, tentou amda negociar com a regencia d'aquelle paiz um tratado de allianca. em que não só se consignavam os direitos eventuaes da princeza do Brazil, D. Carlota Joaquina, à corôa da mesma Hespanha, com a condição das duas monarchias continuarem unidas na pessoa dos seus descendentes, mas até a restatuição de Olivença, devendo o referido tratado ser garantido por sur magestade britannica, sem o que não teria effeito. Os artigos de que elle se compoz não só foram formulados, mas até mesmo acceitos por uma e outra parte. O artigo 4.º dizia assim: «A fim de apagar inteiramente da memoria as funestas desuniões, que tem existido entre as duas monarchias contra os interesses de ambas, consente o governo hespanhol em que a cidade de Olivença, o seu territorio e dependencias sejant novamente reunidas em perpetuidade á corôa de Portugal. Pela sua parte sua alteza real, o principe regente de Portogal, attentas as reclamações a que a Hespanha pensa ter dereito na America meridional, direito fundado no tratado de limites de 1777, convem em que se nomere por ambas as partes um igual numero de commissarios, encarregados de verificar qualquer infracção involuntaria, que possa haver tido o referido tratado de limites nas possessões das duas coroas na America meridional, devendo-se n'um praso indicado restabelecer exactamente no seu vigor tudo o que se estipulor no sobredito tratado . A vista d'estas disposições e bem facil de crer que o Brazil não podia ter suceros desejos, como effectivamente não teve, de ratificar o respectivo tratado, por causa das suas aspirações, tendentes não só a ficar com of terrenos de que porventura se tinha já assenhoreado, depois do citado tratado de limites de 1777, mas também a fazer mão baixa nos territorios da margem oriental do Rio da Prate até Montevideu, de que ainda não estava senhor. Era igualmente de esperar que a Gran-Bretanha se não prestasse a pa-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o documento n.º 70.

rantia pedida, por julgar não lhe convir à sua politica a reunião das duas monarchias portugueza e hespanhola n'uma só corôa.

Effectivamente era por aquelle mesmo tempo que se começou a manifestar por parte da côrte do Rio de Janeiro a sua formal tenção de se querer apossar por via das armas d'aquelles mesmos territorios, dando isto logar, não só ás queixas que o vice-rei de Buenos-Ayres fez contra a extraordinaria accumulação de tropas brazileiras nas fronteiras do Rio Grande, mas até mesmo ás do ministro hespanhol, junto aquella côrte, o marquez de Casa Yrujo, havendo por esta causa uma correspondencia de notas entre elle e o conde de Linhares. Esta questão foi até debatida em Cadix entre o ministro Azara e o conde de Palmella, que em nota de 25 de abril de 1810 dizia ao referido ministro: «Os estados de sua alteza real no Brazil não têem outros confinantes senão os de sua magestade catholica, e ficaria por consequencia sua alteza real impossibilitado de conservar as suas tropas, como pede sempre a boa politica, nas provincias das suas fronteiras, se O governo hespanhol julgasse com'isso ameaçados os seus cominios. No caso actual as tropas reunidas na capital do Rio Grande estão a cento e cincoenta ou duzentas leguas das fronteiras hespanholas, e esta distancia, junta com a declaração do principe regente, meu amo, de que as sobreditas tropas Por caso nenhum avançariam, sem que o seu auxilio fosse reclamado pelo governo de Hespanha, deve bastar, segundo me parece, para remover inteiramente toda e qualquer du-Vida, ou injusta suspeita. Na verdade a palavra, mas até a idéa mesmo de suspeita deve fazer uma impressão desagradavel no momento em que com uma effusão do coração, e uma sinceridade, desconhecida até agora na historia, portusuezes e hespanhoes, considerando communs os seus interesses, misturam as suas tropas, e empregam todas as suas aculdades em resistir ao oppressor da Europa. O principe regente, meu amo, vê nos direitos eventuaes da princeza, sua augusta esposa, a este throno um motivo ainda mais forte de onservar como propria a causa da Hespanha. Estes podero-

sos motivos e multiplicados enlaces, que o supremo conselho da regencia sabe apreciar, não serão talvez conhecidos em toda a extensão pelo ministro da Hespanha junto a sua alteza real, e pelo vice-rei de Buenos-Ayres».

Todavia tanto o ministro da Hespanha na côrte do Rio de Janeiro, como o vice-rei de Buenos-Ayres, ambos se continuaram a queixar da extraordinaria reunião das tropas brazi——\_leiras na fronteira, dando assim logar a que o ministro Azara -a respondesse ao conde de Palmella, na data de 8 de junho , dizendo-lhe: «De todo ello se ha enterado el consejo de regencia, y no pudiendo prescindir su majestad de las pode-erosas razones, que le asisten para desear la remocion de la sas abril, nada me resta que anadir ahora a quanto entonces ex--xpuse a v. s.a, si no que el marquez de Casa Yrujo no puede menos de insistir en sus gestiones sobre la referida remocio y en razon de las instancias, que sobre lo mismo le hace vice-rey de Buenos-Ayres». Sem embargo d'isto, não é Hespanha, mas sim ao Brazil, que se deve attribuir o mall \_\_\_\_\_0gro dos esforços, empregados pelo conde de Palmella, pa a restituição de Olivença, como se vê das queixas por electronical feitas para o Rio de Janeiro, d'onde nada se lhe dizia ácer — ca do tratado, que para similhante fim negociára com o governo hespanhol, por quem já tinha sido acceito. Ás participaçõ-es feitas sobre tal assumpto debalde solicitou resposta, apes ar referido governo. O mesmo conde de Palmella se queixa — a igualmente de que tambem o marquez de Wellesley nenhun 14 resposta desse em Londres, depois que lá fôra ao ministeri nem ao embajxador portuguez, nem ao hespanhol n'aque la côrte, ácerca da garantia, que se lhe pedia por parte de susa magestade britannica, guardando a tal respeito um obstinacio silencio, que elle conde de Palmella suppunha ser filho, não só da opposição, que a Inglaterra tinha feito a que fosse chamada á regencia da Hespanha a princeza D. Carlota, mas até mesmo da má vontade com que tinha visto o reconhecimento

1

dos seus direitos eventuaes á corôa d'aquelle reino, sendo este aliás um dos pontos que se continha no projectado tratado. O certò é que as ambiciosas vistas do Brazil em querer lançar mão da margem oriental do Rio da Prata, alem de não querer deixar os terrenos de que já se havia apossado, em contravenção ao tratado de limites de 1777, fizeram com que o projectado tratado de alliança com a Hespanha se não levasse a effeito, mallogrando-se por conseguinte os esforços do conde de Palmella n'esta sua primeira tentativa para se nos restituir Olivença. Mas a ambição que por então se manifestava na côrte do Brazil não era só com relação aos territorios da margem oriental do Rio da Prata; mas era até mesmo com relação á propria Hespanha, como se demonstrava, tanto pelas diligencias que o ministro de Portugal em Cadix fazia para se chamar a princeza D. Carlota Joaquina á regencia d'aquelle paiz, como pela recommendação que tambem se fizera ao ministro de Portugal em Londres, para que conseguisse do governo inglez a sua approvação a similhante chamamento, ou pelo menos uma declaração expressa de que a elle se não oppunha; mas ao mesmo tempo que com tamanha instancia commettia similhante materia ao ministro portuguez em Londres, nada por outro lado lhe dizia com relação á restituição de Olivença<sup>4</sup>, repetindo assim para com elle a mesma conducta que já igualmente havia tido para com o ministro portuguez em Cadix.

Quanto aos negocios da guerra, repetimos o que já mais acima dissemos, isto é, que a primavera de 1810 póde ser considerada como tendo operado uma segunda crise nos negocios da peninsula. Destruidos como constantemente tinham sido todos os exercitos hespanhoes, pela incapacidade dos seus generaes e indisciplina d'esses mesmos exercitos, mallogradas todas as suas emprezas; caídas nas mãos dos francezes, ou por elles bloqueadas, todas as fortalezas da Hespanha, tres quartos d'esta monarchia tambem por elles se achavam subjugados. Á vista pois de taes circumstancias não era per-

<sup>!</sup> É o que se prova lo documento n.º 71.

mittido esperar, mesmo na opinião do mais fatuo e presumpçoso hespanhol, que o seu paiz se podesse libertar do jugo francez, sómente por esforço proprio dos seus naturaes. Por outro lado Buonaparte em alliança com a Austria, dispondo a seu talante de uma immensa força, e sem guerra alguma por então em outra parte da Europa, a não ser na peninsula, promettéra aos francezes, e o fizera saber tambem ao mundo inteiro, que passava a conquistar Portugal, d'onde expelliria e obrigaria a se retirar novamente para os altos mares o leopardo inglez, promessas que tão faceis lhe pareciam de realisar, á vista das suas tão prosperas circumstancias. A propria nação ingleza, desanimada pelos maus successos da guerra em geral, e descontente igualmente pelo sensivel desastre que experimentara na ilha de Walkeren, achava-se muito disposta a abandonar a luta. A opinião publica tornou-se portanto fluctuante durante algum tempo, passando-se a estação em suspenso. Felizmente no fim do mez de março uma decisão do grande conselho de Inglaterra manteve no poder os ministros da corôa, partidistas da continuação da guerra, a que se seguiu a corajosa resolução de não se abandonar a luta contra a França, continuando-se a fazer de Portugal a base das suas operações militares, vistoque do governo d'este reino faziam os inglezes tudo quanto queriam, não sendo menos docil para com as exigencias da côrte de Londres a côrte do Rio de Janeiro, sempre prompta e resignada a acceitar todos os alvitres e dictames do governo britannico, por mais opprobriosos que lhe fossem, dirigida, como então estava sendo, a inteiro arbitrio do conde de Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, partidista docil e systematico, como sempre fôra, da preponderancia ingleza em Portugal, no que o igualava, se é que o não excedia sobre este mesmo ponto, seu irmão, D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho, que por então continuava a ser ministro de Portugal junto de sua magestade britannica.

A Inglaterra, que constantemente nos compromettera com a França republicana, e com ella e a Hespanha nos mettera igualmente n'uma crua guerra; a Inglaterra, que não só nos

dendonára, mas até nos sacrificara na sua paz de Amiens com aFrança, garantindo á mesma Hespanha a definitiva posse de Oivença, praça que tinhamos perdido por causa da nossa aliança com os inglezes, e do seu duro abandono para commsco; a Inglaterra, que por meio das suas tropas se tinha ingrata e traiçoeiramente apoderado por duas vezes da ilha da Madeira e de Goa, tentando fazer outro tanto a Macau, isto quando ao mesmo tempo se achava em paz e amisade com Portugal; a Inglaterra, que nos arruinára a navegação e commercio, pela sua inqualificavel resolução de nos bloquear sportos do reino em 1807, e apresar os navios que para elles visham, ao mesmo tempo que lord Strangford, por então seu mistro na côrte de Lisboa, e o almirante sir Sidney Smith, drigavam o principe regente a abandonar os seus estados de Europa para se dirigir aos da America, evidentemente nas vistas de emancipar estes da metropole, a fim de commercismente os explorar em proveito seu; a Inglaterra, que por meio da ominosa convenção de Cintra entregára ao mais in-Leiro desprezo a nação portugueza, o seu governo e os seus smeraes, atacando abertamente a sua independencia e dignidade; a Inglaterra, que fazia do povo portuguez o mais des-**Eraçado conceito, suppondo-o uma raça degenerada do que** Os seus antepassados tinham sido, e portanto incapaz de esrço algum de patriotismo e de coragem, d'onde provinha essa mesquinhez de soccorros, que em 1808 lhe ministrára Para sua defeza, quando tão ampla e rasgadamente os estava cracendo á Hespanha, a quem só buscava associar-se, ser-**Findo-se ao mesmo tem**po de Portugal para o arruinar ainda mais, por fazer d'elle base das suas operações militares, d'one resultou devastar-lhe o seu territorio por meio das suas ropas: a Inglaterra, que mesmo na primavera de 1810 se estava fortemente oppondo por meio do seu embaixador em evilha e Cadix, sem rasão alguma plausivel para a sua causa vara os seus interesses, ás negociações do ministro portuez em ambas aquellas cidades, negociações em que figurava no ponto cardeal a restituição de Olivença, que ella só por nos devêra ter feito restituir, se no seu gabinete de então

houvesse algum assomo de bóa fe e verdade no mento dos tratados que comnosco tem; a Inglatadepois de perdidos todos os soccorros, que minisferentes nações da Europa na sua guerra contra dos desastres soffridos em toda a parte da mes onde as suas tropas desembarcaram, tomára a rese apropriar do exercito portuguez, de todos os no sos militares de terra e mar, e de continuar a fatugal base das suas operações, sacrificando-o inteir seus interesses, tratando ainda assim os portugu em antigos tempos os spartanos tratavam os illotaterra, dizemos finalmente, não obstante tudo isto. mais que ainda poderamos acrescentar sobre as honrosa conducta para comnosco, aggravada amdi sua ingratidão e desprezo para com a nação portuguainda assim no conde de Linhares, e em seu irmão gos, como seus firmes e leaes partidistas, dois estre peões das suas vontades, e por conseguinte dois! tos doceis para tudo quanto houve por bem exigir d e dos seus habitantes, sem ao menos se lhes gard pequena vantagem ou compensação dos sacrificios mos a fazer, por meio de um tratado ou convend resultou vermo-nos escravisados inteiramente ao obrigados a soffrer quantas prepotencias e vexan prouve, ou lhe conveiu empregar contra nos, abo ou contrariando mesmo os nossos interesses, aim se não oppunham aos seus, e tudo isto com mai brantamento das suas promessas, e flagrante viseus repetidos tratados com Portugal. Seria portamica, como já n'outra parte dissemos, mais desle gos tempos do que n'aquella epocha for e se ni a fé britannicaº Não o acreditámos,

Antigo e de longa data era já o desprezo que mostravam para com os portuguezes, porque ro nullos, debaixo das vistas da política e das cousamenhuma consideração lhes davam a um e outre sendo sómente o tempo, e as suas multiplicado.

mem os desenganou, quanto ao segundo ponto, obrigando-os a se ligarem finalmente comnosco: quanto porém aos interesses commerciaes, a sua politica nunca deixou de explorar utilmente a monarchia portugueza, que aliás reputavam como un mercado de muita vantagem para as suas compras e vendas, particularmente depois da descoberta das auriferas mimas do Brazil. Sabidas e reconhecidas como por todos eram **scousas acima relatadas, admira que o conde de Linhares** e seu irmão D. Domingos, sendo aliás homens de talento e merito, persistissem em se mostrar tão firmes e systematicos em subordinarem inteiramente a nação portugueza e os mais caros interesses da sua patria ás exigencias e interesses de Gran-Bretanha, sem lhe garantirem, como já dissemos, a mais pequena vantagem por meio de algum tratado ou convenção, esquecendo-se até da desgraçada restituição de Olivença. Pertenciam os dois irmãos Linhares ao chamado partido inglez, opposto como era ao francez, os quaes se haviam originado e apparecido em Portugal com a elevação da casa real de Bragança ao throno d'este reino em 1640. A coincidencia das guerras civis de Inglaterra com a menoridade do amoso Luiz XIV na França, fizeram com que nem uma nem outra potencia prestassem soccorros effectivos aos portuguezes, durante os vinte annos da arriscada luta da sua independencia contra os hespanhoes, isto é, até á paz dos Pyrenéos, circumstancia que muito serviu para consolidar as duas differentes opiniões ou partidos, por não ter nenhum d'elles rasão bastante para condemnar o outro. Depois da paz dos Pyrenéos Luiz XIV e Carlos II alguns soccorros ostensivos forneceram então a Portugal, de que resultou conservarem-se os dois partidos em equilibrio. A louca paz da França com Inglaterra fez com que aquella potencia esquecesse completamente Portugal na crise de 1762, ou antes n'ella o envolvesse à força, e por modo tal, que no auge do seu despeito, não sabendo a que pretexto houvesse de recorrer no referido anno contra a Gran-Bretanha, lançou-se nos seus famosos equipamentos contra a nação portugueza, de concurso com a côrte de Madrid.

O marquez de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Mello,



com que effeituára as importantes reformas que 📻 sentido do nivelamento social, a par da corages. igualmente rebateu algumas das prepotencias 💺 Todavia forçoso è confessar que durante o remad. D. Jose as hostilidades do citado partido francez 😘 glez acharam-se como em lethargo, convergindo 📔 tenções para a política rasgadamente reformista do mmistro, lethargo que desappareceu em 1777 com ao throno da rainha D. Maria I, sua filha, ou a<mark>ntes c</mark>i guração da velha e aristocratica política que os seu: dos ministros se propozeram seguir em aberta 🐗 do dito marquez de Pombal, vindo dar mais calor a il de cousas o apparecimento, da famosa revolução 🛍 1789. For então que entre nós rebentou novamento o furor a guerra dos dois citados partidos france vindo, como por smalhante motivo vieram, os nov pios políticos da França augmentar mais consider o numero dos que a esta potencia se tinham por ou partidistas.

Foi desde então que o partido francez em Portinou cada vez mais forte, em rasão dos progressocessivamente foram tendo entre nós as doutrindurante o tempo d'aquella tão famosa revolução, dogma da não resistencia ás vontades da Françnão so os que aspiravam a ver entre nós estabelverno parlamentar, mas até mesmo os que por

sustentasse. Chegadas as cousas a estes termos, era justa consequencia apparecerem logo tambem os combates successivos entre o partido inglez e o francez, como effectivamente succedeu: a victoria achou-se todavia indecisa até ao momento em que sairam do ministerio D. João de Almeida e D. Rodrigo de Sousa Coutinho, tidos como chefes do partido inglez, resultando este notavel facto da formal recusa da Gran-Bretanha em mandar tropas para Portugal no anno de 4803. Antonio de Araujo de Azevedo, a quem por então se deu as honras de chefe do partido francez, foi chamado ao inisterio por decreto de 6 de junho de 1804. Durante a sua elevação ao poder assignára-se em Lisboa com o general Lannes uma convenção de neutralidade em harmonia com os principios do dito partido francez, convenção por que se deram á França muitos milhões de francos, e se prometteram ao commercio d'esta potencia todas as possiveis vantagens, para mais segura garantia de uma tal neutralidade, por não querer o principe regente de Portugal romper por maneira alguma hostilidades contra a Gran-Bretanha, postoque as vistas dos partidistas da França fossem o fazer com esta potencia uma alliança offensiva e defensiva.

Desde 1804 até 1807 os negociantes portuguezes enriqueceram-se pelo commercio neutro; mas o thesouro, esgotado pelas consideraveis sommas que se tinham pagado á França, não tinha meios alguns de satisfazer os seus encargos. A miseria e o aviltamento de Portugal para com a França tornaram-se desde então palpaveis a todos, filhas aquellas cousas talvez da demasiada confiança e boa fé, que se tinham posto <sup>no</sup> governo francez, confiança e boa fé que em 1806 subiram a um ponto tal de cegueira, que se constituiram n'uma verdadeira demencia, parecendo incrivel ao governo portuguez Que Buonaparte fosse capaz de faltar tão insidiosamente ás Promessas feitas ao principe regente. Todavia faltou na realidade, sendo o paiz invadido inopinadamente pelos seus exercitos no dito anno de 1807, como já se viu: a rapacidade, o despotismo, os morticinios, os incendios, os roubos e a pilagem a mais escandalosa, a par de inauditas violencias,

D

r



como das innumeras provas, que da mais acridade para com elle o governo portuguez constituha apresentado; mas o governo britannico, então não convinha ter por verdade o que na vemou o sobredito decreto como uma manifesta guerra, confirmada, tanto pela insidiosa ou similord Strangford de Lisboa, como pelo bloqueio puação d'este mesmo diplomatico, fora posto

3

fesses mesmos navios, tendo-os como de nação inimiga, por eleito do já citado decreto, sendo acompanhado este acto da ecandalosa occupação da ilha da Madeira, e da tentativa que pra o mesmo fim se fez sobre Macau, porque quanto á occupação de Goa e de Damão, essa ainda foi mais escandalosa, per ser feita muito anteriormente à promulgação do referido decreto, e não lhe poder este servir de desculpa. Todos estes tos eram realmente inqualificaveis, e servirão de eterno pa**tio de opprobrio para a moralidade e justiça do governo bri**tanico d'aquelle tempo para com Portugal. Prescindindo pois de occupação da Madeira, de Goa, Damão e Macau, de que ji fallamos, diremos sómente que a detenção dos navios poringuezes em Inglaterra, como consequencia d'aquelles apresamentos, não podia de modo algum justificar-se, nem mesmo com a apparente hostilidade do principe regente de Portugal, quando pelo citado decreto de 8 de novembro mandou exchir dos seus portos os navios inglezes, porque, segundo um oficio de lord Strangford, similhante medida fôra tomada de acordo e com a sancção do governo britannico<sup>4</sup>.

Mas emfim saíu de Lisboa o principe regente, concedendo a nação ingleza tudo quanto d'elle exigiu, desamparando até mesmo, a par dos seus subditos, os seus estados da Europa, para seguir o partido e alliança da Gran-Bretanha. Apesar d'isto apresamentos houve que se fizeram até mesmo á sua propria vista, chegando a tomarem-se-lhe no centro da sua mesma esquadra os navios dos seus subditos! Ainda mais: alguns ofliciaes d'esses mesmos navios, que foram apresados ao pé da nau, a cujo bordo se achava o principe regente, quizeram ir fallar-lhe; mas os apresadores não lh'o consentiram; taes foram por exemplo os do navio Pombinha, da praça de Lisboa. e os do navio Fama. Uma ordem do conselho privado em Londres, datada de 6 de janeiro de 1808², dividiu em tres classes os navios, que por então foram apresados: 1.², navios detidos em Inglaterra, cujos donos existiam em paizes não su-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o documento n.º 71-A.

<sup>2</sup> Veja os documentos n.ºº 71-B, 71-C, 71-D e 71-E.

ежи однов и вене попов; физико пов ин веј deviam ser depositados na mão de agentes nomea governo inglez e pelos reclamantes, organisando-se uma commissão mixta, composta de dois inglezes e de tuguezes. Por meio d'esta medida pareccu que o govi glez reputava justos os apresamentos dos navios pertea subditos portuguezes residentes em Portugal e nos i gares sujeitos á dominação franceza; estes apresamen portavam ainda assim na avultada somma de 35 a 40 🖹 de cruzados. Mas nada mais atrez e indigao que uma co d'estas. Portugal, sem attender aos seus compromis a França, vendo-se abandonado, e até mesmo sacrifica-Gran-Bretanha, que nenhum auxilio lhe prestou em nem lh'o quiz ou lh o pôde prestar em 1803 e 👭 quanto pode para salvar dos francezes as propriedad glezas e os subditos britannicos residentes em Portugi a clausura dos portos teve por fim logar para com oc inglezes, foi isto o resultado da annuencia da proprii Bretanha a simithante medida, visto não querer on não soccorrer Portugal n'aquella melindrosa conjunctura promettido pors este paiz com a França, por causaalliança com a Gran-Bretanha, e abandonado por esta cia, quando mais dos seus auxilios precisava, deixand baramente victima das gras de Napoleão, a paga qui denommada amiga e fiel alhada lhe deu for entregar 💼 todos os seus navios de commercio, e apresar-lhiosà vista de principe resente de Postugal.

repotencia, das ameaças e intimações da França, que impeimamente assim o exigia do governo portuguez, e não acto relatario do principe regente, acto que, não obstante isto la propria annuencia que a Inglaterra lhe prestou, foi pelo mistro britannico reputado como declaração de guerra!

Não contente ainda o governo inglez em arruinar por simiinte motivo a navegação e commercio dos portuguezes, modou fazer mão baixa na ilha da Madeira, como já a tinha in em Goa e Damão, possessões que fez occupar com formas, pagando assim com depredações e ruinas os pesahe sacrificios que o governo portuguez tinha feito e contimva a fazer para se mostrar fiel aos tratados que com elle Podia a fé punica, de novo o repetimos, tão invecti-Ma pelos romanos, commetter actos de peior moral do que les? Não nos parece crivel. O certo é que a enorme somma propriedade portugueza, que por aquelle tempo se manm reter em Inglaterra, e juntamente com ella os lucros cesmtes e damnos emergentes, foram uma das mais efficientes mess da ruina em que o commercio portuguez por então ie. Mas n'isto mesmo ganhava a perfida politica da Granmtanha, porque todo o atrazo e prejuizo do commercio rtuguez redundava em inteiro proveito do commercio briraico com os portos do Brazil, que se lhe franquearam, que seguramente devia influir muito na atroz conducta rgoverno inglez por aquella occasião, ao qual nada impora moral, nem a fé publica diante da espectativa do ga-LE foi no meio de taes circumstancias que a côrte do Rio Janeiro antepunha ás dos nacionaes as vantagens e procecia dos navios inglezes, quando aquelles, pelo empate dos randos e da sua detenção em Inglaterra, nada podiam prehender, ou nada mais faziam do que um commercio kivo com a Gran-Bretanha. Foi cousa realmente barbara miderar o governo inglez os portuguezes residentes na Eube como ligados ao partido francez, elles, que por obedienordens do principe regente, tinham ficado no reino; E. que abandonados pela Gran-Bretanha, nada podiam facontra a invasão dos exercitos francezes e hespanhoes,

que tão duramente os subjugavam. Devendo elles portanto achar mais clemencia no governo inglez do que os seus concidadãos brazileiros, ou os que residiam no Brazil, foram todavia tratados com mais severidade do que estes, medida que pareceu ter por si a sancção do ministro portuguez em Londres, á vista da frouxidão ou abandono com que a deixou ordenar, não sendo ella mais do que o manifesto abuso do força contra a fraqueza, acompanhado da immoralidade do insultar graciosamente o opprimido diante da prepotencia do oppressor, depois de o ter duramente violentado a tudo quanto delle quiz fazer. Eis como em tão critica occasião se nos mos trava fiel a Gran-Bretanha, á qual não obstante isto, e o muir mais que depois nos tem feito, havemos continuado a cham massa antiga e fiel alliada!

Prescindiremos de relatar aqui as muitas queixas, que p-or aquelle tempo se fizeram ao embaixador de Portugal em L dres, D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho, por causa sua negligencia, se é que não total desprezo, em advogar com a devida seriedade e energia os interesses do seu paiz, quan iam encontrar os interesses da Inglaterra, ou as vontade desejos do gabinete inglez: estas queixas fizeram-se sob modo notaveis nos apresamentos dos navios portuguezes que acima se fez menção, sendo taes as despezas do fôroas da conservação dos cascos e cargas dos referidos navicas que alguns casos houve em que o valor de uma e outra cou não chegou para taes despezas. Mas do que não podem prescindir é da grandissima parte que teve no ominoso t tado de 1810, um dos mais funestos, se é que não o m funesto, de quantos Portugal tem feito com a Gran-Bretani - a. Foi o referido ministro, ou embaixador nosso, o que abr -iu em Londres a iniciativa para um tratado de commercio en Portugal e a Gran-Bretanha, como consta do artigo 7.º 🗷 la convenção por elle negociada aos 22 de outubro de 180 7. onde se diz: «Logoque o governo portuguez for estabelecie Io no Brazil se procederá á negociação de um tratado de alliançã e commercio entre o governo de Portugal e o da Gran-Breta-Alem d'esta promessa, que tão funesta se tornou depois

pra Portugal, a convenção, negociada por D. Domingos Auterio de Sousa Coutinho, não foi menos ominosa para este reino, quanto ás outras disposições que contém, particularmente as comprehendidas nos artigos 3.º e 5.º, estipulando-se per aquelle, que no caso do principe regente se ver obrigado inchar os portos de Portugal aos navios inglezes, para evitar aguerra com a França, consentia que as tropas britannicas besem admittidas na ilha da Madeira, immediatamente depis da troca das ratificações da referida convenção; e pelo agundo dos citados artigos se dizia que no mesmo caso do **Ethamento** dos portos, sua alteza se obrigava a fazer partir incessantemente para o Brazil metade da sua marinha de merra, e a deixar ficar a outra metade no Tejo, para que, mida à esquadra britannica, o transportasse a elle e à sua real familia para o Brazil. Finalmente para se ver quão ominosa foi a supradita convenção, bastará dizer que por ella mada mais se vê do que sacrificios e encargos para Portugal, tem compensação alguma por parte da Inglaterra, que equimalha a um só d'esses sacrificios ou encargos.

Sem embargo da promessa feita e contida na convenção de 22 de outubro de 1807, de se fazer um tratado de alliança **e outro** de commercio, o governo inglez, tendo conseguido a abertura dos portos do Brazil, e sendo por então a unica poencia que commerciava com aquelle estado, parecia não ter mito a peito o fiel cumprimento da referida promessa. Não contente pois D. Domingos com o muito que tinha já feito para a realisação do seu projectado tratado, foi elle o proprio me tambem remetteu a seu irmão para o Rio de Janeiro um sboço ou projecto do que se tinha a negociar sobre este como se vê do documento n.º 15, junto ao seu officio **la 31 de março de 1808. Este facto prova portanto que o** nesmo D. Domingos foi o que continuou a insistir em se faer um tratado de commercio com a Gran-Bretanha, logoque principe regente de Portugal chegou ao Brazil, havendo puras mais peças da sua correspondencia que provam igualtente o mesmo. O seu inglezismo era de tal ordem, que muita h sua dita correspondencia, e sobretudo a relativa a objectos

rose, era por elle lida a mr. Canning antes da sua sando depois a redigi-la segundo as insinuações - d este famoso ministro. Tal foi o que succedeu - - - officios de 16 e 17 de janeiro do referido anno >>> concernentes a varios objectos do referido tratado. 🧈 🐃 que já se annunciavam ou aconselhavam cousas 🗻 . 🗫 se deveriam consignar. Não admira pois que, 🍇 - Lestas instancias de D. Domingos, fosse o conde de Liseu irmão, o que em nota de 21 de agosto de 1808\_ Argela a lord Strangford, já por então enviado de sua mages britannica na côrte do Rio de Janeiro, para onde de Lis-No e dirigira n'esta qualidade junto do principe regente sucçasse officialmente esta ominosa negociação, dizendo acwerdo ministro que, havendo o mesmo principo regentvocedido grandes beneficios e graças ás produções e ma macturas inglezas, poisque só em seu favor se podía olha a aquelle tempo a abertura dos portos do Brazil, e a permis-🐱 da entrada n'aquelle estado das referidas producções 😅 manufacturas com grande moderação de direitos, era justo que a Inglaterra concedesse também pela sua parte algun = 3 favores aos generos e producções do Brazil: os de Portuga I 🗯 🛋 não lhe mereciam attenção. Feliz occasião foi esta para lord 🔎 Strangford, porque, querendo ser util ao seu paiz e agrada vel ao sen governo, já desde o principio do anno de 1808. achando-se por então em Inglaterra, ali se tinha entendido sobre este ponto com D. Domingos Antonio de Sousa Coutipho, e o induzira a lhe dar um projecto de tratado de commercio, como effectivamente lhe deu, e a favorecer, tanto quanto podesse, e particularmente por meio das suas relacões com seu irmão, o conde de Linhares, a negociação do sobredito tratado, projecto que provavelmente foi o que acima se menciona. È de crer que das instancias de D. Domingos para com o seu dito irmão proviesse, como já dissemos, a resolução que este tomou, de dirigir a lord Strangford a supracitada nota de 21 de agosto, e portanto que fosse o referido lord o remoto e primordial auctor da lembrança do tratado. O certo é que a resposta, que lord Strangford deu

no conde de Linhares, foi que sua magestade britannica, penetrado da justiça dos principios que sua alteza real havia atraçado, se achava inteiramente disposto com iguaes vistas a favorecer, animar e estender o commercio, que existia já entre as duas nações, e que promettia tomar de um para outro dia cada vez maior e mais util extensão, e que para este fim estava disposto a concluir um tratado de commercio estre os principios justos e rasoaveis da mais perfeita reciprocidade e igualdade, parecendo-lhe indispensavel que todas as disposições, necessarias para favorecer o commercio, e fizessem por meio de uma convenção ou tratado, e não por uma simples e reciproca declaração.

Fazer um tratado de commercio com um paiz novo, em me tudo havia a explorar, desconhecidas, como ainda por como eram, as suas producções, e de mais a mais n'um tempo m que a sorte de Portugal se achava incerta, e a sua guerra om a França absorvia todas as attenções, sem que circumstancias tão graves obstassem a comprehender também Poringal em similhante tratado, quando a Inglaterra ainda por min o considerava como paiz hostil, á vista dos navios porreguezes, que tão escandalosamente continuava a reter em Leadres, era cousa que não podia deixar de trazer comsigo mais funestas consequencias; e se D. Rodrigo de Sousa e ten irmão D. Domingos não parecessem inteiramente apostados em sacrificar os interesses da sua patria aos interesses intannicos, tão longe de promoverem e favorecerem em circomptancias taes um arranjo commercial definitivo com uma petencia tal como Inglaterra, deviam bem pelo contrario opper-se-lhe com todas as suas forças, e quando conveniente ingassem regular os assumptos commerciaes entre um e outro paiz, uma simples convenção temporaria, não tendo de dereção mais que quatro ou cinco annos, ou o tempo por que , de la guerra, era o mais que rasoavelmente podiam fa-Tr. Entretanto D. Rodrigo respondeu pela sua parte ao mivistro inglez, que estava auctorisado a entrar com elle na nepeiação necessaria para o dito fim, e portanto que podia elle ninistro propor desde logo as primeiras bases, ou prestar-se

a ouvir as que elle D. Rodrigo poderia immediatamente offerecer, parecendo também conveniente a sua alteza real, que por esta occasião se renovasse o tratado de alhanca definitiva entre os dois estados, e garantia reciproca dos dominios das duas corôas. E é realmente para admirar que, tendo D. Rodrigo sido n'outro tempo tão adverso a tratados com a Gran-Bretanha, não tivesse elle depois duvida alguma em ser o proprio que encetasse e concluisse a negociação de um tratado com aquella potencia, que não offerecia mais que vexames 🚐 prejuizos para a industria, commercio e navegação portugueza, no meio das suas palavras sonoras de igualdade e reciprocidade, garantindo para si toda a especie de vantagen: reaes, que muito tinha em vista alcançar. Mas o que mais admira é que similhante tratado, feito com um paiz novo n-America e com outro mettido em dura guerra na Europa se concluisse, assignasse e ratificasse no curto espaço de setmezes, dando-se-lhe de mais a mais apparencias de eterno como parecia indicar o seu primeiro artigo!

O certo è que, saindo lord Strangford de Inglaterra para Brazil em maio de 1808 com a sua negociação em projecto já em maio do anno seguinte se achava outra vez de volta a seu paiz com a negociação concluida, e o tratado ratificado Ora devendo tirar-se no espaço do anno decorrido o temp que o negociador inglez consumiu nas suas viagens de ida volta, tempo que por então não era menos de quatro ou cincmezes, ficam sómente sete para o arranjo e conclusão da negociação, cousa que parecerá incrivel para os que reflectirem 🍃 que os dois governos contratantes se achavam distantes uno do outro 1:400 leguas, e com o oceano de permeio. Pois apesar de tudo isto similhante tratado não foi ainda assim approvado pela côrte de Londres, que o não achou bom, para si, já se vé, servindo-lhe de pretexto para a sua não approvação as seguintes objecções: 4.3, ser a não introducção da inquisição no estado do Brazil, ordenada pelo artigo 16.º do tratado publico, revogada pelas disposições do artigo 3.º dos secretos; 2.\*, não se conceder a Portugal o privilegio da neutralidade armada, que á Inglaterra negava a todas as mais nações;

3.4, não se permittir também aos portuguezes o privilegio da compra de terras em Inglaterra, sem se naturalisarem, omo se achava estabelecido para todos os mais estrangeins; 4.\*, finalmente não se considerarem como portuguezes mão os navios que tivessem sido fabricados em Portugal. Arespeito do artigo secreto, relativo á inquisição, contrario natigo analogo que se continha no tratado publico, iremos dar em poucas palavras uma explicação sobre isto. O artigo polico, que dizia respeito á inquisição, achava-se no projeto, fornecido por D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho. terando elle dizi. Fôra levado a isto pela persuasão em que ttava de que, se a inquisição se estabelecesse no Brazil, onde mo existia na fórma de tribunal, por não haver lá senão os damados commissarios do santo officio, os inimigos d'este odioso tribunal em Portugal seriam secretamente levados para o partido francez, convencidos que por meio do seu dominio se libertariam de similhante tribunal. Acreditava pois que, para reunir todas as vontades em Portugal contra os francezes, não era preciso que houvesse inquisição no Brail. O gabinete inglez d'aquelle tempo, ou antes o ministro dos negocios estrangeiros em Londres, mr. Canning, sentia isto mesmo de profunda convicção.

Entretanto mr. Whitbread gritava no parlamento britantico, que o governo se não servia da influencia que tinha na peninsula para abolir a inquisição, exigencias a que o referido ministro respondeu em gracejo a mr. Whitbread, postome no seu particular fosse do mesmo modo de sentir. No brazil estragou-se completamente o artigo que D. Domingos inserira no seu projecto, ajuntando-lhe as palavras sua alteza real, guiado pelos principios de uma politica liberal e esclarecida, etc. Estas expressões despertaram os devotos e os

Le o que se lê no Memorandum secreto de Cheltenham, ou Carta confidencial, escripta pelo conde do Funchal a Mr.... Londres, 1819, e impressa em francez em 1823. É obra rara, e que o seu auctor parece ter excripto pelo anno de 1815. como se colhe dos seus dois avisos ao leitur. (Não vem apontada no Diccionario bibliographico de Invocencio Francisco da Silva.)

taes principios a sua consciencia, por isso se resolvera a pia-los, e se lisonjeava que sua magestade britannica con deraria esta deferencia de sua alteza real como uma não quena prova do síncero desejo que sua alteza real tinha comprazer em tudo com os justos sentimentos de sua magitade britannica, e como um grande fundamento que sua teza real continuaria a receber da parte de sua magest britannica aquellas mesmas provas de amisade e de ver deiro interesse, que sua alteza real confessa com part co satisfação ter até aqui recebido. Sua alteza real recommenmunto a v. s.ª, que faça valer este objecto com viva e parte lar actividade, a fim de que essa côrte fique cada da mi persuadida dos sentimentos que animam sua alteza real da reciprocidade que o mesmo augusto senhor tem direit esperar.»

Para galardoar os suppostos bous serviços que de sermão, D. Domingos Antonio de Sousa Continho, e 🖟 🔚 Strangford, o conde de Emhares recebéra na confecção e 🚛 clusão do ominoso tratado de commercio, de que se tem 🔛 mencão, esmerou-se o mesmo conde em fazer com que 💵 gação portugueza de Londres, e a ingleza do Rio de Janei fossem elevadas á categoria de embaixadas, e os respevos ministros ao caracter de embaixadores, recommenda muito para este lim ao mesmo D. Domingos, que assir reclamasse e tratasse de conseguir do governo inglez, o 🥌 pela sua parte não teve duvida em annuir a que a legi portugueza de Londres tivesse effectivamente o caracter embaixada, vistoque a còrte do Brazil assim o queria. 📻 quanto a elevar a similhante caracter a sua legação do 📗 de Janeiro n'isso e que não conveiu : todavia era tal a vonte do conde de Linhares em engrandecer seu irmão, que, 🌔 obstante a falta de reciproridade da parte da Gran-Breta não lhe fez pejo dai-lhe effectivamente o caracter de 🖟 📹 xador, continuando lord Strangford no Rio de Janeiro no antigo caracter de immistro plempotenciario, porque em a linglaterra quantas mais prostituições da propria dizinde via no governo do Brazil, parece que tanto mais capito

mo contrariar em tudo, pois é bem natural que um homem m posição elevada faça menos caso de um outro em posição inérior, quando o vê abjecto e sem dignidade, do que quando rele encontra nobreza e elevação de sentimentos, apesar da ma inferioridade social 4.

As suspeitas do conde das Galveias, de que as consequenis do tratado de commercio de 1810 haviam de ser maiores tnais desagradaveis do que os trabalhos e desassocego a que ka logar a sua negociação, verificaram-se completamente, com expondendo assim os seus resultados á precipitação com 🗫 se fez e ultimou tal tratado. Apenas se poz em execução rebentaram desde logo as duvidas e difficuldades, commettendo-se a sua resolução ao embaixador de Portugal em Londes. E com effeito logo após a ratificação de tão funesto traado começaram a apparecer graves representações contra elle, como se prova pelo officio que na data de 4 de março de 1810 a côrte do Rio de Janeiro dirigiu ao referido embairador, talvez que na mesma mala em que ía a respectiva radicação. No sobredito officio lhe dizia pois: «Havendo-se concluido o novo tratado de alliança e commercio, que sua leza real o principe regente nosso senhor mandou assignar com sua magestade britannica, para mostrar por todos os modos a grande deferencia que o mesmo augusto senhor tem para com sua magestade britannica, e quanto préza e estima **obretudo a conservação da antiga e fiel alliança que existe** mtre as duas cordas, succedeu fazerem-se a sua alteza real raves representações sobre alguns artigos do mesmo tra**lado». O certo é que o citado officio de 4 de março nada** mais foi do que um pequeno exordio aos grandes e inevitaieis debates que se lhe seguiram, dando logar a cinco annos **de continuas e vivas negociações entre as côrtes de Londres** do Brazil, durante os quaes o governo inglez não fez outra cousa senão: 1.º, zombar constantemente das aberturas e nos que se lhe dirigiram; 2.º, illudir toda a promessa de exeautar o respectivo tratado em favor dos portuguezes de uma

<sup>1</sup> Veja o documento n.º 72.

maneira justa e equitativa; 3.º, reduzir todas as discussões sobre elle unicamente aos pontos que interessavam a Gran-Bretanha, sem nada lhe importar com as queixas e reclamações feitas pelos portuguezes; 4.º, desdenhar por todos os modos toda a conveniencia nas negociações, isto é, começalas, interrompe-las e transporta-las, segundo o capricho do momento, de Londres para o Brazil, para Lisboa, ou viceversa; 5.º, recusar-se a toda a indemnisação pelas presas dos navios portuguezes, empregados no trafico da escravatura, sendo taes apresamentos feitos pelos cruzadores inglezes, sem previa declaração, nem explicação posterior; 6.º, augmentar incessantemente as suas pretensões, relativamente á abolição do trafico da escravatura, interpretando o tratado despotica e arbitrariamente, c sempre em vantagem sua; 7.º, finalmente exigir imperiosamente a abolição da companhia dos vinhos do Alto Douro, sem querer ouvir consideração, nem prestar-se a um meio termo.

Para resolver pois as interminaveis duvidas a que um tão ominoso tratado de commercio tinha dado logar, propoz o ministro de Portugal em Londres a nomeação de alguns commissarios, negociantes das duas nações, no que o governo inglez conveiu, recaindo a escolha por parte da Inglaterra em William Burn e Ferwin. e por parte de Portugal em Sampaio e Costa. Por este modo veiu a pôr-se termo ás multiplicadas questões do referido tratado, terminando sempre por um modo favoravel aos interesses inglezes, sem se attender, nem fazer caso algum dos de Portugal, como era bem de esperar das suas disposições, como facilmente verá quem se der ao trabalho de o examinar, o que passaremos a fazer mui ligeiramente, como é proprio da indole d'esta obra, visto não haver entre nós uma historia dos nossos tratados, como tão precisa era para regular obras d'esta natureza. A primeira cousa que se notou na sua publicação em Londres foi que a traducção portugueza tinha o nome de sua magestade britannica primeiro que o da rainha de Portugal, o que era inteiramente contrario a todas as praxes diplomaticas, porque, segundo as instituições politicas de Bielfeldt, parte II, capitulo v; e Vic-

quefort, livro II, sect. XII, todos os soberanos téem iguaes direitos, qualquer que seja a grandeza dos seus estados. Pareceu igualmente que a dita traducção portugueza foi feita sobre a parte ingleza, d'onde resultou ser confusa, e até mesmo incorrecta, causa sem duvida das interpretações cerebrinas que os negociantes inglezes lhe deram, ou o proprio governo inglez, que nas suas reclamações tomou sempre acaloradamente o seu partido. Deixando porém de parte estes casos de mera formalidade, que bem mostraram por si o que haviam de ser mo mais, passaremos ás disposições perceptivas do referido ratado. Os defeitos que quanto a este ponto n'elle se notam codem reduzir-se: 1.º, á falta de uma justa e equitativa reciprocidade, sendo esta uma cousa que tanto n'elle se inculava; 2.º, á superioridade da condição que os inglezes foram sar no Brazil, comparados os seus direitos com os dos por-Luguezes em Inglaterra, e ainda quanto aos que viviam no mesmo Brazil; 3.º, á perniciosa influencia do referido tratado, indo retardar a nascente prosperidade d'aquelle nascente imperio; 4.º, finalmente á humilhação perenne da dignidade nacional portugueza, pelas confissões e admissões em que se comprometteu o caracter da nação.

Logo no artigo 1.º se nota uma grande anomalia, parecendo dar-se ás disposições do tratado o caracter de perpetuas e permanentes, determinação contraria a todas as praticas das mais nações, que fazem sempre os tratados de commercio por tempo limitado. Com relação porém ao Brazil, similhante determinação era duplicadamente anomala, porque, sendo aquelle paiz ainda por então desconhecido, quanto á sua agricultura e importancia commercial, pactuou-se, sem bem se saber o que, com relação a taes objectos. Pelo artigo 6.º a Inglaterra obrigou-se a pôr o commercio dos portuguezes nas possessões inglezas da Asia no mesmo pé em que estivesse o da nação mais favorecida, ao passo que Portugal se obrigava pela sua parte a não fazer regulamento algum que podesse ser prejudicial ao commercio e navegação dos inglezes. Se portanto a Inglaterra quizesse fechar os portos dos seus dominios da Asia ao commercio de todas as nações,

Portugal devia sem justa queixa entrar no numero d'ellas, sem que pela sua parte podesse deixar de tratar os inglezes como nação mais favorecida, e nem mesmo alterar os regulamentos do paiz de um modo prejudicial ou inconveniente ao commercio inglez 1. Pelo artigo 7.º do tratado podiam os inglezes estabelecer-se em qualquer parte dos dominios portuguezes, comprar e possuir bens de raiz; mas os portuguezes é que não podiam gosar d'estas vantagens na Gran-Bretanha; os inglezes podiam abrir as suas lojas de retalho ou de atacado em Portugal; mas nenhum portuguez podia abrir loja em Londres de qualidade alguma: os inglezes podiam viajar livremente por todos os territorios de Portugal; mas os portuguezes não podiam ir, nem mesmo desembarcar em Inglaterra, sem uma licença da inspecção dos estrangeiros (alienza office), a qual se negava frequentemente, sem ser necessario processo legal. Pelo artigo 8.º o governo portuguez era obrigado a não estabelecer nos seus dominios mais monopolio algum, alem do contrato do tabaco, não recebendo em troca d'este encargo compensação alguma. Por este artigo os inglezes podiam comprar todos os productos de Portugal a quem muito bem lhes parecesse, sem que n'este reino se podessen estabelecer monopolios que affectassem similhante liberdade (salvo os quatro especificados no contrato), disposição em que os inglezes depois se fundaram para reclamarem contra os privilegios da companhia dos vinhos do Alto Douro. Tudo isto fazia Portugal sem receber em troca compensação alguma. Pelo artigo 10.º concedia-se aos inglezes a faculdade de nomearem para as suas causas magistrados especiaes (jui-

O conde de Linhares, ou de boa ou de má fé, andou tão errado na negociação d'este tratado, que até chegou a dirigir uma memoria ao principe regente, acompanhando o primeiro projecto que para elle se lhe apresentou, na qual, citando varios artigos do referido tratado, se esforçou por fazer ver as suas vantagens para Portugal, pretendendo até mostrar com a auctoridade de Smith, que a introducção de todas as manufacturas inglezas em Portugal, postoque arruinasse as fabricas portuguezas, não era nociva ao paiz. Um ministro que, possuido de taes idéas, assimiraciocinava, está classificado.

zes conservadores), cousa para que os portuguezes não tinham em Inglaterra compensação alguma. Pelo artigo 15.º e 16.º se admittiam em Portugal todos os artigos de producção on manufactura britannica, pagando sómente 15 por cento do valor que tivessem, e pelo artigo 19.º, onde vinha a reciprocidade apparente a esta concessão, concedia se que os portumezes pagassem nos portos inglezes pelos artigos de producou manufactura portugueza o mesmo que pagasse a nação mis favorecida; ora como então não havia nação alguma a pem similhante favor se concedesse, por se não admittir por quelle tempo na Gran-Bretanha manufactura alguma estranpira, sob pena de confisco, o resultado foi que emquanto em Portugal e seus dominios os inglezes tinham a faculdade de moduzir todas as suas manufacturas com aquelle modico reito, os portuguezes não podiam metter uma só na Granetanha, chegando-se até a confiscar a um portuguez, a tide manufactura estrangeira, uma porção de palitos para agravatar os dentes, que de Lisboa lhe foram remettidos, e entro um pouco de tabaco em rolo, que lhe foi do Brazil, or ir untado com melaço, operação que na respectiva alfan**lega se co**nsiderou por manufacturar.

Eis-aqui pois a reciprocidade do famoso tratado de 1810, po qual só podia convir um ministro tão utopista e vaidoso, amo de si mesmo foi o conde de Linhares, seguramente um s que mais funesto se tornou para o seu paiz em tão eledo cargo. Talvez alguem dissesse por aquelle tempo que os ortuguezes não tinham manufactura alguma a importar em glaterra. De acordo: mas por isso mesmo nenhuma duvida odia haver em se consignar no tratado uma reciprocidade 📤 palavras, a qual nem mesmo assim os inglezes nos quizeconceder. O artigo 17.º era realmente indecoroso para o governo portuguez, porque, para evitar os embargos, como então era frequente, nas propriedades inglezas, estipulava-se que quando o mesmo governo houvesse de ficar para seu uso com alguns artigos, importados nos seus portos pelos negotiantes inglezes, desde logo seria obrigado a pagar-lh'os pelos preços que seus donos lhes estipulassem, sob pena de ficar res-

ponsavel pelas perdas que de contrario se lhes houvessem de causar. Pelo artigo 48.º os negociantes inglezes tinham o privilegio de pagarem nas nossas alfandegas os direitos a prasos, por meio de escriptos por elles assignados, favor que os portuguezes receberiam nas alfandegas de Inglaterra, em tanto quanto podesse ser justo ou legal, o que equivalia a uma completa denegação de tal favor, vistoque pelas leis inglezas a ninguem era permittido a assignatura de escriptos para pagamento de direitos na alfandega, nem cousa que com isto se parecesse: por conseguinte tambem n'este artigo não houve o mais pequeno vislumbre de reciprocidade. Pelo artigo 20.º até se excluiram da importação na Gran-Bretanha alguns generos coloniaes, taes como o assucar, café, e outros similhantes, para não prejudicarem a concorrencia de outros que taes productos das colonias britannicas. Pelo artigo 21.º foram excluidas, por justa reciprocidade ao artigo antecedente, de admissão nos dominios portuguezes as producções das Indias occidentaes, como o assucar, café, etc.; mas como era impossivel que similhantes generos podessem ter saída no Brazil, a reciprocidade n'este caso era ephemera, por serem taes generos melhores e mais baratos no mesmo Brazil do que os das Indias occidentaes britannicas. Finalmente para nos forrarmos ao enfado de analysar artigo por artigo, os d'este famoso tratado de commercio<sup>1</sup>, fallaremos sómente do artigo 25.º Por elle se estipulou a abolição da antiga feitoria ingleza, ficando porém os negociantes inglezes gosando individualmente dos mesmos direitos e privilegios que tinham, existindo a feitoria. Conseguintemente a não ser a extincção do nome, a Inglaterra nada cedeu; mas não succedeu assim a Portugal, que, a titulo de reciprocidade, se obrigou a não permittir companhia alguma de commercio que restringisse, embaraçasse ou affectasse o commercio dos subditos britannicos. Por meio d'esta obri-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Esperâmos que o leitor nos desculpe esta enfadonha analyse de um tratado que tão ominoso se tornou para Portugal, em rasão da utilidade que no futuro póde ter, se por desgraça d'este paiz os homens da sua governança se prestarem a fazer outros tratados de commercio com a Inglaterra.

gação, que Portugal a si mesmo se impoz, a Gran-Bretanha entendeu que virtualmente ficava extincta a companhia dos vinhos do Alto Douro, e n'esta conformidade instou e tornou a instar para que tal extincção se effeituasse, exigencia em que o governo portuguez de então nunca concordou, o que lhe faz tanta honra, quanto deslustra o da epocha da regeneração, ou o que quarenta e quatro annos depois de 1810 em similhante cousa conveiu.

O que fica dito é bastante para se fazer uma idéa do que soi para Portugal o monstruso tratado de commercio de 1840, monumento eterno de vergonha e opprobrio para o conde de Linhares, seu negociador por parte de Portugal, e para a naingleza, que tão torpemente abusou da fraqueza d'este eino, e das apuradissimas circumstancias em que por então achava, tratado que acabou de arruinar completamente a **■ dustria do paiz, a navegação e commercio dos portuguezes,** elas condições enormemente lesivas para a sua manutenção progresso, alem das humilhações e vexames para a dignide nacional, que o negociador portuguez admittiu, como abámos de ver. E como se isto ainda não bastasse para de do arruinar Portugal, seguiu-se ao famoso tratado de comercio o tratado de alliança, assignado no mesmo dia d'aquelcujas principaes provisões são as seguintes: pelo artigo 4.º novou e confirmou o governo portuguez a promessa ou aste feito com o governo britannico (sem dizer quando, nem que especie de documento), de fazer boas todas as perdas desfalques que os subditos britannicos tivessem soffrido em as propriedades, em consequencia das medidas que o gorno portuguez foi constrangido a tomar no mez de novemo de 1807. Pelo artigo 5.º convencionou-se que todas as Perdas soffridas pelo governo ou subditos portuguezes, em ensequencia dos acontecimentos politicos durante a amigaoccupação de Goa pelas tropas britannicas, sendo estes Prejuizos previamente averiguados, seriam taes perdas feitas boas pelo governo britannico. Pelo artigo 6.º determinou-se o governo portuguez, em signal de reconhecimento pelos Serviços feitos pela marinha britannica, concedia ao governo

inglez o privilegio de comprar e cortar madeiras nas florestas do Brazil (exceptuando as reaes) para a construcção de embarcações de guerra, bem como a permissão de construir e reparar embarcações nos portos e bahias d'aquelles estados, e que taes privilegios não seriam concedidos a nenhuma outra nação!

O certo é que em todos os tratados entre Portugal e a Gran-Bretanlia vê-se sempre a prepotencia, o egoismo, a ambição e o orgulho do governo inglez transpirando da mais palpavel maneira em todos os seus artigos e nas phrases em que são concebidos, por mais insignificantes que sejam. Foi este governo quem nos envolveu na desastrada guerra com a França, e quem provocou a invasão de Portugal, effeituada pelo exercito francez do general Junot. Os subditos inglezes tinham vindo a este reino para negociarem e se enriquecerem; não podiam continuar a residir n'elle, em consequencia da occupação do exercito francez, occupação provocada pelo proprio governo britannico, e todavia Portugal è que os havia de indemnisar, sem previo exame das suas perdas! Foram as tropas inglezas occupar Goa por violencia e arbitrio seu, como já vimos, sem que para isto houvesse aviso, e se pedisse o previo consentimento ou annuencia do governo portuguez: tizeram lá os seus costumados maleficios, e os prejuizos que nos causaram só seriam feitos bons pelo governo britannico, se porventura entendesse que eram legaes! Eis-aqui pois como elle entende a reciprocidade para com Portugal! Conseguiram pois os inglezes por este seu tratado de alliança com este reino o privilegio ou licença de cortarem madeiras nas florestas do Brazil, bem como para lá construirem e repararem as suas embarcações de guerra, e não contentes ainda com isto, obrigaram o governo portuguez a não conceder licença igual a nenhuma outra nação, ou por outros termos, a não poder usar livremente da sua propriedade! E qual era a reciprocidade que a Inglaterra nos dava em troca d'isto? Nenhuma, não sendo tal concessão mais do que a paga dos serviços feitos pela marinha britannica, quando em 1807 acompanhou o principe regente para o Brazil: foi milagre não allegarem tambem como serviço o que a sua dita marinha nos fez com o apresamento dos nossos navios de commercio!

Se alem dos encargos que a Inglaterra tem imposto a Portugal nos seus tratados, passassemos a examinar agora a maneira por que ella tem cumprido as disposições n'elles consignadas em favor d'este reino, ver-se-ia uma constante burla de todas ellas, nunca as tendo cumprido, nem provavelmente as cumprirá jamais, quando d'isso lhe não venha algum interesse real e effectivo. Longo e muito longo nos seria comprovar elos factos até aqui observados a proposição que acabâmos de mittir'; mas não podemos resistir n'este logar ao desejo de zer bem conhecer aos nossos concidadãos o seguinte. Pelo aratado de 1661 se obrigou o governo britannico a auxiliar o overno portuguez para reconquistar do poder dos hollandeza maior parte das suas possessões na India, as quaes tinha erdido durante o governo intruso dos hespanhoes, e a restiir a Portugal o porto de Calumbo, se o chegasse a recuper, em compensação dos dois milhões de cruzados que levou come dote a infanta D. Catharina (que por fim veiu morrer a Porgal), e da cessão das fortalezas de Tanger e Bombaim. Os in-Ezes durante a sua guerra com a França e a Hollanda tomam a esta potencia Ceylão; mas Calumbo ainda até hoje se n restituiu a Portugal. Pelo referido tratado de 1661, bem mo pelo de 1793, a Inglaterra obrigou-se a defender Portug por mar e por terra, como se fosse a propria Gran-Bremas o que em 1801 se viu foi abandonar ella Portugal mpletamente á ambição da França, estando esta potencia mãos dadas com a Hespanha, de que nos resultou a perda Olivença, e a das grandes sommas de dinheiro por que ti-🕶 🗪 mos de comprar á mesma França uma desgraçada paz, que ficámos gosando temporariamente, acrescentando ainda este grande escandalo com o ser a propria Inglaterra a que Pela paz de Amiens sanccionou pela sua parte aquella perda,

Quem quizer ver algum tanto mais explanada esta materia consulte un folheto de 8.º pequeno, que no anno de 1843 se publicou em Lisboa. com o titulo de O governo britannico e Portugal. imprensa de C. A. da Silva Carvalho, travessa do Monturo do Collegio, n.º 13.

ao passo que, entrando depois em nova guerra com Napoleão nem durante ella, nem depois della, fez o mais pequeno e forço, ou empregou uma só palavra para se nos restatos aquella praça, nem ao menos por gratidão aos pesados sacrificios que por ella fizemos, e ao valioso auxidio que o exercit portuguez lhe prestára, para o seu final triumpho e omnipe tencia a que em rasão de uma e outra cousa chegára. De que nos servem pois os tratados de commercio e alhança feito com a Gran-Bretanha? De nada absolutamente. E é por sur lhante conducta que a Inglaterra julga ter adstrictos à se política os portuguezes? Não póde ser: poderá ligar a se seu governo, mas nunça os seus governados.

Subordinados como portanto se achavam, ou de boa ou de mà fè, aos interesses da Gran-Bretanha, o conde de Linbara (D. Rodrigo de Sousa Coutinho) e seu irmão, o conde do Furchal (D. Domingos Antonio de Sousa Coutanho), aquelle red dente na côrte do Río de Janeiro, onde como munistro da 😭 róa, e pela grande influencia que tinha no anuno do princiregente, dispunha a seu talante das cousas do Brazil e Per tugal, e este residente na corte de Londres, onde como es baixador portuguez, e pelo grande aporo que tinha no se dito irmão, dispunha também com arbitrio igual ao d'elle di consas d'este reino, não admira que os governadores de Port gal, snjeitos como de facto se achavam áquelles dois irm d por quem de mais a mais eram mal vistos, se deixassem d cravisar também pelos inglezes, e aos interesses d'estes el suas vontades e desejos subordinassem igualmente as fun ções dos seus elevados cargos: o exemplo vinha-lhes de cini e para não incorrerem no desagrado da côrte do Brazil, un lh'o fornecia, forçoso lhes era segui-lo, como mais commod para os seus particulares interesses. D. Domingos fizera, com já vimos, tudo quanto estava ao seu alcance para por meio d ministerio britannico destruir a regencia, que em setembr de 1808 o general Dalrymple installára em Lisboa, depois d convenção de Cintra; mas não o podendo conseguir por sur lhante meio, recorreu ao de escrever sobre este ponto para Rio de Janeiro, onde ao principio tambem nada pôde obte

perque quando o conde de Linhares recebeu a correspondenin de seu irmão sobre este ponto, já a regencia tinha sido aprovada pelo principe regente, por decreto de 2 de janeiro **h 1800, e não era decente que depois d'esta approvação se** squisse lego no mesmo correio ou no immediato a destruide similhante acto. A questão porém de D. Domingos não m contra toda a regencia, porque o patriarcha eleito, o marque das Minas e o marquez de Olhão, ou marquez monteiro tir, esses approvava elle de todo o seu coração e vontade **d'ella fizessem parte; mas o que não podia tolerar era o** Minuerem n'ella D. Francisco Xavier de Noronha e D. Franlos da Cunha e Menezes, que elle reputava indígnos de exerrum o cargo de governadores do reino, manchados pelo facto terem subordinado em tudo, e para tudo, ás vontades de tet, emquanto este os não excluiu formalmente do seu ephero geverno, como se uma cega subordinação aos francezes, 🖿 da coacção e da força das circumstancias, fosse mais oppariosa e indigna do que uma cega subordinação aos ingle**is, filha da espontaneidade, e mais actos voluntarios pratica**por elle D: Domingos, prompto sempre a escravisar a sua la ao poder britannico. O certo é que D. Domingos, balb nos seus primeiros esforços para derrubar do governo b dois membros da regencia, poz logo outro expediente campo, filho da intriga e da abjecção, annexas á memoria ten nome, tal foi o de induzir mr. Canning, ministro dos peios estrangeiros em Londres, a representar á côrte do de Janeiro, que o numero dos governadores do reino, só era demasiadamente excessivo, para um tempo tão ko como o de então, mas até mesmo frouxo e inerte nos **à actos, pela laxidão e inercia de que eram dotados, por** ito da sua idade, os citados D. Francisco Xavier de Norole Francisco da Cunha e Menezes, que por similhante mo**le deviam** ser escusos do governo, entrando no logar d'elo marechal general, sir Arthur Wellesley, devendo como ser admittido ás sessões do governo4.

Le Que D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho foi quem induzina. Canning a fazer esta exigencia á côrte do Rio de Janeiro é materia

gir posteriormente què o ministro inglet em Liste parte em todas as materias de governo, aindaque alle sem aos assumptos militares e de fazenda, que eram para que só se pedia a intervenção de sir Arthur Wi cousa a que o governo do Brazil não annuiu desde los consta da nota que em 11 de fevereiro de 1811 lbe em resposta a similhantes exigencias. Todavia se ao p impulso de lord Strangford o pedido de mr. Canninde prompto attendido, nem por isso deixou de se to muita consideração, subscrevendo finalmente a ella do Rio de Janeiro, que nunca duvida teve em orden Lisboa o que sobre tal assumpto se lhe pedira, con ctivamente ordenou por carta regia de 6 de julho 🏟 expedida aos governadores do reino, na qual relata a cia do governo inglez, omittindo todavia a parte 🐠 tivera o ministro de Portugal em Londres<sup>1</sup>. Pela di regia foram portanto reduzidos a tres os citados govi res do reino, permanecendo n'este cargo o bispo 🧃 (patriarcha eleito, D. Antonio José de Castro), o mar-Mmas (D. João Francisco Benedicto de Sousa Lencas) ronha) e o marquez monteiro mór ou marquez de Olh cisco de Mello da Cunha e Menezes), sendo portanto 🥽 o tenente general D. Francisco Xavier de Noronha, nou para o seu antigo logar de presidente da mesa sciencia e ordens, e o tenente general Francisco da C Menezes, que passou a ser nomeado presidente da

provada pelo officio que o conde de Linhaes dirigia a su ir de 2 de julho de 1809, como se pode ver dos documentos n = 1 4 Veja o documento n.º 73 desembargo do paço. Pela mesma carta regia se ordenava igualmente que sir Arthur Wellesley fosse reconhecido como marechal general dos exercitos portuguezes, com as mesmas prerogativas que tivera o primeiro duque de Lañes, D. João de Bragança, emquanto se conservasse no commando das forças alliadas portuguezas e inglezas, tomando assim o passo ao marechal Beresford, na sua qualidade de commandante em chefe das forças combinadas, e logoque assim fosse reconhecido, os governadores do reino o chamariam a todas as sessões em que se tratasse da organisação militar ou objectos concermentes ao mesmo fim, de materias de fazenda e das grandes resoluções que se devessem tomar, tanto para a defeza do reino, como da peninsula, ouvindo sempre o seu parecer em codos os ditos pontos.

Tal foi a primeira modificação feita pela côrte do Rio de Janeiro na regencia, nomeada pelo general Dalrymple em setembro de 1808, depois da convenção de Cintra. Por effeito ■ \*\*esta innovação lord Wellington deixou o exercito em Badajoz, apparecendo em Lisboa no dia 10 de outubro do já citado ano de 1809, para assumir as funcções de governador do reino, como effectivamente assumiu, achando conveniente que o marechal Beresford continuasse no commando em chefe do exercito portuguez, e elle Wellington no dos exercitos combinados, portuguez e inglez, quando operassem juntos. Sobre os Degocios de fazenda fez-se-lhe sentir que o exercito portuguez não podia subsistir no pé em que se achava, a não serem os extraordinarios soccorros que a Inglaterra nos fornecesse, attento o deploravel estado a que a nação tinha sido levada Pelas invasões e guerra com os francezes; pelo consideravel atrazo em que os pagamentos se achavam, fazendo escassear O credito sobre que se tomavam os fornecimentos do mesmo exercito; e finalmente pela urgente necessidade de se abaslecerem as praças de Elvas, Peniche, Almeida e Valença, e de % obterem desde logo tres milhões de cruzados para as primeiras despezas a fazer. De tudo isto deu o bispó do Porto, patriarcha eleito e presidente da regencia, parte ao ministro de Portugal em Londres, em officios de 21 e 27 do citado mez

 $\mathbf{f}_{\mathbf{r}}$ 

por aviso de 13 de janeiro de 1810, que o demittido com nuasse no exercicio d'aquelles cargos. Mas os governados do remo não quizeram cumprir o aviso, o qual se conservaem mysterioso segredo. A reserva que portanto houve promulgação dos despachos, vindos por aquelle tempo ( Brazil, levou o novo ministro inglez em Lisboa, sir Carl Stuard, que n'esta capital tinha ultimamente substituit mr. Villiers 4, a estranhar a demora de similhante expediç por cuidar que entre aquelles despachos algum lhe viria f mettido. N'este sentido dirigiu pois uma nota ao governo Lishoa, à qual respondeu D. Miguel Pereira Forjaz. partipando-lhe que nenhum despacho tinha vindo para elle, ne mesmo nomeações algumas de novo, a não ser um aviso p que se ordenava que Cypriano Ribeiro Freire continuasse exercicio dos logares' que tinha. No meio d'esta discrepand entre as deliberações da regencia e as resoluções da côrte Brazil, entendeu a mesma regencia dever consultar a opuide lord Wellington, o qual respondeu terem sido melhor at cutadas as obrigações das differentes repartições duranteausencia de Cypriano Ribeiro Freire, resposta de que resi tou suspender-se definitivamente o aviso do conde de Azuir porque n'aquelle tempo uma indicação qualquer do gover-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N'um dia de sexta feira, 3 de novembro de 1809, teve dos atnadores do reino a sua audiencia de despedida o ministro inglez, na 🎩 Carlos Vilhers. Apuradissimas foram as circumstancias de Portugal rante o lempo em que o referido ministro desempenhou em Lasboi 🐔 racter de representante da Gran-Bretanha, o que fez sempre com tal deração e prudencia, que a nação portugueza o teve sempre por m seu afferçoado, sendo elle um dos que mais concorreu, petas suas 🚞 informações a favor dos soldados portuguezes, para que o seu e ve tomasse a seu soldo uma porção do nosso exercito, que principiando 10:000 homens, acabou por 30 000, sendo portanto a elle que a me-Gran-Bretanha deve o importante serviço que n'isto the fer confea nos, os portuguezes, o que por similhante motivo d'elle recebences. 🎥 pso que a memoria il esté ministro sera sempre entre nos grada - 🕽 quista. O mesmo mr. João Carlos Vilhers continuou em Lasboa de depenho das suas antigas funcções até a chegada do seu successor, mr. los Stuard, chegada que so se verificou em feversiro de 1810.

inglez ou dos seus delegados, quer diplomaticos, quer militares, era superior a tudo que podia haver de maior respeito, vindo sempre quebrar-se contra a dura rocha do poder britannico tudo quanto em sentido opposto a tal indicação podia ser ordenado por parte do governo portuguez, quer do de Lisboa, quer do do Rio de Janeiro. Em consequencia pois do citado wiso de 13 de janeiro queixaram-se os governadores do reino mito amargamente ao principe regente, em carta que lhe dirigiram em 21 de abril do referido anno de 1810, allegando, só que similhante aviso lhes annullava a sua auctoridade, consequencias nas circumstancias de então, mas igualmente que a demissão de Cypriano Ribeiro Preire lhe fôra dada por elle a ter por varias vezes pedido, tanto de presidente do erario, como de secretario do governo. poisque com o pretexto da impossibilidade de servir, nem ía ao erario, nem á junta das munições de bôca, que se achava en credito, por falta de pagamento das letras vencidas nos atimos mezes, estando estas duas repartições como abandomadas, sem embargo de depender d'ellas a subsistencia do exercito e da monarchia. Alem d'isto diziam mais que o mimistro inglez, mr. Villiers, lhes ponderára os incalculaveis dennos que resultavam da falta do presidente do erario e **juita de munições de bôca, repartições que estavam paraly**adas, concluindo que se o governo não quizesse o exercito sperso, não demorasse as providencias destinadas a remear similhante desordem, poisque o mesmo Cypriano lhe tiha affirmado que não tornava mais a servir.

Com relação á nomeação do conde de Redondo, os mesmos sovernadores do reino diziam tambem o seguinte, por formes palavras: «Serviu de titulo de recommendação ao conde de Redondo para director do erario o ter mostrado bastante mactidão, actividade, zêlo e prestimo na administração da real ucharia, do arranjamento das creadas no paço da Ajuda, ma venda de carvão e outros generos, arrecadação de cobre, etc. Esta nomeação pareceu inspirada de sorte que todos os membros do governo a consideraram como um milagre para a nossa defeza, porque é impossível servir melhor, nem com

mais prestimo e zelo do que tem feito o conde, sacre todo o sen tempo, cuidados, interesses e commodireal serviço, com tanta assiduidade, exactidão, affahii inteireza, que na pouco tempo que occupou este imi eroprego satisfez muito ao governo e adquirm a 😂 geral, desenvolvendo qualidades que os seus mesmo tes e amigos lhe não suppunham. » Á vista pois d'estas ou antes da representação do ministro inglez em List tra o mau servico de Cypnano Ribeiro Freire, confirmi lord Wellington, a còrte do Rio de Janeiro annuiu 📢 mente à demissão, que pelos governadores do reino 📗 dada de presidente do erario e secretario do goverlocando-o, por decreto de 17 de agosto do mesmo 🍍 1810, em presidente da real junta do commercio, sen stituido definitivamente pelo conde de Redondo no 🛍 dos referidos logares, dando-se tambem ao mesmo caracter de membro do governo, em ottenção a sua dão, actividade e selo na administração da real 📹 arranjamento das creadas do paco da Ajuda, cendavão e arrecadação de cobre! Entretanto o primeiro 💨 n'elle se viu depois da sua nomeação, feita pelos govi res do reino por decreto de 25 de outubro de 180 presidente do erario, foi o decreto de 30 d'aquelle 🌡 mez, pelo qual se poz ponto nos pagamentos que hi em atrazo no dia 1.º de janeiro do mesmo anno 🎂 fixando-se d'este dia em diante a epocha para se pagi soldos e mais despezas dos exercitos, marinha, orditenças, etc.4.

Tanto pelas expressões que o conde de Linhares em na sua correspondencia para Londres, durgida a scadecica da protecção que Cypriano Ribeiro Freire talguns dos conselheiros do principe regente, como para em favor do mesmo Cypriano o conde de Aguiar para Lisboa, vê-se que um partido havia no Rio de contrario à omnipotencia dos irmãos Linhares, para contrario de contra

<sup>\*</sup> Documento n.\* 75-D.

que provavelmente era chefe Antonio de Araujo de Azevedo, ligado como per então se achava em amisade intima com o conde de Aguiar, D. Fernando José de Portugal, filho segundo da casa dos condes de Vimioso e marquezes de Vaimça. Contra Antonio de Araujo, reputado chefe do partido tancez, se achavam em campo pelo seu exaltado inglezismo « dois irmãos Linhares, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, miistro dos negocios estrangeiros e da guerra no Rio de Janein, e D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho, ministro de Partugal em Londres. A este escrevera aquelle<sup>4</sup>, dizendo-lhe: «Na conferencia (que annunciei a v. s.ª em anterior officio), que devia ter com lord Strangford, o mesmo me apresentou oconsul geral Gambier, e depois narrou-me uma grande conversação que tivera com Antonio de Araujo, que, não se esquecendo do seu systema de intrigar perpetuamente, queria induzi-lo a declarar aqui, em nome de sua magestade britanica, que elle não era considerado pelo mesmo soberano como tridor ao serviço do nosso antigo amo, e igualmente persuadi-lo a que considerasse a v. s. como seu maior inimigo, o que lord Strangford me confiou em segredo, e o participo a V. s.º para sua intelligencia e governo, sendo em tudo isto motavel que seja sempre com outros soberanos, e não com o 🗪, que Antonio de Araujo julgue dever contar, e que o seu epirito de intriga e vertiginoso o faça sempre dar os passos mis inconsiderados, e que são igualmente ridiculos como mos de uma vaidade sem igual, e sem principios alguns em re se esteie». Esta animadversão do conde de Linhares conra Antonio de Araujo fôra-lhe sem duvida alguma inspirada por seu irmão D. Domingos, que tambem pela sua parte a concebêra, desde que o mesmo Antonio de Araujo começára a entabolar em París com o directorio executivo as suas mallogradas negociações para a conclusão de um tratado de paz entre a França e Portugal, como já vimos<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Em officio do Rio de Janeiro para Londres com data de 29 de julho de 1808.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Para se ver que o caracter de D. Domingos não era seguramente

Estas reciprocas indisposições entre estes dois notaveis individuos, em vez de diminuirem, tinham com o tempo progressivamente augmentado, já pelas intrigas dos dois irinãos Linhares, de quem Antonio de Araujo se reputava victuria, dando-o incessantemente como votado ao partido francez la peror mancha que contra si podia ter por aquelle tempo qualquer cortezão na córte do Brazil), e já pela crescente ominipotencia a que na dita córte chegára D. Rodrigo de Sousa Coutinho, circumstancia que só por si bastava para lhe grangear munigos, ainda quando a sua gerencia governativa fosse a mais evemplar e a melhor dirigida, quanto mais não tendo por si estas qualidades. Antonio de Araujo queixava-se de que D. Domas-

proprio do de um homem do seu nascimento e posição social, hastira dizer que só depois que Antonio de Araujo deixon de ser muistre la corda no Rio de Janeiro e o viu substituido por seu trindo em tao altcargo, e que abertamente começou a intriga-lo, dizendo d'elle officialmente cousas contrarias ao que também officialmente the havia exagéde Londres em 1806, quando o dito Antonio de Araujo se achava unda no remo com a pasta da guerra e dos estrangeiros. Effectivamente 🕬 linguagem para com elle era então a seguinte: «Lord Howich me i pern'esse dia (o que de passagem e com um ar de grande sat sfacio ne l' nha dito na vespera, quando saia de ford Granville), que nivlord 🔊 cente lhe escrevia que tinha achado que v. ex " não era nem form" nem inglez, mas um verdadeiro portuguez, sinceramente affecti an " teresses da sua patria, palavras formies, e acrescentando dis que se devia dar-me grande satisfação. The respondi. Que poi certa in 💌 jeava muito a opinião que lord S. Vicente tinha formado pesso, mes porque ella não me descava duvida alguma do bem que en tinho 🕕 a favor dos interesses do men soberano, quando do melhor modo que pel protestes contra a resolução que receiara, que este monisterio tomasienbre si considerar a v. ev." como parcial para alquina potencia estranra, em prejuizo do serviço de seu amo, e quando de acordo com morancommum aconselher rivamente, se assim o posso dizer que toder e sa quer communicação que quizessem fazer a sua alteza real n'in leixure de a compar a um ministro tão acreditado como e exit, a quem de la se perten in. Referrir o mais que disse seria incorrer na taxa de ad actaa que v. ex \* desejara en me poupe. Ale aqui creio que e oloriga to pome impõe o real serviço», (Officio de D. Domingos Antonio de Sopo Continho, dirigido da córte de Londres para a de Lisboa, tendo a nº 201e a data de 16 de setembro de 1806 )

gos Antonio de Sousa Coutinho o havia em Londres accusado de traidor n'um jantar publico de portuguezes, empregando em outras occasiões os mesmos termos atrozes contra elle. Pela representação que elle Antonio de Araujo dirigiu á presença do principe regente no mez de março de 1810, não só constam as suspeitas que elle tinha das tramas que os irmãos Linhares urdiam contra elle, mas igualmente os trabalhos que empregavam para fazer crer que fôra do seu intento entregar \* pessoa d'elle principe regente ao exercito francez de Junot, eccultando-lhe a apressada marcha com que este mesmo aercito se dirigia para Portugal, tendo atravessado a Hespama. Pela dita representação vê-se mais que o principe regente, parecendo caprichar em trazer os seus conselheiros sempre intrigados uns com os outros, ora acariciava estes, mendo-lhes conceber lisonjeiras idéas da sua particular esima para com elles, ora se mostrava intimo com aquelles, excitando-lhes também as mesmas idéas. Na epocha anterior da ida da familia real para o Brazil, ou na da elevação de Antonio de Araujo ao ministerio, D. Rodrigo de Sousa Coutinho Perecia estar no completo desagrado do principe regente; apenas este chegou á America, logo no dia 3 de março de 1808 de novo o chamou ao ministerio, como signal do riumpho dos homens do partido inglez, entregando-se outra rez cegamente á sua inteira direcção, e postoque por então demittisse Antonio de Araujo do logar de ministro, não só lhe o cargo de conselheiro d'estado, mas até, para prova da confiança que n'elle tinha, o condecorou, em resposta á repreentação que lhe dirigira, com a gran-cruz da ordem de Chris-6, por carta regia de 17 do citado mez de março de 1810, cheia aliás de honrosas expressões para o agraciado?.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vae transcripta no documento n.º 76.

Veja o documento n.º 77. Alem das honras acima citadas, o mesmo Antonio de Araujo de Azevedo tornou ao ministerio no anno de 1814, dando-se-lhe a pasta dos negocios da marinha no Brazil, indo depois a primeiro ministro em 1817. Vé-se portanto que o principe regente o conceituava e o tinha por seu amigo, não obstante as intrigas dos irmãos Linhares. A representação de que acima se faz menção foi publicada no

De reforço ao partido da opposição que no Brazil se taza aos irmãos Linbares, havia igualmente em Londres um jornal que por então se tornára famoso, com o titulo de Correce braziltense, de que era redactor Hypolito José da Costa. Este escriptor, homem brazileiro, mas sem caracter, intrigante, ingrato e immoral, escapára-se por mero acaso dos carceres da inquisição de Lisboa, onde o tinham lançado nos fins do mez de julho de 1802 por ordem de D. Rodrigo de Sousa Continho, que do Limoeiro para ali o fizera transferir. não tanto para o perseguir, quanto nas vistas de lhe fazer abreviar o processo<sup>4</sup>. Podendo a final dirigir-se para Inglaterra, ali fot dar começo ao seu dito jornal no segundo semestre de 1808. Constituido desde então em orgão de violenta opposição, não

Campeão portugues em Londres, vol. 1.º, pag. 268, sendo precedida de uma carta assignada Vinder, offendido pela publicação feita em 1819 de um pequeno folheto. As quatro comeidencias de dutas, obra em que o conde do Funchal parecia querer manchar a memoria de Antonio de Aranjo pelos acontecimentos de novembro de 1807. Para reliater a representação de Antonio de Aranjo, o mesmo conde do Funchal publica a sua Resposta publica a denuncia secreta, por um pseudonvino R di C. Gouveia, na qual se defende acaloradamente a si e a seu irmão. São tudo publicações curiosas para as intriguides historias d'aquelle tempo.

- A Instoria da fuga, que Hypolito Jose da Costa effettuou da magacição, vem nacrada a pag. 40 das Memorias da vida de Jose Laberato Fresi de Carvalho.
- Postoque Innocencio Prancisco da Silva pareça crer no seu Dicanario bibliographico que o Correm heazdiense comecara em 1807 a seguimos a opinião de Prancisco Adolpho de Varnhagen, e outros mas escriptores, que o dão por começado no seguido semestre de 1808, sodo pelo menos esta a data do exemplar que se acha na livraria put de à Lisboa, exemplar de que nos servimos. Fez-se minto notavel este perodico pela sua decidida opposição, não so aos irmãos Linhares, más tias bem aos governidores do remo e aos seus actos e medidas, e postaja contivesse mintas consas verdadeiras e interessantes, tinha também aos tos erros e falsas interpretações, defeito geral de todos os periodicos políticos e de opposição systemática e acintosa. Da parte do governo coneçou-se em Lisboa a publicar, em resposta aos seus differentes numeros, um escripto com o titulo Heftexões feitas em oboio da cerdade nobre o Correio braziliense, a que depois se seguiu o Correio de Londres em Lisboa.

só contra o governo de Lisboa e o do Rio de Janeiro, mas ignalmente contra o ministro de Portugal em Londres, D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho, a este buscava elle por tedo o modo possivel fazer retirar d'aquella legação. N'um des primeiros numeros d'este jornal vinha o seguinte artigo contra elle: «Apesar do ministro portuguez em Londres ser rebrçado por duas pessoas tão auctorisadas, como o visconde \*Balsemão e o desembargador Mártens Ferrão (eram os dois idividuos que a junta do Porto tinha mandado a Londres para pedir soccorros ao governo inglez), os negocios de Portugal nom por isso têem sido cá mais bem tratados. Não se examiman as tenções com que o exercito inglez fora operar em Pertugal, qual o chefe que o mandaria, e em nome de que mção. Acresceu alem d'isto que quando chegaram a Londres s noticias da victoria alcançada pelos inglezes no Vimeiro, penhum elogio se fez ás tropas portuguezas, que só por si compunham na Roliça a ala direita do exercito alliado, e faparte da columna do centro e da esquerda, ao mesmo tempo que se prodigalisavam os mais desmedidos elogios até memo aos tambores inglezes, isto pelo que pertence aos depachos officiaes, porque quanto aos periodicos, a maior me d'elles, em vez de elogios, diziam que os portuguezes tinham portado muito mal, nada se poupando para lhes degrir o caracter.

De tudo isto foram impassiveis testemunhas o citado minimo portuguez e os dois deputados da junta do Porto, nada direvendo, nem fazendo escrever em defeza do caracter dos concidadãos. Acresceu mais que o ministro portuguez recebeu e tinha na sua mão uma copia da famosa capitulação de Cintra, segundo o que corria no publico, e todavia, sendo recela a melhor occasião de dar publicidade a similhante cariulação, e de protestar contra ella, com que sem duvida relação, e de protestar contra ella, com que sem duvida relação, e de protestar contra ella, com que o jornalismo caiumbre elle, nada d'isto fez, soffrendo pelo contrario pacientemente quantos insultos se quizeram fazer ao nome portuguez. Sem differente d'esta foi a conducta que tiveram os deputas hespanhoes que se acham em Londres, porque havendo

sersa diminimant, abbenianon sin iai occurrant parti gleza, justamente indignada contra aquelle acto, qui lando sobre interesses de portuguezes, foi ainda assi cado, sem seu previo conhecimento. Todavia o publi nada d'isto ouviu, apesar dos portoguezes terem em tres concidadãos seus, encarregados de os defender que nem um passo dessem em desempenho das su ções. Foi provavelmente pela frouxidão dos repres de Portugal que os francezes se atreveram a fazer prono tratado de Amiens, offensivas para Portugal, ner terra convencionaria a cessão de Olivença, nem tão das terras do Amazonas, sem nem ao menos cons formalidade o governo portuguez. Foi por causa d'é cedentes que um simples general inglez se atreveu a condições altamente lesivas para Portugal, sanccion ellas tudo quanto os francezes tinham roubado no foram as consequencias das torpes condescendencias sos diplomaticos, sobretudo dos que têem residido dres, parecendo acquiescer aos insultos feitos ao vi racter nacional. O certo è que por se não ter inda Londres o que fam fazer os inglezes a Portugal, e tivos ali os levavam, deu em resultado a desgraçadi ção de Cintra. Quando as condições do desembaro glezes não fossem decorosas para Portugal, o nosso em Londres devia officiar à junta do Porto, para não em tal desembarque, succedesse o que succedesse sacudir a ingo francez, auxiliando com filooffensa do decoro e honra nacional, não sei que valesse a pena de se fazerem os sacrificios que se vão fazer na cruenta guerra em começo.»

Pelo que no precedente artigo se diz de D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho, ministro de Portugal em Londres, bem se vê o abandono ou frouxidão com que este nosso dipomatico tratava n'aquella capital as cousas do seu paiz. Milas outras accusações, seguramente não menos graves, Le lez o Correio braziliense, que por esta causa chamou centra si o odio e indisposição, tanto do mesmo D. Domin-, como do conde de Linhares, seu irmão. O redactor d'este imal, postoque homem desacreditado e immoral, como já semos, nem por isso deixava por muitas vezes de dizer margas verdades contra os governantes, publicando no seu jornal o vergonhoso sudario das suas miserias, d'onde lhe poveiu a immensa voga que adquiriu, tanto em Portugal, como no Brazil. Em vão representou D. Domingos por espaço tres annos continuos ao ministerio inglez a necessidade de mover este perigoso homem para fóra da Gran-Bretanha. marquez de Wellesley nunca deu resposta ás notas que soeste ponto se lhe dirigiram. Havia ligações secretas entre redactor d'este jornal e o ministerio britannico. O exemplo elle assim forneceu bem depressa foi seguido por tres tros jornaes portuguezes, que tambem se imprimiram em adres, mas que pouca duração tiveram, taes foram o Es-Mo, gazeta revolucionaria, mais tarde transformada em **Ercurio** portuguez, jornal igualmente revolucionario ou opagador dos principios liberaes da França. Depois d'este miu-se o Microscopio, todos tres redigidos n'um sentido intrario aos governos portuguez e inglez. Vieram ainda deis d'aquelles o Portuguez, de que foi redactor o celebre Bernardo da Rocha, e o Campeão portuguez, redigido do bem conhecido escriptor José Liberato Freire de Carvao, advogando tambem os mesmos principios. Todavia o de

Assim o diz o conde do Funchal no seu Memorandum de Chelte-

mais voga foi, como já dissemos, o citado Correio braziliense Contra o seu redactor se desencadeou tambem a córte do Ric de Janeiro, dizendo para o nosso ministro em Londres, que ( modo de frustrar a sua traiçõeira e infame especulação era o de estender a prohibição da sua obra, já feda em Por tugal, a todo o estado do Brazil, para se lhe diminuir o con sumo; 2.º, ser elle ministro portuguez auctorisado para qui em todos os papeis publicos inglezes fizesse atacar os set principios, e começar publicando a historia da sua escande losa vida, em que se pintaria a sua ingratidão para com 🦸 principe regente, que o enchêra de beneficios, devendo 🐗 fim d'essa sua mesma vida dirigir uma apostrophe ao pot inglez, para que desconfiasse do perfido jacobino, que se 🔇 bria e disfarçava para fazer todo o mal possivel, e que, tend sido inimigo e ligado com os inimigos do governo britanimo se fingia e naturalisára inglez, para melhor servir a facção que estava ligado no fundo do seu coração.

Por muito tempo resistiu o ministro portuguez em Londro ao conselho de ser ello quem pela imprensa respondesse l Correio braziliense, constituindo-se em jornalista. «Land que se póde responder sobre negocios d'estado, dizia o iss dito ministro, sem publicar logo as peças secretas." De 🎏 servirá estabelecer em Inglaterra esta discussão, popular 🖼 Portugal? Isto trară por certo uma revolução.» Apesar exposto, D. Domingos aceitou o plano que os drs. Beroar José de Abrantes e Castro e Vicente Pedro Nolasco da O nha lhe offerecerani, para redigirem, em opposição ao Co reio braziliense, um outro pornal, que effectivamente se d meçou a publicar em 1811 na cidade de Londres, com titulo de Investigador, plano que a côrte do Brazil pera s parte approvou, attenta a impossibilidade de poder obter s expulso de Inglaterra o redactor do Carreio brazilienes, quem o duque de Sussex tinha feito naturalisar cidadão h tannico. Em Lisboa também se começaraux a publicar os e criptos de que já fallámos n'uma nota retró; mas não obstan isto, e a prohibição feita no Brazil e em Portugal, a circumo do terrivel jornal continuou extensa, sem nada se consegu

com as resoluções tomadas, recorrendo-se por fim ao suborno. Foi mr. Canning o que em segredo peitou o seu redactor, alcançando d'este o vender-se á côrte do Brazil, a qual pela sua parte se comprometteria a tomar-lhe quinhentos exemplares do seu jornal. A isto respondeu o conde de Linhares, que aceitava a proposta com as seguintes condições: 1.º, de que cessassem os continuos ataques pessoaes, que offendiam os individuos, em logar de offenderem as cousas que se queriam criticar; 2.ª, de que cessassem igualmente as apologias e discursos escusados sobre pedreiroslivres ou franc-maçons; 3.2, de que cessassem tambem as continuas e escusadas dissertações de côrtes, e comparações da antiga constituição portugueza com a actual constituição ingleza; 4.2, finalmente de que cessasse tudo que dizia respeito á religião, bons costumes e direitos proprios do soberano.

!-

<u>G</u>

· to

Ao que fica exposto o mesmo conde de Linhares acrescentava mais o seguinte: «E tendo sua alteza real em vista o damno, que já resultou da disputa que se excitou entre o mesmo Correio braziliense e José Anselmo Correia<sup>1</sup>, é o mesmo senhor servido conformar-se com o parecer de v. s.<sup>a</sup>, e ordenar-lhe que, comprando os mesmos quinhentos exemplares, e pagando-os, todas as vezes que elle tiver cumprido as condições propostas, que v. s.<sup>a</sup> os remetta depois, parte aos governadores do reino e parte ao intendente geral da policia, para sua intelligencia, para que os faça vender pelos livreiros

Teste individuo foi um outro notavel libellista d'aquelle tempo, e que por ter escripto violentamente contra D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho foi expulso de Inglaterra. Saíndo d'este paiz, veiu para Portugal, e de cá se passou para o Brazil, onde, apesar das indisposições que contra elle tinha o conde de Linhares, pôde ainda assim ganhar a affeição do principe regente, que o mandou para ministro de Portugal nas cidades anseaticas. José Anselmo Correia, pae do actual conde de Seisal, soi depois grande realista, escrevendo o chamado Azurrague das côrtes, na epocha da sua existencia em 1820: em 1828 foi tambem muito miguelista. Era alem d'isto poeta soffrivel, sendo como tal muito protegido pela marqueza de Alorna: é d'elle o poema intitulado O seculo do charlatanismo, destinado a ridicularisar as côrtes de 1822, publicado em 1824.

por conta da fazenda real. Determina igualmente o mesmo augusto senhor, que v. s.ª faça entender ao sobredito auctor do Correio braziliense, que as condições hão de ser perfeitamente executadas pela sua parte, se elle quer que o contrato continue, e que será muito agradavel a sua alteza real, que elle no seu jornal publique tudo o que julgar que possa ser util para o augmento da agricultura, industria e commercio, tanto do reino, como do Brazil, e que deixe de tocar em objectos que ordinariamente só produzem sedições, e nunca effeito algum que seja realmente util aos homens. Quanto ao segundo ponto (o da convocação das côrtes em Hespanha, e consequentemente o da sua influencia em Portugal), deseja sua alteza real muito que v. s. veja se é possivel desvanecar a idéa de côrtes em Hespanha, que podem fazer grande mal sem trazerem bem algum, e que v. s.º proceda na intelligen cia que sua alteza real de modo algum as ha de permittir em Portugal, na fórma que já muito circumstanciadamente escrevi a v. s. » Pelo modo por que as condições estavam redigidas, a coacção do redactor do Correio braziliense en de tal ordem, que lhe não foi possivel aceita-las, de que re sultou escrever-se de novo do Rio de Janeiro para Londres dizendo que, visto não ser possivel concilia-lo, que se lhe deixasse escrever o que bem lhe parecesse, na certeza de que em tal caso continuaria a prohibição da obra no Brazil, como effectivamente continuou, sem que todavia se podesse conseguir o que com ella se teve em vista, se é que não concorreu para a sua maior extracção, tanto no Brazil, como em Portugal, tendo apenas durado seis mezes a harmonia entre Hypolito José da Costa e D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho.

Para se acabar de ver a importancia que por aquelle tempo tinha o Correio braziliense, sendo por meio d'elle que a opposição guerreava a administração do conde de Linhares. transcreveremos o que sobre este assumpto lhe mandou dizer de Londres seu irmão, D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho: «V. ex.ª póde assegurar com toda a verdade a sua alteza real, que se estabeleceu uma correspondencia regular entre varias pessoas notaveis d'essa côrte (a do Rio de Janei-

, não somente com sir Sidney Smith, mas com dois bem relos agentes, que são, o dr. Heliodoro Carneiro de José la correia, cujo fim unico é (por meio de calumnias, cheguem por via das gazetas francezas de Londres aos dos de sua alteza real), e por meio do Correio braziperder a v. ex.ª em primeiro logar, a mim muito em logar, ao ex. mo conde de Aguiar, e a lord Strangford irito do mesmo augusto senhor. O mesmo editor do braziliense, e outras pessoas minhas amigas, me avida proposição feita do Rio de Janeiro ao referido edia, mediante a subscripção annual de quinhentos exeme a promessa de lhe fazerem circular todos no Brazil, gar elle a escrever tudo o que lhe fosse incumbido por tudo o que lhe occorresse a elle mesmo, para contridesacreditar o ministerio de sua alteza real. Á vista buvavel intenção, julguei preveni-los, e tenho por via Vicente Pedro Nolasco da Cunha, grande amigo do começado a tratar com elle, para que se não lance em te partido. A difficuldade maior é impedir o Hypozriticar, e até de usar de palavradas; porém n'estes numeros já se tem moderado, e julguei por ora condeixa-lo criticar alguma cousa, para não se perceber formada entre elle e mim². Entretanto afflige-me

doro Jacinto de Araujo Carneiro era medico pela universidade a, d'onde era natural. Passando a maior parte da sua vida fóra la foi tambem dos individuos que no seu tempo se fizeram tetre do Brazil, a qual, para o ter da sua parte, tomou o experimenta em missões diplomaticas. Abraçando por fim a relista, do seu governo recebeu o titulo de visconde de Conde outras mercês. Morreu em 1849, tendo nascido em 1776. dividuo o que em 1827 publicou em Paris um poema heroitrico, Os burros ou o reinado da sandice, mutilando miserado padre José Agostinho de Macedo, levado a isso pelo deluir em tal obra alguns individuos de quem provavelmente era de excluir outros de quem era amigo e se achavam no origido dito padre Macedo, para cujo fim não só alterou versos, reduziu outros seus.

3 que na data d'este officio decorriam os seis mezes em que

muto ver assumptos de franc-maymaria introd Correso, porque sei que o Brazil está rechesado d'u de mais que elle tinha composto certas cartas mo um calacismo que aqui imprimiu em portuenen. I consequencia a) dr. Pedro Nolasco da Cunha, pedi cação sobre estes assumptos, assum como de ler no Chromele um actigo do Corres braziliense, que ca edital do intendente geral da policia, se bem m A todas estas accusações secretas, que lhe fix, ru ctornosamente a carta melosa do de. Vicente Peda da Cunha, e mais que tudo a attestação n.º do Lewis, por mim reconhecida, o qual imprimo as di que en abás não pude amda haver á mão. V. ex.º [ var, espero eu, ao nesso adorado principe o den que fallo em franc-moçous ou pedrerras ferres, por 500, nem quero ser, se bem que estimo em muil tal sociedade, e não posso persuador-me que seja ( nem má, vistoque em Inglaterra, aonde se sabevejo que os pedreiros façam cousa alguma mult ness para beso, ness para mal, e appellando para a memoria do principe regente nosso senhor, ajuni vras seguintes do officio sem numero xvi. de 5 d de 1806, dirigido ao ex. 40 Antonio de Araujo: Esta la dos pedreiros-livres, quasi insignificante su aonde é tolerada e observada pela polícia, e fatal paises, aonde a perseguem com idéas antiquadas. esta franqueza, excellentissimo senhor, porque m dreiro livre, mas não approvo que se persigam, a a minha tenção de morrer e ricer leal ao meu Passando do editor do Correio braziliense aos oi individuos, digo, excellentissimo senhor, que é do t resse para o real serviço, que sua alteza real mand de Inglaterra, tanto o dr. Heliodoro Carneiro, comselmo Correia, e lhes conceda a pensão, ou favor r



o Correto braziliense esteve as ordens do munistro de Portu-

dos seus dominios, aonde os possa castigar. Aqui são muito nocivos. Eu fallo como se fosse diante de Deus. Sua alteza real sabe que eu sempre fallei assim<sup>1</sup>.»

Foi portanto a imprensa periodica, ou o jornalismo portuguez em Londres, quem por aquelle tempo principiou a diffundir abertamente entre nós por todas as classes da nação as idéas liberaes, sobre as quaes a revolução franceza de 1789 chamára mais particularmente a attenção dos homens illustrados do paiz, idéas que a invasão do exercito francez de Junot viera mais geralmente espalhar, constituindo-se os individuos de que se compunha em outros tantos pregoeiros e panegyristas dos principios revolucionarios da França, tão enthusiastas e impressionados por elles como se mostravam. Todavia o fermento d'esses principios já entre nós existia desde o reinado de el-rei D. José, sendo ao seu grande ministro, Sebastião José de Carvalho e Mello, primeiro marquez de Pombal, a quem isto se deve: 1.°, porque humilhou a nobreza, approximando-a o mais possivel da classe media, já suppliciando em publico patibulo algumas das primeiras familias do paiz, e já enlaçando, por meio de reciprocos casamentos, as chamadas familias puritanas, ou as da mais alta nobreza, com as que não tinham esta qualidade, e já finalmente subordinando todas essas familias nobres ao arbitrario poder da corôa e ás restrictas disposições da lei commum; 2.º. porque acabou no continente europeu com a escravidão dos homens de côr, destruindo igualmente a odiosa distincção que havia entre christãos velhos e christãos novos, declarando habeis para as honras e empregos publicos todos os cidadãos portuguezes, sem excepção de côr, de classe, ou de paiz em que nascessem ou residissem, tudo medidas do maior alcance possivel para o nivelamento social; 3.º, porque aboliu entre nós os padres jesuitas, com que obteve duas grandes vantagens para a sua politica, a primeira das quaes foi subordinar igualmente o clero ao poder temporal, e a segunda tirar o embaraço, que os ditos padres oppunham ao

<sup>1</sup> Officio sem numero xxII de 24 de dezembro de 1809.

progresso da instrucção publica, que monopolisada nas suas mãos, e aferrados em grau extremo ab antigo systema aristotelico, não admittam por modo algum reforma em tão importante assumpto: 4.º, porque extinctos os padres da componha de Jesus, tomou o maior empenho em pór a instruccio publica no verdadeiro caminho do progresso, da illustração e das sciencias; 5.4, porque subordinou também ao poder da coróa, tanto quanto lhe foi possível, o poder da santa 🛶 obrigando-a a lhe sanccionar todas as medidas que tiobanou podiam ter relação com negocios ecclesiasticos; 6.1. molmente porque sujeitou com não menos empenho ao referabipoder o do tribunal do santo officio, ou tribunal da inquisição, dando-lhe um novo regulamento para conseguir tão .tnportante fim, abolindo-se desde então de facto os famoses autos de fé, tendo apenas tido logar o do padre Malagrela, que mais se pode reputar ter sido de caracter político do que religioso.

Lançados pois entre nós, como já se achavam, estes grandes elementos do progresso social no sentido liberal, pão a lmira que a já citada revolução franceza, ou os principios politicos por ella proclamados, adquirissem entre nos grande numero de sectarios, e que embebidos em similhantes ideas, uns as proclamassem abertamente à nação por meio do osnalismo portuguez em Londres, e outros as alimentamen. subscrevendo para esse mesmo jornalismo, foco da irradação política, de que agouravam vir para o paiz os mais tratocendentes beneficios, poisque do antigo systema de governo não viam senão desmanchos e abusos, tendo por base pracipios inteiramente contrarios à illustração do seculo. Não poscompete a nós dizer se o facto correspondeu ou não a espectativa, hoje que o systema parlamentar em Portugal conta quasi quarenta annos de successiva duração entre nos: mas é certo que as suas intenções eram puras, e que o patriotismo os puxava com irresistivel força para as ideas novas, que com tamanho enthusiasmo a França proclamava aos povos, não sido alto da tribuna, mas também por meio da impretesa: se erraram nas suas conjecturas, muitas outras potencias da Eu-

ropa, ou antes todas as mais potencias d'esta parte do mundo, erraram igualmente com elles, e muitos enganos tem havido no mundo sem que isto tenha servido de desdouro aos enganados, em rasão da pureza das suas vistas. O certo é que o partido, que entre nós desejava a installação das côrtes, ou o estabelecimento do governo parlamentar, tinha prodigiosamente crescido entre nós, desde o apparecimento da revolução franceza e da invasão do exercito de Junot: assim o prova, ainda antes d'esta, a desgraça de José de Seabra da Silva, quando em conselho de ministros declarou julgar conveniente e necessaria a convocação das côrtes, por occasião de assumir a effectiva regencia do reino o principe do Brazil; igualmente assim o prova a supplica, que em 1808 se pretendeu dirigir a Napoleão, pedindo-lhe, com um rei da sua escolha, uma constituição; e finalmente não o prova menos a desgraça succedida no Porto a João Manuel de Mariz e a Lniz Candido Cordeiro, perseguidos e deportados pelo bispo d'aquella diocese, em rasão de quererem que se pedisse ao principe regente a installação das côrtes, á vista do que já dissemos. A mesma nação hespanhola se mostrava igualmente impressionada por outras que taes idéas, a que não tinham podido resistir, nem a dissolvida junta central, nem o conselho da regencia, que em 1810 a substituíra em Cadix, ordenando ambos a convocação das cortes, cujo exemplo forcosamente havia de incitar os portuguezes a quererem tambem o mesmo, attentas as disposições em que já para isso se achavam, sendo por então os portuguezes desviados apenas dos seus intentos sobre este ponto pelo grande empenho da guerra em que estavam mettidos contra os francezes, cousa a que por aquelle tempo se achavam inteiramente subordinadas todas as mais considerações da epocha.

Para este grande descontentamento publico e desasseição instituições da velha monarchia muito concorreu o descredito pessoal dos governadores do reino, ou os nomeados pelo general Dalrymple, não só pelas perseguições dos individuos que mettera na inquisição, por suspeitos de contagiados pelas déas novas da França, como já se viu, como pelo restabele-

cimento d'este odioso tribunal, que havia sido abolido du rante o governo de Junot, restabelecimento que fora um dei seus primeiros actos, apenas assumiram a direcção dos nego cios publicos. Attendendo mais á conservação do errado sp tema da antiga política do governo, do que aos salutares avsos da opinião publica e exigencias das luzes do seculo, governadores do reino nada mais fizeram com similhator medida do que levantar contra si um clamor unisono de 🚌 ral descredito, e arvorar logo como sentinella vigilante contre os seus actos a desconfiança de toda a nação. A indisposição e desgosto que d'aqui resultou ainda se tornou mais gravi com a creação de um tribunal e juizo especial de inconfiden cia, que na parte civil e politica se constituiu tão odiest quanto a mesma inquisição o fôra na parte religiosa: era po meio d'estas obnoxías e prejudiciaes medidas que os gove nadores do reino correspondiam aos pesados sacrificios 📹 a nação tinha feito para os constituir no poder! Um out motivo de malquerença para os governadores do remo foi imposição dos tributos novos a que recorrerain, forçados i isso pelos consideraveis apuros a que o erario se achava r duzido. Para este fim promulgaram elles o alvará de 7 de p nho de 1809, pelo qual se impoz ao paiz uma contribuição d guerra, ordenada e distribuida pela seguinte maneira : Os bei da coróa, aindaque possuidos por corporações, dignidades pessoas ecclesiasticas, sem excepção dos que se chamavam 🗗 pellas da coróa, foram obrigados a pagar extraordinariament dois quintos dos rendimentos de um anno. Os mesmos de quintos se impozeram também às commendas das tres orde militares, ás da ordem de Malta e prestunonios. A todas mais rendas ecclesiasticas, e às das ordens terceiras, confr rias e irmandades (exceptuando as congruas dos paroche que não recebiam dizimos, as das misericordias, expostahospitaes), impoz-se o pagamento de tres decimas extraord narias. Os predios rústicos e urbanos tiveram de imposo extraordinaria uma decima, onerando-se mais com 3 pl cento de novo imposto os ditos predios urbanos, tributo que tambem ficaram sujeitos os creados de servir e as d

valgaduras. A mesma decima extraordinaria foi imposta aos ordenados, tenças, pensões, juros reaes, particulares, e de todas as apolices grandes e pequenas. Ao corpo do commercio e capitalistas lançou-se uma contribuição de defeza de 400:000,5000 réis, distribuidos e arrecadados pela junta do commercio e mesa do bem commum com assistencia de alguns negociantes. Aos empregos e lojas abaixo declaradas foi lançada a mesma contribuição pelo seguinte modo:

## **EMPREGOS**

| Advogados, de                  | 19 <b>\$2</b> 00 a 48 <b>\$</b> 000 |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Escrivaes, de                  | 9\$600 a 28\$800                    |
| Tabelliäes, de                 | 9 <b>≴</b> 600 a <b>28≴8</b> 00     |
| Solicitadores, de              | 4\$800 a 19\$200                    |
| Medicos, de                    | 14\$400 a 48\$000                   |
| Cirurgiões, de                 | 6\$400 a 24\$000                    |
| Boticarios, de                 | 93600 a 283800                      |
| LOJAS                          |                                     |
| Bacalhoeiros, de               | 19 <b>\$2</b> 00 a 96 <b>\$</b> 000 |
| Mercearia, de                  | 9\$600 a 96\$000                    |
| Taberna e armazens, de         | 4\$800 a 96\$000                    |
| Tendeiros, de                  | 2\$400 a 48\$000                    |
| Lojas de bebidas e licores, de | 4\$800 a 28\$800                    |
| Lojas de vinho do Porto, de    | 9\$600 a 24\$000                    |
| Casas de cambio, de            | 24\$000 a 96\$000                   |
| Cambistas                      | 24,8000                             |
| Casas de bilhar, de            | 9\$600 a <b>24</b> \$000            |
| Padeiros, de                   | 14\$400 a 48\$000                   |
| Lojas de ferragem, de          | 9\$600 a 48\$000                    |
| Estanqueiros e carvoarias, de  | 14\$400 a 96\$000                   |
| Estaleiros, de                 | 243000 a 963000                     |
| Casas de pasto, de             | 19\$200 a 48\$000                   |
| Casas de hospedaria, de        | 14\$400 a 48\$000                   |
| Lojas não designadas, de       | 28400 a 14\$400                     |

Já se vê quanto não seria sensivel uma contribuição d'estas, lançada a um reino sem commercio, e consequentemente privado dos rendimentos mais importantes e principaes, quaes os da importação e exportação, e com os impostos internos e directos nimiamente reduzidos ou quasi aniquilados; a nação ar-

ruinada pela ausencia do imperante e da côrte no Brazil, bem como pelas contribuições, roubos e destruição que soffreu; e emfim pelos esforços de dez mezes de despezas militares em tempo de guerra, carregando sobre um thesouro exhausto. Sobre este ponto officiava pois Cypriano Ribeiro Freire para o nosso ministro em Londres, dizendo-lhe: «O governo vin-se obrigado, para salvação da patria e preservação da monarchia e do throno dos seus augustos soberanos, a lançar uma nova contribuição extraordinaria de defeza, por alvará de 7 de junho do presente anno<sup>4</sup>. Estes impostos, porêm, no estado em que se arha a nação, não podem produzir o que antes d'elle se devia esperar: a sua cobrança será difficil e demorada, alem do praso prescripto. Pelo calculo seguinte, deduzido da experiencia da receita e despeza do erario, se conclue quat seja a deficiencia a que se deverá necessariamente occorrer».

Receits provavel nos seguintes doze mezes, conforme a experiencia dos mezes preferitos, que se podem esperar....... 4.500:0004000

## DESPREA

| Casa real, cavallariças, salarios, etc., etc          | 100:000,4000     |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Lista civil, comprehendendo ordenados dos tribunaes e |                  |
| pessoas empregadas, obras publicas, illuminação da    |                  |
| ridade, prisões, hospital, misericordia e estabeleci- |                  |
| mentos publicos                                       | 1 096,000 5000   |
| Exercito, reduzido a 60:000 homens, e todas as despe- |                  |
| zas militares, meia paga, pensões, monte pio, hospi-  |                  |
| taes, transportes, etc                                | 8.126.40030np    |
| Marinha e esquadra do Estreito                        | 900 000 3000     |
| Total da despeza                                      | 10.222, 100,3000 |
| Deficit                                               | 5.722:500 8000   |
| Deduzindo-se a paga de 20:000 homens pela Gran-Bre-   |                  |
| tanha, ou um terço da despeza sobredita do exercito   | 2.400:0003000    |
| Vem a deficiencia ou o excedente da despeza a receita |                  |
| a ser no espaço dos doze mezes seguintes <sup>2</sup> | 3.322-100.6000   |

<sup>1</sup> Veja o documento n.º 78.

<sup>2</sup> Officio de Cypriano Ribeiro Freire, para Londres, na data de 45 de julho de 1809, ou documento n.º 79. Esta mesma nota foi dada pelo principal Freire a mr. Villiers, ministro inglez em Lisboa, sendo por este en-

Sem embargo dos apuros e urgencias do thesouro, e dos importantes fins a que as suas receitas se destinavam, não era muito de esperar que os contribuintes se conformassem em pagar de bom grado os pesados impostos que se lhes lançaram, não obstante a declaração de que seria só para o anno de 1809. Esta indisposição, resultante de similhante medida, reunida à que provinha dos motivos acima expostos, fez com que todos applaudissem a reducção dos membros da regencia, ordenada por carta regia de 6 de julho d'aquelle mesmo anno de 1809, sendo portanto esta medida inteiramente conforme com as exigencias da opinião publica. A publicação franca e por assim dizer official da citada carta regia só verdadeiramente teve logar em Lisboa a 21 de novembro, e quando por ella se viu que lord Wellington era com effeito admittido ás discussões do governo, tendo como seu membro voto deliberativo como qualquer outro, o desgosto foi então geral, arreigando-se em todos a idéa do aviltamento da côrte do Brazil para com a Inglaterra. Mediante o subsidio annual, que esta potencia fornecia para a sustentação de uma parte do exercito, dera a referida côrte a lord Wellington o insolito privilegio de se constituir em verdadeiro dictador d'este paiz, não obstante o seu caracter de estrangeiro, porque na sua qualidade de commandante em chefe do exercito alliado não podia deixar de obrigar moralmente os mais membros do governo a subscreverem submissa e humildemente as suas opiniões, conformando-se em tudo com o seu voto, mesmo em harmonia com as instrucções recebidas do Rio de Janeiro, e a vontade dos homens que n'aquella capital nos governavam. Os descontentes clamaram altamente contra uma tal deliberação, tendo para si que só os Linhares a podiam solicitar e approvar: a troco de similhante subsidio, diziam elles, dá-se ao exercito portuguez o caracter de mercenario, sujeita-se ao arbitrio e prepotencia dos officiaes inglezes, que

viada a lord Wellington em 12 de outubro de 1809, como se ve a pag. 399 do vol. 6.º dos Supplementary despatches, etc., of Field Marshal duke of Wellington.

İ

collocados quasi exclusivamente á frente dos commandos dos corpos e das brigadas, a seu bel-prazer infligem aos soldados portuguezes o castigo corporal das chibatadas, como os soldados do seu paiz comprados a dinheiro, e rouham por outro lado ao mesmo exercito portuguez a gloria militar de uma guerra, empenhada tão acaloradamente contra a França. Estas queixas não deixavam em parte de ser justas, porque, a não ser o governo portuguez, não se tinha visto, nem jamais se viu depois governo algum na Europa, inclundo mesmo o da Suecia, que sujeitasse o seu exercito ao interro arbitro dos officiaes inglezes, desde o general em chefe até ao posto do mais moderno alferes; mas comquanto n'isto houvesse excesso e rasão nas queixas, pondo estas de lado, estamos convencidos que á medida em questão (seguramente a mais efficiente para levar o exercito portuguez ao estado da mais rapida e severa disciplina a que chegou), se deveu em grande parte a gloria e reputação que adquirio, a par dos mais famosos exercitos, n'uma luta tão duradoura e encarniçada, como foi a da guerra da península.

No meio do que se tem dito é um facto que a ultima intovação feita nos governadores do reino, apesar de ser o resultado das indicações do conde do Funchal, e das exigencias do governo inglez, nem um, nem outro estavam ainda satisfeitos com ella; o conde, provavelmente por ver que seu rmão, o principal Sousa (D. Antomo de Menezes e Sousa, inmediato em nascimento ao conde de Linhares), estava ainda sem collocação, nem influencia alguma política, reduzido semente à vida ecclesiastica que tinha na patriarchal, e o governo inglez por querer que o seu ministro em Lasboa fizesse também parte do governo na ausencia de ford Wellington. For effectivamente o conde do Funchal o que, escrevendo para o Rio de Janeiro, em officio n.º 61 de 14 de setembro de 1800. insistia pela nomeação do referido principal para governador do remo, por ser o unico homem, dizia elle, que em Portugal entendia de finanças em ponto grande. Ignorámos os fundamentos de similhante asserção, poisque ate aquella data nuncao principal Sousa tivera emprego algum fóra da sua carreira

ecclesiastica, para se poder ter como tal. Appareceram depois de reforço ás instancias do conde do Funchal para uma nova alteração no governo de Lisboa as que tambem foram feitas pelos proprios governadores do reino, em carta que dirigiram ao principe regente em 26 de fevereiro de 1810, expondo-lhe que o marquez das Minas, apesar de se lhe não ter dado a exoneração que pedira, fôra para a sua quinta de Azeitão, deixando assim de comparecer às sessões do governo. O patriarcha eleito queixava-se de rheumatismo no pescoço, e o marquez monteiro mór, ou marquez de Olhão, allegava que o seu padecimento de febres errantes tambem de vez em quando o obrigavam a faltar ás sobreditas sessões. Acrescia mais que o secretario da repartição do reino, justiça e fazenda, João Antonio Salter de Mendonça, igualmente era victima de molestias que o inhibiam de poder bem servir o seu locar. Era portanto evidente a necessidade de uma nova alteração no pessoal do governo de Lisboa, alteração que foi mais que tudo favorecida pela final resolução de lord Strangford, apresentando à côrte do Brazil uma memoria em que mpunha a necessidade de se organisar em Portugal um goterno mais activo do que o que n'elle se achava, a fim de poder cooperar mais efficazmente com os esforços que sua magestade britannica e o seu parlamento faziam para segurar defeza do reino, e manter a sua conservação.

D'esta memoria e da sua resolução dava o conde de Linhares conhecimento para Londres a seu irmão, D. Domingos
Antonio de Sousa Coutinho, já por elle elevado ao titulo de
rende do Funchal, dizendo-lhe<sup>4</sup>: «Da mesma maneira verá
v. s.<sup>2</sup> que sua alteza real annuiu ás proposições mais essenriaes de lord Strangford, quaes as de admittir o ministro britenico residente em Lisboa no conselho dos governadores,
para que possa assistir a todas as sessões em que se tratar
de objectos militares ou de fazenda; a de nomear o principal
Sousa em logar do marquez das Minas, que pediu a sua de-

<sup>1</sup> Ilm officio de 17 de maio de 1810, que póde ver-se no documento n.º 80.

missão<sup>1</sup>; a de ordenar que desde logo se tomassem as medidas mais activas para se impedir toda a correspondencia d D. Lourenço de Lima com os seus parentes e amigos em Li boa; e finalmente a de declarar aos governadores do reinc que sua alteza real esperava do seu zêlo e fidelidade que precedessem com a maior actividade e energia, a fim de que seu governo podesse inspirar a sua magestade britannica à nação portugueza aquelle grau de confiança, que era indes-spensavelmente necessario para se corresponder aos generos esforços que sua magestade britannica está praticando, e pa se conseguir o fim de uma grande e gloriosa defeza. Havend . cortes da Hespanha poderia em certos casos fazer indispersavel a convocação das cortes em Portugal, se o povo par cesse deseja-las, foi sua alteza real servido mandar-lhe d clarar, tanto ao sobredito ministro, como aos governador do reino, como v. s.ª verá pelas copias da memoria e desp ==== cho que lhe remetto, que só n'esse ponto não concordav === ~ poisque em caso algum concebia a utilidade de que poderser uma similhante assembléa, que pela sua fórma não pode 🛣 📧 produzir bem algum, e antes conduziria à anarchia; e quantitation de la conduziria de la co não podendo inspirar confiança pelas luzes dos que a dev 👄 🖼 riam compor, dividida em tres estados, era muito provav desse logar a toda a intriga do inimigo commum, e viesse ser um centro de desunião, em logar de toda a confiança qu 📨 🎜 se desejava que ella podesse inspirar».

Taes eram pois as idéas do governo do Brazil, ou antes caracter conde de Linhares, sobre a convocação das côrtes em Poatugal, sendo muito notavel que o governo inglez d'aquelatempo fosse o proprio que lembrasse a necessidade de simal lhante convocação. Victima pois das suas idéas sobre tal actual sumpto, o mesmo conde de Linhares participou a seu irmão exampto.

<sup>1</sup> O marquez das Minas desgostára-se muito da politica do tempo, não menos se desgostou da falta de contemplação que o marechal Be resford teve para com elle, reprehendendo e castigando severamente major Francisco de Mello, como já notámos.

para o fazer constar ao governo britannico, que o principe regente, com perfeito conhecimento de causa, se oppunha á convocação das côrtes, não só por conhecer que não podiam fazer bem algum, pela fórma da sua composição, mas tambem porque necessariamente exporiam ao maior perigo o reino, dando logar a poder suscitar-se algum systema anarchico, productor da desgraça de um paiz que desejava salvar-se, infelicitando com elle um reino tão distincto pela fidelidade que mostrava ao seu legitimo soberano. Pela sua parte o conde do Funchal partilhava as mesmas idéas do conde de Linhares, seu irmão, e levado d'ellas, entendeu por melhor não fallar em côrtes ao governo britannico, convencido de que podia haver inconvenientes em lembrar uma cousa, que talvez o governo inglez quizesse sustentar, e para a qual sua alleza real tinha aquelle justo horror que resultava de conhecer que não só era uma violação dos seus direitos, mas ignalmente um incentivo para uma cruel anarchia. A vista pois d'estas rasões, a côrte do Rio de Janeiro approvou a conducta do ministro de Portugal em Londres, effeituando-se tão sómente uma nova modificação na regencia, a segunda que leve logar, depois da sua installação em Lisboa em setembro de 1808. O decreto por que se ordenára tinha a data de 24 de maio de 1810, sendo o seu contexto concebido nos seguintes termos: «Sendo-me representado por parte do meu migo alliado, el-rei da Gran-Bretanha, o muito que convinha Dem do meu real serviço, e ao commum interesse da salvação da monarchia e da peninsula, nas criticas e arduas circumstancias em que se acham, que o seu enviado extraordinario e ministro plenipotenciario junto á minha real pessoa, e residente em Lisboa, Carlos Stuart, fosse membro do governo de Portugal e dos Algarves, para votar nos negocios militares e de fazenda, devendo resultar d'esta medida maior Prosperidade á causa publica, e aos interesses de ambas as monarchias: hei por bem nomear para membro do mesmo governo ao sobredito enviado extraordinario e ministro plenipotenciario, podendo sómente votar nas materias acima referidas, estabelecendo-se as sessões necessarias para se tratar

d'elias. E attendendo ás vivas representações com que o ma quez das Minas se escusou na minha real presença de com nuar a servir-me no governo do reino, offerecendo-se proutro qualquer emprego, por mais arriscado que fosse: servido acceitar-lhe a demissão, e nomear para membro governo de Portugal e Algarves, alem dos que já existem, principal Sousa, ao conde do Redondo (Fernando Maria Sousa Coutinho), e ao dr. Ricardo Raymundo Nogueira. Petor do real collegio dos nobres, por esperar que me sirvin'este emprego com o mesmo zélo, amor e fidelidade que me tem sempre servido. Os governadores do reimo o nham assim entendido e o façam executaro.

À vista pois d'este decreto os membros da regencia for 🎏 desde então: o patriarcha eleito e bispo do Porto; o ma quez de Olhão, ou marquez monteiro mór; o principal Son (D. José Antonio de Menezes e Sousa, remão do conde 🌲 Linhares); o conde do Redondo, clevado depois a marque de Borba; Ricardo Raymundo Nogueira, e finalmente o 🎬 nistro plenipotenciario de Inglaterra em Lisboa, o citado 🛑 Carlos Stuard. Não contente portanto o principe regente 🗬 sujeitar directamente ao dominio britannico o exercito potiguez e a armada, quiz também subordinar a regencia ao 🕷 mo dominio, já pela ingerencia que n ella deu ao mared general, ford Wellington, e já finalmente pela substitue que na falta do mesmo Wellington deu tambem ao mane inglez em Lisboa, medida que se participou a ford Strangfo por nota que para este fim lhe dirigio o conde de Linha po Rio de Janeiro4. Escrava como a dita regencia ficon 🎾 tanto sendo d'estes dois inglezes, a sua humilhação para 🥌 elles tornou-se desde então mais notavel, como era bem 🗐 tural em homens de tal natureza, não se pejando ate de 🛍 alarde d'ella na sua proclamação de 10 de agosto de 1819 se è que por este modo não teve em vista patentear ao 🎮 blico a abjecção da côrte do Brazil. Na citada proclamação dizia pois o seguinte: «Portuguezes! As reaes ordens do pocipe regente nosso senhor, que augmentaram o numero 🦛

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o documento u.º 80-A.

membros do governo d'estes reinos, ajuntando-lhes para os negocios militares e de fazenda o ministro de sua magestade britannica n'esta côrte, é um novo e illustre monumento do paternal desvelo de sua alteza real pelo bem dos seus fieis vassailos, o qual pede da nossa parte o mais profundo recomedimento, e a mais activa cooperação com as determinacon de soberano. Os governadores do reino, penetrados cestes sentimentos, ratificam o juramento de salvar a patria, • patria será salva. Na calamitosa historia da presente guerra houve epochas desgraçadas em que elles temeram pela sua segurança; mas a Providencia, que protege a nossa justa cau-🗪, humilhou o orgulho dos barbaros, que nos julgavam já seus escravos; deparou-nos na generosa nação britannica um alliado poderoso, que sem poupar genero algum de auxilios, se empenha em nos soccorrer; e no grande Jorge III um mo-Parcha, que por suas luzes, virtudes e antigas relações com Portugal, se acha possuido de iguaes sentimentos, e que rodeado de ministros sabios, sustenta com gloria a mais terrivel luta contra esse flagello da humanidade, tendo mais que was vez abatido o vôo das suas aguias orgulhosas. A Gran-Bretanha nos deu tropas, armas, munições, soccorros pecurios, e nos deu um chefe illustre para commandar o exercombinado. A victoria corôou de louros immortaes ao grande lord Wellington nos campos da Roliça, do Vimeiro, de Talavera, e na memoravel passagem do Douro, que fará pocha nos fastos militares da peninsula». Com relação á determinação vinda do Rio de Janeiro se tornava a dizer o seguinte: «Demos graças ao céu, que tão visivelmente protegeu a nossa causa; demos tambem graças ao nosso augusto soberano e verdadeiro pae, cuja incomparavel prudencia, estreilando cada vez mais os laços que nos unem á Gran-Bretanha, los tem procurado os mais opportunos e efficazes auxilios d'esta prodigiosa nação, a quem o Omnipotente destinou para abater o monstro, que em seus tenebrosos conselhos bavia jurado sujeitar o universo ao jugo de ferro que lhe preperava».

Tal foi o modo por que encetaram a sua gerencia governa-

tiva os homens que em 1810 foram inaugurados no poder, e como taes iam presidir aos destinos da infeliz nação portugueza, escravisada assim ao jugo britannico pela prepotencia. dos tres irmãos Linhares, o mais velho dos quaes se achava no Rio de Janeiro, dispondo a seu talante dos interesses da monarchia; o segundo, que era o principal Sonsa, ia, comeseu delegado em Lisboa, entrar no exercicio de governador do reino; e o terceiro, que era o conde do Funchal, já de ha muito se achava em Londres, representando igualmente a omnipotencia da familia, e trabalhando para por meio do apoio do governo britannico, de quem a sobredita familia se constituíra obediente serva, a manter n'essa mesma omnipotencia. Os condes de Linhares e do Funchal são já bem conhecidos do leitor; agora quanto ao principal Sousa, só diremos que ao tempo em que subiu ao poder nenhuns serviços tinha que o recommendassem para o seu alto cargo de governador do reino, nem mesmo experiencia alguma dos negocios publicos em situações subalternas, por onde se julgasse habilitado para a gerencia do summo poder, a que passára de salto, pela cega protecção d'aquelles seus dois irmãos. As impressões que pela sua conducta tinha occasionado no publico não lhe eram muito lisonjeiras. Depois que fallecêra o senhor de Pancas, que já depois de velho casára com uma irma do principal, da qual não teve filhos, tomou este o caracter de delator, indo denunciar o morgado de Pancas como pertencente à corôa, dando-o como sem successão, tudo para o gosar durante a sua vida, porque, segundo a lei, era esta a vantagem dos denunciantes em cousas d'este genero. D. Manuel de Vilhena appareceu portanto em campo advogando a sua justiça, que teve de sustentar contra as allegações do principal, o qual foi por esta causa obrigado a comparecer nos tribunaes, para provar as suas ditas allegações, cousa que o desairou bastante na opinião publica. Quanto ao patriarcha eleito, tendo nós já apresentado anteriormente a sua biographia em resumidos termos, escusado é repeti-la n'este logar.

Passando agora a fallar de D. Fernando Maria de Sousa Continho, diremos que foi elle o quarto conde de Redondo



(depois que este titulo, perdendo a varonia dos Coutinhos, passou á da familia dos Sousas), tendo depois o de marquez de Borba em 15 de dezembro de 1811. Começára o quarto conde de Redondo a sua carreira publica por presidente da real junta do commercio, d'onde foi a presidente do real erario, em rasão, como já vimos, de ter mostrado muita exactidão, actividade e zêlo na administração da real ucharia, no arranjamento das creadas do paço da Ajuda, na venda de carvão e outros mais generos, arrecadação do cobre, etc. Homem de rasgada e sympathica physionomia, de uma imperturbavel e composta seriedade, de prudencia sexagenaria, e que na sua idade parecia impropria, reunindo com isto a particular affeição do patriarcha eleito<sup>1</sup>, parece-nos terem sido estas as principaes causas de um certo nome e reputação que por si teve este titular, depois que subiu aos seus altos cargos, não concorrendo tambem pouco para isto a affabilidade com que tratava os pretendentes que concorriam ás suas audiencias, emquanto as deu, sem que nunca lhe achassem más Palavras, nem mesmo más ou desattenciosas maneiras.

Francisco de Mello da Cunha e Menezes, monteiro mór do reino, seguindo a carreira militar, teve a sua primeira praça 43 de dezembro de 1781, achando-se finalmente em corel do regimento de Cascaes (19 de infanteria), e contando enas trinta e tres annos de idade e doze de serviço, quando 4793 o seu dito regimento foi um dos que compoz a divisão auxiliar do Roussillon, onde fez com elle a respectiva panha. Na sua volta ao reino foi promovido a brigadeiro e marechal de campo, dando-se-lhe depois o titulo de conde Castro Marim em 14 de novembro de 1802, e por fim o marquez de Olhão em 21 de dezembro de 1808. O seu erito como governador do reino foi desconhecido no publisendo mais dado ao prazer da mesa e do fumo que ao desempenho regular das suas obrigações, podendo dizer-se Que, a não ser a revolução do Algarve contra os francezes em 1808, que com decisão abraçou, o seu nome não teria por certo o logar que presentemente lhe damos n'esta nossa

<sup>1</sup> Assim se prova pelo já citado documento n.º 74-A.

obra. Dotado de muita prudencia, ao que parecia, julgou-se por muito acertada a sua nomeação, quando ao principio entrou para o governo, prognostico que o tempo infelizmente não verificou.

Ricardo Raymando Nogueira, o terceiro dos nomeados, fora lente de prima na faculdade de direito da universidade de Coimbra, onde teve a reputação de homem sabio e de moral irreprehensivel: não só os seus discipulos o reputavam bem, mas até mesmo os lentes seus collegas, tendo-o por um ornamento da sua faculdade, sendo por esta causa chamado para reitor do ahtigo collegio dos nobres, e por fim para governador do reino, de que ultimamente se demittiu com a allegação de molestia, mas talvez por não querer sujeitar-se á insolente supremacia dos ministros do Rio de Janeiro. Entretanto a maioria dos governadores do reino era

4 O n.º 15 do Astro da Lucitania, jernal politico da epocha liberal de 1820, apresentou ao publico um mappa das commendas concedidas a varios fidalgos, entre os quaes se contou tambem o marquez de Olhão, que a titulo de pagamento de dividas que a sua casa tinha houve a mercê de onze commendas, cujos rendimentos nos vinte e oito annos em que as teve até áquella epocha, sommavam 300:327 \$972 réis! Quem á vista d'isto deixaria de contrahir dividas, uma vez que o estado lh'as pagava? O marquez, escrevendo ao redactor do Astro, confessou que as taes onze commendas lhe tinham sido dadas, não para pagar as suas proprias dividas, mas as de um tio que tinha fallecido sem as pagar, nem deixar com que, pois elle sobrinho apenas herdára d'elle os vinculos, que não estavam obrigados a dividas, porque passavam livres ao successor. Ve-se pois que as dividas do tal tio subiam a mais de 300:000 3000 réis. Parece-nos incrivel que houvesse credores que tanto lhe fiassem, sem nada embolsarem de tal somma até à morte do homem, que todavia se finou tranquillo, porque talvez já esperasse que o estado lh'a pagaria por elle. Que serviços faria este senhor a nação para d'ella receber tal recompensa? Provavelmente os mesmos que fez o conde de Villa Verde, a quem depois da sua morte o principe regente mandou tambem pagar as suas dividas. Pena foi que o marquez não communicasse ao redactor do Astro qual a somma das dividas que tinha já satisfeito pelo tio, ou a relação dos credores a quem havia já pago os seus debitos, e a dos que ainda se achavam por embolsar. Eis-aqui pois uma das rasões por que a maior parte dos nossos fidalgos se declararam pelo absolutismo, e como taes sectarios fieis da usurpação de D. Miguel.

theocratica, sendo composta do bispo do Porto e patriarcha eleito, do principal Sousa, tambem da classe ecclesiastica, e de Ricardo Raymundo Nogueira, igualmente d'esta classe.

Agora quanto á nomeação do ministro inglez em Lisboa, sir Carlos Stuard, para membro da regencia, todos a uma voz clamaram contra similhante escandalo, só proprio do abjecto e servil inglezismo do conde de Linhares e da côrte do Rio de Janeiro, que absorta sómente nas suas idéas de kvar a princeza D. Carlota Joaquina a regente da Hespanha, on mesmo das colonias hespanholas do Rio da Prata, cousas para que queria ter o apoio do governo britannico, apoio que nunca conseguiu, de bom grado se prostituia a todas as suas exigencias. O certo é que, indisposta como a nação portugueza se achava contra os prepotentes desvarios da familia Linhares, não só viu com maus olhos a elevação do principal Sousa a governador do reino, mas até fulminou com o anathema da sua mais viva indignação a ingerencia que no governo do paiz se deu ao ministro inglez em Lisboa, tendo-a como opprobriosa para a dignidade nacional. Conseguintemente com a má vontade que já havia para com os antigos governadores, reuniu-se a opinião antecipada que os novos tiveram contra si, em rasão da nomeação do principal Sousa e da do ministro inglez. Acabou mais de indispor a opinião publica contra a nova modificação pessoal do governo o ver-se que o systema de perseguição continuava a ser a base fundamental da politica da regencia, como o provava o facto de ser uma das primeiras medidas, que se observára depois de uma tal modificação, o mandarem-se degradados dois ecclesiasticos de probidade e caracter, taes como o prior dos Anjos e o de S. José, sem se allegar contra elles outro motivo, nem se bes fazer outro processo, mais que o dizer-se que tinham sido mandados saír da côrte por affectos ao partido francez, quando o principe regente ainda estava em Lisboa. Taes são em resumido quadro as cousas mais transcendentes, que com relação á governação do paiz n'elle se passaram durante a maior parte do anno de 1810, ou até à proximidade da invasão do marechal Massena em Portugal no referido anno.

|  | • |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   | • |   |   |
|  | • |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   | , |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   | • |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |

## CAPITULO VI

he passo que os generaes francezes invadem o sul da Hespanha com os seus exercitos, o general Bonnet trata pelo norte de se assegurar das Asturias, sem que a Galliza lhe embarace as suas operações, e o general Junot de se apossar de Astorga, como conseguiu, podendo portanto dizer-se que Cadix e Portugal eram na peninsula os unicos pontos de uma formal resistencia aos francezes. Em Inglaterra, apesar da vehemencia da opposição parlamentar, e da quéda do ministerio de lord Castlereagh, persistia-se na continuação da guerra contra a França, decidindo-se o novo ministerio britannico (pela resolução em que lord Wellington estava de defender Portugal a todo o custo), em elevar o exercito portuguez, subsidiado pela Gran-Bretanha, á força de 30:000 homens, circumstancia que obrigon os governadores do reino a cuidarem na remonta da cavallaria e no recrutamento do exercito, creando tambem mais quatro corpos de milicias em Lisboa, e seis batalhões de caçadores. Pela sua parte o marechal Beresford não só começou a elogiar nas suas ordens do dia a disciplina das tropas portuguezas, mas até a dar d'ellas favoraveis informações aos governadores do reino, os quaes, pelo bom conceito que tambem d'ellas faziam, tomaram a resolução de offerecerem a lord Wellington o regimento n.º 20, para com as firzas inglezas ser igualmente empregado na defeza de Cadix, como effectivamente foi. Entretanto lord Wellington, vendo que para resistir aos francezes não podia contar com exercitos hespanhoes, mas sómente com o exercito luso-britannico, cujas forças eram desproporcionaes ás do inimigo, decidiu-se a fortificar Lisboa por meio das famosas lichas de Torres Vedras, que activamente cuidou em levantar, emquanto o exercito francez, com que o marechal Massena se dispunha a invadir Portugal, se entretinha na fronteira a tomada da Cidade Rodrigo. Ainda assim a opposição parlamentar ingleza contimazva nas suas aggressões, não só contra o ministerio britannico, mas até mesmo contra Portugal, pagando-lhe assim, tanto a dita opposição, como o referido ministerio, com a mais dura ingratidão os pesados sacrificios, que este reino estava fazendo na sustentação da sua luta contra a França.

Não é do nosso intento apresentar aqui ao leitor uma hispria completa da guerra da peninsula, traçada debaixo do conto de vista militar, e com todas as miudezas das suas interentes operações e detalhes, proprios a interessar os hocens da profissão, e de mais a mais com apreciações e anases para que nos não julgâmos habilitados: uma obra d'este enero pode ler-se na Historia da guerra da peninsula, do

coronel Napier, e aos que aspirarem a vé-la originalmente escripta na lingua patria (o que entre nós é uma necessidade, pela parte que em tal guerra teve o exercito portuguez), aconselhâmos a que se resignem a esperar pela que foi commettida pelo nosso governo á penna de um distincto escriptor, habil official do exercito, e alem d'isso lente da escola polytechnica, José Maria Latino Coelho, o qual pela reputação do seu talento, afiançado, na opinião dos que melhor o conhecem do que nós, pelos escriptos que no jornalismo politico d'elle se têem visto, certamente lhes ministrará uma obra, que nada terá que invejar ás estrangeiras suas similhantes, e que portanto será analoga aos altos feitos do exercito lusobritannico a que se dedica, á urgencia de se transmittirem aos vindouros os que foram praticados pelas tropas portuguezas, extremando-os quanto for possivel dos das tropas inglezas, e finalmente á justa anciedade com que o publico aguarda similhante empreza. Quanto a nós, alheios como somos à classe militar, e desprovidos de conhecimentos technicos, só tomámos por incumbencia, guiados pelos nossos bons desejos de sermos uteis ao paiz, offerecer humildes aos nossos leitores, que geralmente reputâmos de profissão civil, um quadro das grandes operações d'esta famosa guerra, pelo qual ficarão sabendo, tanto quanto lhes póde interessar, o que por aquelle tempo se passou, com relação á gloria patria e aos momentosos successos da sobredita guerra.

Segundo o que assim expomos, omittiremos, ou tocaremos só perfunctoriamente, as operações dos exercitos belligerantes no Aragão, Valencia e Catalunha, quando assim nos parêcer necessario, pela nenhuma parte que n'ellas teve o exercito portuguez, e não ser do nosso intento escrever, como temos dito, uma historia completa d'esta guerra, com relação a leste e ao sul da peninsula. Segundo estes principios diremos sómente que o general Suchet, que commandava na Navarra e Aragão, tendo pacificado estes dois reinos, obrigando até o joven Mina a dispersar os seus famosos guerrilhas, marchou contra Valencia, d'onde todavia se retirou sem ter conseguido o seu fim, dando como culpado d'isto o marechal Au-

gereau, pela nenhuma cooperação que n'elle encontrou, de que resultou ao referido marechal a desgraça em que depois se viu perante Napoleão, que o mandou substituir no governo da Catalunha, onde se achava, pelo marechal Macdonald. Isto porém não embaraçou que os francezes se não fossem apoderando das provincias meridionaes da Hespanha, submettendo so seu poder as differentes praças que d'elles se achavam independentes. O mesmo Suchet, em cumprimento das ordens que lhe foram de Paris, sitiou e apoderou-se de Lérida a 13 te maio de 1810, segurando por este modo a communicação entre Aragão e a Catalunha. D'aquella praça passou a Mequi-Moza, posição importante e necessaria para dominar o Ebro; tella se apoderou igualmente aos 8 de junho, indo de lá contra o castello de Morella, que tambem se lhe entregou aos 13 do dito mez. A posse d'este castello estava longe da importancia de Mequinenza, mas nem por isso deixava de ser preciosa para os francezes, por se achar situado o referido estello nos confins dos reinos de Aragão e Valencia, e ser da menção dos mesmos francezes invadirem igualmente este ulino reino.

As forças que debaixo do commando em chefe do marechal Soult invadiram a Andaluzia, montando a 55:000 homens, como já vimos, compunham-se de um primeiro corpo, me tinha por commandante especial o marechal Victor, a mem se deu por incumbencia o cerco de Cadix, para onde merchou, como tambem já vimos; e do quarto corpo, que inha por commandante o general Sebastiani, cujas operaros foram coroadas dos mais felizes resultados. Tranquillo possuidor de Granada, este general deitou-se a percorrer a costa, e vindo sobre Malaga, onde rebentára um foco de inmreição, d'esta cidade se apoderou, praticando n'ella todas s crueldades, proprias de quem estava convencido que o levantamento da peninsula não era um dever, que os seus habitantes tinham de defender a sua patria da dominação estrangeira, mas um acto de formal rebellião contra as ordens seberanas de Napoleão Buonaparte e de seu irmão José, que á força os queriam subjugar. O mesmo general Sebastiani se dirigiu depois de Granada para Murcia, onde entrou no dia 23, renovando n'esta cidade as mesmas crueldades que havia já praticado em Malaga, incluindo o lançamento de uma contribuição de 50:000 patacas, a apropriação dos dinheiros que achon nos cofres e estabelecimentos publicos, a pulhagem das pratas e joias dos conventos, e o roubo das principaes casas. dos seus moradores. Alem dos dois referidos corpos, formas a também parte das ditas forças da Andaluzia o quinto corpo, i que tinha por commandante o marechal Mortier, o qual, depois de deixar uma brigada em Sevilha, penetrou na Extrmadura, indo depois dar a mão ao segundo corpo, do commando do general Reynier, que com elle avançava das marços. do Tejo. Mortier encaminhára-se para Badajoz, praca 1946 inutilmente mandára intimar a sua rendição, de que residor voltar novamente sobre os seus passos, indo estabeleca e-Llerena o seu quartel general. Tal foi o resultado da casa a resolução de se defenderem, tomada pelos habitantes duque. praça, animados pela presença do marquez de la Roman. e bem depressa pela chegada da maior parte do exerciduque del Parque, que por então estava em marcha atra-Extremadura. Este exercito, reunido às forças que hay \*\*\* Badajoz, fazia um total de 26:000 infantes e 2:000 cm 📧 tendo por commandante em chefe o referido marquet 🥕 não sómente se apoiava em Badajoz, mas também o corde Elvas, e em algumas outras menos importantes que 🕮 necem as duas fronteiras, hespanhola e portuguezo, 🕬 tambem se achava uma divisão luso-britannica, commista ( pelo general Hill.

O estado interior da Hespanha não se apresentava com unhor aspecto; os francezes de quasi todos as sua- prosequenciam dizer senhores. Nas Asturias achava-se unio tofrancezo commandado pelo general Bonnet, que em ser nuada luta com os respectivos habitantes, por vezes interiorizado a cetivar-se, esperando-se todavia que o topo pado interiamente succumbisse, a não set promptano tor corrido pela Galliza. Esta provincia e a de Valencio de corrido pela Galliza. Esta provincia e a de Valencio de corrido pela Galliza.

tinham desenvolvido grande enthusiasmo contra os invasores, cuidando em formarem um corpo de exercito consideravel para os combater: mas que esperança podia dar este exercito para o bom exito das suas operações, não tendo disciplina, nem generaes que o conduzissem? O ministro da guerra em França, informando o senado das intenções que o imperador seu amo tinha de franquear novamente os Pyrenéos, deu conta do estado das forças que então havia na Hespanha, acrescentando que para continuar as operações militares na peninsula era necessario completar os differentes corpos que n'ella existiam, por meio dos 30:000 homens reunidos em Bayonna. Estes passaram effectivamente as fronteiras, e depois d'elles ainda mais outros, computando-se todos estes reforços em 56:000 homens, dos quaes 10:000 se reputavam de boa in-Tamteria, 10:000 de infanteria soffrivel, 30:000 galuxos, pela ma aior parte creanças e má tropa, e 6:000 de boa cavallaria. Estes reforços, reunidos á tropa franceza que já se achava Hespanha, elevavam o numero de uma e outra força a 370:000 homens de todas as armas, sendo este o exercito rtra o qual se tinha de combater na peninsula durante o no de 1810. Já se vê pois que a submissão d'esta parte da ropa fôra e era ainda um pouco mais difficil para Napoleão que o tinham sido outras, e particularmente a Italia. Conva-se no numero dos reforços vindos o oitavo corpo, comandado por Junot, corpo que depois de reformado se achava estinado por Napoleão a fazer parte do exercito que havia expulsar de Portugal os inglezes. Junot propoz-se portanto Sitiar Astorga, onde effectivamente entrou aos 22 de abril, mediante uma honrosa capitulação. Desde então o reino de Leão ficou inteiramente sujeito aos francezes, que n'elle for-Micaram a dita cidade de Astorga, bem como Villa Franca e Puebla de Sanabria.

Tudo em Hespanha ameaçava portanto uma prompta submissão aos francezes, sujeita que podessem ter ao seu poder a cidade de Cadix, que era o unico ponto que lá tinham contra si de resistencia séria. Mas Cadix parecia ser intomavel, auxiliada a natureza pela arte, como começava a ser, mediante

win relate on unit, creaming receive on 9 é profundo, sendo a communicação do continem effeituada por meio da ponte de Suazo, assimi rasão do dr. João Sanches Suazo a ter restabel meco do seculo xv. O arsenal de Caraca, situad contiguo á ilha de Leão, ilheu formado pela cil de Santi-Petri e o canal de las Culebras, tamber em poder dos hespanhoes. A população de Car então se achava bem limitada, não excedia a 60% tes, e a da ilha de Leão, que estava no mesmo car nas de 18:000. A principal defeza d'aquella praci suas muitas marinhas, que comecam a pequent Porto Real, e se estendem por espaço de legua rebeira de Zurraque. Reunem-se umas as outra com vaus impraticaveis, de variavel e movedica existem outras salinas, chamadas de San-Ferma ilha por todos os seus lados cercada pelo ocenaguas da bahia. Pelo meio d'estas marinhas e 😋 que se acham em frente de Santi-Petri, corre un estreito e comprido caminho, que vae à ponte 🎆 todo o seu trajecto se haviam estabolecido muita e baterias, que tornavam a sua passagem mexpuj da chegada do duque de Albuquerque os trabal heação achavam-se muito atrazados; mas esto seus successores os activaram prodigiosamente. por uma triplice linha de baterias o ataque de l heira da Canti. Petriz atnatrairem en ala

rosos obstaculos embaraçavam ainda ao inimigo a tomada de Cadix. Alem das diversas baterias construidas sobre a linha de terra, que serve de communicação entre as duas cidades, levantou-se na parte mais estreita, para que os dois mares a banhassem, uma cortadura, em que todos os habitantes trabalharam com grande enthusiasmo: achava-se eriçada de canhões, e construida com admiravel solidez. Depois d'isto era ainda necessario que os francezes se assenhoreassem das obras que directamente defendiam Cadix, para n'ella poderem entrar, obras que tinham sido executadas segundo as regras da arte moderna, e que apenas tinham um só ataque ale frente.

Para guarnecer uma tão extensa posição como a ilha gadie tão coberta de pontos de defeza, precisava-se, não só e um grande numero de tropas de terra, mas tambem de utro quasi igual de forças maritimas. No mez de abril o zercito hespanhol de Cadix elevava-se de 17:000 a 18:000 mens, tendo sido formado primitivamente pelas tropas do uque de Albuquerque, engrossadas depois pelos restos disrsos dos officiaes e soldados que de diversos pontos da sta se dirigiram para Cadix. Ao general D. Joaquim Blake, Camado do reino de Murcia, nomeára a regencia para comandar em chefe a ilha gaditana, em substituição ao referido uque. Estas forças hespanholas de Cadix foram consideradas omo parte integrante do exercito que se chamava do centro, se achava acantonado em Murcia, emquanto que o do mar-Tez de la Romana, que estava na Extremadura, se denomi-Tava exercito da esquerda. Apesar d'isto a real e verdadeira eleza de Cadix consistia inquestionavelmente nas forças do exercito luso-britannico que para ali tinham ido', e se eleva-Tam então ao numero de 5:000 homens, subindo posteriorente a 10:000. A junta de Cadix pedira a lord Wellington

Ĺ

Assim o demonstrou posteriormente o facto de ter entrado n'ella o duque de Angoulême em 30 de setembro de 1823, tomando o forte de Trecadero, que domina a cidade, o que prova que se esta praça estivesse só por só nas mãos dos hespanhoes seguramente passaria para as de Soult.

rana exquence nexpension, commences of the va. Uma horrivel tempestade a maltratou crues 6 de março e seguintes d'este corrente anno 🧃 dendo-se a nau portugueza Maria I, sendo 🐒 mais sensivel para os hespanhoes, que viram 🔻 tres das suas naus de guerra, uma das quaes era nova e tinha tres baterias. Mais de vinte e cinco e cações de differentes lotes e qualidades, alguneram tambem de guerra, tiveram a mesma so maior parte d'ellas inteiramente perdidas, e out dissimas avarias. O que minto augmentou as 💰 sadas por uma tal tempestade, foi o achar-se a opposto da bahia toda em poder dos franceso conseguinte inteiramente impossivel levar socia vios que encalharam para aquella parte. Entre ções que se perderam, figura uma que certai bastante pena, tal foi a de um transporte com homens de tropa ingleza, ida de Gibraltar, e em poder do inimigo, o qual, aproveitando-🛍 stancias, fez seguramente presas rīcas nos dei ram ter á praia, de todos os navios naufragados tuna que houve no meio de tantos horrores pouquissima gente, tendo sido ministrados os corros pelas lanchas da esquadra ingleza, logo um pouco a força da tempestade, sendo muito crueldade com que em tal occasião os frances parente em locus do exect

Já n'outra parte dissemos, e cremos que por mais de uma vez, que o ministerio britannico nunca até então teve muito a peito a efficaz defeza de Portugal, sendo todas as suas sympathias para com a da Hespanha; mas vendo os exercitos d'esta potencia constantemente derrotados, e por conseguinte perdidos os largos e dispendiosos soccorros que lhe ministrára, e vendo finalmente quasi todas as provincias da mesma Hespanha inteiramente subjugadas, ou em vesperas de o serem, pelos exercitos francezes, e sobretudo desanimado o ministro Castlereagh pelo gravissimo desastre da sua vasta e dispendosa expedição ao Escalda e ilha de Walkeren, esfriára conideravelmente no seu ardor pela continuação da guerra na peninsula, como já notámos. Fôra lord Wellington o que a sangue frio, e com o mais perfeito conhecimento de causa, Lez da necessidade virtude, constituindo-se auctor e propumador de um systema de defeza para Portugal, pelo modo e tima por que tambem já vimos. Em recompensa pois dos beroicos feitos, que em virtude de similhante systema pratidira na peninsula durante o anno de 1809, fôra creado barão do Douro e lord visconde de Wellington; mas estas honras, postoque applaudidas e tidas como justas pela opinião pu-Mica do seu paiz natal, a opposição parlamentar as olhou como filhas de um decidido espirito partidario e não como acto de justiça para com o merito do agraciado. Foi portanto essa opposição parlamentar a que contra elle levantou a sua voz altiva, apresentando em publico toda a força do en mau humor sobre este assumpto. «Por que motivo o tem miardoado o governo? diziam os membros da opposição. As mas operações têem sido imprudentes, loucas, presumpçoses, e toda a sua campanha, em vez de premio, só merecia punição». Lord Grey, firmado nas suas theorias de guerra, de que aliás não tinha pratica, atacava fortemente os talentos e merito de lord Wellington, censurando n'elle com toda a força do seu azedume as disposições que tomára na batalha de Talavera. Outros houve que chegaram mesmo a negar ter elle alcançado por similhante batalha a mais pequena vantagem; e fina lmente outros se viram tambem que até se lem-7000 g — 2.4 epoc.

braram de propor que o seu nome fosse exceptuado dos agradecimentos ao exercito.

Se a opposição se mostrava assim tão desabrida para comum homem de tão abalisados talentos e tão relevantes servicos, como os que lord Wellington já tinha prestado ao seu paiz, pôde bem avaliar-se qual não havia de ser a vehemencia das suas investidas contra o ministerio que por então existia. A sua inactividade e indolencia foram terrivelmente fulminadas, e a sua inhabilidade tida como cousa liquida, chegando até a haver alguns dos ministros que em particular se otheram como culpados do mallogro da expedição ao Escalda. Todos os ciumes e rivalidades partidarias, a par de todas as intragas, se pozeram em campo para mostrar que o governo inglez d'aquelle tempo era o mais imbecil de todos os da Europa. exceptuando apenas o da Hespanha: o de Portugal nem amenos figurava n'este acervo de imbecilidade! O propro mr. Canning denunciára aos seus collegas lord Castlerago que dava como inteiramente incapaz de conduzir os negotos da guerra nas criticas circumstancias de então, chegatido a obter d'elles a formal promessa da sua demissão. Entretant fora o mesmo mr. Canning um dos que lhe deixaram careber e executar o plano do armamento mais consideravel. po até então se vira sair dos arsenaes e portos de Inglaterra, u como o da citada expedição ao Escalda. Foi depois do seude sastre que mr. Canning reclamon então o cumprimen. 1 promessa, que já se lhe tinha feito, quanto á demissão de les Castlereagh, o que sendo por este sabido, teve similhante (\*) ducta como obra de má fé, tanto publica, como particular seguindo-se a isto um duello entre o accusado e o accusado: duello que comsigo trouxe a dissolução completa da admitetração existente. Mr. Perceval e lord Liverpool forancos escar regados de compor o novo ministerio, e depois de uma nesciação infructuosa com os lords Grey e Grenville, elles mesma se pozeram à testa dos negocios. Mr. Perceval substituin por tanto o duque de Portland, reunindo, como já o tinham lebe mrs. Pitt e Addington, o logar de primeiro ford do thesano com o de chanceller do Echiquier. Lord Liverpool foi pela

sua parte nomeado secretario da repartição da guerra e das colonias, em logar de lord Castlereagh, offerecendo-se a dos negocios estrangeiros ao marquez de Wellesley, que contra a espectativa geral aceitou esta pasta com similhantes collegas.

Antes da demissão de lord Castlereagh tinha este ministro escripto a lord Wellington na data de 14 de setembro de 1809, perguntando-lhe o que pensava da defeza de Portugal, e das despezas que esta mesma defeza podia trazer comsigo. Para \*dequadamente responder a similhante pergunta entendeu o mesmo lord Wellington que lhe era necessario examinar pri-'neiramente o paiz, e ver sobretudo o modo por que se defenderia a provincia da Andaluzia, antes de adoptar plano algum de defeza. Foi com estas mesmas vistas que lord Welington se dirigiu a Sevilha, não sendo tambem para elle menos importante conferenciar com o marquez de Wellesley, seu irmão, sobre os assumptos da guerra, antes da sua breve partida para Inglaterra. Com elle debateu então effectivamente Os seus vastos projectos de campanha, entendendo não os poder adoptar sem ter por si o mais franco e decidido apoio do governo, o qual effectivamente encontrou no seu dito irno, que abraçando as suas opiniões, ou com ellas condescondendo, lhe prometteu sustenta-las com firmeza no meio de quaesquer embaraços e contrariedades que podessem tercontra si, resolução de que tanta gloria e vantagens vieram Para a Gran-Bretanha, e tamanha preponderancia para a fa-Wellesley.

Lord Wellington chegára a Sevilha no dia 2 de novembro, d'onde seguiu para Cadix no dia 5, em companhia do marquez seu irmão, o qual devia partir de lá para Inglaterra, a fim de tomar conta do seu logar de ministro. Foi depois de se ter acordado com elle nos seus já citados planos, que na data de 14 do dito mez de novembro escreveu de Badajoz ao novo ministro da guerra, lord Liverpool, respondendo, poucos dias antes da batalha de Ocaña, ao officio que sobre tal assumpto havia recebido de lord Castlereagh. A materia d'esta resposta é de grande interesse historico, sobretudo para Portugal, e por isso daremos d'ella uma noticia lata. Dizia pois

caso, não se achando a Hespanha inteiranser-lhe-ia difficil, e mesmo talvez impossivel. de Portugal, uma vez que o governo britano a manter n'este reino o exercito inglez, que p destinado á sua defeza, e o exercito portugue dos os melhoramentos de que era susceptiviforça do exercito inglez em Portugal devia 30:000 homens effectivos, tidos como auxilla portuguezas, as quaes consistiam já por entatilheiros, 6:092 homens de cavallaria, 3:355 🐧 cadores, 32:923 da arma de infanteria, sendo homens, com 4:357 cavallos, não fallando em denançasi; 4.º, que a despeza feita com os 20:0 tropas portuguezas, pagas pela Gran-Bretanha ciaes inglezes n'ellas encorporados, era de 6 mas outras despezas havia ainda a fazer, para portuguez se pozesse em estado de servir proguerra que se achava imminente».

Continuando a fallar do exercito portugueston dizia ainda mais: «A despeza que, seguno glaterra deve juntar aquella que já presente augmento do soldo dos officiaes do exercito o que inutil será esperar d'elles muito zélo Pouco ou nenhum serviço téem feito os officionortuguez desde muitos annos, porque con peões o seu paiz tem estado em paz desde 1º

terem-se elles conservado na mesma guarnição durante todo o tempo do serviço; quanto aos que se acham nos seus regimentos, porque muitos ha que tem constantemente vivido no seio das suas familias. Alem d'estas circumstancias, creio que os abusos introduzidos no systema do seu serviço lhes proporcionava outras vantagens, que não eram em pequeno numero, circumstancia que os punha em estado de viverem de uma maneira propria ao caracter de officiaes, não obstante o faco soldo que recebiam, e n'um paiz onde todas as cousas mecessarias á vida são mais caras do que em Inglaterra. L'inutil demonstrar a salutar mudança que a nomeação do marechal Beresford, para commandante em chefe do exercito portuguez, tem feito na sua posição. Todos os abusos que existiam no serviço teem sido reformados. Um systema reguar de disciplina, que exige o zêlo e a assiduidade de todos os officiaes nos seus regimentos, se tem estabelecido, e o estado do paiz, assim como o serviço imposto ao exercito, tem necessariamente desarranjado os regimentos da sua residencia em posto fixo, fazendo augmentar consideravelmente a despeza dos officiaes». Depois d'esta exposição, lord Wellington fizia a mais triste pintura do estado financeiro do paiz, dizendo que o seu deficit annual, entrando já o soccorro pecumario que a Inglaterra lhe prestava, era de 900:000 libras; The os atrazos dos pagamentos eram consideraveis, que nenhomas despezas se reputavam necessarias senão as do exercito, e algumas outras civis, indispensaveis para a existencia do estado.

Quanto aos impostos, continuava elle, devo observar que o paiz estava muito empobrecido pelos acontecimentos da ultima guerra, e pela emigração da côrte para o Brazil, que os habitantes não podem pagar as taxas que lhes são lançadas, e que o producto das alfandegas, que n'outro tempo era o principal ramo da receita publica, está quasi reduzido a nada, por se ter mudado para o Brazil o commercio entre Portugal e Inglaterra. Esta mudança, sendo de vantagem para a Inglaterra, como evidentemente é, e essencialmente prejudicial a Portugal, parece dar algum direito a este paiz

para obter, no meio dos seus actuaes embaraços, um secorro mais consideravel do que aquelle, que sua magestadi pela sua politica tem querido conceder ao governo portugues para custeamento da sua despeza militar. O abono de um somma de mais de 300:000 libras por anno, alem da desperoccasionada pelo augmento do sóldo aos officiaes, e necessar rio para que o governo possa occorrer aos gastos que de manda o entretenimento dos armazens e a sustentação 🚮 exercito portuguez. Alem d'isto o governo inglez deve toma a seu soldo mais 10:000 homens de tropa portugueza, o qui lhe custară, pouco mais ou menos, mais 250:000 libras pal anno, deixando todavia a despeza dos armazens a cargo 🍏 governo portuguez. Estou porém convencido, segundo o qui tenho visto pelo estado financeiro de Portugal, que, a não 🔊 soccorrer este remo pela fórma que tenho indicado, ou tarde ou cedo tudo se transtornará, perdendo-se todos os trabalho empregados até aqui, e todas as despezas feitas para a su tentação d'esta guerra». Quanto ao embarque do exercito inglez, por effeito de desastre na guerra, que era outro ist pontos sobre que fóra perguntado, responden que nentuar duvida tinha em que o embarque se podesse fazer facilmente abandonando todavia os cavallos da cavallaria e os do treda artilheria; mas não era de esperar que n'este caso os pæ tuguezes se podessem defender por muito tempo. «Posto poeu olho o governo e o exercito portuguez, dizia elle and como os mais interessados na guerra, por se tratar da 🕊 independencia, e que o successo, ou maltogro d'elt i, depend dos esforços do mesmo gorerno e do calor da sobreddo estr esto (sendo grande a confiança que n'um e n outro tenho, 🗯 vez que sejam excitados pelo exemplo dos officiaes e sollados inglezes), perderei toda a esperança concebidi, 🤜 🥨 magestade mandar retirar o seu exercito da peninsula, ou \$1 este mesmo exercito for obrigado a evacuar Portugal. 🏴 effeito de algum desastre na guerra. Não duvido que a 🎾 sequencia immediata da nossa retirada da peninsula 🔫 🌯 occupação de Lisboa pelo mimigo, talvez mesmo sem 🕬 bate, cousa de que se seguirá tambem uma mudança no 🥌

quanto à Hespanha. Se portanto se julgar conveniente a retirada de Portugal, ou se o exercito inglez for obrigado a sair d'este reino, peço que o governo de sua magestade facilite es meios de levar tambem comnosco todos os officiaes e soldados portuguezes que quizerem emigrar, de preferencia a deixa-los continuar a guerra e a defeza de Portugal».

Empenhado como portanto se achava o marquez de Wellesley (seguramente um dos mais conspicuos e assignalados membros do novo ministerio britannico) na sustentação da guerra da peninsula, segundo os planos e indicações de lord Wellington, seu irmão, era bem de esperar que a materia da carta acima mencionada fosse pelo dito marquez, e pelos seus collegas, tomada na devida consideração. O certo é que em janeiro de 1810 o governo inglez apresentou no parlamento uma mensagem para que a Inglaterra tomasse a seu soldo 30:000 homens de tropas portuguezas. Foi o mesmo marquez de Wellesley o que na camara dos lords abriu a discussão sobre a dita mensagem, provando quanto era politico o assumpto d'ella, e quanto devia influir, não só na defeza de Portugal, mas até mesmo na guerra da Hespanha. Referindo-se depois aos docomentos que estavam presentes, declarou que por elles se via bem claramente qual a extensão e a natureza das medidas, The sua magestade recommendava na sua respectiva mensagen; que nos mesmos se via igualmente que fora ao principio resolvido formar um corpo de 10:000 portuguezes, commandados por officiaes inglezes; que depois se julgou necessario fazer subir este numero a 20:000, pagos pela Gran-Bretanha; mas que actualmente sua magestade se propunha levar este mesmo numero até 30:000 homens, cuja despeza seria pouco mais ou menos de um milhão de libras esterlinas, promovendo-se por este modo o principal objecto, que era o de formar e disciplinar uma massa de tropa, toda composta de portugue-268, capaz de cooperar validamente com o exercito britannico; The nos citados documentos se achava tambem tudo que dizia respeito a este arranjamento e despeza; que elle porém não tinha o caracter de um tratado, em rasão da instabilidade das



circumstancias: mas tinha por base ministrar a Portugal todo o soccorro de que necessitasse, para dirigir e excitar esta nação a defender-se de um modo conveniente e digno, fazendo-lhe ao mesmo tempo conhecer que não devia esperar que os meios d'esta defeza lhe fossem de fora: mas que os devia promover ella mesma, desenvolvendo os seus proprios recursos e energia para conservar a sua independencia.

Continuando com o seu discurso, acrescentou ainda, que se à medida que melhorasse a disciplina do exercito portuguez, os esforços da nação contra o inimigo commum fossem bem succedidos; que se no referido exercito se desenvolvessem cada vez mais, tanto aquella disciplina, como os referidos esforços: e finalmente que se Portugal fosse fiel a si mesmo, and, não propendendo para o inimigo. nem fazendo depender 🕿 sua salvação unicamente de soccorro estrangeiro, em ta caso não devia a Inglaterra abandonar o seu antigo alliado 10, devendo bem longe d'isso prestar-lhe todo o apoio, que podesse animar efficazmente os seus esforços e sustentar pode == ### rosamente a sua resolução. Lord Wellesley terminou a su zero ua interessante falla dizendo: «Não abandonemos jamais os no 🚐 🖜 🕦 portuguezes, retirando as nossas tropas de Portugal. Sima munilhante resolução, tomada antes de tempo, destruiria o object 🄰 🖘 para o qual tão poderosamente temos já soccorrido aquell 🗷 🛢 •lle reinor. O debate a que esta mensagem deu logar tornou-s == -se bastante vehemente e acalorado, distinguindo-se contra ell 💵 🗖 🛚 🗖 lord Grenville e outros mais membros da opposição. Tanto 🗷 🗂 os ministros que apoiavam a medida, como os individuos qu 🗷 🗷 ue a combatiam, fundamentavam as suas rasões no abandon. 🖛 no e desmantelamento geral em que tudo por então se achav - va em Portugal, aquelles julgando ser isto causa da Inglaterr - 7a lhe dever prestar promptamente um válido soccorro, e este reputando isto perdido por aquella causa.

Postoque as accusações e calumnias, levantadas em Inglazterra contra os portuguezes, tivessem já remittido de intensidade, desde que em 1809 o marechal Beresford assumira o commando em chefe do seu exercito, como já notámos,

forçoso é confessar que, apesar d'isso, cousas bem desagradaveis e injustas appareceram ainda n'este debate contra os mesmos portuguezes, olhando os da opposição como inteiramente perdidas todas as despezas que houvessem de se fazer com as nossas tropas, e juntamente com ellas os trabalhos que se empregassem na sua organisação e disciplina. O periodico que mais sustentou estas doutrinas de invectiva contra os portuguezes foi o Bell's Weeckly Messenger 1, que Mizmente viu desmentidas todas quantas asserções fizera e calumnias que dirigira contra os nossos concidadãos. Todavia a citada mensagem, relativa á somma de 980:000 libras, pedida para pagamento de um corpo de 30:000 homens de tropas portuguezas, foi pela maioria de trinta votos approvada m camara dos pares no dia 22 de fevereiro de 1810, e na dos communs pela de sessenta e dois no dia 9 de março. O primeiro lord do thesouro, mr. Perceval, apresentando n'esta ultima camara a competente moção, fez por essa occasião um eloquentissimo discurso, pelo qual mostrou quanto era da politica do governo britannico, e do proprio interesse da Gran-Bretanha, sustentar a causa da peninsula, defendendo Portugal a todo o transe; que abandonar este reino, dizia elle mais, seria o mesmo que por nas mãos dos france-**28 o melhor** ponto, e os mais apropriados meios de atacarem • Inglaterra; que deixando o governo britannico de sustentara peninsula, deixava igualmente apagar n'ella aquelle paviotico espirito, que tão notavelmente n'ella se desenvolvera contra a usurpação franceza, espirito que, emquanto n'ella Permanecesse, dava bem fundadas esperanças de que a boa causa prosperaria sempre, constituindo-se de facto a base sobre que havia de assentar a liberdade e independencia da Europa. Mr. Villiers, o ministro inglez que tinha estado em Lisboa, apoiou pela sua parte vigorosamente a moção, falando em primeiro logar nos serviços que tinha feito ao seu Paiz e á sua causa, durante a sua missão em Portugal, acrescentando depois que quanto á materia, julgava não poder

<sup>10</sup> numero do jornal em que isto mais claramente se viu foi o de 1810.

inver davida aquana da questão de que se tratava; que conservando-se o exerciso agiez em Portugal, como devia ser, forçoso era que o governo arrananho tirasse partido dos soccurros e mesos que Portuga, porta fornecer-lhe; que a respeito da querra em Portuga, estava etra dirigida com summa babilidade e emergia; e finamente que o exercito portuguez tinha feito os maiores progressos em tudo o que dizia respeito a sciencia e tactica maistar, transformação devida à grande actividade e año do marechal Beresford, o qual, polos seus talentos superiores e mansavel cuidado, tinha formado em Portugal usua força militar respeitavel.

Na mesma ismare de tienmons também a nação portu-dos, em paga dos serviços que já tinham prestado á Gran-Bretanha, com improverios de toda a ordem por parte damesa opposição, cousas que para maior escandalo se publicarantamen também n'alguns jornaes inglezes. Entre os vociferadores que e ali appareceram contra Portugai, tornou-se sobremaneira no-bastava já a Portugal o dicheiro que da Ingiaterra recebéra .......; que com on mo i-empresama se tahum farnecida 600:000-0 libras ester dus a de materiele et de Portugal, dando-se pohypothera as ret. las de ma da Madeira: mas perguntava ellette. se por e enta dos jur os desse emprestimo se tinha já pago um 🖘 👊 só shelling. E par wu-se com effectionm só shelling, repergunitor -u elle? A similiante date le cação respondeu que sim mr. Per 🖜 ceval. A esta resposta explaniou altimito o calumniador, poientão cás por terra tale a men arquinento: mas não obstantcontinuou atacando mr. Vinters, cuja missão em Portugal qua lificon de commissão mercantil. A votação da moção foi favoravel ao governo, tanto n'uma, como n'outra camara, como ja notámos: mas já antes d'isso tinha o marquez de Welleslev escripto para Lisboa ao ministro inglez, na data de 5 de janeiro do já citado a mo de 1840, dizendo-lhe: «E da intenção de sua magestade empregar em Portugal uma força britannica de 30:000 homens effectivos, e alem d'isso fornecer de

xilio a Portugal a somma annual de 980:000 libras, a sar: 600:000 para 20:000 homens, a quem a Gran-Bretanha paga, e 250:000 para mais 10:000 homens addicionaes: dita somma se acrescentarão mais 130:000 libras para pamento de um maior soldo aos officiaes portuguezes. A poica d'esta medida tem sido repetidas vezes reclamada nas vesas cartas de officio, e espero que o governo de sua maestade tirará da sua adopção aquellas vantagens que vós ndes antecipado, e que se podem justamente esperar. Em tribuição d'estes liberaes soccorros tem sua magestade sto titulo para exigir do governo portuguez todo o adjutoio, que elle podér dar aos commandantes e tropas britannis; uma fiel e judiciosa applicação dos fundos concedidos manutenção de tão grande porção do exercito portumz; e todos os esforços para a devida sustentação d'aquella ete das forças portuguezas, que devem ser suppridas pelos cursos exclusivos de Portugal. Alem d'estes arranjos, sua agestade espera mais receber mensalmente contas regula-\* das despezas das sommas applicaveis aos encargos milires de Portugal debaixo das ordens de lord Wellington, asmecomo relações exactas do estado e condição dos differentes rpos, que recebem paga britannica, e vós sereis servido digir a vossa particular attenção a estes objectos. É tambem ra desejar que sua magestade seja informado do estado e mdição d'aquella parte das forças portuguezas, que se dem manter das rendas de Portugal. Portanto vós me transittireis todas as informações que poderdes obter sobre este nto, assim como sobre a situação geral das finanças e reresos de Portugal, e particularmente dos fundos applicaveis despezas do seu exercito.

Não nos consta que dos muitos e avultados subsidios forbeidos pela Inglaterra a varias potencias da Europa, estas beem conta á Gran-Bretanha do modo por que os emprelivam, e muito menos que se sujeitassem a ser pelo ministrio inglez fiscalisadas na sua parte financeira e militar, tão frectamente como o governo portuguez o foi, segundo o que milestamente se vê do officio acima transcripto. Verdade é

que os governadores do reino haviam tido instrucções do Rio de Janeiro para se subordinarem às exigencias britannicas; mas, não tendo elles vencimento algum por similhante cargo. admira como a paixão do poder fosse n'elles de tal ordem, que por causa d'ella se submettessem a similhantes instrucções..... e a par d'ellas a todas as humilhações por que os fizeran passar, tanto o governo do Brazil, como o da Gran-Bretanha E todavia o subsidio que a Inglaterra destinára para a manua tenção dos 30:000 homens de tropas portuguezas era insufização cientissimo para preencher similhante fim, como pessoalment D. Miguel Pereira Forjaz, secretario da regencia nas repart —tições da guerra e dos estrangeiros, fez evidentemente ver lord Wellington e ao ministro inglez, sir Carlos Stuard, quaes pareceram convencidos do erro com que calculara no seu principio a respectiva despeza, calculos fundados se mente na sustentação da infanteria, sem n'elles se incluir -em os que diziam respeito ás outras armas mais dispendiosas do exercito, nem entrarem na respectiva conta as despezas al iäs muito consideraveis do estado maior e repartições anne= **Jas** a um tão consideravel corpo, como o d'aquelle numero de homens. A vista pois d'isto assentou-se no seguinte anno de 1811 que o subsidio que a Inglaterra tinha a pagar a Porgal seria o de dois milhões de libras na totalidade, dever do sair d'esta verba não sómente o pagamento dos soldos, iz igualmente o vestuario dos 30:000 homens acima mencio 🖚 ados, incluindo até mesmo a despeza das etapes.

08

Em consequencia pois d'estes arranjos, cuidou-se em le ar desde então o exercito portuguez ao estado a que por effede taes compromissos se julgavam obrigados os governac VIres do reino. Por alvará de 12 de novembro de 1809 prodenciaram elles à remonta do exercito, ordenando que n 🚄 nguem, desde a data do dito alvará em diante, podesse mon e servir-se de cavallos da marca de cincoenta e duas pollegaldas, nascidos na peninsula, a não serem os officiaes de cavallaria, os estados maiores dos generaes, e os seus respectivos ajudantes de ordens. Conseguintemente todas as mais pessoas que tivessem cavallos n'aquellas circumstancias eram

obrigadas a apresenta-los em Lisboa perante o ministro designado pelo intendente geral da policia, e nas provincias perante os corregedores das suas respectivas comarcas, aos ques se impunha a obrigação de os fazer conduzir depois 20s depositos geraes de cada uma das mesmas provincias. D'estas entregas se mandaram fazer listas para n'ellas se inçarem as resenhas dos cavallos, declarando-se se os seus donos os queriam gratuitamente offerecer, ou se preferiam ser embolsados da sua respectiva importancia. Pelo referido avará se regulava igualmente a formação dos depositos, e o modo da admissão ou rejeição dos cavallos n'elles apreentados. Para os transgressores marcavam-se as penas estabelecidas pelo alvará de 9 de agosto de 1701, que eram o perdimento do cavallo e o tresdobro do seu valor, duas partes do qual se davam ao denunciante, ficando a outra e o evallo para a real fazenda. Foi este um dos modos por que • governo providenciou sobre a necessidade de remontar o exercito. Por um outro alvará, com data de 15 do citado mez dezembro, se mandou proceder ao recrutamento do exerto, determinando-se que todos os corpos de linha, e os reinentos de milicias, se completassem até 15 de janeiro de **340.** Alem das recrutas necessarias para se completarem os arpos de linha, ordenava-se igualmente que houvesse um ecimo mais de toda a força do exercito, que deveria ser reenchido até ao ultimo do dito mez de janeiro. Este decimo evia ser sempre permanente, constituindo um deposito esecial de recrutas, que se havia de reformar de outras tantas nantas d'elle se retirassem para successivamente se complerem os corpos de linha.

Em conformidade pois com as precedentes disposições, rdenou-se que as recrutas se tirassem de cada uma das rovincias, segundo o estado da sua população pela maneira equinte: A provincia da Extremadura dava recrutas para os egimentos de infanteria n.ºs 1, 4, 7, 13, 16, 19 e 22, e para de cavallaria n.ºs 1, 4, 7 e 10, bem como para o de artiteria n.º 1. A provincia do Alemtejo tinha a fornecer recruso para os regimentos de infanteria n.ºs 5 e 17, para os de

cavallaria n. 2 e 5, e para o de artilheria n. 3: o Algarve para os regimentos de infanteria n.º 2 e 14, e o de artilheria n.º 2: a provincia da Beira para os regimentos de infanteria n. 8, 11, 20 e 23, e os de cavallaria n. 8 e 11, bem como para os batalhões de caçadores n. 4, 2 e 4, e leal legião lusitana: a provincia de Traz os Montes para os regimentos de infanteria n.º 12 e 24, os de cavallaria n.º 9 e 12, e os batalhões de caçadores n. ≈ 3 e 5: a provincia do Minho para o regimentos de infanteria n. 9, 15 e 21, para o regimento de 16 cavallaria n.º 6, para o de artilheria n.º 4, e o batalhão de \_\_\_\_\_ caçadores n.º 6: finalmente o partido do Porto para os regimentos de infanteria n.º 3, 6, 10 e 18, e o de cavallaria i n.º 3. Todos os homens solteiros de idade de dezoito a trint e cinco annos, cuja altura excedesse a cincoenta e oito e me pollegadas, ficavam sujeitos ao recrutamento. Exceptuavam se em beneficio da agricultura, do commercio, da navegaç e das artes e sciencias, os seguintes individuos: 1.º, os filhers unicos de lavradores, que lavrassem com dois até quatro bo e os filhos e creados d'aquelles que no anno de 1809 tivesse lançado á terra seis moios de pão, e d'ahi para cima, emquar to houvesse outros em quem não concorressem tão attendiveis qualidades; 2.°, os commerciantes fixos e os seus caixeiros que com elles vivessem, e fossem quotidianamente empre dos; 3.º, os que pelas suas matriculas se mostrassem emp regados na navegação do alto mar, ou dos rios ou da pesca; 4.°, os estudantes que nos collegios e universidades se achassem matriculados, mostrando effectiva applicação ás artes e ás sciencias; 5.º, finalmente os artifices que se empregassem quotidianamente nas artes necessarias, e um aprendiz a cada mestre de loja aberta. Todos os individuos não incluidos nas excepções mencionadas ficavam sujeitos ao recrutamento: mas a lei mandava que para elle se preferissem, quanto possivel fosse: 1.º, todos aquelles que o direito qualificava de vadios, ou de não terem occupação, ou que pela terem deixado, viviam em ociosidade; 2.º, todos os que viviam occupados em trabalhos não productivos, como os empregados em botequins, casas de jogo e vendas de generos proprios

d

47

de mulheres; 3.º, todos aquelles cujos trabalhos eram objedos de mero luxo.

O recrutamento em Lisboa era dirigido pelo intendente geral da policia, nomeando para isso d'entre os magistrados dos hirros os que para este serviço julgava mais idoneos. Todos schefes de familia em Lisboa, inclusos os pretados das rekides e os estrangeiros, eram obrigados a remetter aos mivistros dos seus bairros, tres dias depois da publicação do **i citado alvará de 15 de dezembro de 1809, uma relação** macta de todas as pessoas do sexo masculino que compuham as suas familias, declarando a idade, naturalidade, filia-🎮, estado e emprego. Recebidas estas listas, e apurado por das o numero das recrutas disponiveis, os ministros encarregados da diligencia, davam então as que lhes determinasse intendente, segundo a indicação feita pelo general, encarreedo do governo das armas da côrte, sobre o seu respectivo mero e destino. Ninguem podia admittir nas suas familias dividuo algum de dezoito a trinta e cinco annos, que não notrasse por documento estar isento do recrutamento. As essoas notificadas, como estando incursas n'elle, deviana imparecer perante os commissarios da policia e respectivos ipitães mores, para serem enviados aos seus destinos, sob ena de que não o fazendo assim, ficariam incursas no perdiiento das suas legitimas, quando já estivessem no caso de as teber, ou no da herança paterna ou materna, quando houde lhes competir. Aquelles a quem a falta de meios toriva de nenhum esfeito a pena acima estabelecida, sicavam **lifeitos á de pris**ão e á de condemnação em conselho de intra a seis annos de trabalhos publicos com grilheta nas rificações. As auctoridades encarregadas da diligencia do cautamento, sendo reputadas omissas ou esquecidas no imprimento dos seus deveres, eram castigadas com a sus**ensão dos seus carg**os; e com a inhabilidade para outros, ranto ás que por culpa ou malicia dessem occasião a que guem se subtrahisse ao serviço militar<sup>1</sup>.



Grandes eram as difficuldades que as auctoridades portuguezas ti-

Pelo que dizia respeito ao recrutamento das milicias dava-se que se seguisse o methodo estabelecido pelo a

a escassez da população do paiz, tão desproporcionada para um de 60.000 homens, que o governo inglez nos exigia, e o mare resford procurava ter constantemente em campo, fazendo para repetidas instancias aos governadores do reino. Comprova-se a escassez pelos algarismos que vamos apresentar ao leitor nos mappas.

| População do continente do reino, e das ilhas da Madeira e Açurei<br>Em 1811 |                                                              |                                                                                |                                       |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                              | Vardes                                                       | Femoss                                                                         | 71                                    |  |  |  |  |  |
| Continente Minho                                                             | 289 985<br>420 091<br>453.634<br>145.669<br>49.419<br>38.202 | 281 008<br>460 511<br>500 318<br>142.531<br>52.739<br>39:474                   | 572<br>884<br>953<br>284<br>101<br>77 |  |  |  |  |  |
| 11.557.000   1475 011   200                                                  |                                                              |                                                                                |                                       |  |  |  |  |  |
| Em 1607                                                                      |                                                              |                                                                                |                                       |  |  |  |  |  |
| Ilha da Madeira                                                              | 12 599                                                       | 31.836                                                                         | 71                                    |  |  |  |  |  |
| E                                                                            | Em 1796                                                      |                                                                                |                                       |  |  |  |  |  |
| Terceira S. Miguel Santa Maria S. Jorge Pico Fatal Graciosa Flores Corvo     | 12:519 24:988 1:571 6:639 10:870 8:527 3:7:4 3:170 403       | 13:713<br>32:309<br>2:452<br>7:771<br>44:506<br>8:128<br>4:106<br>3:243<br>387 | 新的一个一个                                |  |  |  |  |  |
|                                                                              | 72:421                                                       | 10.361                                                                         | 1300                                  |  |  |  |  |  |
| REC<br>Continente do n<br>Ilha da Madeira,<br>Archipelago dos                | Açores                                                       | . 74 435                                                                       |                                       |  |  |  |  |  |

gulamento, repetindo-se cada tres mezes, para que os regimentos estivessem sempre completos. A força d'esta segunda Linha passou de quarenta e oito a ter cincoenta e dois corpos, por se lhe haverem augmentado mais quatro, que foram os quatro batalhões que se mandaram crear em Lisboa, por portaria dos governadores do reino, na data de 10 de julho de 1810, a saber: dois de caçadores, ou atiradores nacionaes de Lisboa oriental e occidental, e dois de artilheria, denominados artilheiros nacionaes de Lisboa oriental e occidental, compondo-se cada um dos sobreditos batalhões de um estado maior e oito companhias, na fórma do plano junto á sobredita portaria, na qual se marcavam tambem as condições, que deviam ter os individuos destinados a formarem estes apos. Finalmente, para obstar quanto possivel às deserções, • governo portuguez celebrou com o conselho de regencia da Respanha e Indias uma convenção, com data de 29 de setemmo de 1810, pela qual se estipulou o seguinte: Que á vista **de reciproca utilidade, que resultava para ambos os reinos de** Portugal e Hespanha de se augmentar quanto possivel fosse mumero dos defensores da justa causa da independencia de **mbas as monarchias,** e de se pôr termo quanto antes á cruel **ta em que desgraçadamente se achava envolvida a penin**da; concordavam em que houvesse uma suspensão temporia dos privilegios concedidos aos vassallos das duas potens, pelo que respeitava ao serviço militar, a fim de que tanto vassallos hespanhoes, que se achassem residindo em Por-**Legal, como os portuguezes em Hespanha, sendo proprios da o serviço militar, e não tendo justa causa para não se**exceptuados (o que se devia regular pelas leis do paiz m que se achassem), ficariam sujeitos ao recrutamento do em que n'aquelle tempo residissem, uma vez que não preferissem antes ir servir no seu proprio, o que deveriam realisar no prefixo termo de quinze dias, depois da publica-🜠o da respectiva convenção, com a declaração porém de que isto só deveria ter effeito emquanto durasse a guerra que ento havia, porquanto logoque terminasse, continuariam os vassallos de ambos os reinos a gosar dos mesmos privilegios, 2000 H-2.4 EPOC.

ilherdades e isenções, que se achavam concedidos pelos tratados subsistentes entre as duas altas potencias. A sobredita convenção teria o seu devido effeito, logoque fosse ratificada pelos respectivos governos, e trocada no mais curto espaço de tempo possivel.

O exercito de primeira linha tinha sido organisado por decreto de 14 de outubro de 1808, como n'outra parte já vimos, compondo-se de vinte e quatro regimentos de infanteria, doze de cavallaria, seis batalhões de caçadores e quatron regimentos de artilheria. No mesmo anno de 1808 os quatros corpos de artilheria tinham subido à força de 3:730 homens os doze de cavallaria á de 6:432, com 3:258 cavallos de fina a la cavalla de fina a la cavall leira, os seis batalhões de caçadores à de 3:335 homens, · os vinte e quatro regimentos de infanteria á de 29:122 h mens, sendo o total das differentes armas 42:659 homens. não incluindo 246 de cavallaria da policia e 1:006 de infamentoteria d'esta mesma arma. No anno de 1809 era o total dames. differentes armas do exercito portuguez 47:958 homens, commens 4:357 cavallos de fileira, não incluindo 1:247 homens de c vallaria e infanteria da policia da capital. Em 1810 era 💳 🗢 51:841 homens, com 4:469 cavallos de fileira, não incluin 1:420 homens de cavallaria e infanteria da policia de Lisbo-Em 1811, por proposta do marechal Beresford, contida officio que em 1 de abril dirigiu a D. Miguel Pereira Forjando ordenaram os governadores do reino, por portaria de 20 🚅 🗸 dito mez de abril, a creação de mais seis batalhões de caç ---dores, tendo cada um d'elles uma força igual à dos que ja 🗢 🗢 tavam creados; a leal legião lusitana era dissolvida, cons tuindo as suas praças tres dos seis batalhões de caçadore => a saber, os dos n.º 7, 8 e 9, que recrutariam nas provincias da Beira. O partido do Porto devia pela sua parte fornecer as recrutas necessarias para dois dos novos batalhões, que 50 denominariam n.º 10 e 11, devendo a provincia do Minho dar as que haviam de constituir o batalhão n.º 121. Conseguintemente a força do exercito portuguez no citado anno de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o documento n.º 81.

1811 era a seguinte: artilheria, 4:936 homens; cavallaria, 6:710, com 4:634 cavallos de fileira; caçadores (os doze batalhões) 7:913; infanteria, 34:999; sendo o total das differentes armas 54:558 homens, não incluindo 1:839 da cavallaria e infanteria da policia de Lisboa<sup>1</sup>. O augmento dos soldos aos officiaes do exercito, proposto primitivamente por lord Wellington e approvado pelo governo inglez, foi fixado em 12 por cento a mais do que d'antes recebiam, por decreto de 12 de dezembro de 1809, começando o abono a ter logar desde o 1.º de janeiro do seguinte anno de 1810 em diante. Este augmento, a que ao principio se deu o titulo de grati-Acação durante a guerra, e que depois se fez extensivo ao tempo de paz, só competia aos officiaes do estado maior do exercito e do corpo de engenheiros em serviço activo do mesmo exercito, bem como aos officiaes dos corpos de infanteria de linha e ligeira, cavallaria e artilheria, e aos da guarda real da policia, com exclusão dos que se achassem separados dos seus regimentos e exercicios, salvo se para isto 08 embaraçasse o seu mau estado de saude, augmento que teve logar na conformidade da seguinte tabella:

| Graduações                       | Soldo           | Augmento<br>dos 12% | Nova<br>gratifica-<br>ção | Total<br>mensal |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| ESTADO MAIOR                     |                 |                     |                           |                 |
| Tenente general                  | 100\$000        | 125000              | 68\$000                   | 180\$000        |
| Marechal de campo                | 50\$000         | 6,\$000             | 64\$000                   | 120\$000        |
| Brigadeiro                       | 48\$000         | 5\$760              | 36\$240                   | 90\$000         |
| Coronel                          | 55,5000         | 6 <i>\$</i> 600     | 28\$400                   | 903000          |
| Tenente coronel                  | 50 <b>≴</b> 000 | 6.5000              | 24\$000                   | 803000          |
| Major.                           | 48\$000         | 5\$760              | 16\$240                   | 70\$000         |
| Capitao                          | 30,3000         | 3≴600               | 26\$400                   | 60\$000         |
| Tenente                          | 25\$000         | 3≴000               | 22\$000                   | 503000          |
| Alferes                          | 22,5000         | 2\$640              | 15\$360                   | 40 \$000        |
| Secretario militar, alem do sol- |                 |                     | KU XUUU                   | 400.8000        |
| do da patente                    | 50\$000         | <b>−</b> ₽−         | 190 \$000                 | 1003000         |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Todas estas cifras são copia de um mappa que pelo ministerio da guerra se remetteu a lord Wellington a pedido d'este general.

| Graduações                     | Solde          | Augmento<br>dos 12 % | Nova<br>gratifica-<br>ção | Total<br>mensal |          |
|--------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------|
| Quartel mestre general, alem   | ,              |                      |                           |                 |          |
| do soldo da patente            | 50,4000        | -8-                  | 50,4000                   | 100,5000        | _ اا     |
| Ajudante general, alem do sol- |                |                      | -                         |                 |          |
| do da patente                  | 50,5000        | -5-                  | 50,5000                   | 100,5000        |          |
| OFFICIAES DOS CORPOS           |                |                      |                           |                 |          |
| Coronel                        | 45,4000        | 5,400                | 19#600                    | 70,5000         |          |
| Tenente coronel                | 40,4000        | 4,5800               | 15,4200                   | 60,5000         |          |
| Major.                         | 38,5000        | 54560                | 7,5440                    | 504000          |          |
| Capitão                        | 20,5000        | 2,5400               | <b>17</b> ≱600            | 40,5000         |          |
| Ajudante                       | 16,5000        | 1,5920               | 49,6080                   | 35,5000         |          |
| Tenentes e primeiros tenentes  | <b>15</b> #000 | 4#800                | 13#200                    | 30,5000⊲        |          |
| Primeiros tenentes de bombei-  |                | 1                    |                           | Ì               |          |
| ros, mineiros e pontoneiros    | 18,5000        | 2\$160               | 9#840                     | 30,5000E        |          |
| Quarteis mestres pagadores     | 15,5000        | 1#800                | 43 <b>#2</b> 00           | 30≴00€          |          |
| Alferes e segundos tenentes    | 12,5000        | 1,5440               | 6,4560                    | 20,500□         | <b>)</b> |
| Segundos tenentes de bombei-   |                | ł                    |                           |                 | II.      |
| ros, mineiros e pontoneiros    | 15,5000        | 4,5800               | 3,5200                    | 20,5000         |          |
| Capelláes                      | 12,5000        | 1,5440               | 10,5560                   | 24,5000         | 11       |
| Cirurgiões móres               | 12,5000        | 1,5440               | 16,5560                   | 30,4000         | 14       |
| Ajudantes dos ditos            | 6 <b>4000</b>  | 720                  | 13,4280                   | 20,5000         |          |

O exercito portuguez, desde que d'elle tomou o commancem chefe o marechal Beresford, ia-se disciplinando com maior presteza possivel. Já na ordem do dia de 10 de abrede 1809 dizia elle a este respeito: «O marechal commandanem chefe não póde deixar de manifestar publicamente a su satisfação, a respeito da boa apparencia e estado de disciplin da brigada, debaixo das ordens do marechal de campo, Jos Lopes de Sousa, composta dos regimentos n.ºs 2 e 14, commandados pelos coroneis, Alexandre Magno de Oliveira e Antonio Hypolito da Costa, á qual brigada o marechal passour revista em Punhete no dia 15 do corrente. O marechal reconhece com o maior gosto, que a excellente disciplina dos referidos corpos é um signal do zêlo e applicação dos officiaes e da subordinação dos soldados, sem a qual jamais poderia existir tropa disciplinada, e que a boa apparencia dos solda-

3

los a todos os respeitos faz credito, tanto a estes, como aos œus officiaes. O marechal, dando ao marechal de campo esta prova da sua satisfação, lhe recommenda que haja de a comnunicar aos commandantes de ambos os mencionados coros, para que elles a façam conhecer aos officiaes e soldados pe os compõem. O marechal, manifestando igualmente a sua atisfação ao coronel Lecor, pela apparencia em geral das ropas debaixo das suas ordens, a qual faz prova do seu zêlo applicação, julga dever mencionar com particularidade o om estado do batalhão de caçadores n.º 4, commandado pelo mente coronel Luiz do Rego Barreto, e assim ao referido bailhão, como ao commandante d'elle, communicará o coronel ecor da parte do marechal a sua approvação, a qual o meso coronel tambem tomará para si. O marechal não póde oncluir sem testemunhar ao brigadeiro conde de Sampaio a 1a approvação sobre o zêlo e applicação que elle mostra a espeito da cavallaria que tem debaixo das suas ordens. com particular satisfação que fazemos aqui notar ao leitor, ue foi um mez depois do marechal Beresford ter tomado o ommando do exercito portuguez, que foi a brigada portuveza de n.ºº 2 e 14, commandada por um official general ortuguez, e os dois corpos de que se compunha, por dois oroneis igualmente portuguezes, a primeira que ao referido arechal mereceu em todo o exercito portuguez os elogios ve acima se lêem, quanto á sua disciplina, ao zêlo dos seus ficiaes no cumprimento dos seus deveres, e á subordinalo das suas respectivas praças de pret. Em seguida aos dois tados corpos de infanteria vem logo contemplado com iguaes ogios um outro coronel portuguez, Carlos Frederico Lecor, ainda depois d'este mais dois officiaes portuguezes, o teente coronel do batalhão de caçadores n.º 4, Luiz do Rego arreto, e o brigadeiro da arma de cavallaria, conde de Samio. Vê-se portanto que os commandantes portuguezes das ferentes armas do exercito se anteciparam por muitos mes aos commandantes inglezes em apresentar os seus resctivos corpos n'um estado de disciplina e manobra, que o arechal Beresford, tão severo como sempre se mostrou nos

differentes ramos do serviço militar, não pôde deixar de lhes fazer a devida justiça na sua citada ordem do dia. Este facto serve igualmente para provar que a admissão de tamanho numero de officiaes inglezes, como aquelle que o mesmo Beresford metteu nas fileiras e commandos dos differentes corpos do nosso exercito, era inteiramente superfluo, para o fim de lhes fazer adquirir a necessaria disciplina, parecendo ter tido mais particularmente em vista, ou arrumar clientela, ou roubar a gloria militar á officialidade portugueza do referido exercito.

Só oito mezes depois da dita ordem do dia de 13 de abalè que na collecção das do marechal se encontra, na data 🕒 13 de dezembro, uma outra do mesmo teor d'aquella, de giando pelo seu estado de disciplina os regimentos de infoteria n.º8 11, 13 e 23, que estavam debaixo das ordeas l brigadeiro inglez Colleman, regimentos a que o marechal ( :sára revista em Leiria no dia 12 do citado mez de dezemb-No dia 14 d'este mesmo mez revistára elle igualmente 🖘 Thomar os regimentos n. 4 e 10, que formavam um 16gada, commandada então pelo coronel Campbell, a rest da qual disse elle: «O estado da disciplina d'estes corpea sua apparencia, assim como são as mais seguras. 😘 🥕 bem as mais honrosas testemunhas da exacção, actividado conhecimentos dos officiaes e soldados; e o espirito de po, que o marechal distinguiu tão visivelmente n'estes le regimentos, não pôde deixar de os conservar na melta: dem, qual aquella em que se acham. O marechal nio 🎮 omittir n'esta occasião o testemunhar quanto è senso- r cuidados e attenção do tenente general Miranda (Anton 📝 de Miranda Henriques), a respeito das tropas que tem d 📁 das suas ordens, o que tanto tem contribuido para o m que o marechal tevelhontem, vendo a boa ordem d'e deseja que o tenente general Miranda esteja seguro satisfação, e lhe dá os seus agradecimentos pela exaceque precache todas as suas obrigações». No dia 8 de de 1810 o proprio lord Wellington, de concurso con rechal Beresford, passaram revista, e viram manobrat

ça em Coimbra a brigada de n.ºs 6 e 18 de infanteria, ndada pelo brigadeiro Campbell. O mesmo succedeu mento n.º 9 da referida arma, commandado pelo cororvey, o qual, a par do tenente coronel do regimento Manuel Pamplona Carneiro Rangel, foram bastante os. A todos estes chefes repetiu o marechal Beresford agradecimentos pelos cuidados e trabalhos, que moster tido para levarem as suas tropas ao estado de perem que as viu. Pela sua ordem do dia, datada de Cajunto a Lisboa, em 1 de março de 1810, declarava o al ter todo o motivo para ficar satisfeito com a brigada illaria, composta dos regimentos n.º 5 e 8, commanelo brigadeiro Madden, mostrando ficar completamente com o asseio e boa apparencia que viu nos seus sol-Os mesmos elogios e motivos de satisfação testemugualmente para com o coronel Campbell, commanlo regimento de infanteria n.º 4. Quanto aos esquadrões illaria n.º 11, diz elle que, considerado o estado em e regimento recebeu os cavallos, e a desvantagem que pela qualidade do serviço em que tinha sido empregapodia deixar de fazer os maiores elogios ao seu comite, o tenente coronel Domingos Bernardino de Sousa, cellente estado dos cavallos e dos soldados. Ao que ) acrescentou mais, que, attendendo a similhantes cirncias, não esperava achar tanto, d'onde concluia que ostrava mais positivamente o resultado dos conheci-, unidos á diligencia e zêlo pelo serviço, do que o esaquelle regimento. Ao brigadeiro conde de Sampaio novos e especiaes elogios, pelos arranjos que tinha espeito da cavallaria, e não menos pela sua actividade 10 zêlo em concorrer para que tudo avançasse e cone para o bom serviço.

s estas ordens do dia, e as mais que omittimos, pus pelo marechal Beresford, provando a grande transio por que o exercito portuguez tinha já passado no ado de disciplina, não são mais que a realisação do nceito que d'elle formára, e lisonjeiras esperanças que

d'elle concebêra, apenas assumira o seu commando em chefe. Estas esperanças são as que elle mesmo consignou no officio que em 21 de setembro de 1809 dirigiu a D. Miguel Pereira Forjaz, quando este lhe pediu uma relação, para mandar ao principe regente, sobre o estado em que achára o exercito, os melhoramentos que n'este havia introduzido, os que ainda tinha em projecto, e a opinião que do mesmo exercito formava. tanto para a defeza do reino, como para entrar nas operações geraes, que diziam respeito á causa commum<sup>4</sup>. Quanto ao primeiro ponto, dizia elle que o estado de fermentação, que po então reinava no espirito de todos os portuguezes, e designa damente no momento da sua chegada a Portugal, tinha consideravelmente influido na conducta e disposição do exercito. e por differentes modos na dos officiaes e soldados, achar do-se uns e outros sem disciplina alguma, nem subordinação. e portanto n'um estado, mais para ser temido dos seus compatriotas, do que de confiança para a sua defeza. Pela su parte os soldados desconfiavam dos officiaes, ao passo que estes, não tendo em tempo habil reprimido os primeiros s gnaes de insubordinação, haviam chegado ao ponto de os terror mer. não empregando contra elles força ou coacção, nem meio algum de fazer cumprir a lei. Alem da falta de discplina e subordinação, os regimentos estavam tão divididos dispersos pelo reino, que seria impossivel aos melhores offi ciaes do mundo fazer-lh'as devidamente adquirir: quasi ne nhum dos ditos regimentos tinha 300 ou 400 soldados reuni dos. Os batalhões, separados um do outro em cada regimento e fornecendo alem d'isto pequenos postos, destacamentos, es coltas, unidos á artilheria, e fornecendo igualmente trabalhadores aos arsenaes, quasi nenhuma força tinham. Acrescia a isto haver muito menos officiaes do que o numero dos soldados proporcionalmente exigia, tendo aliás achado companhias que nenhuns tinham. Sobre este grande mal outro havia de não menor monta, tal era o desprezo do serviço regimental, ou da fileira, buscando todos o serviço de commissões ou

A

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o documento n.º 82.

emprego nos quarteis generaes, com que tinham a vantagem de receberem um posto de accesso, quando deixavam o corpo, e alem d'isto a de um augmento de paga, para irem fazer menos serviço. Tudo isto eram poderosos motivos da falta de officiaes nos corpos, sendo o que mais concorria para este estado o grande numero dos que por idade e molestia se achavam incapazes de servir, ou que assim se figuravam, mara terem licença, que muito facil lhes era obter, porque a sua palavra, acompanhada do certificado de um medico, de quem todo o official o conseguia, por mais robusta que fosse sua saude, era bastante para se lhe dar a tal licença. Os muchoramentos que havia introduzido eram tendentes a fazer com que o exercito adquirisse a necessaria disciplina e subordinação; a evitar as deserções, que reunidas ás doenças, tormavam o estado do mesmo exercito variavel de um para outro armo; a tirar d'elle todos os officiaes, que por idade, molestia, Ou por qualquer outra causa lhe serviam mais de peso, que de utilidade; a dar aos officiaes uma paga que lhes garantisse a subsistencia, e fizesse desejar a sua profissão; e finalmente a ministrar aos soldados uma alimentação boa e sadia, a telos bem vestidos e calçados, a fim de lhes dar aquelle vigor • robustez de que precisavam, para poderem resistir vantalosamente na guerra, e supportarem os trabalhos que a ella annexos.

Quanto aos melhoramentos, que ainda projectava fazer, reduziam-se a manter em cada regimento cinco officiaes inslezes de differentes graduações, tres em cada batalhão de cadores, e este mesmo numero em cada regimento de cadaria, constituindo-os em outros tantos instructores, com actoridade sufficiente para manterem a disciplina e subordinação nos respectivos corpos; projectava igualmente organisar as repartições do commissariado, de transportes e de sande, a fim de que tudo estivesse prompto para entrar em campanha o mais breve que fosse possivel. Quanto ao serviço que se podia esperar do exercito, tanto com relação á defeza do reino, como á da causa commum, julgava-o proprio do bom conceito que fazia do soldado portuguez, entendendo ser

tés bou como o de melher soldado do mundo: a respeito des officiales, condessava não os judgar ainda capanes de poderem formar bons soldados, já por serem pomoss, e já por não estarem acostumados ao desemperão das suas respectivas funcções: attendendo no entanto ao melhoramento que tinham tido dentro em tão pouco tempo, cão podia deixar de os conceitur capacies de secen bocs officiales, tendo para isso as melhores condições, a par dos mais ardeates desejos de serem uteis ao seu paiz. En año besito em dizer, acrescentava elle mais, que se as tropas forem bem fernecidas, a respeito de vestuario e de sustento le isto será melbor quando os oficiaes incapazes forem presenchidos por moços officiaes e pessoas de boas familias : ellas são capares, mesmo ao presente, de fazerem uma muito boa defeza, proporcionalmente ao seu numero, e também de tomarem uma parte na defeza da causa commune: e postoque não foi ainda da sua fortuna o entrarem geralmente em acção contra o inimigo, duas vezes eu vi, quando ellas e eu julzavamos que elle estava sobre este ponto, resolutas e animalas, é en fiquei plenamente contente do seu ardor e boa disposição, e em todas as acções, em que ellas tem tido occasión de se bater em pequenos combates com o inimigo, não desbicaram a sua patria». Quanto aos artilheiros, o marechal os achava muito bous, declarando que se em cada como pozera dos dil destrueres, forcas vistas de que vigiassem parratio des from les libelres, que tinham de entrar em camparila, por ser isto consa a que os ifficiaes portuenezes não estavam instituis à siam nieste ponto bavia regularidade. Quanto à la coloria, sent l'arma mais l'anoli de apromptar, ainda per entie se nie amaya ne devide pel pela falta de cavallos no paiz, le que resultou a netessi la le de organisar uma brigata incititata de eguas, não podendo verificar-se a devida promitilitação d'esta arma senão no fim de outubro de 1809 por diante, cousa para que também concorreu a falta de preparativos. A respecto da justiça militar, terminava elle o seu officio lirenti: (Eu à tenho presentemente muita experiencia d'este exerciti. e menos que s. ex. " não desejem que se façam e suz se erb travies, o que en queria por todo

0

5

£

o modo evitar, não posso jamais responder pela segurança do exercito perto do inimigo, porque menos que em campanha, sobretudo os castigos se não sigam instantaneamente ás culpas e negligencias, não será possivel impedi-las, ou fazer a soldados cansados guardar as suas fileiras, e observar aquella regularidade nas marchas e em serviço dos campos, como guardas, sentinellas, etc., que absolutamente se precisa para o bem do mesmo serviço e segurança do exercito».

A vista pois de tudo isto, não admira que no principio do anno de 1810 o exercito portuguez se reputasse perfeitamente disciplinado, e em estado de entrar proficuamente na campanha d'este mesmo anno, a par do exercito inglez. O certo é que a confiança, que os governadores do reino n'elle tinham ja posto, era de tal ordem, que constando-lhes no mez de fe-Vereiro que lord Wellington se dispunha a mandar para Cadix soccorro de tropas inglezas, tomaram a resolução de lhe Propor que d'ellas fizesse igualmente parte o regimento porguez n.º 20, com o fim de mostrarem, tanto a sua magestade britannica, como ao governo hespanhol, quanto o de Portugal se interessava na salvação da Hespanha. Este offere-Cimento foi com a maior satisfação acceito pelo dito lord, que de prompto o fez constar ao ministro hespanhol em Lisboa, D- Evaristo Peres de Castro, o qual pela sua parte respondeu, expressando os maiores agradecimentos da parte do seu Soverno. As condições com que foi o dito corpo eram as mesas que lord Wellington estabeleceu para o destacamento Dritannico. No dia 12 do dito mez de fevereiro se embarcou referido regimento para Cadix, depois da revista que o mesmo lord e o marechal Beresford lhe passaram no dia 10, indo Juntamente com elle duas companhias portuguezas de artitheria. O ter recaído esta escolha no mencionado regimento prova bem o distincto conceito que se fazia da sua disciplina e subordinação militar. N'esta occasião deu pois um alto testemunho da sua bem merecida reputação, pois não desertou nem um só soldado, cousa senão digna de admiração em tropas já costumadas a embarques, pelo menos merecedora de subidos louvores em soldados muito alheios a similhante servien. No caes de Belena, code se fez o embarque, o povo deu muitos vivas ao regimento e ao seu bravo commandante, omayor João Prior, a quem elle seguramente devia o estado... de perferção disciplizar a que chegara. Demorado por ventos cocararios. Só pode dar a vela no dia 14, tendo partido con o mesmo destido da semada antecedente quatro regimento... ingigaes e dons lengadas de actilideria da mesma nação. O marechai Berestied, referiedi-se a esta partida do regiment... n.º 30 na sua certem do día, datada do Calhariz aos 15 de fe vereiro, disse que aproveitava esta occasión para manifestar todo o exercito os seus sentimentos, a respeito da conduc do mecosicado rezimento ao embarcar para Cadix: «Foi en la cadix de cadix d a de vendadeiros soblados, digna dos maiores elógios, e seman o mesmo sendor que a sua ausencia d'esta côrte o privasse de ser testemonha do todore entitusiasmo de que estavamen possuidos, e que brilhava pos officiaes e soldados com a esperança de verem um pouco mais cedo do que os seus camaradas em armas des outres regimentes es inimiges da sua patrise do mundo. O espectaculo d'este embarque foi na confissão de todos emisecte e sobre : nenhum soldado n'esta occasião abandonou as suas bandeiras: pelo contrario até os doentes, que voderam ir pelit seu tel se emit amaram, e tutros verdadeiros portuguedes assellaram (raja, meshi) no momenta do emharque. O sr. mare da, tem testemunhado e visto dos soldados porruguezes a mesma lo a voltade e desejos. quando tem esperanjas de entiditrarem jerti, sinimizos da sua patra, e esta vilveli, il que, l'em nimo ao regimento ni 20, è miliferente at l'is plique luie au metera este encontrolo

Pelo que fira exposto, vé-se que la zovernadores do reino, sem compensação alguma para o seu paiz, mas só por um novo acto de abjecção e servinsmo para com os inglezes, pozeram à sua disposição o regimento portuguez de infanteria nã 20, não para a defena directa do teino, mas para a defeza directa de Calix, cousa em que o ministerio britantico se achava altamente empenhado. Simulante medida, provavelmente suggerida por los i Welington. Beresford, ou pelo proprio ministro inglez, sir Carios Stuard, poderia tornar-se digna

de louvor, se os mesmos governadores do reino, que tão promptamente a approvaram, tivessem feito com o governo de Hespanha, ou directamente com elle, ou por meio do governo inglez, algum tratado ou convenção, que nos compensasse os pesados sacrificios, que durante a guerra se iam fazer em favor da mesma Hespanha, exigindo-se pelo menos a restituição de Olivença, porque assim o pedia a justiça e o derramamento do sangue portuguez, que ía ter logar no solo hespanhol, alem das avultadas despezas que se iam fazer com a sustentação do nosso exercito para a sua libertação e defeza. Mas infelizmente Portugal, escravisado, como de facto se achava, pela familia Linhares, não tinha por então no go-Verno, quer do Brazil, quer de Lisboa, quem diante dos in-Elezes corajosamente pugnasse pelos interesses da nação porgueza. Do Rio de Janeiro nenhuma mudança salutar se Podia esperar, emquanto o conde de Linhares, chefe da dita familia, estivesse á testa dos negocios publicos: em Lisboa a especie de regencia, que funccionava entre nós, subordinada insolentes ordens do dito conde, e até mesmo ás do conde Funchal, seu irmão, nosso embaixador em Londres, não mais que um phantasma de governo, servilmente adstrice à politica do Brazil, e por conseguinte às ordens e vontades do ministerio britannico e dos seus delegados, os genees inglezes, ao ponto de ser até mesmo olhada por aquelle estes como uma entidade abjecta e desprezivel, de que restou terem de facto Portugal na conta de uma das suas pro-Vincias da India, onde tudo se curva diante dos seus mandados. O proprio Napier, testemunha insuspeita para este caso, essim o confirma igualmente na sua Historia da guerra da Peninsula, quando nos diz: Este reino (o de Portugal), foi por então reduzido á condição de um estado feudatario. O proprio ministerio britannico, servindo-se de outros termos, exprimiu tambem a mesma idéa, quando no discurso de abertura do parlamento, pronunciado em nome de el-rei, na sessão de 23 de janeiro de 1810, disse: «Nós temos alem d'isso ordem de vos communicar que os esforços de sua magestade para a protecção de Portugal têem sido poderosamente auxiliados Ra contra esta potencia, por occasillo call com com a regencia da Hespanha.

Mas o emprego do exercito portuguez, feito em favor dos seus interesses e dos da mesma He compensação, nem vantagem de especie alguma gal, não era infelizmente o unico dos males de qu estava sendo victima por aquelle tempo, porque em base das operações militares do exercito ingli mosa guerra, o seu territorio sofficia por então to inherentes a uma similhante situação, porque de bado e devastado pelos francezes, igualmento o pelos inglezes. É o proprio lord Wellington, se mais insuspeita auctoridade, que para isto se pódo quem d'esta affirmativa nos fornece a mais plent males causados a Portugal pelo seu exercito ella em vivos e energicos termos para o ministro in boa, dizendo-lhe que os seus soldados nem sabino meio da prosperidade, nem dos seus revezes. qualquer dos casos roubavam, e roubavam teré paiz que tinham vindo soccorrer. Lord Wellingto que elles roubavam, não para viverem, mas para nheiro, porque alem de outras cousas, revendir rentes povoações o gado que lhes tinha caido nas que se apropriavam, não obstante as reclamaçõe nost Estas males arem franciscos

pintar-vos os excessos e violencias das tropas. Os seus officiaes não as tem jamais perdido de vista: jamais, assim o posso dizer, ellas têem estado fóra da vigilancia dos commandantes dos seus regimentos, e dos officiaes generaes do exerzito, para impedirem as violencias commettidas. Pois sem mbargo das precauções por mim tomadas, como se prova zelas minhas ordens do dia, não chega postilhão, nem coreio, nem mesmo um só official, vindo da retaguarda do exercito, que não traga representações contra as violencias commettidas pelos soldados, que ficam atrás durante as marchas, ou como doentes, ou como estropeados, ou como convalescentes saídos dos hospitaes. Nós temos um marechal preboste, e quatro accessores pelo menos. A ninguem é permittido marchar com as bagagens. Jamais deixo sem officiaes un só hospital, e officiaes commissionados, em numero desproporcionado ao dos soldados; a nenhum destacamento permitto marchar, sem ser commandado por um official, e todavia não ha violencias, seja de que especie forem, que não Anha experimentado um povo, que nos recebeu como amida parte dos nossos soldados, apesar de não terem sofdido por um só momento a mais ligeira precisão, ou a mais interpretario de la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya del companya del companya de la companya del compan conhecer isto mesmo aos membros da regencia, e lhes pedisse expressamente ordenassem ás differentes auctoridades, fara que prohibissem aos povos o comprarem a mais peguena cousa aos soldados inglezes.

Mas não eram sómente os soldados inglezes os que se conduziam de um modo tão reprehensivel como se acaba de ver, porque alguns dos seus proprios officiaes, e até mesmo offidies superiores, se conduziam pela mais escandalosa maneina, não tendo inteiramente cessado, ainda mesmo alguns anmes depois d'este tempo, as prepotencias já anteriormente relatadas no capitulo ultimo do nosso anterior volume. E com que dirigiu a lord Wellington e ao proprio governo portuguez em Lisboa, o coronel do regimento n.º 13 da cavallaria britannica não só retinha em prisão particular por seu pro-

para arinterio se princusse que bem lhe proceia, mas até os căcțara a manăr prădicamente apostar com o mais desapiodais riper, famels-se america a quales estaces, para se hos applicar tel cartigo, sendo depois lançados fina da villa escorrende em sangue!. Due catalus efficies do referido juiz de fira muca houre respects, sem juncie se soule que tivesse havide prominente signa centra e sobretito carenci, a não ser o ter-se-de ordenado repentinamente que se apresentaux em Lisbon, com-s praticou. Par aqui se póde portanto ver e adequadamente ajuisse quaes os verames e afrontas que n'aquelle sumons temps es pertuguents sufferam des propries inglenes, seus alliados, iste quando o exercito portuquer hes estares prestando es mais referentes serviços no auge da sua encarniçada luta contra a França, ou quando Napoleão olhava pela sua parte como inteiramente contraria is suas vistas e interesses a conservação das tropos inglesas em Pertugal, de modo que apenas se desembarações da guerra per elle feita à Austria em 1800, attente cuidou logo nes meios de 25 expulsar d'este reino, poisque sem este passo se não podia reputar senhor da peninsula. Mas esta expulsão, seguramente para elle muito mais importante do que a posse is Adiabata, ethnisis ethnic per marchial Soult se achava un seramente emperanto, era tembem mais difficil de reahisto, por les loctre a un exercic america e disciplinado, atempiassemente primitir, e de mais a mais defendido por cietacules, em que a catoriera e a arte se deram reciprocamente as miles. Extre estes construites figuravam como mais notaveis as historicas e memoraveis linhas de Torres Vedras, com sete leguas de extensão, cuja direita se apoiava na margem direita do Tejo, punto á villa da Alhandra, e a esquenda po mar e foz do rio Sizandro, duas leguas para alem de Torres Vedras, villa a que o dito rio serve como de fosso pela parte do norte e leste. Estas linhas, ou posições intrincheiradas, que cobriram Lisboa em 1810 e 1811, adquiriram com toda a rasão por aquelle tempo uma grande celebridade, por

<sup>1</sup> Veja o documento n.º 82-A.

terem sido a primeira barreira, que suspendeu o victorioso curso das famosas conquistas dos exercitos francezes pelos differentes estados da Europa. Não obstante as objecções, que ordinariamente se fazem ás obras d'este genero, estas linhas apresentaram, debaixo do ponto de vista de defeza, particularidades extremamente notaveis, não sendo portanto perdido o tempo, quer para os homens da profissão, quer para os estranhos a ella, o que se consagrar á leitura da sua descripção historica.

É por nós bem sabido que muitos officiaes do nosso exercito, incluindo até mesmo officiaes generaes de reputação e merito, têem para si como certo que a iniciativa das citadas Linhas de Torres Vedras foi originariamente portugueza. Segando o modo por que vemos as cousas, e salvo o respeito e consideração que temos pela opinião dos referidos officiaes, To cremos que o fosse, nem quanto aos antigos tempos, em quanto aos modernos. Parece-nos em primeiro logar que I goque um exercito mais pequeno em força teve que lutar m outro mais numeroso, buscou naturalmente reforçar-se m as vantagens que lhe dava o terreno que pisava, para, Por meio d'ellas, supprir o que lhe faltava em numero, e poer assim hombrear com o seu adversario, isto é, procurou gmentar a sua força activa pelo apoio que lhe podia dar a Pessiva, ou pelo que lhe offerecia o terreno em que se acha-Como era hem natural, seguiu-se a esta circumstancia a buscar augmentar igualmente a citada força passiva por eio da arte, reforçando as vantagens naturaes do terreno The pretendia defender, principio que em grande parte se Pplicou depois á defeza do local das differentes povoações, Onde portanto nasceu o systema da sua regular fortifica-Ção, a qual se manifesta claramente entre nós desde o desabamento do imperio musulmano na peninsula, systema em que cada regulo d'elle desmembrado cuidou em se acastellar na terra em que dominava, o que igualmente teve logar durante o regimen feudal, no qual cada senhor tratou de fazer o mesmo. È desde tão remoto tempo que data entre nós a inicial idéa de defender Lisboa por meio de linhas defensi-7000 II - 2.4 EPOC.

vas, de que ainda hoje mesmo se encontram vestigios, par cularmente por trás da igreja de Santa Luzia, onde se vés os restos de uma torre e muralha, alem dos que tambem acham em outras mais partes d'esta cidade, testificando po inquestionavel maneira a existencia dos trabalhos dos not ros a este respeito<sup>4</sup>. Por conseguinte é um facto que aide

A muralha mourisca de que acima se falla começava no castillo proximo da porta principal, chamada porta de S. Jorge, d'onde decisiporta da Alfofa, que era proxima da ermida de S. Chrispini. Je 💵 🗯 guia para a Sé, defronte da qual ficava a porta de Ferro, in lo desta 🛍 á actual rua dos Confeiteiros, em que se achava a porto do Mar istiou postigo da rua das Canastras, que hoje se chama Arco Escuro 🕼 ria depois para o caes de Santarem até a actual rua da Adiça, umudeem todo este lanço de muralha a porta do mar a S. João da Proça, o 🗯 tigo do conde de Linhares, a porta do Chafariz de El-Rei, e a porta 🥌 Alfama, que fazia frente á igreja de S. Pedro, que foi destriuda pelo 💐 remoto, e que actualmente é a loja n.º 2 na citada rua da Adiça Da subia a muralha para a igreja de S Braz, ou de Santa Luzia, junt 1 pella mór da qual ficava a porto do Sol, d'onde continuava até o 💆 nar no castello junto do palacio de D Fradique e da porta de me nome, que ainda não ha muito se via, postoque tapada, no lanço do 🛒 do castello que dería para o Chão da Feira, ao presente todo retepintado. Os restos que amda hoje se encontram d'esta antiga : 🕮 são: por tras da igreja de Santa Luzia uma torre e um pedaço di 🛸 muralha, sobre a qual assenta a torre da igreja; no largo de s luiem Alfama, uma outra torre e pedaço de muro, não fallando nas per já acima enumeradas, resto das treze que n'esta muralha havia. U 🗺 moto destrum toda a parte sul do castello, que na sua reedifica 🎉 🧗 deu a antiga fórma que tinha, soffrendo todavia pouca mano a 🦇 🏴 do norte. É n'esta que esta a cidadella mourisca com a sua tartal varias torres. Em frente da cidadella vé-se um espaçoso terreiro, este pelo norte e leste de grossas muralhas, também de origem arab 🐍 💥 lanço do norte que se abre a porta do Monia, junto de unos tarre defendia. Sobre esta porta acha-se um meho, dentro do qual » 🔻 busto em marmore de D. Martini Monis, o heroe que na dita perteentallou para dar entrada a hoste de el-rei D. Affonso Henri io s. 🍆 esta inscripção: El-Rei D Affonso Henriques mandou aqui obsort estatua e cabeça de pedra em memoria da morte ploriasa que 118 Ma Moniz, progenitor da familia dos Vasconcellos, receben n'esta porta, 📹 do, atravessando-se n'ella, franqueou aos seus a entrada com 🗫 🐽 nhou dos mouros esta cidade no anno de 1147 João Roderques de concellos e Sousa, conde de Castello Melhor, seu decimo quarto neto

des desender esta cidade por meio de uma linha de sortificação, adaptada ao modo d'aquelle tempo, deve-se inicialmente ao s mouros, e portanto não é portugueza. Crescendo a cidade soma da antiga muralha mourisca; el-rei D. Fernando I entende u dever cuidar novamente da sua deseza por meio de uma ou tra e mais ampla que se construisse, como praticou desde 133 73 a 1375 4, sendo ao abrigo d'ella que seu irmão D. João I

bæ mia, sez aqui por esta inscripção no anno de 1646. Dentro da cidadella era o assento do alcaçar do respectivo alcaide mór, alcaçar que el-D. Diniz transformou no seu paço das Alcaçovas. Ainda no mesmo casa cello se conservam os restos de duas torres mouriscas, uma chamada Elysses, por se attribuir a sua fundação ao heroe grego d'este nome; e a outra, tendo o nome de Albarra, onde nos primeiros tempos se guar. da vam os thesouros da coróa, e d'ella tinham as chaves um prelado da 🛸, o prior do convento de S. Domingos e o guardião do convento de 8. Francisco. Foi n'esta torre que el-rei D. Fernando creou o archivo real, conhecido desde então pelo nome de Torre do Tombo. (Archivo pitforesco de 1862, vol. v, pag. 318, artigo de I. Vilhena Barbosa.) Deve aqui advertir-se que no Mappa de Portugal, de João Baptista de Castro, tom. II, da 3.º edição, pag. 230, attribue-se aos romanos a construcção d'esta mu-Talha. A mesma origem lhe marca tambem frei Manuel dos Santos, no com. viii, liv. xxii, cap. xxvii, da Monarchia lusitana; mas não dizem em que se funda a sua asserção.

<sup>1</sup> A muralha que cercava Lisboa, e que por conselho de João Annes Almada, vedor da fazenda, el-rei D. Fernando mandara construir em 373 e se concluira em 1375, partia do castello de S. Jorge junto á porta Traição, que deita para o olival e encosta do mesmo castello, onde Presentemente se vê um lanço da referida muralha, terminando por uma The arruinada, que se acha a um lado da rua do transito na sobredita costa, torre que sicava contigua á porta de S. Lourenço, no cimo da Calçada da Rosa, havendo-se demolido esta porta no anno de 1700. Por si do palacio dos viscondes de Villa Nova da Cerveira e igreja de S. Lourenço proseguia a muralha, indo pelo beco do Carrasco até ao sitio cha-Prisdo Paço do Boi Formoso, onde ficava a porta da Mouraria, que é o etual arco do marquez de Alegrete, continuando d'aqui para a porta da rua da Palma, agora chamada rua Nova da Palma. D'este ponto subia pela talçada do Jogo da Pella, no cimo da qual estava a porta do Jogo da Pella, que em rasão de um nicho de Nossa Senhora da Graça, que n'ella posteriormente se poz, se denominava Arco da Graça, quando foi demolido em 1835, do qual todavia se acham ainda alguns vestigios nas paredes das casas com que entestava. D'esta porta corria o muro até á de Sant'Anna, na calçada d'este mesmo nome, e abaixo da igreja de Nossa Senhora da

defendeu em 1384 contra os exercitos do rei de Castella,
 D. João I. pretendente á coróa de Portugal. Á vista pois d'isto

Pena, d'onde descra para a porte de Sento Antão, que estava na rua a 🗫 des o nome, entre a igreja de S. Luiz Rei de França e a rua do Jarviras do Regedor, porta que se acabou de demolir no anno de 1727. D'aque continuava até a porte des Entreburnes de El-Res, situada onde hoye e o largo de Camiles. Depois seguia ao largo de S. Roque, e ala, correspondendo ou enfiando a calçada do Duque, onde se véem de um e sentre lado lanços do antigo muro, ficava a porto do Condestarel, cha muda mais tarde justigo do Carmo, e em tempos modernos areo de S. Roque, o qual fes demolido em 1836. Junto d'esta porta estava a celdire torre de Alvaro Pies, que o terremoto de 1755 demotin completamente, entaprodo a passagem para o palacio do marquez de Niza. D'aquella porta camohava a muralha pela rua Nova da Trindade, onde existe em pe uma parte d'ella ate ao proximo largo eni que se abria a porta da Trindade, e d'abs descia para o largo das Duas igrejas, ficando ambas da parte de fora, e protesmo d'ellas a porte de Sante Catherina, celebre pelo viki com que foi defendida pelo mestre de Avia, depois rei D. João I. 4 fente dos portuguezes contra o exercato castelhano, que a acommetteu em 26 de maio de 1385, sendo commandado por D. João I, de Castella, D esta porta só restam as estatuas que a coroavam de Nossa Senhora do Loreto e de Santa Catharina, que mais para memoria do que como objectos da ate foram collocadas em nichos na frontaria da igreja de Nossa Senhora da Encarnação, onde presentemente se acham.

D'aquella porta proseguia o muro pela rua do Thesouro Velho, ficando quasi no fim d'ella, em frente do palacio dos duques de Bragança, a porte do Duque de Bragança, d'onde descia até à porta do Corpo Santo, e perto d'esta achava-se a porta dos Côrtes Reaes, que era contigua ao palacio do Côrte Real, o qual fora dos marquezes de Castello Rodrigo, sectanos do partido de Castella, de que resultou encorporar-se nos bens da coróa occupava o dito palacio o local onde hoje estão as officinas do arsenal da marinha, parte da rua do mesmo arsenal e do largo do Corpo Santa Correndo d'aqui pela beira mar para o oriente, finha a pouca distancia e postigo do Carrão, e proximo d'este, e já defionte dos paços da Ribeira. our ficavam de fóra, a porto do Ouro, a que vulgarmente chamavam o eros do Ouro. Seguiam-se as portas dos Armazens, do arco das Pass . da Mordo, sobre as quaes se edificaram posteriormente alguns quartos 🛦 paco da Ribeira. A primeira ficava no largo do Relogio, hoje largo do Mauruho, a segunda dava saida para o Terreiro do Paço, por baixo do polacio, no logar onde agora la entra a rua do Arsenal, e a terceira tambem n'aquella praça, no sitio onde vem desembocar a rua Name ou rua do Ouro. Na continuação do lanço da muralha que corria raa Nova de El-Rei, vulgarmente rua dos Capellistas, havia as se-



i um facto que o recurso de defender Lisboa por meio de fortificações, nem é originalmente portugueza, nem tão pouco

guites portas, que communicavam com o Terreiro do Paço: porta do Prop, immediata á da Moeda; dos Barretes, tambem chamada arco do Apregue, e da Portagem. D'esta proseguia a muralha até á porta Nova de Mar, que lá está na rua dos Bacalhoeiros e em frente da rua dos Araneiros, com o nome de Arco das Portas do Mar, e d'ali até á porta **Ludiaria**, que hoje é o arco do Rosario, defronte do Terreiro Publico, Conde continuava passando pelo bêco da Alfama, em que está um arco, rea o postigo da Alfama, ou das Alcaçarias, e da Lavagem, collocado os banhos que ahi ha, defronte do mesmo edificio do Terreiro e o pe das lavadeiras. D'este postigo corria o muro por entre o chafariz Dentro e o da Praia, ficando no meio de ambos a porta do Chafariz Destro até ao começo da calçada que vae da Fundição para o Paonde havia a porta da Polvora, que era junto da cadeia da Galé, titima das da banda do mar. Proximo da ermida da Boa Nova, que no principio da calçada, se descobrem ainda vestigios do arco e do D'ali subia á rua das Portas da Cruz, onde estava a porta d'este que se demoliu em 1775 para poder passar a estatua equestre de mi D. José I, feita na Fundição de Cima, ou de Santa Clara, para a do Commercio. D'esta porta, que era de architectura moderna, ainda ha bem pouco tempo uma columna e parte do frontão do esquerdo e uma inscripção, junto á esquina do palacio do secretario merra, no fim da referida calçada, cousas que n'este anno de 1871 ndemolidas. D'esta porta ia ter a muralha ao postigo do Arcebispo, ainda hoje se vê com o nome de Arco Pequeno, perto do Campo de **la Clara, e pela parte deba**ixo do pateo do actual palacio patriarchal, meteiro de S. Vicente de Fóra; e d'ali continuava em direitura ao da quinta do mesmo mosteiro, abrindo-se n'este lanço a porta de fante, um pouco arredada do sitio onde se acha o arco que serve de indico do mosteiro para a quinta, construido em 1808. D'esta porta à a muralha ao longo da cerca de S. Vicente até ao largo da Graça, havia o postigo de Santo Agostinho, chamado depois de Nossa Sede Graça. A maior parte d'este lanço do muro ainda existe dentro da quinta, vendo-se tambem uma porção de vestigios da porta entre ma quinta e o convento da Graça, hoje quartel de infanteria n.º 10. ralha continuava d'aqui até ao começo do adro da dita igreja de Senhora da Graça, ficando esta e todo o convento da parte de fóra, principio do caminho que desce pelo dorso do monte, e se chama tel da Graça, d'onde o muro descia á porta de Santo André, que existe e é o grande arco do mesmo nome, junto ao palacio dos s da Figueira. D'aqui ia terminar no castello, fechando a cêrca. I velha muralha mourisca e na de el-rei D. Fernando contavam-se

ativa dos nossos tempos. Mas com o crescimento d'esta e a descoberta e uso das armas de fogo, nos dirão agora os citados officiaes, a inicial idéa de a defender por meio de tim outro systema, tal como o da escolha de posições fortes

77 torres e 46 portas, abrindo-se umas para o lado do mar, outras para o lado da terra: 13 d'ellas pertenciam a muralha mourisca, e 33 t é el-rei D. Fernando. Da segunda d'estas intralhas, que tinha a circums-rencia de 7:000 passos, resta, alem do que ja mencionamos, um precou padrão, que olhando para o poente, se póde ver no pedaço de munha que existe no Paço do Boi Formoso, proximo a uma capella do Sentor dos Passos da Graça e ao Arco o a Marquez de Alegrete. Conside m

de inscripção commemorativa, gravada em uma pedra que esta

ida na muralha.

O mui nobre e alto rei D. Fernando de Portugal, e filho do mu ubre rei D. Pedro, e neto do mui nobre rei D. Affonso, olhando amu t mui nobre sua cidade de Lisboa seja uma das mais nobres cidade que ha em todas as partes do mundo, e como esa cidade a mais nobre fut solha, que seus bisard s ganharam aos Moros; porem nonte

mot, 6 es melhou en quatrocentos tri se annos; per seu mandado foi dela regedor Gomes Martinz, de Seluval, que foi seu capitão em seus rumo e seu vasalo e ouvidor da sua cárte e corregedor por el na dita cidale, e Lourenço Durães, escrivão do concelho, o João Fernandes o Vasco Bris. mentres da dito muro.

As eras que se léem na inscripção supra são as de Cesar, que compondem ás de Christo de 1373 e 1375. A descripção que se fez da cente de D. Pernando é relativa a uma epocha munto posterior a sua fundição poisque os paços da Ribeira e alguns outros edificios n'ella mencionado aão construeção dos seculos xv, xvi e xvii. (Archico pilloresco, amo de 1862, vol v, pag. 327, artigo de L. Vilhena Barbosa.) No tom. viii, liv. xxi, cap. xxvii, da Monarchia Institudo, consta o modo por que el-rei D. Fernando levou esta sua muralha a effecto. Tambem no tom. in do Mappi de Portugal, de João Baptista de Castro, pag. 46 a 49 da 3.º edição. E acha descripta a situação de cada uma das portas da muralha moursa e de el-rei D. Fernando. De ambas estas muralhas nos diz tambem de guma cousa Pr. Nicolau de Oliveira a pag. 85 do seu Lavro das gravidezas de Lisboa, edição de 1804.

N. B. Parece haver algumas pequenas differenças entre a descripção supra da muralha de D. Fernando e a carta da cidade de Liaboa, trada no anno de 1650 por João Nunes Tinoco, taes como incluir este o carvento e igreja da Graça dentro da referida muralha, e alem d'isto collecar as estreharias reaes, não no largo de Camões, mas no lado do nascente da rua do Alecrim, ao poente da rua do Thesouro Velho.

pela natureza, actualmente em voga, foi originalmente portugueza, e devida ao major de engenheiros José Maria das Neves Costa, como este official fez ver na sua Exposição dos factos pelos quaes se mostra ter sido portugueza a iniciativa do projecto, proposto em geral para a defeza de Lisboa, que precedeu e continha as bases do projecto particular, posto depois em pratica no anno de 1810.

Respeitâmos com toda a consideração de cavalheiro a fama e memoria posthumas d'este nosso habil e digno official de engenheria, o qual no seu tempo foi seguramente uma das vaiores illustrações da sua arma, poisque do seu talento e merito existem nos seus escriptos as mais irrefragaveis provas, circumstancia que todavia nos não leva a ponto de calarmos a nossa humilde opinião, e desvanecermos as suas crenças, ostensivas ou verdadeiras, d'elle ter sido o iniciador das linhas de Torres Vedras, parecendo-nos que as suas pretensões sobre este ponto são exageradas e injustas para com lord Wellington. Para o demonstrar preciso nos é examinar com alguma miudeza a obra que do referido official acima se cita. Começa ella por um requerimento (que é a sua parte mais principal), dirigido a el-rei D. João VI em 3 de dezembro de 1821, pedindo-lhe uma recompensa util, com a allegação de que antes de lord Wellington haver manifestado as idéas que concebéra sobre o seu famoso projecto de levantamento das linhas de Torres Vedras, já elle supplicante o tinha igualmente concebido e annunciado ao governo portuguez, induzindo-o a mandar reconhecer o respectivo terreno, para depois se proceder ao levantamento da competente carta topographica e á confecção da respectiva memoria descriptiva, vindo portanto a ser elle supplicante o iniciador do projecto das citadas linhas. Para demonstrar similhante proposição formula quatorze artigos, em que diz que no dia 24 de outubro de 1808 dirigira a D. Miguel Pereira Forjaz, secretario da regencia na repartição da guerra, uma carta ou representação, em que lhe lembrava a importancia do terreno proximo ao norte de Lisboa, para por meio d'elle se defender esta cidade de uma nova invasão dos francezes, poisque n'aquelle terreno havia

posações vantajusas que permatiam grandes recursos defend vos. Diz mas que a vista da exposta propozera em seguid o levantamento de uma carta maistar do referebo terreno, i qual começão a realisar em tovembro do catado anno de 1808. conclumio no mez de fereren de 1800 as trabelhas de recomicrimento, havendo entersado em 4 de março regunde so diso secretario da regionaria a sobredita carta, a qual fora depois mestrada a lord Wellington e a alguns dos seus officiaes, mies de marcharem contra o munico. A entreza da referida carta segum-se depois a promptificação da memora decriptiva das pusações que n ella se comprehendiam, memon que so fon entregue ao catado secretario no das 6 de juniodo dito anno de 1809!

Ao que fira exposto acrescentava mais que quando o outomno d'este mesmo anno lord Wellington veiu a Lubor e fez executar as fortuficações das suas lunhas de defeza, lhe foram dados pelo governo portuguez, não so o borrão da sua a carta topographica, mas igualmente a sua memoria descriaptiva, sendo a maior parte das posições que n'esta se indicencam as mesmas que os engenheiros inglezes fortificarand Finalmente diz amda mais que, tendo o exercito alliado recethedo às linhas em 1810, apresenton-se no archivo militar es capita Dickson, pedindo, por officio do tenente corone Pletcher, com data de 26 de outubro, baseado sobre uma auctorisação de lord Wellington, a carta do terreno vizinho a Lisboa, da qual se lhe den uma perfeita copia por mão do major Marino Miguel Franzini. Concine portanto allegando: 1.º, que lhe pertence a gloria de ter precenido lord Wellington na proposta de um projecto tão util e de tão extraordinarias consequencias como foi o das linhas de Torres Vedras; 2.º, que igualmente lhe pertence a gioria de haver preparado a carta militar e a memoria descriptiva das posições d'aquelle terreno, unicos documentos topographicos que existiam e que foram dados a lord Wellington, quando principiou a por em

I Rala memoria e a que constitue a segunda parte do documento n.º 82-B.

pratica o seu projecto; 3.º, que pelo mesmo modo lhe pertence a gloria de haver sido a causa e o promotor de taes documentos; 4.º, finalmente que tambem lhe pertence a gloria de ter elle indicado na sua memoria descriptiva a maior parte das posições, que depois figuraram nas celebres linhas de defeza de Lisboa, posições que elle enumera na sua nota n.º 1. Na referida nota confessa elle que o alvo dos seus trabalhos não tinha por fim designar um determinado plano de defeza, mas sim descrever todas as posições, mais ou menos fortes pela natureza que se podiam aproveitar, e que auxiliadas pela arte, deviam permittir em qualquer tempo as diversas combinações possiveis para formar outros tantos systemas ou planos particulares defensivos, segundo as differentes circumstancias da guerra. Temos pois dito bastante para que o leitor conheça bem a força das allegações do major Neves Costa, com o sim de provar ter elle sido o iniciador das famosas linhas de Torres Vedras, cumprindo-nos agora pela nossa parte examinar o que n'isto ha ou póde haver de verdade.

Pelo que respeita á promptificação da carta militar, feita Pelo major Neves Costa, e á da sua memoria descriptiva, não nos parece haver n'isto cousa que possa ser de gloria especial Para o seu auctor, poisque qualquer outro official de engenheiros, a quem o governo commettesse similhantes trabalhos, seguramente os desempenharia por um modo analogo à sua capacidade: era uma cousa propria da sua profissão, e não podia haver n'ella outro merito mais que o da sua maior Ou menor exactidão e perfeito acabamento. Agora quanto a ter elle sido quem prevenira lord Wellington no seu projecto das linhas defensivas de Lisboa, e a ter sido o promotor da carta topographica do terreno ao norte da referida cidade e da respectiva memoria descriptiva; e finalmente a ter indicado na sua dita memoria a maior parte das posições que o dito lord mandára depois fortificar (cousas que constituem a Primeira, terceira e quarta das suas citadas conclusões), os tres pontos que verdadeiramente nos cumpre examinar.

Ja acima mostrámos que a idéa de defender Lisboa por

mejo de linhas defensivas ou de fortificação, segundo as cumstancias e o systema dos differentes tempos, nem é vativa de lord Wellington, nem d'elle major Neves O pois data conhecidamente do dominio dos mouros em meiro logar, e depois d'elles do reinado de el-rei D. Fermentre nós. Mas se as muralhas levantadas por aquelles de nadores e por este nosso soberano não são por si só bas tes para mostrar que já muito antes do mesmo lord Well ton e do major Neves Costa tinha havido em Portugal que se lembrasse de defender a sua capital por meio de lia defensivas, díremos que tambem já em tempos muito n proximos ao nosso, como os dos reinados de el-rei D. Jolio e D. Affonso VII, houve igualmente entre nós quem pro

1 Logoque D. João IV subin ao throno d'este remo tratou de pôr boa so abrigo de um ataque, começando primetramente pelo lado do l de que resultou augmentar a torre do Bugio, e guarnecer de forte duna margens do Tejo desde a barra até Alcantara, Correndo o anti-1650, quando se achava mais accesa a guerra com a Hespanha, julgi referido monarcha dever fortificar pelo lado de terra a sua capital, si polo seu crescimento se achava ja muito fóra dos muros com que d D. Fernando a cingira. Foram encarregados de levantar a requi planta e de dirigirem as obras de fortificação os engenheiros mr. 🛂 (francez), João Gillot (hollandez), e João Cosmander (jesusta, natura Bruxellas). A superintendencia geral da obra foi contiada a D. Anto Luiz de Menezes, capitão general do Alemtejo, primeiro marque Marialva e terceiro conde de Cantanhede. Principiarani os trabil pelo forte do Sacramento, que se la ligar com o de Alcantara, jum igreja do Livramento, de que tirava o nome. D'aqui corria a liabi direcção a Nossa Senhora dos Prazeres, indo de la pelo arco do 🕼 Ihão até Campolide, d'onde continuava, rodeando a cidade ate 📹 no forte da Cruz da Pedra, proximo do convento da Madre de Des I via haver em toda a linha trinta e dois fortes com muralhas de 🕬 Apesar da actividade com que desde 1650 se trabalhava n'esta obratava ainda muito atrazada, quando D. João IV falleceu no dia 6 & 1 vembro de 1656.

Seu filho e successor D. Affonso VI fez proseguir os trabalhos de nha com igual fervor. Chegando porem a Lisboa o marechal de seu berg, chamado para dar nova organisação ao exercito portuguez. EP tomar parte na luta contra os hespanhoes, nossos encarniçados inima este general reprovou inteiramente aquelle plano de defeza, pela fi de não serem sufficientes todas as tropas e artilhema de que es pela filha de não serem sufficientes todas as tropas e artilhema de que es pela filha de não serem sufficientes todas as tropas e artilhema de que esta pela filha de não serem sufficientes todas as tropas e artilhema de que esta pela filha de não serem sufficientes todas as tropas e artilhema de que esta pela filha de não serem sufficientes todas as tropas esta pela filha de não serem sufficientes todas as tropas e artilhema de que esta pela filha de não serem sufficientes todas as tropas e artilhema de que esta pela filha de não serem sufficientes todas as tropas e artilhema de que esta pela filha de não serem sufficientes todas as tropas e artilhema de que esta pela filha de não serem sufficientes todas as tropas e artilhema de que esta pela filha de não serem sufficientes todas as tropas e artilhema de que esta pela filha de não serem sufficientes todas as tropas e artilhema de que esta pela filha de não serem sufficientes todas as tropas e artilhema de que esta pela filha de não serem sufficientes todas as tropas e artilhema de que esta pela filha de não serem sufficientes de que esta pela filha de não serem sufficientes de não serem su serem sufficientes de n

rasse defende-la, mesmo pelo moderno systema das posições Tortes pela natureza, como se prova por esse começo de for-Listrações que se vê, não só na quinta dos viscondes da Bahia, no sitio de Entremuros, na parte que olha para a baixa de Palhavã e quinta dos antigos marquezes de Louriçal, mas até mesmo em algumas partes da ribeira de Alcantara. Por conseguinte quando nos inculcam o citado major Neves Costa como sendo o primeiro que em Portugal se lembrou de defender Lisboa por meio das vantagens dos terrenos fortes pela natureza, não os podemos acreditar, poisque com similhantes vistas se haviam já começado, mais de seculo e meio antes d'elle, com as fortificações a que acima nos referimos por meio do moderno systema. Parece-nos haver lido em algum dos documentos que vimos nos archivos publicos, que já no anno de 1799 fôra apresentado ao governo portuguez um plano detalhado da defeza de Lisboa pelo general inglez, sir Carlos Stuard, pae do individuo que com o mesmo nome loi alguns annos depois ministro de Inglaterra junto aos go-

dispor para guarnecer tão extensa linha. Esta rasão tinha já sido apresentada a el-rei D. João IV, e postoque não foi seguida, o engenheiro Joso Gilot chegou a traçar e a offerecer ao principe D. Theodosio, que sovernava as armas, um plano de nova cerca, a qual devia principiar ma lombada que fica um pouco fóra do convento de S. João de Deus (boje quartel de infanteria n.º 2); d'ali partia direita ao convento da Estrellinha (ao presente hospital militar), d'onde se dirigia depois ao collegio dos jesuitas na Cotovia (hoje escola polytechnica), e d'aqui descia pela respectiva cêrca á rua de S. José, d'onde subia ao outeiro do convento de Santo Antonio dos Capuchos (hoje asylo de mendicidade), cortando depois á quinta do Ramires, caminhava em linha recta até ao outeiro que está junto da Senhora do Monte, e d'ahi, correndo direita ao mar, acabava um pouco mais para dentro de Santa Apolonia, comprehendendo assim metade dos baluartes que mostrava o primeiro desenho. Prevalecendo apesar d'isto a opinião do marechal Schomberg, mandou-se parar com os trabalhos da linha. O resultado d'isto foi que dos fortes que baviam de guarnece-la nenhum se acabou, mas alguns já iam bastante adiantados, e d'elles restam de pé varios lanços de muralhas com mais ou menos ruina, mas que deixam ajuizar da grandeza da obra. Os unicos baluartes que se concluiram, e que formavam a chave da linha, foram os de Alcantara e da Cruz da Pedra, os quaes por sua posição sobre o Tejo ficaram servindo para defeza maritima da cidade. Porém estes proprios

vernadores do reino, poisque o dito general viera em 1797 para Portugal com uma divisão auxiliar, composta de corpos inglezes e francezes, sendo aquelles posteriormente mandados á empreza da tomada de Minorca com o seu respectivo general, ficando cá os francezes, como já se disse no segundo volume da primeira epocha d'esta obra. Também nos parece ter lido em alguma parte que o general Gomes Freire de Andrade apresentára igualmente em 1801 um plano de defexa de Lisboa, por occasião da nossa desgraçada guerra com a Hespanha e a França n'aquelle anno. Acresce a isto que nos primeiros assomos de resistencia aos francezes, concebidos em 1806 pelo ministro da guerra, Antonio de Aranjo de Azevedo, antes da partida da familia real para o Brazil, acha-se tambem incluida a idéa da defeza de Lishoa, apresentada por elle a D. Miguel Pereira Forjaz, que trabalhava no seu cabinete, e se diz ter para tal fim confeccionado um plano, de que nada resultou, em consequencia de se ter depois effeituado a referida partida, chegando todavia a realisar-se em estoco

vieram com o decurso do tempo a mudar de fórma e de destino Damisficou-os muito o terremoto de 1755, e posteriormente o primeiro foi dearmado, e o segundo convertido em armazens do estudo, e hoje la conpanhia dos caminhos de ferro de leste. Alem dos dois citados fortes> do Sacramento, em Alcantara, e o da Cruz da Pedra, perto da Media de Deus, ainda ha mais, como esboço da linha defensiva de D. Jones 18 o forte do Lieramento, contiguo ao largo das Necessidades, desarra 🚅 mas em bom estado, e o forte de Campolide, tendo-se começado a 💇 struir na quinta que foi dos marquezes de Lourigal, sendo hoje po 🛒 dade do conde de Azambuja. Alem d'este forte, que alias esta por ac-a acha-se construido um grande lanço de muralha ameada, que outros ligar-se com o forte da Cruz da Pedra, e que ao presente servi de 📧 da quinta dos herdeiros do visconde de Manique. O certo e que abainada a linha começada por D. João IV, e continuada por seu tilb i D fonso VI, o marechal Schomberg só chamon a attenção do governe j a defeza maritima de Lishoa, de que resultou proceder-se a novas f ficações, tanto nas margens do Tejo, como na costa do mar, desde S hão da Barra ate Cascaes, a fun de ligar estas dins praças. Archiro p foresco, anno de 1862, vol. v. pag. 252 e 370, artigo de l. de Vali-Barbosa.) A descripção d'esta linha póde também ver-se no Moppo Portugal, de João Baptista de Castro, tom, ii da 3º edição paz 200-232, e tom. m da mesma obra, pag. 49 e 50.

o mappa dos terrenos, que vão desde Villa Francaçaté Torres Vedras.

Na falta porém de documentos com que possamos abonar a existencia dos tres planos que acabámos de expor, diremos, fundando-nos para isto nos papeis officiaes, que já antes do major Neves Costa ter entregado a sua allegada memoria descriptiva, cuidava o mesmo D. Miguel Pereira Forjaz nas fortificações de Lisboa, como se prova pelo officio que na data de 1 de abril de 1809 dirigiu ao marechal Beresford, participando-lhe ter expedido as competentes ordens ao inspector das obras publicas, o major de engenheiros Duarte José Fava, para com os competentes louvados avaliar os prejuizos causados aos particulares com as obras das fortificações que se iam executar, e postoque ainda não tivesse recebido aviso de taes avaliações se terem feito, prevenia-o de que não devia por modo algum retardar a execução da fortificação, porque em todo o tempo se podia concluir aquella diligencia. Ao chese dos engenheiros inglezes, o proprio tenente coronel Fletcher, chegado a Lisboa nos primeiros dias do citado mez de abril, se lhe haviam já por aquelle tempo commettido os Irabalhos da fortificação da capital, como se vê de um outro Officio, que na data de 12 do referido mez o mesmo D. Miguel Pereira Forjaz tornou a dirigir ao marechal Beresford, communicando haver-se-lhe apresentado o referido tenente corode engenheiros, o qual, tendo de acompanhar o exercito Pitannico, lhe dissera que deixaria em seu logar um official sua consiança, para dirigir e vigiar a execução dos tra-Lisboa, e para que n'elles houvesse Precisa actividade e conveniente acordo, tencionava comsionar para aquelle fim, alem do dito official, o chefe dos enheiros portuguezes, o marechal de campo José de Mo-Antas Machado<sup>2</sup>. Era effectivamente d'este general e não major Neves Costa o plano das obras defensivas com que

Liv. 1 da correspondencia do ministerio da guerra com o marechal

Citado livro da mesma correspondencia com Beresford.

no citado mez de abril de 1809 se buscou guarnecer Lisboa, por escolha de posições fortes pela natureza, entrincheirando-as entre si, como se prova pela memoria descriptiva que da respectiva linha nos deixou o citado general<sup>4</sup>. Acresce mais que alem d'elle tambem o lente da antiga academia de fortificação, Lourenço Homem da Cunha d'Eca, se mandou ouvir sobre a defeza de Lisboa, como se vê da memoria que a tal respeito dirigiu ao governo em março de 1809, dizendolhe que a linha defensiva da capital devia passar pelas alturas de Mafra, Cabeça e Bucellas, tendo a direita na Alhandra, a esquerda na Ericeira e o centro na Cabeça e Bucellas<sup>2</sup>. Resulta pois do que temos dito que a idéa de defender Lisboa por meio das vantagens que offerecem os terrenos fortes pela natureza nas vizinhanças d'esta capital, quer seja na sua maiorou menor proximidade, nem é privativa de lord Wellington. nem tambem do major Neves Costa. Vejamos agora se a est 🧸 official cabe on pode caber alguma parte no que directaments diz respeito ás chamadas linhas de Torres Vedras.

No liv. ku, tom. v, pag. 308 da Historia da guerra do peninsula, do tenente coronel Napier (traducção franceza de Dumas), nos diz elle o seguinte: «As montanhas que cobrem a lingua de terra em que Lisboa está edificada deram a idéa original da defeza d'esta cidade. Lord Wellington tinha em seu poder bem feitas e exactas plantas, executadas em 1799 por sir Carlos Stuard, assim como as minutas do coronel Vincent, dos engenheiros francezes, mostrando a maneira como estas montanhas cobriam a capital e por ellas se podia defender. A estes preciosos documentos se attribue pois didéa original das celebres linhas de Torres Vedras. Comtu do aquelles officiaes (Stuard e Vincent) só tinham considera do o terreno com relação á defeza, que n'elle podia fazer um exercito em movimento, na presença de um inimigo de forças iguaes ou superiores<sup>3</sup>. Foi portanto lord Wellington o p

<sup>1</sup> Veja o documento n.º 82-C.

<sup>3</sup> O mesmo que também se vé nos trabalhos de Neves Costa, de montre de la costa della costa de

meiro que concebeu o projecto de transformar estas vastas montanhas n'uma immensa e inexpugnavel cidadella, na qual se encerraria a independencia de toda a peninsula». Do general Stuard já nós acima fallámos quanto é bastante, agora do coronel Vincent deve saber-se que, tendo elle sido chefe da emgenheria em Bayonna até ao anno de 1807, fôra durante elle ligado ao exercito do general Junot, com o qual veiu para Portugal. Esperando-se em Lisboa a cada momento, desde o renerdo do primeiro semestre de 1808, a chegada de um exercato inglez para expulsar os francezes d'este reino, o coronel Vincent, entendendo que se lhe devia resistir a todo o transe, tomou a seu cargo reconhecer o terreno vizinho a Lisboa, sendo n'isto acompanhado pelo major Neves Costa, poisque todos os engenheiros portuguezes se achavam por então postos debaixo das ordens do referido Vincent. A memoria descriptiva por este elaborada foi por elle apresentada ao mesmo funot no principio do mez de julho de 1808, um mez antes de chegada dos inglezes, sendo alem d'isto apoiada, como de diz, n'uma carta topographica do reconhecimento por elle feito 1. «Havendo o general chefe do estado maior, acrescenta elle mais, dado noticia desde os fins de junho, que um mercito inimigo desembarcara perto do Mondego, o general chefe mandou-me sair de Lisboa para reconhecer o que Livia. Não existindo por então um só inglez no paiz, aproveitei esta occasião para o examinar, depois do que voltei nvamente a Lisboa. O principal objecto da memoria que fiz **derante esta incursão é mostrar as differentes estradas que** ■ dirigem para a dita cidade, e provar a facilidade que ha the defender o accesso2. É provavel que o inimigo, tendo colhido preciosos documentos para os seus fins, tomará o

que entre o systema defensivo d'este nosso compatriota e o de lord Wellington ha tanta differença, quanta é a que vae de um raio para um arco circulo, sendo este a principal base do systema defensivo de lord Wellington e aquelle o do major Neves Costa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Os trabalhos do coronel Vincent são os que constituem o documento **2.º 82-D**.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> È exactamente o mesmo systema do major Neves Costa.

partido de defender palmo a palmo o terreno que está adiante d'ella. Em todo o caso, ou se queira atacar Lisboa, ou se pretenda defender, a referida memoria fornecerá importantes nocões».

Já se vê portanto que os trabalhos do reconhecimento do coronel Vincent, como tambem succede aos de Neves Costa, não tinham por fim a ligação de Juhas intrincheiradas, que lord Wellington deu ás posições que lhe pareceram convenientes para formar taes linhas, e constituirem a cidadella inexpugnavel de que falla Napier. E tendo o citado major Neves Costa acompanhado o coronel Vincent has suas incursões ao respectivo terreno, é um facto que a carta topographica e a memoria descriptiva por elle apresentadas a D. Miguel Pereira Forjaz, são em tudo modeladas pelo mesmos systema do referido coronel, tendo por principal objecto. como este diz, mostrar as differentes estradas que pelos terrenos ao norte de Lisboa se dirigem para esta cidade, e provar a facilidade que ha em lhe defender o accesso, conseque o mesmo Neves Costa pela sua parte confirma igualmente quando nos diz que o alvo dos seus trabalhos não era degnar um determinado plano de defeza, mas sim descrere todas as posições fortes pela natureza, que se podiam opeveitar para formar outros tantos systemas ou planos pubculares defensivos. Possuindo pois lord Wellington as me tas do coronel Vincent, como affirma Napier, de pouc ir poderiam servir a carta topographica e a memoria destrptiva do major Neves Costa, já por estar senhor das mude do coronel francez, e já porque a inspecção que pessosimente fez do respectivo terreno lhe dispensava até mesmo as cuale minutas, a não o termos por tão inhabil, que lhe fosse presequem the demonstrasse o que os seus othos viam, ou a lesições que mais lhe convinha incluir nas linhas que pretenda levantar. O argumento feito por Neves Costa, dizendo que capitão Diekson se apresentára no archivo militar no mez of outubro de 1810, munido de um officio do tenente come Fletcher, requisitando por auctorisação de lord Wellingtia carta topographica do terreno vizinho a Lisboa, elaborada

por elle Neves Costa, carta que o dito capitão effectivamente recebeu, é contrario às suas pretensões, porque, se as linhas de Torres Vedras se achavam já em construcção desde quasi um anno atrás, não podia a citada carta, recebida por Dickson en 26 do citado mez de outubro de 1810, ter por si as honras que o seu auctor lhe attribue, ou a de ser ella a que iniciára os pontos fortes que entravam nas citadas linhas de Torres Vedras, pois nunca um effeito póde jamais ser anterior à causa. Parece-nos pois que se alguns trabalhos de outrem, de recente data n'aquelle tempo, podiam suggerir a ord Wellington a idéa de taes linhas, em tal caso mais lhe poderiam servir os do marechal de campo Antas Machado que os de Neves Costa, pela maior similhança da idéa fundamental entre o plano do referido lord e o do general portuguez, tal como a da ligação das posições fortes da linha desensiva, que cada um d'elles concebêra, formando por assim dizer um arco de circulo em volta do ponto que se pretendia defender. Mas o que mais provavel nos parece ter suscitado em lord Wellington a sua idéa de defender Lisboa pela escoha de posições fortes pela natureza, ligando-as entre si por linhas intrincheiradas, foi a conducta que em 1536 teve Francisco I, rei de França, quando por um systema de guerra desiva buscou oppor-se á invasão que o imperador Carlos V na Provença, fugindo de lhe dar batalha, como adiante veremos no fim do capitulo 1 do seguinte volume, havendo a mais perfeita similhança entre a citada conducta de Francisco I em 1536 e a de lord Wellington em 1810.

Um outro argumento que o major Neves Costa apresenta no seu folheto, parecendo ter grande força, para provar ter elle sido o iniciador das linhas de Torres Vedras, é o dizer que a maior parte das posições comprehendidas por lord Wellington nas referidas linhas já por elle tinham sido indicadas na sua memoria de reconhecimento. Este argumento não è para nós convincente, porque as posições fortes de qualquer terreno, que se pretenda defender, a todo o homem entendido na materia por si mesmas se lhe fazem reconhecer como taes, apenas lance os olhos sobre o referido terreno, e

por misso ial. In se se see de que aqui se trata ao norte de Lisbon fosse trege trevamente reconhecido por qualquer engenheiro, que stace not saber da memoria descriptiva de Neves Costa, agricosse também a existencia das linhas que 🗪 e n'elle se levantaran em 1810 e 1811, temos que apontaria na sua mendicia di redicideramento, salvas pequenas variad tes, os mesmos produs funes designados por elle Neves Cos ta, e escoludos por lor i Weisnetio para as suas linhas. É assin que vis vinos devergren de escolla dos que entraralemento nas linkas do Porto, durante a luta do partido liberal com 🗪 migueliste nes ancies de 1832 e 1833, aquelles mesmos qui mancie já no anto de 1800 tirkam si la fortificados para defenderem samo aquella cidade costra o exercito do marechal Soult. Similhant ....... temente se repetiu em Listora outro igual facto, pois a linhane la defensiva, que n'esta cidade os constitucionaes levantaram numero citado anno de 1833 contra os seus adversarios políticos, ferrado geralmente a mesma que no dito anno de 1809 igualmente ente levantara contra os mesmos francezes o marechal de campago José de Morses Autas Machado, assim como a d'este gener-fonso VI. E proverso estas coincidencias terem os engenhe ros constitucionaes visto e examinado i reviamente os plane 🖛 🤫 dos enzen um silb Ponto em 1500 - o do cimeral Antas M= chair, executivity of elem Listers no referido anno? P= terreties I merce of a terror mater, see que me todos e todos eite los et a treelles existingendues no tahum jamais vist 😑 🖰 sim handes planes. A a stablez izz gassem a sna existencia. - a. efonde velu ja garni se aiveniente juntarmos à collecção do 🏓 🗝 document's Tesas, toods lits general Antas Machado.

Cremos ja danto que fai o reconhecimento dos respectivo— en terrenos a causa de similhantes coincidencias, circumstancia que se deu igualmente em la d Wellington, quando em feve— reiro de 1810 vein de Almeida a Lisboa para examinar pes— soalmente o terreno das suas vizinhanças pela parte do norte— e leste, onde tratava de fazer levantar as suas respectivas linhas defensivas. D'isto resulta pois julgarmos ter mostrado: 4.º. que o major Neves Costa em cousa alguma podia ter pre—

venido lord Wellington, quanto ás suas linhas de Torres Vedras; 2.º, que a ter elle Neves Costa sido o promotor da carta topographica e memoria descriptiva dos terrenos ao norte de Lisboa por elle mesmo feitas, parece-nos que taes cousas de Pouco ou nenhum auxilio poderiam servir ao referido lord; 3.º, finalmente que nenhuma força dá ás suas allegações a Circumstancia de ter na sua dita memoria descriptiva apon-Lado muitas ou mesmo a maior parte das posições, que o dito Lord incluiu depois nas suas referidas linhas. É da nossa con-Vicção que, a admittir-se iniciativa que suggerisse a lord Wellington a construcção e levantamento das citadas linhas de Torres Vedras, tal iniciativa se deve attribuir: 1.º, á muralha com que el-rei D. Fernando cercára Lisboa e ao bom resultado que ao abrigo d'ella tirou seu irmão, el-rei D. João I, quando em 1384 resistiu aos exercitos castelhanos; 2.º, á conducta de Francisco I, rei de França, quando em 4536 se oppoz á invasão que o imperador Carlos V fez na Provença; 3.º, ao mappa topographico dos terrenos ao norte de Lisboa, levantado ou mandado levantar pelo general Stuard, mappa que acompanhava sir Arthur Wellesley, quando em 1808 veiu para Portugal, segundo o seu proprio testemunho, mencionado no seu relatorio á commissão de inquerito, instituida Londres n'aquelle mesmo anno; 4.°, finalmente de novo referido mappa, de que tornou a munir-se no anno de 1809, quando por segunda vez veiu a Portugal, e ás minutas do coronel Vincent, que tambem comsigo trazia, como o co-Ponel Napier testemunha na sua Historia da guerra da peminsula. É isto o que nos parece de rasão, sem todavia prelendermos combater a opinião contraria de quem quer que Seja 1

7

Talvez sejamos accusados de ventilarmos tão extensamente como a'esta obra fazemos a rasão ou sem-rasão das pretensões do major José laria das Neves Costa, tendo por improprio da referida obra o exame de similhante questão. Não temos por injusta a queixa que d'isto se nos faça; mas procedemos assim por ser isto um assumpto militar em que desejavamos apurar a verdade, poisque alguem liga a isto idéas de gloria nacional, que nós seguramente lhe não ligâmos. Parece-nos que d'esta

Apesar do exposto, o dito José Maria das Neves Costa dando-se por iniciador das linhas de Torres Vedras, não la sitou em pedir como tal uma recompensa pelos seus serv ços. A sua pretensão, que do Brazil viera remetuda aos gr vernadores do reino, foi por estes mandada a lord Wellingto para informar, o qual, em officio de 24 de abril de 1812, a exprimiu a tal respeito pelo seguinte modo: «Nunca tive po habito deixar de elogiar os officiaes que estão debaixo 📥 minhas ordens, quando o merecem, ou de os recommendo à lembrança e generosidade dos seus superiores e de se soberano; mas protesto solemnemente contra a pretensa do major Neves Costale do coronel Caula, de se arrogarema formação do plano, ou a concepção do systema que se seguipara a salvação de Lisboa, debaixo da minha direcção. É para primeira vez na minha vida que vi o major Neves e o coro Caula em Almeida. V. ex." deu-me em 1809 um plano do 🕮 em questão e uma memoria feita pelo major Neves. Todati sou forçado a declarar que apenas examinei os logares, ad o plano e a memoria por tal maneira inexactos, que 🕬 nhuma confiança pude ter n'elles. É um facto que, tende 🌉 referido n'uma occasião ao citado plano e memoria, sentil reconhecido os logares, vi-me obrigado a fazer uma seg viagem a Lisboa no mez de fevereiro de 1810, de que 🕬 tou mandar destruir as obras que se tinham começado, rantando-se outras em seu logaria. Não nos parece antique se lord Wellington se tivesse servido para alguma and dos trabalhos de Neves Costa o negasse tão terminanteme! perante D. Miguel Pereira Forjaz, o mesmo que devia 🚧 muito bem até que ponto era ou não verdadeira a allepell feita pelo dito lord, particularmente sendo o mesmo 🎮 amigo e protector do official supplicante. Mas dado e 🕮 concedido que a iniciativa das linhas em questão partisté !!

mesma questão se occupara n'algum dos seus escriptos um dos toactuaes officiaes superiores da arma de engenheria, possua de habicredito scientífico dentro e fora do paiz.

Este officio acha-se na collecção franceza dos Despachos de Wellington, publicados pelo coronel Gurword, pag. 612 e 613

mencionado Neves Costa, parece cousa provada que simihante iniciativa de nada serviu a lord Wellington, pelas inexactidões que continha, segundo o que tal respeito nos diz o mesmo lord, a quem por tal motivo nos parece não se poder justamente recusar o merito das linhas que mandou construir, como cousa que lhe era privativa, particularmente attendendo-se a que só elle o podia fazer com acerto, designando quantas e quaes as posições que se tinham de ligar, em proporção com as forças e bôcas de fogo de que dispunha, como commandante em chefe do exercito que as tinha de defender, em conformidade do plano definitivo que concebêra, e movimentos que tinha de executar. A vista pois do exposto pareco-nos que a justiça pede que se não negue a lord Wellington a exclusiva gloria do levantamento de taes linhas, como sendo a pessoa que as ideou, de pouco lhe servindo para ellas os trabalhos de Neves Costa. Mas fossem ou não sem fundamento as pretensões d'este official, certo é que a recompensa wil por elle pedida em 1812, e sem solução durante a gerencia dos governadores do reino, posteriormente a alcançou elle, quando el-rei D. João VI veiu do Brazil, conseguindo de Candido José Xavier, ministro da guerra que foi em 1821 • 1822, o decretamento de uma pensão pelos seus serviços geral, e não pela especialidade da sua allegada iniciativa 🗪 linhas de Torres Vedras, pensão em que ainda assim talvez tivessem mais parte a benevolencia e favor do ministro do que a inconcussa justiça do pretendente 4.

Estamos firmemente crentes que, se as linhas de Torres Vedras salram a independencia de Portugal, tambem é um facto que, alem de
lvarem a da Inglaterra, lhe garantiram igualmente o seu extraordinario
grandecimento, ou a posse de tudo quanto havia adquirido durante a
luta com a França. Apesar d'isto o governo britannico, sempre into para com Portugal, ainda no anno de 1822 se lembrou de obrigar
e reino a pagar-lhe as despezas da construcção de taes linhas, tendo-se
las ellas feito sem audiencia, consentimento expresso, nem fiscalisação
uma por parte do governo portuguez; e se o pagamento das referidas
spezas d'elle se não exigiu effectivamente, proveiu isto da informação
contra tal exigencia deu lord Wellington no seguinte officio, dirigido
24 de janeiro de 1822 a mr. Arbuthnot, dizendo-lhe:

Repetimos portanto que a honra e louvor do levantamento das linhas de Torres Vedras não podem com justiça ser ne-

«Os dois pontos sobre que se deseja a minha opinião são: 1.º, se o governo deve persistir na exigencia a Portugal de uma parte das despezas com as obras, chamadas linhas de Torres Vedras; 2.º, se Portugal deve pagar todas ou sómente parte das despezas feitas com os prisioneiros de guerra. Creio que os outros pontos a que estes papeis se referem já foram decididos, e portanto não tenho que dar opinião a seu respeito.

«Em relação ás obras, não ha duvida que foram emprehendidas e executadas sem conhecimento, ou consentimento do governo portuguez, que nunca foi consultado ácerca d'este objecto, porque quando a sua opinião fosse ouvida, opporia a maior resistencia á construcção de taes obras, quando tal medida se quizesse levar a effeito contra os seus desejos. A esta informação devo acrescentar que o governo e o povo de Portugal soffreram grandes perdas e privações pela adopção do systema em questão, o que de algum modo póde ser considerado como equivalente ás despezas de construcção das obras. Igualmente tenho a dizer que nada foi pago por compra, ou arrendamento dos terrenos em que as obras foram construidas, nem por aquelles em que se sizeram as communicações das differentes obras entre si, não importando saber se estes terrenos eram propriedade publica ou particular, ou se o uso que d'elles se fez foi ou não dispendioso para o governo portuguez. Parece-me pois que este governo teria hom direito a reclamar que o valor dos terrenos em que as obras se construiram seja tomado como equivalente das despezas da construcção d'estas obras. A minha opinião sempre tem sido que se não deve pedir ao governo portuguez o pagamento de uma parte qualquer das despezas feitas com a construcção d'estas obras». (Vol. 1, pag. 213, dos Despatches, correspondence, and memoranda of Field Marshal Arthur, Duke of Wellington.)

**3** 48

- 2.

**35-7** 

**916** 

اند

**\_ 2**3,

\_

Sobre o precedente officio temos ainda a notar, que quando lord Wellington diz n'elle que as linhas de Torres Vedras foram executadas sem consentimento do governo portuguez, entendemos que similhante expressão só se refere ao plano e traçado das linhas, e ao systema defensivo, como se prova pelo officio do mesmo lord Wellington, dirigido a sir Carlos Stuard, em 6 de outubro de 4810, officio que no capitulo n do seguinte volume citaremos por extracto, e não quanto ao levantamento e construcção d'ellas, pois era impossível que os governadores do reino ignorassem a erecção de obras de tamanho vulto, distantes apenas cinco leguas da capital, com relação a Alhandra, apenando-se de mais a mais para ellas entre os naturaes do paiz centenares de trabalhadores, sem que de uma e outra cousa tivessem conhecimento algum, ou sem haver auctoridade que de similhante cousa lhes desse aviso, não fallando nas requisições que directamente lhes foram feitas para taes obras pelo proprio tenente

gadas a lord Wellington, por haver sido obra das suas proprias concepções e plano, embora que a lembrança d'ellas e a confecção de algum outro plano, que para a defeza de Lisboa tivesse anteriormente havido, e fosse por elle visto, pertença a quem quer que for. Pessoas ha que julgam ter o mesmo lord Wellington concebido a necessidade d'estas limhas, apenas em 1808 se approximou de Lisboa, depois do seu desembarque na bahia do Mondego, munido como vinha das plantas do terreno, tiradas pelo general Stuard. Se assim foi, devemos suppor que, tendo passado a maior parte do anno de 1809 sem d'ellas se lembrar, as suas esperanças da defeza da peninsula foram todas postas no favoravel conceito que perfunctoriamente fizera, da grandeza e valor dos exercitos hespanhoes; mas desenganado depois da batalha de Talavera, dada aos 27 de julho d'aquelle anno, de que em similhantes exercitos nada se podia fiar, pela sua falta de Organisação e disciplina, alem da carencia de officiaes habeis para os commandarem, perdeu a confiança na proficuidade do seu auxilio, entendendo que para as suas operações não podia contar senão com as tropas luso-britannicas, postas debaixo do seu commando, e firme por outro lado na idéa de que para o bem da causa do seu paiz lhe convinha manter-se em Portugal a todo o transe, entendeu igualmente dever por algum tempo limitar-se á guerra defensiva, visto não lhe ser possivel defender devidamente, contra um inimigo habil e com maior força do que a sua, uma fronteira tão extensa e aberta como a de Portugal.

Lord Wellington é o proprio que dá d'isto testemunho n'uma carta que para o Rio de Janeiro dirigiu ao principe regente de Portugal<sup>1</sup>, na qual diz que feita a paz da França com a Austria no mez de outubro de 1809, o unico corpo Organisado, que na peninsula podia manter o campo contra o inimigo commum, era o exercito alliado do seu commando,

coronel Fletcher, e capitão John Jones, que na sua ausencia o substituira: a não ser isto, é faltar manifestamente á verdade.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veja o documento n.º 96.

e que sendo-lhe por outro lado indispensavel manter a communicação com o referido principe e com a Gran-Bretanha, tomou por ponto capital do seu plano a conservação da cidade de Lisboa e a do Tejo, cuja posse tão importante era igualmente para o inimigo. Alem do exposto, acrescia tam: bem que as circumstancias exigiam não dever elle arriscatemerariamente esse unico corpo de salvação para a penim sula, e talvez mesmo que para toda a Europa, aos imprdentes azares de uma batalha, cuja decisão, tão meerta copara elle era, podia ser a ruina total da causa commun. recendo-lhe portanto que o plano mais seguro, no meio 📸 circumstancias em que se achava, era o da guerra defeasira. que com tanta rasão a prudencia lhe aconselhava como a cousa mais salutar por então. Taes foram pois as causas que com tanto acerto o levaram a escolher uma posição em que se podesse com toda a segurança manter. Esta posição não podia deixar de ser effectivamente Lisboa, por ser esta cubde a chave de todos os recursos do reino, por não poder er torneada pela retaguarda pelo inimigo, e finalmente por 📽 por meio d'ella, e do seu magnifico porto, que estava 🝩 segura e constante communicação com o mar, tanto poque d'elle lhe vinham os recursos de que precisava, como poique por meio d'ella podia effeituar uma retirada para o sen putse porventura algum grande desastre a isto o obrigasse, tid do exposto, esta posição dava-lhe de mais a mais a vantação de dominar todas as estradas e camínhos, que a ella 🗸 🌢 rigjam; de poder n'ella fortemente intrinchen ar-se, rig modo tal, que podesse formar uma praça de armas, 🐠 concentrasse todas as forças defensivas do remo, o exemas milicias e as mais tropas irregulares, e onde computemente com os inglezes, estas forças estivessem aprovises das de viveres e munições por certo espaço de tempo, emtanto que elle occuparia o campo da batalha que julgue mais favoravel para decidir, quando lhe aprouvesse, a 🕮 acção geral a sorte da capital e do remo, e talvez mesme 🏴 da Europa, como já notámos.

Eram estas as vistas, e estes os planos que ja dominara

lord Wellington, ao tempo em que o seu exercito se achava acantonado nas margens do Guadiana. Corria pois o mez de companhado de 1809, quando elle, acompanhado de seu estado major, fez n'um correr de olhos um rapido reconhecimento an paiz, situado em frente de Lisboa para o interior do reino. Sabilo e que esta lingua de terra, que avança até esta cidade, 🕶 😔 acha comprehendida entre o Tejo e o mar, é pelo lado: o horte defendida por montanhas, cujas caderas successivas equasi parallelas, vem abruptamente confundir-se ou termimar-se n'uma só, que desde Torres Vedras vae até à Athanclra. Não podendo pois as summidades das montanhas d'esta cadeia ser franqueadas por um exercito, senão em certos pontos, claro está que as intercepções dos diversos caminhos se podem bem olhar como outras tantas fortes posições. I grande massa de terra chamada Serra do Monte Junto, que perpendicularmente se dirige à sobredita cadera, parando a algumas milhas de distancia d'ella, tem um dos seus contrafortes, chamado Serva do Barregudo, em direcção obliqua sobrea villa de Torres Vedras, d'onde está separado por meio de un desfiladeiro profundo. Da natureza d'estes logares resulta Pois que um exercito, que do interior do reino, ao norte do lejo, quizer marchar contra Lisboa, deve passar, ou por trás do Monte Junto, e portanto seguir pelo lado do nascente a inha do mesmo Tejo, ou vir pelo lado occidental d'esta mon-Lunha, para depois ir bater às portas de Torres Vedras. Lord Wellington, renovando portanto as idéas do que já tinha visto 1808, quando de Leiria avançou com o seu exercito para Lisboa, tomando a estrada mais perto da costa do mar. facilmente conheceu ser praticavel a construcção de uma linha de postos fortificados, que corresse pela abertura d'esta lingua de terra, e tendo sobre este ponto uma conferencia com os governadores do reino, que por esta occasião lhe entregaram o plano dos engenheiros portuguezes, de que já acima fizemos menção, ordenou elle aos seus engenheiros, que examinando-o, e examinando também o terreno a que dizia res-Peito, reconhecessem quaes os pontos que desde o oceano até ao Tejo se deviam fortificar, formando com elles a mais

vantajosa linha de defeza da capital, a fim de se poderem levar á execução as necessarias obras, logoque se julgasse conveniente. A par d'isto ordenou igualmente que pelo lado da terra se augmentassem as defezas da torre de S. Julião da Barra, na embocadura do Tejo, para cobrir e segurar a communicação com a esquadra, quando por qualquer desgraça tivesse de se retirar da peninsula, embarcando-se com o seu exercito. Resolveu-se tambem alem d'isto que as posições da Castanbeira, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras fossem occupadas por postos intrincheirados, para apoiarem as manobras do exercito, no momento que fosse obrigado a retirar-se para as respectivas linhas, ou sobre um ponto destinado para o seu embarque.

Foi pois nos primeiros dias do mez de novembro de 180 que se começou com os trabalhos das fortificações de Lisboa sendo no dia 8 de janeiro de 1810 que mais activamente se emprehenderam, progredindo assim até ao dia 8 do seguinte mez de fevereiro. N'esta epocha os preparativos feitos pelo francezes para se apoderarem de Portugal, tinham já tomadum caracter decisivo. Emquanto pois o exercito inglez mar chava do Guadiana para as margens do Côa, lord Wellington visitou novamente Lisboa em fevereiro do mesmo anno d 1810, como atrás dissemos, na mente de dar as suas ultimas ordens, no tocante à construcção das obras, destinadaá defeza d'esta cidade, persuadido de não poder resistir pooutro modo ao poderoso exercito francez, que novament. viria sobre Portugal, attenta a grande desproporção das sua saher aos governadores do reino, sem que elles lhe pozes sem objecção alguma. Na referida visita consumiu elle algun= dias, a contar desde o dia 10 do citado mez de fevereiro, durante os quaes percorreu com a mais particular attenção todo o terreno e as posições vantajosas que offerecia, determinando as que deviam ser occupadas para levar a effeito 🗪 seu plano de campanha. Depois de haver determinado por um novo plano os pontos principaes das linhas, proprios ao 🗪 seu systema de defeza, mandando destruir o que se achava 🗯



ja seito pelo antigo plano, por entender que a posição da Castanheira podia ser torneada, reuniu o seu exercito sobre a fronteira nas vizinhanças de Almeida, deixando ao chefe dos engenheiros inglezes, em que já fallámos, o habilissimo Lenente coronel R. Fletcher, encarregado dos novos projectos, traçado e execução das differentes obras. Suppunha-se por aquelle tempo que o exercito destinado á invasão de Por-Lugal teria uma força quasi dupla da do exercito luso-britanraico, e que, dividido em dois corpos iguaes e formidaveis, operaria ao mesmo tempo sobre as margens direita e eserda do Tejo, de modo que repellisse promptamente os seus contrarios até Lisboa, onde, se elles resistissem, o exerci to invasor tentaria provavelmente destrui-los por meio de combates successivos e sanguinolentos. Não se podia por**nto admittir** a probabilidade de uma resistencia feliz. Por conseguinte o primeiro e mais principal objecto que se teve em vista foi assegurar os pontos do embarque para os casos, do exercito experimentar algum revez, ou do inimigo se Presentar adiante das linhas, antes de estarem na devida força, para serem occupadas sem grande perigo. O segundo Diecto, que tambem merecia uma seria attenção, era o esbelecimento dos fortes fechados, destinados a defender os desfiladeiros, e a permittir que com tropas pouco aguerridas podesse repellir ou suspender uma columna inimiga nas tentativas que sizesse, para perturbar a retirada do exercito regular. Este duplicado objecto, de cuja importancia se não Pode duvidar, uma vez preenchido, só se trataria de fortificar, tanto quanto o permittisse o tempo de que se podesse dispor, os pontos mais vantajosos por onde haviam de passar as linhas dos intrincheiramentos, cuja execução se tinha determinado.

Taes foram as idéas que primordialmente presidiram á construcção das linhas destinadas á defeza de Lisboa: a primeira, e a mais externa era a que começava na margem direita do Tejo, junto á villa da Alhandra, constituindo a externa direita d'esta linha, e ía acabar no mar, junto á foz do rio Sizandro, onde por conseguinte era a sua extrema es-

querda. Tres districtos se comprehendiam em toda esta es tensão. O primeiro principiava na Alhandra, junto do Tejo e acabava na Arruda, denominando-se districto da Alhondri O segundo principiava junto da Arruda e acabava na Orda queira, denominando-se districto do Sobral. O terceiro prin cipiava na Ordasqueira e acabava no mar, junto á foz do ri Sizandro, incluindo o reducto da Ponte do Rol, denomina do-se districto de Torres Vedras. As obras d'esta linha, e as da chamada de Torres Vedras, compunham-se portanto « um grande numero de fortes ou reductos, cujos fogos se cozavam, projectando-se pelas cabeças dos montes, que de rem ao sul das villas da Arruda e Sobral: d'agua danga-salinha um pouco mais para o norte, vindo parar nos logares a Ribaldeira e Cadreceira. D'estes pontos continuava a diogirnovamente para o norte, indo-se ligar com os fortes capstruidos na villa de Torres Vedras. «Na frente d'ella da Manuel Agostinho Madeira Torres, auctor da Descripcão balorica e economica da villa e termo de Torres Vedras), achancinco dos ditos fortes, contando agora por um só o de S Wa cente, alem do rio Sizandro, e continuando os mais aquendo mesmo rio pelos montes que lhe vão sobranceiros ale a sulli foz, na distancia de duas leguas, em que se contam mas une e cinco reductos. N'esta primeira linha as obras mais 🕬 deraveis são os dois fortes, que logo no seu principio logapor antonomazia o nome de quandes, um que tica situátio sul da villa do Sobral do Monte Agraço, no cume da 📶 chamada do Urmeiro (cuja posição, immediata a um 🏙 principaes estradas, proximas á capital, demandava maiot 🍨 gurança); outro que fica situado sobre o monte de S. Viente. proximo a esta villa (a de Torres Vedras), e que se contre põe ao do seu castello, dominando-o totalmente. Este folk de S. Vicente consta de tres reductos, um formado mas 40 sul com canhoneiras que pendem para o nascente, outro # clinado do sul ao poente, outro ao norte com faces, capas de nhoneiras podem ignalmente jogar para nascente e poente Todos estes reductos se communicam entre si por pobles le vadiças, e se acham separados com profundos fossos, e entre

os dois reductos do sul e norte fica um largo intervallo, avaliado por praça capaz de accommodar mais de 4:000 homens. A uma curta distancia para o norte e poente d'este grande forte foi construido outro sobre o logar chamado dos Olheiros. N'outro monte situado ao nascente, alem da saida para as villas da Lourinhã e Obidos, no denominado Outeiro da forca, se construiu tambem outro reducto. Finalmente sobre Os montes que estão ao sul do logar de Sagres até ao poente do logar da Ordasqueira, foram levantados mais dois reductos, que preenchem o numero dos cinco fortes acima mencionados, que cobrem esta villa, e os caminhos proximos, restando ainda a fortificação do seu proprio castello, que foi reparado e guarnecido de artilheria, e de outro reducto situado ao sul e nascente da villa, sobre o pequeno monte de S. João : Não é para admirar o cuidado que se poz em que s fortificações de Torres Vedras e suas vizinhanças fossem construidas com mais desenvolvimento e perfeição, pois ti-Tham por alvo a defeza da estrada, que mais directamente se dirigia ao ponto do projectado embarque, junto á torre de S. Julião. Este terceiro districto de Torres Vedras contava toda a sua extensão 32 reductos com 273 canhoneiras, que estavam assestadas 157 peças de artilheria e 3 obu**de cinco** e meia pollegadas, sendo 12 peças de calibre **Eis, 58** de calibre nove, e 87 de calibre doze. Os nomes dos reductos, o numero das canhoneiras e o das peças, que nos citados tres districtos se continham, são os que constam dos eguintes mappas, elaborados com referencia a janeiro de 1814.

Para melhor intelligencia da descripção d'estas obras, póde o leitor consultar o respectivo mappa no sim do volume, onde se véem delineatas as duas primeiras linhas, achando-se n'elle omissas a situação de Lisboa e a da terceira linha, vizinha á torre de S. Julião da Barra, ou destinada ao embarque do exercito, em caso de desastre, por tornar o dito mappa de uma grande dimensão, incompativel com o formato do volume, quando no mesmo mappa se houvessem de incluir estas duas cousas. É por esta causa que aqui se annexa um outro mappa em permeno ponto, onde se vê a situação de Lisboa, omissa no citado mappa grande.

Napon do districto da Albandra, on primeiro districto do primeira linha

| Bateria do Tejo.  1 Bateria do Tejo.  2 Dita da Estrada.  3 Dita do Conde.  4 Dita da Boa Vista.  5 Dita de S. Fernando.  6 Primeiro forte de Sucerra.  7 Nova hateria de Sucerra.  8 Segundo forte de Sucerra.  9 Terceiro forte de Sucerra.  10 Quarto forte de Sucerra.  11 Reducto da costa da Freira.  12 Casal da Entrega.  13 O Moinho Branco.  14 Os Dois Moinhos.  15 Bateria do Merlo.  16 Serra do Formoso.  17 Subida da Serra.  18 Trancoso.  19 Primeiro da Calbandriz.  21 Segundo da Calhandriz.  22 Dericeiro da Calbandriz.  23 Quarto da Calhandriz.  24 Quinto da Calhandriz.  25 Bateria do Bulharo.  26 Bateria do Bulharo.  27 Primeira do Bu baco.  28 Segunda do Bulharo.  29 Primeira do Bulharo.  20 Primeira do Bulharo.  21 Segunda do Prinheiro.  22 Primeira de Prinheiro.  3 Segunda do Prinheiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jer        | 104                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Peçan    |                          |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------------------------------------|
| Dita da Estrada.  Dita do Conde  Dita da Boa Vista.  Dita de S. Fernando.  Primeiro forte de Sucerra  Nova hateria de Sucerra  Segundo forte de Sucerra  Terceiro forte de Sucerra  Guarto forte de Sucerra  Reducto da costa da Freira  Casal da Entrega  Monho Branco.  Os Dois Moinhos.  Serra do Formoso.  To Subida da Serra  Serra do Formoso.  Primeiro da Calbandriz.  Segundo da Calbandriz.  Casal | Drue       | Nicae                                                          | . Romes dos rediginos                                                                                                                                                                                                                                                               | Calibre. | Calebra                  | College<br>College                     |
| 16   Serra do Formoso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | spindes    | 23456789<br>1011<br>122<br>13                                  | Beteria do Tejo, Dita da Estrada. Dita do Conde Dita do S. Fernando. Primeiro forte de Sucerra Nova hateria de Sucerra. Segundo forte de Sucerra. Terceiro forte de Sucerra. Quarto forte de Sucerra. Reducto da costa da Freira Casal da Entrega O Moinho Branco. Oz Dois Moinhos. | 7        | 3                        | 91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| to guida the little and the control of the control  | Protio-478 | 17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>25<br>26<br>27<br>28 | Serra do Formoso. Subida da Serra Trancoso Novo do Formoso Promeiro da Calbandriz Segundo da Calbandriz Segundo da Calbandriz Quarto da Calbandriz Quanto da Calbandriz Quanto da Calbandriz Bateria da Antas Bateria do Alfarge Primeira do Bulbaco Segunda do Bulbaco             | 1        | 64 17 17 - 81 21 17 - 91 | 3                                      |

A guarnição d'este districto em 25 de janeiro de 1815 era de l homens, sendo 93 de artifherir nº 1, e 37 artificiros de ordem ças, O commandante era o major graduado de artifheria nº 1 Jo Chrysostomo Pinto

Espon do districto do Sobral de Monte Agraça, ou segundo districto da primeira linha

|                            | Peças de artilberia |              |         |                            |                              |             |
|----------------------------|---------------------|--------------|---------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| Nones des rejuctes         | Calibre             | Calibre<br>9 | Calibre | Calibre<br>6 liget-<br>ras | Obazes<br>de 5 %<br>polleg./ | Canboneiras |
| Sebastião                  | ! -                 | 3            | 4       | _ '                        | -                            | 4.          |
| avalha                     | -                   | 2            | _       | _                          | - ,                          | 4           |
| sinho do Céu               | -                   | -            | 2       | _                          | -                            | -           |
| Paço                       | _                   | -            | 3       | -                          | _                            | -           |
| ı Caneira                  | 1                   | -            | 2       | -                          | -                            | 2           |
| Monte Agraço               | 4                   | 8            | 12      | 2                          | 1                            | 29          |
| a frente                   | 1                   | 3            | 3       | -                          | -                            | 9           |
| a direita                  | -                   | 2            | 1       | -                          | 1                            | 3           |
| a esquerda                 | 3                   | -            | _       | 2                          | 4                            | 6           |
| a retaguarda ou do Sobral. | -                   | 2            | 2       | _                          | -                            | 8           |
| a Patameira                | _                   | -            |         |                            |                              | 8           |
| Total                      | 8                   | 20           | 26      | 4                          | 3                            | 75          |

quarnição d'este districto em 23 de janeiro de 1814 era de 74 ns, sendo 59 do regimento de artilheroa n.º 2, e 15 artilheros anças. O commandante era o major Joaquim José da Cruz.

Nappa do districto de Torres Vedras, on terceiro districto da primeira finha

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _         |                                                       | _                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numeror                                                                               | Names doe réductos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Calibre 6 | Poças                                                 | Calibre                     | Obutes de B '7, | Camboom                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1234567899014234156678990141234156678990142322233422233222233222332223322323223232232 | S. Vicente. Otheros Forca S. João Ordasqueira Castello da villa. Grillo Alqueitera Formigal Passo Genetia Foz Cheira Feiteira Moinho Cruz Palheiros Pedrulhos Outeiro da Prata Carrasqueira Milharoza Outeiro da Franca Pombal Bordinheira Outeiro do Monte Mogo Banabal Carregueira Monguellas Belmonte Bessecaria Forte novo da Ordasqueira. | 10 2      | 35799 1434 1 1 165 1 14 16 1 12 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 | 10 53 354963 46 45 55 55 55 | 3               | 39<br>11<br>10<br>2<br>9<br>11<br>6<br>6<br>6<br>4<br>18<br>A lumbth<br>A harbeth<br>15<br>6<br>5<br>5<br>7<br>3<br>5<br>6<br>6<br>7<br>3<br>5<br>6<br>6<br>7<br>7<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 |
|                                                                                       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12        | 58                                                    | 87                          | 3               | 273                                                                                                                                                                                                                                                |

A guarnição d'este districto em 25 de janciro de 1845 era de 111 homens, sendo 409 do regimento de artificira nº 2, e 32 actiliar ros de ordenanças, rendendo-se estes todos os di mingos. A trap que veiu ás linhas alojava se nos casaes e povoacous junte a em ductos. Estes sulham ao numero de 449, que era o que compão ao forte novo da Ordasqueira. O commandante era o capitao se vero Leão Cabreira.

A segunda linha tambem tinha a sua direita na margem direita do Tejo, junto á Povoa de Santa Iria, indo igualmente acabar no oceano, junto a Ribamar, onde por conseguinte era a sua esquerda. N'esta sua extensão comprehendia igualmente tres districtos: o primeiro principiava na Povoa de Santa Iria e acabava em Bucellas, denominando-se districto de Vialonga. O segundo principiava em Bucellas e acabava na tapada de Mafra, comprehendendo Montachique e uma avançada na Enxara dos Cavalleiros, denominando-se distrido de Bucellas ou da Cabeça de Montachique. O terceiro principiava na tapada de Mafra e acabava em Ribamar, denominando-se districto de Mafra. Deve alem d'isto advertir-se que a direita da segunda linha podia ser olhada como tendo dois ramos, um de vanguarda, na Povoa de Santa Iria, e outro de retaguarda em Sacavem. Similhantemente a esquerda se podia olhar como tendo tambem outros dois, um em Ribamar pela frente, e outro na Carvoeira em posição de rebrço na retaguarda do primeiro. O nome dos reductos, as canhoneiras e peças, que havia em cada um d'estes districtos, so os que tambem constam dos inclusos mappas, com referencia ao citado mez de janeiro de 1814.

Adverte-se que só no anno de 1818 é que se retirou para o arsenal exercito o material e artilheria que havia nos differentes fortes e balerias, tanto da primeira como da segunda linha.

## Mayra do districto de Vialenga, ou Passo de Bucellas, ou primeiro districto da segunda linha

| 3        | Money des reductes | Begas                       |                   | 00/200  |         |                      |
|----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------|---------|----------------------|
| Divisões |                    | Nume                        | Nomm des reductes | Calibra | Calibra | Canhoneire           |
|          | )<br>  1           | Calhandria                  | _                 | 3       | 3       | A hateris a harbete- |
|          | 2                  | Ajuda Grande                | 4                 | 3       | 5       |                      |
|          | 3                  | Ajuda Pequena               | 2                 | 4       | 3       |                      |
|          | 4                  | Aguiera                     | -                 | -       | -       | Para infanteria      |
|          | 5                  | Portella Pequena            | -                 | 6       | 6       |                      |
| 9        | 6                  | Portella Grande             | -                 | 6       | 6       |                      |
| Bucellas | ( 7                | Vizo da Serra               | -                 | 3       | -       |                      |
| 3        |                    | Caxadas                     | 2                 | -       | -       | As baterias a bar-   |
|          |                    | Penedos do Puradouro.       | -                 | 2       | -       | hete                 |
|          |                    | Oliveiras                   | 2                 | -       | -1      |                      |
|          |                    | Galvões                     |                   | 2       | -       |                      |
|          |                    | Tojal                       |                   | 2       | 2       |                      |
|          |                    | Arpım                       | 4                 | -       | 7       |                      |
|          |                    | Forte do Mar                | 3                 | 4       | 4       |                      |
|          |                    | Quintella da Estrada        | 3                 | ' -     | 3       | C. La Landado        |
| et       |                    | Quintella Pequena           | 5                 | _       | 2 4     | E 1 a barbete        |
| Vialonga | 1                  | Quintella Grande            | 4                 | 9       | 9       |                      |
|          |                    | Forte da Casa               | 3                 | Ŋ       | 29<br>a | E 2 a barbete        |
|          |                    | Ountella Reintrante         | 6                 |         | 6       | E Z a Dat teste      |
|          | T                  | Forte do Cabo               | 5                 | - 6     | 9       | <b>I</b>             |
|          |                    | Forte da Lapa               | 9                 | _       | 8       | 1                    |
|          |                    | and the respect of the same | -                 |         | -       |                      |
|          |                    |                             | 34                | 44      | 78      |                      |

A guarnição d'este districto em 22 de janeiro de 1814 compunha-se de 99 homens, sendo 77 do regimento de artilheria n.º 2 e 22 artilherios de ordenanças. Cominandante o primeiro tenente de artilheria, Manuel de Jesus Monteiro.



Mappa do districto de Bucellas, ou Passo do Freixal, ou Cabeça de Montachique, segundo districto da segunda linha

|                       | Peças     |               | Hiras      |
|-----------------------|-----------|---------------|------------|
| Nomes dos reductos    | Calibre 9 | Calibre<br>12 | Canhoneira |
| Sebastião             |           | 3             | 6          |
| nto Antonio           | 4         | -             | 5          |
| coto                  | 2         |               | 2          |
| eixal Alto            |           | 4             | 3          |
| gundo de Pezinheira   | 3         | _             | 6          |
| imeiro de Pezinheira  | 2         | _             | 7          |
| oinho                 |           | _             | _          |
| ılle                  | _         | 3             | 5          |
| inta                  | _         | 2             | 1          |
| beça                  | _         | 3             | 7          |
| rrascal               | 3         | _             | 8          |
| pinho                 | _         | 4             | 7          |
| gundo de Montachique  | 2         | -             | 6          |
| imeiro de Montachique |           | _             | 5          |
| to do Cheira          | _         | 3             | 7          |
| sal da Serra          | 3         | -             | 6          |
| nto do Muro           | 3         | _             | 6          |
| nta Maria             | _         | 3             | 44         |
| dveira                | _         | 4             | 6          |
| teiro Grande          | 2         | -             | 4          |
| nte Oitinho           | -         | 4             | 10         |
| nhal do Fidalgo       | 4         | -             | 6          |
| inta do Estrangeiro   | 2         | 4             | 9          |
| rtella do Freixal     | 4         |               | 8          |
| londeiras             | 2         | _             | 4          |
| sal da Cantaria       |           | 3             | 9          |
| Total                 | 38        | 40            | 157        |

nens, sendo 83 do regimento de artilheria n.º 1, 3 de arti.º 2, e 25 artilheiros ordenanças. Commandante o primeiro
José Pereira da Cunha.

## Magne do districto do Males, op terropro districto de regundo lesha

| Pos     |                   | ħ       |             |        |
|---------|-------------------|---------|-------------|--------|
| Numeros | Mago das reductas | Calibra | Cantonstrae |        |
| 1       | Casal da Pedra    | 2       | _           | 8      |
| 2       | Milharica         | 2       | -           | 6      |
| 3       | Senirei           | _       | 4           | 10     |
| A       | Juocal            | -       | 4           | 24     |
| 5       |                   | 2       | 1           | A      |
| 6       |                   | -       | 3           | 9      |
| 7       | Serra do Chipre   | -       | 3           | 10     |
| 8       |                   | 31      | -           | 8      |
| 9       |                   | - 1     | 3           | 5      |
| 10      | Margueira         | 3       | -           | 4 6    |
| 11      |                   | -       | 3           | 5      |
| 12      | Arieiro           | _       | 3           | 5      |
| 13      | Paz               | _       | 3           | 5      |
| 44      | Pinheiro          | -       | 3           | 7      |
| 15      | Cabeça do Neto    | -       | 3           | 13     |
| 16      | Picanceira        | -       | 3           | 4      |
| 17      | Penagaxe          | _       | 3           | 7      |
| 18      | Alagoa            |         | 3           | 5      |
| 19      | Picoto            | _       | 3           | 3      |
| 20      | Marvão            | _       | 3           | 5-     |
| 21      | Ribamar           | -       | 2           | 3      |
| 22      | Casas Velhas      | 2       | _           | \$     |
| 23      | Carvoeira         | 1       | 2           | 5      |
| 24      | S. Julião         | -       | 3           | like . |
|         | Total             | 16      | 55          | 150    |

A guarnição d'este districto em 25 de janeiro de 1814 era de 117 homens, sendo 86 do regimento de artilheria n.º 1, e 31 artilheiros de ordenanças. O commandante era o capitão Jacinto Pimentel Moreira Preire.



Já dissemos que um dos fins do levantamento das linhas de Torres Vedras, e particularmente do da terceira linha, porque a primeira e segunda destinavam-se em especial á directa defeza de Lisboa, fôra assegurar o embarque do exercito inglez, no caso de que algum revez a isso o obrigasse, como parecia provavel, à vista das grandes disposições que os francezes tomavam para invadir Portugal. Todavia a escolha do ponto de similhante embarque offerecia difficuldade, por serem as costas d'este reino cobertas de rochedos, ou barreiras a prumo no espaço occupado pelas ditas linhas, e ser grande o marulho e a ressaca do mar que n'ellas costuma haver. O unico ponto que para este fim pareceu mais conveniente foi o de uma pequena enseada, situada na embocadura do rio Tejo, com apenas 180 metros de profundidade, e que em parte é abrigada das tempestades do oceano pela torre de S. Julião. Ali mesmo é o mar por tal maneira agitado n'algumas occasiões, que durante dias inteiros uma barca não se póde approximar da costa. Os intrincheiramentos, que constituiam a terceira linha, eram os mais particularmente destinados a cobrir este ponto de embarque, devendo como taes preencher os tres seguintes objectos: 1.º, fecharem uma posição que comprehendesse uma extensão de terreno tal, que todo o exercito luso-britannico a elle se podesse recolher, e n'elle ter com segurança a sua artilheria e os seus armazens, no caso de que o mau tempo demorasse o embarque; 2.º, que a obra fechada servisse como de reducto á linha principal, que ao principio se reputou ser a segunda linha, tendo uma extensão e forças taes, que podesse ser defendida por um pequeno numero de tropas, se um temporal contrariasse a operação do prompto embarque, depois de o ter já effeituado uma porção do exercito, ou mesmo na hypothese de que este soffresse na sua retirada, antes de chegar ao ponto em que se devia embarcar, perdas consideraveis, que o impedissem de occupar o recinto exterior das linhas; 3.º, finalmente encerrarem um Pequeno posto na costa, que depois de fortificado, offerecesse efficazes meios de proteger a retaguarda do exercito, segurando-lhe o seu embarque. O primeiro objecto foi preenchido

fornecimento dos materiaes e aprovisionamentos, attenta a critica situação das cousas por aquelle tempo.

No principio do anno de 1810 Napoleão tinha proclamado com a sua ordinaria altivez, que reuniria i 10:000 homens sobre a fronteira de Portugal para repellir os inglezes da peninsula. A conclusão que naturalmente d'aqui se tirava era a de que elle poria em pratica o seu projecto com aquella promptidão, audacia e confiança que lhe eram habituaes: que procederia rapido na execução do seu principal designio, sem nada se lhe importar com as fortalezas isoladas, que lhe ficassem pela retaguarda, e que daria um golpe decisivo, antes de terminar todos os meios de resistencia. Com estas considerações construiram-se à pressa, pela urgencia que o caso pedia, as diversas obras de que as linhas eram compostas, e adoptou-se um genero de construcção, que permittisse alcançar-se quanto antes um certo grau de resistencia com o menor trabalho possivel. Os reductos foram geralmente construidos com um perfil de campanha, e com tal capacidade de que admittissem de 150 a 300 homens de guarnição para 👟 🍙 sua defeza, e artilharam-se com 3 a 6 canhões. N'este estad de cousas, ou de melindrosas circumstancias, a que depois à is foi segunda linha era por então olhada como a unica e principal defeza de Lisboa, estabelecendo-se debaixo das seguin - - tes condições: 1.4, que só haveria quatro grandes estradas == as. que conduzissem a esta grande cidade entre o mar e o Tejo o, no logar onde este rio por sua profundidade e largura se 😂 🥦 olha, n'uma accepção militar, como invencivel barreira par. a marcha de qualquer exercito; 2.ª, que tres das referida 🖘 🌬 estradas em pontos quasi em linha recta passassem por deses estradas filadeiros, ou por entre alturas que offerecessem grande ses meios de defeza, como os desfiladeiros de Mafra, de Monta 🖘 🎜 🗗 🖜 chique e de Bucellas; 3.4, que a quarta estrada marginal a 🖚 20 Tejo, onde o terreno apresenta menos recursos para a defezar == 3, offerecesse alguma altura, que com vantagem podesse forti 🚄 💤 ficar-se, e a este fim se julgou que satisfazia a Povoa de Sant 🗩 🗝 🕼 Iria, auxiliada pela posição da Alhandra, que lhe está pell 🚄 a frente; 4.3, finalmente que o paiz, situado entre estas estrata-



das, fosse tão montuoso e accidentado, que o exercito invasor o não podesse atravessar em ponto algum com artilheria, sem experimentar demoras e extremas difficuldades, que lhe retardassem a rapidez das suas operações. Escolhidos os pontos para o levantamento dos reductos, resolveu-se que as passagens entre as montanhas se fechassem com obras de alguma importancia, e se construisse, sobre as que se estendessem de uma passagem á outra, uma linha de intrincheiramentos, apresentando assim uma barreira continua, a sim de que o exercito invasor, ao penetrar n'esta lingua de terra, que fica entre o mar e o Tejo, se visse na necessidade de forcar esta mesma linha por meio de um ataque de frente, antes de poder marchar para Lisboa. Felizmente a natureza favoreceu muito a execução do projecto que se tinha em vista, reuindo-se com isto a boa vontade, que em todos havia para se Levar a effeito.

Começando pois pela esquerda, na aldeia de Ribamar, Into do oceano, um pouco para alem da Ericeira, vizinha Como é Ribamar á ribeira de S. Lourenço, e subindo o curso esta mesma ribeira até à Cacheca, proximo do desfiladeiro e Mafra, o terreno em uma extensão de duas leguas e meia presenta ali um profundo barranco, escarpado, e impratica-Vel em muitos logares, e onde difficilmente se encontra o es-Paço necessario para a marcha de um batalhão em columna. ste flanco não offerecia portanto ao inimigo vantagem al-Suma, que o convidasse a escolhe-lo para sua principal linha de operações. Ao principio julgou-se que, destruindo os cami-Phos estreitos que existiam n'este logar, e assestando a artitheria em obras fechadas, ou reductos, sobre pontos salientes mas differentes alturas, para flanquearem e baterem as partes mais accessiveis, um pequeno corpo de observação seria sufficiente para segurar a conservação d'esta porção da linha, até momento em que fosse possivel enviar-lhe reforços. Na Tortificação do desfiladeiro de Mafra empregou-se um particular cuidado. Este ponto exigiu consideraveis trabalhos, porquanto, aindaque a subida principal, encarada como uma Passagem isolada, não seja muito facil de vencer, ha sobre a

direita um espaço de terreno muito extenso, cercado de muros. constituindo a tapada real, cujo accesso não é muito difficil, encontrando-se mais duas estradas parallelas, que costeando. uma ao norte, outra ao sul, o recinto da referida tapada, offereciam grande facilidade ao inimigo para manobrar e forçar a passagem por um ataque de flanco. Tendo-se pois segurado a defeza da subida principal, por meio de reductos e baterias, dispostas estas de modo que enfiassem a estrada e concentrassem o seu fogo sobre esta mesma estrada, onde em caso de necessidade deviam praticar-se largas e profundas cortaduras, e formar outros obstaculos, tratou-se de fortificar os flancos do desfiladeiro. Em roda dos muros da tapada, ou parque 500 real de Mafra, construiu-se uma banqueta pela parte interna, \_4 estabelecendo-se tambem bons flanqueamentos, por meio de seteiras e canhoneiras em toda a extensão da sua frente. — —. Construin-e igualmente uma serie de reductos sobre os pontos culminantes do interior do recinto, para varrer os barrancos e prohibir a passagem sobre a estrada que fica pela retaguarda. Os diversos pontos do terreno, que descobrem as as avenidas da tapada. foram igualmente occupados com re-montanhas acima do Gradil, denominadas serra de Chypre. satuadas ja a estrada de Torres Vedras, e que perturbavam 🚁 marcha de um ecolumna, que avançasse pelo principal destila— 🖝 🖘 deiro de Mafra e ramaes milateraes, subre a estrada da Murgueira, também toram occupadas por meio de fortes reductos... 💳 🦠 Um pouco para a retazuarda e esquerda do referido logar dæ 🗲 🏄 Murgueira estabeleceram-se obras de fortificação, com o fina a a im-\_. e de defender o destiladeiro menos consideravel da Cacheca, 🖘 de formar um dos anneis da cadeia de communicação entres 📧 📭 a villa de Mafra e a extremidade esquerda da linha. Aleman 🖅 d'isto, com as vistas de impedir que estes pontos importante=== \*\* Ite fossem torneados com artilheria sobre a sua esquerda, e paractor a sua esquerda. que a segurança do corpo consideravel, destinado para a de- 🖘 🗷 le feza do destiladeiro principal de Mafra, não dependesse do 🗷 🗈 de successo da defeza da vasta linha, formada entre a Murgueira 🥆 🧵 ra e Ribamar, estabelecen-se um posto mais á retaguarda, næ 🖛 💆 📶

povoação da Carvoeira, sobre a esquerda do valle de Chelleiros, para dominar a unica estrada maritima da Ericeira a Cintra, S. Julião e Lisboa, na sua descida sobre o declive opposto do valle. As partes d'esta estrada, que se achavam menos expostas ao fogo dos reductos, deviam ser destruidas pela mina. A obra situada na forte posição, sobre a direita da descida, concorria para estes differentes objectos. Finalmente formou-se da villa de Mafra um posto defensivo do lado da Ericeira, cobrindo-se para este intento por um systema de Obras, que fechassem os aproxes lateraes, praticaveis á artilheria.

Concluidas assim as obras do districto de Mafra, as que depois attrahiram mais particularmente a attenção dos enge-Theiros foram as da passagem, ou do desfiladeiro da Cabeça Montachique. As alturas, que formavam os flancos immediatos, sendo naturalmente fortes e favoraveis à defeza, exi-Eiram pouco trabalho, e a principal consideração era fechar estrada. Com este designio construiram-se sobre pontos salientes os competentes reductos, a maior parte dos quaes estava adiante da principal cadeia de montanhas, á direita e ecquerda da grande estrada, que de Torres Vedras e Sobral rem para a Zibreira. As peças, que n'estes reductos se assesram, enfiavam uma extensão consideravel do caminho que inimigo poderia conservar, e lhe difficultavam muito a marque por elle intentasse fazer. O systema d'estes reductos submettido á fórma que o terreno ali tem, occupando os seus pontos mais salientes. Ligando-se estes perfeitamente entre si, formaram elles uma cadeia de postos collectivamente mais fortes do que os pontos mais difficeis do desfiladeiro. Não se desconheceu que este systema tem seus inconvenientes, não devendo ser seguido em fortificação senão com grande circumspecção, por ser contrario aos bons principios da deseza estender uma cadeia de pequenos postos adiante de uma posição principal, cousa que transforma a defeza n'uma serie de ecções parciaes, e se póde reputar inadmissivel na defeza de un desfiladeiro, todas as vezes que o terreno permitte ao inimigo operar fora da grande estrada. Desde o desfiladeiro

de Mafra até ao da Cabeça de Montachique as posições do paiz são menos vantajosas para a defeza do que em qualquer outra porção da linha; porém as montanhas, aindaque interrompidas e cortadas, são elevadas e escarpadas, avançando muito para a planicie. Estas montanhas cobrem uma estrada parallela à posição, ligando os dois desfiladeiros entre si: n'ellas se construiram reductos isolados, que descobriam o terreno de difficil accesso, situado na sua frente, e por mejo d'estes reductos se dominava a predita estrada lateral, segurando aos defensores esta communicação. Fortificadas assim as referidas montanhas, funccionavam ellas como postos exteriores, e eram guardas avançadas de uma cadeia de alturas mais formidavel, situada á retaguarda da estrada. Estas, estando assim cobertas, offereciam pela sua parte um vantajoso campo de batalha, no caso em que o inimigo julgasse poder arriscar-se ao ataque de uma linha reinterante, que só o conduziria, para facilitar os seus movimentos ulteriores, á posse de uma estrada muito difficil para o transito da artilheria, e da qual não teria podido aproveitar-se, senão depois de haver forçado as obras construidas perto do Gradil, na serra de Chypre, ou as defezas avançadas do desfiladeiro de Montachique.

Desde este ponto até ao desfiladeiro de Bucellas a natureza das montanhas não necessita de construcção de obras de fortificação, a não ser o fechar-se uma estrada para a cavallaria ou para viaturas, estrada que passa pelo cume da altura de Freixal, o que se effeituou por meio de intrincheiramentos. O desfiladeiro de Bucellas offerece grandes e formidaveis meios de defeza, passando alí a respectiva estrada por entre duas montanhas altas e escarpadas, que não deixam mais que um intervallo de alguns centenares de metros. A defeza d'este desfiladeiro reputou-se portanto segura, emquanto as tropas occupassem os flancos das montanhas, nada mais restando ali para fazer do que estabelecer baterias, cuja artilheria enfiasse a passagem, minar uma ponte que ali ha à sua entrada, para a destruir, sendo necessario, e formar outros obstaculos sobre a estrada, para embaraçar as columnas inimigas, que



procurassem avançar debaixo do seu fogo. No espaço que decorre desde o desfiladeiro de Bucellas até à Povoa de Santa lia, junto do Tejo, acha-se a chamada serra de Monte Servo, que é uma cadeia de montanhas elevadas com declives asperos, offerecendo apenas um barranco accessivel; occupa ella ma frente de tres quartos de legua de desenvolvimento até destrada de Villa de Rei, que a atravessa. O seu flanco direito domina e abaixa-se gradualmente sobre uma planicie que margina o Tejo. Este espaço tem quasi uma legua, desde • lanco direito da montanha até ao rio, e apresenta grandes recursos ao official engenheiro, para applicar ao terreno a arte de fortificação. Tiraram-se vantagens de todos os pontos, cuja occupação podia ministrar alguma força á posição. Muliplicaram-se as obras no centro, construindo-se também al-Sumas adiante de Vialonga, e por conseguinte sobre os ultimos ramaes da serra de Monte Servo. Acima da Portella estabeleceram-se tres reductos, que formavam o flanco es-**Querdo** da posição da Povoa de Santa Iria, apoiando-se o di-Peito no Tejo, por meio de um grande reducto. Tomaram-se **Tisposições** para, quando conviesse, se augmentarem as de-Feas d'esta parte da linha, por meio de largas e profundas Cortaduras, praticadas nas marinhas que havia na frente, e etal modo traçadas, que fossem enfiadas pelo fogo das barcanhoneiras. Comtudo, apesar de todos os cuidados, que ram empregados para aperfeiçoar esta parte dos intrincheimentos, foi sempre reputada como a mais fraca, consistindo **sua força** unicamente no soccorro, que podia tirar de uma rie separada de collinas, que formavam por assim dizer posição isolada, junto da Alhandra, á distancia pouco reais ou menos de legua e meia sobre a sua frente. Resolven-se que a posse d'estas montanhas fosse disputada por corpo de tropas avançado, estabelecendo-se obras para enfiar a estrada principal, flanquear o terreno inferior, e ob**ter um equilibrio** de força em toda a linha. Igualmente se estabeleceram reductos em logares convenientes, para impedir que o inimigo torneasse a posição com artilheria.

As posições que se acabam de descrever achavam-se entre

si ligadas e fortificadas por meio de 72 reductos com 394 de nhoneiras, em que se assestaram 227 peças de artilheria calibre nove e doze, como já se viu nos precedentes mappa precisando de 17:500 homens para as suas respectivas gui nições. Ao principio constituiram ellas a principal linha defeza, como já se disse, atraves d'esta especie de penmst que fica entre o oceano e o Tejo, preenchendo todas as 🖨 dições, que se podiam desejar n'uma linha destinada a col Lisboa. Para apoio da retirada, que o exercito luso-britanza se suppunha ter de fazer para a citada linha de defeza, a qui se denominou depois segunda linha, haviam-se ignalineal construido importantes obras nas alturas de Torres Vedras Sobral de Monte Agraço, olhando-se estas fortificações qui depois vieram a constituir a primeira linha, como outros tastos postos avançados, que na frente da segunda se acharant duas e tres leguas de distancia d'ella, destinadas a bater 🦪 aproxes principaes, e a segurar ás tropas o tempo necesario para effeituarem a sua dita retirada e tomarem posição 🍱 suas defezas, antes que o mimigo as podesse atacar en lora-Estas obras avançadas olharam-se ao principio como podel interramente isolados, com uma unica excepção; como 🎶 a direita de Torres Vedras e estrada de Runa o paiz e por 📽 mais aberto, e offerecia ao munigo um accesso um tarab cil, que podia bem convida-lo a tornear este destiladem 🔊 obras construidas para a sua defeza, a passagem do pepero rio Sizandro foi em tal caso defendida, ou antes viginda portes reductos, construidos na sua margem esquerda, em 🔊 🎥 dro da Cadeira e à retaguarda da ponte de Rei. Com 🕬 designio, a respeito de Monte Agraço, se construciam and bem dois reductos no destiladeiro da Arriida. Duas post 🥌 fortes e isoladas, que dominam as estradas prin que 🚾 pontos intermediarios da Ajuda e Enchara dos Cavaleita foram ignalmente intrincheiradas com differentes obras 🌯 quaes se consideravam como obstaculos addicionaes, telénados a suspender a marcha rapida, que os francezes polesem trazer contra a linha principal. Já vimos que a sem 🥍 collinas, terminando em Alhandra, sobre a margem dereta 🐠

Tejo, se tinha tambem ali fortificado, constituindo uma posição isolada, em que verdadeiramente se apoiava a da Povoa
de Santa Iria, que constituia a extrema direita da projectada
primeira linha defensiva. Por conseguinte tres pontos avançades se haviam assim ao principio isoladamente fortificado na
frente d'esta linha, taes como o de Torres Vedras, Monte
Agraço e Alhandra. Com o fim de segurar uma prompta
communicação entre estas diversas obras destacadas, e em
geral em toda a frente da dita linha defensiva, estabeleceren-se postos de signaes nos pontos que apresentavam mais
segurança, e d'onde se descobrisse uma grande extensão do
pois. Eis-aqui pois os primordios das fortificações avançadas,
que, ligadas depois entre si, tiveram, como já notámos, o
mome de primeira linha.

As obras principaes que se construiram em Torres Vedras, Monte Agraço e Oeiras, tendo estas por fim a defeza do ponto de embarque, junto á torre de S. Julião, sendo consideradas como fortificações independentes, ou pequenas fortalezas, ti-Teram mais desenvolvimento e resistencia do que as obras de Tificação das outras posições, cousa que mais particular-Incete sobresaiu nas de Torres Vedras, por fecharem a esanda mais directa, que conduzia ao dito ponto do embarque, tendo-se alem d'isto expostas às primeiras tentativas do inigo. Em rasão d'isto empregou-se um particular cuidado sur construcção, como já dissemos, e tão esmerada foi que o nome de Torres Vedras, ou linhas de Torres Vese applicou depois a todas estas obras. O certo é que Tracado das obras de Torres Vedras não só tinha bons flan-Tesamentos, mas até um desenvolvimento tat, que só por sirigiam uma guarnição de 2:200 homens e 40 canhões, alem tropas necessarias para guarnecer as linhas de commu ração entre o convento de S. João e o castello da villa, que Cram dois pontos militares artilhados com 7 peças. A principal obra de Monte Agraço, demandando uma guarnição de 4:000 homens, estava só por si guarnecida com 25 peças de artiberia. Todavia esta obra era mal flanqueada, tendo o seu-Perfil quasi as mesmas dimensões que os pequenos reductos.

Diante d'esta obra, em diversos pontos da chapada de Monte Agraço, estabeleceram-se diversos reductos, dependentes da obra principal, que continham 19 peças de artilheria, e exigiam uma guarnição de 1:000 homens para sua defeza, reductos que se consideravam como um só posto, tendo por objecto flanquearem e descobrirem as subidas da montanha. A obra fechada, que estava sobre a altura entre Ociras e S. Julião, achava-se bem flanqueada, e com uma capacidade tal, que só por si exigia uma guarnição de 1:340 homens.

As tres obras principaes de que acabámos de tratar eram aprovisionadas com 160 tiros por peça, incluindo os de metralha, alem de 200 granadas de mão, que tambem n'ellas havia. Os outros reductos tinham apenas um aprovisionamento de 60 tiros por bôca de fogo, entrando 8 de metralha, alem de 12 a 16 granadas de mão. A artilheria assestada nas differentes obras constava de canhões portuguezes de calibre seis, nove e doze, e de 3 obuzes de campanha de cinco pollegadas e meia nos fortes mais importantes. Todas estas peras eram de ferro, e montadas em reparos de antiga construcção que tendo rodas pequenas, não permittiam a conducção do suas respectivas peças sobre terreno desigual, de sorte que apoderando-se o inimigo de um reducto, não podia servi-se immediatamente da artilheria que n'elle encontrasse 🕨 obras em que a artilheria devia bater pontos determado abriram-se canhoneiras para esse fim. Foi a 3 de nosable de 1809 que se começou a construcção das obras de S. Julia Torres Vedras e Monte Agraço, ao principio como ponte de aporo isolados, tendo por objecto procurar ao exercit lisobritannico algum meio de defeza, quando porventura i inmigo avançasse tão repentinamente, como dava a entender. mas tendo-se demorado na sua marcha, foi esta demora causa de se ligarem depois entre si as fortificações da frente jet meio de intrincheiramentos, destinados à defeza dos destideiros, de modo que na primavera de 1810 ainda se intelhava em todas estas obras: tal foi o modo por que se colostruiu a chamada primeira linha de defeza. Foi também com o mesmo designio das obras acuna mencionadas que primtivamente começaram as da vizinhança de S. Julião, limitando-se ao principio unicamente á occupação das alturas, situadas entre esta fortaleza e a villa de Oeiras. Foi durante a mesma primavera de 1810, e o principio do verão que se lhe seguiu, que a linha dos reductos avançados se achava construida e acabada, occupando-se militarmente no outono os seus postos exteriores.

Em julho do citado anno de 1810 marchou o tenente coronel Fletcher de Torres Vedras para as margens do Côa, ficando desde então commettida a direcção e execução dos trabalhos de fortificação das linhas ao capitão de engenheiros, John T. Jones 1. Com a chegada do tenente coronel Fletcher ao quartel general de lord Wellington o projecto do traçado das linhas foi novamente examinado, soffrendo ainda algumas modificações. A 17 do dito mez de julho veiu ordem de fortificar quanto possivel fosse o flanco direito da posição avançada, sobre que se tinham estabelecido os postos de Torres Vedras e de Monte Agraço, e de construir igualmente algumas obras addicionaes, para augmentar a força e a segurança do seu flanco esquerdo. Tambem se determinou que algumas defezas exteriores se juntassem á posição, que cobria o ponto do embarque sobre a margem direita do Tejo. En conformidade d'esta ordem emprehenderam-se novos Trabalhos sobre as linhas, reunindo-se nos pontos, que se pretendiam fortificar, tantos trabalhadores quantos utilmente se podiam empregar. Na extrema direita reduziu-se então a **de la comintación de la composição de la comintación de la composição de** Delecida no paul, entre o Tejo e as alturas da Alhandra, bem **como a que se estendia desde o mesmo paul até ao cume das** mencionadas alturas. A esquerda da primeira trincheira es-Lava em posição adequada pela retaguarda para poder flan-**Quear** geralmente, e a bom alcance, o terreno em frente por

Este official foi o que depois publicou a sua excellente Memoria sobre as linhas de Torres Vedras, da qual havemos tirado as descripções cina, feitas por extracto, podendo-a consultar quem quizer ver obra mais completa sobre este ponto, a qual todo o official engenheiro deve seguramente possuir, segundo nos parece.

baterias retiradas, construidas nos flancos das alturas. Esta baterias, de uma força respeitavel, e completamente occula ás directas vistas da campanha, não podiam ser batidas, não mesmo vistas pelo inimigo, senão no momento em que esta chegasse quasi ás esplanadas das defezas inferiores, o qua tornava sem esperança de successo toda a empreza para forçar esta parte da linha.

A partir da montanha da Alhandra uma extensão de das milhas tinha sido fortemente intrincheirada como posição de campanha, praticando-se no declive da montanha, e pround do seu cume, uma escarpa quasi a prumo de 15 a 18 pes 🍇 altura. Esta escarpa era flanqueada a bom alcance por fogo a coberto de mosquetaria, e geralmente por artifiera, assetada em obras fechadas, construidas nos pontos mais avançados das alturas. Todas estas obras flanqueantes eram veter e dominadas no seu interior pelos reductos mais importante e espaçosos, que occupavam os pontos mais culminades 🗖 montanha. Varias outras obras de aperferçoamento se tizramais na posição da Alhandra com o fim de fechar o valla 🕬 fica entre as suas alturas e Calhandriz, ligando por mem 🎥 um grande abatiz a sua defeza com as mais da linha. A marnencia de uma nova nivasto dos francezes fez e m que 🗗 auctoridades portuguezas se prestassem com a maior xon duidade a sabsfazor as urgentes requis joes dos officate of genheiros para activar em os seus trabalhos. Um ser amedo P emulação patriofica excitori em fodas estas auctor, tales est zelo no pontual compranento dos seus deveres, es nadando com os seus esforços e meios, que d ellas dependam para acabamento das linhas, que então eram reputadas como e 📭 timo baluarte da independencia nacional, e ate mesmo 🕮 toda a Europa. As requisições para trabalhad mes estente ram-se a uma distance i para mais de dezeseis leguas e 🖼 em circumferencia. Não foi permittido a pessoa algania 🖭 qualquer prefexto que fosse, subtribu-se un livelualmenten serviço; as mesmas imilheres e os rapazes foram enquendo n'estes traballios, e não obstante haver posteriormente 🞏 gado a epocha da ceifa e das colheitas, os trabalhadores de

as marcharam sempre para onde necessario foi. Aproveise um concurso tão consideravel de meios durante os es de agosto e setembro de 1810 para construir novas s, e aperfeiçoar diversas partes da segunda linha, que un ficado imperfeitas, que tudo se fez do que era preciso :-se em frente da fortaleza de S. Julião, que cobria o ponto mbarque, bem como no districto de Mafra, no desfilada Murgueira, e no barranco á esquerda d'este desfilao, e finalmente na posição de Vialonga, e na planicie que zina o Tejo. Com estes trabalhos das fortificações de Lise linhas de Torres Vedras reuniram-se tambem as fortiões de Abrantes, com as quaes se despendeu a somma de 005000 réis, alem do vexame que com ellas se causara povos d'aquella localidade, apenados como tambem fopara ellas, seguindo-se portanto o mesmo systema que avia adoptado para as citadas linhas de Torres Vedras. o capitulo iv da Memoria do citado capitão de engenhei-John Jones, por nós extractada, como se acaba de ver, ertas particularidades de geral interesse sobre a conção das citadas linhas, particularidades que não podedeixar de aqui transcrever igualmente, postas de parte mas das especialidades, que são da rigorosa competencia ngenheiro, taes como traçado das obras, sua defeza in-1, perfis, platafórmas, escarpas, etc. Reproduzindo pois ialmente o que o referido capitão nos diz, com relação tadas particularidades, mencionaremos:

• \*Trabalhadores. Empregavam-se na construcção das s, diz elle, os habitantes do paiz e dois regimentos de ias. Obtinham-se os primeiros por meio de requisições, o os operarios da semana finda substituidos por outros eguinte semana, tendo os milicianos o caracter de perentes n'este serviço 1. Aos paizanos que eram simples

As requisições satisfaziam-se por detalhe pelas capitanias móres do de Lisboa, Cintra, Gradil, Alemquer, Aldeia Gallega da Merceana res Vedras, sendo esta villa a que quasi sempre deu o maior nude operarios, depois que o exercito entrou nas linhas.

trabalhadores dava-se-lhes o jornal de 120 reis, e o de 250 réis aos que eram officiaes de canteiro, pedreiro, carpinteiro, etc.: os milicianos tinham pela sua parte um terço d'estas sommas. Mais tarde o acrescimo e a duração dos trabalhos, tendo-se estes tornado quasi permanentes, o jornal elevou-se então a 200 reis para os trabalhadores e a 320 para os officiaes e vigias: os milicianos continuarani a ser pagos segundo a antiga taxa. No mez de agosto de 1810 mais de 2,500 bomens, reunidos n'um só corpo, se achavam empregados pas fortificações da Alhandra. Não sendo os recursos d esta villa bastantes para supprir as necessidades alumenticias de um tão grande numero de individuos, os officiaes de engenhemtiveram de formular requisições para os districtos vinidoa fim de alcançarem o pão necessario para diariamente la tribuirem aos trabalhadores, dando a cada um uma lbracujo valor se lhes abatia no seu jornal no fim de cada semana No inverno de 1810 para 1811 os recursos do paiz achavam-y inteiramente exhaustos, de que resultou converter-se estr 500 tema na distribuição regular de uma libra de bisconto por homem, sendo-lhe fornecido pelo commissariado inglez, que d'ella se embolsava, deduzindo-se 60 réis por dia no jornal dos individuos paizanos.»

2.º «Direcção dos trabalhos. Nunca bouve mais que i<sup>o</sup>óh ciaes engenheiros, empregados ao mesmo tempo na construção das linhas, sendo 11 inglezes, 2 hanovertanos e i putoguezes. O numero dos soldados da sua arma de que polam dispor nunca excedeu a 18 homens; mas eram ajudados por 150 soldados de linha, a maior parte artifices, escolhidos por regimentos que estavam em Lisboa. Estes ultimos actavamende debaixo do cominando de um capitão residente em Matri e

On respectavel official superior portuguez da arma de ensencia nos afficiono que o número dos nossos engenheiros, emprepados nos Estables das linhas de Forres Vedras, foi muido men indo que estada signado, mas este e o que o capitao John Janes aponta muito expessamente a pag. 118 da sua Menoria, não nos atrevendo a contraria e por laba, dos precisos documentos, attento o seu aracter de directo chefe das obras, na ausencia do tenente coronel Fletcher, como paramentos paramentos do tenente coronel Fletcher, como paramentos de coronel fletcher, como paramento de coronel fletcher de coronel fle

de um official subalterno aquartelado na Alhandra. Tinham-se dividido em esquadras de 2 e 3 homens cada uma, sendo repartidas por toda a extensão do paiz a intrincheirar. N'alguns dos districtos um official subalterno dos engenheiros, assistido sómente de um pequeno numero de soldados inglezes, ignorantes da lingua do paiz, dirigia e syndicava os trabalhos de 1:000 ou de 1:500 paizanos, obrigados a trabalharem, vindo uma grande parte d'elles de um paiz distante quarenta milhas, deixando as suas habitações, emquanto que as suas proprias terras ficavam sem cultura, e nenhum grupo de trabalhadores portuguezes tinha por fiscal pessoa mais elevada que um cabo, o qual pelo seu grau se podia assimilhar a um sargento. Todavia durante todo o anno por que durou este trabalho forçado não se viu um só acto de insubordinação, nem rixa, tendo de se fazer aos portuguezes a justiça de reonhecer que mais se deve attribuir aos seus habitos regulares e ao seu constante zêlo, do que á efficacia da vigilancia que sobre elles se exercia, o immenso trabalho que se executou.»

3.º «Artilheria. Os aprovisionamentos da artilheria, as suas munições e mais pertenças, eram preparadas no arsenal de Lisboa pelos portuguezes, segundo as instrucções que de tempo a tempo se lhes transmittiam pelo commandante dos engenheiros. As peças eram servidas por destacamentos de artilheiros portuguezes, enviados da capital, á medida que as The course of the contract of the contract of the course o da maior satisfação ver com que perseverança e paciencia os habitantes se empregavam em similhantes circumstancias no Transporte da artilheria, não tendo para isto outros meios mais que os carros do paiz, puxados a bois, conseguindo levar peças de 12 a posições onde nunca d'antes se tinham visto vestigios de caminho, e sobre os flancos escarpados das montanhas, onde os cavallos seriam de um soccorro inutil. Aindaque em ultimo logar o armamento das linhas se tivesse elevado quasi ao dobro da quantidade de peças de artilheria, que primitivamente se tinham julgado necessarias, o zêlo e a perseverança do general portuguez, José Antonio da Rosa,

aplanavam todas as difficuldades. A actividade d'este general e os recursos que desenvolvia pareciam tornar mexgotaveis os meios de aprovisionamento e de transporte de qualquer natureza. O que seguramente lhe faz muita honra é o ver-se que todos os objectos por elle enviados, aindaque toscamenta affeiçoados e pouco commodos, foram sempre de uma excellente qualidade e serviram perfeitamente bem. Os officiae es portuguezes e os artilheiros empregados n'este serviço mos traram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade, tomando todo o contraram sempre muito zêlo e actividade e se se contraram sempre muito zêlo e actividade e se contraram sempre muito zêlo e actividade e se contraram s

4.º «Calculo da força das guarnições. Ao principio actualo. ptou-se como regra geral, no calculo das guarnições de das obras e do numero das tropas necessarias para defender intrincheiramentos, a base de dois homens por jarda corre de parapeito; mas no fim de algum tempo esta avaliação Tpareceu muito extensa, de que resultou contarem-se dois Thnmens por jarda para a primeira linha defensiva, e um hompor jarda para a segunda linha, não incluindo o espaço oc= pado pela artilheria. O commandante dos engenheiros gmentava ou diminuia estas avaliações em todos os casos que o julgava conveniente, segundo as localidades. Adm tindo que sejam necessarios a cada homem tres pés, p que possa livremente fazer uso da sua espingarda, é facil 🚐 cular, qualquer que seja a figura da obra, o numero de manhomens necessarios para bem lhe defender o parapeito: depé-lhe necessario uma reserva para substituir os mortos e feridos, bem como para carregar nas primeiras obras os p meiros assaltantes, que conseguirem penetrar no seu interio Julgou-se este principio preferivel à regra mais scientifica, que a força da guarnição é calculada na rasão de um home para um certo numero de pés quadrados do espaço interida obra, regra que, postoque boa para determinar a guarr. ção de qualquer obra grande, proporcionando o seu espar interior ao comprimento do parapeito, parece todavia não se isto mais que o resultado da theoria, que exige que cada he homem da guarnição tenha um espaço para os seus movimentos, emquanto que na pratica não parece ser isto essencialmente necessario, porque até ao momento de se ser ameaçado de um ataque, muitos homens da guarnição de cada obra serão postos de sentinella sobre a encosta da altura, e a outros ser-lhes-ha permittido ficarem desoccupados nas suas reservas. A comida poderá tambem ser preparada fóra da obra, e portanto é sómente de noite ou durante a acção, destinada a tomar decididamente a posição, que as guarnições se acham na totalidade nas respectivas obras, e ainda n'este caso um terço pelo menos deve estar constantemente em armas, ou de pé, ou assentado na respectiva banqueta. Alem d'isto em cada figura, desde o triangulo até ao circulo, a sua defeza repousa sómente no seu perimetro verdadeiro.»

- 5.º «Estradas e communicações. As estradas militares foram geralmente traçadas no reverso da cadeia das differentes alturas, seguindo a linha mais curta, sendo subtrahidas á vista das montanhas, que se achavam na frente da linha. Durante o ano de 1811 aperfeiçoaram-se por maneira tal, que se teve uma communicação facil em toda a frente da mesma linha, desde a costa do mar até ao Tejo, alem das communicações directas com a segunda linha. Muitas milhas de estrada lateral foram inteiramente novas, bem como a maior parte das communicações directas da estrada lateral para as obras; mas communicações intermediarias entre as obras avançadas e egunda linha não eram senão as estradas carreteiras do paiz, que se tinham alargado e tornado praticaveis para os cansportes militares. Necessario foi calçar a maior parte das **communicações** através dos valles para se poderem utilisar; mas em geral as montanhas sobre que passava a principal communicação eram compostas de rochedos ou pedras, por meio das quaes se tinham estabelecido bons caminhos.»
- 6.º «Telegraphos. Os telegraphos eram compostos de um mastro e de uma verga, da qual os respectivos balões se mavam suspensos. O vocabulario de que n'elles se usava ra o da marinha, ao qual se tinham acrescentado muitas phrases e expressões breves, particulares ao serviço de terra.

Estes telegraphos communicavam entre si com uma grande celeridade, na distancia de sete ou oito milhas; mas como uma cadeia de montanhas lhes interceptava a vista, necessario foi estabelecer cinco estações principaes para a communicação de toda a frente da linha. Estas estações achavam-se na Alhandra, Sobral de Monte Agraço, Nossa Senhora do Soccorro, Torres Vedras e reducto n.º 30, por trás da ponte do Rol. Os telegraphos eram servidos por destacamentos de marinheiros inglezes ás ordens de um tenente da marinha real.»

7.º «Total dos intrincheiramentos e guarnições. Os adrascheiramentos executados na epocha em que o exercito lasebritannico occupou as linhas, comprehendendo n'ellas o perimetro de cento e vinte e seis obras fechadas, precisavais partindo das bases já postas no n.º 4, de 29:751 homens para a sua regular defeza, achando-se armados com 217 peças & artilheria, independentemente das obras de S. Julião, de- \* nadas a cobrir o ponto do embarque, as quaes eram calc 🚐 🖟 das para 5:350 homens, contendo 91 peças de artilhe Entretanto é evidente, segundo a descripção das linhas. pouco mais de um terço sómente exigia ser cuidado-ame guardado pela mesma epocha. Em 1812, no momento que as ditas linhas se olhavam tão perfeitamente acabiquanto o podiam ser, consistiam ellas em cento e cincie duas obras distinctas, armadas com 534 pegas de atall ria, exigindo, segundo os já citados calculos. 34:125 hom para as suas guarnições. A posição do ponto do embare não experimentou variação alguma.»

8.º «Despeza feita com a construcção das luihas. As simas que com tal construeção se desembolsaram ate julho 1810 elevaram-se pouco mais ou menos a 60:000 libras terlinas. No momento em que o exercito as occupou as objezas tinham já subido a 100:000 libras. Esta somma dar con antes do fim da guerra, pelo augmento das obras posição de Almada, pelos trabalhos da reparação e da ce servação das diversas defezas e communicações, e pelas deimisações concedidas a alguns particulares, cujas propri

OF STREET

dades tinham sido arruinadas pelas tropas, ou que se lhes tinham tomado para seu uso durante a occupação das linhas 1.>

- 9.º « Conducta dos portuguezes. Os officiaes inglezes da engenheria, espalhados isoladamente sobre um espaço de 150 milhas quadradas, e alojados nas casas as mais commodas para os seus trabalhos, foram geralmente tratados pelos habitantes do paiz com tanta polidez, como benevolencia. As dasses superiores mostraram um igual empenho em os admittir á intimidade das suas familias, o que deu logar a ligações de amisade tão sinceras, quanto desinteressadas entre os individuos das duas nações. É com effeito um tributo de justiça que se paga aos individuos portuguezes de fortuna mediana, e até mesmo aos camponezes da Extremadura, dizer que durante muitos mezes de constantes relações pessoaes, quer publicas, quer privadas, estes ultimos se mostraram sempre respeitosos, doceis e obedientes, ao passo que Os primeiros em todas as transacções publicas manifestaram muita intelligencia, bom senso e probidade, parecendo nas Suas relações domesticas bons, generosos e indulgentes, quer como paes, quer como senhores. Tinha-se recommendado o mais profundo segredo sobre a extensão e o genero dos tra-
- 1 Se algumas indemnisações se deram foram seguramente pouquissimas, porque quasi todos os terrenos por onde as linhas e as estradas Passavam, bem como aquelles em que os reductos e fortes se construiram, tomaram-se arbitrariamente, sem attenção alguma para quem era o dono d'elles. Com isto deu-se igualmente a circumstancia de tambem ar-Ditrariamente se lançar mão de todos os materiaes de que se precisava, Os quaes nunca até hoje se pagaram, taes como grande porção de lenhas Para as faxinas, corpulentas arvores para os abatizes, grande quantidade de madeiras de pinho para estacas, vigas, pranchas, etc. Tambem se não indemnisaram as casas demolidas e inutilisadas, o que igualmente succedeu a muitos moinhos, a cujos donos apenas se pagou por algum tempo uma escassa pensão, para de algum modo os resarcirem dos interesses diarios que perdiam, e tudo isto sem fallar nos muitos pinhaes cortados na frente das linhas, para as desaffrontar. Quando tudo se pagasse, as des-Pezas de que acima se trata não podiam ser inferiores a 1.000:000 \$000 ou 1,200;000,5000 réis.

Memoria do capitão John Jones sobre as linhas de dras (traducção franceza), concluiremos esta mata apresentação dos mappas com que elle igualmente contendo-se n'elles o numero das obras que as de comprehendiam, bem como as guarnições que de para sua defeza, e a artilheria com que foram arma de que pela numeração que nos citados mappas se vir achar no mappa topographico das mesmas linhas lhe corresponde, mappa que em grande se acha d'este volume.

Districto m.º 3.

Desde Alhandra sobre o Tejo, até ao n.º 11, por cima da estrada da Arruda inclusivamente

| or at | eria       | ,          | Arti<br>on b | her        |                  |                                                                          |
|-------|------------|------------|--------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       | Infanteria | De 49      | De 9         | Do 6       | Obnzes<br>de 5 % | Posição das obras                                                        |
| 4     | 4:000      | 4          | 3            | 8          | -                | Intrincheiramentos sobre o terreno<br>abaixo da Alhandra, apoiando-se no |
| 2     | 800        | 2          | _            | -          | -                | Tejo. Intrincheiramentos sobre a esquerda d'esta posição.                |
| 3     | 200        | 2          | -            | , <b>–</b> | -                | iteducto na extremidade esquerda d'este intrincheiramento.               |
| 4     | -          | -          | 2            | -          | -                | Flanco dirento da face escarpada d'esta posição.                         |
| 445   | 100        | -          | 2            | 1          | -                | Reducto, flanqueando as escarpas da<br>Alhandra.                         |
| 115   | 100        | _          | 2            | _          | _                | Idem.                                                                    |
| 416   | 400        | _          | 5            | -          | _ !              | Idem.                                                                    |
| 117   | 450        | -          | -            | _          | _                | Flecha, desempenhando o mesmo ob-                                        |
| 118   | 400        | 8          | -            | -          | -                | jecto.<br>Reducto sobre o ponto culminante da<br>posição de Alhandra.    |
| 119   | 350        | ı          | -            | -          |                  | Reducto, formando a esquerda da posi-                                    |
| 6     | _          | 2          | -            | -          | -                | ção.<br>Bateria a barbete na parte posterior da<br>extrema esquerda.     |
| 120   | 130        | 2          |              | -          | -                | Reducto na extrema esquerda, defronte das alturas da Alhandra.           |
| 5     | 420        | -          | 3            |            | _                | Idem.                                                                    |
|       | 3:450      | <b>2</b> 6 | 17           | 7          | _                |                                                                          |

| Nomero<br>des obras | lafanteria<br>necessaria | _     |         |      |                  |                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------|-------|---------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non                 | lafar<br>neces           | De 43 | De D    | De 6 | Obanes<br>de 5 % | Posição das obras                                                                                                                                            |
|                     | 3:450                    | 26    | 17      | 7    | -                |                                                                                                                                                              |
| 121                 | 250                      | -     | 3       | 1    | -                | Alturas de Calhandriz, reducto avan-                                                                                                                         |
|                     |                          |       |         |      |                  | çado.                                                                                                                                                        |
| 122                 | 300                      | 3     | -       | -    | -                | Idem, direita.                                                                                                                                               |
| 123                 | 300                      | 3     | -       | -    | -                | Idem, centro.                                                                                                                                                |
| 124                 | 350                      | 3     | 1       | -    | _                | Ideni, esquerda.                                                                                                                                             |
| 125                 | 250                      | 4     | -       | -    |                  | Ohra na retaguarda, para ligar a posição de Calhandriz com a segunda linha —                                                                                 |
| 7                   | 200                      | 3     | -       | -    | -                | Reducto sobre as alturas por traz d. Alhandra, esclarecendo o valle de Calhandriz.                                                                           |
| -                   | -                        | -     | 44      | ł    | -                | Fecha-se o valle de Calhandriz na sus-<br>entrada por uma linha de intrinchei —<br>ramentos e abatizes sem numero, es —<br>tabelecidos durante que o exercit |
| 8                   | 200                      | 3     | -       | -    | -                | occupava as linhas.  Alturas por traz de Trancoso de Cima para impedir que a villa da Alhan dra fosse torneada com artilhena.                                |
| 9                   | 280                      | ~     | 3       | -    | -                | S. Sebastião, direita do desfiladeiro des<br>Matos.                                                                                                          |
| 10                  | 400                      | 2     | 4       | -    | -                | Carvalhão, esquerda do desfiladeiro d<br>Matos.                                                                                                              |
| H                   | 300                      | å     | -       | -    | _                | Momho do Céu. Moinho de vento por cima do reducto da Arruda.                                                                                                 |
|                     | 6:280                    | 51    | -<br>36 | 9    | -                |                                                                                                                                                              |



Districto n.º 2

Desde o n.º 12, por cima da estrada da Arruda, até à esquerda de Monto Agraço

|                     |                          | 1        |               |    |        |                                                       |
|---------------------|--------------------------|----------|---------------|----|--------|-------------------------------------------------------|
| Numero<br>das obras | Infantoria<br>pecessaria |          | Artil<br>em b |    |        |                                                       |
| Non                 | nfan                     | 41       | 0             | 9  | 10 m   | Posição das obres                                     |
|                     |                          | De 12    | P             | Ď  | Oberre |                                                       |
|                     | · -                      | _        |               | _  |        |                                                       |
| 42                  | 120                      | -        | 3             | -  | - :    | Forte do Passo, rochedo escarpado por                 |
| 4.0                 | , ,,,,,                  | ايرا     |               |    |        | cima da estrada da Arruda.                            |
| 43                  | , 130                    | 2        | -             | -  | -      | Forte de Canara, estrada calçada que                  |
| 14                  | 1:590                    | 44       | ß             | A  | 4      | vae para Bucellas.<br>Obra em grande de Monte Agraço. |
| 15                  | 460                      | ŝ        | 6 3 2         | ī  |        | Obra avançada sobre o mesmo monte.                    |
| 16                  | 250                      | 4        | 2             | _  | 4      | Idem.                                                 |
| 17                  | 300                      | -        | -             | 7  | 4      | Idem.                                                 |
| 152                 | 250                      | 4        | 9             | -  | -      | Obra avançada, a direita da estrada que               |
|                     |                          |          |               | _  |        | vae para o Sobral.                                    |
| l                   | 3:090                    | 25       | 16            | 19 | 8      |                                                       |
| 7                   | 01000                    | <u> </u> |               | 1  | _      |                                                       |

## Districto n.º 3

Desde a Zibreira até às alteras da Cadroceira inclusivamento

|    | Numero<br>das obras | iofanteria<br>necessaria |       | Artıl<br>am: h |      |                   |                                                                          |
|----|---------------------|--------------------------|-------|----------------|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | Nga                 | lofar<br>neces           | De 13 | De 0           | De 6 | Obtates<br>do 5 % | Posição das obras                                                        |
| 1  | API                 | 200                      |       |                | ·    |                   | Out of the same and the six do                                           |
| II | 181                 | 300                      | _     | -              | -    | -                 | Patameira, reducto para a artitheria de campanha, chapada em escarpa en- |
| l  |                     |                          |       |                |      |                   | tre a quinta da Anoteira e Ribaldei-                                     |
| I  |                     |                          |       |                |      |                   | ra, preparada para peças de campa-                                       |
| ľ  | 128                 | 500                      | 6     | _              | _    | _ '               | nha.<br>Obra em grande na serra da Cadreceira.                           |
|    | -199-0 l            | 350                      | 6     | _              | _    | _ 3               | Obra do centro, idem.                                                    |
| -  | 130                 | 200                      | -     | 5              | -    | -                 | Obra da esquerda, idem.                                                  |
|    | 28                  | 270                      | 3     | -              | -    | -                 | Enxara dos Cavalleiros, reducto do                                       |
|    | <b>≥≥</b> 9         | skon.                    |       |                |      |                   | norte.                                                                   |
|    | <b>~</b> 3          | 280                      |       | 4              | _    |                   | Idem, reducto do sul.                                                    |
| _  |                     | 1:900                    | 15    | 9              | _    | -                 |                                                                          |

Districto n.º 4
Desde e n.º 144, sobre a esquerda de desdiadeiro de Roma
aló ao mar

| Numero<br>das obras | lofanteria<br>necosanta | Aruheria<br>em bateria       |      |                                |                                 |                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Alba data           | Lofac                   | De 49                        | De d | 1 De 6                         | Obuse<br>do 5 %                 | Altura por cima de Matacáes, p dominar a estrada de Runa. Moinho avançado porto de Mataca para fechar a estrada de Runa. Bastião sud-este da grande obra de Torres Vedras |  |
| 469                 | 250                     | 4                            | 2    | _                              | -                               | Altura por cima de Matacies, per                                                                                                                                          |  |
|                     |                         |                              |      |                                |                                 | dominar a estrada de Runa.                                                                                                                                                |  |
| /26                 | 300                     | -                            | 3    | -                              | -                               | Moinho avançado perto de Matacie                                                                                                                                          |  |
|                     |                         |                              |      |                                |                                 | para fechar a estrada de Runa                                                                                                                                             |  |
| 20                  | 470                     | 5                            | ndn. | *                              | 1                               | Bastião sud-este da grande obra                                                                                                                                           |  |
| (a) {               |                         |                              |      |                                |                                 | de Torres Vedras                                                                                                                                                          |  |
| 21                  | 270                     | -                            |      | 6<br>3                         |                                 | Idem nor-oeste, idem                                                                                                                                                      |  |
| 22                  | 380                     | 5                            |      |                                | 1                               |                                                                                                                                                                           |  |
| 1-                  | 600                     |                              |      |                                | -                               |                                                                                                                                                                           |  |
|                     |                         |                              |      |                                |                                 | oeste, 90; cortina nord-este, 360.                                                                                                                                        |  |
| 23                  |                         |                              | -    | Reducto peste de Torres Vedras |                                 |                                                                                                                                                                           |  |
| 24                  | 300                     | -                            | 7    | -                              | - Reducto este de Torres Vedras |                                                                                                                                                                           |  |
| 25                  | 200                     | 200 - 2, Convento de S. João |      |                                |                                 |                                                                                                                                                                           |  |
| 27                  | 500                     | i                            |      | -                              | -                               | Castello de Torres Vedras na vi 🕨                                                                                                                                         |  |
| 131                 | 90                      | 5                            | -    |                                | -                               | Bateria fechada á esquerda de 🏗                                                                                                                                           |  |
|                     |                         |                              |      |                                |                                 | dop.                                                                                                                                                                      |  |
| 132                 | 150                     | 6                            | -    | -                              | -                               | Idem                                                                                                                                                                      |  |
| 133                 | 120                     |                              | 1    | -                              |                                 | Idem, por traz da Quinta Branca                                                                                                                                           |  |
| 434                 | 110                     | 4                            | -    | -                              | -                               | Idem, sobre o alto do Casal da Sem                                                                                                                                        |  |
|                     |                         |                              |      |                                |                                 | esclarecendo a adeia e as altaras d                                                                                                                                       |  |
|                     |                         |                              |      |                                |                                 | Bemfica-                                                                                                                                                                  |  |
| 135                 | 460                     | -                            | 4    | -                              | -                               | Ideni.                                                                                                                                                                    |  |
| 136                 | 450                     | 4                            | -    | -                              | -                               | Idem                                                                                                                                                                      |  |
| 137                 | 100                     | 1                            | -    | -                              | -                               | ldem.                                                                                                                                                                     |  |
| 157                 | _                       | -                            | -    |                                | _                               | Bateria aberta por cuna da ponte do Ro                                                                                                                                    |  |
|                     | 4:330                   | 51                           | 28   | 14                             | 3                               |                                                                                                                                                                           |  |

| Numero<br>das obras | Infanteria<br>necessaria |       |                | tilheria<br>bateria<br>Posição das obras |                  |                                         |
|---------------------|--------------------------|-------|----------------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Nun<br>das c        | Infan                    | De 43 | De 9           | De 6                                     | Obuzes<br>de 5 % | Posição das obras                       |
| _                   | 4:330                    | 41    | 28             | 14                                       | 3                |                                         |
| 148                 | -                        | -     | _              | -                                        | _                | Outra bateria aberta por cima da ponte  |
|                     |                          |       |                |                                          |                  | do Rol.                                 |
| 138                 | 100                      | -     | _              | 2                                        | -                | Bateria fechada por traz do n.º 30.     |
| 30                  | 340                      | 3     | 1              | -                                        | -                | Reducto por cima da ponte do Rol.       |
| 439                 | 160                      | 4     | _              | -                                        | -                | Bateria fechada entre os n. 30 e 31.    |
| 140                 | 120                      | 4     | -              | _                                        | _                | ldem.                                   |
| 34                  | <b>37</b> 3              | -     | 3              | 1                                        | _                | Reducto em Alqueiteira.                 |
| 141                 | 180                      | 4     | -  -  <b>-</b> |                                          | -                | Bateria fechada entre o n.º 31 e S. Pe- |
|                     |                          |       |                |                                          |                  | dro.                                    |
| 142                 | 150                      | 4     | _              | _                                        | -                | Idem.                                   |
| 143                 | 150                      | -     | 4              | _                                        | _                | Idem.                                   |
| 144                 | 430                      | 4     | _              | _                                        | -                | Idem.                                   |
| 32                  | 260                      | 3     | 1              | -                                        | -                | A S. Pedro da Cadeia.                   |
| 145                 | 250                      | -     | 4              | _                                        | -                | Quinta do Belmonte.                     |
| 111                 | 250                      | 5     | -              | _                                        | -                | Entre S. Pedro e o mar. Quinta do       |
|                     |                          |       |                |                                          |                  | Passo.                                  |
| 146                 | 250                      | -     | 6              | _                                        | -                | Quinta da Bessecaria.                   |
| 112                 | 220                      | 4     | 4              |                                          | -                | Entre a quinta da Bessecaria e o mar.   |
| 113                 | 50                       | 2     | -              | _                                        | -                | Bateria a barbete fechada sobre o mar.  |
|                     | 7:413                    | 78    | 47             | 16                                       | 3                |                                         |

<sup>(</sup>a) Obra em grande de Torres Vedras.

Districto n.º 5

Desde o Tojo até ao desfiladeiro do Bucellas inclusivamente

| Namero<br>das obras | Infanteria    |       | Artil<br>em b |      |                  |                                                                  |
|---------------------|---------------|-------|---------------|------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mas                 | Infac<br>pece | De 42 | De 9          | De @ | Obuses<br>de 5 % | Posição das obras                                                |
| 33                  | 300           | 4     | -             | -    | -                | Bordas do Tejo, direita da posção de<br>Vialonga.                |
| 34                  | 200           | -     | 3             | -    | -                | Reducto avançado, para entiar a car-<br>cada, idem.              |
| 35                  | 120           |       | 4             |      | -                | Idem.                                                            |
| 36                  | 370           | 9     |               | _    | _                | Idem, cume da altura avançada. idem.                             |
| 37                  | 50:           | _     | 3             | _    | -                | lardim á direita da estrada calçada.                             |
|                     |               |       |               |      |                  | idem.                                                            |
| 38                  | 340           | -     | 5             | -    | -                | Edificio á esquerda da estrada, iden                             |
| 39                  | 340           |       | 3             |      | -                | Cume da mais alta montanha, idem                                 |
| 126                 | 188           | 2     |               | Ы    |                  | Obra da direita para fechar o valle do                           |
|                     |               |       |               |      |                  | Cabo.                                                            |
| 127                 | 134           |       |               | -    |                  | Obra da esquerda, idem.                                          |
| 10                  | 150           | -     |               | П    |                  | Casa da Portella, re-) Estes reducto le                          |
|                     | 010           |       |               |      |                  | duelo avançado cham a equada                                     |
| 41                  | 240           | 5     | -             |      |                  | ldem, a direita da posça: a                                      |
| 42                  | 350           | 6     |               | -    |                  | ldem, a esquerda) Vialonga.<br>Direita do desfiladeiro de Bunio. |
| 43                  |               | 4     |               | -    | ы                | hateria aberta.                                                  |
| 5.6                 | i             |       | 2             |      |                  | Idem, chão na parte dianteira                                    |
| 45                  |               | 3     |               | _    |                  | ldem, tdem na parte posterior                                    |
| 46                  |               |       | 2             |      |                  | Esquerda do desfiladeiro de flucedas                             |
|                     |               |       |               |      |                  | châo na parte dianteira                                          |
| 47                  | -             | 3     |               | _    | _                | ldem, idem na parte posterior.                                   |
| 48                  | 200           | 2     |               | _    | _                | À retaguarda do desfiladeiro, enfiable                           |
|                     |               |       |               |      |                  | a calçada.                                                       |
| 18                  | 300           | ā     |               |      | -                | Obra a direita da serra da Scoluta di                            |
|                     |               |       |               |      |                  | Ajuda.                                                           |
| 19                  | 200           | -     | 3             | -    | -                | Obra á esquerda, idem.                                           |
|                     | 3:302         | 47    | 15            | -    | -                |                                                                  |
|                     |               |       |               |      |                  |                                                                  |

Dissirioto 22.º 65
esde o desilladeiro de Freixial até à lapada de Maira, comprehendendo
o desilladeiro de Montachique

| Infanteria<br>necessaria | Artilheria<br>om bateria |        |      |                  | Western Annual Con-                                                                            |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------|--------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Infar<br>neces           | De 12                    | De 9   | De 6 | Obnues<br>de 5 % | Posição das obras                                                                              |  |  |  |  |  |
| -                        | 2                        | -      | -    | -                | Desfiladeiro de Freixial, terreno da di-<br>reita.                                             |  |  |  |  |  |
| 160                      |                          | 2      | _    | _                | Idem, reducto da direita.                                                                      |  |  |  |  |  |
| 300                      |                          | -      | -    | -                | Idem, reducto da esquerda.                                                                     |  |  |  |  |  |
| 190                      | -                        | 3      | -    | -                | Direita do desfiladeiro de Montachique<br>entrada do desfiladeiro.                             |  |  |  |  |  |
| 230                      | -                        | 2      | -    | -                | Idem, perto da aldeia da Persinheira.                                                          |  |  |  |  |  |
| 210                      | -                        | -      | -    | -                | Idem, moinho sobre a estrada da En-<br>xara.                                                   |  |  |  |  |  |
| 450                      | 3                        | _      | -    | -                | Idem, rochedo escarpado.                                                                       |  |  |  |  |  |
| 450                      | 2                        | -      |      | -                | Idem, pinheiral.                                                                               |  |  |  |  |  |
| 270                      | 3                        | -      | -    | -                | ldem, altura de rochedos, cobrindo a direita.                                                  |  |  |  |  |  |
| 310                      | -                        | 3      | -    | -                | Esquerda do desfiladeiro de Montachi-<br>que, entrada do desfiladeiro.                         |  |  |  |  |  |
| 260                      | 4                        | -      | -    | -                | Idem, moinho sobre a estrada de Ma-<br>fra.                                                    |  |  |  |  |  |
| 3300                     | _                        | 2      | _    | _                | Idem, flecha cobrindo o flanco direito                                                         |  |  |  |  |  |
| 490                      | _'                       | 92     | -    | _                | idem, flecha cobrindo o flanco esquerdo                                                        |  |  |  |  |  |
| 390                      |                          | -      | -    | -                | Adiante da estrada de Mafra para Mon-<br>tachique, cobrindo a estrada real, Alto<br>de Cheixa. |  |  |  |  |  |
| 280                      | -                        | 3      | -    | -                | Idem, casal da Serra.                                                                          |  |  |  |  |  |
| 210                      | -                        | 3      | -    | -                | Idem, angulo do recinto da Tapada.                                                             |  |  |  |  |  |
| 270                      | 3                        | -      | -    | -                | Estrada de Maira, outeiro de Santa<br>Maria.                                                   |  |  |  |  |  |
| 350                      | 4                        | [ _    | -    | -                | ldem, Malveira.                                                                                |  |  |  |  |  |
| 000                      | -                        | 2      | -    | -                | Idem, direita do n.º 66.                                                                       |  |  |  |  |  |
| 260                      |                          | -      | -    | - 1 -            | Idem, monte de Zinho.                                                                          |  |  |  |  |  |
| 240<br>240               |                          | -<br>2 | -    | -                | Idem, pinhal do Fidalgo.                                                                       |  |  |  |  |  |
| 240                      |                          | 4      |      | _                | Idem, quinta do Estrangeiro.<br>Idem, idem.                                                    |  |  |  |  |  |
| 130                      |                          | 2      | _    |                  | Idem, Astadeiros.                                                                              |  |  |  |  |  |
| 340                      | 3                        |        | _    |                  | Idem, casal do Conto.                                                                          |  |  |  |  |  |
| 5:610                    | 43                       | 30     | -    | -                |                                                                                                |  |  |  |  |  |

Districto m.º ?

## Desb a topolo de Bajo até as nor

| Numero<br>das obras | Infantoria<br>necessiria |       | Arti |     |         |                                                                      |
|---------------------|--------------------------|-------|------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------|
| dad<br>data         | lafan<br>nrese           | Dr 48 | 0.00 | Ded | Obuser. | Pasição dos obras                                                    |
| 74                  | 190                      | -     | 2    | -   | -       | Desfindesto de Mafra, casal da és<br>Pedra, directa da tapada, inte- |
| 75                  | 70                       | -     | 2    | -   | -       | not da entrada                                                       |
| 76<br>77            | 390<br>380               | è     | -    | -   | -       | da Milhariça                                                         |
| 78<br>79            | 110                      | 2 3   |      | -   | -       | Serra de Chipre, obra avançada.<br>Idem, reducto do primeiro monho.  |
| 80                  | 310                      | 3     | _    | _   | -       | ldem, segundo nsombo.                                                |
| 81                  | 290<br>210               | 2     | 3 7  | -   | -       | Idem, obra inferior-<br>Enquerds da aldem de Margueira d             |
| 83                  | 250                      | -     | 3    | -   | -       | reita,<br>Idem, centro.                                              |
| 84<br>85            | 290<br>290               | 3     | -    | -   | -       | Idem, esquerda.<br>Estrada da Ericeira pura Hafra. Al<br>do Ariento. |
| 86                  | 280                      | 3     | _    | _   | -       | Idem, alto da Paz.                                                   |
| 87                  | 340                      | 3     | -    | -   | -       | Mounho so sul da estrada da Enraña<br>Panheiro.                      |
| 88                  | 200                      | 3     | -    | -   | _       | Para dominar a estrada do Sobral de<br>Alarres para Mafra.           |
| 89                  | 310                      | 3     | -    | _   | -       | Defeza da estrada da Picanceira                                      |
| 90                  | 230                      | 3     | -    | -   | -       | Proegase para hater as estradas, und<br>da Picanceira e Encarració   |
| 94                  | 200                      | 3     | -    | -   | -       | Alagoa, cleso, tres estradas adunte l<br>Encarmação,                 |
| 92                  | 180                      |       | -    | -   | -       | Defera da estrada de Marvão.                                         |
| 93                  | 330                      | 3     | -    | -   | -       | Ribamar, direita.                                                    |
| 94                  | 320                      | 2 9   | -    | -   |         | Idem, esquerda                                                       |
| 9.5                 | 250                      | 3     | -    | -   | _       | Segunda linha, direita, Monte forth                                  |
| 96                  | 280                      | 3     | -    | -   | -       | Idem, centro, Carrocara.                                             |
| 97                  | 350                      |       | -    | _   | _       | Idem, esquerda. S. Juhato,                                           |
|                     | 6 300                    | 57    | 13   | _   | _       |                                                                      |

#### Districto de Ociras

| Numero<br>fas obras | Infantera<br>nocessaria |       | ēn    | rtilhi<br>bat | ria<br>oria |                    | Posição das obras                     |
|---------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| Aas                 | . Infa                  | De 21 | De 13 | De 9          | De 6        | Oboxes<br>de 5 1/4 |                                       |
| 98                  | 4:340                   | 20    | -     | _             | 6           | -                  | Obra em grande.                       |
| 99                  | 70                      | -     | 6     | -             |             | _                  | Bateria da direita para flanquear o   |
|                     |                         |       |       |               |             |                    | valle e a ribeira de Oeiras.          |
| 100                 | 50                      | -     | 6     |               | -           | _                  | Bateria da esquerda para flanquest o  |
|                     |                         |       |       |               |             |                    | valle de Oeiras.                      |
| 101                 | 250                     | -     | 40    | -             | _           | -                  | Avançada da grande obra, direita.     |
| 102                 | 260                     | _     | 8     | -             | -           | -                  | Idem, esquerda.                       |
| 103                 | 130                     | '     | _     | 3             | _           | -                  | Avançada em frente de Oeiras, frente. |
| 104                 | 100                     | -     | -     | 2             | -           | -                  | Idem, moinho ao sul.                  |
| 105                 | 170                     | -     | _     | 4.            | -           | -                  | ldem, moiobo ao norte.                |
| 106                 | 320                     | -     | -6    | -             | _           | -                  | Vinhataria á esquerda do n.º 98.      |
| 107                 | 800                     | -     | 6     | _             | -           | -                  | Quinta Nova, edificio e reducto.      |
| 108                 | 360                     | -     | 6     | -             | -           | _                  | Flanco esquerdo da posição.           |
| 109                 | 500                     | _     | _     | 7             | _           | ŧ                  | Avançada sobre uma collina ao nord-   |
|                     |                         |       |       |               |             |                    | este de Oeiras.                       |
| 110                 | 1:000                   | -     | _     | 3             | -           | - ,                | Linha estendendo-se sobre a direita   |
|                     |                         |       |       |               |             |                    | desde o n.º 104 até ao forte das      |
|                     |                         |       |       |               |             |                    | Maias.                                |
|                     | 5:350                   | 20    | 48    | 19            | 6           | I                  |                                       |

### Tabus

Brahab do dous, do topo e da atilizas, que printesmete a taba púpulo successo para a campajo de pueção d'Abada (e)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | , -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pape |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bolinto p. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Belacie a. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plethu e punto sempalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Atten de Harlaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8    | (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Refere a. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Quanta de Goddas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Refacts n. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3    | 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bedacts a.* S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5    | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alders e casas affacestan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mediacha a.º 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12   | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reducto n.º 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Casts alignomics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _    | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beinch n.º 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5    | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aldesa e casis aliginentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bedacto n.º 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5    | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Piecka e aldos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _    | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beducto a.º 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5    | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aldera adjacente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _    | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reducto n * 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5    | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Camanhos e casas adjacentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beducto n.º 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 1,550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ "  | 5540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reducto a.* 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6    | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Casas adjacentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . "  | 2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reducto n.º 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - A  | 1550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reducto n.º 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3    | 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9    | 5540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aldeia de Nossa Senhora do Monte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6    | 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reducto n.º 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reducto n.º 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5    | 2047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Casas adjacenies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| The second secon |      | and the same of th |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100  | 5:490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



ste projecto soi posteriormente adoptado, como adiante se verá.

Todas as disposações defensivas de Lesboa, adoptada por erre Belluction, prisseem bem spe e miss annuseri a-होत्यः, इक्षाप्रधिकार्तने क प्राप्तान्न के। न्या हसावत्या, त्रधान्य प्रकार से ntermente decidide a sestentar a defera de Portugit o many a processor of the record a defect on appropriately mous, e purhante a monter de sión portugaire a sua contirada nos crisera a Featiga. La visión par ha (Wedangtia sudays to a fine of their tier 1900 that markets to Geodom per ge às Gia e regnésiones de Lexenda , apparte amento de sus tropes, ১৯৮ দেশতে দি হা নহাধিকলৈ হা ও প্ৰকৃতি লৈ চুন্তু লক্ষ্ম grado rectamos sas cameránas do promeiro de predicido do mie. De laciaterra esperaria elle estilo una religio de latito havandes e um regimento de civiliana. Altanes destacamen tos the taskom professión, guando do Gordiano portos com 🗸 sen eserrato, que aumeroramente fallando enbra a 30x000 tomens, mas que no campo a propri mais destava de 20000, tendo 9:000 no la spital. A is 20 de jaceiro de 1810 estabelechia elle un Viceo, capital da Besta Uta, o seu quartel general. A cavallaria estava por estão arantomolo na Gollega, Prephete, Torres Novas, Celurico e Santarem. O general Hitl tinha ficado em Abrantes com 5:000 melenes e outros tantos portaguezo, formando estes as brancha de um die 14 e 4 e 1 e 10 de infanteria, aquarteladas em Castello de Vide, Crato, Fronterra e Souzel. O nesto da infanteria portugueza achava-se pela maior parte em escalão ao longo do valle do Mondego. Lord Wellington pensava que os francezes nos seus projectos de invadirem Portugal seguiriam a linha da sua direita, on a do norte d'este rio, de preferencia à do centro, ou à do sul, e portanto que atacariam Portugal pelo lado da Castella Velha e reino de Leão, e não pelo da Extremadura e Andaluzia do lado da Mancha, no que se não enganou. Era por então Napoleão quem ainda por mais esta vez dirigia os movimentos do seu exercito na peninsula. Como de ordinario, as soas idéas eram gigantescas e os seus intentos não eram sómente a occupação de toda a Hespanha, mas a de toda a peminsula, para cujo fim lhe era necessario invadir novamente Portugal, e expellir para fóra d'elle os inglezes, poisque Ca-



dix e este reino, onde elles se achavam, eram como taes os unicos obstaculos que verdadeiramente se oppunham áquelles seus intentos, e a esta empreza se propoz portanto decidido. Sendo ephemera a resistencia de Cadix, a guerra contra Portugal era a unica cousa que seriamente lhe restava fazer, de que resultou lançar-se a similhante empreza com o maior empenho.

Formidaveis eram com effeito as forças francezas, que no meado de agosto de 1810 se achavam por então na peninsula, destinadas a effeituar o inteiro dominio do imperador Napoleão n'esta parte da Europa. Estas forças, incluindo a guarda franceza do rei José, andavam por perto de 370:000 homens e 60:000 cavallos, incluindo os de trem. D'este numero 48:000 estavam nos hospitaes, 4:000 achavam-se prisioneiros, e 29:000 empregados em destacamentos: por conseguinte a força disponivel para cercos e operações no campo não era abaixo de 280:000 homens, numero a que de mais a mais acrescia uma reserva de 18:000 homens, proxima a entrar em Hespanha. D'este prodigioso exercito achavam-se destinados para a invasão directa de Portugal o segundo cor-Po, commandado pelo general Regnier; o sexto, commandado Pelo marechal Ney; e o oitavo, commandado pelo general Junot. De todos estes tres corpos foi nomeado commandante em chefe o marechal Massena, condecorado com os titulos de principe de Essling e duque de Rivoli, pelas suas façanhas militares. O segundo e o oitavo corpo já no principio de 1810 se achavam na Castella, e o sexto bem depressa se lhes reupiu, vindo da Extremadura. As tropas francezas, existentes na peninsula, tendo sido reorganisadas em maio d'aquelle anno, a sua distribuição e collocação era no seguinte mez de julho pela fórma seguinte:

# GOVERNOS OU EXERCITOS DE SEGUNDA LINHA

| 1.º Catalunha — 7.º corpo, commandante, o duque de   |        |        |
|------------------------------------------------------|--------|--------|
| Tarento                                              | 55:647 | homens |
| 2. Aragão — 3.º corpo, commandante, o general Suchet | 33:007 | 20     |
|                                                      | 88:654 |        |

| Transports                                                 | 88.654   | homa      |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 3.º Navarra - destacamentos e uma divisão das guar-        |          |           |
| das imperiaes, commandante, o general Reille               | 21:887   |           |
| 4.º Biscaya — destacamentos, commandante, o general        |          |           |
| Caffarelli                                                 | 6:570    |           |
| 5.º Castella Velha, comprehendendo Burgos, Aranda e        |          |           |
| Soria—divisão da guarda imperial e cavallaria, com-        |          |           |
| mandante, o general Dorsenne                               | 10:303   | * 1       |
| 6. Valladolid, etc.—destacamentos, commandante, o          | 0.484    |           |
| general Kellerman                                          | 6:474    |           |
| 7.º Asturias—uma divisão, commandante, o general<br>Bonnel | 9:896    |           |
|                                                            |          |           |
| Total para os differentes governos                         | 143.786  |           |
|                                                            |          |           |
| exercitos de primeira linha .                              |          |           |
| Exercito do sul, composto do 4.º, 6.º e 5.º corpo, debai   | va do es | n contail |
| do marechal Soult                                          | 71:769   |           |
| Exercito do centro, composto das guardas reaes, duas       |          |           |
| divisões de infanteria e duas de cavallaria                | 25:187   |           |
| Exercito de Portugal, composto de uma reserva de ca-       |          |           |
| vallaria e dos corpos 2.º, 6.º e 8.º, commandados em       |          |           |
| chefe pelo marechal Massena 1                              | 86.896   |           |
| O 9.º corpo, commandado pelo general Drouet, conde         |          |           |
| de Erlon, distribuido por divisões ao longo da grande      |          |           |
| linha de communicação de Vittoria a Valladolid             | 23:815   |           |
| Uma divisão, debaixo do commando do general Serras,        |          |           |
| empregada como columna movel para proteger a re-           | 40 cor   |           |
| taguarda do exercito de Portugal                           | 40:605   | •         |
| Total                                                      | 218-272  |           |
|                                                            |          |           |

O marechal Massena, forçado a aceitar o commando en chefe do exercito contra Portugal, ou por coacção ou po

1 O numero dos combatentes do exercito de Massena e Lio variquanto são varios os historiadores que d'isto tratam. Thiers, homes sempre de má fe nas suas asserções, tendo so por fim engrandecer França, sem escrupulisar faltar para isso à verdade, fixa em 66:000 be mens as forças do referido exercito, numero a que ainda abate 16:00 para guarnições, dando sómente disponiveis ao marechal Massena 50:00 homens. Mr. Fririon, que foi chefe do estado maior do referido marecha e que como tal faz muito mais peso nas suas asserções, marca-lhe o nu mero de 67:845; mas como so conta os presentes no campo e o seu en

do-se pessoalmente a um corpo do seu exercito, não era raro encontrar ordens impressas e assignadas pelo commandante d'esse corpo, intitulando-se sempre general em chefe. O sim d'isto era fazer ignorar ás tropas, e até mesmo aos habitantes do paiz, qual era o verdadeiro commandante em chefe do exercito. Este estado de cousas tornava as relações dos differentes corpos difficeis entre si, dando logar a correspondencias cheias de pungentes azedumes e desconhecedoras até do respeito, que sempre se deve ter a uma auctoridade superior: tal era a situação dos espiritos entre os differentes generaes do exercito de Massena, logo no principio das suas operações. Mas antes d'estas começarem no reino de Portugal os francezes tiveram ordem para se assegurarem das Asturias, como effeituaram, segundo já vimos, devendo depois d'isto assegurarem-se tambem das praças da fronteira, das quaes a primeira e a mais importante era seguramente a da Cidade Rodrigo, contra a qual fizeram diversos reconhecimentos, dirigindo tambem differentes intimações ao seu respectivo governador, D. André Perez de Herrasti, militar velho, pundonoroso, de venerando aspecto, cheio de honra e de • bravura: Granada fôra a terra do seu nascimento, como tambem tinha sido a do celebre Alvarez, o bravo e infeliz governador de Gerona, de que já fallámos, e como este começára igualmente a sua carreira das armas nas guardas hespanholas.

Situada ao sudoeste de Salamanca, na margem direita do rio Agueda, e sobre um terreno elevado, a Cidade Rodrigo é tida pelos hespanhoes como praça de terceira ordem. Cercada por uma alta e velha muralha, é dominada ao norte, na distancia quasi de 580 metros, pelo pico de S. Francisco, de que se acha separada por uma outra collina menos elevada, chamada do Calvario. A cidade tem dois bairros, o do poente, que está na margem esquerda do rio, e o de S. Francisco, que é bastantemente extenso. Este ultimo, situado ao nordeste, foi protegido por entrincheiramentos, fortificando-se tambem alguns edificios e conventos, taes como o de S. Domingos e S. Francisco. O de Santa Cruz, que se acha ao nordeste, foi igualmente fortificado, e do lado do rio levanta-

ram-se paliçadas, abriram-se fossos, etc. Todas as avenidas para a praça foram postas a descoberto, construindo-se alem d'isto algumas outras obras. Na falta de armazens e logares à prova de bomba guardou-se a polvora ao abrigo da torre da cathedral, que se reputou ser o sitio onde mais segura podia estar. A população elevava-se a uns 5:000 habitantes, e a sua guarnição a 5:498 homens, comprehendendo a miliera urbana. O guerrilheiro D. Julião Sanches a esta praça se tinha igualmente recolhido com 240 dos seus guerralheiros, para protecção das sortidas que d'ella houvessem de se fazer. Foi ao marechal Ney que se deu ordem de dispor todas as cousas para o sitio da Cidade Rodrigo, sitio que se lhe começou a pór a 25 de abril, fazendo approximar d'ella o general Mermet com duas brigadas de infanteria e uma de cavallana. A 11 de junho Ney investiu formalmente esta praça, a 15 forlhe aberta a trincheira, tendo logar a sua entrega no dia 10 de julho, fazendo a sua defeza honra ao seu governador, o la citado D. Audré Perez de Herrasti, que foi muito elegiado pelo proprio lord Wellington.

Nas mais partes da Hespanha o seu estado militar, amdaque hostil continuasse a ser aos francezes, particularmente n'algumas das suas provincias, não permittia todavia bom resultado. Encerrado como de facto se achava o governo d'aquelle reino n'uma das suas extremidades, como era tadix, onde se refugiára, tornando-se n aquella cidade como um quasi extincto fogo de Vesta, com relação á libertação da patria, a sua aniquilação terra sido prompta, se tão cedo the piofosse em seu soccorro uma parte do bravo exercito luso-britannico. Limitado sómente áquelle espaço, o consetho de regencia só com muita difficuldade e não menor incerteza podia conseguir noções exactas, tanto sobre a situação e numero. dos exercitos francezes, como sobre a situação e numero dos exercitos hespanhoes, os quaes, tão promptos em se distorsarem, quanto em se reumrem de novo, appareciam formados quando menos se esperava, e muitas vezes mesmo em pontos onde a sua existencia se ignorava. Invadida pois a Aisdaluzia, e reduzido o governo hespanhol a smilhante estado.

pareceu, não só aos mais timidos, mas até mesmo aos mais animosos, que, depois de concluida como tinha sido a paz da França com a Austria, não estaria muito longe a epocha do preenchimento das vistas de Napoleão, quanto a ter a peninsula submettida ao seu inteiro dominio. Esta supposição estribava-se em muito bons fundamentos: 1.º, o do reconhecido orgulho do mesmo Napoleão, que o não deixaria desistir de uma empreza como a d'aquella submissão, ainda mesmo á custa da renovação dos incessantes sacrificios de sangue, que a toda a França tão duramente tinha já feito sentir; 2.º, a sirme crença de que, adiantando-se a força do exercito francez para tão longe das fronteiras do seu paiz, necessariamente havia de ser apoiado nos novos e poderosos auxilios que havia recebido, pois era opinião de todos que, depois da citada paz da Austria, não era provavel conservarem-se em ociosidade ingloria os exercitos, que até então tinham sido empregados na guerra contra aquelle imperio. Sobre tudo isto vinha ainda depois o total desalento da nação hespanhola por aquelle tempo, sem esperança alguma de resistencia util, poisque os seus exercitos, constantemente derrotados e no peior estado de disciplina que podiam ter tropas regulares, não davam logar a confiar-se n'elles, tendo até feito esfriar muito sensivelmente as relações da Hespanha com a Gran-Bretanha. Por fortuna dos peninsulares os francezes não tinham recebido tão formidaveis soccorros, quanto com justa rasão se esperava, depois da paz da Austria. O mesmo plano de Buonaparte, com relação á Hespanha, não lhe foi tão profiquo quanto se imaginava, tornando-se em crença geral, durante aquella terrivel crise por que passou a peninsula, que o exercito inglez, reforçado como tinha sido pelo portuguez, sendo ambos elles guiados pelo saber militar de lord Wellington, haviam de mallograr tal plano, e por tanto salvar a mesma peninsula da escravidão a que pela França se achava condemnada.

Convem não esquecer n'este logar que no momento da invasão da Andaluzia os exercitos hespanhoes que a defendiam retiraram-se em tres differentes direcções, a saber: sobre Ba-

daioz, sobre Cadix, e sobre as montanhas de Granada. Os que seguiram a primeira direcção eram mui poucos, e esses mesmos foram-se reunir ao exercito do marquez de la Romana, denominado exercito da esquerda. Sobre Cadix marchou, como já se viu, o duque de Albuquerque com os seus 10:000 ou 12:000 homeus, com que, por assim dizer, sorteára ou bandarilhára o exercito francez: foi pois o exercito do duque de Albuquerque o que teve o nome de exercito do centro. Finalmente os restos do exercito do desgraçado caudilho Areyzaga, escapados da batalha de Ocaña, foram os que tomaram a ultima direcção, e reorganisando-se dentro em poucos dias, debaixo das ordens do general Blake, formaram de novo um exercito de 12:000 a 15:000 homens, que se denominou exercito da diretta. Foi por esta causa que os francezes se dividiram também quasi pelo mesmo modo. Morber marchou com 10:000 ou 12:000 homens sobre a praça de Badajoz; Victor com 18:000 ou 20:000 foi quem directamente marchou sobre Cadix para lhe por cerco; e Sebastiani dirigiu-se sobre Granada com o resto das tropas invasoras. Na serra de Ronda, que fica entre Gibraltar e Cadra, bem como no condado de Niebla, os povos começaram a armarse, seguindo assim os patrioticos exemplos, que para a lihertação da patria lhes davam todas as mais provincias da Hespanha, occupadas pelos francezes, fazendo sobre elles mcessantes correrias e interceptando-lhes as communicações não sendo isto mais do que uma guerra de guerrahas, de quo portanto se não podia esperar hom resultado diante de tropa regular, a qual com o tempo não podia deixar de triumphar. Tudavia foi por esta causa que os francezes se reconceatraram.

Mortier, tendo achado em Badajoz uma resistencia que não esperava, retrocedeu para Sevilha, acossado pela divisão do general Ballesteros, pertencente ao exercito de la Romana, que se postára nas montanhas entre a Extremadura e a Audaluzia, mais como em posição espectante, do que com o fim de operar activamente. Entretanto forçoso é confessar que as forças do marechal Soult, entradas na Andaluzia, quasi quo

nada mais tinham feito do que occupar as suas cidades centraes, taes como Sevilha, Cordova, etc., e fazer o bloqueio de Cadix. As forças que nas suas operações haviam conseguido mais algumas vantagens eram as do general Sebastiani, destacadas contra o reino de Murcia. Não é do nosso intento detalhar por miudo todos os pequenos choques, marchas e contramarchas que os francezes fizeram, tanto na Andaluzia propriamente dita, como nas mais provincias meridionaes da Hespanha, bastando-nos sómente dizer que alem dos districtos que se achavam em insurreição, faltavam ainda aos francezes, para inteiramente occuparem a mesma Andaluzia, quasi todas as cidades da beiramar, desde Cadix até Malaga, porque absolutamente lhes não chegavam as tropas para uma total occupação. As forças hespanholas da citada provincia da Andaluzia, alem das da insurreição, que rigorosamente fallando não podiam ser calculadas, consistiam na divisão de Ballesteros, existente no condado de Niebla, a qual se calculava em 4:000 para 5:000 homens, e depois d'ella na guarnição de Cadix, que com o tempo se elevára a 15:000 homens e cousa de 10:000 inglezes, em que entrava o regimento portuguez de infanteria n.º 20. Alem d'estas tropas havia mais a guarnição de Gibraltar, que apoiava aquellas. Quando a divisão de Sebastiani entrou ultimamente no reino de Murcia, o general Freire, que então commandava o exercito que tinha sido de Blake, chamado a Cadix pelo conselho da regencia, quando n'aquelle reino o seu dito exercito se achava em organisação, julgou, sem embargo da igualdade das suas com as forças d'aquelle general, não estar no caso de se bater com elle, qualquer que fosse o motivo que para isso tivesse, de que resultou reforçar com uma parte da sua tropa a guarnição de Carthagena, e retirar-se depois com o resto d'ella sobre Murcia, e de lá sobre Alicante, praça que então se achava muito bem fortificada.

Quanto aos exercitos hespanhoes de Valencia e Catalunha, é um facto que elles se achavam em opposição ao terceiro e setimo corpo dos francezes, cujas operações poderam por algum tempo ser paralysadas por aquelles, mas não por modo

tal, que estes com o tempo não podessem sair vencedores. O general Suchet tentára invadir o remo de Valencia; mas achando por então os seus defensores mais dispostos a resistir-lhe do que pensara, teve de retirar-se novamente para o Aragão, tanto porque não levára os preparativos necessarios para sitiar regularmente uma cidade tal como aquella, como por lhe faltar a cooperação de alguma outra divisão franceza, que elle provavelmente esperava, e que não compareceu em seu auxilio. Computavam-se em 10:000 homens as tropas disciplinadas hespanholas, que por então se achavam no reino de Valencia, estando em communicação com as differentes partidas patrioticas, que corriam pelo dito reino de Aragão e pela Mancha, e com o corpo de tropas, que debaixo das ordens de Bassecour, occupava Cuenca, e se la diariamente engrossando, com grave prejuizo das communicações dos exercitos francezes. Quanto á Catalunha, chremos que este principado foi por aquelle tempo o theatro das mais interessantes operações militares, sobretudo attendendo-se a que desde o principio da revolução da Hespanha se achavam occupadas pelos francezes as cidades de Barcelona e Figueras; que Gerona, depois de resistir heroicamente por espaço de oito mezes, fôra obrigada a render-se aos situantes, sem que o general Blake, seguramente um dos mais habets e activos generaes hespanhoes d'aquelle tempo, podesse jatisus juntar um exercito sufficiente para devidamente a societtes. Hostalrich, Tarragona e Tortosa, amda por então resistam: mas suppunha-se que a sua entrega era questão de tempo. particularmente depois das ordens de Napoleão para 😽 activarem os cercos contra ellas. Quanto ao Aragão, não se podia contestar a preponderancia que n'elle tinha ja alcançado o exercito francez do general Suchet.

Na Navarra e na Biscaya tinham por si igual fortuna as forças inimigas. Na Castella Nova era onde os franceses se reputavam mais fracos, em rasão de a terem desguarmendo, para augmentarem o exercito que entrára na Anduluxia. Quanto á Castella Velha, era esta a provincia da Hespanha que mais tinha experimentado os estragos da guerra. e por

conseguinte aquella que se achava em mais deploravel estado. O principado das Asturias e o reino de Leão tinham por varias vezes sido já invadidos pelas tropas francezas, saídas da Castella Velha, para onde depois retrocediam, para se não asstarem demasiado do centro das suas operações. O reino da Galliza, que desde a sua evacuação nos primeiros mezes de 1809 se tinha conservado inteiramente livre, era o que pela sua parte ia fornecendo mais abundante numero de recrutas ao exercito da esquerda. Entretanto o general Mahi havia declarado que se retiraria para a Corunha, logoque o ogeneral Bonnet passasse as fronteiras das Asturias para o o dito reino. Por outro lado os gallegos, tão pouco dispostos se achavam para se bater, que o general Contreras tinha por habito mandar para as terras, que deviam fornecer os seus contingentes, columnas moveis, acompanhadas de um algoz para punir os refractarios. Apesar d'esta severidade, e sem embargo tambem do dinheiro e das armas que a Inglaterra tão amplamente mandára para a Galliza, este reino era todavia o que de facto menos se prestava a coadjuvar a libertação da patria. Na Extremadura o exercito do duque del Parque, de que o marquez de la Romana assumira o commando, que alcançara da junta que em Sevilha substituíra a junta central, depois que esta se retirára para Cadix, havia-se elevado ao numero de 15:000 homens, depois que se unira a Ballesteros, apoiando-se na praça de Badajoz; mas este exercito nada mais fazia que uma guerra de guerrilhas desde Albuquerque alé Ayamonte, e isto mesmo fazia elle por se achar até certo tempo apoiado na divisão luso-britannica do commando do general Hill, e no refugio que Portugal igualmente lhe offerecia na praça de Campo Maior. Era pois um facto que o aspecto dos negocios da guerra da Hespanha contra os francezes continuava a nada ter de esperançoso no começo do anno de 1810, tendo-se por certo o triumpho do inimigo, inclusivamente na propria cidade de Cadix, quando esta por si não tivesse o efficaz auxilio da divisão luso-britannica, que fazia parte da sua guarnição.

Para compensação d'este mau estado dos negocios da romo 11-2.º rpoc.

perma em Cestanna, com rusos corpos de guerrilhas iam cada for mais apparecessor por quasi todas as proximicias d'agnélie rents, havends aunt « autorités que se juntavam a saunhantes nergos para tão as ererera de forne, haverado culture pile bissis - me-mo cara - viagarem dos excessos que les franceses remandrates por meso das suas columnas. moves, como ja sistem o. Deseguado dar a este genero de guerra a mause estatesão provenet, a regencia estabeleceu se-Crefamente em cula provincia quatas de guerrillas, a quem manifica reside em occares seguiros os uneres e aprovisionamentos assessaras para a magnitenção dos mesmos guerribas. Cheraran sie a haver mojectures e pagadores de disfraction, equilibrio peine dicarro do esercito, que se acias am mais perto dos respectivos logares, tendo por incumbencia tresar e dimer todo quasto era relativo a disciplina e pagamento das sobrebt is guerrilhas. Districtos havia que eram encarrezados de fornecesesa uma certa quantidade de viveres, proporcionada a sua producção. Finalmente cada provacca era davidala em tres partes, devendo fornecer, segundo a sua população, sete, osto e nove esquadras de certa força urregular, e obrarem todas em corpo cerrado, quando as circumstancias o exigissem. Desde então estes corpos tornaram-se cada vez mais moommodos para os francezes, a quem às vezes causavam sensiveis perdas e transformos graves. Os paizanos de Murcia, ligados com os de Granada e Jaen, fizeram a guerra nas montanhas da Andaluzia. Franquisette e Palaréa perseguiram o inimigo nas vizinhanças da Cidade Real e de Toledo, na Mancha: o Principe, Saornil, e João Abril, descendo as montanhas Carpentino, algumas vezes pelo lado de Segovia, e outras pelo lado de Madrid, arrebataram comsigo pequenos postos francezes perto da capital, e chegaram até a matar o governador de Segovia às portas mesmo d'esta cidade. Pelo outro lado de Madrid o Empecinado com 4:200 de infanteria e cavallaria assenhoreou-se das montanhas acima de Guadalaxára, chegando mesmo n'algumas vezes a combater nas planicies. Espoz e Mina tornára-se temivel na Navarra. Longa e Campillo, á testa de 2:000 homens, fatigaram os

francezes na Biscaya e vizinhanças de Vittoria, sendo a communicação entre estes bandos e o Empecinado mantida pelos guerrilheiros Amor, Merino e o irmão Serpa, os dois primeiros pelo lado de Burgos, e o ultimo pelas montanhas de Soria.

Immediatamente à Biscaya, ou no principado das Asturias, Esquaidron inquietava os flancos e a retaguarda de Bonnet, en tre Santander e Oviedo, obrando de concerto com Campillo Por um lado e com Porlier por outro. Este constantemente inquietou os francezes nas Asturias pelas suas emprezas, lançando-se umas vezes nas montanhas que bordam a Galliza, e Outras vezes embarcando-se na Corunha. Todos os seus postos de communicação e correspondencia os francezes tiveram de fortificar para reprimirem estes bandos, a quem mataram muitos dos seus membros e intimidaram outros. Postoque sem regras algumas de estrategia, esta guerra de guerrilhas não incommodava pouco o inimigo, como se vê da seguinte carta, dirigida por um soldado francez a seu pae: «Temos em Posso poder, dizia elle, Sevilha, Saragoça, Burgos, Valencia e muitas outras cidades; porém nada d'isto importa aos hes-Panhoes, que se retiram ás suas malditas montanhas, o que Pos causa muitos trabalhos, porque apenas estamos em uma Parte, apparecem logo em outra, achando-os adiante, atrás por todos os lados. Nada podemos acabar com umas gentes Tão barbaras como são os hespanhoes, porque nas tres quaras partes dos povos nos sacrificam a todos. Somos mui des-Raçados n'esta maldita Hespanha; não podemos aboletar-nos m casa alguma, sempre em campo descoberto, estropeados Pela fadiga dos maus caminhos, que temos de passar por estas alditas montanhas. Os calores nos assam e as noites são escas; sempre álerta ou sobre as armas, e sempre tão ex-Postos em uma paragem como em outra». Entretanto forçoso dizer que nem todos os corpos de guerrilhas mostraram Ser as suas vistas a salvação da patria, havendo alguns que com este pretexto tiveram sómente por alvo roubarem os seus compatriotas, como era bem de esperar da indole e genio de similhantes tropas. Alem d'isto acrescia mais que, não tendo ellas organisação, nem meios alguns de participar ao seu governo o bom ou mau successo dos seus feitos militares, a sua guerra era inteiramente despida de plano ou systema regular de campanha com certo e determinado fim, não sendo portanto o seu auxilio senão muito secundario na luta travada contra os francezes.

Se depois do estado da Hespanha se passa a examinar agora. o da Inglaterra por aquelte mesmo tempo, ver-se-lia que o seu aspecto também nada tinha de lisonjeiro. A opposição parlamentar continuava eloquente e forte, aggredando de 🗢 bridamente o governo e lancando-lhe incessantemente em rosto o nenhum effeito dos desesperados incios a que recorria para a sustentação da guerra da peninsula. As parvões partidarias da opposição, blasphemando sempre contra o ministerio no auge dos seus mais pungentes, ridiculos e degradantes vituperios, sem os seus membros a nada mais attenderem do que aos seus fins políticos, tornavam a Inglaterra indecisa, e escandalisavam também Portugal, a quem igualmente offendiam, pagando-lhe assim com bem acerbos sarrasmos os enormes sacrificios que estava fazendo, e as mimensas calamidades por que estava passando, para de concueso com a sua independencia, defender a todo o transe os uteresses e bem estar dos inglezes!. Este estado de couss loi seguramente uma das maiores difficuldades que lord Wellington teve por aquelle tempo a vencer. Pela sua parte oministerio britannico, fiado na maioria que por 😽 tinha, timbem nenhuma duvida punha em destruir com falsidades e 🖦 ganos os erros e exagerações, que em sentido contrario lhe

Ainda a pag. 20 e seguintes da Boyal military chromole, do mez de novembro de 1810, se leram as mais exageradas, falsas e insultantes un putações feitas ao governo e exercito portuguez, não obstante os ekcom que lord Wellington tinha ja dirigido ao mesmo exercito depois da betalha do Bussaco, circumstancia que levou o major de engenheiros los Maria das Neves Costa a responder-lhe em desaggravo da officia problemado o Elogio da nação e do exercito portuguez, obra que merca a menção honrosa que se lou no n.º 12 do Investigador portuguez.

oppunham os seus adversarios, em vez de sinceramente esdarecer, como devia, a opinião publica com a fiel narração do que se estava passando. Bem longe d'isso cada vez a obscurecia mais, annunciando os seus jornaes com o maior descaro successos e combates que não tinham tido logar, imaginando operações em que nunca ninguem pensára, e finalmente dando como tomadas praças que se não haviam atacado, ou alardeando victorias que jamais se tinham conseguido. Segundo taes jornaes, a peninsula não podia com o peso dos exercitos hespanhoes e portuguezes; a laxidão, o roubo e a violencia eram os caracteres distinctivos dos exercitos francezes, que despreziveis e insignificantes antes da Victoria, passavam depois d'ella a ser numerosissimos, para se alardearem os relevantes serviços dos vencedores. Ainda mais: os proprios membros do parlamento, que mais priva-Vam com o ministerio, não se pejavam de contar as mais increditaveis historias, vindo assim o espirito da cabala e da Intriga dar apoio ao espirito de partido, suffocando por este odo ambas aquellas cousas as vozes da rasão, da verdade 6 da justiça.

Sobre estas difliculdades acrescia por certo a maior de toas, que era a da extrema falta de dinheiro, vendo-se o paiz nundado de papeis, sem nenhum metal em giro. O systema Continental de Napoleão opprimia cada vez mais o commer-Cio, tornando-se o cambio sobre Inglaterra cada vez mais alto, a par de um systema de finanças inteiramente ficticio, Que affectando a todos, não podia deixar de se fallar n'elle parlamento, de que resultou recorrer o governo a quantas Tapaças pode para illudir estas questões financeiras. As particulares circumstancias da guerra tinham dado á Inglaterra o commercio maritimo do globo inteiro fóra da Europa, de que resultava assirmarem os ministros que o paiz se achava no mais alto grau de prosperidade, isto quando n'elle se faziam despezas taes como em nenhum outro seculo se tinham visto. Onze guinéos de premio dava o governo inglez a cada individuo que passava das milicias para a primeira linha, e dez aos que se alistavam nas milicias: por esta forma tinha

i masmo governo feito passar para o exercito 24:000 hoas, desde o começo do anno de 1809, no qual esta meauga fora sanccionada por um acto do parlamento. Vé-se por conseguinte que emquanto cada soldado inglez de primeira inha custava ao governo britannico onze guinéos de premio dez cada um de milicias, em Portugal tinha elle uns e ouros soldados gratuitamente. Ora sendo a força portugueza le primeira línha a quem a Inglaterra pagava de 30:000 hoens, só n'este ponto lhe poupou o governo portuguez a ravada somma de 330:000 libras, não fallando na importania que lhe deviam occasionar as reparações das perdas que r'esta mesma força houve durante os restantes annos da erra. Se depois d'isto se attender a que o numero das esas milicias fora de 50:000 homens, geralmente fallando, ella verba se acrescentará ainda mais a de 500:000 libras, portancia do premio que teria de pagar pelo alistamento e outros tantos soldados d'esta arma no seu proprio paiz, onde com directa relação á guerra lhe prestariam menos servico, do que as nossas milicias lhe prestavam em Portugal, movendo-as os seus generaes tanto a seu arbitrio como se fossem inglezas. Póde portanto dizer-se que no lim da guerra Portugal não poupou menos de um milhão de libras ao thesouro britannico, só pelo lado dos premios do seu alistamento militar, sendo-lhe isto galardoado, alem dos mais serviços que prestára á Gran-Bretanha, com a constante opposição do seu ministro em Hespanha ás pretensões que à regencia d'este paiz tinha a princeza do Brazil, D. Carlota Joaquina; com a desmembração ou perda da praça e comarca de Olivença, sanccionada pela mesma Gran-Bretanha na sua paz de Amiens; com a occupação violenta de Goa, Damão e ilha da Madeira, effeituada pelas suas tropas, sem previa annuencia ou participação alguma feita ao governo portuguez; com a sua não menos energica opposição á occupação de Montevideu, que a côrte do Rio de Janeiro pretendeu por aquelle tempo effeituar; e finalmente com os enormissimos damnos que fez á industria, commercio e navegação portugueza, tanto com o seu para sempre ominoso tratado de commercio de 19 de fevereiro de 1810, como pelo escandaloso apresamento dos navios portuguezes, feito pelos seus navios de guerra nos annos de 1807 e 1808.

Á vista pois d'isto não admira que o principe regente de Portugal, vendo a perenne contrariedade do governo britan. nico d'aquelle tempo para com elle, começasse em represalia a conceber despeitado uma profunda aversão contra a côrte de Londres, que tão ingratamente lhe pagava os relevantes serviços, que já lhe tinha feito e ainda estava fazendo na sua guerra contra a França, com grave sacrificio da sua propria dignidade e da da nação que regia. O certo é que o principe acreditou que a Inglaterra era o unico obstaculo que se oppunha a que a princeza sua esposa fosse nomeada regente da Hespanha, aindaque condicionalmente e subordinada, como não podia deixar de ser, á volta de D. Fernando VII para o seu paiz. É esta uma questão de mera opinião, mas cremos que n'esta parte a politica britannica se desviou do bom caminho. Parece-nos incontroverso que a Inglaterra nada teria perdido com a influencia que a casa real de Bragança podesse vir a ter na peninsula com a escolha da princeza D. Carlota Joaquina para regente da Hespanha, particularmente attendendo-se a que todas as regencias que ali se nomearam, e até mesmo as côrtes de Cadix, foram sempre no fundo do seu coração mal intencionadas para com a Gran-Bretanha. Com a regencia da referida princeza a Inglaterra teria provavelmente obtido um vantajoso tratado de commercio com as colonias hespanholas, livre de todas as incertezas da revolucão anarchica, que n'ellas provocou e de facto se estabeleceu, sendo aliás destructiva, como até certo ponto foi, tanto da felicidade das referidas colonias, como da prosperidade do proprio commercio britannico. Mas o que ainda era mais importante, a Inglaterra teria até mesmo alcançado a sua desejada permissão de disciplinar as tropas hespanholas por officiaes inglezes, subordinando-as aos seus generaes, e por conseguinte a peninsula teria sido talvez dois annos antes evacuada pelas tropas francezas, e por fim D. Fernando VII, entrando no governo da Hespanha, restricto a certas conditeria dissolvido as córtes de Cadix, como depois interramente senhor de si, perseguindo como tal os libero emquanto the durou a vida, o que os ministros inglezes eceram ver por então com prazer, ou pelo menos com a or indifferença. Alem do exposto o Brazil conservar-se-ía i perigo de tambem lavrar n'elle o incendio revoluciona-, e o principe regente não receiaria, tanto como depois repui, deixar a America, concluida que foi a guerra com a nça no anno de 1814, resistindo vigorosamente às instanque para similhante fim a mesma Gran-Bretanha lhe fez, lo-as na conta de maís uma pava cilada política, que o mierio inglez lhe queria armar, para mais seguramente the levar o Brazil.

'ndo isto são cousas de mera opinião, repetimos novae; mas é fóra de duvida que a Gran-Bretanha se temen aquelle tempo da reunião das duas monarchias, portuza e hespanhola, sendo só por esta circumstancia que camente se pode explicar a falta de resposta do marquez de Mesley a todas as requisições que lhe fez, e notas que he irigiu o embaixador de Portugal em Londres por espaço de dois annos continuos, é sempre sem resultado algum. É tambem negocio de opinião, mas de uma natureza decisiva e que muito influiu nas cousas que depois se passaram, o mallogrado desejo, ou mesmo talvez phantasia, que o principe regente de Portugal concebeu de ter como embaixador inglez na sua côrte o individuo que só tinha n'ella o caracter de ministro plenipotenciario. É difficil descobrir a causa por que o ministerio inglez constantemente se oppoz por espaço de cinco ou seis annos a um pedido de tão pequena monta. É de crer que n'este grande empenho da côrte do Brazil tivessem muita parte as solicitações de lord Strangford, que era o dito ministro plenipotenciario no Rio de Janeiro por parte da Gran-Bretanha. Mas não cremos que isto fosse motivo bastante para se contrariar ao principe regente de Portugal um desejo, que tão pronunciadamente manifestava sobre este ponto. Admittindo-se que as causas d'isto fossem com effeito as referidas solicitações, o remedio era chamar lord Strangford, removen-

do-o da côrte do Brazil para qualquer outra, quando de proposito se lhe quizesse humilhar a sua ambição. Se o principe instava, como na verdade instou, convinha satisfaze-lo, para se não exporem ás funestas consequencias, que podiam bem resultar da recusa, que a uma tal insignificancia systematicamente se lhe fez, sendo isto uma cousa que forçosamente o havia de desconceituar entre o corpo diplomatico da sua mesma côrte. Tendo portanto o principe regente ordenado ao seu ministro em Londres a apresentação das suas credenciaes como embaixador, e tendo estas sido acceitas pelo governo britannico, e ao mesmo tempo recusando-se a reciprocidade a lord Strangford, uma eterna rixa se seguiu d'aqui, rixa que posteriormente introduziu o constante mau humor em todas as negociações pendentes entre as duas côrtes. O certo é que este negocio foi mais um d'aquelles que claramente fizeram ver ao principe regente de Portugal a pouca nenhuma consideração que em Londres se tinha para com a sua pessoa, cousa que, como era bem de esperar, muito Profundamente e com toda a rasão lhe offendeu o seu amor **Proprio**, e inteiramente lhe patenteou a dura ingratidão do governo inglez para com elle, podendo como tal occasionar algum grave transtorno no regular andamento da guerra da peninsula, o que felizmente não teve logar.

FIM DO SEGUNDO VOLUME DA SEGUNDA RPOCHA

|  |   | • |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   | - |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | • |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

## CORRESPONDENCIA

Havida entre o auctor d'esta obra
e o sr. tenente coronel de artilheria, Joaquim da Costa Cascaes, originada
por algumas asserções, contidas a seu respeito
na introducção de que o antecedente volume é precedido

Ill.<sup>mo</sup> e ex.<sup>mo</sup> sr. Joaquim da Costa Cascaes. — Na carta que v. ex. a teve a bondade de publicar nos jornaes, sendo a mim dirigida com a data de 27 do mez proximo findo, carta que só hontem avulsamente recebi impressa, sendo-me enviada pelo correio geral, busca v. ex.ª mostrar a exageração que pela minha parte houve, quando na introducção á minha Historia da guerra da peninsula computei em 4:4645000 réis a verba que durante o espaço de cinco annos e dois mezes o governo despendeu com v. ex.a, sem nenhum proveito, para por conta d'elle lhe escrever uma historia com o mesmo nome, ou da mesma natureza que a minha. A vista pois do que v. ex.ª expõe na sua dita carta, nenhuma duvida tenho em abater na referida verba: 1.°, os 60\$000 que v. ex.ª diz ter-lhe eu carregado a mais no seu respectivo recebimento; 2.º, os 740\$000 réis, correspondentes aos trinta e sete mezes por que v. ex.ª recebêra de menos na dita prestação de 605000 réis em cada um dos referidos mezes a quantia de 205000 réis, para, em conformidade com o seu pedido, lhe serem restituidos, quando entregasse o primeiro volume da sua historia, restituição que nunca teve logar, porque tambem nunca se effeituou a referida entrega. Quanto á verba

do ajudante a quem v. ex.\*, para supprir as suas faltas no collegio militar, pagou, não a quantia de 126000 réis, como v. ex.ª diz na sua dita carta, mas sómente a de 105000 reis, se é que n'isto me não enganaram, peço a v. ex.º que o não confunda com aquelle official de caçadores, que na escola do exercito foi posto debaixo das ordens de v. ex.\*, vencendo os citados 125000 réis por mez de gratificação, a qual no tim de cinço annos e dois mezes perfaz o total de 7448000 reis, que o estado com elle despendeu, tirando d'isto a mesma vantagem que tirou da commissão de v. ex.\* Subtrahindo pois n'estaconformidade sómente 8005000 réis da supradita verba de 4:4645000 réis, em que calculer a despeza que o governo fizera com v. ex.º e o ajudante a que me referi, tenho que as sommas restantes de 2:9205000 reis, vencida esta por v. ex.3, e a de 7445000 reis, vencida pelo dito ajudante, ou a total de 3:7145000 reis, vencida entre anibos, e a que verdaderramente for despendida pelo thesouro publico para obterda penna de v. ex.4 a obra que se desejava, parecendo-me que nenhuma das mais allegações de v. ex.º contra o que ou disse me levam a alterar cousa alguma.

Não julgo que a citada despeza dos 405000 reis mensaes. ferta por v. ex.º com o ajudante, que no ensino do collego militar suppria as suas faltas, nem a que fez com a comera de impressos e manuscriptos, e nem finalmente com as suas allegadas jornadas possam eliminar um so real para metro nos 605000 reis mensaes, que durante os primeiros dos mnos da sua commissão y, ex.º recebeu do thesouro publico, nem nos 405000 réis que também mensalmente se lhe pagaram durante os tres subsequentes annos e um mez, que áquelles dois annos se lhes seguiram, porque, se me e permittida a comparação, a commissão litteraria de v. ex.\* e a dos mais escriptores subsidiados pelo governo são uma especi - de empredada, em que o mesmo governo nada fem, tanto com as despezas que os referidos escriptores hajam de fazer, para o cabal desempenho da sua commissão, como com o que gatam, quando commettem a outrem o trabalho que thes 🖼 posto a seu cargo. Se o argumento que v. ex.º n'este sentido

apresenta lhe devesse aproveitar, o mesmo poderiam fazer igualmente os mais escriptores, e n'este caso a sua prestação desceria como a de v. ex.ª a muito menos do que v. ex.ª lh'a parece computar. Era isto o que tambem v. ex.ª deveria praticar com elles; mas não obstante tenho por inadmissivel o argumento de v. ex.ª sobre este ponto. Julgo tambem que se o escriptor subsidiado pelo governo para lhe escrever qualquer obra litteraria é empregado civil ou militar, a commissão de que se encarrega, alheia como é ás funcções do seu emprego, não o póde dispensar das obrigações d'este, porque se cumulativamente lhe não é possivel desempenhar uma e outra cousa, vencendo por ambas ellas, n'este caso não deve aceitar tal commissão, attenta a impossibilidade do seu desempenho. Á vista pois d'isto, julgo que o argumento. de v. ex.a sobre este ponto nada colhe tambem para o sim com que o apresenta.

O dizer eu que o governo cousa alguma obteve com o despendio que sez com v. ex.ª para lhe apromptar a obra historica que lhe confiou, não póde ser contrariado com a outra allegação que v. ex.ª apresenta, quando nos diz ter feito juntar dezenas de milhares de documentos (os quaes melhor lhe fora apresentar em numeros exactos, do que no sentido vago em que o faz, para se não dizer haver n'isto uma exageração tanto ou ainda mais grave do que a minha), porque juntar ou fazer juntar documentos não é escrever a historia que se desejava, parecendo-me portanto que a minha asserção subsiste n'este caso em toda a sua plenitude. Verdade é que v. ex. póde allegar que os seus dois relatorios e as suas dezenas de milhares de documentos, se não são um serviço directo para a referida obra, são-no indirecto para ella se conseguir. Poderá ser isto assim; mas o certo é que nem as taes dezenas de milhares de documentos aproveitaram nas mãos de v. ex.<sup>2</sup>, nem até hoje me consta que tambem tenham apro-Veitado nas de qualquer outro escriptor: o que quanto a mim Posso assirmar asouto é que nunca os vi, nem tão pouco sei onde param, apesar da grande importancia que v. ex.ª lhes dá e do avultado numero em que tambem os computa. Mas

da in proficuidade é a propria pessoa de v. ex.ª quem inctamente nos dá provas, quando confessa ter pedido ao nisterio da guerra, que da sua prestação mensal de 60,5000 3 se lhe reservasse a de 20,6000 réis, igualmente mensaes. 'endo ser d'este desfalque indemnisado, logoque effeituasse ntrega do primeiro volume da sua historia, tendo por contrinte os ditos 605000 reis por paga superior, segundo ece, ao merito do seu trabalho preparatorio para o dito neiro volume. Creio pois que todos me relevarão o erro calculo em que n'esta parte cai, porque só por milagre alan se podia lembrar de ser v. ex. \* o proprio, que tivesse por erior ao seu trabalho a prestação que recebia do governo n o desempenho da commissão que lhe confiára, cousa que outro lado lhe honra muito o seu espirito de justica. Apesar do exposto, compre-me acrescentar que nunca foi meu intento, nem ainda presentemente o é, denegrir na 3 pequena cousa o merito dos trabalhos de v. ex.", sem irgo de os não ter visto, nem o da pessoa de v. ex.<sup>3</sup>. s pão me acompanhou no que de v. ex.º disse na minha

a não de os não ter visto, nem o da pessoa de v. ex.ª, o não me acompanhou no que de v. ex.ª disse na minha ma introducção a mais pequena idéa de malevolencia, para a qual não tinha de v. ex.ª motivo algum, sendo eu o proprio que, reportando-me ao que de v. ex.ª tenho ouvido dizer, o reputo um dos distinctos litteratos da nossa epocha, convencido de que, se não levou ao cabo a sua commissão, caso de força maior lhe obstou a isso, o que todavia não destroe a minha proposição, nem v. ex.ª a combate directamente, de que no fim de cinco annos e um mez de subsidio, gasto pelo governo com v. ex.ª e com o seu ajudante (aquelle a que acima me referi), não pôde elle governo obter a obra que desejava, sendo sómente isto o que eu pretendi demonstrar, tendo por secundaria a fixação certa da despeza perdida pelo mesmo governo, quanto á commissão de que v. ex.ª se encarregou.

Concluindo, tenho a honra de me assignar de v. ex.º respeitador e servo.

Lisboa, 6 de setembro de 1871. — Simão José da Luz Soriano.

Sentimos que nos falte a permissão que desejavamos para publicarmos na integra, como era da nossa intenção, a carta que recebemos do sr. tenente coronel Cascaes, em resposta à que acima se acaba de ler, allegando-se para tal recusa o dever-se reputar como de caracter particular a correspondencia que houve entre mim e s. ex.a, depois da carta que me dirigiu impressa em 25 de agosto ultimo. Sendo pois do dominio publico o primitivo debate que entre nós houve, temos por inadmissivel uma tal allegação, parecendo-nos forçoso que pela nossa parte exponhamos ao publico as rasões que tivemos, tanto para modificarmos o que com relação a s. ex.ª tinhamos dito na introducção á nossa Historia da guerra da peninsula, como para insistirmos n'aquillo em que nos não davamos por convencidos. De seis artigos se compõe portanto a resposta que por s. ex.ª nos foi dada em 21 do corrente. No 1.º diz s. ex.ª que não foi de 105000 réis, mas sim de 125000 a gratificação que dava ao individuo, que no ensino do collegio militar ia supprir as suas faltas; no 2.º, que o official que na escola do exercito se achava encarregado de receber e coordenar os documentos, que para ali enviava do archivo geral do ministerio da guerra, nem estava ás suas ordens, nem jamais recebeu gratificação alguma; no 3.º, que não ha exageração, quando affirma ter mandado para a escola do exercito dezenas de milhares de documentos, o que aliás se não deve entender por classifica-los, mas sim por apartalos em globo e faze-los ajuntar em um ponto; no 4.º, que são verdadeiras as despezas feitas por s. ex.ª com transportes, compra de obras, etc.; no 5.º, que julga ter o sr. Latino Coelho mandado ir da escola do exercito os documentos que lhe pareceram mais importantes, bem como os 4:000 bilhetes, contendo os extractos de taes documentos, algumas cartas e um catalogo dos manuscriptos e impressos das obras relativas à guerra da peninsula, de que obteve noticia haver em Portugal, Hespanha, França, etc.; no 6.º, finalmente, que a remessa feita para a escola do exercito dos documentos, que para ali mandára do archivo geral do ministerio da guerra, e os 4:000 bilhetes dos já citados extractos, a par de algumas cartas e do referido catalogo, são trabalhos que se não podem dizer inteiramente inuteis, como por nós foram classificados, tendo por menos justo o conceito que d'elles assun fizemos.

Em replica à citada carta que de s. ex.ª recebemos lhe dirigimos portanto uma outra do teor seguinte:

Iil.<sup>mo</sup> e ex.<sup>mo</sup> sr. — Quando pelas quatro horas da tarde de hontem cheguei a minha casa, vim achar n'ella a carta que com a data de 21 do corrente mez v. ex.ª teve a bondade de me dirigir, em resposta á que eu lhe enviei na data de 6 tambem do corrente. Pela sua dita carta trata v. ex.ª de rebater. ou antes de attenuar o que eu na minha lhe dizia, em resposta à que pela imprensa v. ex.4 me havia dirigido em 25 de agosto proximo findo. O que v. ex.º me expõe na sua dita carta de 21 do corrente são argumentos de consideração secundaria, que por modo algum destroem a fundamental proposição que emitti, de que, tendo v. ex.º recebido do estado durante cinco annos e um mez a quantia de 2:9205000 reis, para lhe escrever uma historia da guerra da pentusula, no fim d'aquelle tempo v. ex.3 rescindiu o seu respectivo contrato, sem nodo lhe apresentar da referida historia, de que resultou perder o mesmo estado a somma que despendera.

Julga-me v. ex.º injusto para comsigo o não the haver en tomado em consideração a importancia dos trabalhos preforatorios a que se entregára para o desempenho da sua commissão, trabalhos que consistiram principalmente em extremar no antigo archivo do ministerio da guerra, quando exista no pavimento terreo do palacio da Ajuda, as suas dezenas do milhares de documentos, enviados por v. ex.º para a escola do exercito. Mas como podia, ou posso eu elogiar os trabalhos de v. ex.º a tal respeito, se eu não vi então, nem tenho visto depois taes documentos? Se desconheço a sua importancia, e se nem ao menos sei onde actualmente param, iguorando não menos que tenham servido a alguem para alguma cousa o Devo eu porventura elogiar como canhecida por mim uma cousa que effectivamente não conheço? Pois sendo v. ex.º a

parte interessada n'este negocio, pode-me chamar injusto por não reproduzir nos meus escriptos o bom conceito em que v. ex.<sup>a</sup> tem os seus proprios trabalhos? Estaremos ainda hoje no tempo de se jurar cegamente nas palavras do mestre? Creio que se tal fizesse, com rasão me accusariam de vendido a parcialidades, e o meu credito como historiador padeceria consideravelmente no publico, tendo-me com justa causa como filiado na sociedade do elogio mutuo, a que não pertenço.

O conceito que assim se fizesse de mim seria tanto mais verdadeiro, quanto que na primeira parte da synopse impressa dos documentos, enviados para a Torre do Tombo pelo sr. major Claudio de Chaby, se diz a pag. xv dos seus respectivos Preliminares, com relação aos documentos collegidos por v. ex.<sup>a</sup>, o seguinte: «A pretexto de serem consultados para estudo historico os documentos relativos á guerra da peninsula, existentes no archivo geral do ministerio da guerra, consulta que bem e com os devidos proveitos poderia ali mesmo realisar-se, como em estabelecimento de tal ordem por toda a parte sempre e cautelosamente se pratica, permittiu-se a extracção dos ditos documentos para a escola do exercito, para onde em sete ou oito carradas foram transportados. Sem que, por motivos de que n'este logar nos não cumpre tratar, aproveitasse aquella extracção para o fim, aliás importante, que lhe fôra pretexto, e para o qual infelizmente se levára a effeito, só importou ella para o malaventurado archivo nefasto acrescentamento de desordem e destruição. Comprova esta melancolica verdade a official correspondencia que ao diante entendemos dever inserir, não só por dizer respeito ao assumpto de immediato interesse do archivo geral, de que nos occupâmos, mas por conter proveitoso exemplo, acaso tendente a evitar no futuro desordem e destruição similhantes ás de que fazemos penosa allusão».

Este juizo do sr. major Chaby é effectivamente corroborado pelo seguinte officio:

Ministerio da guerra — Repartição do gabinete. — Constando a s. ex.<sup>a</sup> o ministro da guerra, que o tenente coronel 7010 II - 2.<sup>a</sup> 1270c.

de artilheria, Joaquim da Costa Cascaes, quando foi exonerado do cargo que lhe havia sido commettido de escrever a Historia da guerra peninsular, deixara ficar na escola do exercito, em uma casa em condições pouco favoraveis para serem arrecadados, os documentos e mais papeis que deviam servir para o esclarecer na elaboração d'aquelle trabalho; e desejando o mesmo ex. mo ministro que os referidos documentos e mais papeis sejam convenientemente guardados para se não inutilisarem pelas más condições em que actualmente se acham, encarrega-me de dizer a v... que se suva de ir á referida escola para tomar conta d'elles, fazendo-os catalogar e guardur em uma casa apropriada, que pode ser um dos quartos do edificio onde esteve o extincto commando em chefe do exercito. Deus guarde a v... Secretaria d'estado dos negocios da guerra, em 7 de março de 1868. = O chefe da repartição, João Pinto Carneiro, major. .

Se portanto acreditarmos no que officialmente se acaba de ver, devemos inferir que os trabalhos de v. ex.\*, com relação aos seus allegados documentos, apenas se timitaram à sumples remoção que d'elles se fez do palacio da Ajuda para a escola do exercito, remoção que, em vez de util, se tornou nociva ao fim a que se propunha, asserção que ainda assim me não julgo auctorisado a fazer pela minha parte, por isso que, como já disse, não conheço por exame propriamente meu a importancia de taes documentos, nem tão pouco sei onde param. Julgando pois ter dito bastante para me hvrar da feia accusação de injusto, que v. ex.ª me faz para com a sua pessoa, por não ter avaliado devidamente a excellencia dos seus trabalhos, direi que quanto aos mais artigos da sua citada carta de 21 do corrente, é da minha intenção submetter-me ao imparcial juizo do publico sobre esta questão, pois se houver de dar à luz, como tenciono, esta nossa correspordencia, irá n'ella incluida a sua dita carta de 21 do corrente. visto não me constar tê-la v. ex.ª publicado nos jornaes, porque aliás tornar-se-ía mutil esta minha publicação, inutilidade que portanto se dá com a primeira carta que v. ex.ª me dirigiu em 25 do mez proximo findo, em rasão da sua publicação nos jornaes. Não posso todavia deixar de mencionar que, quer v. ex.ª desse 10,000 ou 12,000 réis ao individuo que ia supprir as faltas de v. ex.ª no ensino do collegio militar, e quer tambem recebesse ou não gratificação o official de caçadores que v. ex.ª me diz ter o sr. marquez de Sá da Bandeira mandado para a escola do exercito, com o fim de coordenar os documentos que v. ex.ª para ali enviasse, náda d'isto destroe o facto já por mim annunciado, de que v. ex.ª recebeu do estado durante cinco annos e um mez a quantia de 2:920,5000 réis para o desempenho de uma commissão litteraria que não realisou, quer fossem quer não justas as causas que para isso houve.

Repito novamente o que já disse na minha carta anterior, que nunca tive em vista menoscabar o merito pessoal de v. ex.a, nem tão pouco o dos seus trabalhos sobre a materia em questão. O meu unico fim era o fazer conhecer do publico o singular contraste que se tem dado entre a severidade usada para commigo, por parte da repartição do gabinete do ministerio da guerra desde 1868 até hoje, e a benevolencia por elle tida para com outros escriptores subsidiados igualmente pelo referido ministerio, não obstante ter eu menos vantagens do que elles, e haver escrupulosamente cumprido até hoje com as obrigações que sobre mim tomei, o que v. ex.ª não pôde fazer. Para prova do que digo citarei o seguinte caso. Diz-me v. ex.\* na sua carta de 21 do corrente, a que esta responde, que nada mais fez do que apartar no archivo geral do ministerio da guerra os documentos que lá achára, relativos á guerra da peninsula, trabalho em que parece ter v. ex.ª consumido os seus cinco annos e um mez, e eu que, sómente durante os dois annos que para isto se me deram, não só apartei, mas li, examinei e extractei no archivo da secretaria dos negocios estrangeiros, em maços e maços. da correspondencia, que a mesma secretaria recebeu das nossas legações de Madrid, París e Londres desde 1777 até 1814, o que igualmente fiz com a correspondencia que a mesma secretaria expediu para taes legações; eu que alem d'isto tambem alguma cousa li, examinei e extractei no archivo da secretaria do reino, e no archivo da antiga intendencia geral da policia; eu que tudo isto fiz em tão pouco tempo, tive a sorte do sr. conselheiro procurador geral da corôa, Mártens Ferrão, me querer n'um seu parecer impor de mais a mais a obrigação de dever apresentar gratuitamente na integra a copia dos muitos documentos que entendi annexar como peças justificativas á historia de que me encarreguei. Talvez que

1 Diz o sr. Mártens Ferrão no seu parecer que os documentos são do governo, asserção que nós com s ex.º igualmente repetimos, contirmando que os documentos são na sua maior parte effectivamente do governo. Sendo pois do governo, dira mais s. ex.º, la os tem elle nos seus archivos, podendo em tal caso manda-los imprimir quando quizer. De acordo; mas a difficuldade consiste em não serem do governo todos os que vão citados na obra, e mesmo dos que são seus não sabe os que são citados, nem onde estão nos archivos, acrescendo por outro lado que, mesmo sabendo isto, era impraticavel privar os referidos archivos dos documentos que contem para os mandar para a imprensa, pois quando lhe convent fazer a publicação de alguns a pratica é mandar tirar copia d'elles, sendo estas as que vão para a imprensa, e a tiragem d'essas copias importa trabalho, o qual é sempre retribuido á pessoa a quem se commette, o que s. ex.ª parece aliás desconhecer, apesar de ter ja sido ministro d'estado e deputado em varias legislaturas, sendo a par d'isto chefe de uma repartição tão grave e importante como a da procuradoria geral da corda. Se pois o governo conveiu na annexação dos documentos em questão à presente obra historica, forçoso é que retribua ao seu auctor o trabalho das huscas e o das copias que d'elles tem de tirar, alias ficara sem elles se publicarem. Por outro lado acresce ainda mais que a ordem por que os originaes documentos se acham nos archivos publicos, tanto os que por soltos formam os maços que estão nas suas estantes, como os que se contem nos seus livros de registo, e a chronológica, 20 passo que aquella por que vão citados é a das materias, d'onde resulta que para se evitarem os gravissimos erros de collocação, que na imprensa provavelmente se commetteriam, quando para ella se mandassem os volumes de documentos escriptos pela citada ordem chronologica, cousa que obrigaria o compositor a andar constantemente a saltea-los, necessario é proceder-se a uma nova tiragem d'elles por ordem de materias, que é a da sua citação, como ja se disse, o que faz com que o trabalho de cada um dos referidos volumes de documentos seja tanto ou aínda mais grave e improbo que o dos volumes do texto. Parece-nos portanto que s. ex.ª, o sr. conselheiro João Baptista da Silva Ferrão de Carvalho Martens, não prestou no seu respectivo parecer a esta especie de trabalho aquella seria attenção e maduro exame que lhe devia merecer, não

s. ex. julgasse que na minha dita busca e exame me foi posta às minhas ordens pelo menos uma boa meia duzia de amanuenses; se assim o pensou enganou-se, e não menos se enganou em cuidar que todos os documentos que cito se acham nos referidos archivos, pois muitos ha que só deverei ao favor de amigos particulares, quando porventura hajam de fazer parte da minha historia, e outros irei mendigar a obras impressas nacionaes e estrangeiras.

Agradeço a v. ex.ª a bondade de me enviar com a sua respectiva carta um exemplar lithographado do catalogo das obras manuscriptas e impressas, relativas á guerra da peninsula, de cuja existencia ha noticia em Portugal, Hespanha, França, etc., catalogo muito similhante ao que o sr. coronel de engenheiros, Antonio Pedro de Azevedo, me tinha já offerecido como fructo do seu trabalho, e cuja bondade para commigo lhe dispensei, porque o tempo que o governo me dá para lhe escrever a minha historia é tão limitado, que me não permitte a leitura das centenas de obras que figuram no referido catalogo, e nem mesmo de alguma parte d'ellas. E todavia, duvidando o mesmo governo dar-me apenas quatorze mezes para lhe apresentar o manuscripto de cada um dos meus volumes, ainda ultimamente lhe pareceu muito, pro-Pondo-me a já citada repartição do gabinete do ministerio da Suerra a reducção d'aquelles quatorze mezes a um anno! É de er que o auctor de tal proposta, julgando os mais por si, Podesse desempenhar pela sua parte a commissão litteraria que sobre mim tomei no curto espaço de tempo que me quiz impor; mas é sempre muito enganador ajuizar cada por si os mais individuos. Todavia espero que v. ex.ª e o publico me farão a justiça de acreditar que recusei um Pouco formalisado similhante proposta, attenta a impossibi**lidade de a poder devidamente cumprir. Por aqui verá ain**mais v. ex.a se eu tenho ou não rasão bastante para me **Eucixar** da severidade empregada para commigo por aquel-

natura a grande reputação da sua tão elevada e conspicua intelligencia, haver tido o respectivo processo por mais de seis mezes na sua mão.

DESCRIPTION OF DESCRIPTION OF DESCRIPTION OF SERVICE STATES AND SERVICE STATES OF SERVICE STATES AND SERVICE SERVICES.

Desirable and the Se estable of a cold date from

Local, on the readon to MT. — Some has de Lat.

िर्वाद कर कर कार्य का स्थापन कार्य है। हा विकास the late of the late of the property is the first िर्मातिक मेर । कि वर्ग के प्राप्त encira en parte con la color en me el sen infor as decime la mina meterica, teletta fine me en ista intermedie us · w Tude sufe i suma me jespej-The time of " them I'm to street with an arrest roto ta taractorio nue les iz en i teren cerunas 🚵 determination of the later to the transport of the private part a record to executive primitive seems to be taken com a testina e arrespondir que se referado escula se has बैक्स क्रियामंत्रका अस्त र जानमा । एक अस्ति अस्ति अस्ति हा क्रिय ोद्रमा प्रणात क्षेत्र सर प्रसाधीतः । प्रत्य क्षा केपा स<del>्था । मा</del> ५ म्हा<sup>क</sup> r personicione di centre ancimo di medide de debendoni de 1964. A DE CONTRA LE DEM RELA TRANSPORTION DE L'EXEMPLES DE L'ARRESTANT DE merra, que lo consumba, a o quiencida des márgios à que THESE STORES THE STORES OF THE PROPERTY OF THE भारक वस्त्रक, वृष्ट न अवस्त्रक्रमा सा मानोः वन्त्र वास्त्रेतृष्टि । उस्

A Meminima directa describita en la describita del membre de la maria de la estada en la estada en la estada de la estada

æquellas em que por então existiam, não lhe competindo a elle fazer similhante mudança, por não ser s. ex.ª o encarregado da conservação dos documentos por elle mandados para a dita escola do exercito. Se pois s. ex.ª nada tinha com taes documentos, desde o momento em que lhe saiam das mãos para a repartição que os recebia, sendo ella a unica responsavel pela sua conservação, pelo facto do seu recebimento, parece-nos clara a injustiça que ao sr. tenente coronel Cascaes fizera a repartição que o censurou, pondo-lhe a seu cargo culpas que verdadeiramente lhe não pertenciam. Entretanto o publico ajuizará, tanto d'este negocio, como da contestação entre mim e s. ex.ª, como por bem entender.

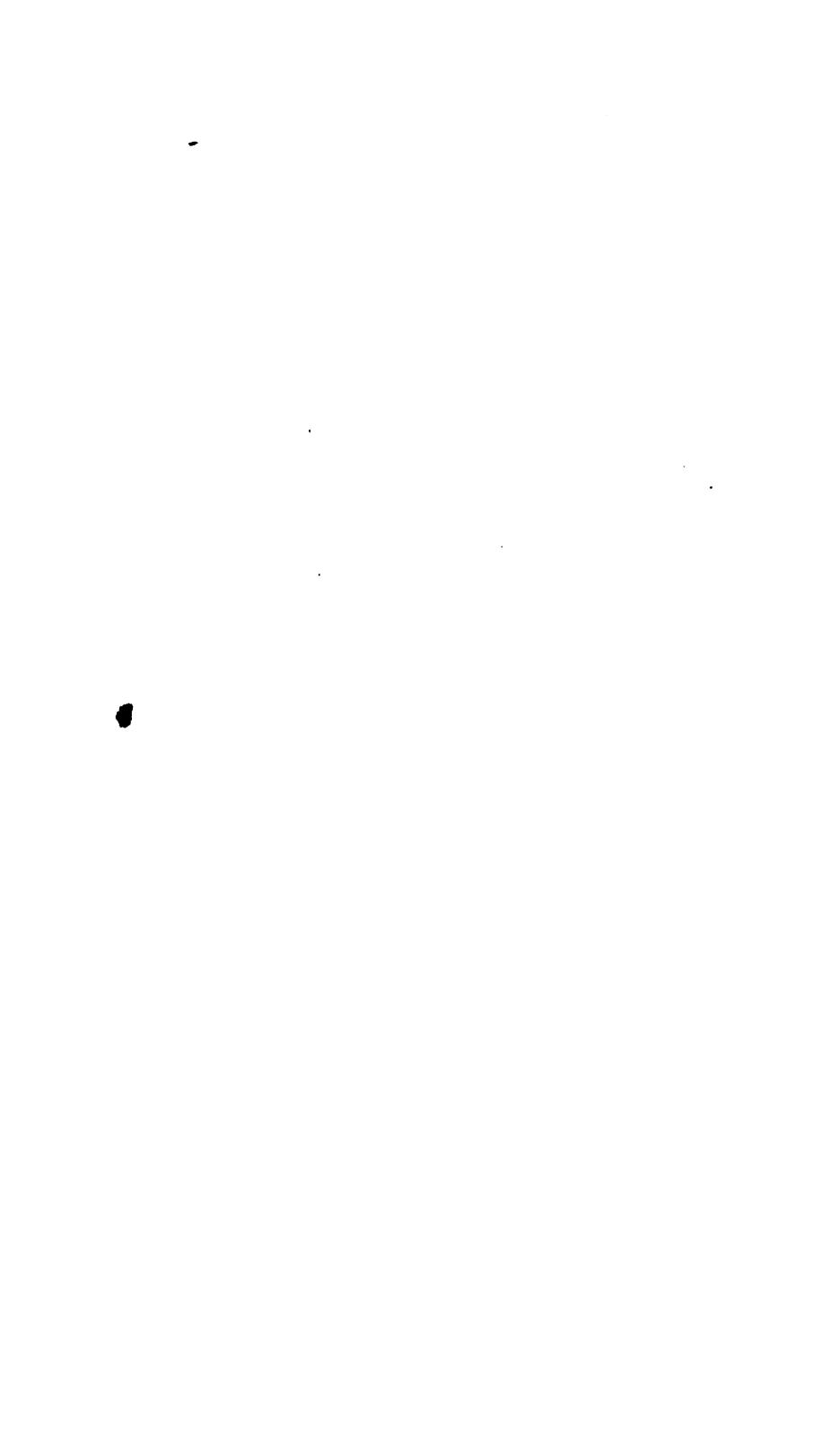

# **SYNOPSE**

DAS

### MATERIAS CONTIDAS NO SEGUNDO VOLUME DA SEGUNDA EPOCHA

Capitulo I.— No meio das difficuldades para centralisar a revolução da Hespanha, e das reciprocas rivalidades dos generaes hespanhoes (entre os quaes se contava o marquez de la Romana, depois que viera da Dinamarca), quatro grandes exercitos poz a mesma Hespanha em campo contra os francezes, circumstancia que obrigou Napoleão, depois da sua conferencia com o imperador Alexandre da Russia em Erfurth, a marchar para a peninsula com um poderoso exercito, á testa do qual os seus generaes derrotaram os hespanhoes em Espinosa, Gamonal e Tudela, entrando elle Napoleão em Madrid, depois de ter igualmente vencido a resistencia que achou na passagem de Somo-Sierra. Pondo-se em marcha contra o exercito inglez de sir John Moore, que de Portugual tinha entrado em Hespanha, foi até Astorga, d'onde repentinamente voltou para Valladolid, e depois para França, commettendo ao marechal Soult o cuidado de expulsar da peninsula os inglezes, os quaes foram effectivamente obrigados a embarcar-se na Corunha para o seu paiz, depois da batalha que n'aquella cidade tiveram de aceitar aos francezes, morrendo n'ella o proprio sir John Moore. Sobre os embaraços que os governadores do reino de Portugal tinham para o cabal desempenho das suas funcções, contando-se entre taes embaraços a opposição que lhes fazia o proprio bispo do Porto, sobreveiu a noticia dos desastres do exercito inglez na Hespanha, noticia que então obrigou o governo britannico a querer tomar a seu soldo um exercito portuguez, destruida em parte a má opinião que na Inglaterra havia contra o caracter militar dos portuguezes, por effeito das informações dadas em contrario por sir Roberto Wilson,

commandante da leal legião lusitana, que primitivamente se organisára na mesma luglaterra, d'onde veiu para Portugal, prestando ca relevantes serviços. Emquanto pois os citados governadores do reino tratavam da melhor collocação das tropas portuguezas para a defem do para, não obstante o mau estado em que ainda se achavam, e o pouco ciudado que tinham tido em as organisar melhor, o general inglez sir John Cradock dispoz-se, não só a sair de Portugal para Inglaterra, fazendo mão baixa nos navios portuguezes que ainda estavam no Tejo, mas também a destruir tudo quanto podesse ser vantajoso aos francezes, pag. 1.

### Synopse do capitulo

Consideração geral sobre a revolução da Hespanha e difficuldades de lhe dar nexo e unidade; desintelligencias entre os generaes Blake e Cuesta, de que os francezes tiraram yantagem, pag. 1 e 🗈 🛶 Continuação da consideração sobre a revolução da Hespanha; volta do marquez de la Romana para a sua pateia, pag. 4 e 5. — Sua actuação no norte da Europa, e modo por que effectuou a sua deta volta, pag. 6. - Quatro exercitos formados na Hespanha, e reforço que a Inglaterra lhes pretende dar: más circumstancias dos hespanhoes para uma guerra, pag. 7.-Napoleão vem de Erfurth para Paris, onde organisa o exercito contra a Hespanha em oito corpos, cujos commandantes se designam, pag. 5. — Falla que o mesmo Napoleão faz ao corpo legislativo francez, vindo depois para a Hespanha, dirigindo-se a Vittoria: Lefebvre expulsa os bespanhoes de Durango, pag. 11. — Começo das operações por parte dos francezes, designando-se a incumbencia dos seus respectivos corpos: derrota do general Blake em Espinosa aos 10 e 11 de novembro de 1808. pag. 13 — Continuação da precedente materia, pag. 14 — Napoleão continua de Vittoria a sua marcha para Burgos; exercito hespanhol de Belveder, pag. 45. - Nova derrota dos hespanhoes em Gamonal, perto de Burgos, onde os francezes entram, pag. 16. — Napoleão dirage-se tambem para Burgos, onde se mostra severo: exercito hespanhol da dirita, pag. 17. Derrota do general Castanlios em Tudela em 23 de novembro de 1808, pag. 18. - Considerações sobre as precedentes derrotis, e estado da Hespanha por aquelle tempo, pag. 20. - Marcha de Napoleio para Madrid; tomada do Retiro, pag. 21. - Seus decretos e medidis, depois da sua entrada n'aquella capital, pag. 23 - Novas disposecies inditares de Napoleão, contrastando com o iniseravel estado em que is cousas se achavam por então na Hespanha, quanto aos seus exercitos. pag 25. — Continuação da precedente materia, pag. 26. — Segundo como de Saragoja, pag. 27. — Seu infehz desfecho, pag. 29. — Sir John More dtrige-se para Salamanca, quasi pelo mesmo fempo em que fiveram locat as derrotas dos hespanhoes em Espinosa, Gamonal e Tudela, pag 30. —





Trepidação do mesmo sir John Moore diante do mau aspecto das cousas militares em Hespanha: todavia começa a pôr-se em marcha para Valladolid, pag. 32.—O mesmo sir John Moore, sabedor dos movimentos dos differentes corpos do exercito francez, procura retirar-se para Galliza, pag. 34. — Escapando-se á perseguição de Napoleão, marcha para Astorga, Villa Franca e Lugo, onde chegou a 5 de dezembro, tendo o seu exercito perdido a disciplina, pag. 36. — Napoleão, chegando a Astorga, retrograda repentinamente para Valladolid, e por fim para París, pag. 37.-O mesmo Napoleão commette ao marechal Soult a perseguição do exercito inglez, o qual prosegue na sua retirada de Lugo para a Corunha, pag. 38.—Posição dos exercitos francez e inglez, proximos a entrarem em batalha na Corunha, pag. 40. — Trava-se a batalha em que o general Moore foi morto, embarcando por fim o seu exercito para Inglaterra, pag. 42. — Considerações sobre a retirada do referido exercito, pag. 43.— A Corunha e o Ferrol rendem-se ao marechal Soult, ao qual se dá por incumbencia a occupação das cidades do Porto e Lisboa, devendo ser n'isto apoiado pelo marechal Victor, pag. 46. — Difficuldades que os governadores do reino tinham contra si para poderem salvar Portugal em tão funesta crise, pag. 48. — Continuação da mesma materia, apontando-se a louca pretensão do bispo do Porto em querer ser general, pag. 49. — Apuros financeiros de Portugal: mau juizo que em Londres se fazia dos portuguezes para a guerra, sendo aliás este reino o melhor paiz em que a Inglaterra podia sustentar na Europa a sua luta contra a França, pag. 50. — Desembarcam em Lisboa mr. João Carlos Villiers e o tenente general sir John Cradock, pag. 52. — Causas que levaram este general a mandar sair do Porto sir Roberto Wilson com as praças da leal legião lusitana que lá commandava, pag. 53. — O mesmo sir Roberto Wilson marcha do Porto para Almeida, e depois para a Cidade Rodrigo, onde organisou uma pequena divisão, com a qual embaraçou ao general Lapisse a sua entrada na provincia da Beira, pag. 54. — As informações mandadas para Inglaterra por sir Roberto Wilson e pelo barão de Eben em favor do caracter militar dos portuguezes destroem n'aquelle paiz o mau conceito que d'elle até então se fazia, pag. 56. — De reforço ás precedentes informações succederam-se as de mr. João Carlos Villiers, sendo as continuas derrotas dos hespanhoes e o destroço que os inglezes viram no exercito de sir John Moore o que mais particularmente levou o ministerio britannico a ligar-se decididamente com Portugal, pag. 57.— Mau estado em que por então se achava o exercito portuguez por falta de officiaes, de disciplina e de subordinação, cousas que todavia não dissuadiram mr. Villiers do bem conceito que formava do caracter militar dos portuguezes, tratando de tomar ao soldo britannico 10:000 homens: subserviencia dos governadores do reino a tudo quanto o ministerio inglez lhes quiz impor, pag. 58. — A corte do Rio de Janeiro não se portou com mais dignidade que os governadores do reino, subscrevendo tambem a tudo quanto o dilo ministerio quiz, pag. 60. — O mau estado do exercito portuguez é confirmado por uma correspondencia de air John Cradock e do coronel Kemmis, pag. 62. — Força ingleza de que sir John Cradock dispunha e sua collocação: alguns corpos portuguezes são mandados para o Alemtejo, pag 63. — Creação dos corpos de voluntarios reaes do commercio em Lusboa: manda-se pegar em armas ao corpo academico de Coimbra, pag. 63. — Collocação das tropas portuguezas, depois que em Lisboa se souhe da retirada de sir John Moore para a Corunha: idéas de fortificar Lisboa, pag. 66. — Proctamação dos governadores do reino aos portuguezes em 21 de janeiro de 1809, pag. 68. — Sir John Cradock não se mostra menos receioso dos francezes que os governadores do reino: seus preparativos para deixar Portugal, apoderando-se dos navios portuguezes, pag. 69. — Considerações sobre a conducta do referido Cradock, pag. 71.

Capitulo II. — Quando a córte do Rio de Janeiro mandava que se pedisse ao governo britannico um general inglez para commandar em chefe o exercito portuguez, o referido governo, perdendo a confiança no anxilio das tropas hespanholas, depois das suas muitas derrotas, e do desastre de sir John Moore, achava-se por então decidido a tomar a ses soldo 20:000 portuguezes, a dar o commando do exercito inglez na peninsula a sir Arthur Wellesley, e a offerecer a sir William Carr Beresford o commando em chefe do exercito portuguez. Entretanto o marechal Soult appareceu nas margens do rio Minho para invadir Portugal pelo norte, e sendo repellido n'esta sua tentativa junto a Valença, dinge-se depois para Orense, e d'aqui para Traz os Montes, onde touiou Chaves. vindo por fim a Braga, depois de ter derrotado em Carvalho d'Este un grande numero de povo armado, o qual se manchara pela sua insubordinação com o feio crime de assassmar o seu proprio general, o infelir Bernardim Freire de Andrade. De Braga marchou o mesmo Soult para o Porto, onde a populaça, apoiada no respectivo bispo, arvorado em general em chefe para a defeza da dita cidade, se achava igualmente insubordinada, a ponto de lá matar quantos individuos julgou addictos aos francezes, mas as tropas de Soult, penetrando nas respectivas linhas, de prompto afugentaram d'ellas os seus defensores, dos quaes uma grande parte foi encontrar a morte no Rio Douro, por se acharem abertos os alçapões da ponte de barcas, que n'elle então havia, quando para ella fugia em tropel, sendo innegavel que para o triumpho dos francezes muito concorreu a cobardia de alguns dos generaes portuguezes, um dos quaes se mandou depois responder a conselho de guerra, dando a sua

absolvição logar a importantes considerações. Finalmente desculpam-se os portuguezes nas suas barbaridades contra os francezes, já pelo exemplo que para isto lhes forneciam os povos das nações mais civilisadas da Europa, e já pelo direito de represalia que os mesmos francezes lhes davam com a sua conducta, ou com as barbaridades que sem piedade alguma contra elles igualmente commettiam, pag. 73.

### Synopse do capitulo

Golpe de vista sobre as principaes providencias militares tomadas por Napoleão para a definitiva occupação da Hespanha, depois das suas victorias em Espinosa, Gamonal e Tudela, e da reinstallação de seu irmão José em Madrid em 23 de janeiro de 1809, pag. 73 a 75. — Proseguimento da precedente materia, pag. 77. — A corte do Rio de Janeiro ordena que se peça ao governo inglez o general sir Arthur Wellesley para commandante em chefe do exercito portuguez: rasões de sympathia dos portuguezes para com este general: na falta d'elle lembra sir William Carr Beresford, pag. 79. — Mallogro da espectativa do governo inglez em occupar com tropas suas a cidade de Cadix, para onde mandára uma expedição, em que entravam algumas das tropas que tinha em Portugal, o qual parecia assim ficar abandonado, pag. 82. — Definitiva nomeação de sir William Carr Beresford para commandante em chefe do exercito portuguez; patente de marechal do exercito que se lhe dá, e attribuições que se lhe conferem, pag. 83. — Ligeira biographia d'este general, pag. 86. — Qualidades que desenvolveu no commando do exercito portuguez: titulos e avultada pensão que Portugal lhe deu, pag. 87. — É em Thomar que o marechal Beresford vae assumir o commando do referido exercito: vicissitudes por que a força militar entre nós tinha passado, pag. 89. — Modo por que o marechal Beresford procedeu á organisação e disciplina do exercito portuguez, pag. 91.—O ministerio inglez, propenso a abandonar a defeza de Portugal, desiste d'essa idéa, por effeito de uma memoria de sir Arthur Wellesley, redigida em sentido opposto, pag. 93 a 96. — A indispensabilidade do auxilio do exercito portuguez ma luta da Inglaterra contra a França sir Arthur Wellesley a tinha já manifestado na sua correspondencia official em 1808, pag. 97. — Os exemplos das guerras de Viriato e Sertorio, feitas na Lusitania contra Os romanos, foram talvez as que suggeriram ao referido sir Arthur Wellesley o poder fazer o mesmo com relação aos francezes, pag. 98.— Quanto á defeza de Lisboa por meio de linhas de fortificação era cousa Sabida já entre nós desde o tempo de el-rei D. Fernando I e de seu ir-Inão D. João I, pag. 99. — Sir Arthur Wellesley é effectivamente noneado pelo seu governo para commandante em chefe do exercito inglez na peninsula, não obstante as difficuldades levantadas contra tal nomea-

ело, рад. 400 e 404. — Continuação da precedente materia, рад. 403. — O marechal Soult dispõe-se a entrar em Portugal pelo Minho; força do seu exercito, pag. 104. — Collocação em Hespanha dos generaes francezes, Lapisse e Victor, auxiliadores de Soult, disposições tomadas tanto por sir John Cradock, como pelos governadores do remo e marechal Beresford, pag. 106. — Collocação das tropas portuguezas, pag. 108. — Estado anarchico do povo de Braga, quando o general Bernardim Freiro tomou o commando das forças destinadas a embaraçarem a entrada do marechal Soult no Minho, pag. 109. - Apesar de ser já sabido em Portugal o desastre de sir John Moore e a sua approximação do rio Minho, parecia incrivel aos governadores do remo que o marechal Soult se dispozesse a myadir Portugal, pag. 110. — Bernardun Freire mostra-se um pouco inferior a entica posição em que se viu no Minho, alem de ter havido outras causas que concorreram para lhe fazer perder a contiança. do povo, pag. 112. - Como cidadão portuguez a sua conducta foi exemplar no tempo de Junot, pag. 143. — Escassas forças de que Bernardim Freire dispunha; sua collocação. Os francezes traxem por terra para o rio Tamuge os barcos que acharam na Guardia, pag. 114 e 415. — O tenente coronel Champalimand è mandado para Caminha com um batalhão de infanteria n.º 21, conseguindo embaraçar n'aquella vella que co francezes entrassem no Micho, pag. 116. - Continua com vantagem o enthusiasmo dos portuguezes em embaraçarem aus francezes a passagem do Minho, pag. 148. — Soult, vendo-se embaraçado na passagem do Minho, dirige-se para Orense, e entra em Traz os Montes, seguindo a estrada de Chaves : alguns portuguezes vão auxibar os gallegos na sua luta contra os francezes, pag. 118 e 119. — O general Silveira vê-se obrigado a abandonar a fronteira e a retirar-se para Chaves, por lhe ter o marquez de la Romana deixado a descoberto a sua direita, faltando ao que com elle tinha ajustado, pag. 120 e 121. - A praça de Chaves entregase a Soult sem disparar um só tiro, pag 122. - Senhores de Chaves, os francezes marcham para as alturas de Barroso, para se dirigirem a Braga, pag. 123. - Providencias de Bernardim Freire depois que soube da entrada dos francezes em Chaves; mau estado do povo e da junta de sezurança de Braga, pag. 125. — Continuação da mesma materia, pag. 126.— Assassmato do infeliz general Bernardim Frence de Andrade, quast a vista do barão de Eben, pag 128 a 130. — Reflexões sobre tão desastrado acontecimento, pag. 132. — Continuação das citadas reflexões, pag. 133. — Emimeração de alguns decretos, tidos por al surdos e impolíticos, p.ig. 135 -Os francezes atacam a posição de Carvalho d'Este; descripção d'este ataque ferta pelo barão de Eben, pag. 437. — Continuação da descripção ferta pelo barão de Eben, pag. 139. — Tirada honrosa para os portuguezes, contida na obra franceza, que tem por titulo Campanhas do marechal Soult na Galliza e Portugal, pag. 141. - Soult, tendo entrado com o seu exercito em Braga, com elle marcha sobre o Porto, dividindo-o em

tres porções, cada uma das quaes se dirige por sua estrada, sem lhes embaraçar a guerra dos guerrilhas, que contra si tinham, pag. 142. — Barbaros assassinios praticados pela populaça do Porto, a que o bispo d'esta diocese se mostra indifferente, pag. 144. — Linhas defensivas do Porto, suas baterias, peças de artilheria e qualidade da gente que defendia as ditas linhas, pag. 146. — Generaes commandantes dos differentes districtos das linhas, das quaes os francezes se approximam no dia 27 de marco, pag. 148. — Parlamentarios que sem nenhum effeito foram mandados ao Porto, sendo um d'elles o general Foy, pag. 149. — Atacadas as linhas pelos francezes, penetram estes na cidade na manha de 29 de março, tendo o bispo generalissimo fugido antecipadamente para a Serra do Pilar, e o brigadeiro Caetano José Vaz Parreiras: o louvavel procedimento do brigadeiro Victoria contrasta com o de Parreiras e o de Antonio de Lima Barreto, pag. 150 e 151. — Horrorosa submersão no Douro de uma immensa multidão, quando, fugindo, pretendia passar a ponte de barcas que n'aquelle rio por então havia, pag. 153. — Saque a que o Porto foi entregue pelos vencedores, 154. — Não é para admirar a victoria de Soult, dispondo de 20:000 homens de tropa regular, contra uma guarnição tal como a do Porto, contando apenas 4:366 praças de primeira linha e 3:000 de milicias, pag. 156. — Enumeração de outras mais causas que contribuiram para o triumpho dos francezes, pag. 157 e 158. — Culpas attribuidas pelo marechal Beresford ao brigadeiro Parreiras, sentença do conselho de guerra que o absolveu, e mysterio que houve em se não publicar na integra a referida sentença, pag. 160. — O ser o bispo do Porto quem provavelmente assumiu o caracter de general em chefe na defeza d'aquella cidade parece ser o mysterio acima annunciado, pag. 162. — Prova-se a incapacidade do bispo do Porto para general pelo trecho de uma obra contemporanea, provando-se tambem a incapacidade de Parreiras, pag. 165. — Desculpam-se os portuguezes pelas barbaridades que commetteram contra os francezes, pag. 167.— Continuação da mesma materia, pag. 169 a 171. — Justa rasão que os portuguezes tinham para abandonarem as suas casas e povoações ao constar-lhes a approximação dos francezes, pag. 172.

Capitulo III. — Emquanto o marechal Soult, depois de se assenhorear do Porto, consegue, pela sua bonhomia para com os moradores d'aquella cidade, fazer um partido seu, destinado a pedi-lo a Napoleão para rei de Portugal, o marechal Beresford pensa pela sua parte em o expellir Para fóra d'ella, no que não é apoiado por sir John Cradock, ao passo que o general Silveira, depois de se apoderar de Chaves, vem de lá para Amarante, onde por alguns dias impede aos francezes assenhorearem-se

da respectiva ponte, o que por fim conseguiram. O coronel Trant pôde também pela sua parte fazer com que os mesmos francezes se não adiantassem para aquem do Vouga, empreza que o coronel Wilson pela sua parte favoreceu, embaraçando ao general Lapisse a sua entrada em Portugal. Quando a Hespanha se achava aterrada pela derrota do general Cuesta em Medelm, é quando sir Arthur Wellesley, nomeado commandante em chefe do exercito inglez na primisula, desembarca em Lisbos, e auxiliado pelo marechal Beresford, marcha sobre o Porto, d'onde não só expelle Soult, mas até o obriga a fugir precipitadamento de Portugal, pag. 175.

### Synopse do capitule

Soult faz da cidade do Porto a base das suas operações, onde achou elementos para isso: Lapisse deixa as fronteiras de Portugal para « de · rigir novamente a Salamanea, e Victor, deixando de ameaçar o Alembro, marcha contra o general hespanhol D. Gregorio de la Cuesta, pag. 175. --Distribuição das forças do exercito francez, resistencia que encontri en Ponte de Lima o general Heudelet, reunido so general Lorges, pag. 177 -Continuação da resistencia de Ponte de Lima. Valença abre as suas partas ao citado general Heudelet, a que se seguem outras mais terras do l Minho, pag. 178 e 179. - Generosa conducta do marechal Soult para com os portuenses, entre os quaes conseguiu formar um partido sei, de que foi orgão um periodico intitulado Diarro do Porto, pag. 180 - he tavel tirada d'este periodico contra a casa de Bragança e a favor de Soulle pag. 182. — Supplica de uma deputação, vinda de Braga ao Porte com o fim de pedir o marechal Soult para rei de Portugal, pedido que qualmente foi feito pelas auctoridades ecclesiasticas, civis e militares da nevma cidade do Porto, constituidas também en deputação, par 🕬 -Discurso do corregedor da comarca do Porto ao marechal e respecto d'este : procedimento que os governadores do remo tiveram depos sobr este assumpto, pag. 18%. Notavel tirada de um folheto que tunhen " imprimiu no Porto em favor das pretensões de Soult, durante a estada d'este general n'aquella culade, tirada em que se invectivam os ingeles: pag. 185. — Continuação da referida tirada, pag. 187 a 191. — Considere ções sobre as pretensões reaes ou suppostas do marechal Soult, p.g. 191 " Um partido das tropas de Trant mata alguns francezes de uma escola do tenente coronel Lameth, de cavallaria franceza, pag. 193 — Orden de dia do marechal Beresford, participan lo ao exercito portugues a entrati dos francezes no Porto, pag. 195. - Artigo da Gazeta de Lisbio, partir pando ao publico o mesmo acontecimento, pag. 196 — Pianos do joure chal Beresford para atacar Soult no Porto, desattendides por sit bits Cradock, pag 497. — O mesmo Beresford também não julga peli <sup>gil</sup> parte attendiveis os dos governadores do reino, quanto a defera da F

ninsula ao sul do Tejo, ou ao terreno comprehendido entre este rio e o Sado, pag. 199. — Silveira retoma a praça de Chaves no dia 25 de março, indo depois d'este feito tomar posição em Amarante, como lhe ordenára Beresford, pag. 201 e 202. — Os povos de Amarante, apoiados por Silveira, constituem-se em posição hostil aos francezes, pag. 203. — Os francezes atacam em força a villa de Amarante: heroica resistencia do bravo tenente coronel Patrick, official inglez ao serviço de Portugal, pag. 204. — Insistencia dos francezes em ganharem a ponte de Amarante: ligeira descripção d'esta posição, pag. 206. — Os francezes apossam-se finalmente da ponte de Amarante no dia 29 de abril de 1809, pag. 208. — Silveira retira-se de Amarante com censura do marechal Beresford, pag. 209. — O mesmo Silveira, retirando-se para o Douro, combate com os francezes na Ovelha, retirando-se estes para Amarante, que tambem deixaram por fim, incendiando aquella villa, pag. 211. — O coronel Trant marcha para a posição do Vouga com uma força que pôde organisar em Coimbra, incluindo n'ella o corpo academico da universidade, pag. 215. — Continuação da marcha de Trant, pag. 217. — As suas forças vão até ao Vouga, pag. 218 e 219. — Avançando de Coimbra para o Vouga algumas tropas inglezas, e reunindo-se com ellas as do coronel Trant, marcham umas e outras no dia 10 de maio até á Gandra da Albergaria a Nova, d'onde os francezes fogem precipitadamente, pag. 220. — Os alliados proseguem na sua marcha, indo até Oliveira de Azemeis, Feira e Vendas de Grijó no dia 11 de maio, depois de um combate havido com os francezes nas Cruzes das Vergadas, pag. 221. — Importantes serviços prestados pelo coronel Trant, embaraçando pela sua campanha do Vouga a marcha dos francezes até Coimbra, sendo do mesmo teor os de sir Roberto Wilson, embaraçando os movimentos de Lapisse, pag. 222. — Observações sobre o plano de Napoleão, tornando a invasão de Portugal dependente dos movimentos combinados de Soult, Lapisse e Victor, pag. 224. — Lapisse, embaraçado por sir Roberto Wilson de se communicar com Soult e Victor, vae finalmente reunir-se a este na cidade de Mérida a 19 de abril, pag. 225. — Embaraço das operações do marechal Victor: força e posição dos exercitos francezes e hespanhoes, depois que Napoleão partiu da Hespanha para França em janeiro de 1809, pag. 226. — Forças dos exercitos de Victor e Sebastiani, batendo este completamente o general hespanhol Cartojal no dia 27 de março na Cidade Real, pag. 227. — O marechal Victor, atacando o general D. Gregorio de la Cuesta na Mesa de Ibor, ali o dispersa no dia 17 de março, pondo-o em fuga para Campillo, pag. 229. — Terrivel derrota que as tropas do marechal Victor fazem em Medelin nas do general Cuesta em 28 de março de 1809, de que resultou ficar livre para os vencedores o caminho para Lisboa: medidas tomadas em tal caso por sir John Cradock, pag. 230. — Nova formação do exercito hespanhol da Extremadura, reunido por Cuesta em Monasterio, e de um novo exercito da Mancha, reunido por Venegas na Carolina, TOMO H-2.4 EPOC.

pag, 231. - Sir Arthur Wellesley nomeado commandante em chefe do exercito inglez na peninsula, pag. 233. - Força do exercito portugues em 1809. Beresford começa a mostrar-se severo na disciplina pelo seu procedimento com o juiz do povo de Combra, e até mesmo com o general Antomo José de Miran la Henriques, pag 234 e 235. — Outro caso de severidade da sua disciplina pelo seu procedimento para com Francisco de Mello, que depois foi conde de Ficalho, pag. 237. - Sua conducta para com a officialidade do regimento n.º 19, que xando-se esta da maneira por que fora tratado o seu coronel, Luiz Ignacio Xavier Palmeirun, pag. 239 — Bom resultado dos esforços do marechal Beresford em disciplinar o exercito portuguez, segundo o testemunho que d'isto da uma sua ordem do dia: necessidade da introducção dos officiars inglezes no referido exercito, pag. 240. — Chegada de sir Arthur Wellesiay a Lisboa, onde foi recebido com o maior enthusiasmo pelos seus moradores, pag. 242. -- Novas provas de confiança dadas pelos moradores de Lisboa a sir Arthur Welfesley, e sua nomeação de marechal general do exercito portuguez, pag. 243. — Sir John Cradock entrega o commando do exercito inglez a sir Arthur Weliesley: bons auspicios com que este assume similhante commando e mans da parte de Soult, pag. 255. — Vantagens do marechal Soult, quando por Victor fosse auxiliado: felizas circumstancias que sir Arthur Weilesley tinha por si ao começar a campanha de 1809, pag. 246. — Distribuição que faz de varias tropas em erdem a defender Lisboa antes de partir para o norte do reino, pag 247.--Wellesley e Beresford saem de Lisboa em direcção a Combra; forças de que ali dispunham, sendo lá que começou a intercalar-se o exercito portuguez com o inglez, pag. 249. - Foi por esta occasião que o marechal Beresford soube haverem-se os francezes assenhoreado de Amaranta, pag. 250. — Apesar de similhante contratempo, Wellesley não altera por isso o seu plano de ataque contra o Porto, para onde effectivamente marchou, indo Beresford para Vizeu, Lamego e Peso da Regua, tendo por seus auxiliares sir Roberto Wilson e o general Bacellar, pag 251.-Operações do marechal Beresford no alto Douro, de que resultou a rebrada de Loison de Mesão Frio e Amarante, seguindo d aqui para Guinarães, pag. 232. - Forças de que sir Wellesley dispunha e começo de suas operações, pag 253. — Combate da Guarda, ou de Albergaria a Nota em 10 de maio, de que resultou retirarem-so os francezes para alem 🎂 Oliveira de Azemeis, pag. 254. - Condiate de Grijo no dia 11 de maio, rehrando-se os francezes para o Porto, pag. 256. - Dispõe-se Soult a deixar o Porto, destinando-se a seguir a estrada de Amarante, pag. 257.-Conspiração descoberta ao marechal Soult, destinada a prende-lo e a desthronar Napoleão, pag. 259. — Chegada do exercito alliado a Viila Nova, e occupação da Serra do Pilar por eile effeituada, pag. 260. - Vistas e disposições de Wellesley para atravessar o Douro, pag. 261. — A passigem do Douro effeituada em 1580 por Sancho de Avula contra as forças

do prior do Crato parece ter servido de modelo a sir Arthur Wellesley: o major general Murray vae para o esteiro de Avintes, commissionado a passar ali o Douro, pag. 262. — Os alliados effeituam a passagem do Douro, indo do Senhor de Alem para a quinta do Prado do Bispo, pag. 264. — Soult retira-se do Porto, onde finalmente entram os alliados no dia 12 de maio, sendo nomeado o coronel Trant para seu governador militar, pag. 265. - Soult, em vez de ir para Amarante, marcha de Penafiel para Guimarães, pag. 267. — Distribuição do exercito alliado, mandado em sua perseguição, escapando-se Soult para a Galliza na ponte do Saltador, em rasão de Silveira a não ter occupado, pag. 268.— Perseguição feita sem resultado pelo marechal Beresford contra os francezes por nova culpa do general Silveira, não passando o mesmo Beresford alem de Guinço, pag. 269. — Soult, reunindo em Guimarães toda a força dispersa do seu exercito, toma o caminho de Carvalho d'Este, d'onde seguiu para as pontes de Ruivaes e Saltador, ou da Misarella, pag. 271. — Estragos soffridos pelo marechal Soult até ganhar Orense, pag. 272. — Considerações sobre a retirada de Soult, pag. 273. — Considerações sobre as operações de Wellesley, pag. 275 e 276. — Continuação das considerações sobre Soult, e censura que cabe a Loison: crueldades que os francezes deixaram após de si: festejos na capital pela noticia da sua expulsão para fóra do reino, pag. 277.

Capitulo IV. — Sir Arthur Wellesley, voltando do norte de Portugal para a margem do Tejo, depois de ter obrigado Soult a entrar fugido na Galliza, dispoe-se a embaraçar ao marechal Victor a sua entrada n'este reino pelo Alemtejo. Com estas vistas penetra em Hespanha com o seu exercito, e de combinação com o general Cuesta projecta dirigir-se a Madrid; não podendo passar de Talavera de la Reyna, ali teve de dar batalha aos francezes, depois da qual se retirou com o exercito do seu commando para Badajoz e mais terras junto ao Guadiana, por se ver abandonado a todos os respeitos pelos hespanhoes. Esta retirada fez com que o marechal Beresford entrasse tambem em Hespanha com o exercito portuguez para proteger Wellesley, o qual o mandou por fim retirar para Castello Branco, acabando assim a campanha de 1809 para o exercito luso-britannico, mas não para os hespanhoes, que emprehendendo continuar só por si a luta contra os francezes, são por estes derrotados nas batalhas de Almonacid, Ocaña e Alba de Tormes, desastres que desde éntso os obrigaram a desistir pela sua parte da guerra offensiva, pag. 279.

#### Synopse do capitule

Os projectos de sir Arthur Wellesley, sendo vantajosos para a Gran-Bretanha, são em grande parte damnosos para Portugal, sem compensação alguma para este remo, pag. 279. — Retrocesso das tropas inglezas e portuguezas do norte para o sul do remo, e planos de ataque contra o marechal Victor, de combinação com o general hespanhol D. Gregorio de la Cuesta, pag. 280 e 281. - Valorosa resistencia feita em 15 de maio de 1809 na ponte de Alcantara aos francezes por um batalhão da leal legião lusitana e outras mais tropas portuguezas, commandadas pelo coronel Mayne, pag. 282. - Continuação dos successos da ponte de Alcantara, em que se cobrio de gloria um batalhão da leal legião lusitana, pag. 284. — O mareclud Victor novamente abandona a cidade de Alcantara, que tornou a ser occupada pelos alliados, indo aquelle general tomar posição em Plasencia, pag. 286. — Operações do marechal Ney nas Asturias, onde destroçou o marquez de la Romana, que d'ali se escapou para a Galliza, para onde o mesmo Ney tornou a ir, combinando ali com-Soult as suas ulteriores e reciprocas operações, pag. 287. - Continuação das operações dos marechaes Ney e Soult, pag. 288 e 289. - Herestord marcha com as tropas portuguezas do sul para o norte do reino, iado tomar posição junto ao Agueda, retirando-se da Galliza os referidos marechaes de França, pag. 290. — Batalha da aldeia de Santa Maria, em que o general Blake é derrotado por Suchet, sendo-o novamente por este mesmo general em Belchite, de que resultou licar o mesmo Suchet 🗠 nhor de todo o Aragão, pag. 291. - Estado da Catalunha por aquelle tempo, pag. 292. - Forças do exercito francez em Hespanha no auno de 1809, montando a 275.000 homens, pag. 293. — Praças que o referido exercito tinha na mesma Hespanha em seu poder; todavia os hespanhes tinham para si, sem fundamento plausivel, que a situação dos franceses era ma, e que em breve teriam de se retirar para França, pag 294-Exercitos hespanhoes da direita, centro e esquerda, seus generaes e praças que finham por suas, pag. 295. — Ma vontade da junta suprema pun com o general Cuesta, cuja reputação era muito maior que a capscidate militar que tinha mostrado; Venegas e posto pela mesma junta a testa do exercito da Carolina, notando-se assim, não so as grandes desintellageneras dos generaes hespanhoes entre si, mas igualmente as d elles para com a referida junta suprema, o que não obstou a que sir Arthur Wellesley se prestasse a cooperar com os lespanhoes em simulhantes currunistancias, pag. 296. Difficuldades com que sir Arthur Wellesley Iutava, doenças, falta de dinheiro, etc., para poder entrar em Hespaniia, como tanto desejava, pag. 298. — Forças que se dizia terem os generaes Cuesta e Venegas, pag. 200. Força do exercito inglez, calculos e pianes de sir Arthur Wellesley destruidos na pratica, pag. 300. Organisação 🍻 exercito inglez por occasião da sua saida de Abrantes para Hespanha, as-

vimentos do rei José, do general Cuesta e do marechal Victor, pag. 301.— Mau estado em que se achava o marechal Victor, e inactividade do general Cuesta em o atacar: providencias de sir Arthur Wellesley para a defeza de Puerto Perales e desfiladeiro de Baños, pag. 302. — Conferencia do mesmo sir Arthur Wellesley com o general Cuesta em Almaraz; movimentos dos dois exercitos contendores, pag. 304 e 305. — Continuação dos movimentos dos exercitos contendores, sendo as avançadas de Victor atacadas pelos alliados a 22 de julho em Talavera de la Reyna: os hespanhoes não mostram grande valor: retirada do marechal Victor por sir Arthur Wellesley o não atacar, quando pretendia faze-lo. A falta de viveres e de transportes impossibilita as operações do exercito inglez, pag. 305 e 306. — Continuação dos apuros do exercito inglez, aggravados pela falta das promessas que os hespanhoes tinham feito a Wellesley; considerações sobre isto. Cuesta dispõe-se a atacar os francezes, o que leva sir Wellesley a querer auxilia-lo, pag. 307.—Soult, tomando o commando do segundo, quinto e sexto corpo, é mandado pelo rei José para Plasencia: o mesmo rei José com as suas guardas e reservas, e o quarto corpo de Sebastiani, vae reunir-se a 26 de julho ao exercito de Victor. Cuesta é repellido pelos francezes para fóra de Santa Olalla, pag. 309. — Posição de sir Arthur Wellesley em Talavera de la Reyna, onde se dispõe a dar batalha aos francezes, pag. 310. — Trava-se a referida batalha nos dias 27 e 28 de julho: notavel firmeza que no meio d'ella mostra sir Arthur Wellesley, pag. 311. — Continuação da referida batalha no mesmo dia 28 de julho, pag. 313. — Os inglezes ganham a referida batalha: perda que os contendores n'ella tiveram, pag. 314. — Retirada dos francezes, permanecendo sir Arthur Wellesley em Talavera, continuando o seu exercito a ser victima da fome, pag. 315. — Soult apresenta-se em Plasencia, tendo sir Arthur Wellesley de lhe ir ao encontro em Oropesa, deixando Cuesta em Talavera, pag. 316. — Cuesta abandona sem nenhum escrupulo a posição que havia tomado, o que obrigou sir Arthur Wellesley a retirar-se para Deleytosa; o mesmo Cuesta demitte-se do seu commando no dia 12 de agosto, vindo sir Arthur Wellesley estabelecer o seu quartel general em Badajoz no dia 3 de setembro, pag. 317.— Operações e marchas de sir Roberto Wilson, sendo por fim derrotado, pag. 319. — Juizo de um official general portuguez sobre a campanha de Talavera, pag. 320 e 321. — Rasão por que o marechal Beresford se conservára inactivo na posição que tomára por trás do Agueda, pag. 322. — Continuação da precedente materia, até que por fim Beresford se resolve a operar, chamando a si os corpos que estavam no Porto, pag. 324. — Força do exercito portuguez que Beresford reuniu a si, e com que depois marchou para Hespanha em apoio de sir Arthur Wellesley, pag. 325.— Posições tomadas por alguns corpos do exercito portuguez, o qual presenciou nos acampamentos de Moraleja o primeiro fuzilamento de um soldado por deserção em tempo de guerra, pag. 326. — O exercito por-

tuguez retira para o seu paiz, por ter sir Arthur Wellesley ordenado a Beresford que viesse para Castello Branco; bom conceito que o mesmo Beresford ficou fazendo da tropa portugueza, pag. 327. — Considerações sobre a retirada de Talavera, cuja batalha valeu a sir Arthur Wellesley o titulo de lord Wellington; todavia cousa alguma ha n'ella que admirar, pag. 329. — Continuação das considerações sobre a dita retirada, pag. 330 - Continua ainda a anterior materia, pag. 331. - Sem rasso das queixas dos hespanhoes por lord Wellington se ter retirado para Portugal, pag. 332. — Continuação do precedente assumpto: mau concerto das tropas hespanholas, ferto por lord Wellington em officio para o seu governo, pag 334 - Estado dos exercitos francezes e hespanhoes na península, descripto officialmente pelo proprio lord Wellington, pag 336 a 338. — Sendo a batalha de Talavera o termo da campanha de 1809 para o exercito luso-britannico, não o foi todavia para o exercito hespanhol, pag. 339 — Batalha de Almonacid, ganha em 5 de agosto pelo general Sebastiani e o rei José sobre o general Venegas, que n'ella è inteiramente derrotado, pag. 350. - Intrigas da suprema junta da Hespanha com os differentes generaes dos seus exercitos, sendo Venegas o unico da sua affeição, e ao qual por similhante motivo conferio o commando do exercito do general Eguia: aquartelamento do exercito ingles e seus soffrimentos nas terras e praças junto ao Guadiana, pag 311 e 342. - Movimentos do duque del Parque contra os francezes: requisição do ministro hespanhol em Lisboa, Peres de Castro, pedindo 20 governo portuguez o auxilio do seu exercito em favor do dito duque, requisição a que lord Wellington se oppoz, pag. 313 e 314 - Não obstante isto del Pirque vae ao encontro da divisto Marchand, a qual é obrigada a se retirar do combate, perdendo a batalha de Tamanos, pag. 345.—O general Areyzaga, substituindo Eguia no commande do exercito da Carolina, poe-se em marcha sobre Madrid, pag. 346 — Grandissima derrota do referido exercito na funesta butalha de Ocasa, perdida por Areyzaga a 19 de novembro de 1809, pag 347. — O dupe del Parque, retirando-se para a Cidade Rodrigo, é derrotado em Alba de Tormes, e depois d'isto posto em debandada pelos francezes em 👺 🚾 🗫 vembro, pag 348. — A suprema junta ordena ao duque de Albuquerque que reche para o Guadiana, e abandone o posto de Mirabete e a Mesa do lbor, o que obrigou ford Wellington a passar com o seu exercito para junto da Cidade Rodrigo, pag. 349. - Conclusão do capítulo, pag. 330.

Capitulo V. — No começo do anno de 1810 o poder colossal de Napoleão só tinha contra si no continente europeu a Hespanha e Portugal; mas a Hespanha a elle se achava quan submettida, já porque o appare-

cimento das guerrilhas, depois de tantas derrotas dos exercitos hespanhoes, não podia embaraçar as operações dos exercitos francezes, e já porque o rei José e o marechal Soult, tendo-se dirigido contra a Andaluzia, haviam obrigado a junta central a retirar-se de Sevilha para Cadix. O estado politico da Hespanha não estava com melhor aspecto; dois partidos havia na referida junta, um dos quaes trabalhava para a installação de uma regencia, com o fim de manter as instituições da velha monarchia, o outro instava pela convocação das côrtes, sendo o resultado d'isto o odio geral contra a mesma junta, e a necessidade em que se via de nomear em Cadix uma regencia que a substituisse, baldando-se os esforços do ministro portuguez para que a nomeação recaísse na princeza do Brazil D. Carlota Joaquina, a favor da qual conseguiu todavia o reconhecimento dos seus direitos eventuaes á coroa da Hespanha, mallogrando-se por aquella occasião um projecto de tratado com esta potencia, em que se consignava a restituição de Olivença a Portugal, mallogro filho da opposição que lhe fez o embaixador britannico, e da da propria côrte do Rio de Janeiro. Quanto a Portugal, continuava da parte do governo do Brazil o seu abjecto servilismo para com a Inglaterra, não obstante as offensas que d'ella havia e a ruina que occasionara a nossa navegação e commercio, já pelo apresamento dos navios portuguezes, effeituado pelo bloqueio que pozera ao Tejo desde novembro de 1807, e já pelos tratados de commercio e alliança que nos extorquira em 1810. Foi a mesma Inglaterra a que solicitou e obteve da côrte do Rio de Janeiro duas successivas mudanças dos governadores do reino, na primeira das quaes foi introduzido lord Wellington, e na segunda o ministro inglez em Lisboa. Como consequencia de tantos desvarios e prepotencias da familia Linhares, appareceu em Londres em opposição a ella o Correio braziliense e outros mais jornaes, e no Rio de Janeiro Antonio de Araujo, por effeito de uma representação que entregou ao principe regente, sendo o resultado d'isto o incitamento geral dos portuguezes para o estabelecimento do governo parlamentar, incitamento provocado tambem em alto grau por aquelles mesmos jornaes, pag. 354.

## Synopse do capitulo

Estado da Europa com relação á França em 1810, tornando-se esta potencia hostil a Roma, tirando-lhe tres legações, que annexou ao reino da Italia, pag. 351. — A batalha de Wagram, ganha por Napoleão aos 13 de maio de 1809, submette novamente a Austria ao poder da França: mallogro das expedições inglezas, destinadas a Napoles, bem como ao Escalda e ilha de Walkeren, pag. 353. — Paz da Austria com a França em 14 de outubro de 1809: grande, poder de Napoleão na Europa e seu casamento com a archiduqueza Maria Luiza, pag. 354 e 355. — A Hes-

panha podia reputar-se quasi vencida em janeiro de 1840, pag. 356. — Causas productoras das famosas guerrithas hespanholas, pag 338. --Differentes chefes guerrilheiros, e districtos unde se manifestaram, pag. 359 - Nio obstante as ditas guerrilhas Suchet assenhorera-se de Aragão e Saint-Cyr da Catalunha; começo do famoso cerco de Gerona e descripção d'esta praça, pag. 360 a 362. — Continuação do referido cerco até à capitulação d'aquella praça em 10 de dezembro de 1809pag. 363, 364 e 365. — Depois da de Gerona cae agualmente em poder dos francezes a praça de Hostalrich, pag. 367. - Soult, approximando-se da Andaluzia, espalha grande terror em Sevilha, pag. 368. - Força dos exercitos hespanhoes e sua desmoralisação, pag. 369. — Indisposições de varios generaes contra a junta central de Sevilha, pag. 370. -- Mau estado da referida junta e dos seus exercitos para se opporem aos francezes, pag. 372. — Chegada do marquez de Wellesley a Cadex na sua qualidade de embarxador de Inglaterra, e querxas que faz ao governo hespanhol pela grande falta de mantimentos que experimentara o exercito britannico, pag. 373. -- Nem ford Wellington, nem o marquez de Wellesley, seu irmão, conseguem conferir-se a elle lord o commando do exercito hespanhol, querendo a junta central pelo contrario que o exercito luso-britannico fosse subordinado aos seus generaes, pag. 374 --Idéas liberaes em Hespanha, Semanario patriotico que as advoga, redigido por D. Manuel Quintana, pag. 376. — Jovellanos e outros mais liberaes suscitam a convocação das córtes, que a junta central finalmente ordenou por decreto de 22 de maio de 1809, pag. 377. - Mallogro de uma conspiração da nobreza contra a junta central; o supremo conselho de Castella declara-se contrario á junta, pag. 379. -- O duque do Infantado propõe na referida junta a nomeação de uma regencia, para a qualhavia por candidatos o cardeal de Bourbon e a priaceza do Brant. D. Carlota Joaquina, pag. 380.— D. Pedro de Sousa Holstein, manistro de Portugal junto do governo da Hespanha, reclama a regencia d'aquelle remo e a successão eventual d'aquella coróa em favor da referida pria ceza, no que não é aporido pelo marquez de Wellesley, reclama i natmente a restituição de Olivença, pag. 384 — A mesma reclamação de Olivenca não tem por si o apoio do citado marquez de Wellesley, como Pedro de Sonsa participa para o sen governo, pag. 383. — Conta is: ção da questão da regenera, por 384 - Formação de uma commissão executiva, individuos que a compozeram. Fixa-se a convocação das esc tes para o 1º de janeiro de 1810, pag. 385 — O decreto ou mainfesto da convocação das côrtes parece não ter agradado a nação hespanhola, contendo também expressões de que o ministro inglez se offenden, ten lo outras que pareciaiu referir-se a Portugid, pag. 386 — Lagerras e i siderações sobre alguns membros da commissão executiva é do namisterio malfogro de uma nova conspiração, pag 387 —O marquez de la Romana também conspira contra a junta central e seu mainfesto. Conside-

rações sobre as desintelligencias que havia entre os membros da referida junta, pag. 389. — Rasões que havia, ou se apresentavam, mostrando a inopportunidade da convocação das cortes, pag. 390. — Jovellanos e Quintana, com varios gazeteiros, eram os principaes influentes de similhante convocação; as côrtes deviam compor-se de duas camaras, mas a segunda nunca se convocou, pag. 391. — O rei José decide-se a invadir a Andaluzia, retirando-se de Sevilha para Cadix a junta central, pag. 392.— Soult entra em Sevilha, d'onde marchou para Cadix, sendo esta cidade salva pelo duque de Albuquerque, que para ella correu com o seu exercito, pag. 393. — Installação de uma junta provincial em Sevilha, sendo por ella nomeado o marquez de la Romana para commandar o exercito do duque del Parque, pag. 394. — Nomeação da junta de Cadix: a junta central elege um conselho de regencia; membros de que foi composto, pag. 395. — Rasões que por si teve cada um dos regentes nomeados para o seu respectivo cargo: o ministro inglez e a junta de Cadix são promptos em reconhecer o conselho da regencia, pag. 396. — Difficuldades da missão dos regentes, e importancia adquirida pelo general Castanhos. Os francezes approximam-se de Cadix, a qual se tratou de fortificar, pag. 397. — Mallogro dos parlamentarios mandados pelo rei José á regencia de Cadix, onde se continua com as respectivas fortificações; força a que subiu a sua guarnição; ingratidão para com o duque de Albuquerque, que sendo mandado como em degredo para Londres, com o pretexto de ministro da Hespanha, morreu n'aquella capital por effeito de desgostos, pag. 399. — A regencia declara abolida a lei salica em Hespanha e reconhecidos os direitos eventuaes da princeza do Brazil á coróa d'aquelle estado, aos quaes o ministro inglez abertamente se não oppoz, declarando-se todavia contrario á nomeação d'ella para regente, pag. 400. — Mallogro de um tratado de alliança que D. Pedro de Sousa Holstein, elevado ao titulo de conde de Palmella, negociara com a regencia, tratado em que figurava a restituição de Olivença, mas que não foi ratificado pela corte do Rio de Janeiro, pag. 401. — O Brazil accumula no Rio Grande do Sul tropas suas, cujo destino se torna suspeito á Hespanha, tendo o conde de Palmella de dar sobre isto uma satisfação ao governo hespanhol, pag. 403. — Suspeitando-se que as tropas brazileiras no Rio Grande eram destinadas a assenhorear-se dos territorios hespanhoes da margem oriental do rio da Prata, o ministro Azara reclama a sua remoção; não ratificando o Brazil o tratado acima mencionado, a restituição de Olivença fica de nenhum effeito, pag. 404. — Impossibilidade da Hespanha poder por si propria expellir os francezes da peninsula; postoque em desalento, o ministerio inglez persiste em fazer de Portugal a base das suas operações militares, tendo por si o cego apoio da côrte do Brazil, dirigida pelo conde de Linhares e por seu irmão, D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho, pag. 405. — Apesar das justas queixas que tinhamos da Inglaterra, nem o referido conde, nem o seu dito irmão

politica interes e agint que estre un acres, qu to produce nation, any differ the color of the THE WAY IN STREET AND ADDRESS OF property se dito see the other income to the Change with our against on the or wrong erian propage o su state estate, my 46 c 🕸 t raid to particular general a raig 1866 e est biogést pulsan a agencia o carintes a tababa jais ga a ajagis palajana, as aanata caagaas, a d equal erroler's striptes to establish top 4th - \$1500 tiga i diferencia qui appropria di manglio di Sando Pi profes reads deficiently a principle expense do the proper a Particle, for elle-Laurenth mounts or adopted this a production than the date of the company contract of agents can can also gas, yag alle a fille — à traban de allange can deputere, dat de parties than in the experience, sain his testion without the dire of 1979. Protogo, pag. 6-2 c 672. — A legislativ meno magnet, in dispetal e i pie jan calgius e alegan no un minutes lai reg all -- do à lemage auton e imp Leman que seu state to fluor a present mobilescie passes. Inth his present to reas on 4 to pale to diffe state termina companie care to er feben Telbebry, berteitere gen un de ne Camer, die Ch's 886.—Lant Websphie, después o commits on district. with heart posses his sest support for generalisation in reason contains in his in its Partie gain a mandan da Prictiga en Langua e maneira, ma dill'—ilparaco dinestro d'estre e describido de presidente da estra e de possibili des segracios entratgraria par attrigas de **la Demongia Antonia** de Sapin Constitutive, which destroice parts a data parameters a marry at Beneralis. postunido de despleces entrangenera para a <del>seguidora da partira</del>, <del>may alla —</del> Printegras a statie de dies de Jameses más additions à des adir de Carreno History France, seve-se tectures a effects pur ter land Wellington, mass refiguracijos mais inviceres as serviça da **mede de Balanda de meco da** que la Colo Cypraino - questas festas pues e Benell pelos governibles. do promo por se livro ter contenendo a catada demando, por AIA.—Faeggares sabarano/es des semecs governadores a respenta do cundo de Badnario, pag. 144 - Intrapas dos arquios Lasbares contra Antenas de Agrayo, post 1/12. — Esperarotação que o menho Antonio de Arango dipapa ao prancipe regente contra os trados Linhards; o prancipe era o proprin que pareza capristar em trans intripados os seus conscibentos, 100 566. - O Corres braziliense, periodico que se suprimes em Londesignation de em opposição ao minutro de Portugal a aquella capital, negat se prova por uma tirada que d'elle se transcruve, pag. 566 e 547. —



Exigencias infructuosamente feitas ao governo ingles pelo ministro de Portugal em Londres, para que o redactor d'aquelle periodico se mandasse sair da Gran-Bretanha: a côrte do Rio de Janeiro tambem se pronuncia contra o dito redactor, procurando diminuir o consumo do seu respectivo jornal, pag. 449. — Publica-se em Londres, por parte do governo, um outro jornal com o titulo de Investigador, para contrabalançar a opposição do Correio braziliense, lançando-se mão do suborno para com o redactor d'este, pag. 450. — Importancia que não obstante o exposto continuou a ter similhante jornal, pag. 451. — Officio de D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho para o Rio de Janeiro, em que trata do Correio braziliense, do dr. Heliodoro Carneiro e de José Anselmo Correia, pag. 452. — O jornalismo portuguez em Londres tinha por fim diffundir as idéas liberaes em Portugal, para a propagação das quaes havia já concorrido a administração do marquez de Pombal, pag. 455. -- Impulso que entre nós foram tendo similhantes idéas, pag. 456. — Motivos de descontentamento que contra si levantaram os governadores do reino; imposição de tributos por elles decretada, chamada contribuição de defeza; receita e despeza do estado em 1809 e seu enorme deficit, pag. 457 e 459. — Justos clamores do publico contra a introducção de lord Wellington no numero dos governadores do reino, pag. 461. - Lord Strangford exige no Rio de Janeiro uma nova modificação na regencia, querendo que o ministro inglez em Lisboa fosse nomeado governador do reino, e que se convocassem as côrtes, sendo a isto que o governo do Rio de Janeiro se mostrou adverso, pag. 462. — O conde de Linhares e seu irmão D. Domingos, elevado já ao titulo de conde do Funchal, opposto tambem á dita convocação; decreto da segunda modificação pessoal dos governadores do reino, sendo n'ella contemplado effectivamente como tal o ministro inglez em Lisboa, sir Carlos Stuard, pag. 463 e 464.— Proclamação dos governadores do reino, fazendo publica a nomeação do citado ministro inglez, pag. 466. — Juizo critico sobre os novamente nomeados, e motivos da indisposição publica contra elles, pag. 468 a 471.

Capitulo VI. — Ao passo que os generaes francezes invadem o sul da Hespanha com os seus exercitos, o general Bonnet trata pelo norte de se assenhorear das Asturias, sem que a Galliza lhe embarace as suas operações, e o general Junot de se assenhorear de Astorga, como conseguiu, podendo portanto dizer-se que Cadix e Portugal eram na peninsula os unicos pontos de resistencia seria aos francezes. Em Inglaterra, apesar da vehemencia da opposição parlamentar e da queda do ministerio de lord Castlereagh, persiste-se na continuação da guerra contra a França, decidindo-se o novo ministerio britannico, pela resolução em

que lord Wellington estava de defender Portugal a todo o custo, em elevar o exercito portuguez, subsidiado pela Gran-Bretanha, a força de 30:000 homens, circumstancia que obrigou os governadores do remo a cuidarem na remonta da cavallaria e no recrutamento do exercito, creando também mais quatro corpos de milicias em Lisboa, e seis batalhões de caçadores de primeira linha. Pela sua parte o marechal Beresford, não so começa a elogiar nas suas ordens do dia a disciplina das tropas portuguezas, mas ate a dar d'ellas favoraveis informações aos governadores do reino, os quaes, pelo bom concerto que também d'ellas faziam, tomaram a resolução de offerecer a lord Wellington o regimento de infanteria n.º 20, para com as forças inglezas ser igualmente empregado na defera de Cadix, como effectivamente foi. Entretanto lord Wellington, sendo que para resistir aos francezes não podia contar com os exercitos hespanhoes, mas sómente com o exercito luso-britannico, cujas forças craindesproporcionadamente inferiores as do nunugo, decidiu-se a fortificar Lisboa por meio das famosas linhas de Torres Vedras, que activamente cuidon em levantar, emquanto o exercito francez, com que o marechal Massena se dispunha a invadir Portugal, se entretinha na fronteira coma tomada da Cidade Rodrigo. Ainda assim a opposição parlamentar ingleza continuava nas suas aggressões, não só contra o ministerio britannico, mas ate mesmo contra Portugal, pagando-lhe assim, tanto a dita opposição, como o referido ministerio, com a mais dura ingratidão es pesados sacrificios que este reino estava fazendo na sua sustentação da luta contra a França, pag. 473.

#### Synopse de capitule

Rasões por que nos não propomos escrever uma lustoria detalhab da guerra da peninsula, com relação a Hespanha mallogro das operações de Suchet em Valencia, tomando todavia Lerida, Mequinenza e « castello de Morella, pag. 471 a 474. - Forças francezas contra a Andiluzia: operações afortunadas do general Sebastiani, communidante do quarto corpo francez. O marechal Mortier intima debalde à praça de Bisdajoz a sua rendicão, praça apoiada por então pelas forças do manques de la Romana e do duque del Parque, pag. 475. — O general Bonnet continua feliz nas Asturias, mefficacia das tropas da Galliza, novos reforços francezes entrados na Hespanha. Junot, commandante do ortavo corpo. toma Astorga, assenhoreando-se assim do reino de Leão, pag. 176. -Cadix era na Hespanha o unico ponto de resistencia seria aos francezes, descripção d'esta cidade e suas fortificações, pag. 477. — Tropas que a guarneciam. Terrivel tempestado que houve no seu porto em 6 de março. de 1810, occasionando avultadas desgraças, pag 479. — A opposição no parlamento inglez olha como cousa de partido as recompensas dadas a

sir Arthur Wellesley, pag. 481. — Invectivas da citada opposição contra o ministerio: o mesmo Canning se pronuncia contra lord Castlereagh, de que resultou um duello entre os dois e a dissolução do ministerio do duque de Portland e a formação do de mr. Perceval, pag. 482. — Lord Wellington, dirigindo-se a Sevilha, tem lá uma conferencia com seu irmão, que lhe abraça as suas opiniões e lh'as promette sustentar através de quaesquer embaraços junto do novo ministerio, pag. 483. — O mesmo lord Wellington participa a lord Liverpool as suas opiniões sobre a defeza de Portugal, pag. 483 a 485. — Entre os pontos da proposta de lord Wellington sobre o exercito portuguez e a citada defeza de Portugal figura a do augmento dos soldos para os respectivos officiaes, pag. 484.— Mensagem do novo ministerio inglez ao parlamento para se elevar o exercito portuguez, pago pela Gran-Bretanha, ao numero de 30:000 homens, sendo o marquez de Wellesley o defensor da referida mensagem, pag. 487 e 488. — Debate que sobre ella houve na camara alta desagradavel para os portuguezes, a favor dos quaes fallou na dos communs mr. Villiers: todavia approva-se a mensagem, pag. 488. — Na mesma casa dos communs tambem não faltou quem se mostrasse hostil aos portuguezes: carta do marquez de Wellesley dirigida ao ministro inglez em Lisboa em 5 de janeiro de 1810, pag. 490. — Eleva-se o subsidio fornecido pela Inglaterra a Portugal a dois milhões de libras, pag. 491. — Cuidam os governadores do reino na remonta da cavallaria, bem como no recrutamento do exercito, estabelecendo-se um deposito de recrutas, pag. 492 e 493. — Penas estabelecidas para os refractarios e auctoridades omissas no cumprimento dos seus deveres, pag. 495. — Recrutamento das milicias e creação de dois batalhões de atiradores em Lisboa e de dois de artilheria: convenção com Hespanha para se obstar ás deserções, pag. 496. — Creação de mais seis batalhões de caçadores de linha, por portaria de 20 de abril de 1811, dissolvendo-se a leal legião lusitana: força do exercito portuguez nos annos de 1808, 1809, 1810 e 1811; augmento de mais 12 por cento no soldo aos officiaes, segundo uma tabella junta, pag. 498. — Ordem do dia do marechal Beresford provando o estado de disciplina a que debaixo do seu commando tinha já chegado o exercito portuguez depois do anno de 1809: foram alguns commandantes portuguezes os primeiros elogiados pelo marechal, quanto á disciplina dos seus corpos, pag. 500. — Só oito mezes depois começam a ser elogiados pelo mesmo motivo os commandantes inglezes, pag. 502. — Informação dada pelo marechal Beresford a D. Miguel Pereira Forjaz sobre o estado em que achou o exercito portuguez, pag. 503. — Boa esperança que concebia de que o referido exercito, cujo commando se lhe confiára, aproveitasse para a defeza do reino, expondo tambem os melhoramentos de que precisava, pag. 505. — Os governadores do reino offerecem a lord Wellington o regimento de infanteria n.º 20 para ir para Cadix, para onde effectivamente embarcou com mais duas companhias de artilheria portugueza, pag. 507. — Humilhação abjecta dos governadores do reino para com os ingleses, sendo estes os mesmos que de aimilhante cousa dão provas, pag. 508. - Males que por aquelle tempo soffria Portugal por parte das tropas britannicas, sendo isto testemunhado pelo proprio lord Wellington, pag. 510. - Escandalosa conducta tida em Portugal por alguns dos proprios officiaes superiores do exercito inglez. Obstaculos que os exercitos francezes, destinados por Napoleão a uma nova invasão de Portugal, acharam nas historicas linhas de Torres Vedras, pag. 511. - A iniciativa de defender Lishoa por meio de fortificações foi mourisca em remotos tempos, muralha defensiva d'esta cidade mandada depois construir por D. Fernando I, pag. 513. - Nega-se que a iniciativa das linhas de Torres Vedras pertença ao major de engenheiros José Maria das Neves Costa, pag. 519 a 531. — Informação dada por lord Wellington contra a pretensão do citado José Maria das Neves Costa: parece que ao referido lord se não póde negar a gloria que lhe póde caber pelo levantamento das linhas de Torres Vedras, pag. 532. - For elle o que depois da batalha de Talavera, perdendo a confiança nos exercitos hespanhoes, teve de recorrer ao systema da guerra defensiva por elle adoptado, pag. 534. — Rasões que houve para a escolha do terreno em que se levantaram as linhas de Torres Vedras, pag. 536. - Primeiras disposições tomadas por lord Wellington, a que se seguiu mandar depois destruir algumas das obras ja feitas, pag [538. — Mappas designando os nomes dos reductos, as peças e as canhoneiras de cada um dos tres districtos da primeira linha, pag. 542 a 544. - A segunda linha tambem tinha tres districtos, cujos nomes se designam, pag. 545. — Mappas designando os nomes dos reductos, as peças e as canhoneiras de cada um dos districtos da segunda linha, pag 816 a 548. — Condições a que tinham de satisfazer os intrincheiramentos que constituiam a terceira linha; fortificações de Setubal, pag. 549. — Condições com que se começou a construir a que depois foi segunda lisha. sendo ella no seu principio olhada como sendo de facto a unica defea de Lisboa, pag. 552. — Execução dos trabalhos da segunda linha no datricto de Mafra, pag. 853. - Execução dos trabalhos no districto da 🔝 beça de Montachique, pag. 556. — Trabalhos no destiladeiro de Buerllas. pag. 556. — Trabalhos em Torres Vedras, Monte Agraço e Albandra, es quaes consulturam depois a primeira linha, pag. 557. — Continua a descripção dos referidos trabalhos, pag. 559 e 560. — O engenheiro ingles Pletzher dirige-se para o Côa, ficando substituido pelo capitão da mesma arma, John T. Jones: operam-se alguns reforços no flanco esquerdo e diresto da primeira linha, pag. 561. — Continuação das obras da Albandra. Bons serviços que prestaram as auctoridades portuguezas aos trabaltos da respectiva fortificação, para os quaes vinham apenados homens de desseis leguas de distancia: fortificações de Abrantes, pag 562. — Artigos wpeciaes, tirados textualmente da Memorio do capitão John Jones sobre to linhas de Torres Vedras, taes como trabalhadores, derecção dos trabalhas, artilheria, calculo da força das guarnições, estradas e communicações, total dos intrincheiramentos e guarnições, despeza feita com a construcção das linhas e conducta dos portuguezes, pag. 563 a 570. — Mappas por districtos, designando o numero das obras, e artilheria com que foram armadas, pag. 571 a 581. — Lord Wellington muda nos fins do anno de 1809 o aquartelamento das suas tropas das margens do Guadiana para as do Coa, estabelecendo elle o seu quartel general em Vizeu: força do seu exercito e suas posições no principio do anno de 1810. Intentos de Napoleão com relação á peninsula, pag. 582. — Forças francezas por então na Hespanha; sua distribuição e collocação; corpos destinados á invasão de Portugal e seus commandantes, sendo de todos elles commandante em chefe o marechal Massena, pag. 583. — Despeitos do general Junot e do marechal Ney para com o mesmo Massena e reciprocamente d'este para com elles, pag. 584. — Funestas consequencias de similhantes despeitos. Começam as operações do exercito de Massena, fazendo diversos reconhecimentos á Cidade Rodrigo, governada por D. André Peres de Herrasti, pag. 586. — Descripção da referida praça e sua tomada pelos francezes em 10 de julho de 1810, pag. 587. — Má situação da Hespanha e rasões por que se suppunha que Napoleão não desistiria de se apoderar d'ella, não tendo ella por si mais que o exercito luso-britannico para lhe resistir, pag. 588. — Exercitos hespanhoes chamados da esquerda, centro e direita, depois da entrada dos francezes na Andaluzia, dividindo-se estes de um modo analogo a perseguir aquelles, pag. 589.— Invasão e vantagens dos francezes na Andaluzia e do general Sebastiani em Murcia: forças hespanholas e inglezas destinadas á defeza da mesma Andaluzia, pag. 590. — Mallôgro do general Suchet contra Valencia: estado da Catalunha e do Aragão por aquelle tempo, pag. 591. — Estado das provincias de leste, norte e oeste da Hespanha, pag. 592. — Progresso da guerra das guerrilhas em differentes pontos da mesma Hespanha, pag. 593. — Continuação da precedente materia, pag. 595. — Hostilidades da opposição parlamentar contra o ministerio britannico por causa da continuação da guerra, e defeza exagerada do referido ministerio, pag. 596. — Extrema falta de moeda e premios que o governo inglez dava, tanto aos individuos que se alistavam na primeira, como na segunda linha: sommas que por este lado o exercito portuguez lhe poupou, com relação á força que entre nós subsidiava, pag. 597. — Justos motivos de queixa que o principe regente de Portugal teve contra a Gran-Bretanha e errada politica d'esta potencia para com elle, pag. 599. — Conclusão da precedente materia, pag. 600. — Correspondencia havida entre o auctor d'esta obra e o sr. tenente coronel de artilheria Joaquim da Costa Cascaes, originada por algumas asserções contidas a seu respeito na introducção de que o antecedente volume é precedido, pag. 603.



## **ERRATAS**

| Pag.       | Lin.      | Erros                | Emendas     |
|------------|-----------|----------------------|-------------|
| 39         | 6         | , das alturas        | nas alturas |
| 121        | 34        | exagerada            | exageração  |
| 441        | <b>30</b> | chicarasd e          | chicaras de |
| 191        | 15        | 50                   | 80-         |
| 131        | 16        | embro                | tembro      |
| 217        | 36        | Palhoça              | Palhaça '   |
| 218        | 2         | Pa                   | Pa-         |
| 210        | 3         | lhoca                | lhaça       |
| 273        | 4         | cu armente           | cularmente  |
| 371        | 4         | rean ima-lo          |             |
| 405        | 14:       | tivessedesacreditado |             |
|            |           | prova lo documento   | • •         |
| 488        | 24        | aquelle              | n'aquelle   |
| 547        | 4         | } Freixal            | Freizial    |
| <b>556</b> | <b>27</b> | ) I JULAGI           | E I GLAMI   |

N. B. Advertimos que onde a pag. 87, lin. 19, se diz que Beresford voltára da Madeira para Inglaterra, deve ler-se que em 15 de agosto de 1808 seguira d'aquella ilha para Lisboa, a fim de se juntar ás tropas inglezas que de Portugal expulsaram o exercito francez de Junot, como se diz a pag. 693 do segundo volume da primeira epocha.

Igualmente advertimos que quando a pag. 208, linha ultima, se diz que os partidistas do general Silveira lhe davam 3:000 homens para desde 18 de abril até ao dia 2 de maio de 1809 se oppor na ponte de Amarante á passagem dos francezes, deve entender-se que o verdadeiro numero dos citados defensores era de 5:650 homens de primeira linha, sendo 406 de artilheria, 290 de cavallaria e 4:954 de infanteria.

Finalmente onde na estampa quinta, collocada entre pag. 266 e 267, se diz: Portuguezes em 29 de maio, Francezes em 29 de maio — deve ler-se — Portuguezes em 29 de março, Francezes em 29 de março.

## COLLOCAÇÃO DAS ESTAMPAS OU DOS MAPPAS RELATIVOS Á GUERRA DA PENINSULA

## PRIMEIRO VOLUME DA SEGUNDA EPOCHA OU PRIMEIRO DA REFERIDA GUERRA

Estampa n.º 4 — Entre pag. 374 e 375.

- . n.º 2 Entre pag. 388 e 389.
- n.º 3 Entre pag. 444 e 445.

## SEGUNDO VOLUME DA SEGUNDA EPOCHA OU SEGUNDO DA GUEBRA DA PENINSULA

Estampa n.º 4 — Entre pag. 258 e 259.

- n.º 5 Entre pag. 266 e 267.
- n.º 6 Entre pag. 316 e 317.
- n.º 7 Entre pag. 348 e 349.

Vão no fim do dito segundo volume os mappas grandes:

- 4.º O da invasão do marechal Soult em 1809.
- 2.º O das linhas de Torres Vedras e seus respectivos fortes.

TOMO 11-2.4 EPOC.



| †<br>1<br>F<br>!<br>!                 |  |    | • . |  |
|---------------------------------------|--|----|-----|--|
|                                       |  |    | •   |  |
| ·                                     |  | •• |     |  |
| •                                     |  |    |     |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |    |     |  |
|                                       |  |    |     |  |
| •                                     |  |    |     |  |
| •                                     |  |    |     |  |
|                                       |  |    |     |  |
|                                       |  |    |     |  |
|                                       |  |    |     |  |
|                                       |  |    |     |  |
|                                       |  |    |     |  |
|                                       |  |    |     |  |

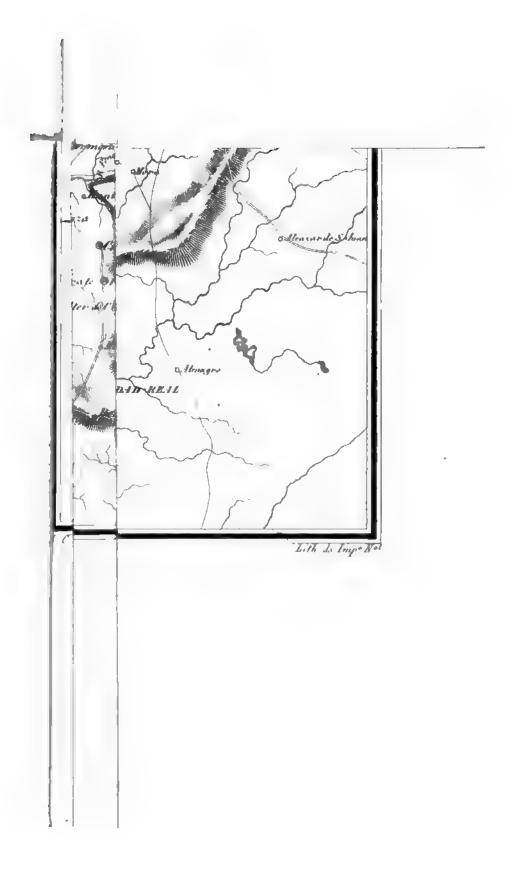



Chegada das doverego mentos franceses quando siera dellestey propos que se segui asemi degras da victoria.

Chegada das doverego mentos franceses um dos de Listo depose General Kellerman que teve logar a hatalha lieneral Kellerman

Comeral Losam

Comeral Fano

Comeral

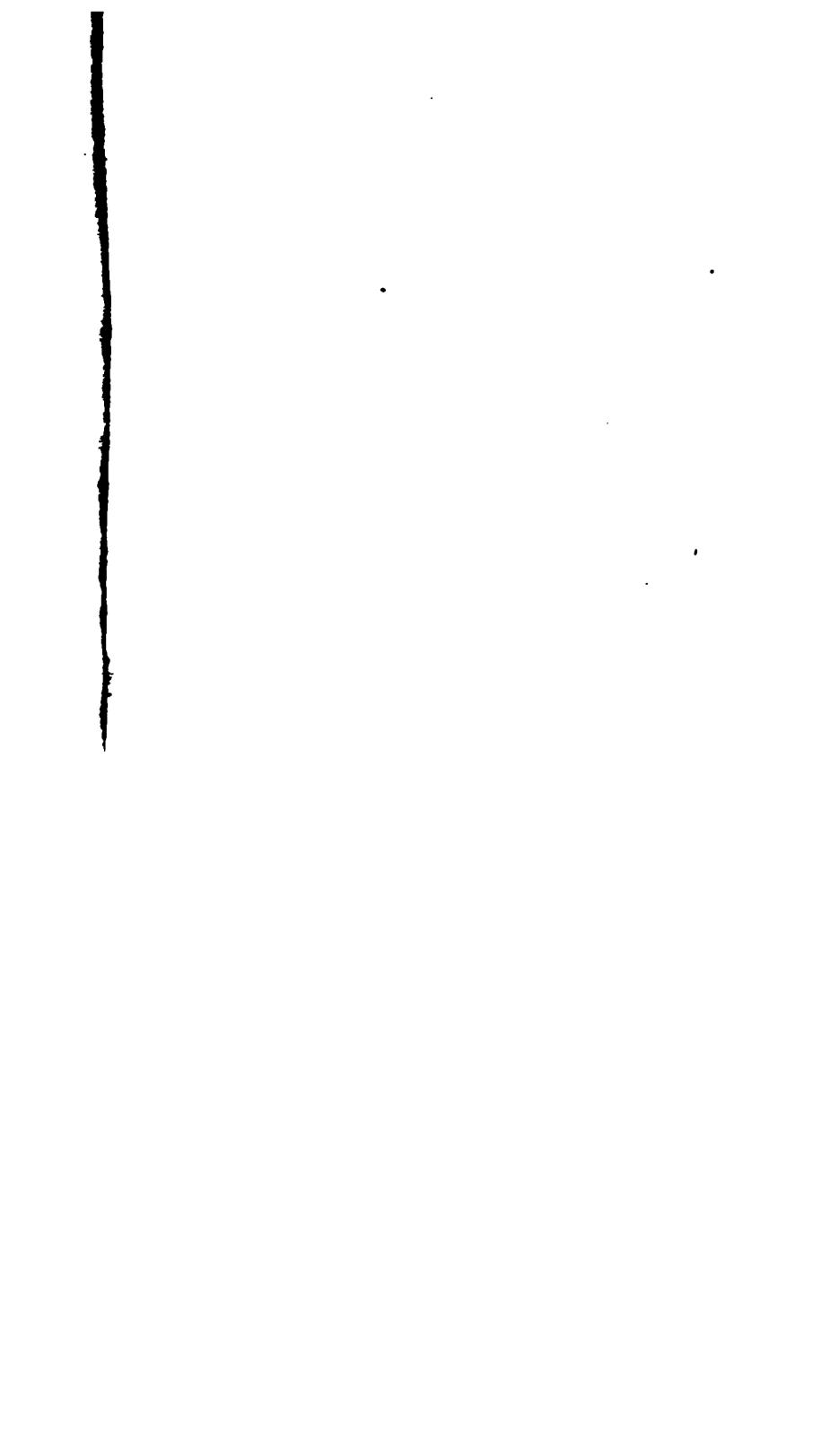



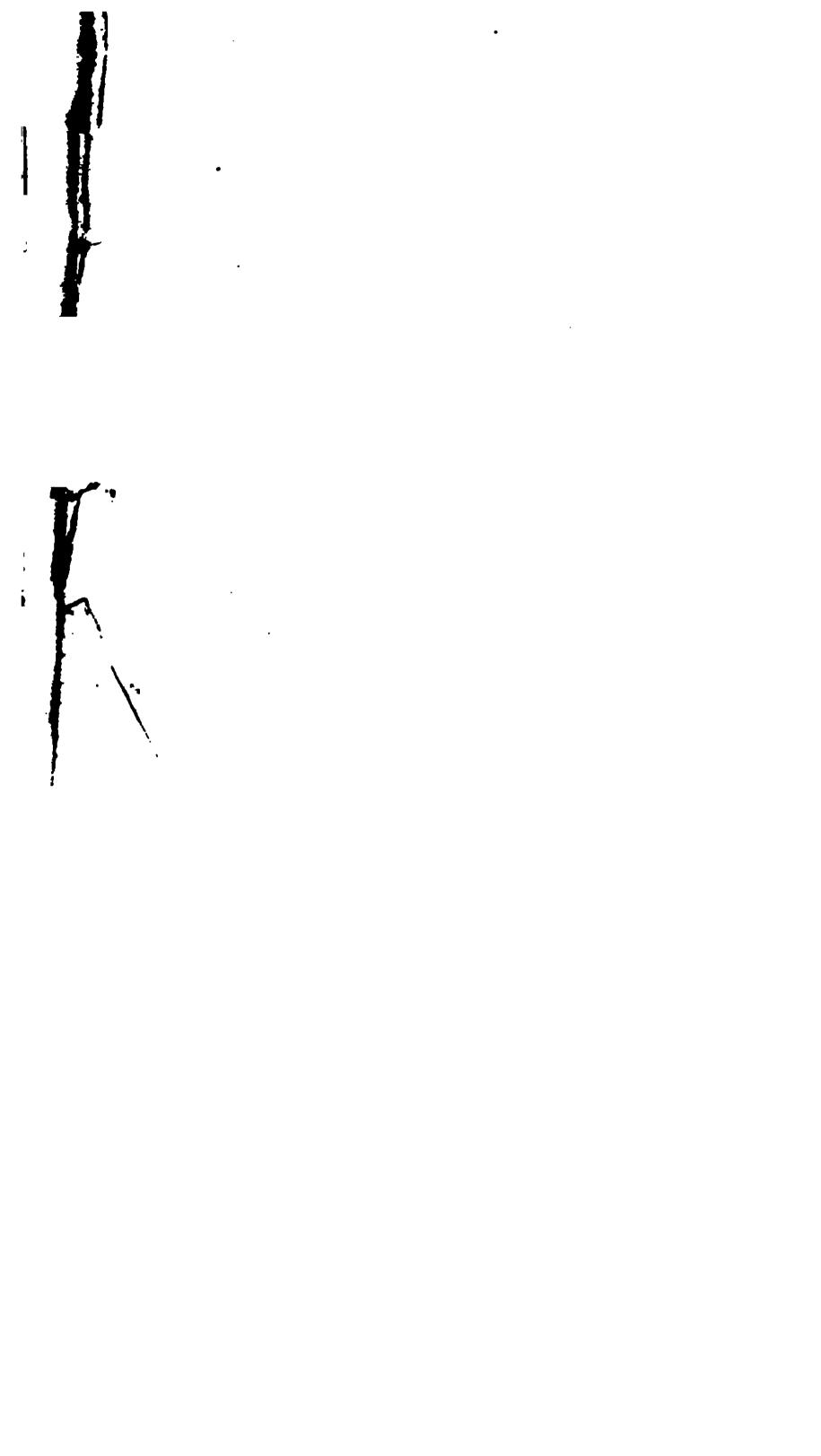







DP 646

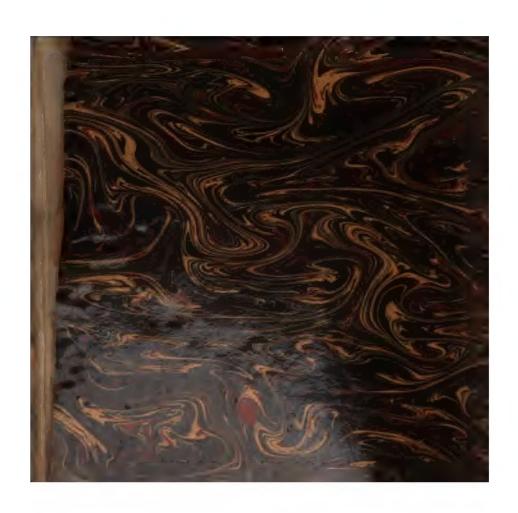



